

## HISTORIA GENEALOGICA DA

CASA REAL PORTUGUEZA.

## HISTORIA GENEALOGICA

DA

## PORTUGUEZA,

DESDE A SUA ORIGEM ATÉ O PRESENTE, com as Familias illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de Bragança.

JUSTIFICADA COM INSTRUMENTOS, e Escritores de inviolavel fé,

E OFFERECIDA A ELREY

# D.JOAOV.

NOSSO SENHOR

## D. ANTONIO CAETANO DE SOUSA,

C. R. Deputado da Junta da Cruzada, e Censor da Academia Real.

TOMO XII.
PARTE I.



LISBOA,

Na Regia Officina SYLVIANA, e da Academia Real.

Com todas as licenças necessarias



## INDEX

## DOS CAPITULOS,

que se contém neste Tomo.

## LIVRO XIII.

#### PARTE III.

CAPITULO I. De Dom Fernando de Vasconcellos, Senhor de Mafra, pag. 1.

CAP. II. De Dom Affonso de Vasconcellos e Menezes,

I. Conde de Penella, pag. 15.

CAP. III. De D. João de Vasconcellos, II. Conde de Penella, pag. 103.

CAP. IV. De D. Affonso de Vasconcellos, Senhor da

Casa de Penella, e Mafra, pag. 110.

CAP. V. De Dona Joanna de Vasconcellos, Senhora de Mafra, Viscondessa de Villa-Nova da Cerveira, pag. 116.

CAP. VI. De D. Fernando de Vasconcellos, Arcebispo

de Lisboa, Capellao mor, pag. 127.

CAP. VII. De D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, Commendador de Vallada, pag. 136.

CAP. VIII. De D. Antonio de Vasconcellos e Menezes, pag. 139.

## PARTE IV.

CAP. III. De D. Diniz de Portugal, Commendador de Oreja, pag. 159.

CAP. III. De D. Diniz de Portugal e Torres, pag. 170.

CAP.

CAP. IV. De D. Fernando de Portugal e Torres, Senhor de Villar Dompardo, pag. 171.

CAP. V. De Dom Bernardino de Torres e Portugal, VIII. Senhor de Villar Dompardo, pag. 173.

CAP. VI. De D. Fernando de Torres e Portugal, I. Conde de Villar Dompardo, pag. 174.

CAP. VII. De Dom Bernardino de Torres e Portugal,

pag. 176.

CAP. VIII. De Dom João de Torres e Portugal, II. Conde de Villar Dompardo, pag. 177.

CAP. IX. De D. João Antonio de Torres e Portugal, III. Conde de Villar Dompardo, e IX. da Corunha, pag. 179.

CAP. X. De D. Joanna Maria de Portugal e Mendoça, IV. Condessa de Villar Dompardo, pag. 183.

CAP. XI. De D. Pedro de Portugal, Senhor de Colmenarejo, pag. 191.

## LIVRO XIV.

### PARTE I.

CAP. II. De Rodrigo Affonso de Sousa, Senhor de Arrayolos, e Pavia, pag. 246.

CAP. III. De D. Diogo Affonso de Sousa, Rico homem,

Senhor de Mafra, pag. 262.

CAP. IV. De Alvaro Dias de Sousa, XVI. Senhor desta Casa, pag. 265.

CAP. V. De D. Lopo Dias de Sousa, Mestre da Ordem

de Christo, pag. 278.

CAP. VI. De Diogo Lopes de Sousa, Mordomo mor del-Rey D. Duarte, e D. Affonso V., pag. 474.

CAP. VII. De Alvaro de Sousa, XIX. Senhor da Casa

de Sousa, pag. 480.

CAP. VIII. De Diogo Lopes de Sousa, XX. Senhor da Casa de Sousa, Mordomo mór del Rey Dom Affonso V., pag. 489. CAP. CAP. IX. De André de Sousa, XXI. Senhor da Casa de Sousa, pag 498.

CAP. X. De Manoel de Sousa, pag. 500. CAP. XI. De André de Sousa, pag. 507.

CAP. XII. De Henrique de Sousa, Senhor de Oliveira do Bairro, pag. 509.

CAP. XIII. De Diogo Lopes de Sousa, Senhor de Oliveira de Bairro, e da Casa de Sousa, pag. 515.

CAP. XIV. De Vasco de Sousa, pag. 518.

CAP. XV. De Henrique de Sousa, I. Conde de Miranda, pag. 523.

CAP. XVI. De Diogo Lopes de Sousa, II. Conde de Miranda, pag. 529.

CAP. XVII. De Luiz de Sousa, Cardeal, Arcebispo de Lishoa, e Capelluo mor, pag. 537.

CAP. XVIII. De Henrique de Sousa Tavares, III. Conde de Miranda, I. Marquez de Arronches, pag.

CAP. XIX. De Diogo Lopes de Sousa, herdeiro desta Casa, pag. 554.

CAP. XX. De D. Marianna de Sousa, II. Marqueaz de Arronches, pag. 555.

CAP. XXI. De Alvaro de Sousa, pag. 568. CAP. XXII. De Christovão de Sousa, pag. 571.

CAP. XXIII. De Lopo de Sousa, Commendador da Alcaçova de Santarem, pag. 574.

CAP. XXIV. De Ayres de Sousa, Commendador da Alcaçova de Santarem, pag. 575.

CAP. XXV. De Francisco de Sousa, Commendador da Alcaçova de Santarem, pag. 584.

CAP. XXVI. De Lopo de Sousa, Commendador de Rio-Mayor, pag. 585.

CAP. XXVII. De Ayres de Sousa de Castro, Commendador de Rio-Mayor, pag. 587.

CAP. XXVIII. De Pedro de Sousa de Castro, pag. 589.

CAP. XXIX. De Ruy Dias de Sousa, pag. 590.

#### PARTE II.

APITULO I. De Dom Pedro Affonso de Sousa,

CAP. II. De Vasco Affonso de Sousa, Senhor de Anzur,

pag. 603.

CAP. III. De Diogo Affonso de Sousa, pag. 640. CAP. IV. De João Affonso de Sousa, pag. 644.

CAP. V. De Diogo Affonso de Sousa, pag. 648.

CAP. VI. De Antonio Affonso de Sousa, pag. 651. CAP. VII. De D. Diogo Affonso de Sousa, pag. 655.

CAP. VIII. De D. Antonio Affonso de Sousa, pag. 661. CAP IX. De D. Joao Affonso de Sousa Fernandes de Cordova, Il Senhor da Villa del Rio, pag. 667.

CAP. X. De Dom Vasco Affonso de Sousa, I. Conde de

Arenales, pag. 679.

CAP. XI. De D. João Affonso de Sousa, I. Marquez de Guadalcazar, Conde de Arenales, pag. 685.

CAP. XII. De D. Vasco Affonso de Sousa, Marquez de Hinojares, pag. 695.



# HISTORIA GENEALOGICA DA CASA REAL PORTUGUEZA. LIVRO XIII. PARTE III.

#### CAPITULO I.

De Dom Fernando de Vasconcellos, Senhor de Masra, &c.

12



O Capitulo XVI. dissemos, que Dom Assonso, Senhor de Cascaes, casara segunda vez com D. Maria de Vasconcellos, a qual era filha herdeira de Joanne Mendes de Vasconcellos, Senhor do Morgado de

Soalhaens, que lhe tocou por sua may, em virtude Tom. XII. A da da sentença delRey D. Duarte, sendo ainda Infante, na contenda que teve com seu irmao D. Mem Rodrigues de Vasconcellos, Mestre da Ordem de Santiago, a quem muitas memorias fazem mais velho do mesmo matrimonio, sendo elles sómente meyos irmãos; e contendendo sobre a herança de seu pay, em que houve grandes duvidas; porque Joanne Mendes pertendeo totalmente excluir a seu irmao, por ser Religioso, e fazendo Juiz arbitro ao Infante, se louvarao no que elle determinasse; e a 21de Outubro da Era de 1438, que he anno de Christo 1400, sentenciou que cada hum sicasse com os Morgados de sua mãy, e que os mais bens se partissem igualmente, excepto o Morgado de Freiris, que obrigava ao possuidor, que fosse pessoa leiga, e nao obrigada à Religiao; e o de Vasconcellos se partio em duas partes. Nesta sentença se nao sez menção de Ruy Mendes de Vasconcellos, Senhor de Figueiró, e Pedrogao, que era seu irmao, e o terceiro na ordem do nascimento; porque já era morto ao tempo, que o Infante proferio a sentença; mas sez mençao de seu filho Ruy Vasques Ribeiro de Vasconcellos, a quem mandou entregar, o que lhe tocava; e por restituição de alguma sazenda, que seu pay tinha gastado, se vendeo a Villa da Lousãa a EIR ey Dom Joao I. e o dinheiro se partio a quem tocava.

Era filho de Gonçalo Mendes de Vasconcellos, Fidalgo de grande estimação pela sua qualidade, e descendente por varonía da Familia de Vasconcellos,

huma

huma das antigas de Hespanha pela sua origem, a quem o Conde Dom Pedro no Titulo LIII. do seu Conde D. Pedro, tit, Nobiliario, dá principio no Conde D. Osoris, sendo 53. pag. 301. deduzida dos Osorios, como mostra evidentemente o Marquez de Mondejar na ascendencia da Casa dos O Marquez de Mon-Duques de Arcos, e o insigne D. Luiz de Salazar e de Leon, m.c. Castro; e sobre esclarecido nascimento, teve Gon-Salazar de Castro, Gloçalo Mendes excellentes partes; de sorte, que a sua se page 583 authoridade mereceo a attenção dos Reys Dom Pedro I., D. Fernando, e D. Joao I., a quem servio com valor em todas as occasioens do seu tempo. Foy Senhor das Villas de Loufãa, e Soâs, por merce del-Rey D. Fernando; e na merce refere, que lha faz pelo parentesco, que com elle tem; e assim era, ainda que por affinidade, por ser a may da Rainha D. Leonor Telles de Menezes D. Aldonça de Vasconcellos, filha de seu irmao Joanne Mendes. O mesmo Rey lhe deu as Villas de Pedrogao, e Penella de Riba-Homem, a Portagem de Coimbra, e lhe privilegiou a Quinta da Portella de Riba-Homem, que havia sido de seu pay, e lhe sez Doação da Villa de Pereira, por Escritura de 21 de Junho de 1411, e dos Casaes de Sandim, e das Quintas de Omaes, e Vermoin, que tambem lhe privilegiou. Foy Capitao General, e Fronteiro de Lisboa, quando ElRey D. Henrique II. de Castella sitiou esta Cidade, em que se mostrou tao indifferente, que ElRey sentido, elegeo em seu lugar a D. Pedro Alvares Pereira, Prior do Crato. Achou-se na paz, que estes dous Reys celebra-Tom. XII. Aii

rias de la Casa Farne-

celebrarao em Santarem, e no cafamento da Infanta D. Brites sua sobrinha, com ElRey D. Joao I. de Castella, que se effeituou em Elvas; e soy hum dos Senhores Portuguezes, em cujas mãos jurarao os Caftelhanos as Capitulações daquelle Tratado. He para admirar a prudencia, brio, e constancia de Gonçalo Mendes de Vasconcellos, na occasiao em que El-Rey D. Joao I. de Castella, por morte delRey D. Fernando, entrou em Portugal a tomar posse do Reyno por sua mulher a Rainha Dona Brites. Era elle Alcaide mor de Coimbra, e sendo a Rainha sua fobrinha, nao quiz entregar a Cidade, sem embargo de elle haver seguido o partido da Rainha D. Leonor Telles, por se persuadir que era contra o estipulado no contrato do casamento, e que nesta conformidade lhe nao devia fazer tal entrega; e se declarou contra elle, seguindo o partido do Mestre de Aviz, que recebeo em Coimbra, onde os Póvos Foat I. parte 1. cap. o acclamarao Rey no anno de 1381, e lhe derao Salga 10 de Araujo, Fa- por Conselheiro a Gonçalo Mendes de Vasconcellos: milia de Vasconcellos, tao grande era o respeito, e authoridade, que confervava. O dito Rey não só lhe confirmou todas as merces de seu antecessor; mas lhe deu as terras de Cantanhede de juro, e herdade, e a Villa de Alvarenga; e ultimamente se achou no Porto nas vodas do mesmo Rey com a Rainha Dona Filippa, donde o acompanhou a Coimbra, quando ElRey com o Duque de Lencastre seu sogro ordenavao entrar por Castella. Assim foy hum dos mayores Senhores do Rey-

Chronica del Rey Dom 16.62.e77. impr. em 1638.

no; porque além da illustre antiguidade da sua Casa, e da grande authoridade da sua pessoa, teve hum dilatado patrimonio. Faleceo na Era de 1446, que he anno de 1408. Jaz na Igreja de S. Domingos de Coimbra. Casou quatro vezes, a primeira com D. Maria Affonso Telles de Menezes, filha de Affonso Telles de Menezes, e de D. Berenguella Lourenço de Valadares. A segunda com D. Leonor Rodrigues Pimentel, filha de João Rodrigues Pimentel, e de D. Estevainha Gonçalves Pereira; e de nenhum destes matrimonios teve successão. Casou terceira vez com Dona Therela Affonso de Aragao, filha de Affonso de Aragao, e de D. Maria Nunes Cogominho, de quem teve a D. MEM RODRIGUES DE VASconcellos, que foy Mestre da Ordem de Santiago, celebre na historia daquelle tempo, pelo seu valor, e partes. Casou quarta vez com D. Theresa Vasques Ribeiro, filha herdeira de Ruy Vasques Ribeiro, Senhor do Morgado de Soalhaens, que por este casamento entrou na Familia de Vasconcellos; e de sua segunda mulher Dona Margarida Gonçalves. Era Ruy Vasques Ribeiro filho de Vasco Annes, e de D. Leonor Rodrigues Ribeiro, filha de Rodrigo Affonso Ribeiro, e de D. Maria Pires Tavares; e Vasco Annes era fillio de D. João Martins, que foy Bispo de Lisboa, e depois Arcebispo de Braga; o qual ElRey D. Diniz legitimou por Carta passada em Santarem a 28 de Janeiro da Era de 1346, que he anno de Christo 1308, e diz: Dom Diniz, v.c. que

eu querendo fazer graça, e merce a Vasque Annes, meu Vassallo, filho de Dom Joao, Bispo de Lisboa, e de Maria Pires, dispenso com elle, e legitimo-o, e faço lidimo, que aja as honras, testamentos naturaes, e todalas outras cousas, que hao aquelles, que sao lidimos. Era o Bispo nascido em Lisboa, além de ornado de letras, e merecimentos, pessoa de qualidade; porque era filho de Lourenço Martins, e de Dona Fruella Viegas, Fidalgos de Familias bem conhecidas naquelle tempo. Foy muy estimado delRey D. Morreo em Braga no primeiro de Mayo de Já havia instituido o Morgado de Soalhaens por huma Escritura de Instituição, e Doação, feita pelo Tabelliao Domingos Domingues de Torres-Vedras a 13 de Mayo da Era de 1342, que he anno de 1304; a qual ElRey confirmou por huma Carta feita em Santarem por Francisco Annes a 20 de Fevereiro da Era 1343, que he anno de 1305, na qual foy encorporada a Escritura da Doação. Depois sendo Arcebispo de Braga fez outra instituição para o Morgado de Soalhaens, em que deu a apresentação da Conesia (chamada de Masra, ou das Abitureiras) na Sé de Lisboa aos Senhores deste Morgado. primeiro, que nomeou o Arcebispo nos bens deste Morgado, que era em Coimbra, Viseu, Lisboa, e Porto, foy Vasque Annes, Cavalleiro de Soalhaens, e por sua morte seu filho lidimo Ruy Vasques, e que por sua morte o haveria sempre o primeiro filho legitimo varao, e neto, e bisneto, como fosse mais chegado;

chegado; e nao havendo filho varao legitimo, o haveria a polilha mais chegada lidima, até que haja varao legitimo, e que assim haja sempre de tornar por fuccessão. E diz mais o Arcebispo, que a dita Carta fique parxa, e valha por Morgado, e que se tenha, e guarde, como nella he contheudo; e que se apparecesse outra Carta, ou Cartas, Instrumento, ou Instrumentos, ou outra Escritura contra a referida, manda, que nao tenha valor algum, &c.. Foy feito este Instrumento publico por Thomás Boaventura, Tabelliao de Braga, e outra tal mandou fazer, e guardar nos armarios do Cartorio de Soalhaens. Dada em Braga a 24 dias andados do mez de Abril, Era 1353, que he anno 1315. Testemunhas Dom Egas Dias, Mestre Escola, Mem Rodrigues, Tabelliao, Vasco Peres, Cavalleiro de Tavares, e Gonçalo Paes Gueda, Cavalleiro.

Havia o Arcebispo, no tempo que sora Bispo de Lisboa, no anno de 1305 instituido a Capella de S. Sebastiao na antiga Sé de Lisboa, nomeando para Administrador della o herdeiro, e successor do Morgado de Soalhaens, que elle instituira, e annexou à dita Capella certos bens patrimoniaes, e lhe unio o Padroado, e rendimento da Igreja de Nossa Senhora das Abitureiras, que era de seu Padroado secular, e de Santo André de Masra, com consentimento de D. Maria de Lima, de cujo Padroado era; e unio tambem à mesma Capella huma Conesia na mesma Sé, por Bulla Apostolica do Papa Clemente VI. passada

em Avinhao no anno de 1350, o oitavo de seu Pontificado, em que lhe deu faculdade de unir à dita Capella, a primeira Conesia, que vagasse na referida Sé; e vagando a da quinta Cadeira, com effeito se unio à mesma Capella, e nella tomavao posse os Conegos chamados de Mafra, que parece, conforme à Instituição, se haviao nomear Capellaens móres de S. Sebastiao, como lhe chama o Instituidor, e o Papa Clemente VI. na referida Bulla. Era o Conego de Mafra Administrador desta Capella, e obrigado a mandar dizer duas Missas todos os dias, huma por ElRey D. Diniz, e outra pelo Bispo, e seus parentes defuntos, e outros encargos, como fe vem em hum largo letreiro, que está defronte do Altar do Santo, que mandou pôr no anno de 1588 Pedro Lourenço de Tavora, de quem adiante faremos menção, que foy Conego de Mafra, e Administrador da Capella; o qual refere o Illustrissimo Cunha na sua Historia Ecclesiastica de Lisboa.

Histor. Eccles. de Lisboa, part. 2. cap. 30. pag. 227. vers.

No Livro VII. Capitulo VI. pag. 236 do Tomo VIII. dissemos, como se uniras ao Padroado Real as Dignidades, Conesias, e mais Benesicios da antiga Cathedral de Lisboa, por concessão do Papa Clemente XII. que lhe concedeo a faculdade de contratar com o Padroeiro da Capella de S. Sebastias sobre o Padroado da dita Capella, por huma racionavel compensação, o que se passou a huma Escritura, que na Secretaria de Estado sez o Tabellias Manoel de Passos de Carvalho a 15 de Mayo de 1739, entre o Procu-

Procurador da Coroa João Alvares da Costa, authorisado para fazer o dito contrato de transacção, e compolição, por Decreto de 5 de Mayo de 1739, que se encorporou na Escritura, e D. Thomás de Lima Vasconcellos e Brito, XII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, Administrador do Morgado de Soalhaens, e da Capella de S. Sebastiao, sita na dita Sé, em seu nome, e de seus successores, pelo dito contrato de transacção, permutação, e compensação, cedeo o dito Visconde o Padroado in soldum da dita Capella, com tudo o que andava a elle annexo, desobrigando-se dos encargos della; e o Procurador da Coroa em nome delRey, e dos Reys seus successores, como perpetuo Administrador das Ordens de Christo, e Aviz, deu faculdade para que podesse, quem fosse Administrador do Morgado de Soalhaens, apresentar a Commenda de Santa Maria de Satao na Ordem de Christo no Bispado de Viseu, e a Commenda de Borba da Ordem de Aviz no Arcebispado de Evora, e do mesmo modo todos os seus successores, ou em si, ou em pessoas do sangue do Instituidor de hum, e outro sexo, assim homens, como mulheres, e na falta de parentes a estranhos; e no mesmo acto de apresentar por pensoens para quaesquer pesfoas, com outras muitas claufulas favoraveis aos Administradores do Morgado de Soalhaens; obrigandose a toda a possivel diligencia em Roma, para fazer confirmar o dito contrato pelo Pontifice, com todas as clausulas nelle incertas, e declaradas. ElRey ap-Tom. XII. provou

Prova num. 14.

provou depois esta Escritura por hum Alvará passado a 16 de Mayo de 1739. Com esta Escritura, e Alvará se supplicou ao Papa Clemente XII. que confirmou este contrato por Bulla, passada a 16 de Agosto de 1739, onde se encorporou o dito contrato; com a clausula porém de que nao podessem nomear em pessoas do sexo feminino, senao em falta de varoens, e que estes nao seriao menores de sete annos. E desta sorte ficarao sendo as referidas Commendas da apresentação dos Senhores do Morgado de Soalhaens; e assim o Visconde Dom Thomás de Lima, em virtude da faculdade referida, as nomeou na sua melma pessoa. Pareceo-nos precisa esta digressa, fallando na instituição do Morgado de Soalhaens, o haver de dar individual conta do modo com que a Conesia de Mafra passou para o Padroado Real, e da generosa compensação, com que o nosso Augusto Monarca satisfez aos Administradores delle; e assim voltando ao fio da historia no tempo antigo

Foy Joanne Mendes de Vasconcellos por morte de sua mãy Senhor dos Concelhos de Aregos, e Soalhaens, Administrador do seu Morgado. Servio a ElRey Dom Fernando, acompanhando a seu pay na guerra contra Castella, seguio o partido da Rainha D. Leonor Telles sua parenta; o dito Rey lhe tinha dado as rendas de Evora-Monte, e as Alcaidarias móres de Miranda, e Estremoz, sustentou a Rainha, contra a opiniao de seu pay, e irmao, levantando huma bandeira por ella, com muito risco

## da Casa Real Portug. Liv. XIII.

da sua pessoa: pelo que amotinando-se o povo, o lançarao da Villa, que entregarao ao Mestre de Aviz; daqui passou a Moura. Era casado com D. Brites Pereira irmãa do Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, contra cuja opiniao feguio Joanne Mendes de Vasconcellos o partido de Castella, e que o fizesse sendo cunhado do Condestavel, irmao de Mem Rodrigues, e de Ruy Mendes de Vasconcellos, e filho de Gonçalo Mendes de Vasconcellos, que seguias o Mestre de Aviz, nao padece duvida na historia daquelle tempo, de que o insigne Luiz de Camoens teve motivo para dizer, quando descreveo a batalha de Aljubarrota na Oitava 32 do Canto 4.

Contra Irmãos, e parentes, caso estranho.

O que commentando Faria, diz: Que singularmente Faria, Commento às alude el Poeta en esta ultima repeticion de los herma- Lujiadas, Cant. 4. Oit. 32. pag. 295. nos, que alli pelearon contra sus hermanos, a los tres Vasconcellos, que eran Men Rodrigues, Rodrigo Mendes, y Joanne Mendes; por quanto estos Cavalleros eran de la primera Magnitud en aquel figlo, y assi se echava mucho de ver el pelear Joanne Mandes contra sus hermanos en tan insigne ocasion. Posto o Reyno em paz, voltou ao serviço del Rey D. Joao I.; e alsim por ordem sua foy a Castella, onde sicou em refens para a segurança da paz entre os dous Reynos, e no anno de 1415 se achou na tomada de Ceuta com o mesmo Rey.

Succedeo na sua Casa seu neto D. Fernando de Tom. XII. Bii Val-

Vasconcellos como herdeiro de D. Maria de Vasconcellos, e foy Senhor do Morgado de Soalhaens, e das terras, que teve sua mãy, que ElRey D. Duarte confirmou no anno de 1438 de juro, e herdade. Por morte delRey seguio D. Fernando o partido da Rainha D. Leonor contra o Infante D. Pedro Regente, e acompanhou a D. Affonso seu pay, quando passou a Castella, e a D. Maria de Vasconcellos sua esposa, seguindo tao constantemente a Rainha, que la morreo. Casou com D. Isabel Coutinho, Senhora de Mafra, e Enxara, e outras terras, filha de D. Pedro de Menezes, II. Conde de Vianna, e I. de Villa-Real, e de sua terceira mulher a Condessa D. Brites Coutinha, filha de Fernando Martins Coutinho, Senhor de Mafra, e Enxara dos Cavalleiros, e de sua mulher D. Leonor de Sousa, filha de D. Lopo Dias de Sousa, Mestre da Ordem de Christo; e desta uniao nasceo unico

13 D. AFFONSO DE VASCONCELLOS E ME-NEZES, I. Conde de Penella, que occupará o Capitulo feguinte.

|                                                                 | D. Pedro de<br>Menezes, II.                                          | Fernando Martins Coutinho, Senhor de Mafra, e Enxara dos Cavalleiros, & em 1393. | D. Joao Affonso<br>Tello de Menezes,<br>I. Conde de Bar-<br>cellos, e Ourem.<br>A Condessa Dona<br>Guiomar Lopes de<br>Villalobos. | Lopo Fernandes Pacheco, Senhor de Ferreira de Aves.          | D. Gonçalo Annes Tello de Mene- zes, Rico-homem.  D. Urraca Fernandes de Lima.  Dom Lourenço Soares de Valla- dares.  D. Sancha Nunes Chacim.  Joaó Fernandes Pacheco, Senhor de Ferreira de Aves.  D. Estevainha Lopes de Paiva.  Ruy Gil de Villalobos.  D. Theresa Sanches, filha delRey D. Sancho o Bravo de Castella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Conde de Vi- anna, e I. de Villa-Real, + a 22 de No- vembro de 1437. |                                                                                  | João Rodrig. Por-<br>tocarrero , Alcai-<br>de mór de Tarifa.                                                                       | D. Maria Annes.                                              | Lourenço Portocarrero.  D. Guiomar Rodrigues Fafes.  D. Joaó Martins de Soalhaens, Arcebispo de Braga.  N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dona Isabel Coutionho, Sen. de Masra, mulher de D.Fernan-       | Dona Brites<br>Coutinho,                                             |                                                                                  | Coutinho.                                                                                                                          | Moreira.                                                     | N.  N.  Signature of the contraction of the contrac |
| do de Vaf-<br>concellos,<br>Senhor do<br>Morg, de<br>Soalhaens, |                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                    | Fernao Martins da<br>Fonseca.<br>Theresa Pires Va-<br>rella. | D. Urraca Rodrigues da Fonseca.  Pedro Palha.  D. Urraca Fernandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                 |                                                                      |                                                                                  | Brites Gonçalves<br>de Moura.                                                                                                      | Jacs de modra                                                | D. Gonçalo Vasques de Moura.  D. Mariannes.  Alvaro Gonçalves de Sequeira.  D. Brites Fernandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 |                                                                      |                                                                                  | D. Lopo Dias de Soula, Mestre da Ordem de Christo.                                                                                 | D. Maria Telles de<br>Menezes.                               | D. Diogo Affonso de Sousa, Rico- homem, Senhor da Casa de Sousa.  D. Violante Lopes.  Martim Affonso Telles, Rico-ho- mem, **x em 1356.  D. Aldonça de Vasconcellos.  N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                 | Tom. XII.                                                            |                                                                                  | D. Catharina Tel-<br>les.                                                                                                          | \{\bigg\{\n,\dagger}\}                                       | \{ \text{N}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 | A OHI ZEEL                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                              | WARA I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



anno

#### CAPITULO II.

De Dom Affonso de Vasconcellos e Menezes; 1. Conde de Penella.

13 P Ara ser contado entre os excellentes Va-roens do appellido de Vasconcellos, nasceo no anno de 1441 unico filho de D. Fernando de Vasconcellos, e de Dona Isabel Coutinho, Senhores de Mafra, &c. D. Affonfo de Vasconcellos e Menezes, em quem as virtudes proprias forao o brilhante dos seus esclarecidos ascendentes. Começou a servir em Africa, sendo Fronteiro do Conde de Vianna Dom Duarte de Menezes, Governador de Arzilla, como se vê na sua Chronica, acompanhando-o em diversas Chronica de D. Duarto occasioens. Quando ElRey de Fez poz o segundo de Menezes, cap. 74. sitio aquella Villa, teve D. Affonso o mais perigoso posto, que o Conde lhe deu a seu requerimento; porque levado do ardor do feu espirito, nada lhe causava pavor. No anno de 1461 o acompanhou na entrada, que fez nas terras dos Mouros, até chegar junto dos muros da Cidade de Tangere, tendo grande parte em huma tao gloriosa vitoria. Quando El-Rey D. Affonso V. passou à Africa, o acompanhou nas entradas, que fez, e particularmente quando matarao na ferra de Benecafú ao Conde Dom Duarte. Depois quando o mesmo Rey foy sobre Tangere no

Torre do Tombo, liv. 3. dos Mystic. pag.4.

Goes, Chron. do Principe D. João, cap. 50. pag. 203.

anno de 1463 o acompanhou, levando hum Galeao à sua custa, que com huma grande tormenta se perdeo, e elle se salvou no batel com nao pouco perigo. Os merecimentos de D. Affonso, e o seu esclarecido nascimento derao motivo a ElRey D. Affonso V. o crear Conde de Penella, por Carta passada em Lisboa a 24 de Outubro de 1471, e nella diz: Esguardando nos ao grande devido, que comnosco ha Dom Affonso de Vasconcellos, nosso bem amado sobrinho, e de grandes merecimentos, e serviços, vc. Depois quando o mesmo Rey entrou no anno de 1475 com o seu Exercito por Castella, hia na retaguarda o Duque de Guimaraens, como Condestavel do Reyno; e de cada banda da batalha hiao duas alas, de que erao Capitaens Dom Affonso, Conde de Faro, Dom Henrique de Menezes, Conde de Loulé, D. Affonso de Vasconcellos, Conde de Penella, e D. Joao de Castro, Conde de Monfanto.

Foy o Conde Dom Affonso Senhor de Masra, Enxara dos Cavalleiros, dos Concelhos de Aregos, e Soalhaens, e da mais herança de sua avó D. Maria de Vasconcellos: foy do Conselho delRey D. Asfonso V., e se achou nas Cortes por seu Procurador, que se fizeras em Lisboa, quando soy jurado o Infante D. Assonso seu neto no anno de 1476 successor do Reyno. Foy Adiantado da Extremadura, e Regedor das Justiças, e o quinto, que occupou este grande lugar. Faleceo no primeiro de Novembro de

1480.

## da Casa Real Portug. Liv. XIII. 17

1480. Jaz em o Convento de Santo Agostinho de Santarem, onde tem este Epitasio:

Aqui jaz o magnifico Senhor D. Affonso de Vasconcellos e Menezes, Conde, e Senhor de Penella, o qual foy bisneto do Infante Dom João, filho lidimo del Rey D. Pedro de Portugal, e assim nao menos de virtude, que de Real sangue, e linhagem, e todo esse tempo, que viveo, fez taes, e tao assignados servissos aos Reys de Portugal, e ao mesmo Rey, que nenhum accrescentamento de mayor Estado pudera satisfazer os seus grandes merecimentos. Viveu trinta e nove annos, e finou-se no primeiro de Novembro da Era 1480, e a muito magnifica D. Isabel da Sylva, Condessa de Penella sua mulber, escolheo tambem para si a mesma sepultura, que não sem causa, foy huma só ambos na morte, aos quaes foy huma só a vontade na vida vivendo-a.

Casou com a Condessa D. Isabel da Sylva filha de D.

D. Lopo de Almeida, I. Conde de Abrantes, e da Condessa Dona Brites da Sylva; e desta illustrissima

uniao nascerao os filhos seguintes:

14 D. JOAO DE VASCONCELLOS E MENEZES. II. Conde de Penella, Capitulo III. = \* 14 Dom FERNANDO DE VASCONCELLOS, Arcebispo de Lifboa, que occupará o Capitulo VI. = 14 SIMAO DE Vasconcellos, que morreo moço. = 14 D. Jor-GE DE VASCONCELLOS, que foy Conego na Sé de Lisboa. = \* 14 D. Brites da Sylva casou com D. Joao de Ataide, d. I. = \* 14 D. MARIA DA Sylva casou com Joao Freire, Senhor de Bobadella, adiante d. II. = \* 14 D. JOANNA DA SYVLA casou com Alvaro Pires de Tavora, Senhor do Mogadouro, d. III. = 14 D. Leonor da Sylva, Religiosa da Ordem de Cister no Mosteiro de Cellas de Coimbra, de que foy Abbadessa; e no mesmo Mosteiro forao tambem Freiras outras suas irmaas, como refere Diogo Gomes de Figueiredo. = 14 D. Joanna da Sylva, Religiosa da Ordem de S. Domingos no Mosteiro da Annunciada de Lisboa, onde foy Prioressa.

## S. I.

\* 14 D. BRITES DA SYLVA casou com D. Joao de Ataide, filho dos II. Condes de Atouguia D. Martinho de Ataide, e de sua musher D. Filippa de Azevedo, no anno de 1481. Foy D. Joao por Lugar-Te-

nente da Armada, que mandou à Africa ElRey D. Joao II. à ordem de Dom Diogo Fernandes de Almeida, depois Grao Prior do Crato. Omesmo Rey o nomeou Regedor das Justiças, vagando por Fernao da Sylveira, que elle nao quiz aceitar; porque interiormente desprezava as cousas do Mundo; e assim por morte de sua mulher, em vida de seu pay, tomou o habito de S. Francisco, onde faleceo com opiniao de santidade no anno de 1507; e tiverao os silhos seguintes: = \* 15 D. Affonso DE ATAIDE, Senhor de Atouguia, adiante. = 15 D. Jorge de ATAIDE, que morreo moço sem estado. = \* 15 D. ISABEL DA SYLVA DE ATAIDE, de quem se fará logo menção. = 15 D. Brites da Sylva, Freira em Odivellas, donde foy Abbadessa. = \* 15 D. AFFONSO DE ATAIDE, foy III. Senhor de Atouguia, Alcaide mor de Coimbra: acompanhou a El-Rey D. Manoel quando passou a Castella a ser jura- Nobiliario de D. Luz do Principe herdeiro daquella Monarchia. Militou em Africa, e esteve em Tangere no tempo, que a governava D. Joao de Menezes, Prior do Crato, e le achou com elle em diversas occasioens, e na celebre de Aldequibir. Casou com D. Maria de Magalhaens, filha de Fernao Lourenço da Mina, de quem teve = 16 D. Martim Gonçalves de Ataide, que tendo hum defafio com D. Simao da Sylveira, e sendolhe contraria a fortuna, ficou muy ferido; e descontente do successo, soy para Cabo de Gué, onde esteve até que os Mouros tomarao aquella Vil-Tom. XII.

la, em cuja entrada, pelejando valerosamente, foy morto, sendo ainda vivo seu pay. = 16 D. Luiz DE ATAIDE, por morte de seu irmao succedeo na sua Cafa, foy IV. Senhor de Atouguia, e de Peniche, e outras terras, Alcaide mór de Coimbra, Vice-Rey da India, onde entrou em Outubro de 1568, Varao grande, em quem o valor acreditou a prudencia; de forte, que foy hum dos mais excellentes, que occuparao este grande lugar, sendo o X. que teve este țitulo: as suas emprezas causarao espanto na Asia, fazendo tao respeitado o seu nome, que eternamente será saudoso naquelle Estado, que governou até Setembro de 1571; e voltando ao Reyno, ElRey D. Sebastiao o recebeo com grande honra, e o levou comfigo debaixo do Pallio, da Cathedral à Igreja de S. Domingos, onde foy render as graças ao Deos das vitorias pelas que Dom Luiz confeguira no Oriente. Passou segunda vez no anno de 1577 por Vice-Rey à India, despachado com o titulo de Conde de Atouguia, e a Casa de juro: porém com dous annos e sete mezes morreo no de 1581, para fer collocado no templo da Heroicidade. ElRey D. Filippe II. o havia creado Marquez de Santarem, porém já o achou morto esta merce, quando chegou. Casou tres vezes, a primeira com D. Joanna de Vilhena, filha de Luiz Alvares de Tavora, Senhor do Mogadouro, e de sua mulher Dona Filippa de Vilhena. A segunda com D. Maria de Noronha, filha de D. Sancho de Noronha, IV. Conde de Odemira, como se disse a

Faria, tom. 2. part. 3. cap. 19.

pag. 572 do Tomo IX. E a terceira com D. Isabel de Menezes sua sobrinha, filha de Tristao da Cunha, Commendador de S. Pedro de Torres-Vedras, e de D. Helena de Ataide sua irmãa; e a Condessa por sua morte foy Freira nas Descalças da Madre de Deos de Lisboa: porém de nenhum destes matrimonios sicou successão; porque do terceiro teve = 17 D. VALENTIM AFFONSO DE ATAIDE, que morreo de curta idade, e outros mais, que tambem morrerao meninos. = 16 D. ALVARO GONÇALVES DE ATAI-DE passou a servir à India, e voltando ao Reyno soy Commendador de Santa Maria de Escalhao na Ordem de Christo. Fez sempre huma vida retirada; e fendo já velho herdou a Cafa do Conde D. Luiz feu irmao. Casou com D. Isabel da Sylva sua sobrinha. silha de Luiz Gonçalves de Ataide seu primo, Senhor da Ilha Deferta, e de sua mulher D. Violante da Sylva; e nao tiverao successão: e ficando ella viuva, foy Religiofa no Mosteiro da Madre de Deos de Lisboa. = 16 D. Joao de Ataide, Capitao de Ormuz, que morreo sem successão. = 16 D. Vasco de Ataide, que acompanhando a ElRey Dom Sebastiao as duas vezes, que passou à Africa, morreo na batalha de Alcacere no anno de 1578, havendo casado com D. Luiza Henriques, filha de Joao Arraes de Mendoça; e tiverao a Dom Affonso DE ATAIDE, que morreo de curta idade; e sua mãy cafou depois com D. Diogo de Eça. = 16 D. FILIP-PA DE ATAIDE casou com D. Diogo de Castro, Al-Tom. XII. Cii caide

caide mór do Sabugal, e nao tiverao fuccessao; ella foy depois Camereira mór da Rainha D. Catharina. = 16 D. Brites de Ataide casou com Christovao de Brito, sem successão; e sicando viuva, casou segunda vez com Francisco Barreto, que soy Governador da India, de quem tambem nao teve filhos. = 16 D. HELENA DE ATAIDE casou com Tristao da Cunha, filho de Simao da Cunha, Commendador de S. Pedro de Torres-Vedras, Trinchante delRey Dom Joao III., irmao do Grande Nuno da Cunha, Governador da India, onde elle tambem servio; e de sua mulher D. Isabel de Menezes; e tiverao = 17 SIMAO DA CUNHA, que casou com D. Ignez de Mello, Senhora de Povolide, como dissemos no Capitulo XI. d. V. deste Livro, e a = 17 Nuno DA Cunha, que servio na India, Capitao mór do Malavar, ea = 17 D. Isabel de Menezes, que foy terceira mulher de seu tio o Conde de Atouguia, como acima dissemos; e a = 17 Tristao da Cunha, que morreo na batalha de Alcacere no anno de 1578.

16 D. Antonia de Ataide, que foy a ultima filha de Dom Affonso de Ataide, III. Senhor de Atouguia, casou com Joao de Brito; e tiverao = 17 Lopo de Brito, que morreo na batalha de Alcantara, seguindo ao Prior do Crato. = 17 Christovao de Brito, que morreo na mesma occasiao. = 17 D. Iria de Brito, que casou com D. Diogo Pereira, Conde da Feira; e depois com D. Francisco Manoel, Conde de Atalaya, como dissemos no Livro

Livro XII. Capitulo IX. pag. 543 do Tomo XI. \_\_ 17 E D. Francisca de Brito, que foy Religiosa no Mosteiro de Chellas.

\* 15 D. Isabel da Sylva, filha de D. Brites da Sylva, e de D. Joao de Ataide, Senhor de Atouguia, casou com Simao Gonçalves da Camera, III. Capitao Donatario do Funchal na Ilha da Madeira, Senhor das Villas da Ponta do Sol, Calheta, e das Ilhas Defertas, e Porto-Santo, que faleceo no anno de 1530, e foy sua segunda mulher; e nos seus descendentes, pela falta de successão, recahio a Casa de Atouguia; e tiverao os filhos seguintes: = 16 Joao Gonçalves de Ataide, que morreo moço. = \* 16 Luiz Gonçalves de Ataide, com quem se continúa. = 16 D. Brites, que foy Abbadessa de Santa Clara do Funchal. = 16 D. ISABEL, e D. MARIA, ambas Freiras no dito Mosteiro, que seu avô edificou. = \* 16 Luiz Gonçalves de Atai-DE, foy Commendador de Andufe na Ordem de Christo, e Senhor da Ilha Deserta, a qual se desmembrou da Cafa de seu irmao para satisfação do dote de sua mãy. Casou com D. Violante da Sylva, filha de Francisco Carneiro, Secretario del Rey D. Joao III. e Capitao Donatario da Ilha do Principe; e de sua mulher D. Mecia da Sylveira; e tiverao os filhos seguintes: = \* 17 Joao Gonçalves de ATAIDE, com quem se continúa. = 17 \* SIMAO GONÇALVES DE ATAIDE, adiante. = 17 MARTIM Gonçalves de Ataide, que morreo na batalha

de Alcacere. 

17 Fr. Martinho, e Fr. Joao, Religioso da Provincia da Arrabida. 

17 Frey Francisco da Camera, Religioso dos Eremitas de Santo Agostinho. 

17 Manoel da Camera, que tambem morreo na batalha de Alcacere. 

17 Alvaro Gonçalves de Ataide, que servindo na India, tomou o habito dos Capuchos naquelle Estado. 

17 D. Isabel da Sylva casou, como se disse, com seu tio D. Alvaro Gonçalves de Ataide. 

17 D. Maria da Sylva, Religiosa no Mosteiro de Santa Martha de Lisboa, onde acabou santamente.

\* 17 JOAO GONÇALVES DE ATAIDE, veyo a succeder por sua avó Dona Isabel da Sylva na Casa de Atouguia pela falta de successão do Conde D. Luiz de Ataide, e de seus irmãos, e foy IV. Conde de Atouguia, Commendador de Andufe na Ordem de Christo. ElRey D. Filippe II. no anno de 1588 lhe deu a Casa de juro, conforme à Ley Mental, e as Ilhas de Berlenga, e Baleal; e no anno de 1592 lhe confirmou o Castello, Pescaria, e Commenda de Arguim, que fora de seu cunhado Diogo de Miranda, que morreo no anno de 1588, e succedeo na sua Cafa. Foy Gentil-homem de boca do dito Rey. Cafou com D. Marianna de Castro, Dama da Emperatriz D. Isabel, filha de Martim Affonso de Miranda, Camereiro mór do Infante Cardeal Dom Henrique, Alcaide mor de Monte-Agraço; e de sua mulher D. Joanna de Lima; e tiverao os filhos seguintes: = 18 DOM LUIZ DE ATAIDE, que foy V. Conde de Atou-

Atouguia, &c. que casou duas vezes, a primeira com D. Joanna de Tavora, filha de Luiz Alvares de Tavora, Senhor do Mogadouro, e de sua mulher D. Filippa de Vilhena, de quem nao teve successão. Casou segunda vez com D. Filippa de Vilhena, filha herdeira de D. Jeronymo Coutinho, do Conselho de Estado; e a sua esclarecida successão deixamos escrita no Livro VIII. Capitulo VI. pag. 459 do Tomo IX. Forac mais irmãos do Conde = 18 MARTIM Affonso de Ataide, que servio nas Armadas com cem escudos de soldo cada mez. Viveo em Madrid, e fendo mandado para Aragao, depois da exaltação ao Throno del Rey Dom João IV. morreo, e o que possuia mandou se repartisse pelos Portuguezes pobres, que com elle (dizia a verba do legado) estavao cativos em Castella. = \* 18 D. Joanna de Cas-TRO, Condessa de Penaguiao, de quem adiante se fará menção. = 18 D. MARGARIDA DE LIMA cafou com D. Henrique de Menezes, Senhor do Louriçal, como deixamos dito a pag. 886 do Tomo XI. = \* 18 D. Francisca de Lima, que casou com Nuno da Cunha, de quem logo trataremos. = 18 D. VIOLANTE DE ATAIDE, que depois de viver algum tempo no Mosteiro da Encarnação, foy Religiosa no Molteiro da Annunciada de Lisboa, da Ordem de S. Domingos. = 18 D. ISABEL DE ATAIDE depois de ser Dama do Paço, e muy aceita à Rainha, entrou no Mosteiro da Encarnação de Lisboa, de que foy Commendadeira.

\* 18 D. JOANNA DE CASTRO, filha do Conde Joao Gonçalves, foy Dama da Rainha D. Margarida de Austria; e tendo vivido em grande recolhimento, acabou santamente a 3 de Setembro de 1634; e della fazemos menção neste dia no Agiologio Lu-Sitano. Casou a 21 de Agosto de 1617 com Francisco de Sá de Menezes, II. Conde de Penaguiao, Senhor de Sever, Pavia, Baltar, e outras terras, Alcaide mór do Porto, Commendador de Proença na Ordem de Christo, e de Santiago de Cassem na Ordem do mesmo Santo, Camereiro mór, lugar que no anno de 1619, nas Cortes que ElRey D. Filippe III. fez, se absteve de servir, por não ser com todas as preeminencias, que a elle eraő annexas. Delle se refere hum caso admiravel, que estando em Peniche no anno de 1621 observando hum Cometa, cahio de huma janella de trinta e cinco pés de alto, sem perigar, o que elle attribuhio a huma Reliquia, que trazia no peito. Faleceo a 15 de Agosto de 1647, havendo nascido no anno de 1598; e tiverao os filhos feguintes: = 19 Joao Rodrigues de Sa' E MENEZES, III. Conde de Penaguiao, Camereiro mór delRey D. Joao IV. do seu Conselho de Estado, que casou com D. Luiza Maria de Faro; e desta esclarecida uniao tratámos no Livro VIII. Capitulo VI. pag. 472 do Tomo IX. e no Livro IX. Capitulo XVI. pag. 385 do Tomo X. = 19 MANOEL DE SA', foy Porcionista do Collegio de S. Pedro de Coimbra, em que entrou a 19 de Dezembro de 1649; paffou

passou a Collegial eleito a 7 de Fevereiro de 1656, Doutor em Canones. Morreo naquella Universidade moço. = 19 Pantaleao de Sa' de Menezes, que acompanhando a seu irmao o Conde Camereiro mór na Embaixada de Londres, matou hum Coronel; e sendo prezo, foy sentenciado a degollar pelo Parlamento; e sem embargo do muito, que trabalharao todos os Ministros pela sua immunidade, se executou a sentença no anno de 1653. = 19 Antonio DE SA', que morreo de curta idade. = 19 D. MA-RIA DE CASTRO, que casou com D. Jerony no de Ataide, VI. Conde de Atouguia, como fica dito, e foy sua primeira mulher. = 19 D. ISABEL DE Mendoça, que foy primeira mulher de Francisco Botelho, I. Conde de S. Miguel, sem successão, como dissemos a pag. 889, do Tomo XI. = 19 ED. MAGDALENA DE CASTRO, Dama do Paço, ultima filha dos II. Condes de Penaguiao, casou com Dom Joao Mascarenhas, I. Marquez de Fronteira, II. Conde da Torre, Senhor do Morgado de Gocharia, Commendador de Santiago de Fonte-Arcada, S. Juliao do Rosmaninhal, S. Nicolao de Carrecedo, S. Joao de Castellaens, S. Martinho de Cambres, &c. na Ordem de Christo, do Conselho de Estado, e Guerra, Gentil-homem da Camera delRey D. Pedro II. sendo Principe Regente, de quem foy muy tavorecido. Servio na guerra com reputação na Provincia de Alentejo, sendo Mestre de Campo de Infantaria no anno de 1657: achou-se no assalto de Ba-Tom. XII. D dajoz,

dajoz, na empreza de Valença de Alcantara, recuperação de Mourão, e sitio de Badajoz. Foy Mestre de Campo General da Provincia do Minho, donde passou para General da Cavallaria da Provincia de Alentejo, posto que occupou na Campanha do anno de 1662. Achou-se na batalha do Canal, governando huma das linhas do Exercito, e depois na de Montes Claros no anno de 1665, tendo o seu valor, e disposição, muita parte naquella grande vitoria. Ultimamente Mestre de Campo General da Provincia da Extremadura; e ficando viuvo, foy Grao Prior do Crato na Ordem de S. João de Malta, que exercitou poucos dias. Morreo a 6 de Setembro de 1681, tendo tido desta unias os filhos seguintes: 20 D. FERNANDO MASCARENHAS, II. Marquez de Fronteira, III. Conde da Torre, que casou com D. Leonor de Toledo e Menezes; e a sua illustrissima posteridade deixamos escrita a pag. 467 do Tomo IX. = 20 D. FILIPPE MASCARENHAS, que morreo moço. = 20 D. Francisco Mascarenhas, que foy I. Conde de Coculim, que casou com D. Maria de Noronha, como se disse a pag. 577 do Tomo X. 20 D. Joanna de Castro, que morreo menina. 20 D. ISABEL DE CASTRO, Dama do Paço, que casou com Dom Joao de Almeida de Portugal, II. Conde de Assumar, como referimos a pag. 810 do Tomo X. = 20 D. Francisca de Castro, Religiofa Carmelita Descalça no Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição dos Cardaes de Lisboa.

D.

\* 18 D. FRANCISCA DE LIMA, terceira filha do Conde Joao Gonçalves de Ataide, casou com Nuno da Cunha, Senhor dos Morgados de Refoyos, e Coutadinha; e tiverao: = 19 Joao Nunes da Cu-NHA, I. Conde de S. Vicente, Vice-Rey da India; e da sua illustrissima posteridade fizemos menção a pag. 225 do Tomo V. = 20 E a Nuno DA Cunha, que casou com D. Juliana da Sylva, filha de Ruy da Sylva Pereira, Senhor do Morgado de Monchique, que era viuva de Manoel de Andrade, que vivia em Portalegre, de quem nao teve successão. = 19 E a D.

Antonia, de quem nao fabemos estado.

\* 17 SIMAO GONÇALVES DE ATAIDE, filho segundo de Luiz Gonçalves de Ataide, foy Senhor da Ilha Deserta. Faleceo em 14 de Outubro de 1619. Casou com D. Isabel de Albuquerque, filha de Ayres de Saldanha, Vice-Rey da India, e de sua mulher D. Joanna de Albuquerque; e tiverao os filhos feguintes: = 18 Francisco Gonçalves da Ca-MERA, Senhor da Ilha Deserta, que casou com D. Filippa Coutinho, como dissemos a pag. 702 do Tomo XI. = \* 18 D. VIOLANTE DE ALBUQUERQUE, de quem logo faremos menção. = 18 D. MARIA, Freira em Santa Martha de Lisboa. = 18 D. Joan-NA DE ALBUQUERQUE, morreo sem estado.

\* 18 D. VIOLANTE DE ALBUQUERQUE casou com Martim Correa da Sylva, Senhor da Torre da Murta, Alcaide mor de Tavira, Commendador de Pena-Mayor na Ordem de Christo; servio em Ma-. Tom. XII. zagaō Dii

zagao, quando seu pay Henrique Correa governava aquella Praça; e tiverao os filhos seguintes : = \* 19 HENRIQUE CORREA DA SYLVA, com quem se continúa. = 19 SIMAO CORREA DA SYLVA, que pelo seu casamento soy VII. Conde da Castanheira, como dissemos a pag. 539 do Tomo II. = 19 An-TONIO CORREA, que foy Monge da Ordem de Cifter. = 19 D. Isabel de Albuquerque, e Dona MARIA DE MELLO, que nao tiverao estado. = 19 D. Francisca de Albuquerque casou com Manoel da Cunha, Senhor do Morgado de Payo Pires; e a sua illustre descendencia deixamos escrita a pag. 624 do Tomo X. = 19 D. Antonia Mau-RICIA DA SYLVA, Dama do Paço, casou com Dom Joao Rolim de Moura, XVII. Senhor de Azambuja, e sem successão, como dissemos a pag. 748 do Tomo XI. = \* 19 HENRIQUE CORREA DA SYLVA, Senhor da Torre da Murta, Alcaide mór de Tavira, casou com D. Theresa de Noronha, filha de Francisco de Mello de Castro, Commendador de S. Thomé de Travaços na Ordem de Christo, e da Alcaria-Ruiva da Ordem de Santiago, Capitao mór da Armada neste Reyno, e depois da India, e Almirante da Armada Real, que foy à Bahia, em cuja viagem morreo; e de sua mulher D. Angela de Mendoça; e nao tiverao successão. Teve illegitimos = 20 MAR-TIM CORREA DA SYLVA, que morreo sem estado. = 20 Fr. Manoel da Cruz, que depois de ter servido na India, tomou o habito no Mosteiro da Madre dre de Deos de Goa; e voltando para o Reyno, fe incorporou na Provincia da Arrabida, onde vivco muitos annos no Convento de Nossa Senhora da Arrabida com geral edificação, fazendo huma vida penitente, e rigorosa: acabou com opiniao de virtude no anno de 1731; acreditando o Senhor a seu servo com prodigios.

g. II.

14 D. Maria da Sylva, filha segunda dos primeiros Condes de Penella, a qual faleceo em Thomar a 12 de Agosto de 1525, como se vê do Epitasio da sua sepultura no Mosteiro de Santo Agostinho de Santarem, casou com João Freire, IV. Senhor de Bobadella, por merce del Rey Dom Assonso V. de 4 de Dezembro de 1472, sem embargo de elle ser terceiro filho de Gomes Freire, Senhor de Bobadella; e tiveras os filhos seguintes: = \* 15 Simas Freire de Andrade, com quem se continúa. = \* 15 Christovas Freire Coutinho, de quem adiante se trata. = \* 15 D. Brites da Sylva, mulher de D. Nuno Mascarenhas. = 15 D. Guiomar da Sylva casou com Jorge Furtado.

\* 15 CHRISTOVAO FREIRE DE ANDRADE COU-TINHO, foy Capitao de Cafim, e esforçado Cavalleiro, foy cativo del Rey de Marrocos, e fe refgatou por tres mil cruzados. Cafou com D. Violante Lobo, viuva de Christovao de Mello de Almada, filha de Antonio Lobo Pereira, Alcaide mór de Monsa-

rás. Commendador de Cadima na Ordem de Christo; e tiverao = 16 Joao Freire Lobo, que de fua segunda mulher Dona Mecia de Villanova teve = 17 a D. VIOLANTE FREIRE, que casou com Luiz da Gama Pereira, Commendador na Ordem de Christo, Corregedor da Corte, e Desembargador do Paço; e tiverao = 18 a Simao Freire da Gama, que morreo moço, sem casar. = \* 18 Antonio da GAMA LOBO PEREIRA, adiante. = 18 D. BRAN-CA DA GAMA FREIRE, que calou com D. Vasco da Gama, Commendador na Ordem de Christo, Capitao de Chaul, e Dio; e tiverao os filhos seguintes: = 19 D. Joad da Gama, Capitad mor da Armada da India no anno de 1643, e morreo em Moçambique, sem ter casado. = 19 D. Luiz da Gama, que foy Conego, e Arcediago na Cathedral de Lifboa. = 19 D. VIOLANTE DE MENEZES, sem estado. = 19 E D. Joanna de Menezes, que casou com D. Jorge Mascarenhas, Commendador de Santa Maria de Mascarenhas, e soy sua segunda mulher, como se disse a pag. 410 do Tomo XI. = \* 18 An-TONIO DA GAMA LOBO PEREIRA, foy Commendador de Santo André de Pinhel na Ordem de Christo. Casou com D. Helena Mascarenhas, filha de D. Joao Tello de Menezes, Senhor da Quinta da Oliveira, e de sua mulher D. Catharina de Menezes; e tiverao = 19 a Luiz da Gama, e João da Ga-MA, que morreo moço sem estado. = 19 D. CA-THARINA DE MENEZES, que casou com Manoel de Soufa

Soufa da Sylva, Mestre-Salla do Principe D. Theodosio, e foy sua primeira mulher, de quem nao teve fuccessão. = 19 D. Violante Lobo, que veyo a ser herdeira da Casa de seus pays, casou com Dom Antonio de Carcome, Commendador de Santo Antonio de Pinhel, na Comarca da Guarda, que faleceo a 29 de Março de 1676; e tiverao os filhos feguintes: = \* 20 D. Joao Carcome, com quem se continua. = 20 D. Luiz Carcome. = 20 Dona HELENA MARGARIDA MASCARENHAS, mulher de Joao Correa de Sá. = 20 D. Theresa Maria de MENEZES, que casou com Antonio de Sousa Falceō, de quem nao ficou descendencia. = 20 D. MARGARIDA CARCOME, Freira em Santa Monica de Lisboa. = 20 D. JOAO CARCOME, que foy Moço Fidalgo com exercicio delRey Dom Affonso VI. servio nas Armadas, e soy Capitao de Infantaria, e depois Capitao mór da Armada da India. com D. Filippa de Mendoça, filha de Pedro de Mello, do Conselho de Guerra, e Governador do Rio de Janeiro; e de sua segunda mulher D. Theresa de Mendoça; e tiverao os filhos seguintes: = \* 21 D. ANTONIO CARCOME LOBO, adiante. = 21 Dom CHRISTOVAO, que morreo menino. = 21 D. JOAN-NA MICHAELLA BARBARA DE MENDOÇA, que foy bautizada em S. Vicente de Fóra a 4 de Janeiro de 1683. Cafou com Bartholomeu Pessanha de Aboim, com successão. = \* 21 D. Antonio Carcome Lobo fuccedeo na Cafa de seu pay, servio no Regimento

gimento da Armada; morreo a 15 de Outubro de 1732. Casou com D. Josefa de Vilhena, silha de D. Lourenço Sottomayor, e de sua mulher D. Ignez de Vilhena; e tiverao = 22 D. Ignez de Vilhena; e tiverao = 22 D. Ignez de Vilhena, que casou com Luiz de Mendoça. = 22 D. Violante Josefa de Vilhena. = 22 D. Francisca Xavier de Vilhena, recolhidas em Santos. = 22 D. Joao Carcome, que lhe succedeo. = 22 D. Christovao Carcome passou a servir à India a 27 de Abril de 1739. = 22 D. Theresa, e D. Filippa, que morrerao meninas. E illegitimos, = 22 D. Joao de Carcome, que passou à India no anno de 1727, e D. Diogo de Carcome.

\* 15 D. BRITES DA SYLVA, que morreo a 15 de Abril de 1522, casou com D. Nuno Mascarenhas, foy Commendador de Almodovar, Capitaő de Çafim em Africa, onde foy hum dos valerosos Capitaens do seu tempo, e se achou em diversas occasioens, em que triunfarao as nossas Armas. Faleceo a 31 de Outubro de 1522, e jaz com sua mulher em Santo Antonio de Alcacere do Sal; e tiverao os filhos feguintes: = \* 16 D. Joao Mascarenhas, adiante. = 16 E D. Pedro Mascarenhas, que nao casou, e teve illegitimos = 17 D. Luiz Mas-CARENHAS, que passou a servir à India, e lá casou com D. Brites de Aguiar, filha de Gil de Prado, de quem nasceo = 18 D. Maria Mascarenhas, que casou duas vezes, a primeira com Gaspar de Ancrade; e a segunda com Gonçalo Pinto, Chanceller mór mór da India; e nao fabemos se teve successão. E 17 D. Antonio Mascarenhas, que soy Porcionista do Collegio de S. Paulo de Coimbra, Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, Deao da Capella Real, Commissario Geral da Cruzada; morreo muy velho a 4 de Setembro de 1637. Jaz na Capella mór do Hospital de S. João de Deos de Lista de Setembro de 1637.

boa, que elle fundou.

\* 16 D. JOAO MASCARENHAS, Commendador, e Alcaide mór de Castello de Vide, o famoso Capitao de Dio, que defendeo com singular valor, e acordo, como refere a Historia da India, onde será glorioso sempre o seu nome. Foy Mordomo mór del-Rey D. Henrique, e seu Védor da Fazenda, e do Conselho de Estado, e hum dos cinco Governadores, que o dito Rey nomeou quando morreo: Varao digno de eterna memoria, pelo valor, e talento, que faria ainda mais brilhante, se nas adversidades da Patria, nao feguira o partido del Rey D. Filippe. Faleceo a 7 de Agosto de 1580. Casou com D. Helena Mascarenhas, que morreo a 12 de Setembro de 1583, e jaz com seu marido em Alcacer do Sal, Senhora do Morgado de Palma, que para ella instituîo no anno de 1553 seu tio D. Pedro Mascarenhas, Senhor de Palma, Commendador de Castello-Novo, Alcaide mór de Trancoso, Estribeiro môr delRey Dom Joao III. do seu Conselho, Ayo, e Mordomo mór do Principe D. Joao, juntamente com sua mulher D. Helena Mascarenhas, irmãa de D. Catharina Tom. XII. Mal-E

Mascarenhas, mulher de D. Joao de Castellobranco, que forao pays da sobredita mulher de D. Joao Mascarenhas; e tiverao = 17 D. Pedro Mascarenhas, que faleceo moço. = \* 17 D. Nuno Mascarenhas, com quem se continúa. = 17 E a D. Brites Mascarenhas, que morreo menina. = \* 17 D. Nuno Mascarenhas, foy do Conselho del Rey, Alcaide mór, e Commendador de Castello de Vide, Niza, e Castello-Novo, Senhor de Palma, e Azinhoso; e casou com D. Isabel de Castro, filha de Fernando Telles de Menezes, VII. Senhor de Unhao; e a sua illustrissima posteridade deixámos re-

ferida a pag. 336 do Tomo V.

\* 15 D. GUIOMAR DA SYLVA, fegunda filha de Joao Freire, Senhor de Bobadella, como dissemos, casou com Jorge Furtado de Mendoça, Commendador das Entradas, e Reprezas na Ordem de Santiago, Alcaide mór de Sines, Camereiro mór de feu fobrinho o Senhor D. Jorge, Duque de Coimbra, e foy sua terceira mulher; e tiverao os filhos seguintes: = \* 16 Lopo Furtado de Mendoça, com quem se continúa. = 16 Nuno Furtado, Commendador de Rio Torto na Ordem de Christo, que morreo sem successão, havendo casado com D. Brites de Lucena, filha de Joao Rodrigues de Lucena. = 16 JOAO FREIRE, e LOURENÇO FURTADO, que morrerao moços. = 16 Dona Isabel, que faleceo sendo Dama do Paço, e sete filhas mais, que forao Freiras, das quaes os Nobiliarios nao fizerao outra mençaő.

mençaő. = \* 16 Lopo Furtado de Mendoça, foy Commendador de S. Clemente de Loulé na Ordem de Santiago; casou com D. Luiza da Sylva, filha de Jorge Barreto, Commendador de Castro-Verde, e de sua mulher D. Joanna da Sylva de Albuquerque; e tiverao os filhos seguintes: = \* 17 Jor-GE FURTADO DE MENDOÇA, de quem logo se tratará. = 17 Pedro Furtado de Mendoça, que passou a servir à India, e soy Capitao de Dio; casou com D. Jeronyma de Sousa, filha de Joao de Sousa, que era viuva de Jorge de Almada; e nao tiverao fuccessão. = 17 Nuno Furtado de Mendoça, que sendo casado com D. Isabel de Lucena, filha de Joao de Lucena, morreo sem successão. = 17 Joao DA SYLVA morreo na batalha de Alcacere no anno de 1578. = 17 D. CATHARINA DA SYLVA, que cafou com Antonio Caldeira, de quem nao fabemos fuccessão. = 17 D. Guiomar, Religiosa no Mosteiro de Santos de Lisboa. = 17 D. ISABEL, Religiosa em Abrantes. = 17 D. Joanna em S. Joao de Setuval. = 17 E D. FRANCISCA, que morreo sem ter tido estado. = \* 17 Jorge Furtado de Mendoca, succedeo na sua Casa, soy Commendador de Loulé na Ordem de Santiago. Casou com D. Maria Telles, filha de D. Miguel Pereira, e de D. Maria de Castilho sua primeira mulher; e tiveras os filhos feguintes: = \* 18 Lopo Furtado de Men-DOÇA, que lhe succedeo na Casa. = 18 PEDRO FUR-TADO DE MENDOÇA, Religioso da Companhia, don-Tom. XII. Εü

de nao perseverou. = 18 Antonio Furtado, morreo de curta idade. = \* 18 D. Luiza da Syl-VA, que casou com Jeronymo de Castilho, adiante. = 18 Diogo de Mendoça, que servio na India com reputação. = 18 E Antonio Furtado, que tambem servio na India, ambos illegitimos. = \* 18 LOPO FURTADO DE MENDOÇA, foy Commendador de Loulé. Casou com D. Isabel de Moura e Mello, filha de Christovao de Almada, Senhor de Ilhavo, &c. Provedor da Cafa da India, e de fua mulher Dona Luiza de Mello; e tiverao os filhos feguintes: = \* 19 Jorge Furtado de Mendoça, adiante. = 19 Pedro Furtado de Mendoça, que servio na guerra na Provincia de Alentejo, e foy Capitao de Cavallos, e Mestre de Campo de Infantaria de Moura; e foy morto desgraçadamente de hum tiro na Calçada do Combro de Lisboa no anno de 1680. (Teve illegitima a D. Joanna de Men-DOÇA, Religiosa de Odivellas.) = 19 D. JOANNA DE MOURA, Religiosa em Santa Clara de Lisboa. = 19 D. MAGDALENA DE MENDOÇA, Religiosa de Santa Clara de Coimbra, onde foy Abbadessa. = 19 D. Brites de Mendoça, Abbadessa no Real Mosteiro de Odivellas. = \* 19 JORGE FURTADO DE MENDOCA, fuccedeo na Cafa, foy Commendador de Loulé; embarcou na Armada, de que foy General o Conde da Torre, quando foy ao Brasil. Achava-se na Corte de Madrid, quando foy a Acclamação do Senhor Rey D. João IV., de donde escondida-

## da Casa Real Portug. Liv. XIII. 39

didamente passou para Portugal; servio na guerra, sendo Mestre de Campo do Terço do Algarve: foy General da Armada da Junta do Commercio. Cafou com D. Brites de Lima e Tavora, filha de Alvaro Pires de Tavora, Senhor do Morgado de Caparica, Commendador das Entradas, e Padroens na Ordem de Santiago, e da das Pias na Ordem de Christo; e de sua mulher D. Maria de Lima, de quem nasceo unico = 20 Lopo Furtado de Mendoca, I. Conde do Rio Grande, que casou com a Condessa D. Antonia Maria Francisca Barreto de Sá, de quem fizemos menção a pag. 458 do Tomo XI. E illegitimo a Fr. Francisco Furtado, que foy Religioso da Ordem Terceira de S. Francisco, e Custodio da sua Provincia, Capellao mór do Terço da Armada.

\* 18 D. Luiza de Mendoça casou com Jeronymo de Castilho, Commendador na Ordem de Christo; e tiveras os silhos seguintes: 

19 Diogo de Castilho, que morreo sem casar. 

\* 19 Pedro de Castilho, que foy Collegial de S. Pedro de Coimbra, eleito a 13 de Março de 1659, Conego Doutoral na Sé do Porto, Deputado do Santo Officio de Lisboa, Inquisidor em Evora, donde passou para Lisboa, em que entrou a 7 de Outubro de 1662. 

19 Gabriel de Castilho, Cavalleiro de Malta. 

19 Joseph de Castilho, Doutor em Canones na Universidade de Coimbra, e Cossegial de

de S. Pedro, eleito a 30 de Julho de 1630. = 19 Fr. BERNARDO DE CASTILHO, da Ordem de Cister. = 19 IGNACIO DE CASTILHO. = 19 D. THERESA, Freira em Santa Clara de Santarem. = 19 D. Fran-CISCA DE MENDOÇA, que morreo sem estado. = \* 19 PEDRO DE CASTILHO, passou a servir à India, donde veyo a succeder na Casa de seu pay pela morte de seu irmao. Casou com D. Maria Maximiliana de Castro, filha de Ruy de Moura Manoel, Senhor do Morgado de Corte do Serrao, e do Prazo da Ermida junto a Aveiro; e de D. Luiza Maria de Tavora sua segunda mulher; e tiverao os filhos seguintes: = \* 20 JERONYMO DE CASTILHO, com quem se continúa. = 20 D. Francisca de Vilhena mulher de Pedro de Sousa da Sylva. = 20 D. Joanna DE VILHENA, e outros, que morrerao. = \* 20 JE-RONYMO DE CASTILHO nasceo a 30 de Mayo de 1696, succedeo nos Morgados da Casa de seu pay, e casou a 8 de Julho de 1722 com D. Joachina Isabel Freire de Castro, filha herdeira de Christovao Correa Freire, General de Batalha, como dissemos no Livro XII. Capitulo IV. pag. 452 do Tomo XI.; e ella faleceo deixando os filhos seguintes: = 21 PE-DRO MIGUEL ANTONIO DE CASTILHO CORREA FREIRE, que nasceo a 8 de Mayo de 1723, e morreo de tres annos. = 21 Christovao Antonio DE CASTILHO CORREA FREIRE nasceo a 13 de Junho de 1724, tambem faleceo tendo cumprido onze annos. = 21 Joseph Antonio de Castilho CORREA

# da Casa Real Portug. Liv. XIII. 41

Correa Freire, que nasceo a 22 de Outubro de

1725, e he o successor.

\* 15 SIMAO FREIRE DE ANDRADE, V. Senhor de Bobadella, Monteiro mór do Infante Dom Luiz, casou com D. Leonor Henriques, filha de D. Fernando Martins Mascarenhas, Capitao dos Ginetes dos Reys D. Joao II. e D. Manoel, Senhor de Lavre, &c. e de sua mulher D. Violante Henriques; e tiverao = \* 16 Joao Freire, VI. Senhor de Bobadella, adiante. = \* 16 FERNANDO MARTINS Freire, de quem adiante trataremos. = \* 16 Go-MES FREIRE, de quem tambem adiante se fará mencao. = \* 16 D. Guiomar Henriques, Dama da Rainha D. Catharina, cafou com Simao da Sylveira, como diremos. = 16 D. VIOLANTE HENRIQUES cafou com D. Pedro de Soufa, Senhor de Beringel, e a sua successão se verá no Livro XIV, como descendente da Familia de Sousa. = 16 D. Leonor Hen-RIQUES, Freira na Conceição de Béja. = \* 16 D. Guiomar Henriques casou com Dom Simao da Sylveira, que morreo no primeiro de Fevereiro de 1574, e jaz em S. Domingos de Lisboa, filho dos II. Condes de Sortelha; e tiverao os filhos seguintes: = 17 D. Luiz da Sylveira, que morreo desgraçadamente em huma escaramuça em Santarem. = 17 D. SIMAO DA SYLVEIRA, que morreo na India. = 17 D. ANTONIO, e D. DIOGO DA SYLVEIRA, que ambos servirao na India, e forao mortos em Dabul. = 17 D. LEONOR HENRIQUES casou com Luiz Alvares de Tavora, Senhor do Mogadouro, como se ve-

rá adiante no ¿. III.

\* 16 Joao Freire de Andrade, foy VI. Senhor de Bobadella, casou com D. Branca de Vilhena, filha de D. Francisco de Sousa, (herdeira do I. Conde de Prado) e de sua mulher D. Maria de Noronha. Casou segunda vez com D. Maria de Castro, filha de D. Rodrigo de Castro, Capitao de Castro, filha de D. Rodrigo de Castro, Capitao de Castro, Alcaide mór do Torrao, e Commendador de Cea, e de sua mulher D. Anna de Eça de Castro, de quem não teve successão; e de sua primeira mulher teve = 17 D. Leonor Henriques, que casou com Joao Freire, de quem não sabemos tivesse successão.

\* 16 Fernando Martins Freire, foy Monteiro mór do Infante D. Luiz, passou a servir à India, e soy o primeiro Capitao mór do mar da India; servio no tempo do Vice-Rey Dom Pedro Mascarenhas seu tio pelos annos de 1554. Morreo sendo Capitao de Sosalla, havendo casado no Reyno com D. Antonia Pereira, Dama da Infanta D. Isabel, silha de Francisco Pereira de Berredo, Capitao da Mina, e de Chaul, e de sua mulher Dona Isabel Pacheco; e tiverao = \* 17 a Joao Freire, adiante. = 17 Francisco Freire, e Gomes Freire, que morrerao no anno de 1580 na batalha de Alcantara, junto a Lisboa, que o Senhor Dom Antonio, Prior do Crato, teve com o Duque de Alva. = 17 Bernardim Freire, que morreo cativo em Fez. =

\* 17 JOAO FREIRE DE ANDRADE, foy VII. Senhor de Bobadella, em que succedeo a seu tio Joao Freire por nao ter filho varao; foy tambem Senhor do Azinhal, que herdou por sua mãy. Casou com D. Guiomar da Sylveira, filha de Fernando da Sylveira, Claveiro da Ordem de Christo, Commendador de Montalvao, e de sua mulher D. Joanna de Vasconcellos; e tiverao = \* 18 FERNANDO MARTINS Freire, com quem se continúa. = 18 João Frei-RE, que morreo moço. = 18 Sebastiao Freire, Religioso Eremita de Santo Agostinho. = 18 An-TONIO DA SYLVEIRA, que seguio a vida Ecclesiastica, foy Doutor em Canones, e Conego Doutoral na Sé da Guarda, provido a 30 de Julho de 1625, e Inquisidor em Evora, em que entrou a 24 de Fevereiro de 1627. = 18 D. Joanna, e D. Antonia DA SYLVEIRA, Freiras em Santa Clara de Béja. = 18 D. Anna da Sylveira, que morreo sem estado. = \* 18 FERNANDO MARTINS FREIRE, foy VIII. Senhor de Bobadella, Lagos da Beira, Ferreira, e do Azinhal. Casou com D. Isabel de Mendoça, filha de Diogo da Sylva, VIII. Senhor de Vagos, e de sua segunda mulher D. Margarida de Menezes, irmãa inteira do I. Conde de Aveiras, como se disse a pag. 976 do Tomo XI.; e tiveraõ = 19 a Joao Freire, que morreo moço. = 19 Luiz FREIRE DE ANDRADE, IX. Senhor de Bobadella, e da mais Cafa de seus pays, e avós, Commendador na Ordem de Christo, Védor da Casa da Rainha D. Tom. XII. Maria

Maria Francisca, primeira mulher del Rey D. Pedro II. do seu Conselho; e morreo a 4 de Julho de 1674: e o Senhorio de Bobadella se incorporou na Coroa. Casou duas vezes, a primeira com D. Maria Coutinho, silha de Dom Francisco de Castellobranco, II. Conde do Sabugal, Meirinho mór do Reyno, e da Condessa Dona Luiza Coutinho, de quem teve = 20 Fernas Martins Freire, que morreo menino. Casou segunda vez com D. Isabel de Castro, viuva de Gonçalo Tavares, Senhor de Mira, silha de D. Luiz de Castro Pereira, e de sua mulher D. Catharina de Noronha; e nas tiveras successas. E teve illegitimo a Rodrigo Freire de Andrade, a quem seu pay deixou alguns prazos, e viveo no Azinhal, Termo de Evora, sem casar.

\* 16 Gomes Freire, que foy filho terceiro de Simao Freire; servio no Paço à Infanta D. Maria, filha delRey D. Joao III. Foy Commendador na Ordem de Christo; morreo no anno de 1578 na batalha de Alcacer. Delle refere Jeronymo de Mendoça, que no tempo, que estava formado o Exercito, El-Rey andando discorrendo por elle, e chegando à bandeira Real, e vendo huma fileira, sómente com cinco Cavalleiros, sendo todas as outras de seis, alterado dissera, como naquella faltava hum Cavalleiros. A que levantando o elmo Gomes Freire, que estava no meyo, e a cada hum dos lados dous filhos, lhe disse: Senhor, hum pay com quatro filhos tedos para

Jornada de Africa, disse: Senhor, hum pay com quatro filhos tedos para pag. 33. e pag. 43. veri. morrerem no vosso serviço, nao supprirao a falta de hum

## da Casa Real Portug. Liv. XIII. 45

hum Cavalleiro? ElRey com o semblante alegre, lhe respondeo: Vos não so podeis supprir a falta de hum homem, mas de muitos; porque dessas veneraveis cans, nem do valor, com que me tendes servido, e os vossos mayores, se pode esperar menos. Casou com Dona Leonor de Cardenas, filha de Nuno Fernandes Freire, filho de D. Joao de Cardenas, e de D. Leonor Freire, filha de Nuno Fernandes Freire, e de sua mulher D. Isabel de Almeida; e tiverao os filhos seguintes: = 17 SIMAO FREIRE, que foy cativo na batalha de Alcacer, e morreo sem estado. = 17 João Freire, que foy Commendador da Ordem de Santiago, e casou com Dona Luiza de Lacerda, filha de Manoel de Lacerda, e nao tiverao fuccessao; e elle deixou illegitimos = 18 D. MARIA FREIRE, que casou com Jorge Perdigao; e D. Anna, Freira em Béja. = 17 Nuno Fernandes Freire, que morreo com seu pay na dita batalha, tendo pelejado com grande valor. = 17 Gomes Freire, que morreo sem geração. = 17 Antonio Freire, Religioso Eremita de Santo Agostinho, Deputado do Santo Officio da Inquisição de Lisboa, em que entrou a 4 de Outubro de 1617. = 17 CHRISTOVAO, e LUIZ Freire, que ambos morrerao sem estado. = \* 17 D. MARIA HENRIQUES, adiante. = 17 D. BRANCA, e D. VIOLANTE, Freiras em Béja.

\* 17 D. MARIA HENRIQUES casou com Ruy Dias Pereira de Lacerda, que depois de ter servido na India, no tempo do Grande D. Joao de Castro,

Tom. XII. Fii no

no anno de 1548 foy com seu filho Dom Alvaro de Castro a soccorrer a Cidade de Adem, e restituir o Reyno a ElRey de Chaxem; e voltando ao Reyno, herdou o Morgado de seu pay, por morrer seu irmao Nuno Pereira de Lacerda no sitio de Mazagao de huma pedra de hum trabuco; e tiverao os filhos feguintes: = \* 18 REIMAO PEREIRA DE LACER-DA, adiante. = 18 NUNO PEREIRA FREIRE, que no anno de 1621 passou à India; e nao podendo tomar a barra de Goa, por ser rigoroso o Inverno, derao sobre elle algumas naos Hollandezas, com quem pelejou por diversas vezes; e voltando para o Reyno, se encontrou com outras, com quem pelejou por diversas vezes com muita honra, e brio. Casou, porém delle se nao conserva descendencia. = \* 18 D. Briolanja Henriques, que casou com Gil Vaz Lobo, adiante. = \* 18 D. Leonor Henriques casou com Bartholomeu Lobo, de quem adiante se fará mençaő. = \* 18 REIMAŐ PEREIRA DE LA-CERDA herdou o Morgado da sua Casa; viveo em Béja. Casou com D. Branca Soares, filha de Bernardo Drago de Vilhegas, e tiverao = \* 19 Ruy Dias Pereira, de quem logo se fará menção. = 19 João Freire, que embarcou na Armada, que no anno de 1627 se perdeo na Costa de França. 

19 Gomes FREIRE, que passou a servir à India. = 19 MA-THIAS FREIRE, que foy morto na India, e se diz teve geração. = 19 Francisco Pereira. = 19 D. MARIA HENRIQUES, Freira na Conceiçao de Béja. \* 19

### da Casa Real Portug. Liv. XIII. 47

\* 19 Ruy Dias Pereira, succedeo na sua Casa, embarcou na dita Armada, que se perdeo, e escapou do nausragio da Capitania com seu irmao. Casou com D. Leonor Pereira, irmãa de Joao da Costa
de Frias; e tiverao = 20 a Reimao Pereira de
Lacerda, que casou com Dona Maria Antonia de
Castro, como se disse no Livro XII. Capitulo IV.
pag. 450 do Tomo XI. = 20 Dona Helena, e D.

Branca, Freiras em Santa Clara de Béja.

18 D. BRIOLANJA HENRIQUES, foy fegunda mulher de Gil Vaz Lobo, que servio huma Commenda em Tangere ; e tiveraõ = \* 19 a Gomes FREIRE DE ANDRADE, adiante. = 19 D. MARIA HENRIQUES casou duas vezes, a primeira com André de Mello Cogominho; e a fegunda com Diogo Marmeleiro, de quem nao teve successao; e da de feu primeiro marido, logo se dirá. = 19 D. Leo-NOR, Freira em Jesus de Setuval, = 19 D. Anna em Santa Clara de Béja, = 19 e D. BRANCA, no das Capuchas de Sacavem. = \* 19 Gomes Frei-RE DE ANDRADE casou com D. Luiza de Moura, que foy sua segunda mulher, filha do Desembargador Joao Gomes Leitao, Corregedor da Corte, e de Dona Helena de Moura sua mulher; e tiverao = 20 a GIL VAZ LOBO, que servio na guerra da Acclamação com grande reputação, occupando grandes póstos; e foy hum dos Generaes de estimação. Nao casou; teve a D. Luiza de Moura, Religiosa de Cister no Mosteiro de Odivellas, de que soy Abba-

Abbadessa. = 20 D. MAGDALENA DA SYLVEIRA, que veyo a ser herdeira de seu irmao, casou com Manoel de Miranda Henriques, que depois de servir no Exercito de Alentejo, foy Almirante das Frotas do Brasil, de que soy Governador, Deputado da Junta do Commercio, e Provedor dos Armazens della; e deste matrimonio teve dous filhos: = 21 Anto-NIO DE MIRANDA HENRIQUES, que lhe succedeo na Cafa, de quem fizemos menção a pag. 862 do Tomo X. por cafar com D. Maria de Borbon, donde se póde ver a sua successão. Havia casado primeiro em 18 de Janeiro de 1691 no Oratorio do Paco, com assistencia das Magestades del Rey D. Pedro II., e da Rainha D. Maria Sofia, com D. Helena de Retz, Dama da dita Rainha, filha de Jorge de Retz, do Conselho del Rey de Dinamarca, e seu Embaixador à Corte de Madrid, donde morreo, e de sua mulher Mathilde Trole, que ficando naquella Corte com seus filhos, os creou na Religiao Catholica Romana; e El Rey Dom Carlos II. lhe deu o titulo de Duqueza de Castilha-Real, que depois teve seu filho: porém desta uniao nao teve filhos. = 21 D. FRANCISCA XAVIER DA SYLVEIRA, que morreo a 10 de Fevereiro de 1730, tendo casado com D. Rodrigo de Castro de Miranda seu primo com irmao, Senhor da Casa de Mesquitella; e nao tiverao fuccessão.

\* 19 D. MARIA HENRIQUES casou com André de Mello Cogominho, Desembargador do Paço, Senhor

nhor do antigo Morgado da Torre dos Coelheiros, por sua mãy Dona Ignez de Mello, (filha de Nuno Fernandes Cogominho) que casou com Gaspar Dias de Landim, Commendador de S. Miguel da Feira, Capitao mór de Vianna; e da referida uniao de D. Maria Henriques nasceo unica = 20 D. Briolanja HENRIQUES, que casou com Joao de Béja Marmeleiro; e tiverao = \* 21 a Diogo de Mello, adiante. = 21 Andre' de Mello Freire, foy Deputado do Santo Officio em Evora, em que entrou a 23 de Abril de 1664. = \* 21 D. IGNEZ FRANCISCA HENRIQUES, que foy terceira mulher de Simao da Costa Freire, Senhor de Pancas, adiante. = \* 21 Dio-GO DE MELLO COGOMINHO, foy Senhor do Morgado da Torre dos Coelheiros: morreo a 30 de Dezembro de 1660, havendo sido casado com D. Marianna de Sampayo, filha de Antonio de Mesquita de Sampayo, e de D. Ignacia de Sampayo, de quem teve = 22 a Joao de Mello Cogominho, que foy Senhor da Torre dos Coelheiros, e casou com Dona Briolanja Henriques sua prima, filha de Simao da Costa Freire, Senhor de Pancas, a qual depois casou com André Lopes da Lavre, como logo se dirá; e tiverao = 23 a Diogo de Mello, que morreo folteiro. = 23 SIMAO DE MELLO COCOMINHO, Senhor dos Morgados da Torre dos Coelheiros, e Mourao, e casou com D. Joanna de Mendoça, como se diffe a pag. 600 do Tomo X. donde se póde ver a sua fuccessão; e agora daremos a de sua irmãa = 23 D. VICTO-

VICTORIA PORCIA DE MENDOÇA, que casou no anno de 1737 com Joao Rodrigues Brandao Pereira de Lacerda, que vive na Cidade do Porto, e tem os filhos seguintes: = 24 Joseph Brandao de Mel-Lo, que nasceo a 30 de Março de 1741. = 24 D. Maria Porcia de Mendoça nasceo a 24 de Março de 1742. = 24 Luiz Brandao, que nasceo a

4 de Abril de 1743.

21 D. IGNEZ FRANCISCA HENRIQUES, que morreo a 15 de Dezembro de 1702, foy terceira mulher de Simao da Costa Freire, Senhor de Pancas, e Atalaya, Commendador na Ordem de Christo; e tiverao = \* 22 a Christovao da Costa Freire, com quem se continúa. = 22 Luiz da Costa, que foy Conego na Sé de Lisboa. 😑 22 D. BRIOLANJA HENRIQUES, que casou com seu primo João de Mello Cogominho, como se disse, e depois com André Lopes da Lavre, cuja successão logo se dirá. = \* 22 CRHISTOVAO DA COSTA FREIRE, foy Senhor de Pancas, e Atalaya, Governador do Maranhao: faleceo em Janeiro de 1724. Casou com D. Francisca Theresa de Sottomayor, filha de Francisco Correa de Lacerda, Secretario de Estado del Rey D. Pedro, sendo Principe Regente; e de sua mulher D. Maria Cabral; e tiverao: = \* 23 Simao da Cos-TA FREIRE, adiante. = \* 23 FRANCISCO DA Cos-TA, de quem logo se tratará. = 23 Jorge DA Cos-TA, Conego Regrante de Santo Agostinho. = 23 D. IGNEZ MARIA DE MELLO, que casou com D. Joao Lobo,

Lobo, de quem nao ficou fuccessao; e casou segunda vez com D. Pedro Alvares da Cunha, Trinchante da Casa Real; e a sua successão sica referida a pag. 837 do Tomo XI. = 23 D. MARIA CABRAL, Freira na Castanheira. 

FERNANDO CORREA DE LACERDA, Cavalleiro de Malta, de que foy Recebedor: nasceo no anno de 1686, e soy bautizado a 19 de Dezembro em Santa Engracia. = \* 23 SIMAO DA COSTA, foy Senhor de Pancas, e da Villa de Atalaya, e da mais Cafa de seu pay. Faleceo a 19 de Julho de 1728, havendo casado a 7 de Janeiro de 1704 com D. Anna de Menezes, filha de D. Fradique de Menezes, Senhor da Ponte da Barca, sem deixar successão: pelo que foy seu herdeiro seu irmão = 23 FRANCISCO DA COSTA, que foy Governador, e Capitao General da Ilha da Madeira, e Senhor de Pancas, e da Villa de Atalaya, e casou com D. Maria de Menezes, filha de Pedro de Figueiredo de Alarcao, de quem teve = 24 D. RITA JOSEFA DA Costa Freire, que casou com Dom Rodrigo de Noronha, irmao inteiro de D. Thomás de Noronha, V. Conde dos Arcos, como escrevemos a pag. 235 do Tomo V.; e tiverao os filhos seguintes: = 25 D. Maria Caetana de Noronha, que nasceo a 7 de Agosto de 1733. = 25 D. Francisco da Cos-TA, que nasceo a 3 de Julho de 1735. = 25 D. An-NA DE Noronha, que nasceo a 6 de Julho de 1736.

vez com André Lopes da Lavre, Fidalgo da Cafa Tom. XII. G Real, Real, Donatario do Reguengo da Carvoeira, e Fonte-Boa, Alcaide mór de Cerolico, Commendador de Santa Margarida da Matta na Ordem de Christo, Secretario do Confelho Ultramarino, e morreo a 28 de Novembro de 1730; e tiverao os filhos feguintes: 

23 Manoel Caetano Lopes da Lavre, que lhe succedeo na Casa; casou com D. Antonia Joachina de Menezes, como dissemos a paga 419 do Tomo XI. 

23 D. Maria Antonia Henriques, que casou com Joao Pedro de Saldanha, Senhor do Morgado de Oliveira, sem successão, como se disse a pag. 245 do Tomo XI.; e sicando viuva, casou com D. Manoel Rolim de Moura, Governador, e Capitao General de Mazagao, de quem tambem não teve successão.

\* 18 D. Leonor Henriques, ultima filha de Ruy Dias Pereira de Lacerda, e de sua mulher D. Maria Henriques, casou com Bartholomeu Lobo, que era filho de Gil Vaz Lobo, e de sua primeira mulher D. Filippa de Sousa, filha de Vasco de Sousa Pacheco, e D. Leonor Henriques, acima: era irmãa de sua madrasta D. Briolanja Henriques, como se disse servio na India, onde morreo; e teve os filhos seguintes: = 19 Gil Vaz Lobo, que morreo moço. = 19 Luiz de Mello Lobo, que casou com D. Ignez de Almeida, filha de Christovas Pantoja de Almeida, e de sua mulher D. Filippa Pimentel, filha de Sebastias Mendes Pimentel, e de Dona Ignez..., Ama delRey D. Sebastias; e tiveras

tiverao = 20 Bartholomeu Lobo, que foy Governador de Moura, e de Béja. = 19 \* Christo-VAO PANTOJA DE ALMEIDA, com quem se continúa. = \* 19 Ruy de Mello, adiante. = 19 Gil VAZ, que morreo sem estado. = \* 19 CHRIS-TOVAO PANTOJA DE ALMEIDA, servio na guerra de Alentejo, e foy Capitao mór de Béja. Casou com sua prima com irmãa D. Mecia de Sousa, viuva de Diogo de Tovar, e filha de Lourenço Pantoja de Almeida, e de sua mulher D. Mecia de Sousa; e tiverao = 20 Joseph de Mello Freire, que morreo sem geração. = \* 20 GIL VAZ LOBO FREI-RE, com quem se continúa. = 20 D. MARIA MA-NOEL DE GUSMAO, que casou com Francisco de Brito Freire, do Confelho de Guerra, Governador da Torre de S. Juliao da Barra, e foy sua segunda mulher, de quem nao teve successão. = \* 20 GIL VAZ LOBO FREIRE, depois de ter estudado na Universidade de Coimbra, seguio a vida militar, soy Capitao de Infantaria de hum Terço do Algarve. Casou a 5 de Fevereiro de 1697 com D. Maria Magdalena Corte-Real de Mello, filha de Damiao de Lemos de Faria, e de D. Filippa Francisca da Cunha e Ataide sua mulher, de quem teve os filhos seguintes: 21 Luiz Lobo de Mello Freire Pantoja nafceo em Faro a 13 de Novembro de 1697; segue a vida militar, e he Tenente de Cavallos. = 21 CHRIS-TOVAO PANTOJA DE ALMEIDA nasceo a 15 de Setembro de 1699 em Lisboa, morreo moço. = 21 D. Tom. XII. G ii FF

FILIPPA MARIA DE MELLO nasceo em Vianna de Alentejo a 2 de Fevereiro de 1701, he Religiosa no Mosteiro de Santos de Lisboa da Ordem Militar de Santiago. = 21 D. Margarida Ignacia Henriques de Menezes nasceo em Evora a 11 de Novembro de 1703, Moça do Coro no dito Mosteiro. = 21 Joseph de Mello Freire nasceo em Setuval a 13 de Novembro de 1704; morreo de curta idade. = \* 21 D. IGNEZ DOROTHEA HENRIQUES DE ME-NEZES, adiante. = 21 MARTIM AFFONSO DE SOU-SA Lobo nasceo em a Villa de Setuval a 19 de Janeiro de 1709, seguio a Universidade, e se laureou Doutor, e foy oppositor, e he Conego na Basilica Patriarcal de Santa Maria. = 21 JOAO DE MELLO Lobo Freire nasceo em Setuval a 19 de Agosto de 1712; serve, e he Alferes de Cavallos.

\* 21 D. IGNEZ DOROTHEA HENRIQUES DE MENEZES casou a 28 de Mayo de 1733 com Damiaso Antonio de Lemos e Faria seu primo com irmaso, que nasceo a 27 de Fevereiro de 1715, Cavalleiro da Ordem de Christo, que vive em Faro no Reyno do Algarve, silho de Thomé de Lemos de Faria, (irmaso do Doutor Miguel de Ataide Ribadaneira, Conego na Sé de Faro, bem conhecido pela sua litteratura, silhos de Damiaso de Lemos de Faria) e tem até o presente os silhos seguintes: 

22 Antonio Joseph nasceo a 24 de Julho de 1734, e morreo a 24 de Setembro do anno seguinte. 

23 Thome Francisco Joachim nasceo a 23 de Dezembro de 1735, e morreo

## da Casa Real Portug. Liv. XIII. 55

e morreo a 9 de Março de 1736. 

22 D. Ignacia Antonia Maria de Menezes nasceo a 18 de Fevereiro de 1737, e morreo a 26 de Novembro de 1744. 

22 Joseph Ignacio de Lemos Faria e Castro nasceo a 19 de Abril de 1739. 

22 Gil Vaz Lobo Freire nasceo a 24 de Março de 1741. 

22 Miguel Luiz Bernardo de Ataide nasceo a 25 de Agosto de 1743, e morreo a 20 de Abril do anno seguinte. 

22 D. Maria Ignacia Theotonia nasceo a 5 de Abril do anno de 1745.

#### §. III.

14 D. JOANNA DA SYLVA, filha terceira dos primeiros Condes de Penella, casou com Alvaro Pires de Tavora, XII. Senhor da Cafa de Tavora, de Mogadouro, S. Joao da Pesqueira, e outras muitas terras, Alcaide mór de Miranda, do Confelho del-Rey D. Joao III. que lhe deu a Commenda de Mogadouro da Ordem de Christo, huma das mais rendosas della; e tiverao os filhos seguintes: = \* 15 Luiz ALVARES DE TAVORA, com quem se continúa. = 15 MARTIM DE TAVORA, morreo moço, sem geração. = \* 15 Ruy Lourenço de Tavora, de quem adiante se trata. = \* 15 BERNARDIM DE TAvora, Reposteiro mór, de quem tambem faremos mençaő. = 15 D. Isabel da Sylva, mulher de Francisco de Sá, Védor da Fazenda do Porto. = 15 D. Anna DE Tayora casou com D. Antonio

de Ataide, I. Conde da Castanheira. 

15 D. Maria de Tavora, Religiosa, e Abbadessa de Cellas de Coimbra. 

15 D. Guiomar, D. Brites, e D. Margarida de Tavora, Religiosas no Mosteiro de Arouca.

15 D. ISABEL DA SYLVA casou com Francisco de Sá de Menezes, Védor da Fazenda do Porto, Senhor de Aguiar: acompanhou a ElRey D. Manoel no anno de 1497 quando foy esperar a Rainha D. Isabel sua mulher. No anno de 1509 passou a servir à India com o Marichal D. Fernando Coutinho, hindo por Capitao da Armada: depois voltou à India, fendo já velho, no anno de 1524 com o Vice-Rey D. Vasco da Gama, I. Conde da Vidigueira, para ir fazer a Fortaleza de Sunda. Foy Capitao de Goa, que depois lhe tirou Lopo Vaz de Sampayo, por elle seguir o partido de Pedro Mascarenhas; e passando a fazer a Fortaleza de Sunda, lá morreo, deixando de sua mulher os filhos seguintes: = \* 16 Joao Rodrigues de Sa, adiante. = 16 D. Maria de TAVORA, que casou com Antonio Teixeira de Macedo, Commendador da Castanheira na Ordem de Christo, de quem nasceo = 17 Francisco Teixei-RA DE TAVORA, Commendador da dita Commenda, Estribeiro mór do Senhor D. Antonio, Prior do Crato; e morreo na batalha de Alcacere, havendo sido casado com D. Joanna de Ataide, filha de Joanne Mendes de Vasconcellos, Senhor do Morgado do Esporao, Commendador de Izeda na Ordem de Christo;

# da Casa Real Portug. Liv. XIII. 57

Christo; e nao tiverao successao. = 16 D. Joanna DA SYLVA calou com Francisco Tavares, Senhor de Mira, e foy fua primeira mulher, de quem nasceo unica = 17 D. Joanna de Tavora, que casou com Manoel Correa Baharem, Senhor do Morgado da Marinha, que morreo no anno de 1578; e tiverao os filhos feguintes: = \* 18 ANTONIO CORREA BA-HAREM, com quem se continúa. = 18 Francisco Correa Baharem, que morreo moço. = 18 MI-GUEL CORREA BAHAREM, que morreo Governador de S. Thomé. = 18 Ayres Correa Baha-REM, Conego na Sé de Lisboa, que recusou o Bispado do Funchal. = \* 18 D. MARIA DE TAVORA, mulher de André de Quadros, adiante. = 18 D. Isa-BEL, e D. CATHARINA, Freiras em Santa Clara de Lisboa, e D. MARGARIDA, Freira em Almoster. 18 ANTONIO CORREA BAHAREM fuccedeo na Cafa. casou com D. Maria de Vilhena, filha de Manoel de Sousa, Trinchante do Infante D. Luiz; e tiverao os filhos feguintes: = 19 MANOEL CORREA BAHA-REM, que morreo moço. = \* 19 JERONYMO COR-REA BAHAREM, de quem logo se dirá. = \* 19 D. ANTONIA DE VILHENA, mulher de seu tio Antonio Correa Baharem, de quem logo adiante daremos noticia. = \* 19 JERONYMO CORREA BAHAREM, teve o Morgado da Marinha, e foy Commendador da Ordem de Christo. Casou com D. Maria de Alcaçova, filha de Antonio de Alcaçova Carneiro, Commendador da Idanha na Ordem de Christo, e de sua mulher

mulher D. Maria de Noronha; e tiverao = \* 20 a ANTONIO CORREA BAHAREM, de quem adiante se tratará. = 20 E a D. Joanna de Alcaçova, que casou com Antonio Lobo de Saldanha, como se disfe a pag. 852 do Tomo XI. = \* 20 Antonio Cor-REA BAHAREM succedeo no Morgado de seu pay, e foy Commendador da Ordem de Christo, e teve de Dona Maria de Brito, filha illegitima de Miguel de Vasconcellos e Brito, Secretario de Estado = 21 a D. MARGARIDA DE ALCAÇOVA BAHAREM, Freira em Santa Clara de Lisboa, = 21 e a D. PAULA MA-RIA DE ALCAÇOVA BAHAREM, que foy a mais velha, e herdeira de feu pay. Casou com Antonio de Basto Pereira, do Conselho da Fazenda, Chanceller da Casa da Supplicação, Secretario del Rey, e Juiz da Inconfidencia, e Secretario da Rainha, de quem teve unico = 22 a Luiz Antonio de Basto Ba-HAREM, de quem a pag. 827 do Tomo X. fizemos mençaő.

\* 18 D. Maria de Tavora, filha de Manoel Correa Baharem, casou com André de Quadros, Provedor das Lizirias de Santarem, que se achou na batalha de Alcacere, onde soy cativo; e tiveras entre outros filhos, que morreras, e filhas Freiras em Santa Clara de Santarem, = 19 a Miguel de Quadros, Provedor das Lizirias, que casou com D. Catharina de Portugal, filha de Antonio Pereira de Berredo, Capitas de Tangere, como se disse a pag. 894

do Tomo X.

\* 19 D. ANTONIA DE VILHENA, filha de Antonio Correa Baharem, cafou com seu tio Antonio Correa Baharem, Commendador de S. Bartholomeu do Alfange na Ordem de Christo, e Senhor da Ponte do Soro; e tiverao os filhos seguintes: = 20 Luiz FRANCISCO CORREA BAHAREM, foy Commendador da Ordem de Christo, e Senhor do Morgado da Ponte do Soro, e outro em Santo Antonio do Tojal; servio na guerra na Provincia da Beira, e foy Capitao de Cavallos; nao casou, nem teve successão. = \* 20 D. MARIA DE VILHENA, que veyo a ser herdeira, e casou com Pedro Jaques de Magalhaens, de quem logo se tratará. = \* 20 D. PAULA DE VILHENA, mulher de Christovao de Brito Pereira, adiante. = \* 20 D. Luiza de Tavora casou com Ruy de Moura Manoel, adiante. = \* 20 D. MARIA DE VILHENA, foy segunda mulher de Pedro Jaques de Magalhaens, I. Visconde de Fonte-Arcada, Commendador na Ordem de Christo, General da Artilharia da Provincia de Alentejo, Governador das Armas da Provincia da Beira, no partido de Almeida, do Confelho de Guerra, General da Armada Real do mar Oceano, varao grande em quem concorrerao virtudes, valor, e fortuna, que farao immortal a sua memoria, principiando pelo zelo, com quem se interessou com o Conde de Castello-Melhor em Cartagena, para a grande idéa de meterem os Galeoens da prata em o porto de Lisboa, que a infidelidade de outros descobrio; e sendo prezo o Tom. XII. H Conde

Conde, e Pedro Jaques, foy metido a tormento, e sofrendo os tratos com constancia, mostrou qual era a grandeza do seu valor, de que já na guerra da America havia dado nao vulgares provas. Voltou ao Reyno, occupou os mayores póstos militares, achando-se nas facções mais memoraveis daquella gloriosa guerra; porque se achou na batalha das Linhas de Elvas no anno de 1659; e depois na do Amexial no anno de 1663, em ambas teve muita parte. Na Provincia da Beira, que elle governava em chefe, teve prosperos successos; porque rendeo, e saqueou as Villas de Guinaldo, Sobradilho, Serralvo, e outras; deforte, que o seu nome era temido dos inimigos, e respeitado dos seus Soldados, pois em huma entrada, que fez nas terras dos inimigos, fez queimar mais de doze Villas, e Lugares; porém havendo-se com christãa clemencia com os rendidos. No anno de 1664, que o Duque de Ossuna entrou na Provincia da Beira a sitiar Castello-Rodrigo, no dia 7 de Julho o obrigou Pedro Jaques a levantar o sitio, derrotandolhe todo o Exercito, conseguindo huma completa batalha, em que lhe tomou a artilharia, as bagagens do Exercito, e a Secretaria do Duque de Offuna, que nesta acçao perdeo mais de mil e duzentos homens, em que entrarao quatro Mestres de Campo, e outros Officiaes, e D. Joao Giron seu silho, posto que illegitimo, e hum grande numero de prisioneiros. E para que na Patria se nao conseguisse acção grande, sem que elle tivesse parte, se achou

na ultima batalha, que os nossos ganharao aos Castelhanos no anno de 1665 no Campo de Montes-Claros. Feita a paz com Castella, foy occupado no posto de General da Armada Real; e havendo os Mouros sitiado a Praça de Orao, que os Hespanhoes defendiao valerosamente, à instancia del Rey D. Carlos II. a foccorreo ElRey D. Pedro com huma poderosa Armada no anno de 1675, entregue ao General Pedro Jaques, que lhe introduzio o foccorro, nao vencendo poucas difficuldades, que a fua conftancia superou para triunfarem os Hespanhoes da barbara contumacia dos Mouros; assim tao valeroso no mar, como na terra. Morreo a 8 de Dezembro de 1688, para viver no Templo da Heroicidade entre os Grandes Capitaens, que nelle tem eminente lugar; porque os seus merecimentos lhe tecerao huma immortal Coroa; pois sobre tantas acções heroicas, se adornou de virtudes christãas, que o fazem ainda mais recomendavel à posteridade. Desta uniao teve os filhos feguintes: = 21 MANOEL JAQUES DE MAGALHAENS, que foy II. Visconde de Fonte-Arcada, Commendador da Ordem de Christo, Capitao de Cavallos na Corte no tempo da paz, e Enviado Extraordinario à Corte de Londres, donde residio alguns annos com estimação; porque era ornado de virtudes, talento, e bem instruido. Depois na guerra de 1704 foy Governador de Elvas, e teve Patente de General de Batalha, donde passou para General da Artilharia da Provincia da Beira, que governou, Tom. XII. e don-Hii

e donde morreo, depois de se ter achado em diversas occasioens, em que se distinguio, e mostrado o bem, que imitava a seu pay. Havia casado com D. Joanna Cecilia de Noronha, filha herdeira de Fernando Jaques da Sylva, como se disse a pag. 854. do Tomo XI., e nao tiverao successão; e teve illegitima a D. Brites Theresa de Vilhena, sem estado. \(\sigma\) 21 Antonio Jaques, que estudou na Universidade de Coimbra, e sendo despachado, leo de Jure aperto, soy Desembargador da Relação do Porto, e de Lisboa, morreo moço. \(\sigma\) 21 D. Antonia de Vilhena, que casou com D. Antonio de Menezes, Alcaide mór de Sintra, como se disse no Livro XII. Capitulo III. pag. 415 do Tomo XI. \(\sigma\) 21 D. Violante, e D. Luiza, que nao tiverao estado.

\* 19 D. Paula de Vilhena casou com Christovao de Brito, que servio na guerra, e era Governador de Villa-Viçosa no anno de 1665, quando a sitiou o Marquez de Carracena, e elle desendeo valerosamente; e depois se seguio a batalha de Montes-Claros, em que os nossos triunsarao das Armas de Castella: soy Commendador da Ordem de Christo; e teve os silhos seguintes: = \* 20 Fernando Rodrigues de Brito, com quem se continúa. = 20 Antonio de Brito Pereira, de Deao da Capella de Villa-Viçosa, e depois de estudar em Coimbra, leo de Jure aperto, e soy Desembargador da Relação do Porto, e de

e de Lisboa, onde morreo moço; douto na sua profissa, discreto, entendido, favorecido das Musas, e hum dos excellentes engenhos da Academia dos Generosos. = 20 Luiz de Brito, que casou com D. Maria Henriques, filha herdeira de Lourenço Garces Palha, Senhor do Morgado da Espissandeira, e de sua segunda mulher D. Francisca Maria Coutinho de Menezes; e morreo sem geração a 9 de Janeiro de 1703. = 20 D. ANTONIA DE VILHENA, que nao tomou estado. = \* 20 Fernando Ro-DRIGUES DE BRITO PEREIRA, foy Commendador da Ordem de Christo; morreo sem successão a 24 de Janeiro de 1709, havendo casado com sua prima D. Antonia Theodora de Vilhena, que morreo a 17 de Julho de 1728; e era viuva de Gonçalo da Costa de Menezes, filha de Ruy de Moura Manoel, como logo se dirá.

de Março de 1704, havendo casado com Ruy de Moura Manoel, Senhor do Morgado da Corte do Serrao em Moura, de quem soy segunda mulher; e teve os silhos seguintes: 

20 Rodrigo de Moura, de quem soy segunda mulher; e do Prazo da Ermida junto à Aveiro, e casou com D. Rosalia da Sylva, silha de Luiz Lobo da Sylva, Commendador da Ordem de Christo, Governador, e Capitao General de Angola, de quem nao teve successão. 

\*\* 20 D. Antonia Theodora de Quem abaixo abaixo.

abaixo se tratará. = 20 D. Theresa Maximilia-NA DE CASTRO, que casou com Pedro de Castilho, de quem já fallámos neste Capitulo, d. II. = \* 20 D. ANTONIA THEODORA DE VILHENA casou duas vezes, a primeira com Gonçalo da Costa de Menezes, Senhor do Morgado das Alcaçovas, Commendador na Ordem de Christo; servio na guerra, e depois foy Mestre de Campo de hum dos Terços da Guarnição da Corte, Governador, e Capitao General do Reyno de Angola, que governou; e voltando para Portugal, morreo na viagem no anno de 1695; e deste matrimonio tiverao os filhos seguintes: = 21 Joao ANTONIO DE ALCAÇOVA CARNEIRO, que succedeo na Casa, e morreo no anno de 1717. Casou com D. Guiomar de Mendoça, filha de Luiz de Saldanha da Gama; e a sua successão deixamos referida a pag. 362 do Tomo V., a que só accrescentaremos, que seu filho Gonçalo Xavier de Alcaçova Carneiro e Menezes, que foy o successor, casou a 22 de Julho de 1743 com D. Anna Therefa de Moscoso, filha de Ayres de Saldanha de Albuquerque, e de sua mulher D. Maria Leonor de Moscoso, como fica escrito a pag. 357 do Tomo V. E que D. Antonia Xavier de Mendoça, que morreo a 15 de Julho de 1745, havendo fido cafada com Lopo de Barros de Almeida, Senhor dos Saboarias de Portalegre, e dos Morgados da Amoreira, e Real, e outros, Cavalleiro da Ordem de Christo, e de quem teve D. MA-RIANNA DE BARROS DE ALMEIDA, que masceo no

### da Casa Real Portug. Liv. XIII. 65

anno de 1741, e morreo a 13 de Mayo de 1744. Cafou D. Antonia Theodora de Vilhena segunda vez com Fernando Rodrigues de Brito, como dissemos acima.

\* 16 Joao Rodrigues de Sa, a quem chamarao o Moço, para o differençar de seu primo João Rodrigues de Sá, Senhor de Sever, o infigne Poeta, que morreo no anno de 1579 com cento e quinze annos de idade; succedeo na Casa de seu pay, e soy Védor da Fazenda do Porto. Casou duas vezes, a primeira com D. Camilla de Noronha, filha de Antonio de Sá de Menezes, Commendador de S. Fins na Ordem de Christo, seu sobrinho, e de D. Camilla de Noronha, de quem teve = 17 a D. Cathari-NA DE NORONHA, que casou com seu tio Francisco de Sá de Menezes, Conde de Matofinhos, Camereiro mór do Principe D. João, e dos Reys Dom Sebastiao, D. Henrique, e D. Filippe II., do Conselho de Estado, e Governador do Reyno, nomeado por ElRey D. Sebastiao, e pelo Cardeal Henrique, Commendador de Proença na Ordem de Christo, Commendador, e Alcaide mor de Santiago de Cafsem, e de Sines, na Ordem de Santiago, Senhor de Sever, Matofinhos, &c., Alcaide mór do Porto, e foy sua segunda mulher; e ella por sua morte tomou o habito da primeira Regra de Santa Clara em Sacavem, onde foy Abbadessa, de que se vê padeceo engano o Padre Macedo em dar terceira mulher ao Conde, sem declarar, quem ella fosse, sendo a segunda

gunda Freira por sua morte. Casou segunda vez com D. Maria da Sylva, filha de Antonio da Sylva, de quem teve = \* 17 Francisco de Sa' e Mene-ZES. = 17 D. ISABEL DA SYLVA, illegitima, foy Prioressa nas Dónas de Santarem, da Ordem de S. Domingos. = 17 Francisco de Sa' e Menezes, foy Commendador de S. Pedro Fins, e S. Cosme de Garfe, da Ordem de Christo, e depois de viuvo foy Religioso da Ordem dos Prégadores; havendo sido casado com D. Antonia Leitao, filha herdeira de Balthafar Leitao, Commendador na Ordem de Christo, e Thesoureiro da Casa da India, e de sua mulher Dona Joanna de Andrade; e tiverao = 18 a BALTHASAR DE SA', que foy Religioso da Companhia. = 18 E D. JOANNA DE SA DE MENEZES. que casou com Fernando da Sylveira, irmao do primeiro Conde de Sarzedas, que servio nas Armadas: achou-se na restauração da Bahia; escapou na Armada, que se perdeo na Costa de França; servio em Italia, e sendo Capitao de Infantaria, se achou no cerco do Casal, e recontro da ponte de Carinhano. No anno de 1633 passou com o Duque de Feria à Alemanha, e no seguinte se achou na batalha de Norligem, em que se distinguio de sorte, que o Cardeal Infante lhe deu huma Companhia de Cavallos, com a qual servio em Flandres até o anno de 1636, em que voltou para o Reyno, e se lhe deu huma Commenda da Ordem de Christo, e soy seito Mestre de Campo para o Brafil, onde se achou pelejan-

do

do valerosamente na Armada, que mandava seu cunhado D. Fernando Mascarenhas, I. Conde da Torre, contra os Hollandezes no anno de 1639; depois foy Almirante da Armada Real, do Conselho de Guerra; e no anno de 1658 se achou no sitio de Badajoz, e ficando sitiado em Elvas, sahio da Praça na occasiao do soccorro, e soy morto depois de ter pelejado com desesperado valor; deixando deste matrimonio unico = 19 a D. Luiz Balthasar da Syl-VEIRA, que nasceo a 5 de Agosto de 1647, e foy Commendador de S. Thomé de Corrilhao, S. Cosme, e Damiao de Garfe, Santo Estevão de Oldroens, S. Thomé de Penalva, e S. Vicente da Figueira, na Ordem de Christo, Védor da Casa da Rainha Dona Maria Anna de Austria, dotado de grande viveza, e promptida de repostas, e ditos, com enfaze, e natural graça: faleceo a 18 de Janeiro de 1737. Casou com D. Luiza Bernarda de Lima, que faleceo a 14 de Fevereiro de 1737, filha dos primeiros Marquezes das Minas, como se dirá no Livro XIV.; e tiverao os filhos feguintes: = \* 20 D. Braz Balthasar da Sylveira, com quem se continúa. = 20 D. Fran-CISCO DE SOUSA, foy Porcionista do Collegio de S. Paulo de Coimbra, em que foy provido a 28 de Outubro de 1693, e naquella Universidade tomou o grao de Doutor em Canones; teve huma Conducta com privilegios de Lente, por Provisao de 8 de Outubro de 1700: foy Conego Doutoral na Sé da Guarda, provido a 23 de Julho de 1702, Deputado do Tom. XII. Santo

Santo Officio de Coimbra, em que entrou a 4 de Janeiro de 1703, e depois de Lisboa a 15 de Julho de 1705, Sumilher da Cortina, Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, de que tomou posse a 27 de Outubro de 1707, Commissario Geral da Bulla da Cruzada, por Breve de 12 de Julho de 1712, de que tomou posse a 18 de Agosto do mesmo anno, do Conselho de Sua Magestade, e Deputado do Conselho Geral do Santo Officio a 29 de Abril de 1716; e morreo a 5 de Agosto do dito anno. Foy douto na sua profissa ; e assim conseguio universal applauso na Universidade, e na Corte. ElRey D. Joao V. o estimou muito, fazendo grande conceito da sua pesfoa, e letras, em que foy eminente, a que ajuntava talento admiravel, e virtudes excellentes, em que brilhava a caridade em muitas esmolas; de sorte, que elle por nascimento, e partes se fazia merecedor das mayores Dignidades do Reyno, se nao morrera tao moço. = \* 20 D. Antonio da Sylveira, de quem adiante trataremos. = 20 D. Eufrasia de Menezes, Dama do Paço, que casou com Felix Joseph Machado de Mendoça, como dissemos a pag. 601 do Tomo X., donde se póde ver a sua successão. = 20 D. THERESA BARBARA DE MENEZES, Dama da Rainha D. Maria Anna de Austria, e Camerista do Principe Dom Joseph, casou com Joachim Manoel Ribeiro Soares, Commendador de Monte-Alegre, e Santa Maria de Nave na Ordem de Chrifto, como se disse a pag. 638 do Tomo X.; e agora se repara

## da Casa Real Portug. Liv. XIII. 69

repara a falta do proprio nome de sua filha herdeira, que he D. Marianna Isabel das Montanhas Soa-RES; e a segunda D. Luiza Joachina de Menezes. = 20 D. Margarida de Menezes, Dama do Paço, donde com admiravel resolução passou para o Mosteiro das Descalças da Madre de Deos de Lisboa, onde professou a 15 de Agosto de 1724. 20 D. CATHARINA DA GLORIA, Religiosa no Mosteiro da Esperança de Lisboa, donde foy Abbadessa, e faleceo em Abril de 1746. = 20 ED. MARIA JOANNA, Religiosa no Mosteiro de Chellas, donde em o anno de 1745 foy fegunda vez Prioressa. = \* 20 D. Antonio da Sylveira, que foy fegundo da sua Casa; seguio a vida militar, servio na guerra, foy Capitao de Cavallos, e he Coronel de hum Regimento de Dragoens na Provincia de Alentejo, Commendador na Ordem de Christo. Casou a 18 de Mayo de 1738 com D. Marianna de Mendoça, Dama do Paço, e Camerista da Princeza da Beira, filha de Martinho de Sousa de Menezes Manoel, III. Conde de Villa-Flor, Copeiro mór, &c. e da Condessa D. Maria Antonia de Mello, de quem tem = 21 D. MARIA DA SYLVEIRA, que nasceo a 7 de Março de 1740; e outras, que morrerao de tenra idade.

\* 20 D. Braz Balthasar da Sylveira nafceo a 3 de Fevereiro de 1674, Senhor de S. Cofmado, Commendador de Ranhados, e das mais Commendas, que teve feu pay, fervio na guerra, achando-se Tom. XII.

em muitas occasioens, em que se distinguio; occupou varios póstos, até o de Mestre de Campo General dos Exercitos de Sua Magestade; achou-se na grande Campanha do anno de 1706, que mandava seu tio o Marquez das Minas, que acompanhou sempre até Catalunha, e na batalha de Almança, em que foy prisioneiro; e sendo trocado, servio todo o tempo, que durou a guerra; depois foy mandado por Governador, e Capitao General das Minas, donde voltando, se lhe encarregou o governo das Armas da Provincia da Beira, e he do Conselho de Guerra. Casou duas vezes, a primeira a 18 de Outubro de 1719 com D. Joanna Vicencia de Menezes, filha de Aleixo de Soufa de Menezes, II. Conde de Santiago, e da Condessa D. Leonor de Menezes; e tiveverao. = 21 D. Leonor da Sylveira nasceo em Outubro de 1720, e morreo a 6 de Fevereiro de 1721. = \* 21 D. LUIZA FRANCISCA ANTONIA DA Sylveira nasceo a 6 de Fevereiro de 1722, adiante. = 21 D. Maria Ignacia da Sylveira nasceo ao primeiro de Fevereiro de 1723. Casou segunda vez a 25 de Fevereiro de 1732 com D. Maria Caetana de Tavora, Dama da Rainha D. Maria Anna de Auftria, filha de Tristao da Cunha de Ataide, I. Conde de Povolide, e da Condessa Dona Archangela Maria de Tavora, como deixámos referido; e tiverao = 21 D. MARIANNA DA SYLVEIRA, que nasceo a 23 de Novembro de 1733, e acabou de tenra idade. = 21 E D. THERESA DA SYLVEIRA nasceo a 24 de DezemDezembro de 1735, e morreo no anno de 1738. = 21 D. Luiza Francisca Antonia da Sylveira, presumptiva herdeira, casou no anno de 1745 com Nuno Gaspar de Tavora, filho dos II. Condes de Alvor, como se disse a pag. 231 do Tomo V.

\* 15 D. Anna de Tavora, filha de Alvaro Pires de Tavora, Senhor de Mogadouro, e de sua mulher D. Joanna da Sylva, casou com D. Antonio de Ataide, I. Conde da Castanheira, por Carta de 13 de Mayo de 1532, Senhor da dita Villa, de Póvos, e Chelleiros, Védor da Fazenda delRey D. Joao III. e do seu Conselho, e seu valido, varao grande, em quem concorrerao excellentes partes, com admiravel talento, prudencia, e desinteresse, que fazem recomendavel a fua memoria. Morreo a 7 de Outubro de 1563, e jaz com sua mulher, que faleceo de oitenta e cinco annos a 11 de Dezembro de 1589, no Convento da Castanheira, Padroado seu; e tiverao os filhos seguintes: = \* 16 D. Antonio de Ataide, II. Conde da Castanheira, de quem adiante faremos menção. = 16 D. JERONYMO DE ATAIDE, que morreo no anno de 1568, Commendador de Villa-Franca na Ordem de Christo, que casou com D. Joanna de Eça, filha de D. Pedro de Eça, sem successão; e depois toy Monge da Ordem de S. Bernardo. = 16 D. Jor-GE DE ATAIDE, foy Clerigo, e douto: esteve no Concilio de Trento, e depois passou a Roma, onde o Papa Pio IV. o occupou na reformação do Missal, e Breviario Romano, que intentava fazer; e voltan-

do ao Reyno, foy eleito Bispo de Viseu, e sagrado na Igreja de Nossa Senhora da Graça de Lisboa com grande pompa; porque assistirao a este acto ElRey D. Sebastiao, a Rainha D. Catharina sua avó, e a Infanta D. Maria sua tia; entrou na sua Igreja a 14 de Março de 1569, a qual renunciou no de 1578. Foy Inquisidor Geral, lugar que largou, e nelle entrou o Senhor Dom Alexandre no anno de 1602, Abbade de Alcobaça, Capellao mór delRey D. Filippe II., do Conselho de Estado, Esmoler mór: regeitou o Bispado de Coimbra, e Arcebispado de Lisboa. Faleceo a 17 de Janeiro de 1611. Jaz em sepultura humilde no Convento de Santo Antonio da Castanheira, havendo nelle levantado magnificas sepulturas para seus pays. = 16 D. VIOLANTE DE ATAI-DE, que casou com D. Luiz de Castro, Senhor da Cafa de Monsanto, como dissemos no Capitulo V. pag. 931 do Tomo XI. = 16 D. MARIA DE ATAI-DE, mulher de D. Vasco da Gama, II. Conde da Vidigueira, como dissemos a pag. 561 do Tomo X. = \* 16 D. Anna de Ataide, mulher de Joanne Mende Vasconcellos, adiante. = 16 Dona Joanna de ATAIDE casou com Dom Nuno Manoel, II. Senhor de Atalaya, como dissemos no Livro XII. Capitulo VII. pag. 528 do Tomo XI. = 16 D. MAGDALENA, e D. Guiomar, Freiras no Mosteiro da Castanheira. = \* 16 D. Anna de Ataide casou com Joanne Mendes de Vasconcellos, Senhor do Morgado do Esporao, Commendador de S. Izido na Ordem de Christo,

## da Casa Real Portug. Liv. XIII. 73

Christo, do Conselho dos Reys D. Sebastiao, e D. Henrique; e teve = \* 17 a Manoel de Vascon-CELLOS, com quem se continúa. = 17 D. ALVARO DE ATAIDE, que foy Clerigo, Sumilher da Cortina delRey D. Filippe IV. = \* 17 Luiz Mendes DE VASCONCELLOS, adiante. = 17 D. JOANNA DE ATAIDE casou com Francisco Teixeira de Tavora feu primo, Commendador da Castanheira, como fica dito. = 17 D. MARIA, que morreo sem estado. = 17 D. MARIA, D. VIOLANTE, e D. MARGARI-DA, forao Freiras. = \* 17 MANOEL DE VASCON-CELLOS, foy Commendador de S. Izido, Senhor do Morgado do Esporao, Presidente do Senado da Camera de Lisboa, Regedor das Justiças, do Conselho de Estado de Portugal em Madrid, onde morreo a 25 de Abril de 1637. Casou duas vezes, a primeira com D. Luiza de Mendoça, filha de João Nunes da Cunha, Senhor do Morgado da Coutadinha, e de sua mulher D. Filippa de Mendoça. E a fegunda com D. Helena de Noronha, filha herdeira de Joao da Costa Pereira, Senhor de Pancas, e Atalaya, e de sua mulher D. Ignez de Noronha, a qual já tinha sido casada duas vezes, a primeira com D. Manoel da Cunha, Senhor de Taboa; e a fegunda com D. Francisco de Castellobranco, Capitao de Ormuz; e de nenhum destes matrimonios teve filhos: pelo que dos seus bens livres fez hum Morgado, em que entre outros bens, entrou a Quinta de Marvilla, ao qual chamou seus enteados, e descendentes de seu marido

marido Manoel de Vasconcellos, que de sua primeira mulher teve os filhos feguintes: = 18 Francisco de Vasconcellos, I. Conde de Figueiró, Senhor do Morgado do Esporao, Commendador de S. Izido, e de Villa-Nova de Fascoa, Mordomo da Rainha D. Isabel de Borbon, e tambem Mordomo mór; e morreo em Madrid no anno de 1653, havendo casado com D. Anna de Menezes, herdeira, Senhora de Figueiró, e do Morgado de Pedrogao, e filha de Pedro de Alcaçova de Vasconcellos, e de sua mulher D. Maria de Menezes, de quem nao teve successão. = 18 Fr. João de Vasconcellos, que nasceo em Lisboa no anno de 1590, da Ordem dos Prégadores, Mestre da Ordem, do Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio, Varao eminente em virtude, e letras; acabou santamente a 29 de Fevereiro do anno de 1652 a sua vida, que escreveo o Padre Fr. André Ferrer de Valdecebro na lingua Castelhana, e se imprimio em Madrid no anno de 1668. = 18 D. FILIPFA DE MENDOÇA, Dama da Rainha Dona Margarida de Austria, que por morte de seu irmao foy herdeira, e casou com Dom Francisco Luiz de Lencastre, Commendador mór da Ordem de Aviz, como se disse no Capitulo XV. Livro XI. pag. 288. do Tomo XI. = 18 D. VIOLANTE DE MENDOÇA, Religiosa no Mosteiro de Odivellas. \* 17 Luiz Mendes de Vasconcellos, Commendador de S. Bartholomeu da Covilhãa, foy Capitao mór das Naos da India, fez hum gyro lar-

go por Italia; compoz a Arte Militar, que imprimio. Cafou com Dona Brites Caldeira, com quem houve em dote huma Capitanía mór da India, filha de Manoel Caldeira, de quem falla Couto na Decacada X. Livro IV. Capitulo V., de quem teve = 18 Francisco Luiz de Vasconcellos, que teve a dita Commenda, e foy Governador da Ilha Terceira, onde morreo; teve illegitima D. Antonia de Vasconcellos, Freira na Castanheira. = \* 18 Jo-ANNE MENDES DE VASCONCELLOS, adiante. 18 D. Anna, e D. Francisca, Freiras no Mosteiro da Castanheira. = \* 18 Joanne Mendes de Vasconcellos, fervio em Flandes, e no Brasil, onde foy Mestre de Campo, e depois em Alentejo, e Mestre de Campo General, Governador das Armas da Provincia de Traz os Montes, do Conselho de Guerra, Commendador da Ordem de Christo, Tenente General delRey D. Affonso VI., e com este posto governou as Armas de Alentejo: foy muy sciente da guerra, valeroso, e de admiravel talento, e entendido, havendo na sua pessoa tantas virtudes, que foy hum dos grandes Generaes, que concorrerao no seu tempo. Casou com Dona Dorothea de Gulmao, (viuva de D. Joao Tello de Menezes, filha do infigne D. Manoel de Menezes, de quem a pag. 392 do Tomo V. tratámos, e de fua fegunda mulher D. Luiza de Moura) e era filha de D. Marcelliano de Faria e Gusmao, de quem nao teve successão.

\* 16 D. Antonio de Ataide, foy II. Conde Tom. XII. K da da Castanheira, Senhor desta Villa, de Póvos, e Chelleiros, &c. Cafou tres vezes, a primeira com D. Maria de Vilhena, filha de D. Francisco da Gama, II. Conde da Vidigueira, Almirante da India, como fica escrito a pag. 560 do Tomo X., de quem teve unica = 17 D. Anna de Ataide, Dama da Rainha D. Catharina, e cafou com D. Henrique de Portugal, Commendador de Santa Maria de Pernes, como se disse a pag. 796 do Tomo X. Casou segunda vez com D. Barbara de Lara, filha de D. Pedro de Menezes, III. Marquez de Villa-Real, &c. e a fua illustrissima posteridade deixamos relatada a pag. 531 do Tomo II. Casou terceira vez com D. Maria de Vilhena, filha de D. Luiz de Vasconcellos e Menezes, Governador do Brafil, &c. e de fua mulher D. Branca de Vilhena, como adiante veremos; e teve deste matrimonio = 17 D. Fernando de ATAIDE, de quem nao ficou geração. = 17 Dona Lourença de Vilhena, que casou com seu 10brinho D. Joao de Ataide, III. Conde da Castanheira, de quem não ficou successão. = 17 D. Anto-NIA DE ATAIDE, Freira em Sacavem. = 17 E D. MARIA DE ATAIDE, sem estado.

\* 15 Luiz Alvares de Tavora, Senhor do Mogadouro, e outras muitas terras, da Casa de Tavora, Commendador de Mogadouro, Alcaide mór de Miranda, que acompanhou ao Infante D. Luiz na empreza de Tunes no anno de 1535. Casou com D. Filippa de Vilhena, filha de D. Luiz da Sylveira,

I. Con-

I. Conde de Sortelha, e da Condessa D. Brites Coutinho; e tiverao os filhos seguintes: = \* 16 Luiz ALVARES DE TAVORA, com quem se continúa. = 16 D. JOANNA DE TAVORA, que casou com Dom Luiz de Ataide, III. Conde de Atouguia, e foy fua primeira mulher, sem successão, como já se disse. = 16 D. MARIA DE TAVORA, dotada de fermosura, morreo sendo Dama do Paço. = 16 D. Brites de VILHENA casou com Joanne Mendes de Oliveira, Senhor do Morgado de Oliveira, Val de Sobrados; e tiverao os filhos seguintes: = 17 MARTIM AF-FONSO DE OLIVEIRA, X. Senhor do Morgado de Oliveira, que casou com D. Helena de Lencastre, filha de D. Joao da Sylveira, II. Conde de Sortelha, com a successão, que deixámos referida no Livro XI. Capitulo XIV. pag. 225 do Tomo XI. = 17 Dio-GO LUIZ DE OLIVEIRA, que servio muitos annos em Flandes, sendo Mestre de Campo de Infantaria, foy Commendador de Santo Adriao de Penha-Fiel, S. Pedro dos Commendadores, e Nossa Senhora da Lourinhãa na Ordem de Christo, Governador, e Capitao General do Estado do Brasil. Morreo no anno de 1640, havendo casado com sua sobrinha D. Leonor de Tavora, filha dos primeiros Condes de S. João, de quem não teve fuccessão. 💳 17 D. Ma-RIA DE OLIVEIRA, que morreo sem ter tido estado. = \* 17 D. FILIPPA DE VILHENA, que casou com Ruy Lourenço de Tavora, Reposteiro mor, como adiante diremos. = 17 D. Joanna de VI-Tom. XII. Kii LHENA, LHENA, que foy segunda mulher de seu primo com irmao D. Martinho Mascarenhas, II. Conde de Santa Cruz, do Conselho de Estado, &c. de quem nasceo = 18 D. Brites Mascarenhas, que casou com D. Joao Mascarenhas, Senhor de Lavre, &c. Commendador de Mertola, de quem tratámos a pag. 72 do Tomo IX. = \* 17 D. Martha de Vilhena, mulher de seu primo com irmao Luiz Alvares de Tavora, I. Conde de S. Joao, adiante. = 17 D. Anna de Vilhena, e D. Ignez de Tavora, Freiras em Santa Clara de Lisboa. = 17 D. Isabel de Castro, Freira na Esperança da mesma Cidade.

D. Anna de Vilhena, foy a quarta filha de Luiz Alvares de Tavora, e de sua mulher D. Filippa de Vilhena, casou duas vezes, a primeira com Manoel de Sousa da Sylva, Aposentador mór, como diffemos a pag. 697 do Tomo XI.; e por sua morte casou segunda vez com D. Gabriel Ninho de Zuniga, Commendador das Casas de Cordova na Ordem de Calatrava, Mestre de Campo General dos Castelhanos neste Reyno, e Governador de S. Juliao da Barra, Governador, e Capitao General de Orao; e era filho terceiro de Joao Ninho, Senhor de Mararambroz, e de D. Isabel de Zuniga sua mulher, filha de Estevao Coelho, e de Maria de Zuniga, Senhores de Montalvo, e Hito; e tiverao = 17 a D. An-TONIA NINHO DE VILHENA, que casou com Dom Luiz Fernando da Sylva e Ribera, Alferes mór de Toledo,

Historia de la Casa de Sylva, liv. 4. cap. 12. 12g.510. do tom.1. Toledo, Senhor do Morgado do Corral, como escreve D. Luiz de Salazar e Castro.

\* 16 Luiz Alvares de Tavora, foy Senhor de Mogadouro, e outras terras, Alcaide mór de Miranda, e Commendador de Mogadouro na Ordem de Christo. Morreo na batalha de Alcacere no anno de 1578. Cafou com D. Leonor Henriques, Dama do Paço, sua prima, filha de D. Simao da Sylveira seu tio, e de D. Guiomar Henriques; e tiverao unico = 17 Luiz Alvares de Tavora, I. Conde de S. Joao da Pesqueira, Senhor de Mogadouro, e outras muitas terras, Alcaide mór de Miranda, Commendador de Mogadouro, do Conselho dos Reys Dom Filippe III. e IV. Achou-se na restauração da Bahia, e morrendo D. Joao Luiz de Vasconcellos, Senhor de Mafra, como adiante se dirá, foy oppositor a esta Casa, e Morgados, como descendente por pay, e mãy do I. Conde de Penella, e como parente mais chegado do ultimo possuidor, em quanto representava seu pay, que morreo na batalha de Alcacere, e se reputava por vivo. Casou com D. Martha de Vilhena fua prima com irmãa, filha de Joanne Mendes de Oliveira, Morgado de Oliveira, e da Patameira, de quem teve = 18 ANTONIO LUIZ DE TAVORA, II. Conde de S. Joao, que casou com a Condessa D. Archangela de Portugal, como deixámos referido a pag. 216 do Tomo V. = 18 JOANNE MENDES DE TAVORA, que foy Collegial de S. Pedro de Coimbra, eleito a 28 de Mayo de 1618, Doutor em Theologia, Conego

Conego Magistral da Sé de Lisboa, Deputado do Santo Officio de Lisboa, em que entrou a 31 de Março de 1630, Sumilher da Cortina delRey D. Filippe IV., que o nomeou Bispo de Portalegre, em que foy confirmado pelo Papa Urbano VIII. no anno de 1632; e fendo promovido ao Bispado de Coimbra no anno de 1638, depois da Acclamação delRey Dom Joao IV., foy do seu Conselho de Estado, e o nomeou Arcebispo de Lisboa. Faleceo ao primeiro de Julho de 1646 de idade de quarenta e oito annos. Jaz na Capella mór da Sé de Coimbra. = 18 Lourenco Pires de Tavora, Mestre de Campo em Catalunha, que morreo sem geração. 🗀 18 ALVARO DE TAVORA, Eremita da Ordem de Santo Agostinho. = 18 Francisco de Tavora, que morreo de hum desastre, sendo Capitao de Infantaria em Flandes. = 18 D. Leonor de Tavora casou com seu tio Diogo Luiz de Oliveira, Senhor do Morgado de Oliveira, como fica dito. = 18 D. MARIA DE TAVORA, Dama do Paço, que casou com D. Antonio Mascarenhas, e forao os primeiros Condes de Palma: ficando viuva casou com D. Joao Mascarenhas, III. Conde de Santa Cruz, Mordomo mór da Rainha D. Luiza; e de nenhum destes matrimonios ficou successão. = 18 D. FILIPPA DE TAVORA, Religiosa na Esperança de Lisboa.

\* 15 RUY LOURENÇO DE TAVORA, filho terceiro de Alvaro Pires de Tavora, Senhor do Mogadouro, foy Commendador de Miranda na Ordem de

Christo

### da Cafa Real Portug. Liv. XIII.

Christo, que servio em Africa. Acompanhou ao Infante D. Luiz na jornada de Tunes, e depois no anno de 1538 passou à India por Capitao de hum Navio da Armada daquelle anno, despachado com a Capitanía da Fortaleza de Baçaim, em que logo entrou: porém antes de ter acabado o seu tempo, voltou para o Reyno no anno de 1540, e foy Trinchante dos Reys D. Joao III. e D. Sebastiao, officio que comprou a Simao da Cunha. Foy Capitao mor de Faria, Europa Portu. huma Armada, que ElRey D. Joao III. mandou gueza, tom, 2. cap. 18. aprestar, quando se receou, que o Pirata Barba-Roxa fosse sobre Ceuta. ElRey D. Sebastiao no anno de 1576, sendo já velho, o mandou por Vice-Rey da India, e morreo na viagem, junto a Moçambique, onde jaz. No anno de 1550 já era do Conselho, porque vencia a moradia de Cavalleiro do Confelho de quatro mil duzentos e oitenta e seis reis por mez. Casou com D. Joanna Ferrer da Cunha, Dama da Salazar, Casa de Lara, Rainha D. Catharina, filha de D. Jayme Francisco tom. 2, pag. 691. Ferrer, Senhor de Sot, Lugar-Tenente do Governador de Valença, e de sua mulher D. Maria de Robles, Dama da Rainha Catholica, filha de Joao de Robles, Senhor de Villarmentero, Trinchante dos Reys Catholicos, e de fua mulher D. Maria da Cunha, irmãa de D. Joao da Cunha e Portugal, Duque de Valença, como escrevemos a pag. 634 do Tomo XI.; e tiverao os filhos seguintes: = \* 16 AL-VARO PIRES DE TAVORA. = 16 D. CATHARINA DE TAVORA casou com Lourenço Pires de Tavora, Senhor

Senhor do Morgado de Caparíca, como diremos. = \* 16 D. Maria de Tavora, mulher de Agostinho de Lasetá, de quem adiante se trata. = \* 16 D. Ignez de Tavora, mulher de Diogo de Saldanha, de quem logo saremos menção. = 16 D. Lourença de Tavora casou com João de Saldanha, Commendador de Villar de Macada na Ordem de Christo, de quem não teve successão. = 16 D. Anna, D. Magdalena, e D. Leonor de Tavora, Freiras em Cellas de Coimbra.

D. CATHARINA DE TAVORA casou com Lourenço Pires de Tavora, que nasceo no anno de 1510, Alcaide mór, e Capitao da Torre de Caparíca, e em que instituío novo Morgado. Foy Commendador de Requiao de Salvaterra, e das Pias, na Ordem de Christo. Servio em Arzila, sendo Capitao daquella Praça Dom Antonio da Sylveira, onde fervio com reputação, fendo ferido na occasião, em que matarao a seu irmao Alvaro Pires de Tavora. No anno de 1535 acompanhou a Tunes ao Infante D. Luiz, e no de 1541 foy Embaixador delRey D. Joao III. a Muley Hamet, Rey de Fez, e duas vezes ao Emperador Carlos V., onde tratou, e concluio os cafamentos reciprocos dos Principes de Portugal, e Castella; e acompanhou a Princeza D. Joanna. O mesmo Rey o sez Ayo, e Camereiro mór de feu filho o Senhor D. Duarte, e o mandou por Embaixador a Inglaterra; depois foy a Roma a dar obediencia ao Papa Paulo IV. em nome del Rey D. Sebastiao.

# da Casa Real Portug. Liv. XIII. 83

bastiao. No anno de 1546 foy Capitao mór da Armada da India, onde chegou àquelle Estado na occasiao do segundo cerco de Dio, e se soy meter na Praça; e em sua defensa procedeo com valor, digno do seu illustre nascimento. Foy Governador de Tan- Historia de Tangere, gere, onde entrou no anno de 1564, e tomando pos- liv.2. pag.77. se no primeiro de Abril, no seu tempo teve a Praça paz com os Mouros, e fortificou o Castello com baluartes, e terraplenos; e deixando a obra imperfeita, nao houve depois curiofidade para se acabar: e tendo governado dous annos, voltou ao Reyno, e continuou na occupação do Conselho de Estado até o anno de 1573, em que morreo a 15 de Fevereiro na fua Quinta de Caparica, com sessenta e tres annos de idade, gastados no serviço do seu Rey, deixando huma esclarecida memoria à sua posteridade. Jaz no Chronica da Provincia Convento dos Arrabidos do mesmo Lugar, que elle da Arrabida, part. 1. havia fundado no anno de 1558. E desta uniao nas- pag. 176. cerao os filhos feguintes: = 17 Christovao de TAVORA, que foy Senhor do Morgado de Caparica, e muy valído delRey D. Sebastiao, que no anno anno de 1575 o fez seu Estribeiro mór, officio que havia renunciado D. Francisco de Portugal; e no anno seguinte o creou do seu Conselho de Estado, e o mandou por Embaixador a Castella. Acompanhou a ElRey ambas as vezes, que passou à Africa, e na de Alcacere teve o mesmo sim, que ElRey; porque se nao soube certeza delle. Havia casado com D. Francisca Calvo, que depois foy mulher de D. Pedro de Tom. XI. Caf-

Castellobranco, e era filha de Antonio Calvo, Gentil-homem, Genovez rico, e honrado, que vivia em Lisboa, de quem nao teve successão. = 17 ALVA-

Nubiliarios de Affon-

Diogo Gomes de Figueiredo em titulo de Sylvas.

10 de Torres.

RO PIRES DE TAVORA, que depois de servir em Africa, e nas Armadas, foy Capitao dos Aventureiros na batalha de Alcacere no anno de 1578, onde o ferirao, e poucos dias depois morreo em Fez com vinte e quatro annos de idade. = 17 ANTONIO DE TAVORA, Pagem da lança delRey Dom Sebastiao, com quem se achou na batalha de Alcacere, nao contando mais, que quatorze annos de idade, e ferido, morreo brevemente em Fez. = \* 17 Ruy Lourenço de Tavora, de quem se tratará adiante. = 17 D. JOANNA DE TAVORA, Dama da Princeza D. Joanna. Casou com Luiz da Sylva, (filho fegundo de Diogo da Sylva, herdeiro da Cafa de Vagos) hum dos quatro Sumilheres, ou Cameristas delRey D. Sebastiao, Védor da sua Fazenda, e do feu Conselho de Estado, a quem servio algum tempo de Camereiro mór, e o acompanhou na jornada de Africa, e foy cativo na batalha; e voltando ao Reyno, o mandou prender em sua Casa ElRey D. Henrique; porque com seu cunhado, como mais favorecidos del Rey, os culparao em serem os principaes motores da jornada. Morreo em sua casa em Montemór o Velho a 25 de Setembro de 1580 com Salazar pag. 281, tom. trinta e seis annos de idade. Salazar de Castro se enganou em dizer morrera na batalha. E ficando viuva

sua mulher, entrou no Mosteiro das Descalças da

Madre

Madre de Deos; e nao tiverao successão. = 17 D. Antonia DE Tavora cafou com Luiz de Alcacova, hum dos Sumilheres del Rey D. Sebastiao, com quem morreo na batalha de Alcacere, e foy sua segunda mulher, que depois entrou nas Capuchas de Jesus de Setuval, havendo tido = \* 18 a D. Luiza DE TAVORA, mulher de D. Lourenço de Brito de Lima, VII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, de quem adiante se tratará. = 17 D. FRANCISCA DE TAVORA casou com D. Lourenço Soares de Almada, Capitao mór de Lisboa, de cuja uniao nasceo unico = 18 D. ANTAO DE ALMADA, que foy seu herdeiro, e casou com sua prima com irmãa D. Isabel da Sylva; e a sua successão fica referida a pag. 615 do Tomo X. = \* 17 D. MARIA DE TAVORA casou com D. Diogo de Castro, Conde de Basto, como logo se dirá. = 17 D. PAULA DA SYLVA, que casou com D. Joao de Lencastre, Commendador de Coruche, como dissemos no Capitulo XXII. pag. 329 do Livro XI.

\* 17 D. Maria de Tavora casou com Dom Diogo de Castro, II. Conde de Basto, Capitas de Evora, Commendador de Almodovar, e Garvas, da Ordem de Aviz, Regedor das Justiças, Presidente do Desembargo do Paço, do Conselho de Estado dos Reys Dom Filippe II. e III., Governador, e depois Vice-Rey de Portugal, que morreo ao primeiro de Outubro de 1618; e tiveras os filhos seguintes: 

18 D. Fernando de Castro, que casou com D. Tom. XII.

Catharina da Sylva, filha de Antonio de Mello, Alcaide mór de Elvas, como fe disfe no Livro XIII. pag. 875 do Tomo XI. = 18 D. Lourenço de Cas-TRO, que foy III. Conde de Basto, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe III., Capitao mór de Evora, que ficou em Castella depois da Acclamação; e servindo em Catalunha, lá morreo no anno de 1642. Casou com D. Violante de Lencastre, filha dos III. Duques de Aveiro, como escrevemos no Livro XI. Capitulo V. pag. 103 do Tomo XI. = 18 D. MIGUEL DE CASTRO, que foy Arcediago de Santarem, do Conselho Geral do Santo Officio, e do Conselho de Estado, Bispo de Viseu, de que tomou posse por Procuração a 17 de Março de 1634. Morreo em Madrid a 13 de Março do referido anno, e foy o ieu corpo levado a Viseu. = 18 D. Joanna DE CASTRO, que faleceo a 2 de Abril de 1631, e jaz na Trindade. Casou com Duarte de Albuquerque Coelho, Senhor da Capitanía de Pernambuco, o qual depois da Acclamação delRey D. João IV. ficou em Madrid, e se intitulou Marquez de Basto, Conde de Pernambuco, e foy Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe IV., de quem teve = 19 a JORGE DE ALBUQUERQUE COELHO, que depois da morte de seu tio se intitulou Conde de Basto; e servindo em Catalunha, morreo moço. = 19 E a D. MARIA MARGARIDA DE CASTRO E ALBUQUR-QUE, que foy herdeira destas Casas, e casou com D. Miguel de Portugal, V. Conde de Vin.icfo, co-

Collecçao Catalogo dos Bispos de Viseu. mo deixámos referido no Capitulo IX. Livro X. pag. 174 do Tomo X. = 19 D. Catharina, D. Marianna, D. Filippa, e D. Francisca, todas quatro Freiras no Mosteiro do Sacramento de Lisboa, da

Ordem de S. Domingos.

\* 17 RUY LOURENÇO DE TAVORA nasceo no anno de 1552: por morte de seus irmãos succedeo no Morgado de Caparica, e Commendador da Ordem de Christo. Passou a servir à India com o Vice-Rey Ruy Lourenço de Tavora seu avô materno, onde servio com distinção: voltou ao Reyno, foy Capitao de Cavallos na occasiao, em que os Inglezes no anno de 1589 vierao à Costa deste Reyno. Em huma memoria antiga fe diz, que no feguinte foy Governador de Tangere: devia ser sómente nomeado; porque o Conde da Ericeira na sua Historia de Tangere, não o nomea entre os Gevernadores daquella Praça; depois o foy do Reyno do Algarve, e do Confelho de Estado del Rey Dom Filippe III.; e no anno de 1608 foy por Vice-Rey da India, em que entrou em Setembro do anno feguinte, que governou até 13 de Dezembro de 1612, em que entregou o Estado a D. Jeronymo de Azevedo, e chegou ao porto de Lisboa a 14 de Setembro de 1614; e sendo capitulado, morreo de desgosto a 19 de Junho de Casou com D. Maria Coutinho, filha de D. Diogo de Almeida, Commendador de Pancalvos na Ordem de Christo, Capitao de Dio, e do Conselho delRey D. Sebastiao, e de sua mulher Dona Leonor CoutiCoutinho; e teve os filhos seguintes: = \* 18 AL-VARO PIRES DE TAVORA, adiante. = 18 CRHIS-TOVAO DE TAVORA, que foy Commendador da Ordem de Christo, passou com seu pay à India, onde fervio de Capitao do Malavar, e de Ormuz: morreo moço. = 18 D. Leonor Coutinho casou com D. Francisco da Gama, IV. Conde da Vidigueira, Almirante da India, de quem foy fegunda mulher, como se disse a pag. 565 do Tomo X. = \* 18 ALVA-RO PIRES DE TAVORA, foy Senhor do Morgado de Caparica, teve duas Commendas na Ordem de Christo, e a das Entradas na Ordem de Santiago: escreveo hum livro com o titulo de Varoens illustres da Cafa de Tavora, que sua filha mandou imprimir no anno de 1648; e faleceo a 7 de Julho de 1640, havendo casado com D. Maria de Lima, filha de D. Lourenço de Lima, VII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, &c. como se dirá adiante, e tiverao = \* 19 a RUY LOURENÇO DE TAVORA, de quem logo se tratará. = 19 D. Luiza de Tavora, que casou com Luiz Francisco de Oliveira, XI. Senhor do Morgado de Oliveira, &c.; e a fua fuccessão deixámos tratada a pag. 227 do Tomo XI. = 19 D. IGNEZ DE TAVORA E LIMA casou com D. Alvaro Manoel, Senhor de Atalaya, como dissemos a pag. 553 do dito Tomo. = 19 D. Joanna de Tavora E LIMA, que casou com Alexandre de Sousa, como fica referido a pag. 506 do dito Tomo. = \* D. Ca-THARINA DE LIMA, adiante. = 19 D. BRITES DE LIMA,

## da Casa Real Portug. Liv. XIII. 89

Lima, mulher de Jorge Furtado, Commendador de Loulé, como se dirá adiante no Capitulo V. Q. II. do Livro XIV. 

19 D. Leonor, e D. Francisca, Freiras na Madre de Deos de Lisboa.

\* 19 D. CATHARINA DE LIMA casou com Dom Antonio da Sylveira, que nasceo na India, donde veyo para este Reyno, e servio de Moço Fidalgo a ElRey D. Joao IV. Era filho de D. Jeronymo da Sylveira, neto dos II. Condes de Sortelha, que pasfou a servir à India, e lá casou com D. Brites de Albuquerque, que foy sua segunda mulher; era filha herdeira de Jorge de Albuquerque, General de Ceilao, Commendador da Ordem de Christo, e do Conselho Ultramarino, que faleceo a 16 de Mayo de 1640, e de sua mulher D. Isabel de Sousa, filha de Pedro Lopes de Sousa, e neta de Fernando de Albuquerque, que foy Governador do Estado da India, onde casou com D. Maria de Miranda, filha de Marcos Rodrigues de Azevedo, e de sua mulher Dona Ignez de Miranda, que erao naturaes do Reyno de Portugal, e nao da India, como com errada equivocação alguns Genealogicos disserao: consta de huma Inquirição, feita no anno de 1616; e tiverão = 20 D. ALVARO DA SYLVEIRA, Commendador de Santa Maria de Sortelha, e S. Martinho de Lordello, na Ordem de Christo, Governador do Rio de Janeiro, que casou com D. Theresa de Borbon; e a sua fuccessa deixámos escrita a pag. 862 do Tomo X. 20 D. Brites de Lima, que foy Religiofa, e Abbadessa

badessa de Odivellas. = 20 D. MARIA VICTORIA DE LIMA, que faleceo a 16 de Abril de 1727, havendo casado com Christovao de Sousa Coutinho, Senhor de Bayao, que morreo a 6 de Dezembro de 1704; e tiverao os filhos seguintes: = 21 Joao Fer-NANDES DE Sousa, que morreo em vida de seu pay a 19 de Dezembro de 1702. = 21 FERNANDO MAR-TINS DE SOUSA COUTINHO, que foy Senhor de Bavao, e morreo sem casar a 31 de Março de 1726. = \* 21 D. CATHARINA ROSA DE LIMA, de quem logo se fará mençao. = 21 D. Leonor, D. Ar-CHANGELA, e D. JOANNA DE LIMA, Freiras no Mosteiro de Odivellas. = \* 21 D. CATHARINA ROSA DE LIMA casou no anno de 1707 com Gaspar da Costa de Ataide, Senhor do Morgado de Brandoa, Commendador na Ordem de Christo, General de Batalha do mar, em que servio em muitas Armadas com bom nome: morreo a 8 de Setembro de 1718; e tiverao = \* 22 a Christovao da Costa de ATAIDE, com quem se continúa. = 22 JOAO DA COSTA DE ATAIDE, que nasceo a 6 de Setembro de 1711. = \* 22 CHRISTOVAO DA COSTA DE ATAI-DE nasceo a 13 de Julho de 1709, succedeo na Casa, foy Capitao de Infantaria, morreo a 16 de Março de 1738, havendo casado a 13 de Agosto de 1727 com D. Juliana de Noronha, filha de Manoel de Sousa Tavares, e de sua mulher D. Maria de Noronha, como se disse a pag. 507 do Tomo XI., de quem teve = 23 D. Maria de Noronha, que nasceo

## da Casa Real Portug. Liv. XIII. 91

a 3 de Janeiro de 1729. 

23 FERNANDO DA COSTA DE ATAIDE, que nasceo a 13 de Janeiro de 1730.

23 Manoel da Costa de Ataide nasceo no anno de 1732. 

23 D. Margarida de Noronha nasceo em o anno de 1733. 

23 Joao da Costa nasceo a 17 de Agosto de 1734. 

23 Francisto da Costa nasceo a 28 de Julho de 1736, 

23 e D. Catharina de Noronha nasceo a 2 de No-

vembro de 1737.

\* 19 RUY LOURENÇO DE TAVORA, foy Senhor do Morgado de Caparica, e teve as Commendas de seu pay; era de huma gentil presença, e muy valeroso: servio na guerra da Acclamação contra Castella na Provincia de Alentejo, onde foy Capitao de Cavallos, e Mestre de Campo; e sendo-o do Terço novo de Lisboa, foy morto de huma balla na cabeça, no affalto de Badajoz, no anno de 1657, "que governava Martim Affonso de Mello, II. Conde de S. Lourenço, havendo casado duas vezes, a primeira com D. Mayor Manoel, Dama do Paço, filha de Tristao de Mendoça, e de D. Helena Manoel; e tiverao unica = 20 a D. Helena de Tavora, que foy sua herdeira, e morreo antes de casar com Miguel Carlos de Tavora, depois II. Conde de S. Vicente, com quem seu pay ordenava no seu Testamento ella casasse. Casou segunda vez com D. Helena de Tavora sua sobrinha, filha de seu cunhado Luiz Francisco de Oliveira, Morgado de Oliveira, de quem nao teve filhos; e ella depois casou com Tom. XII. Hen-M

Henrique Carvalho e Sousa, Provedor das Obras da Casa Real, de quem fizemos menção a pag. 147 do Tomo XI. Teve illegitima a D. CATHARINA DA GLORIA, Religiosa no Mosteiro de Santa Clara de Lisboa.

\* 15 BERNARDIM DE TAVORA, que foy quarto filho de Alvaro Pires de Tavora, e de sua mulher D. Joanna da Sylva. Foy Reposteiro mór delRey D. Joao III., delRey D. Sebastiao, e delRey D. Filippe II., Embaixador a Castella na occasiao da morte do Principe D. Joao. No anno de 1537 vencia de moradia tres mil reis, depois sendo já Reposteiro mór vencia quatro mil duzentos e oitenta e seis reis de Cavalleiro do Confelho. Casou com D. Luiza de Alcaçova, filha do Secretario Antonio Carneiro, e de sua mulher D. Brites de Alcaçova; e tiverao os filhos seguintes: = 16 Antonio de Tavora, que morreo solteiro. = 16 Pedro Lourenço de Ta-VORA, Doutor em Theologia, e o primeiro Porcionista do Collegio Real de Coimbra, em que entrou a 2 de Mayo de 1563, e já havia sido Collegial em hum dos Collegios de Salamanca. Foy Conego de Mafra na Sé de Lisboa, Deputado da Mesa da Confciencia, e Ordens, Esmoler mór de Filippe II., Prelado de Thomar. = 16 ALVARO PIRES DE TA-VORA, que servio de Moço Fidalgo ao Principe D. Joao; passou a servir à India, onde foy Capitao de Damao, em que succedeo a D. Pedro de Almeida no anno de 1569; e voltando ao Reyno, acompanhou

nhou a ElRey Dom Sebastiao à Africa, e foy morto na batalha de Alcacere em vida de seu pay, havendo casado com D. Isabel de Mello, filha de Simao de Mello de Magalhaens, Capitao de Malaca, e de sua mulher D. Maria de Sousa, de quem nasceo unica = 17 D. MARIA DE TAVORA, que casou com Dom Affonso de Lencastre, Commendador mór da Ordem de Christo, de quem nao teve successão, como dissemos a pag. 68 do Tomo IX. = \* 16 Ruy Pi-RES DE TAVORA, com quem se continúa. = 16 Luiz ALVARES DE TAVORA, servio na India em tempo do Vice-Rey D. Constantino: matou em desafio a Luiz Barreto da Sylva, filho do Governador do Eftado Francisco Barreto, estando nomeado Capitao de Malaca; e passou à Italia para se achar na batalha naval de Lepanto: morreo em Sicilia. = 16 Fran-CISCO DE TAVORA, que foy o fexto filho na ordem do nascimento, servio em vida de seu pay de Reposteiro mór a ElRey Dom Sebastiao, foy Commendador de Olivença na Ordem de Aviz, e Coronel de hum dos Terços, com que o dito Rey passou à Africa; e pelejando com muito valor, o matarao na batalha de Alcacere no anno de 1578; havendo sido casado com D. Anna de Mendoça, que depois foy mulher de D. Joao de Sousa, Alcaide mór de Thomar, e era filha herdeira de Luiz da Sylveira, e de sua mulher D. Branca de Mendoça, de quem nao ficou posteridade. = 16 MANOEL DE TAVORA, RUY LOURENÇO, e CHRISTOVAO DE TAVORA, Tom. XII. Mii molmorrerao meninos. 

16 Martim de Tavora, que nao casou, e teve illegitima a D. Ambrosia de Tavora, Freira em Cellas de Coimbra. 

16 D. Brites de Tavora casou com Gonçalo de Sousa da Fonseca, Senhor das Ilhas das Flores, Fogo, e Santo Antao; e nao tendo filhos, a deixou por sua herdeira: e ella com licença del Rey deixou as ditas Ilhas a seu sobrinho Bernardim de Tavora. 

16 D. Joanna de Tavora casou com Francisco Tavares, Senhor de Mira. 

16 D. Margarida, D. Margarida, D. Maria, e D. Filippa, Freiras em Cellas de Coimbra.

RUY PIRES DE TAVORA, filho quarto de Bernardim de Tavora, veyo a succeder na Casa, e foy Commendador de Santa Maria de Cacella na Ordem de Santiago, Reposteiro mór dos Reys D. Filippe II., e III.; acompanhou ao Infante D. Luiz na empreza de Tunes: fervio muitos annos na India, e fe achou no grande cerco de Chaul no anno de 1571. Casou com Dona Filippa de Vilhena, filha de João Mendes de Oliveira, Morgado de Oliveira, e de D. Brites de Vilhena sua prima; e tiverao os filhos seguintes: = \* 17 BERNARDIM DE TAVORA E SOU-SA, com quem se continúa. = 17 CHRISTOVAO DE TAVORA, Porcionista do Collegio de S. Pedro de Coimbra, aceito a 4 de Dezembro de 1617. Foy Theologo, e depois Collegial no anno de 1623, Prior de Laudios, e da Magdalena de Lisboa, Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, e Esmoler mór delRey

delRey D. Joao IV. = 17 Pedro Lourenço de TAVORA, que morreo em Flandes no anno de 1620, onde hia fervir de Capitao no Terço de seu tio Diogo Luiz de Oliveira. = 17 Joanne Mendes, Francisco, e Alvaro Pires de Tavora, sem geração. = 17 Martim Affonso de Tavora, que se achou na restauração da Bahia, e morreo no naufragio da nossa Armada na Costa de França. = 17 D. MAGDALENA DE TAVORA, que foy fegunda mulher de D. Joao de Menezes, Commendador de Santa Maria de Vallada na Ordem de Christo; e tiverao = 18 a D. Diogo de Menezes, que cafou com D. Maria de Oliveira, como diffemos a pag. 228 do Tomo XI. = 18 D. Brites DE TAVORA, recolhida em Santos. = 18 D. MARIANNA DE TAvora de Menezes, que casou com D. Antonio Manoel, III. Conde de Atalaya, como se disse no Capitulo X. do Livro XII. = 18 D. Luiza, e D. Brites, Freiras na Esperança de Lisboa. = 18 D. FILIPPA DE TAVORA, que casou com Antonio de Mendoça, Commendador de Avanca; morreo moço, deixando de sua mulher dous filhos, = \* 19 Tris-TAO DE MENDOÇA, adiante. = 19 D. MAGDALE-NA DE TAVORA, Dama da Rainha D. Maria Francisca, e casou duas vezes, a primeira com D. Joao de Castellobranco, Conde de Redondo, sem successao; e por sua morte casou com Nuno de Mendoça, filho de Pedro de Mendoça, Alcaide môr de Mourao, de quem tambem nao teve filhos. = 19

\* 19 Tristao de Mendoça de Albuquer que, Commendador de Avanca, e dos Casaes de Paliao, &c. Casou duas vezes, a primeira com D. Mayor Manoel, que faleceo a 23 de Mayo de 1686; havia sido Dama da Rainha D. Maria Francisca, filha de Pedro de Mello, do Conselho de Guerra, e de sua mulher D. Theresa de Mendoça, de quem teve = 20 Tristao de Mendoça, que morreo a 20 de Mayo de 1685, e outros, que morrerao meninos. Casou segunda vez com D. Violante Maria Henriques, Dama da Rainha D. Maria Sosia, filha de D. Lourenço de Almada, Mestre-Salla da Casa Real; e a sua successão escrevemos a pag. 621 do Tomo X.

\* 17 Bernardim de Tavora e Sousa, foy Senhor das Ilhas do Fogo, e Santo Antaō, que lhe deixou fua tia com a obrigação do appellido de Soufa, por affim o ordenar feu marido Gonçalo de Soufa, Commendador de Santa Maria de Cacella da Ordem de Santiago, Reposteiro mór dos Reys D. Filippe III., e IV., e D. Joaō IV. Casou com Dona Leonor Mascarenhas e Faro, filha de D. Estevão de Faro, I. Conde de Faro em Alentejo, e da Condessa D. Guiomar de Castro; e teve a successão, que sica escrita no Capitulo XVI. pag. 699 do Tomo IX.

\* 16 D. Maria de Tavora, filha de Ruy Lourenço de Tavora, Trinchante delRey D. Joao III., casou com Agostinho de Lasetá, de quem teve os filhos, que se seguem: = \* 17 Joao Francisco de Laseta, adiante. = 17 Cosme de Laseta,

que passou a servir à India. = 17 Christovas de LAFETA<sup>1</sup>, que tambem passou à India, e lá morreo em hum combate com os Malavares, sendo Capitao de hum Navio. = 17 D. MARGARIDA DE TAVO-RA, mulher de Jorge da Sylva, a qual ficando viuva, se recolheo em Cellas de Coimbra. = 17 D. Magdalena, e D. Joanna, Freiras no dito Mosro, onde tambem se recolheo sua mãy. = \* 17 João Francisco de Lafeta, foy Commendador da Commenda pequena do Mogadouro na Ordem de Christo, e achou-se na batalha de Alcacere, em que foy cativo. Casou com D. Antonia da Sylva, filha de Ruy Gomes de Azevedo, Capitao da Mina, e Alcaide mor de Alenguer, que vendeo ao Conde de Sortelha; e deste matrimonio nascerao os filhos seguintes: = \* 18 AGOSTINHO DE LAFETA', adiante. = 18 D. Maria, e D. Margarida, Freiras em Cellas. Casou segunda vez com Dona Luiza de Tavora, filha de Luiz Pires Crespo, sem successão. = \* 18 Agostinho de Lafeta, succedeo no Morgado, e casou com D. Maria de Vilhena, filha de Henrique Jaques de Magalhaens, e de D. Violante de Vilhena sua mulher, de quem teve = 19 João Francisco de Lafeta', que sendo menino, morreo desgraçadamente. = \* 19 D. Christovao de LAFETA', adiante. = 19 D. VIOLANTE MARIA DE VILHENA, primeira mulher de Lourenço Garces Palha, de quem nasceo = 20 D. MARIA VIOLAN-TE, Freira em Santa Clara de Lisboa. = \* 19 CHRIS-TOVAO

TOVAO DE LAEETA, que por morte de seu irmao fuccedeo no Morgado, casou com D. Brites da Sylva, filha de Pedro Jaques de Magalhaens, I. Visconde de Fonte-Arcada, General da Armada Real, do Conselho de Guerra, e de D. Luiza de Atouguia fua primeira mulher, filha de Manoel Dias de Andrade, que se achou na restauração da Bahia, sendo Capitao de hum Galeao daquella Armada. Foy Mestre de Campo no Brasil, Commendador na Ordem de Christo, e Provedor mór da Fazenda da Ilha da Madeira, e de sua mulher D. Brites da Sylva; e tiverao = 20 Pedro Verissimo de Lafeta, que morreo moço. = 20 Joseph de Lafeta, que tambem morreo sem estado. = 20 Bernardo de LAFETA, que succedeo na Casa, e Morgado, sem successão, havendo casado com D. Joanna Michaella de Menezes, a qual ficando viuva, casou com D. Luiz Joseph Garcez Palha da Sylva, Fidalgo da Casa Real, e Tenente de Cavallos em a Praça de El-Era filha de Lourenço Garcez Palha, e de D. Maria Francisca Coutinho sua segunda mulher. = 20 D. VIOLANTE THERESA DA SYLVA, que succedeo na Cafa a seu irmao, e nao tomou estado. = 20 D. MARIA DA SYLVA, Freira na Madre de Deos, da primeira Regra de Santa Clara, que seguio com exemplo, e muita observancia. Escreveo com muito acerto: Praticas Espirituaes, e Doutrinaes, que se imprimirao em quarto no anno de 1732, em nome do Padre Manoel Velho, Sacerdote Algarbiense. = 20 D.

20 D. MARGARIDA DA SYLVA, Religiosa no dito Mosteiro.

\* 16 D. IGNEZ DE TAVORA, filha de Ruy Lourenço de Tavora, casou com Diogo de Saldanha, Commendador de Casevel, o qual depois foy Religioso da Ordem dos Prégadores, e jaz na Capella de S. Domingos de Santarem, enterro da sua Casa; e tiverao = 17 D. Joanna de Tavora, Religiosa nas Dónas de Santarem. = 17 Antonio de Sal-DANHA, que succedeo na Casa, foy Commendador de Casevel, e cativo na batalha de Alcacere. Casou com D. Isabel de Noronha, filha herdeira de Pedro Leitao, Senhor de Ota, e de D. Joanna de Castro, filha de D. Joao de Castro, IV. Vice-Rey da India; e tiverao os filhos seguintes: = \* 18 Diogo de Sal-DANHA, com quem se continúa. = 18 Ayres de Sal-DANHA, e PEDRO DE SALDANHA, que ambos passarao a servir à India, e lá morrerao. 

18 FERNANDO DE SALDANHA, da Companhia de Jesus. = 18 João DE SALDANHA, Cavalleiro de Malta, Commendador de Aguas-Santas. = \* 18 Ruy Lourenço de Ta-VORA, de quem adiante se tratará. = 18 D. JOAN-NA DE CASTRO, Religiosa no Mosteiro de Odivellas. = 18 D. Ignez de Tavora, e D. Maria de Noronha, Religiosas nas Dónas de Santarem. = 18 D. SEBASTIANA DE NORONHA casou com Martim Lopes Lobo, Commendador na Ordem de Chrifto, como fe disse a pag. 852 do Tomo XI.

\* 18 DIOGO DE SALDANHA DE SANDE, fucce-Tom. XII. N deo

deo na Casa de seu pay, e nos bens de sua mãy, e se appellidou de Sande, pelo Morgado de Punhete de seu terceiro avô D. Rodrigo de Sande. Foy Commendador de Casevel, e Governador da Torre de Belem. Cafou com D. Catharina Pereira, Senhora do Morgado da Taipa, herdeira de D. Manoel Pereira, Senhor do dito Morgado, e Governador de Angola, e de fua mulher D. Maria de Tavora; e tiverao os filhos feguintes: = 19 Manoel Luiz de SALDANHA, foy Commendador de Casevel, e Senhor da mais Casa de seus pays; servio na guerra de Alentejo, viveo em Santarem: foy muy applicado, e versado nas letras Divinas, e humanas, e de huma vida exemplar, e devota; de forte, que adquirio universal opiniao de virtuoso. Morreo no anno de 1686 fem nunca querer cafar. = 19 Joseph Francisco DE SALDANHA, que servindo na Provincia de Alentejo, foy morto a 10 de Novembro de 1646 na entrepreza de Valença de Alcantara. = 19 D. ISABEL DE NORONHA casou com Luiz Gonçalves da Camera Coutinho, Senhor da Ilha Deserta, como disfemos a pag. 702 do Tomo XI. = 19 D. FILIPPA DA SYLVA, D. VIOLANTE DA SYLVA, e D. MARIA DE TAVORA, Religiosas no Mosteiro de Santa Clara de Santarem.

\* 18 RUY LOURENÇO DE TAVORA, foy Commendador de Refoyos, e depois de ter servido nas Armadas do Reyno, passou à India, e lá casou duas vezes; a primeira com D. Marianna Ribeira, viuva

de D. Alvaro da Sylva, filha de Manoel Ribeiro, e de D. Maria Tiberia. A fegunda vez com D. Lucrecia Rabello, viuva de D. Joao de Moura, filha de Nicolao de Horta Rabello, de quem nao teve filhos; e de sua primeira mulher teve os seguintes: 19 ANTONIO DE SALDANHA, que servio na India com valor, e foy morto em hum combate com os Hollandezes. = \* 19 Manoel de Saldanha, com quem se continúa. = 19 D. Isabel de Noronha casou com D. Fernando de Castellobranco. = 19 D. CATHARINA DE TAVORA, sem estado. = \* 19 MA-NOEL DE SALDANHA, fervio na guerra contra os Hollandezes em Ceilao; casou duas vezes, a primeira com Dona Maria Theresa de Albuquerque, filha de Pedro de Albuquerque Lobo, e de D. Luiza Lobo; e tiverao. = \* 20 Antonio de Saldanha, com quem se continua. = 20 D. Isabel Theresa de Noronha, que casou com Joseph Luiz Garcez Palha, de quem nao teve successão. Casou segunda vez com D. Antonia Luiza de Castro, filha de Joanne Mendes de Menezes, de quem teve. = 20 Ruy Lourenço de Tavora, e Joao de Saldanha, fem estado. = 20 D. Josefa Luiza de Salda-NHA, illegitima, que foy Religiosa no Mosteiro do Calvario, junto a Lisboa. = \* 20 Antonio de SALDANHA DE MESQUITA LOBO DE ANDRADE RI-BAFRIA, succedeo nos Morgados de Andrades, Ribasfrias, e do Grande D. João de Castro, com o Padroado da Capella de S. Domingos de Bemfica, Com-Tom. XII. menmendador de S. Pedro de Pinhel na Ordem de Christo; servio na paz, e soy Capitao de Mar, e Guerra, e passou com o mesmo posto à India; e voltando ao Reyno, foy Mestre de Campo de hum Terço no anno de 1703; depois servio na guerra com distinção, porque foy valeroso, e com muita honra; teve o Regimento da Armada, e foy Brigadeiro dos Exercitos de Sua Magestade, Governador, e Capitao General do Reyno de Angola, para onde foy no anno de 1709. Morreo em Agosto de 1723. Casou, por inclinação, com D. Maria Moreira, filha de João Thomás, e de Maria Moreira, naturaes de Cintra; e teve os filhos feguintes: = 21 PEDRO DE SALDA-NHA DE ALBUQUERQUE, que nasceo em 1692, succedeo nos Morgados de seu pay, Commendador na Ordem de Christo, Capitao de Mar, e Guerra; e morreo a 25 de Janeiro de 1731 sem estado. = 21 AN-DRE DE ALBUQUERQUE, que nasceo em 1695, e foy bautizado a 2 de Março na Freguesia do Soccorro, foy Commendador da dita Commenda, Capitao de Infantaria; morreo a 19 de Mayo de 1744. = 21 ANTONIO DE SALDANHA DE ALBUQUERQUE CASTRO E RIBAFRIA nasceo a 10 de Março de 1703, passou a servir à India, e depois de occupar alguns póstos, foy Capitao mór da Armada do Estado; e voltando ao Reyno, foy occupado em Capitao de Mar, e Guerra das Naos da Coroa, e com este posto passou duas vezes à India, commandando os soccorros, que se mandarao àquelle Estado. Succedeo

na Casa, e Morgados a seu irmao. = 21 D. Ange-LA CHERUBINA, Religiosa no Mosteiro do Calvario de Lisboa.

#### CAPITULO III.

De Dom Foao de Vasconcellos e Menezes, II. Conde de Penella.

14 Poy o primeiro filho dos Condes de Penella D. Atfonso de Vasconcellos, e D. Isabel da Sylva, D. Joao de Vasconcellos e Menezes, que lhe succedeo na Casa, e soy II. Conde de Penella, Senhor de Mafra, Enxara dos Cavalleiros, dos Concelhos de Aregos, Soalhaens, e Ilha do Fogo, &c. Quando ElRey D. Joao II. no anno de Resende, Chronica del. Rey D. Joao II. pag. 1495 faleceo em Alvor, foy hum dos Senhores, que 131. fe acharao presentes à sua morte, e o acompanhou até o Mosteiro da Batalha, onde se lhe deu sepultura. Depois no de 1521 se achou na morte delRey D. Manoel; e fobindo ao Throno feu filho ElRey D. João III. entre os Grandes do Reyno, que affiltirao a este acto, foy hum o Conde de Penella, a quem o novo Rey fez seu Védor da Fazenda. Achámos que no anno de 1539 tinha de moradia de Cavalleiro do Conselho por mez oito mil reis. Havia o Conde confeguido grande authoridade com os Reys, a quem servio, pela representação da sua pessoa, e pelas virtudes,

tudes, com que se ornou; porque era generoso, cortezao, e attento; de sorte, que em diversos tempos o attenderao com especiaes merces; porque ElRey D. Manoel no anno de 1497 lhe confirmou o Condado de Penella, e no anno seguinte lhe confirmou a Enxara dos Cavalleiros, e Aldea de Ulmarinho, fazendolha Villa, o que fora de Fernando Martins Coutinho, que nella havia nomeado Dona Maria de Castro, mulher que tinha sido de Fernando de Mello, e sua tia, neta de Joanne Mendes de Vasconcellos. Depois no anno de 1511 lhe deu os direitos Reaes de Bulhao, junto ao Porto. Entrou a succeder na Coroa ElRey D. Joao III., e no anno de 1528 lhe deu a Ilha do Fogo, que havia vagado para a Coroa, por morte de seu ultimo Capitao Fernao Gomes; e no anno de 1530 lhe deu humas terras no Rio do Ouro em S. Thomé, e outras semelhantes; porque foy muy aceito ao dito Rey, e delle attendido: porém com o tempo, descahindo da sua graça, deu licença ao Conde de Vimioso, para que contendesse com elle sobre a precedencia, de que já tratámos a pag. 547 do Tomo X.; e fendo requerido para este caso, sabendo, que ElRey havia de assistir ao julgar do feito, respondeo ao Escrivao, que tinha embargos, e appellava para quando houvesse outro Rey, que nao fosse Juiz, e parte. Casou duas vezes, a primeira com D. Maria de Ataide, filha de D. Joao de Soula, Capitao dos Ginetes do Infante D. Fernando, pay delRey D. Manoel, Commendador

dador na Ordem de Santiago, em que teve as Commendas de Repreza, a de Ferreira, e Alvalade no Campo de Ourique, e de sua mulher D. Branca de Ataide, e faleceo no anno de 1551; e sendo enterrada em Varatojo, se lhe poz este Epitasio:

Ajui jaz a Condessa de Penella Dona Miria de Ataide, mulher que foy do Conte Dom Foao, para se trasladar onde o Conde ordenar sepultura para si. Morreo na Era de 1551.

E desta uniao nascerao os filhos seguintes: = 15 D. Affonso de Vasconcellos e Menezes, Capitulo IV. 

15 D. ESTEVAO DE VASCONCELIOS, no anno de 1518 foy Moço Fidalgo del Rey Dom Provas, tom. 2. pag. Manoel, depois foy Clerigo. 

\* 15 D. Antonio DE VASCONCELLOS E MENEZES, de quem se tratará adiante. = 15 D. Ambrosio de Vasconcel-Los, foy homem de valor; succedeulhe ver, que a Justiça levava a enforcar huma mulher, e levado de compaixao, a tirou violentamente das suas mãos; por esta causa se passou a Castella, onde esteve alguns annos, e depois lhe perdoou ElRey D. Joao III., e voltou para o Reyno. Cafou com D. Cecilia Henriques, filha de Ruy de Mello, a quem chamarao o Punho, Alcaide mor de Evora, e Alegrete, Commendador de Proença, e de sua mulher D. Cecilia de

de Brito, de quem nao teve successão. = 15 Dona ISABEL DE ATAIDE, Dama da Rainha D. Catharina, mulher delRey D. Joao III.; depois se recolheo em Santa Clara de Coimbra. = 15 D. LOURENÇA DE ATAIDE, que foy segunda mulher de D. Nuno Manoel, Senhor de Atalaya, como dissemos no Capitulo IV. do Livro XII. pag. 435 do Tomo XI. = 15 D. GUIOMAR DE ATAIDE, Dama da Emperatriz D. Isabel, que casou com Dom Jorge de Portugal, I. Conde de Gelves, como deixámos referido no Livro IX. Capitulo I. pag. 448 do Tomo X. = 15 D. Joanna, D. Cecilia, e D. Maria de Ataide, Religiosas em Cellas de Coimbra, da Ordem de Cister. Casou segunda vez com D. Joanna Henriques, filha de D. Carlos Henriques, Commendador de Proença, e de sua mulher D. Cecilia de Brito, de quem nao teve filhos; e ella já havia fido cafada com Ruy de Mello, Alcaide mor de Evora, e Alegrete, Commendador de Proença na Ordem de Christo.

15 D. Sebastiao de Vasconcellos, que houve o Conde em Penella em Joanna Tavares. D. Luiz Lobo lhe chama D. Joao; porém consta de hum Instrumento, allegado por Manoel Alvares Pedroza, ser D. Sebastiao de Vasconcellos, que casou com D. Filippa da Cunha, de quem nasceo Simao de Vasconcellos e Menezes, que casou com D. Margarida Gomes, e tiverao por filho a Joao Gomes Tello de Menezes, que casou com D. Joanna Fernandes de Moura, de quem soy filho Ma-

NOEL TELLO DE MENEZES, que casando com D. Maria do Carvalhal, tiverao a Diogo de Vasconcellos, que casou com Dona Margarida Josefa de Mendanha, de quem nasceo Joao Gomes Tello DE MENEZES, que morreo sem geração, e a D.CA-THARINA MARIA DE MENEZES, mulher de Jeronymo Ruiz de Espinola, e tiverao os filhos seguintes: ANTONIO PEDRO DE VASCONCELLOS, Fidalgo da Cafa Real, Cavalleiro na Ordem de Christo, que fervio na guerra com reputação, occupando varios póstos: foy Sargento mór do Regimento do Conde da Ilha, com quem se achou na batalha de Almança, em que foy ferido na cabeça, e depois Coronel com o exercicio de Ajudante General do Exercito de Alentejo, e he Brigadeiro dos Exercitos de Sua Magestade. No anno de 1721 foy mandado por Governador da Nova Colonia, onde mostrou experiencia, e valor, que acreditou na defensa do grande sitio, que puzerao àquella Praça os Castelhanos no anno de 1736, que defendeo com admiravel acordo, notavel perda dos inimigos, e grande gloria fua, dando a conhecer em todas as acções prudencia, e christandade; de sorte, que no governo daquella Praça, em que reside ha tao grande numero de annos, désse motivo de queixa aos subditos, sem que faltasse às obrigações do seu posto, em que tem servido com satisfação do feu Soberano. Joao de Almeida de Vascon-CELLOS, Cavalleiro da Ordem de Christo, Capitao de Cavallos na guerra de Catalunha, e depois passou Tom. XII.

com o mesmo posto às Minas, onde morreo. D. MARGARIDA DE MENEZES E VASCONCELLOS, que casou com seu primo Christovao Ferrao de Castellobranco, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordem de Christo, que soy Capitao de Infantaria no Regimento de Peniche, e servio com este posto na guerra, silho de Francisco Ferrao de Castellobranco, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordem de Christo, Coronel de hum Regimento de Infantaria, que soy prisioneiro na batalha de Almança; e ultimamente com o mesmo posto governou a Torre de S.

Juliao da Barra, sem successão.

\* 15 D. Antonio de Vasconcellos, que foy filho terceiro dos II. Condes de Penella, veyo a herdar a Casa por morte de seu irmao, e soy Senhor da Enxara dos Cavalleiros, Mafra, e do Morgado de Soalhaens, &c. Casou com D. Maria de Almeida, que por sua morte foy mulher de Pedro Assonso de Aguiar Coutinho, Commendador de Santa Maria de Béja; era filha de Mattheus Mendes de Carvalho, Thesoureiro mór da Casa de Ceuta, Commendador na Ordem de Christo, e de sua mulher Dona Ignacia Florim; e teve = \* 16 a D. Joao Luiz DE VASCONCELLOS, adiante. E illegitimos = 16 D. JERONYMO DE VASCONCELLOS, = 16 e D. DUAR-TE DE VASCONCELLOS, que servio na India, onde já andava no anno de 1557; porque neste anno foy accrescentado a Fidalgo Cavalleiro com tres mil e trezentos reis por mez de moradia; e neste tempo passou

passou o Estreito por Capitao de hum Galeao da Armada, com que foy a Baçorá D. Fernando de Menezes, filho do Vice-Rey D. Affonso de Noronha, e voltou ao Reyno; porque no anno de 1563 embarcou na Armada, que foy para a India, de que era Capitao mór D. Jorge de Sousa, e soy Commendador da Ordem de Christo. = 16 D. JERONYMO DE VASCONCELLOS, fegundo o que refere Diogo Gomes de Figueiredo, casou com D. Maria da Guerra, de quem teve = 17 D. Antonio de Vasconcel-Los, que foy Religioso da Companhia de Jesus. = 17 D. FRANCISCA, Freira. = 17 E D. ANGELA DE Menezes, que foy mulher de Antonio de Mariz Carneiro, Desembargador da Casa da Supplicação, Cosmografo mór do Reyno, de quem nao sabemos geração, e faleceo a 5 de Agosto de 1642, e está sepultada em Santo Eloy, como refere o Padre Francisco de Santa Maria na Chronica dos Conegos de S. Joao Euangelista, Livro II. Capitulo XXII. E seu marido casou segunda vez com D. Marianna Antonia de Mariz.

\* 16 D. Joao Luiz de Vasconcellos herdou a Casa de Mastra, Commendador de S. Pedro de Lardoza na Ordem de Christo. Casou com D. Maria de Castro, silha herdeira de Diogo Velho Juzarte, Secretario das Merces, e de sua mulher D. Guiomar Botelho, o qual morreo em Madrid a 5 de Dezembro de 1633 sem successas. Jaz no Convento de S. Domingos de Santarem; e por sua morte pertende-Tom. XII.

rao succeder na sua Casa diversos Fidalgos, como adiante veremos.

### CAPITULO IV.

De Dom Affonso de Vasconcellos e Menezes, Senhor da Casa de Penella, Masra, &c.

S Uccedeo ao Conde D. Joao de Vasconcellos na sua Casa, e Estados, seu silho D. Affonso de Vasconcellos, mas nao na grandeza do titulo: foy Senhor de Penella, Mafra, Enxara dos Cavalleiros, Soalhaens, e da Ilha do Fogo, Morgados, e Padroados de seus avos. El Rey D. Joao III. lhe deu o officio de seu Capitao mór dos Ginetes no anno de 1521, que seu sogro lhe dera em dote; e no anno de 1527 o empregou no grande lugar de Védor da sua Fazenda, e no anno de 1557 achámos ser do seu Conselho. Casou com D. Guiomar Soares, silha herdeira de Lopo Soares de Albergaria, III. Governador do Estado da India, para onde partio no anno de 1515. No seu tempo sez tributario à Coroa de Portugal a ElRey de Columbo, com o tributo de mil e duzentos quintaes de canella todos os annos, doze anneis de rubins, e safiras, e seis Elefantes, deixando estabelecida a Fortaleza de Ceilao; e de sua mulher D. Joanna de Albuquerque. Deu a sua filha em dote o cargo de Capitao dos Ginetes; e deste matrimonio

trimonio nao teve filhos. Houve em Maria de Magalhaens, mulher de nobre geração, filha do Doutor Fernando Affonso Fajardo, Castelhano, filho de Affonso de Salazar Fajardo, e neto de Affonso Salazar Fajardo, Senhor de Lorea, intitulado Rey de Murcia, e que por hum omisio passou a Portugal, e viveo em Penella, e casou com Isabel de Goes, filha de João Lopes, e de Isabel de Goes, irmãa de Fructuoso de Goes, como refere Diogo Gomes de Figueiredo, o qual foy Guarda-Roupa delRey D. Manoel, que lhe deu as Saboarias de Viseu, irmão do insigne Chronista Damiao de Goes, Guarda mór da Torre do Tombo; e della teve

16 D. Joao de Vasconcellos e Menezes, que foy seu herdeiro, excepto do que vagara para a Coroa, de que ElRey D. Sebastiao lhe deu algumas cousas, em attenção ao seu casamento, e o havia legitimado, para fucceder em todos os referidos bens, e em hum Morgado, que seu pay com sua madrasta haviao instituido para elle. Foy Alcaide mór de Castello-Bom, Senhor da Enxara dos Cavalleiros, dos Concelhos de Aregos, e Soalhaens, e da Ilha do Fogo, que ElRey D. Filippe II. lha confirmou nos annos de 1584, e 1595, e duzentos mil reis de tença, em virtude de hum Alvará delRey Dom Sebastiao, passado no anno de 1566, no qual diz, faz estas merces a D. Affonso seu pay, para o dito D. Joao seu filho, pelos serviços da Camereira mór D. Joanna de Eça, e por casar com sua neta D. Catharina, donzella Africa, cap. 17. pag. 140.

donzella da Rainha D. Catharina fua avó, e da Liziria do Córte do Lobo. No anno de 1578 paffou com ElRey D. Sebastiao à Africa, e foy cativo na batalha, donde com rara industria fogio com Dom Luiz Coutinho; era cativo de Lela Mariam, irmao delRey: concertou-se com hum Mouro da Serra de Farrabo, debaixo de seu risco, e tomando os seus Mendoça, Jornada de vestidos, se fez na volta de Fez: os Mouros achando-o menos, forao em seu alcance até as portas de Mazagao, onde se detiverao muitos dias; e vendo o nao achavao, entenderao estar já posto em salvo; e voltarao ao tempo, que de Fez sahio com as Casilas, cuidando os da Companhia, que era algum Elche novo, que hia ao ferviço delRey; e com este trage fingido, se meteo em Tangere, tendo passado por muitos perigos, e trabalhos. Depois voltando ao Reyno, servio de Capitao mór de huma Armada, que foy às Ilhas, e huns tempos de Aposentador mór delRey D. Filippe II., e foy Vereador da Camera de Lisboa no tempo, que servirao Fidalgos da sua qualidade de Vereadores. Cafou com D. Catharina de Noronha, ou Eça, como dizem alguns, Dama da Rainha D. Catharina, a quem ElRey D. Sebastiao fez as ditas merces, filha de Antonio Gonçalves da Camera, Caçador mór, e de sua mulher D. Margarida de Noronha, como se disse no Capitulo VII. 2. IV. pag. 713 do Tomo XI.; e tiverao os filhos feguintes: = \* 17 D. Affonso de Vasconcellos E MENEZES, com quem se continúa. = \* 17 D. Diogo

Diogo DE VASCONCELLOS, de quem adiante se tratará. = 17 D. Pedro de Vasconcellos, que feguio a vida Ecclesiastica, foy Clerigo, e morreo moço. = 17 D. Joao de Vasconcellos, que morreo menino. = \* 17 D. Affonso de Vascon-CELLOS E MENEZES, succedeo na Casa, foy Senhor da Enxara dos Cavalleiros, Ilha do Fogo, dos Concelhos de Aregos, e Soalhaens, Alcaide mór de Castello-Bom. Por morte de D. Joao Luiz de Menezes e Vasconcellos, Senhor de Mafra, se meteo de posse dos seus Morgados D. Assonso de Vasconcellos, e seu filho Dom João Luiz de Vasconcellos, com sua mulher D. Maria de Noronha: porém Manoel de Vasconcellos, Senhor do Morgado do Esporao, lhe fez demanda, e seu Author: forao Reos o Duque de Caminha D. Miguel Luiz de Menezes, o Conde de Atouguia D. Jeronymo de Ataide, e a Condessa D. Leonor de Menezes sua mulher, e D. Affonso, e seu filho D. Joao Luiz, e sua mulher, os quaes desistindo da causa, intentarao nova acção, sendo Oppoentes. Forao muitos os Oppoentes a efta Casa, a saber: Fernando Martins Freire, Senhor de Bobadella, a Condessa de Atalaya D. Iria de Brito, a Condessa da Castanheira D. Lourença de Vilhena, seu irmao D. Antonio de Ataide, I. Conde de Castro-Dairo, o Desembargador Antonio de Mariz Carneiro, e fua mulher D. Angela de Menezes, Tristao da Cunha de Ataide, Senhor de Povolide, e sua mulher D. Antonia de Vasconcellos, Senhora

do Morgado das Vidigueiras, D. Catharina da Sylva, D. Maria, Joanne Mendes de Vasconcellos, e D. Maria Leite sua mulher, o Convento de Santa Martha em nome de Soror Maria, filha de Luiz Gonçalves da Camera, Dom Carlos de Noronha, Commendador de Marvao, Presidente da Mesa da Consciencia, Bartholomeu de Vasconcellos, e Dom Francisco Mascarenhas, Commendador de Ayres, e Coya, na Ordem de Christo, do Conselho de Estado, e Francisco de Faria, Alcaide mór de Palmella, e sua mulher D. Joanna de Menezes. E correndo a causa seus termos, se veyo a sentencear a causa depois da morte de seu filho, como diremos. Faleceo a 26 de Fevereiro de 1634, havendo casado com D. Sebastiana de Sá de Macedo, filha de Sebastiao de Macedo, Védor da Cafa do Cardeal Rey D. Henrique, e de sua mulher Dona Guiomar de Sá; e tiverao os filhos feguintes: = \* 18 D. Joao Luiz DE VASCONCELLOS E MENEZES, de quem logo se tratará. = 18 D. Sebastiao de Vasconcellos, que se achou na restauração da Bahia, e depois foy Mestre de Campo do Terço da Armada; e morreo affogado ao entrar na barra de Lisboa, juntamente com o General Tristao de Mendoça no anno de 1642. = 18 D. Diogo de Vasconcellos, que passando a servir na India, lá morreo. = 18 D. MARIA DE VASCONCELLOS casou com seu tio Francisco de Macedo em Alenguer, de quem nasceo Sebastiao DE MACEDO, que casou com D. Francisca de Mendoça,

doca, filha de D. Antonio de Menezes, sem successão, como deixámos referido no Livro XII. Capitulo III. pag. 415 do Tomo XI. = \* 18 D. Joao Luiz DE VASCONCELLOS E MENEZES, Senhor da Enxara dos Cavalleiros, e dos Concelhos de Aregos, Soalhaens, &c. Alcaide mór de Castello-Bom. Foy Governador, e Capitao General de Mazagao, onde faleceo da queda de hum cavallo em Mayo do anno de 1648, donde seus ossos foras trasladados para Lisboa no tempo, que governava aquella Praça Christovao de Almada; e jaz em Varatojo, donde havia instituido huma Capella. Casou com D. Maria de Noronha, filha herdeira de Fernando Alvares Cabral, e de sua mulher D. Joanna de Carvalhosa, de quem nasceo unica = 19 D. Joanna de Vasconcel-Los, que casou a primeira vez com Ruy de Mattos de Noronha, I. Conde de Armamar, sem successão. E fegunda vez com D. Diogo de Lima, como veremos no Capitulo V.

\* 17 D. Diogo de Vasconcellos, filho segundo de D. Joaó de Vasconcellos, passou à India no anno de 1596, lá servio muitos annos, e casou com D. Anna da Costa, filha de Jorge Nunes, e de Isabel da Costa; e tiverao estes filhos: D. Joaó de Vasconcellos, que casou na India, onde nasceo. D. Pedro de Vasconcellos, e de ambos nao temos noticia da sua successão. D. Catharina de Menezes, que casou duas vezes, a primeira com D. Joaó Coutinho, filho de Dom Luiz Coutinho, Tom. XII.

# 116 Historia Genealogica

Commendador de Almourol, de quem teve D. Anna de Lencastre, que casou com D. Francisco de Sousa, Cavalleiro da Ordem de Christo, Capitas de Dio, e Capitas mór do Estreito de Ormuz, e Cabo de Comory; e tiveras a D. Pedro de Sousa, cuja descendencia ignoramos. Casou segunda vez D. Catharina de Menezes com Domingos da Camera, Capitas de Dio; e tiveras a Diogo da Camera, Capitas de Dio; e tiveras a Diogo da Camera de Noronha, e D. Maria, Freira em Santa Monica de Goa.

### CAPITULO V.

De Dona Foanna de Vasconcellos e Menezes, Senbora de Mafra, Viscondessa de Villa-Nova da Cerveira.

PEla morte de D. Joao Luiz de Vasconcellos, Senhor de Mastra, recahio em sua filha D. Joanna todo o direito desta Casa, e das mais que já lhe estavao unidas, como temos visto; e habilitando-se na causa, lhe soy sentenciada a Casa de Mastra a 17 de Setembro de 1648; e assim soy Senhora de Mastra, da Enxara, de Soalhaens, e Aregos, com todos os seus Padroados, o Senhorio da Ilha do Fogo, a Alcaidaria mór de Castello-Bom. Morreo em 1653 em Ponte de Lima, onde jaz no Conven-

to dos Capuchos, de que os Viscondes sao Padroei-Casou segunda vez com Dom Diogo de Lima Brito e Nogueira, que foy VIII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, do Conselho de Estado, e Guerra, Governador das Armas da Provincia do Minho, Presidente da Junta do Commercio, e Estribeiro mór delRey Dom Affonso VI., Senhor, e Alcaide mór de Villa-Nova da Cerveira, da de Arcos de Valdevez, e outras terras, Commendador na Ordem de Christo, &c. o qual sendo o ultimo filho da sua illustre Casa, seguio a Universidade de Coimbra, e foy Collegial do Collegio Real da mesma Universidade, de que tomou posse a 22 de Dezembro de 1632, onde depois se graduou Doutor em Theologia: porém com differente destino, largou esta vida por seguir a militar, em que adquirio reputação, conseguindo os mayores póstos. Morreo em Lisboa a 24 de Abril do anno de 1685, e jaz em S. Lourenço no antigo jazigo dos Nogueiras. Depois veyo a succeder na sua Casa, posto que tivesse por irmãos mais velhos = \* 19 a D. Luiz de Lima, que foy Conde dos Arcos, de quem logo se fará mençaő. = 19 D. Antonio de Lima, que foy Religioso da Ordem do Patriarca S. Domingos, Provincial da sua Religiao, e Prégador delRey Dom Joao IV., e del Rey D. Affonso VI. = 19 D. Fran-CISCO DE LIMA, que depois de ter servido em Flandes, morreo sem successão. = \* 19 D. João de LIMA, de quem adiante se tratará. = \* 19 D. LEO-Tom. XII. Pii

NEL DE LIMA, com a successão, que logo se verá. 

19 D. Maria de Lima, que soy mulher de Alvaro Pires de Tavora, Senhor do Morgado de Caparirica, de quem tratámos no Capitulo II. 

19 D. Ignez, D. Brites, D. Antonia, D. Catharina, D. Joanna de Lima, todas Freiras no Mosteiro da Rosa de Lisboa, da Ordem do Patriar-

ca S. Domingos.

\* 19 D. LUIZ DE LIMA BRITO E NOGUEIRA, foy I. Conde dos Arcos de Valdevez, de que tirou Carta passada a 8 de Fevereiro de 1620, que está na Chancellaria do dito anno, pag. 334, Gentil-homem da Camera delRey Dom Filippe IV., e morreo em Abrantes a 24 de Junho de 1647. Nao fuccedeo na Casa, e Morgados de seu pay, por morrer em sua vida. Casou com Madama Victoria de Borbon, Dama da Rainha D. Isabel de Borbon, em attenção de cujos ferviços lhe forao dados o titulo de Conde, e outros despachos; e tiverao os filhos seguintes: = \* 20 D. LOURENÇO FILIPPE, II. Conde dos Arcos, adiante. = 20 D. Antonio de Lima, que morreo fem estado. = 20 D. Francisco de Lima, que foy Deao de Evora, e morreo moço. = \* 20 D. LOURENÇO FILIPPE DE LIMA BRITO E NOGUEI-RA foy II. Conde dos Arcos, e por morte de seu avô nao succedeo no Viscondado, e Morgados da sua Casa, em que succedeo seu tio D. Joao de Lima. Casou com D. Ignez Maria de Menezes, filha de D. Antonio de Menezes, e de sua mulher D. Bri-

tes Henriques; e por sua morte casou com Joao Goncalves da Camera, IV. Conde da Calheta, mas de nenhum destes matrimonios houve successão. achando-se Dona Ignez segunda vez viuva, repartio piamente a sua fazenda, e tomou o habito de Santa Theresa no Mosteiro de Santo Alberto de Lisboa, onde tomou o nome de Soror Ignez de Jesus Maria Joseph; e vivendo com exemplo, foy Priora no anno de 1667, e acabou fantamente. E o Condado de Arcos passou a sua filha = 20 D. MAGDALENA DE Borbon, Dama do Paço, que casou com Dom Thomás de Noronha, que por este casamento soy III. Conde dos Arcos; e a fua illustrissima posteridade deixámos escrito a pag. 908 do Tomo XI. = 20 D. Isabel de Borbon, mulher de Joao Nunes da Cunha, de quem tratámos em outra parte. = 20 E D. MARIA DE BORBON, Freira na Rosa de Lisboa.

\* 19 D. Joao de Lima não fuccedeo na Cafa, porque fervindo à Coroa de Castella, depois da Acclamação, ficou no mesmo ferviço, e occupou grandes póstos: foy Marquez de Tenorio, Conde de Crescente, &c. Casou em 1639 com D. Francisca Luiza de Sottomayor, IV. Condessa de Crescente, Senhora de Sottomayor, Tenorio, e Fornellos, cuja esclarecida posteridade deixámos referida a pag. 375, do Tomo IX. nos Duques Senhores de Sottomayor.

\* 19 D. LEONEL DE LIMA, de quem os nossos Nobiliarios dizem, que fora morto em hum com-

bate,

bate, servindo em Flandes, sem successão: porém de huma memoria sabemos, que casara em Flandes com Francisca de Gallo, filha de Francisco de Gallo, Conde de Droulemont, Barao de Noirmont, de quem nasceo = 20 CAROLINA DE LIMA, que casou com seu tio, irmao de seu pay, Antonio de Gallo Salamanca; e tiverao os filhos seguintes: = 21 D. JOAO DE GALLO LIMA, Conde de Droulemont, que foy Capitao do Regimento de Corbelli; e sendo nomeado para acompanhar a ElRey D. Carlos III., depois Emperador, quando passou de Alemanha a Portugal, se lhe deu Patente de Coronel; e vindo no serviço do dito Rey, morreo em Portugal na Villa de Santarem no principio de Julho do anno de 1704. = 21 LEONEL DE GALLO SALAMANCA E LI-MA, Barao de Noirmont, por morte de seu irmao herdou o Condado de Droulemont; e servindo a El-Rey D. Filippe V. de Castella, morreo sendo General de Batalha no anno de 1707, havendo casado com fua prima com irmãa Clara de Gallo, Baroneza de la Valle, Senhora de Remeigne, filha herdeira de Pedro de Gallo, Barao de la Valle, e de sua mulher N. . . . filha de N. . . . de Pastrane, Almirante dos Paizes Baixos; e tiverao = 22 Leonel DE GALLO E LIMA, Conde de Droulemont, Barao de Noirmont, que parece morreo sem estado. = 22 MARIA MAGDALENA DE GALLO E LIMA, Condessa de Droulemont, Baroneza de Noirmont, e de la Valle, que casou com Carlos, Conde de Arberg, que

que actualmente no anno de 1745 he Coronel de hum Regimento de Valoens de quatro batalhoens, no serviço da Rainha de Hungria, Emperatriz de Alemanha.

\* 19 D. Diogo DE LIMA, como dissemos, cafou com D. Joanna de Vasconcellos e Menezes, Senhora de Mafra, &c. que era viuva de Ruy de Mattos de Noronha, I. Conde de Armamar, de quem nao teve successao; e deste segundo consorcio teve os filhos feguintes: = 20 D. Manoel de LIMA, que foy IX. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, e faleceo desgraçadamente assogado a 13 de Março de 1662 em vida de seu pay, sem casar, no rio junto a S. Joseph de Ribamar, hindo acompanhando a ElRey Dom Affonso VI. = 20 D. Lou-RENÇO DE LIMA, que sendo por morte de seu irmao successor da sua Casa, X. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, morreo tambem em vida de seu pay sem casar a 20 de Dezembro de 1666. = \* 20 D. JOAO FERNANDES DE LIMA BRITO, XI. Visconde, com quem se continúa. = 20 D. MARIA DE NAZARETH DE NORONHA, que casou com D. Noutel de Castro, II. Conde de Mesquitella, de quem nao ficou fuccessao; e depois casou com D. Joao de Sousa, Védor da Casa Real, de quem trataremos no Livro XIV. = 20 D. LUIZA DE TAVORA CAsou com Pedro Severim de Noronha, Secretario das Merces delRey D. Affonso VI., filho herdeiro de Gaspar Severim de Faria, Secretario del Rey Dom Joac Joao IV. o qual desgraçadamente matarao huma noite no anno de 1664, sem deixar successão. 

20 D. IGNEZ DE LIMA, Religiosa de Cister no Mosteiro de Odivellas.

\* 20 D. JOAO FERNANDES DE LIMA VASCON-CELLOS BRITO E NOGUEIRA nasceo a 12 de Outubro de 1655, foy XI. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, e Senhor dos mais Estados da sua grande Casa. Morreo a 24 de Fevereiro de 1694. Casou com Dona Victoria de Borbon, que faleceo a 30 de Abril de 1721, e havia sido casada com Dom Manoel de Ataide, VII. Conde de Atouguia; e era filha de Dom Thomás de Noronha, e de D. Magdalena de Borbon, III. Condes dos Arcos; e tiverao os filhos seguintes: = 21 D. Diogo de Lima, que nasceo no anno de 1672, e morreo moço a 27 de Fevereiro de 1686. = \* 21 D. Thomas de Lima, XIII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, de quem logo trataremos. = 21 D. MAGDALENA ROSALIA DE LIMA nasceo a 31 de Dezembro de 1672. Casou com Martim Antonio de Mello da Sylva, IV. Conde de S. Lourenço, como fica escrito a pag. 701 do Tomo IX. = 21 D. Lourenço de Lima nasceo a 25 de Novembro de 1675, e morreo a 25 de Novembro de 1689. = 21 D. Joanna Antonia de Lima nasceo a 10 de Abril de 1676, casou com D. Luiz de Almeida, III. Conde de Avintes, como dissemos a pag. 852 do Tomo X. = \* 21 D. Thomas DE LI-MA VASCONCELLOS BRITO E NOGUEIRA, XIII. Visconde

Visconde de Villa-Nova da Cerveira, nasceo em Alenquer a 26 de Abril de 1674, casou com D. Maria de Hohenloe, Dama da Rainha D. Maria Sofia, que nasceo no anno de 1674, e morreo a 6 de Outubro de 1720, e delles tratámos a pag. 621 do Tomo IX.; e tiverao = 22 D. Joao de Lima, que nasceo em Setembro de 1674, e faleceo a 26 de Julho de 1696. = 22 D. MARIA XAVIER DE LIMA E HOHENLOE, que nasceo no primeiro de Dezembro de 1697, e foy XIII. Viscondessa de Villa-Nova da Cerveira, e morreo a 5 de Julho de 1730, havendo casado, como herdeira desta grande Casa, a 6 de Outubro de 1720 com Thomas da Sylva Telles, que pelo seu casamento he Visconde de Villa-Nova da Cerveira, de quem, e da sua illustrissima descendencia deixámos feito mençaő a pag. 619 do Tomo IX.

Q D. Dio-



| D. Lourenço, VI Visconde de Villa-Nova da Cerveira, Mara, VIII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, Marido de D. Joanna de Vasconcelos e Menezes, Senhora de Masra,  Luiz de Alcaçi va Carneiro, Sinhor de Figueró, Sumilh del Rey D. Sibastiao.  A Viscondes de Tavora. | Luiz de Brito e Nogueira, Senhor dos Morgados de Santo Estevaó, e S. Lourenço, VI. Viscond. de Villa-Nova da Cerveira,  D. Ignez de Lima, Viscondes fa de Villa-Nova da Cerveira. | Prancisco de Si- Nogueira, or dos Mor- de Santo Esi- , e S. Lou- , &cc.  Antonia de Si- , V. Viscon- e Villa-Nova erveira. | Joao da Sylva, Senhor de Vagos, Regedor das Justiças, Cara a 11 de Agosto de 1577.  D. Joanna de Castro.  Dom Joao de Lima, Castro.  V. Visconde Villanova da Gerveira.  D. Ignez de Norona.  Pedro de Alcacova. | Luiz de Brito, Senho gados de Santo Estevaso renço, do Conselho del fonso V.  D. Isabel da Cunha.  Nicolao Vaz de Maced Mecia da Costa.  Ayres da Sylva, Senho Camereiro mór delRey Regedor das Justiças.  D. Guiomar de Castro Dom Diogo Pereira, I Feira.  D. Brites de Menezes.  D. Francisco de Lima, de de Villa-Nova da Controla de Villa-Nova da Controla de Castro Dom Camereiro, Cantario da Isabel de Noronha Antonio Carneiro, Cantario da Isabel de Noronha D. Brites de Alcaçova.  D. Diogo de Sousa, A de Thomar.  D. Isabel de Brito. | r de Vagos, D. Joao I.  I. Conde da  III. Viscon- erveira.  Senhor de  a. pitaó Dona- e, Secretar. D. Joao III. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luiz de Alcaço- va Carneiro, Se- nhor de Figuei- ró, Sumilher delRey D. Se- bastiao.                                                                                              | o de Alcaço-<br>Carneiro , I.<br>de das Ida-<br>, * a 12 de<br>o de 1593.<br>Catharina de                                  | Antonio Carneiro, Secretario dos Reys D. Manoel, e Dom Joaó III. D. Brites de Alcaçova.  Dom Diogo de Sou- fa, Alcaide mór de Thomar. Dona Ifabel de Lima Sottomayor.                                            | Vasco Carneiro. Catharina Fernandes S Pedro de Alcaçova, Fazenda delRey D. M. Leonor Alvares Couti Ruy de Sousa, Senho gel, ** a z de Mayo d D. Isabel de Sequeira. Mem de Brito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Escrivao da<br>anoel.<br>nho.<br>r de Berina<br>de 1476.                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D. Anna de Ta-                                                                                                                                                                    | Morgado de Carica.<br>Catharina de                                                                                         | Christovao de Tavo-<br>ra, Senhor de Capa-<br>rica.<br>D. Francisca de Sou-<br>ia.  Ruy Lourenço de<br>Tavora, Vice-Rey                                                                                          | D. Maria Telles.  Fernao de Sousa o da  N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Botelha.                                                                                                        |
| Tom. XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CD. Maria de Robles.  Q ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPI-                                                                                                           |



### CAPITULO VI.

De Dom Fernando de Vasconcellos, Arcebispo de Lisboa, e Capellao mór del Rey.

14 C Endo tao celebres na Historia os esclarecidos Varoens, que produzio em diversos tempos a antiga Familia de Vasconcellos, no largo espaço de tantos seculos, nenhum de seus silhos contribuio com o seu nascimento mayor estimação ao seu appellido, que o Arcebispo, Capellao mór D. Fernando de Vasconcellos; porque sobre a Real origem, que o engrandecia, se adornou de grandes partes, porque foy douto, bem instruido, singular politico, estimado dos Reys, respeitado da Corte, amado do povo, magnifico, cortezao, generoso, benigno, e pio, com outras virtudes, que todas fizerao recomendavel a sua memoria à posteridade. Nasceo na Cidade de Lisboa segundo filho dos primeiros Condes de Penella, como dissemos: estudou no Mosteiro de S. Vicente de Fóra com grande aproveitamento, tendo por Mestre a Dom Diogo Ortiz de Vilhegas, que depois de occupar diversas Dignidades, foy Bispo de Viseu, e Mestre do Principe Dom Joao, Varao douto, e de muitas virtudes; de sorte, que no talento do discipulo, brilhou a sabedoria do Mestre, para fazer mais estimaveis os feus Regrantes , tom. 2. pag. 451, e486. Memorias dos Arcebispos de Lisbon, escritas pelo Descembargador Francisco Montei. ro Leiria, Vereador do Senado, m. f.

Histor. Genealogica da Cafa Real Portugue.

seus progressos. A grande pessoa de D. Fernando, ornada de merecimentos, o lembrou a ElRey Dom Manoel para Deao da fua Capella, lugar que occupava já no anno de 1507, em que foy provido seu Mestre D. Diogo Ortiz ao Bispado de Viseu, e lhe succedeo no lugar de Prior mór de S. Vicente de Fóra, que exercitava já a 20 de Junho de 1508, como Chronica dos Conegos refere a Chronica dos Conegos Regrantes, lugar que logrou depois de Bispo. Em outras Memorias achámos, que elle tivera a Abbadia da Sylva no Arcebifpado de Braga, em que fora collado a 7 de Dezembro de 1510, conservando o Deado da Capella Real, Dignidade, que lograva no anno de 1513, tendo tambem a Abbadia de S. Mamede de Angeriz na terra de Chaves, Provincia de Traz os Montes. Foy nomeado Bispo de Lamego, de que lhe passou Bulla o Papa Leao X. ElRey D. Manoel o nomeou seu Capellao mór, de que tirou Carta passada no primeiro de Setembro de 1516, que vimos na Tor-34, tom. 3. pag. 206. re do Tombo, de que já fizemos menção; esta Dignidade lhe foy conferida depois de ser Bispo de Lamego, e nao antes, como quer o Author da Chronica dos Conegos Regrantes, a qual logrou por muitos annos. Em o de 1518 se achava em Lisboa, e foy hum dos Prelados, que beijarao a mao a ElRey D. Manoel com os Grandes, e Senhores do Reyno, pela noticia do seu terceiro casamento com a Rainha D. Leonor; e depois no anno seguinte soy tambem hum dos que se acharao no Conselho, que o melino

mesmo Rey sez em Cintra, quando Fernando de Magalhaens se passou ao serviço do Emperador Carlos V.; e no anno de 1521 esteve presente na sua Camera, quando ElRey faleceo, de quem foy muy esti- Ditas Memorias dos Accebispos de Lisboa. mado, com especiaes demonstrações, que conseguio, igualmente no Reynado delRey seu filho, a quem foy a sua pessoa muy aceita. ElRey D. Joao III. Andrade, Chron. dellhe deu o titulo de Capellao mór da Rainha D. Ca-1, cap. 93. pag. 112. tharina; e no anno de 1526 assistio o Bispo Capellao mór aos desposorios da Infanta D. Isabel com o Emperador Carlos V., em virtude da Procuração, que tinha o seu Embaixador; e no anno de 1531 administrou o Santo Bautismo ao Principe D. Manoel, filho delRey D. Joao: e conforme huma Memoria, que vimos, o fez a todos os que lhe nascerao em Lisboa. Vagou o Arcebispado de Lisboa pelo Infante Cardeal D. Affonso, e lhe succedeo nelle o Bispo Dom Fernando; e he para nao esquecer, que succedendo a hum Infante de Portugal no Arcebispado, teve por fuccessor outro, que soy o Infante Dom Henrique: para esta Igreja teve Bulla do Papa Paulo III. passada a 24 de Setembro do anno de 1540, sexto do seu Pontificado, de que tomou posse a 8 de Novembro do referido anno pelo Doutor Diogo Gonçalves, Desembargador del Rey, Prior de Meixedo, seu Procurador. No referido anno era Vigario Geral do Arcebispo o Doutor Manoel de Almada, Conego de Lisboa, e depois Bispo de Angra. No anno seguinte a 21 de Março confirmou a Doação da terceira

parte

parte das elmolas da caixa de S. Vicente, que o Cardeal Infante, seu antecessor, lhe havia dado a 25 de Março de 1539 para as obras de S. Vicente; e o Cabido deu tambem a sua parte a 11 de Março do mesmo anno, e outra parte era do Santo. No seu tempo, conforme a sentença, que se conserva no Archivo do Mosteiro de S. Vicente, julgou o Arcebispo no anno de 1541 a isenção da Parochia do dito Mosteiro da jurisdição Ordinaria, que o Papa Paulo III. confirmou aos 12 de Junho no anno oitavo do seu Pontificado. Era o Arcebispo generoso, e conservando até o anno de 1547 a pensao, que tinha nos frutos do Mosteiro de S. Vicente, a 3 de Outubro a renunciou, e foy o ultimo Prior Commendatario; e logo ElRey D. Joao o deu à Reforma. Succedeo o execrando facrilegio, que commetteo na Capella Real hum Estrangeiro chamado Roberto Gardner, Inglez, natural de Bristol, na presença del Rey, e Infantes, e de toda a Corte, lançando atrevido as mãos à Sacrosanta Hostia, e Caliz do Altar, e as poz violentas no Sacerdote, que as tinha confagrado; com a dor deste successo passou huma Pastoral a 12 de Dezembro de 1552, em que narrou este triste acontecimento, exhortando a penitencias, e Procissoens, com que na reverencia, e dor, desaggravassem o Santissimo Sacramento do Altar, que a persidia heretica offendera no desacato. Depois no anno de 1583, em que se esseituou a voda da Infanta D. Maria com D. Filippe, Principe das Asturias, a acompanhou o Arcebispo,

cebispo, Capellao mór, com luzida familia, e grande apparato, de cuja jornada se fez hum Diario, que anda a pag. 113 do Tomo III. das Provas. E affiftindo algum tempo em Salamanca, onde se celebrarao os desposorios com Real magnificencia, em que brilhou igualmente a grandeza, do que o talento do Arcebispo, e tendo conseguido naquelle Reyno grande reputação, pelo que mereceo distinctas, e especiaes honras de todas as pessoas Reaes; se recolheo a Portugal, onde ElRey D. Joao III. o recebeo muy fatisfeito, do que na sua missao havia obrado. Sobreviveo o Arcebispo muitos annos a ElRey; porque morreo muito velho a 7 de Janeiro de 1564, de idade de oitenta e tres annos e meyo. Havia ordenado o seu Testamento, que approvou a 5 do dito mez, e anno: he fingular a piedade, e doutrina, com que principia: nelle declara, que tinha Bullas para poder testar, e entre outras cousas, tem as verbas seguintes: Declaro, que eu tenho huma Provizao delRey, meu Senhor, de quatro mil cruzades, na qual se manda se dispendao à minha vontade, e sao de pagar em quatro annos, como diz a mesma Provizao. Digo que se comprem seis panos de armar para o cruzeiro, onde se encerra o Sacramento à Quinta feira, scilicet, dous de doze annas de ancho cada hum, e tambem seis de alto, que suo trezentas e citenta e quatro annas, e deixo para isso trezentos e oitenta e quatro mil reis dos ditos quatro mil cruzados. Mando que se façao dous dorceis de brocado razo pa-

ra o dito cruzeiro, e outro carmesim para o outro cruzeiro, que terá cada hum quatro panos de brocado de largo de seis covados de alto, e dous de ceo por derredor huma terça de alparavas, que são tres covados e terça e trinta e dous no corpo, que são 35; cada docel, a que a 6 cruzados o covado posto em Portugal, fazem ambos 224 covados 1. Deixo ao dito Cabido 500 cruzados para ajuda do Choro, que hab de fazer em cima do Choro velho dos ditos quatro mil cruzados. Deixo para os Orgaons novos, que se ponhao onde hora estas 500 cruzados, os quaes devem de ser feitos da maneira dos pequenos novos em doze palmos de comprido, hum pouco mais anchos do costumado, e que tenhao treze canos por ponto com dous frautados o mayor, o outro meao de seis palmos. Deixo mais ao dito Cabido dos ditos quatro mil cruzados o que bastar para se comprar trinta e dous quintaes de cobre de canudo, e oito de estanho para hum sino, que tenha de ancho vara e quarta, e de alto outro tanto ao menos, que se ponha na janella da Torre grande, que vay para o mar; e do mais dinheiro, que sobeijar dos ditos quatro mil cruzados, deixo ametade ao dito Cabido para livros de canto chao, e outra ametade para se acabar o legeamento da Igreja de Santo Antonio, e do alpendre, e torre dos ditos. Estes, e outros legados, que deixou à sua Igreja, já estavao satisfeitos a 18 de Janeiro do dito anno, como se vê de huma Quitação do mesmo Cabido. O insigne D. Diogo de Teive, Conego na sua Sé, imprimio à sua morte hu.n

hum Epicedio no anno de 1564 com este titulo: Deploratio consolationi admixta in morte D. Ferdinandi Menezij, Archiepiscopi Ulyssiponensis ad Sacrum, o Venerabile Canonicorum Ulysiponensium Collegium. Foy do Conselho delRey Dom Manoel, muy seu valído, sabio, magnifico, com grande generosidade, compadecido naturalmente da pobreza, e com muita caridade: teve grande affabilidade, e foy singular cortezao, e amigo de comprazer com os pretendentes, e de fazer merces; de sorte, que se lhe ficava devendo obrigação, igualmente das coufas, que dava, e tambem do que nao dava, por sentir nao cumprir com o pretendente, no que a razao, e justiça lhe nao permittia. Foy muy habil Ministro, versado na politica; de sorte, que elle soy hum dos Senhores daquelle tempo de mayor respeito, e intelligencia dos negocios, e instruido dos das Cortes estrangeiras. Nas suas Igrejas deixou memorias do seu zelo, e generosidade: he obra sua a Igreja de Santo Antonio do Tojal, deixando feita ametade da torre dos sinos, que acabou o Arcebispo D. Miguel de Castro, e tambem o Palacio; huma, e outra cousa, que hoje se vê, he obra da generosidade do Eminentissimo Cardeal Patriarca D. Thomás; porque reformou a Igreja, e a ornou com muita devoção, e grandeza, e fez hum magnifico Palacio, com grande jardim, com muitas fontes de agua, que tambem por aqueductos fez vir de longe ao Lugar para utilidade do povo, com hum bello chafariz, que ornou com Tom. XII.  $\mathbf{R}$ piedade piedade em alguns Disticos, em que implora, se lembrem das Almas do sogo do Purgatorio, em satisfação da utilidade, que tem naquella sonte, todos os que della se valem. Sendo moço Dom Fernando de Vasconcellos se deixou levar de algumas distracções, que costuma influir naquella idade a pouca consideração, e teve diversos silhos; porém depois emendou com arrependimento os erros dos enganos da mocidade, porque acabou santamente, sendo sentida, e chorada a sua morte de toda a cathegoria de pessoas. Jaz em a Basilica de Santa Maria, onde na Capella mór à mão direita da sepultura do Arcebispo Dom Martinho da Costa, se lhe poz este Epitasio:

Nesta sepultura foy enterrado o corpo de Dom Fernando filho de D. Affonso, I. Conde de Penella, foy Arcebi/po desta Cidade, Capellao mór del Rey Dom Manoel, del Rey D. Joao III. e del-Rey D. Sebastiao, nosso Senhor. Faleleceo de oitenta e tres annos e meyo a 7 de Janeiro de 1564.

Nobiliarios, de Torres, de Figuerredo.

Teve em Maria de Brito, de nobre geração, natural de Lamego, Dama da mulher do Condestavel D. Assonso, filha de Nuno Gonçalves Alao de Brito, os filhos seguintes:

15 D. Luiz Fernandes de Vasconcellos.

Capitulo VII.

15 D. Joao Affonso de Vasconcellos, que depois de estudar as letras humanas, e a lingua Grega, que soube perseitamente, entrou nas sciencias, e foy de profissa Canonista, e insigne Letrado. Teve muitos Beneficios, em diversas Diocesis do Reyno, foy Prior de Almeirim, Conego de Mafra na Sé de Lisboa, o qual depois renunciou, e foy Arcediago da terceira Cadeira, e teve outros Beneficios; de sorte, que era hum rico Ecclesiastico. Achou-se nas Cortes de Thomar, tendo naquelle Congresso o Cunha, Histor. de Braofficio de Escrivao do Ecclesiastico; affistindo nelle, 394. foy nomeado Arcebispo de Braga, em que o confirmou o Papa Gregorio XIII., e entrou em Braga a 25 de Abril de 1582, onde mostrou amor, e caridade com o seu rebanho; porque foy esmoler, e magnifico. Morreo a 14 de Julho de 1587.

15 D. Antonio de Menezes, de quem adi-

ante trataremos no Capitulo VIII.

15 D. Diogo de Vasconcellos, havido em outra mulher de differente nascimento, passou a servir à India, e lá assistio no tempo do Vice-Rey D. Garcia de Noronha, que foy hum dos Capitaens, que o acompanharao a Panane, onde jurou as pazes com o Camorim, Rey de Callecut.

15 D. SIMAO DE VASCONCELLOS, que foy Religioso da Ordem de S. Jeronymo, no Mosteiro

de Guadalupe, conforme Affonso de Torres.

Tom. XII. CA-Rii

### CAPITULO VII.

De D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, Commendador da Vallada.

5. cap. 2.

15 P Oy D. Luiz Fernandes de Vasconcellos Commendador da Vallada na Ordem de Couto, Decada 7. liv. Christo, passou à India no anno de 1557 por Capitao mór da Armada daquelle anno, que se compunha de cinco Naos, e arribou à Bahia no tempo, que governava aquelle Estado D. Duarte da Costa; e tornando a feguir a sua viagem, chegou a Goa com menos duas Naos, que arribarao: e voltando para o Reyno no anno de 1579 na sua companhia muitos Fidalgos, aos quaes deu mesa na viagem, lhe succedeo naufragar, e salvarse com muito trabalho no batel, com muy poucos, deixando na Nao mais de trezentas pessoas, sem as poder falvar, e lhe causou tao grande compaixao, que cobrio os olhos com huma toalha, por nao ver aquelle espectaculo, e depois de ter passado muitos trabalhos, chegou a Portugal. ElRey D. Sebastiao o fez do seu Conselho, e Governador do Brasil, para donde sez viagem no anno de 1570; tomou a Ilha da Madeira, e depois feguindo a sua derrota para a Bahia, tendo na Costa de Guiné experimentado taes calores, que enfermou a mayor parte da gente; e chegando à avistar a terra do Brafil,

Rocha Pita, Historia da America, liv. 3. p.g. 177.

Brasil, era tao violenta a corrente das aguas, e tao furiosa, que levou toda a Frota às Indias de Hespanha, donde depois de crueis tormentas, em que sorao derrotados os Navios, e obrigados a tomar diversos pórtos, só dous chegarao à Bahia, com quatorze mezes de viagem, sendo já morto o Governador da enfermidade contrahida dos trabalhos, e calores da Costa de Africa. Casou com D. Branca de Vilhena, silha de Diogo Lopes de Sequeira, Alcaide mór do Landroal, que depois de ter servido em Africa, sendo Capitao de Arzila, soy Governador da India; e de sua segunda mulher D. Maria de Vilhena, silha de Ruy Barreto, Alcaide mór de Faro; e teve

fervio na India alguns annos com valor, e distinção; e no anno de 1570 mandava hum Galeao da Armada, com que o Vice-Rey Dom Luiz de Ataide soy sobre Barcelor; e no anno seguinte sabendo, que em Dabul estavao duas Naos à carga para Meca, mandou o Vice-Rey com quatro Galés, e duas Fustas a D. Fernando, e entrando no rio, se meteo debaixo da artilharia, que defendia o porto, e queimou as duas Naos, e outros muitos Navios; e lançando gente em terra, queimou diversas Povoações, de que sentido o Idalxa, determinou vingarse, hindo sobre Goa, e porlhe hum apertado sitio; e dando na Ilha de Joao Lopes, a soy soccorrer com huma Galé, que os Mouros acometerao; e porque erao mui-

tos, e elle levava pouca gente, defendeo a Galé com valor admiravel, até que foy morto às pelouradas, o que o Vice-Rey sentio em extremo, e mandou recolher o corpo; e affim acabou gloriosamente no serviço do seu Rey, e desensao da Fé. A sua morte foy geralmente lastimada do Estado; porque foy Dom Fernando sobre valeroso, de gentil disposição, destro nas armas, sciente na artilharia, que fazia fundir com singular methodo, e com outras virtudes, porque geralmente era amado. = 16 D. MARIA DE VILHENA, que foy Condessa da Castanheira, por ser terceira mulher de D. Antonio de Ataide, II. Conde da Castanheira, como dissemos. = 16 D. Joan-NA DE VASCONCELLOS casou duas vezes, a primeira com D. Rodrigo de Sousa, e a segunda com D. Joao da Costa, Commendador, e Alcaide mór de Castro-Marim, de quem foy quarta mulher, de quem nao teve successao; e de seu primeiro marido Dom Rodrigo de Sousa teve a D. Francisca de Vasconcellos, que foy sua herdeira, e casou com D. Gil Eannes da Costa, Commendador, e Alcaide mór de Castro-Marim, enteado de Dona Joanna de Vasconcellos, de quem teve a D. Joao da Costa, I. Conde de Soure; e a sua illustre posteridade deixámos escrita a pag. 663 do Tomo X. E a D. Ro-DRIGO DA COSTA, que morreo estudando em Coimbra.

### CAPITULO VIII.

De D. Antonio de Vasconcellos e Menezes.

15 P Oy terceiro filho, como dissemos no Capitulo VI., D. Antonio de Vasconcellos e Menezes do Arcebispo Dom Fernando. Servio ao Principe D. Joao de Moço Fidalgo; depois quando ElRey D. Joao seu pay lhe ordenou Casa no anno de 1551, foy hum dos Fidalgos, que escolheo para o servirem de Gentil-homem : foy Commendador na Ordem de Christo, servio em Africa com reputação, e ultimamente morreo no anno de 1578 com ElRey D. Sebastiao na batalha de Africa. Casou com D. Ignacia do Tojal, filha de João Gomes, Thefoureiro da Casa da India, e de sua mulher Heva do Tojal, que foy Moça da Camera da Rainha, irmãa de Alvaro do Tojal, Cavalleiro Fidalgo da Cafa Real, Juiz da balança da Cafa da India, que foy por Thesoureiro a Saboya com a Infanta D. Brites; e erao filhos de Fernando do Tojal, e de Beatriz Fernandes, o que consta do livro 14 pag. 108 vers. dos Prazos, e fazendas do Convento de S. Bento de Xabregas, de huma Escritura feita no anno de 1532, em que o Convento lhe renova hum Prazo, em que Heva do Tojal era terceira vida, e tinha fido dos ditos seus pays, a qual nos communicou o erudito Luiz Francifco

cisco Pimentel, que a vio no mesmo Tombo; e tiverao as filhas seguintes: = \* 16 D. Maria de Vasconcellos, de quem adiante se tratará. = 16 D. Isabel, e D. Ignacia, que morrerao de curta idade. = \* 16 D. Joanna de Menezes casou com Francisco de Faria, Alcaide mór de Palmella, de quem logo trataremos. = \* 16 D. MARIA DE VASconcellos, que foy sua herdeira, e segunda mulher de D. Pedro de Vasconcellos, Alcaide mor de Viseu, Senhor da Baronia de Limale, e Bierges, em Flandes, filho de D. Antonio de Menezes, Alcaide mór de Viseu, e Senhor das referidas terras, e de sua mulher D. Joanna de Castro, filha de D. Jeronymo de Castro, Senhor do Paul de Boquilobo, como se disse a pag. 922 do Tomo XI.; e tiverao = 17 a D. IGNACIA DE MENEZES E VASCONCELLOS, que foy unica herdeira; e por disposição de seu tio D. Assonso de Noronha, III. Conde de Linhares, casou com seu tio D. Miguel de Noronha, IV. Conde de Linhares, &c. e da fua illustre descendencia, e posteridade fizemos menção a pag. 213, e 269 do Tomo V. donde se pode ver.

\* 16 D. Joanna de Menezes casou com Francisco de Faria, Alcaide mór de Palmella, que morreo a 4 de Janeiro de 1645; e tiveras = \* 17 Sancho de Faria, adiante. = 17 Antonio de Vasconcellos de Faria, que soy Deputado na Inquisição de Evora; e mandado à India com a incumbencia de Inquisidor, e Resormador da Inquisição de

Goa

Goa a 21 de Março de 1632, e la entrou na Compa-Nadali, Annus dicrum nhia de Jesus; e tendo vivido sempre com cuidado, memorabilium Societa. morreo a 16 de Agosto de 1633. = 17 João DA Sylva, Cavalleiro de Malta. = 17 Antao de Fa-RIA, Conego na Sé de Lisboa, Deputado da Inquisição da mesma Cidade, em que entrou a 3 de Julho de 1653, e da Mesa da Consciencia, e Ordens, Letrado, e entendido, e ultimamente Prior mór de Palmella, o qual teve os filhos seguintes: = 18 ANTAO DE FARIA, foy Religioso da Ordem de S. Bento, de que foy Geral, Provisor do Bispado do Porto, no tempo que tinha aquella Igreja o Eminentissimo Cardeal Patriarca. = 18 D. Joao Bautista de Fa-RIA, e D. JORGE DE FARIA, Clerigos Regulares. = 17 Francisco de Faria, morreo moço. = 17 D. MARIA, D. ANTONIA, e D. IGNACIA DE MENEzes, recolhidas no Mosteiro de Santos. = 17 D. IGNACIA, Freira no Mosteiro da Encarnação, da Ordem de Aviz. = \* 17 D. URSULA DE VILHENA, de quem logo se tratará. = \* 17 Sancho de Faria, succedeo na Casa de seu pay Francisco de Faria, casou com D. Ignez Maria de Ayala, filha de Luiz Freire, Commendador de Alfayates, de quem teve filhos, que morrerao de curta idade, e delle nao ficou descendencia. = \* 18 D. URSULA DE VILHENA, Matrona de grande virtude, casou com Antonio de Almada e Mello, Morgado dos Olivaes; e tiverao = = \* 18 Joao de Almada e Mello, adiante. = Antonio de Sousa Coutinho, Conego na Sé de Tom. XII.

Evora. = \* 18 D. FILIPPA COUTINHO, de quem logo se fará mençaő. 💳 \* 18 Joaő de Almada e MELLO, foy Moço Fidalgo com exercicio, Alcaide mór de Palmella, fervio na guerra da Acclamação: foy Capitao de Infantaria, e de Cavallos, e Commisfario geral da Cavallaria. Achou-se em muitas occasioens, em que se distinguio, porque era valeroso, e com muito brio; de sorte, que quando se ausentou feu cunhado Francisco de Mendoça para Castella pelo caso do Conde de Humanes, que referimos a pag. 680 do Tomo VIII., elle sabendo o queriao prender, pertendeo ausentarse; sendo prezo, e depois folto, era tal o brio, como a innocencia, que perdeo o juizo; e depois de mais de quarenta annos, que viveo, se lhe restituio felizmente, antes da sua morte, que foy a 17 de Outubro do anno de 1725. Casou com D. Mayor de Mendoça, filha legitima de Francisco de Mendoça, Alcaide mór de Mourao, de quem teve = \* 19 Antonio Joseph de Al-MADA, com quem se continúa. = 19 MANOEL, e Francisco, que morrerao de curta idade. = \* 19 D. THERESA LUIZA DE MENDOÇA, adiante. = \* 19 Antonio Joseph de Almada, succedeo na Casa de seu pay, foy Alcaide mór de Palmella, fervio na guerra, e foy Coronel de Infantaria, e Brigadeiro dos Exercitos de Sua Magestade; servio com distinção, e prestimo, achando-se em muitas occasicens de muita honra: morreo em Abril de 1742. Cafou em Monção no primeiro de Mayo de 1702

com

com Dona Maria Josefa da Cunha, filha herdeira de Francisco da Cunha da Sylva, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordem de Christo, Mestre de Campo, e Governador da Praça de Monção, e de D. Engracia de Lima sua mulher, e parenta, de quem teve = 20 JOAO MANOEL DE ALMADA, que nasceo a 15 de Agosto de 1707, e he Capitao de Infantaria. = 20 D. MARIA LUIZA ENGRACIA DE MENDOCA, que nasceo a 24 de Setembro do anno de 1708; e tendo vivido com grande recolhimento, e seguido huma vida devota, em que desde os primeiros annos se tinha dedicado, exercitando-se em virtudes, e asperas penitencias, acabou de huma doença maligna com admiravel paciencia, para lograr os premios da CISCO DE ALMADA E MENDOÇA nasceo a 14 de Setembro de 1709, he Arcediago de Villa-Nova da Cerveira; assiste em Roma, e he Prelado Camerista de Honor do Papa Benedicto XIV. = 20 Ale-XANDRE DE SOUSA DE ALMADA nasceo a 8 de Dezembro de 1710, e morreo de curta idade.

\* 18 D. FILIPPA COUTINHO casou com Gaspar Vieira da Sylva, Commendador de Santa Maria de Cadime na Ordem de Christo, e da dos Moyos de Braz, Palha, e Fornos, na de Santiago, irmao de Luiz Vieira da Sylva, insigne Genealogico, ornado de excellentes virtudes, de quem fizemos memoria no Apparato desta Obra, num. 175, e tiverao unico = 19 Pedro Vieira da Sylva, que teve as Tom. XII.

referidas Commendas, e succedeo na Casa, e casou com D. Catharina Josefa de Menezes, filha de Fernando Telles de Menezes e Béja, filho de Martim Affonso de Béja, Senhor das Villas Anciaens, e Villarinho, e do Concelho de Ninaes, Frazao, e Carrazedo, com seus Padroados; e de sua segunda mulher D. Catharina da Sylva, filha de Fernando Telles de Menezes, Alcaide mór de Moura; e tendo vivido Pedro Vieira com sua mulher em reciproca uniao, de commum consentimento se apartarao, e ella entrou no Mosteiro de Nossa Senhora de Nazareth de Religiosas reformadas da Ordem de S. Bernardo a 18 de Fevereiro de 1704, donde professou, e acabou santamente, e elle se fez Clerigo; e vivendo com exemplo, morreo de larga idade a 28 de Mayo de 1744; e tiverao = 20 Gaspar Vieira da Sylva Tel-LES, que foy Tenente de Mar, e Guerra; morreo fem successão a 22 de Mayo de 1726. 

Gonçalo VIEIRA DA SYLVA TELLES nasceo a 20 de Mayo de 1694, estudou em Coimbra, e se laureou Doutor em hum, e outro Direito; foy Beneficiado de Santa Eulalia do Sardoal, aprefentação da fua Cafa: por morte de seu irmao succedeo na Casa de seu pay, e na de Anciaens por fua mãy, e até ao presente nao tem tomado estado. = 20 Francisco Vifira da Sylva Lobo nasceo a 18 de Outubro de 1699. = 20 Manoel de Tavora, Cavalleiro de Malta, nafceo a 4 de Janeiro de 1700, Commendador de Torres-Novas, e Torres-Vedras, Recebedor, e Procurador

rador geral da Religiao neste Reyno. 

20 D. Anna Maria de Jesus, que juntamente com sua máy entrou Religiosa no referido Mosteiro. Morreo a 8

de Mayo de 1717.

\* 19 D. THERESA LUIZA DE MENDOÇA CASOU duas vezes, a primeira a 16 de Janeiro de 1698 com Manoel de Carvalho de Ataide, Fidalgo da Casa Real, Commendador na Ordem de Christo, Capitao de Cavallos nos Regimentos da Guarnição da Corte. Faleceo a 14 de Março de 1720, irmao de Paulo de Carvalho de Ataide, Collegial de S. Pedro na Universidade de Coimbra, onde soy Lente, bom Letrado, e de hum sublime engenho; foy Conego de Viseu, Deputado do Santo Officio, Desembargador dos Aggravos, Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, depois Arcipreste da insigne Collegiada de S. Thomé, que erecta em Patriarcal, logrou a mesma Dignidade, até que morreo a 25 de Outubro de 1737; e tiverao = 20 Sebastiao de Carvalho DE MENDOÇA, que nasceo a 13 de Mayo de 1699, ornado de erudição, com admiravel talento, e eloquencia, como se vê nos papeis, que sez na Academia Real da Historia, de que he Academico, e ao presente Enviado Extraordinario na Corte de Lon-Casou a 18 de Janeiro de 1723 com D. Theresa de Noronha, filha de D. Bernardo de Noronha, e de Dona Maria Antonia de Almada, como fe disse a pag. 255 do Tomo XI., a qual morreo a 21 de Março de 1739, sem successão. Casou segunda vez na Corre

Corte de Vienna, donde foy mandado da nossa a 18 de Dezembro de 1745 com D. Leonor Ernestina de Daun, filha de Henrique Ricardo, Conde de Daun, e de sua segunda mulher Joanna Violante de Bagersberg, filha dos Condes de Bagersberg. = 20 Fran-CISCO XAVIER DE MENDOÇA, que nasceo a 4 de Setembro de 1700, Tenente de Infantaria. = 20 PAU-LO DE CARVALHO DE MENDOÇA nasceo a 6 de Novembro de 1702, e he Conego da Santa Igreja Patriarcal. = 20 D. Maria Magdalena de Mendoca nasceo a 2 de Dezembro de 1705, Freira na Annunciada de Lisboa. = 20 D. Mayor Luiza de Mendoça nasceo a 12 de Junho de 1708, Freira na Madre de Deos de Lisboa, onde se chamou Soror Helena da Cruz. = 20 Joseph Joachim de Car-VALHO E MENDOÇA nasceo a 28 de Julho de 1712, e passou a servir à India no anno de 1738, e lá morreo em hum combate na Ilha de Goa. Cafou fegunda vez Dona Theresa Luiza de Mendoça com Francisco Luiz da Cunha de Ataide, Fidalgo da Casa Real, Chanceller, e Governador da Casa da Relação do Porto, do Conselho de Sua Magestade, e seu Desembargador do Paço, irmao de Manoel da Cunha Pinheiro, do Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio, que faleceo no primeiro de Março de 1734, de quem fizemos menção entre os Genealogicos no Apparato numero 202; porém até ao presente nao tem successao.

# TABOA XXI.

### GENEALOGIA DA CASA REAL DE PORTUGAL.

X

D. Affonso, Senhor de Cascaes, filho illegitimo do Infante Dom Joao. Taboa XIX. Casou a primeira vez com D. Branca da Cunha, filha do Doutor João das Regras. 11. com D. Maria de Vasconcellos, filha H. de Joanne Mendes de Vasconcellos.

tado.

Dom Pedro da Guerra, filho illegitimo do Infante D. Tozo. Taboa XIX. Calou com D. Theresa Andeiro, filha de João Fernandes Andeiro, Conde de Ourem.

XI

I. D. I(abel da Cunha, Senhora de Cascaes, e Louri- I. D. Ignez, I. D. Violan- II. D. Fernando de Vasconcellos casou com D. phas, e do Morgado de S. Mattheus de Lisbos. Casou \* sem esta- re, \* sem es- Isabel Coutunho, Senhora de Matra, tilha de com D. Alvaro de Caltro . I. Conde de Monsanto.

do.

D. Pedro de Menezes, Conde de Vianna.

D. Fernando da Guerra, Accebispo de D. Luiz da Guerra, D. Ignez da Guerra, primeira mulher Braga . Primaz de Hespanha , Regedor da Cafa da Supplicação.

₩ em 1458.

Bilpo da Guarda, ce Alvaro Pires de Tavora, Senhor do Mogadouro.

XII

D. Affonso de Vasconcellos e Menezes, I. Conde de Penella, seuso no anno de 1471, Adiantado da Estrea madura, Regedor da Caia do Civel, \* no grimeiro de Novembro de 1480. Catou com D. Ifabel da Syla va, filha de D. Lopo de Almeida, I. Conde de Abrantes.

XIII

D. Jozó de Vasconcellos e Menezes, II. Conde de Penella, Senhor da Casa de Vasconcellos, Vedor da frazenda del Rey D. Joao II. Cafou a primeira vez com D. Maria de Ataide, \* no anno de 1551, filha de Joao de Soula, Cacitao dos Ginetes do Infante Dom Fernando. II, com Dona Joanna Henriques, fiina de D. Carlos Henriques.

Dom Fernando de Vasconcellos, Arcebitoo de Lisboa. Taboa XXII.

D. Simao de Vasconcellos, \* moco.

D. Brites da Sylva calou com D. loao de Ataide, H. da Cafa de Atouzuia.

D. Maria da Sviva catou com João Freire de Andrade , Senhor de Bobadella.

D. Joanna da Svlva cafou com Alvaro Pires de Tavora, Senhor de Mogadouro.

D. Leonor , Abbadella de Cellas da Ordem de Cafter.

Dona Toanna . Prioreza da Annunciada de Life boa.

D. N. . . . . . . . H tem eltado.

XIV

Dom Affonso de Vasconcellos e Menezes, Senhor da Casa de Penella, Dom Estevas Capitao dos Ginetes del Rev Dom Joao III. do feu Confelho, e Védor da Fazenda. Casou no anno de \$557 com Dona Guiomar Soares, filha H. de Lopo Soares, Governador da India. S. G. Teve em Maria de Magalhaens.

de Vasconcel-Jos , Clerigo , 🖈 moço.

Dama da Rainha Dona Catharina , recolhida em Santa Clara de Coimbra.

Dona Isabel de Ataide, D. Lourença de Ataide casou com D. Nuno Mannel . Sephor de Salvaterra de Ma-20S.

D. Guiomar de Ataide. Dama da Emperatriz La Ifabel, Cafou com Dom Jorge de Portugal . L. Conde de Gelves.

Dom Antonio de Vasconcellos, Senhor de Matra, Caiou com D. Maria de Almeida, filha de Mattheus Mendes de Carvalho.

D. Ambrosio de Vasconcellos calou com Dona Cecilia, filha de Ruy de Mello, Atcaide mor de Alegrete.

D. Joanna de Menezes. D. Cecilia de Menezes, D. Maria de Menezes, Freiras em Cellas de Coambra.

D. Schastiao de Valcor cellos e Menezes , thegir mo . havido en Joanna Lavares. Catou con Fingia da Cunha.

XV

D. Joa5 de Vasconcellos e Menezes, illeguimo, Senhor da Enxara dos Cavalleiros, e dos Concelhos de Aregos, e Soalhaens, e da Ilha do Fogo, toy Apolentador mor delRey D. Filippe II. Catou com D. Catharina de Noronha, filha de Antonio Gonçaives da Camera, Caçador mor.

D. Joao Luiz de Vasconcellos, Senhor da Villa de Mafra, Commendador de S. Pedro de Lordia na Ordem de Christo, \* a 5 de Dezembro de 1633. Casou com D. Maria de Caltro, filha de Diogo Velho, Secretario delRey D. Filippe II. nas Merces. S. G.

D. Duarte de Menezes, illegitimo, Commendador na Ordem de Christo, servio na India, \* S.G.

XVI

D. Affonso de Vasconcellos e Menezes, Senhor da Engara dos Cavalleiros, de Aregos, e Soalhaens, da Ilha do Fogo, &c. \* no anno de 16 14. Cason com Dona Sebattiana de Sa e Macedo, filha H. de Sebastiao de Macedo, Vedor da Casa do Infante Cardeal Dom Henrique, Senhor do Morgado de Alenquer.

D. Pedro de Vafconcellos. \* eltudando em Coimbra.

D. Jozo de Vafconcellos, \* eftudando em Coimbra.

D. Diogo de Vasconcellos, Commendador na Ordem de Christo; servio na India, aonde passou no anno de 1598, foy Capitao General do Norte, do Malavar, e do Sul. La calou com D. Anna da Costa, filha de Jorge Nunes,

XVII

D. João Luiz de Vasconcellos, Senhor da Casa de Matra, Capitao General de Mazagao, onde 4. Casou com D. Maria de Noronha, filha de Fernao Alvares Cabral.

Dom Sebistiao de Vasconcellos, achou-le na restauração da Bahia . \* affogado no anno de 1642.

D. Diogo de Vasconcellos, achou-se na restauração da Bahia no anno de 1625.

D. Maria de Menezes casou com seu primo Francisco de Macedo.

Dom Joao de Vasconcellos, viveo na India, Cafou com N. . . . . . . . de Vasconcellos , \* moço.

D. Catharina de Noronha caiou com D. Josô Courinho. E II. vez com Domingos da Camera de Noronha,"

Simao de Vasconcellos e Menezes, viveo em Penella. Cafou com D. Mar-

garida Gomes de Lemos.

Toao Gomes Tello de Menezes casou com D. Joanna Fernandes de Moura.

Mangel Tello de Menezes casou com D. Marianna do Carvalhale

Diogo de Vasconcellos, Cavalleiro do Habito de Christo. Casou com Dona Margarida Josefa de Mendanha.

Joso Gomes Tel. D. Catharina Maria de Melo e Menezes, \* nezes calou com Jeronymo S. G. Ruiz de Ef, inola.

HIVX

D. Joanna de Menezes, Senhora da Casa de Mafra. Casou a I. vez com Ruy de Mattos de Noronha, I. Conde de Armamar. A II. com Dom Diogo de Lima, VIII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira.



# TABOA XXII.

#### GENEALOGIA DA CASA REAL DE PORTUGAL.

XIII

D. Fernando de Vasconcellos, filho de D. Affonso, I. Conde de Penella, soy Bispo de Lamego, Arcebispo de Lisboa, Capellao mór dos Reys D. Manoel, D. Joao III. e D. Sebastiao, \*\* a 7 de Janeiro de 1564. Teve de Maria de Brito, mulher nobre, filha de Nuno Gonçalves Alao de Brito,

XIV

D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, passou à India por Capitaó mór no anno de 1557; soy do Conselho deiRey Dom Sebastiao, e Governador da Bahia, 4 na viagem pelejando com huns Cossarios Francezes a 15 de Julho do anno de 1570. Casou com D. Branca de Vilhena, filha de Diobo Lopes de Segueira, Governador da India.

D. Josó Affonío de Menezes, Arcebispo Primaz de Hespanha, \*\* a 14 de Jusho de 1587. Dom Antonio de Vasconcellos, servio o Principe D. Joao, & em Africa na batalha de Alcacere a 4 de Agosto de 1578. Casou com D. Ignacia do Tojal, filha de Joao Gomes, e de Eva do Tojal.

Dom Diogo de · Vaíconcelios , fervio na India, & S. G. Teve outra máy.

D. Simão de Vafaconcellos, Frade de S. Jeronyamo. Teve outra máy.

XV

Dom Fernao de Vasconcellos, servio na India no anno de 1570, e la #

Dona Maria de Vilhena casou com D. Antonio de Ataide, II. Conde da Cattanheira, e soy sua terceira mulher. D. Joanna de Vasconcellos, segunda mulher de Dom Rodrigo de Sousa, Alcaide mor de Thomar; e depois de D. Joao da Costa, Commendador de Castro-Marim, de quem soy quarta mulher. D. Fernando de Vasconcellos, \* menino. Dona Maria de Valconcellos, H. Calou com Dom Pedro de Menezes.

D. Joanna de Menezes casou com Francisco de Faria, Alcaide mór de Palmella. D. Ignacia,





## HISTORIA GENEALOGICA DA CASA REAL PORTUGUEZA. LIVRO XIII. PARTE IV.

### CAPITULO I.

Do Infante Dom Dinig.



O Real thalamo delRey Dom Pedro I. e de sua mulher a Infanta D. Ignez de Castro, depois coroada Rainha, como dissemos no Capitulo VI. do Livro II. pag. 380, foy o fegundo filho o Infante D. Diniz, a quem ElRey seu pay, estando em Elvas, sez huma

pag. 86.

huma larga Doação, em que diz as palavras seguin-Tore do Tombo, liv. tes: Damos, e doamos por titulo de Doação antre vi-1. delkey D. Pedro, vos ao dito Infante D. Dinis, e a todos seus successores de linha lidima per nacença descendentes, a Villa de Prado, a par de Braga, e as terras, e julgados de Murça, de Nalles, de Zurara, e de Sam Johane de Rey, de Santo Estevado de Geraz de riba de Lima, e de Valdevez, de Perselhar, de Santa Cruz de riba de Tamega, e da Maya, tirados ende os julgados de Bovear, e Maçarellos, que se costumarão de andar, em seu cabo sempre, que os hajam, e tenhão, e pessuao em todo o tempo das suas vidas, com todos os seus termos, e aldeas, terras rotas, e por romper, se. nhorios, e jurdiçoens, asim civeis, como criminaes, direitos, e pertenças quaesquer, que a nos nas ditas villas, e lugares pertenção, e pertencer pode em qualquer guisa. Dada em Elvas a 23 de Mayo da Era de 1398, que he anno de 1360. Nao fó na Doação referida lhe deu com que poder conservar huma Casa com o esplendor, que convinha à pessoa do Infante seu filho; mas expressou no seu Testamento o amor, que tinha a seus filhos, lembrando-se de todos, sem embargo das Doações, que lhe havia feito, e do Infante D. Diniz, com a verba seguinte: Item ao Innealogica da Casa Real fante Dom Dinis outrost nosso filho, vinte mil libras. Tambem a Rainha D. Brites sua avó no seu Testamento mostrou o quanto estimava o Infante nas clausulas seguintes: Item mando ao Infante Dom Diniz

meu neto a minha coppa com a sobrecoppa de prata,

Provas da Histor. Getom, 1. pag. 23 1.

Dito livro, pag. 232.

que

que me deu o Priol do Spital D. Estevão Vasques, a qual he dourada, e tem emsima da sobrecoppa hum botom grande. Item lhe leixo duas taças de prata, que me deu o Mestre Davis. Item outra coppa a este. Item outra coppa a este, como a D. Joao. Dos referidos Documentos, e do que escrevemos no Livro II. Capitulo VI. pag. 375, e 377 do Tomo I., fundado nos Originaes, que vao por extenso nas Provas, nao póde ter duvida o referido; com tudo nao posso deixar de fazer menção da Critica, que os fabios Padres de Trevoux fizerao sobre este ponto, e outros da nossa Historia, nas Memorias para a Historia das Sciencias, e Bellas Artes, que imprimirao no anno de 1743 no mez de Abril, Junho, e Outubro, em que duvidao da legitimidade deste Infante, e de seus irmãos, e por consequencia do casamento del Rey D. Pedro com D. Ignez de Castro, ao que satisfizemos com huma Carta, que mandámos a Pariz, mostrando a semrazao dos ditos Padres, a qual esperamos se faça publica por meyo da impressão; e agora seguindo o nosso estylo de nao fazer nesta Obra dissertações, senao seguir a verdade, justificada na sé indubitavel dos Documentos, dizemos, que em outra parte satisfaremos os curiosos, dandolhe conta das notas, com que injustamente nos arguirao, por nao cortarmos o fio da Historia. ElRey seu pay tratou de casar o Infante, como refere Duarte Nunes de Leas, e o teve ajustado com a Infanta D. Isabel, filha del-Rey D. Pedro de Castella o Cruel, e da Rainha D. Tom. XII. Ma-

Maria de Padilha; e estando tao adiantado este Tratado, que foy nomeado Procurador D. Joao Affonfo Tello de Menezes, Conde de Barcellos, para ir a receberse com a Infanta, nao teve effeito; e ella casou depois no anno de 1372 com Edmundo, chamado de Lengley, Conde de Cambrigide, e de Tindal, Cavalleiro da Jarretiere, depois Duque de Duarte Nunes de Leao, Yorck, filho quinto de Duarte III. de Inglaterra.

Chronica del Rey Dom Pedro I. pag. 150.vers. pag.346. verl tom.2. Mariana , Historia Gener. de España, lib.17. cap. 16. pag. 86. Garibay, lib. 34. cap. 35. pag. 824. Ferreras, Hift de Efp. tom. 8. pag. 187.

Succedeo por morte delRey seu pay no anno Zurita, lib 9. cap. 67. de 1367 na Coroa ElRey D. Fernando seu irmao, e arrastado de poderosissima paixao amorosa, casou no anno de 1370 com a Rainha Dona Leonor Telles de Menezes, rompendo pelos forçosos obstaculos, que lho impediao, como fica em seu lugar referido. Infante D. Diniz, que era animado de grande espirito, nao approvando esta voda, quiz mostrar a displicencia, e dissabor, que lhe causava, assentando comfigo de nao beijar nunca a mao à Rainha; e sendo publica esta determinação, chegou à noticia del-Rey; e sentido do orgulho do Infante, determinou de o matar, como refere a sua Chronica, pois encontrando-se com o Infante, levado da colera, quiz castigar a ousadia pelas suas proprias mãos, e empunhou a adaga, que era hum instrumento, que entao, e depois usarao os Portuguezes muitos annos, com que fe adornavao, e traziao juntamente com a espada da parte contraria; a qual adaga abolio por huma Ley, como outras uteis, que fez executar o Grande D. Joao V.; e he certo, que ElRey D. Fernando ex-

ecutara

ecutara a sua paixao, se seu Ayo, e Alferes mór Ayres Gomes da Sylva, Senhor da antiga Cafa de Sylva, de Unhao, Cepaes, &c. Alcaide mór de Guimaraens, lho nao impedira; de forte, que livrou o Infante, a quem ElRey severo, e sentido disse, que no seu procedimento conhecia a sua pouca honra, e brio; porque vendo, que o Infante Dom Joao mais velho, e D. Joao, Mestre de Aviz, seus irmãos, tinhao beijado a mao à Rainha sua mulher, se podera servir do exemplo, com que lhe persuadiao, o que elle atrevidamente recusava. Andou o Infante D. Diniz algum tempo escondido, e omisiado na Corte; temendo-se justamente da má vontade delRey, fe passou a Castella, onde foy recebido delRey D. Henrique II. que o casou com a Senhora Dona Joanna sua filha, dandolhe em dote as Villas de Alva de Tormes, Escalona, Cifuentes, e outras terras, com seiscentos mil maravedis de juro, e foy Rico-homem de Castella, e como tal se acha confirmando o privilegio concedido a Tarifa no anno de 1397. Padeceo depois nao poucos trabalhos com a morte delRey Dom Fernando, e com as pertenções à Coroa Portugueza del Rey Dom Joao I. de Castella, a que o Mestre de Aviz se oppoz primeiro como Defensor, e depois como Rey: porém depois de ajustada a paz delRey de Castella com o Duque de Lencastre, se passarao alguns Fidalgos a Portugal arrependidos, e pedindo perdao, e entre elles D. Pedro de Castro, filho do Conde de Arrayolos, D. Alvaro, e D. Pe-Tom. XII. T ii dro dro da Guerra, filho legitimo do Infante D. Joao, a quem fez grandes merces, e honras, devidas ao parentesco, e grandeza del Rey, que tambem experimentarao outros Fidalgos na sua clemencia, perdoandolhe as culpas, com mais attenção à conservação

da Nobreza, do que a outras conveniencias.

Soube ElRey, que o Infante D. Diniz (já livre da prizao ) tivera novos dissabores com ElRey de Castella, de que offendido desejava passarse a Portugal; resolveo admittillo, podendo mais o sangue, e a clemencia, do que a politica, com que alguns Ministros lhe representarao o nao admittisse; porque era imprudencia admittir hum irmao, que com o fundamento de ser legitimo, e mais velho, lhe poderia excitar novas alterações no Reyno, declarando-selhe os mal contentes, e inclinados ao Infante D. Joao, que viao de todo impedido; e que ElRey de Castella fomentaria a divisao para meter no Reyno attenuado huma guerra civil. Porém ElRey levado da grandeza do seu animo, o admittio com benevolencia, e amor de irmao, mandandolhe prevenir hospedagem, e fahio a esperallo meya legoa fóra da Cidade de Braga, onde tinha convocado Cortes: vinha acompanhado sómente de seis criados; e chegando à presença delRey, lhe quiz beijar a mao, que ElRey recufou, e instando o Infante, lhe deu os braços, tratando-o com todas aquellas honras, que lhe dictava o parentesco, e podia dispensar a Magestade. em quem o talento correspondia ao valor, nao des-

Ericeira, Vida del Rey D. Joas I. liv. 4. pag. 286.

prezando

prezando os votos dos Ministros, conciliou os extremos; e nao desamparando ao Infante, lhe ordenou Herreras, Historia de passasse a Inglaterra, aonde lhe assinou assistencias, Espan. pag. 292. tom. correspondentes à grandeza da sua pessoa, para poder residir naquelle Reyno. Embarcou o Infante; porém depois arrependido quiz voltar do caminho, retrocedendo a viagem; e na volta para Portugal, encontrando huns Cossarios Bretoens, o prenderao; e sabendo ser irmao delRey, pediao pela sua liberdade cem mil francos de ouro, (valia cada hum huma pataca) fobre o que o Infante escreveo a El-Rey para que lhe valesse. ElRey se escusou da satisfação com os gastos da guerra, tal vez por castigar a desobediencia do Infante, ou por se livrar por esta via de hum perpetuo cuidado. Os Cossarios vendo, que da sua prizao nao conseguiao fruto, querendose livrar da precisa despeza, que faziao com o Infante, o deixarao livre para que tornasse a Castella, onde sendo ao principio suspeitosa a sua chegada, soy depois a sua pessoa instrumento de mayor discordia.

ElRey D. Henrique III. de Castella, que havia fuccedido a ElRey D. Joao I. seu pay naquella Coroa, fendo já morto o Infante D. Joao, e o Infante D. Miguel, filho da Rainha D. Brites, cujos direitos fez, que ella outorgasse no Infante D. Diniz, persuadido dos seus Ministros, assentou que este se intitulasse Rey de Portugal, e do Algarve, e Ferna Lopes, Chronifoy reconhecido por todos os Portuguezes, que an partiza cap. 174. davao em Castella; e com hum Exercito, em que o

acompanhavao Martim Vasques da Cunha, Conde de Valença, e D. Joao Affonso Pimentel, Conde de Benavente, e outros muitos Senhores, entrou no anno de 1398 na Provincia da Beira pela Villa do Sabugal, e chegou à Cidade da Guarda, e o Conde de Valença correo com a Cavallaria até quasi Viseu, destruindo todas aquellas Povoaçoens. O grande Condestavel Dom Nuno Alvares Pereira determinou logo impedirlhe os progressos: estando na Provincia de Alentejo marchou com muita pressa, e chegando a Castello-Branco achou a noticia de estar o Infante no Termo da Covilhãa, sete legoas de distancia, e que daquelle lugar fazia o Infante por suas Cartas a saber, como elle era Rey de Portugal, e das causas porque lhe pertencia, chamando a si a todos com estas Cartas circulares, promettendo assim muitas merces, o que os nossos desprezarao; de sorte, que ninguem feguio a sua voz, nem se passou para o seu Exercito. O Condestavel revestido da authoridade da sua pessoa, escreveo ao Infante a Carta seguinte:

Senhor: Dom Nuno Alvares Pereira, Conde de Barcellos, e Dourem, e de Arrayolos, Condestabre por meu Senhor ElRey de Portugal, e seu Mordomo mór, me encomendo em vossa graça, e merce, e vos saço saber, que a mi me ha dito, que vós sois vindo com muitas gentes ao Reyno de meu Senhor ElRey a fazer em elle guera, e mal, e dano, e ainda o pior, que he, que por hu vindes vos chamais Rey de Portugal, de que me muito maravilho, e pareceme, que

/e

fe de vosso conselho so tal nome tomastes, que o deveres milhor de cuidar, e se volo outrem conselhou, entendo verdadeiramente, que para homem ae vosso estado he cousa feia, e vergonhosa, e porém eu sentindo estas cousas, que som contra o servisso DelRey,
meu Senhor, sou vindo a esta terra para volo contrariar com ajuda de Deos, e hoje a feitura desta carta
cheguey a Castellobranco, e enviovolo a dizer por serdes dello serto, e rogovos, e peçovos, que nom ajais
por nojo de vos hum pouco deter, porque Deos queren-

do eu serei daqui breve espaço comvosco.

Mandou o Condestavel esta Carta por hum seu criado à Covilhãa onde estava o Infante; porém nao havia feito mais caminho, que duas legoas o mensageiro, quando o Condestavel teve noticia, de que o Infante com o seu Exercito, tanto que soubera ser chegado o Condestavel, se retirou logo daquelle lugar, e marchou na volta de Castella. Tao temido era o nome do Condestavel, que causava terror aos seus inimigos, temendo já chegar com os seus às mãos; porque fendo muy fuperior o Exercito do Infante, se nao atreverao a esperar, nem puzerao em duvida o acontecimento, esperando lhe sosse contrario sómente por estar presente o Condestavel D. Nuno Alvares Pereira. Depois passados tres annos foy feita a paz entre as Coroas de Portugal, e Castella, e ficarao desvanecidas todas as idéas do Infante: porém morrendo, mandou se lhe conservasse esta vaidade no Epitafio da sua sepultura. Jaz com a Infanta fua. Sousa, Serie dos Reys de Portugal, Taboa XXIII. pag. 119.

Lusitana, part. 5. liv. 17. cap. 16. pag. 186.

de Villar Dompardo,

Imhoff, Stemmat. De. sideriani, Tab. X. pag. 43.

sua esposa em Nossa Senhora de Guadalupe, e nao em Santo Estevao de Salamanca, como advertio o Desembargador Duarte Nunes de Leao, reparando o erro de Estevao de Garibay, e de Gonçalo Argote de Molina. Quando as Magestades dos Reys D. Sebastiao, e D. Filippe II. se avistarao em Guadalupe, refere Fr. Gabriel de Talavera na Historia daquelle Brandao, Monarchia tempo, allegado pelo Doutor Fr. Francisco Brandao, que vendo aquelles Monarcas a sua sepultura com o titulo de Rey de Portugal, nao tiverao em nenhuma das Cortes, de huma, e outra Coroa, que os acompanhava, quem désse noticia de quem era aquelle Principe. Escreve tambem Ruy Mendes Silva no Memorial de las Casas Memorial, que imprimio, que acordarao os mesmos e Canhete, pag. 8. vers. Reys (devia de ser depois) se puzessem as estatuas (que estavao deitadas no sepulchro aos lados do Altar) levantadas, o que se executou na fórma, em que se vem com decencia, e Real adorno.

Casou, como dissemos, com D. Joanna de Castella, filha de Dom Henrique II., Rey de Castella, havida em D. Joanna de Cifuentes, Aragoneza, Senhora de

Cifuentes; e tiverao os filhos feguintes:

10 D. FERNANDO DE PORTUGAL, que occupará o Capitulo II.

10 D. PEDRO DE PORTUGAL, Senhor de Col-

menarejo, Capitulo XI.

10 D. BRITES DE PORTUGAL, que em Castella chamarao Infanta, morreo sem estado, e fundou no anno de 1467 o Hospital de Mater Dei de Torde-

filhas.

filhas. O insigne Imhoff lhe dá outra filha, a quem Imhoff, Stemma Reg. nao soube o nome, que casou com Lopo Vaz da Lustran. Tab. XII. pag. Cunha, Senhor de Buendia; porém padeceo equivocação nesta parte; porque esta he filha do Infante D. Joao seu irmao, como se disse no Capitulo I.

### CAPITULO II.

De D. Fernando de Portugal, Commendador, de Oreja.

P Oy o primeiro fruto da uniao do Infante D. Diniz, e de sua mulher a Infanta D. Joanna, D. Fernando de Portugal, que foy Commendador de Oreja, e Alferes mór da Ordem de Santiago; viveo em tempo delRey D. Joao II. de Caftella, a quem servio na paz, e na guerra, com valor, e distinção. Casou duas vezes, a primeira com D. Maria de Torres, V. Senhora de Villar Dompardo, filha herdeira de D. Fernando de Torres, II. Senhor de Villar Dompardo, Rico-homem de Castella, que fervio na guerra contra os Mouros com distinção, achando-se em muitas occasioens, em que mostrou o seu valor, como foy no anno de 1410 na batalha Argote de Molina, No. de Montexicar; e de sua mulher D. Ignez de Solier, bleza de Andaluzia, lib. 2, pag. 314. irmãa de D. Maria de Solier, Senhora de Vilhalpando, que casou com Joas de Velasco, Senhor de Briviesca, e Medina de Pomar, Rico-homem, Came-Tom. XII. reiro

reiro mór, e hum dos Tutores delRey D. Joao II. de Castella; e ambos sao progenitores dos Duques de Frias, Condestaveis daquella Coroa: era tambem sua irmãa D. Brites de Solier, que casou com Martim Fernandes de Cordova, Senhor de Lucena, Efpejo, e Chilhon, Alcaide dos Donceles, anteceffore dos Marquezes de Comares, Duques de Segorbe, e de Cardona; e todas estas tres irmãas forao filhas de Mosen Arnao de Solier, Rico-homem de Castella, Senhor de Vilhalpando, Gandul, Marchenilha, illustre Francez, que servio a ElRey D. Henrique II., que lhe fez muitas Doações, com que foy bem herdado naquelle Reyno, como escreveo o infigne D. Luiz de Salazar e Castro. Foy D. Fernando de Villar Dompardo, de Torres filho de Pedro Ruy de Torres, Adiantado de Cazorla, e I. Senhor de Villar Dompardo, e Escanhuella, e de sua mulher Dona Isabel Mendes de Biedma, filha de Mem Rodrigues de Benavides, I. Senhor de Santo Estevao del Puerto, Javalquinto, Espeluy, Commandante mayor do Reyno de Jaen, e Guarda mór da pessoa del Rey, progenitor dos Condes de Santo Estevão, Marquezes de Santa Cruz, Fromesta, e Javalquinto. Desta esclarecida uniao nasceo o filho feguinte: = 11 D. Luiz de Portu-GAL E TORRES, de quem se tratará no Capitulo III. Casou segunda vez com D. Aldra Osorio, como re-Haro, Nobiliar. lib. 9. fere Alonso Lopes de Haro, de quem teve os filhos feguintes: = 11 D. Pedro de Portugal, que

morreo sem estado. = 11 D. Diogo de Portu-

Salazar de Castro, Memorial de la Condessa pag. 3.

cap. 4. tom. 2. pag. 2 14.

GAL casou com D. Maria de Vilhegas, Guarda mór da Rainha Catholica D. Isabel; e tiverao os filhos seguintes: = 12 D. FERNANDO, D. RAMIRO, e D. Joao, que morrerao sem estado. = \* 12 D. Adra DE PORTUGAL E VILHEGAS, adiante. = \* 12 D. JOANNA DE PORTUGAL, de quem logo trataremos. \* 12 D. ADRA DE PORTUGAL casou com Dom Luiz de Calatayud, V. Senhor da Villa de Provencio, de quem nasceo = D. Manoel de Calatayud, VI. Senhor de Provencio, que casou com D. Margarida Ladron de Bovadilha, filha de D. Joao Ladron, e de D. Brites de Bovadilha sua mulher, Viscondes de Chelva em Valencia; e tiverao = D. Luiz DE CALATAYUD, que sendo o filho primeiro, morreo desgraçadamente de hum tiro, andando à caça; havendo casado com D. Constança Ninho, sem successão. = D. Antonio de Calatayud, VII. Senhor de Provencio, casou com D. Maria de Zanoguera, Senhora de Catarroja, de quem teve = \* D. Luiz de Calatayud, adiante. = D. Margari-DA DE TOLEDO E CALATAYUD casou com Pedro Berastigui, Senhor de Alpera, e teve = D. Pedro BERASTIGUI, que casou com huma filha, como escreve Alonso Lopes de Haro, do Conde de Cifuentes: porém nem no mesmo Haro nos Condes de Cifuentes, nem na grande exacção, com que D. Luiz de Salazar escreveo a sua Historia da Casa de Sylva, se acha este casamento. 

D. Anna de Cala-TAYUD casou com D. Carlos Geldre, e tiverao = D. Tom. XII. Uii

D. CARLOS GELDRE, Cavalleiro do habito de San-

Salazar de Castro, Historia da Casa de Lara, tom. 2.liv. 12.pag. 579. e tom. 3. pag. 458.

tiago. = D. Antonio, e D. Marcos Geldre de CALATAYUD. 

D. ANTONIA DE CALATAYUD E Toledo casou com D. Diogo de Villalobos e Benavides, Senhor dos Morgados da fua Cafa, Corregedor de Malaga; e tiverao a = Dom Simao de VILLALOBOS, D. ANTONIO, D. MIGUEL HEMINIO, e D. MARGARIDA DE VILLALOBOS, fegunda mulher de D. Luiz Gaetan de Ayala, Conde do S. R. I. Cavalleiro de Calatrava, de quem teve 

D. Joao GAETAN DE AYALA, Conde do S. R. I., que cafou com D. Antonia da Cunha, irmãa do III. Conde de Requena; e tiverao = Dom Joao Francisco GAETAN DE AYALA, Conde do S. R. I. = D. MA-NOEL GAETAN. = D. ANTONIA, Religiosa de Santo Agostinho em Santa Isabel de Madrid. = \* D. Luiz de Calatayud, VIII. Senhor da Villa de Provencio, Catarroja, foy Cavalleiro da Ordem de Calatrava, e pelo seu casamento, II. Conde de Real. Casou tres vezes, a primeira com D. Angela Geldre, sem successão. Casou segunda vez com Dona Anna Maria Blanes, de quem nasceo = D. Anto-NIO DE CALATAYUD, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Gentil-homem da Boca delRey Dom Filippe III., e casou com D. Ignez Manrique de Torres e Portugal, filha de D. Joao de Torres e Portugal, II. Conde de Villar Dompardo, e de sua primeira mulher a Condessa D. Isabel de Carvajal, &c. Casou terceira vez com D. Isabel de Calatayud, II. Condessa

dessa de Real, Senhora de Pedralva, e Beniajar, silha de D. Luiz Sanches de Calatayud, I. Conde de Real, e da Condessa D. Marina Bou; e tiverao os filhos feguintes: 

D. XIMENES PERES DE CALA-TAYUD, D. VICENTE, D. DIOGO, D. RODRIGO, Cavalleiros de Malta, D. Francisco, D. Luiz, e D. Maria Bou, Religiosa na Encarnação, como refere Haro.

D. JOANNA DE PORTUGAL, foy Dama da Rainha Catholica, casou com Alonso Sanches de Carvajal, II. Senhor de Jodar, Tovaruela, e Velmes, e foy sua primeira mulher. Achou-se na Conquista de Granada, e depois em Italia com o Grao Capitao, donde servio com distinção em toda a parte, achando-se na batalha de Siminar, e na de Ravena, sendo Capitao de quinhentas lanças, e quatrocentos homens de armas, e quinhentos Infantes: esta Companhia ficou depois hereditaria aos filhos fegundos da Cafa de Jodar; e teve = \* 13 D. Dio-GO DE CARVAJAL, adiante. = 13 D. ALONSO DE CARVAJAL, que foy Capitao de Cavallos no Reyno de Napoles, succedendo nella a seu pay, e servio na guerra de Italia, e morreo, como diz Alon-fo Lopes de Haro, antes da batalha de Pavia, da do tom. 1. ferida que recebeo em hum desafio, que teve com hum Cavalleiro Francez. = \* 13 D. Diogo DE CARVAJAL, foy III. Senhor de Jodar, Tovaruela, e Velmes, &c. fervio na guerra, e na paz ao Emperador Carlos V. Foy Vice-Rey da Provincia de Guipulcoa,

puscoa, e Capitao General das forças de Fuente-Rabia. Casou com D. Isabel Osorio, filha de D. Fradique Osorio, e de D. Maria de Gusmao; e tiverao os filhos feguintes: = 14 D. Luiz de Carvajal, IV. Senhor de Jodar, Tovaruela, &c. General em Flandes; achou-se na batalha de Gravelinga, em que teve grande parte a sua industria, e valor, mandando a Infantaria; e tomando a posta, para ir dar a noticia da vitoria a ElRey D. Filippe II. de Castella, do trabalho do caminho adoeceo, e morreo em Setembro de 1558, sendo casado com D. Brites de Portugal, irmãa do I. Conde de Villar Dompardo, como se dirá em seu proprio lugar, de quem nao teve fuccessão. = 14 D. Fradique Osorio de Car-VAJAL, que depois de ter servido na guerra de Alemanha, e França, e se ter achado em muitas occasioens, e na referida batalha, que os Hespanhoes ganharao, foy Capitao General de Sicilia; e morreo moço em Napoles. = \* 14 D. Alonso de Car-VAJAL, de quem logo se fará menção. = 14 Dom FERNANDO DE CARVAJAL, que succedeo na Companhia, que seu pay, e irmao tiverao em Napoles, onde casou com huma filha de Joao Bautista de Tasis, Correyo mór daquelle Reyno, de quem nao teve successão. = 14 D. ALVARO OSORIO CARVA-JAL, que morreo servindo em Italia. = 14 D. Fran-CISCA DE CARVAJAL, que cafou com D. Fernando, I. Conde de Villar Dompardo, como se verá no Capitulo VI. = 14 D. MARIA OSORIO, que foy Religiosa.

ligiofa. = 14 D. Brites, e D. Ignez, que morrerao sem estado. = \* 14 D. Alonso de Car-VAJAL, que foy o quarto filho na ordem do nascimento, veyo a succeder na Casa, e soy V. Senhor de Jodar, Villarim, Tovaruela, Velmes, Petquera, Alameda, Commendador de Ossa na Ordem de Santiago, que morreo a 19 de Janeiro de 1589. Succedeo tambem na Companhia de Napoles a feus irmãos; fervio a ElRel Dom Filippe II. na paz, e na guerra, nas occasioens em que se offerecerao, particularmente na expulsao dos Mouros rebelados de Guadix, e Baça, em que se distinguio de sorte, que mereceo lhe désse o mesmo Rey a Commenda de Otiel, e Villa de Ossa. Casou duas vezes, a primeira com Dona Ignez de los Covos e Luna, filha de Diogo de los Covos, e de D. Luiza de Luna, Marqueza de Camarafa, Condessa de Riella, &c. de quem nao teve successão. Casou segunda vez com D. Catharina Mexia Manrique, filha de D. Gonçalo Mexia, I. Marquez de la Guardia, e de sua mulher D. Anna Manrique, de quem teve os filhos seguintes: = 15 D. Diogo de Carvajal, que não teve successão. = 15 D. Gonçalo de Carvajal, I. Marquez de Jodar, que casou com D. Joanna de Ayala, filha de D. Pedro Lopes de Ayala, Conde de Fuenfalida, e da Condessa D. Maria de Zuniga, de quem nasceo D. Antonio de Carvajal, II. Marquez de Jodar, que morreo sem successão. = 15 D. Casa de Lara, lib. 12.

Antonio Manrique de Carvajal, Cavalleiro mo 2.

na Ordem de Santiago, que morreo no sitio de Verceli, sendo casado com D. Aldonça Manrique, filha de D. Gaspar de Solis Manrique, II. Senhor de Riançuela, e Ogen, Vinte e quatro de Sevilha, e de fua mulher D. Therefa Tavera. = \* 15 D. MIGUEL DE CARVAJAL, com quem se continúa. = 15 D. Luiz de Carvajal, que foy Capitao de Infantaria no Perú, casou com D. Isabel de los Rios, de quem nasceo D. Jeronyma de Carvajal, que casou com D. Inigo de Ayala, Mestre de Campo no Reyno de Chile; e tiverao a D. Inigo de Ayala, D. Joan-NA ALBANA, e D. CATHARINA JERONYMA DE AYA-LA. = 15 D. ISABEL OSORIO DE CARVAJAL, que casou com seu primo com irmao D. Joao de Torres e Portugal, II. Conde de Villar Dompardo, como se dirá no Capitulo VIII.

15 D. MIGUEL DE CARVAJAL MEXIA foy III. Marquez de Jodar, Senhor de Tovaruela, Villarim, &c., Gentil-homem da Camera do Infante Cardeal D. Fernando, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, e havia fido Collegial do Collegio mayor de Cuenca em Salamanca, e sendo do Conselho de Ordens, e depois do de Castella, Fazenda, e Inquisição, succedeo na Casa a seu sobrinho o Marquez D. Miguel. Dito tom. 2. pag. 556. Casou no anno de 1637 com Dona Maria Henriques Sarmento de Mendoça, depois Duqueza de Frias, e Condessa de Revilha, irmãa de D. Manoel Gomes Manrique, IV. Marquez de Camarasa, de quem teve as filhas seguintes: = \* 16 D. Maria Catha-

RINA DE CARVAJAL OSORIO, IV. Marqueza de Jodar, adiante. 

16 D. ISABEL DE CARVAJAL, que casou com D. Antonio Manrique de Mendoça Velasco e Cunha, X. Duque de Naxera, V. Marquez de Canhete, e de Belmonte, Conde de Trevinho, e de Valença, Senhor das Villas de Navarrete, Ocion, S. Pedro, e outras muitas: porém esta Senhora mor-Diotom. 2. pag. 220. reo sem successão, e o Duque casou segunda vez, como escreve Salazar de Castro.

16 D. MARIA CATHARINA DE CARVAJAL Osorio, IV. Marqueza de Jodar, e Senhora dos mais Estados desta Casa. Casou com D. Francisco Balthafar de Velasco e Tovar, Commendador de Yeste, e Taivilla na Ordem de Santiago, Gentil-homem da Camera delRey, irmao de D. Inigo de Velasco, VII. Duque de Frias, que morreo sem successao varonil a 27 de Setembro de 1696, em cuja grande Casa succedeo; e erao filhos de D. Bernardino Fernandes de Velasco e Tovar, VI. Duque de Frias, Conde de Haro, Marquez de Berlanga, Camereiro mór, Caçador mór delRey, Condestavel de Castella, Commendador de Yeste, e Treze da Ordem de Santiago, Capitao General de Castella a Velha, e de sua primeira mulher D. Isabel de Gusmão, irmãa do Duque de Medina de las Torres; e desta uniao nascerao = \* 17 D. Joseph, VIII. Duque de Frias, adiante. = 17 D. ISABEL DE VELASCO CARVAJAL, que casou com Dom Balthasar Gomes Manrique de Mendoça de los Cobos e Luna, V. Tom. XII. X Mar-

Dito tomo pag. 556.

Salazar, Memorial de la Cafa de Salvatier-1a, pag. 25.

Marquez de Camarasa, IX. Conde de Castro, de Riella, e Villazopeque, Senhor de Astudillo, Gormaz, &c., Cavalleiro do Tosao, Gentil-homem da Camera del Rey com exercicio, Grande de Hespanha. = 17 D. MARIA VICTORIA DE VELASCO casou com D. Joseph Salvador Sarmento Isasi e Guevara, IV. Conde de Salvaterra, e de Piedeconcha, Marquez de Sobroso, Commendador das Casas de Placencia, e Fuente Duenha, em a Ordem de Calatrava; e tiverao: = \* 18 D. Joseph Francisco, V. Conde de Salvaterra, adiante. = 18 D. MARIA Antonia Sarmento casou a 31 de Mayo de 1693, fendo Dama da Rainha Dona Marianna de Baviera, com D. Joao Laso de la Vega Figueiroa e Gusmao, III. Conde dos Arcos, e de Anhover, Senhor de Batres, e Cuerva, Commendador de Magdalena na Ordem de Alcantara, Grande de Hespanha, e Gentil-homem da Camera delRey D. Carlos II. e ambos morrerao sem successão. = \* 18 D. Joseph Fran-CISCO SARMENTO DE SOTTOMAYOR ZUNIGA E JSAsi, V. Conde de Salvaterra, Grande de Hespanha, Conde de Piedeconcha, e de Pedrosa, Marquez de Loriana, de Baides, de la Puebla, de Huclamo, e de Sobrofo, Senhor das Villas de Hortaleza, e outras muitas. Cafou com D. Maria Leonor de Avilla e Zuniga sua tia, prima com irmãa de seu pay, IX. Marqueza de Loriana, de Pedrofa, &c. filha herdeira de Dom Francisco Belchior de Avilla, e Zuniga, VII. Marquez de Loriana, e de la Puebla, &c., Gen-

Gentil-homem da Camera, e Mordomo delRey D. Carlos II., e de D. Maria Luiza de Zuniga e Tovar, VI. Marqueza de Baides, de Guela, e de Arcicolar, e Condessa de Pedrosa; e a sua successa deixá-

mos escrita a pag. 67 do Tomo X.

17 D. JOSEPH DE VELASCO E CARVAJAL; Condestavel de Castella, VIII. Duque de Frias, Conde de Haro, Marquez de Jodar, Gentil-homem da Camera del Rey com exercicio, Camereiro mór, Caçador mór, e Copeiro mór del Rey, Capitao General das Galés de Sicilia: morreo a 19 de Janeiro de 1713. Casou com D. Angela Carrilho de Benavides, que morreo a 2 de Dezembro de 1704, filha de D. Luiz de Benavides, V. Marquez de Carracena, e de Formesta, e de sua mulher D. Catharina Ponce de Leon, filha de D. Rodrigo Ponce de Leon, IV. Duque de Arcos, que morreo no anno de 1658; e tiverao = 18 D. Bernardino de Velasco, que nasceo a 15 de Julho de 1685, X. Duque de Frias, Condestavel de Castella, &c. e morreo a 11 de Abril de 1711, como deixámos referido a pag. 326 do Tomo IX., havendo casado no anno de 1704 com Dona Maria Petronilha de Atocha de Toledo e Portugal, filha de Dom Joachim de Toledo e Portugal, VIII. Conde de Oropeza, como dissemos a pag. 31 do Tomo IX., a qual morreo sem successão. = 18 D. MARIA CATHARINA DE VELASCO, que morreo no anno de 1715, havendo casado no de 1712 com D. Bernardino de Cordova, I. Marquez, e IV. Vis-Tom. XII. conde X ii

conde de la Puebla, como se disse a pag. 325 do dito Tomo IX.

## CAPITULO III.

De Dom Diniz de Portugal e Torres.

11 P Oy o primeiro fruto do consorcio de D. Fernando de Portugal, e Dona Maria de Torres, D. Diniz de Portugal, que tomou o appellido de Torres, e as Armas de sua mãy, ajuntandolhe as Reaes Quinas de Portugal, na fórma que deixámos esculpidas no principio. Casou em a Cidade de Murcia com D. Isabel Fajardo Manoel, filha de D. Francisco Manoel de Leao, Senhor de Reugena, Notario Mayor do Reyno de Leao, e de D. Mecia Fajardo sua mulher, Dama da Rainha Catholica, e filha de D. Pedro Fajardo, Conde de Cartagena, Adiantado Mayor de Murcia, Senhor das Villas de Mula, Alhama, Librilha, e Molina, e de D. Leonor Manrique, filha de Dom Rodrigo Manrique, Conde de Paredes, Mestre de Santiago, Condestavel de Castella, e bisneto delRey D. Henrique II. daquella Coroa; e tiverao unico

12 D. FERNANDO DE TORRES E PORTUGAL, que occupará o Capitulo IV.

Salazar de Castro, Memorial de la Casa de Villar Dompardo, pag.

#### CAPITULO IV.

De Dom Fernando de Portugal e Torres, VI. Senhor de Villar Dompardo.

12 P Oy o segundo do nome D. Fernando de Portugal, e VI. Senhor de Villar Dompardo, e Escanhuella, em successão a sua tia Dona Rodrigo Mendes Syl-Theresa de Torres, Senhora daquelle Estado, que de Villar Lompardo, casou com D. Miguel Lucas Iranço, V. Condesta- pag. 6. vers. vel de Castella em tempo delRey D. Henrique daquella Coroa, de quem tendo por filhos a D. Luiz de Torres, que com differente idéa entrou na Ordem de S. Francisco, onde professou no anno de 1499, e D. Luiza, que morreo sem estado; e faltando a linha de D. Carlos de Torres, passou à de sua irmaa D. Maria de Torres, avó de D. Fernando de Portugal, que veyo a succeder nesta Casa, de quem diz Alonso Lopes de Haro: Fue Cavallero generoso, en Dompardo, part. 2. quien resplandecieron las claras virtudes de sus mayo- Dito Memorial, pago res. Casou com D. Brites de Lujan, filha desta illustre Casa, de quem procedem em Madrid os Condes de Castro Ponce por varonía; e por linha feminina os Condes de Paredes, Barajas, Marquezes de Villar-Mayor; e em Salamanca os Senhores de Coquilha, e de Torre, e outras muitas Familias. Dona Brites de Lujan, ficando viuva, casou com D. Gar-

Haro, Casa de Villar

cia de Villaroel, Adiantado de Cazorla, Commendador de Carricofa; e da fua primeira uniao, nascerao os filhos seguintes:

13 D. Bernardino de Torres e Portu-

GAL, de quem se tratará no Capitulo V.

13 D. AFFONSO DE PORTUGAL, morreo me-

D. ISABEL DE TORRES E PORTUGAL Casou com Joao Villaroel seu parente, e tiverao a D. FERNANDO DE PORTUGAL, adiante. D. BRITES, D. FRANCISCA, e D. LEONOR, Freiras em S. Isacio de Ubeda. D. ISABEL, Freira na Coronada da mesma Cidade. D. MARIA, e D. CATHARINA DE Portugal, que passarao a Mexico com seu irmao D. FERNANDO DE PORTUGAL, que passou por Thesoureiro da Real Fazenda a Mexico, e casou com D. Magdalena de Vilhegas, de quem teve D. MARIA Manoel de Portugal, que casou em Mexico com Antonio da Motta, de quem nasceo D. Anto-NIO DA MOTTA E PORTUGAL, Cavalleiro da Ordem de Santiago, como escreve Alonso Lopes de Haro; e assim fica reparada a equivocação de Imhosf em fazer a D. Maria Manoel filha de D. Fernando, Senhor de Villar Dompardo, dandolhe por primeira mulher a D. Magdalena de Vilhegas, que foy de seu sobrinho, como fica dito.

Haro, part. 2. pag. 215. Imhoff, Stem. Reg. Lustan. Taboa XII. pag. 55.

### CAPITULO V.

De D. Bernardino de Torres e Portugal, VII. Senhor de Villar Dompardo.

S Uccedeo a seu pay na sua Casa Dom Bernardino de Torres e Portugal, e soy VII. Senhor de Villar Dompardo, e Escanhuella; e sao tao curtas as noticias, que achámos destes Senhores, que nao fazem menção mais, que dos feus cafamentos com os filhos, que procrearao, e com que se continuou esta Real linha; e assim precisamente nos nao podemos alargar. Casou com D. Maria Mexia, filha de Dom Rodrigo Mexia Carrilho, Senhor das Villas de la Guardia, Santofimia, Torrefranca, e outras, e de sua mulher D. Maria Ponce de Leon, filha de D. Rodrigo Ponce de Leon, Duque de Cadiz, Conde de Arcos, Senhor de Marchena; e ficando D. Maria Mexia viuva, foy mulher de D. Diogo de Benavides, IV. Conde de Santo Estevão del Puerto; e de seu primeiro marido teve a successão seguinte:

14 D. FERNANDO, I. Conde de Villar Dom-

pardo, que occupará o Capitulo VI.

D. Brites de Portugal, que casou com D. Luiz do Carvalhal, Senhor de Jodar, e Tovaruella, como fica escrito.

CAPI-

#### CAPITULO VI.

De D. Fernando de Torres e Portugal, I. Conde de Villar Dompardo.

Poy o primeiro filho da uniao de D. Bernardino de Torres, e de D. Maria Mexia, D. Fernando de Torres e Portugal, terceiro do nome, V. Senhor de Villar Dompardo, e Escanhuella, Alferes mór, e Vinte e quatro da Cidade de Jaen, e Cavalheiro de grande prudencia, e discrição; servio a ElRey D. Filippe II., e occupou o lugar de Corregedor de Asturias, e Salamanca, e depois Assistente de Sevilha, que exerceo com tanta integridade, e geral satisfação; de sorte, que pelos seus serviços, e dos seus mayores, o creou o dito Rey Conde de Villar Dompardo, e o mandou a Indias por Vice-Rey do Perú, e Presidente da Real Audiencia daquelle Reyno, onde sez grandes serviços àquella Coroa; soy Cavalleiro da Ordem de Santiago.

Cafou duas vezes, a primeira com D. Francisca do Carvajal, filha de D. Diogo de Carvajal, III. Senhor das Villas de Jodar, Tovaruela, e Velmes, Capitao General de Guipuscoa, Alcaide mór de Fuente-Rabia, e S. Sebastiao; e de D. Isabel Osorio sua mulher, Senhora de Villarim, filha de D. Fradique Osorio, Senhor de Villarim, (irmao inteiro do I. Mar-

quez de Astorga) e de D. Mecia de Gusmao, Senhora de la Guardia, avó materna do mesmo Conde de Villar Dompardo; e tiverao os filhos seguintes:

15 D. BERNARDINO DE TORRES, de quem se

tratará no Capitulo VII.

15 D. DIOGO DE TORRES DE CARVAJAL; Cavalleiro da Ordem de Santiago, que servio em Flandes, onde morreo desgraçadamente.

D. Luiz de Carvajal, Cavalleiro da Or-

dem de Malta.

- D. Maria Carrilho, que morreo sem estado.
- D. FERNANDO DE TORRES E PORTUGAL, foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, fervio em Flandes, onde morreo. Casou com D. Guiomar de Torres e Contreras, filha de Ruy Dias de Torres, Haro, lib. 9. tom. 2. e de D. Aldonça de Contreras sua mulher; e tiverao os filhos seguintes: = 16 D. Rodrigo de Tor-RES, Cavalleiro da Ordem de Santiago, que morreo fem successão. = 16 D. Luiz de Torres e Por-TUGAL, Vinte e quatro de Jaen. = 16 D. Fran-CISCA DE TORRES E PORTUGAL casou com Dom Joao Palomino Furtado de Mendoça, Vinte e quatro de Jaen. Casou segunda vez com D. Maria Carrilho de Cordova, filha de D. Diogo Fernandes de Cordova, e de D. Isabel Cabeça de Vaca sua mulher, Senhores das Villas de Escalares, Algarrobo, e Venescalera no Reyno de Granada; e tiverao os fi-Ihas seguintes:

Tom. XII. Y D.

Cavalleiro da Ordem de Santiago, a quem ElRey deu pelos serviços de seu pay seis mil ducados de

pensao no Perú.

16 D. Joao de Torres e Cordova, Conego de Jaen, Reitor da Universidade de Salamanca; e depois largando esta vida, passou a Flandes, e soy Gentil-homem da Camera do Archiduque Alberto, e servio na guerra.

16 D. Manoel de Torres e Portugal,

Cavalleiro da Ordem de Santiago.

16 D. Diogo de Torres e Cordova, e D. Michaella de Torres e Portugal, que nao tiverao estado.

#### CAPITULO VII.

## De D. Bernardino de Torres e Portugal.

Orreo em vida do Conde D. Fernando feu pay, pelo que nao fuccedeo na Cafa. Foy nomeado Vice-Rey de Valença, que nao gozou, por morrer, tendo fido cafado com D. Ignez Manrique, filha de D. Gonçalo Mexia, I. Marquez de la Guardia, Senhor de Santofimia, Commendador de Penhaufende na Ordem de Santiago, (primo com irmao do I. Conde de Villar Dompardo) e de Dona Anna Manrique de Lara, Dama da Emperatriz D. Ifabel,

Isabel, silha de D. Pedro Manrique de Lara, IV. Casa de Lara, tom. 1.

Conde de Paredes, e de sua mulher D. Ignez Manrique, irmãa de D. Joao Fernandes Manrique, III.

Marquez de Aguilar, Conde de Castanheda, e Buelna, Grande de Hespanha, e de D. Pedro Manrique,

Bispo de Ciudad Rodrigo, e de Cordova, creado

Cardeal pelo Papa Paulo III. no anno de 1538 a 13

das Kalendas de Janeiro, do titulo de S. Joao, e S.

Paulo, e Protector de Alemanha; e desta illustrissima uniao nascerao

- 16 D. Joao, II. Conde de Villar Dompardo, de quem no Capitulo VIII. se fará menção.
  - 16 D. BERNARDO MANRIQUE E PORTUGAL.
  - 16 D. FERNANDO DE TORRES E PORTUGAL.
- 16 D. N. . . . D. N. . . . e D. N. . . . . todas tres Freiras em Baena.

#### CAPITULO VIII.

De Dom Foao de Torres e Portugal, II. Conde de Villar Dompardo.

Succedeo na Casa a seu avó D. Joao de Torres e Portugal, e soy II. Conde de Villar Dompado, Senhor de Escanhuella, e Tuensomera, e das Casas de Jaen, e outros Morgados, Alseres mór, e Vinte e quatro perpetuo de Jaen, Cavalleiro da Ordem de Calatrava. Casou duas vezes, a Tom. XII.

Salazar de Castro, 1b. 10. cap. 7. pag. 370 do tom. 2.

primeira com sua prima com irmãa D. Isabel de Carvajal, irmãa de Dom Miguel de Carvajal, III. Marquez de Jodar, filhos de D. Alonso de Carvajal Osorio, VII. Senhor das Villas de Jodar, Tovaruela, Villarim, Pesquera, Alameda, e Velmes, Commendador de Montiel, e Ossa, na Ordem de Santiago; e de sua mulher D. Catharina Mexia Manrique, filha de D. Gonçalo Carrilho, I. Marquez de la Guardia, Senhor de Santosimia, Viso, &c., e de sua mulher D. Anna Manrique de Lara, filha de D. Pedro Manrique de Lara, II. Conde de Paredes, Senhor de Bienservida, &c. E desta esclarecida uniao nascerao

17 D. BERNARDINO DE TORRES E PORTU-

GAL, que morreo moço sem estado.

D. IGNEZ MANRIQUE DE TORRES E PORTUGAL, que casou com D. Antonio de Calatayud, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Gentil-homem de Boca delRey D. Filippe III.; e era filho de D. Luiz de Calatayud, VIII. Senhor da Villa de Provencio, e Catarroya, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, que por seu terceiro casamento soy Conde del Real, por casar com D. Isabel de Calatayud, II. Condessa del Real, e de sua segunda mulher Dona Anna Maria de Blanes, de quem nasceo = 18 D. Antonio de Calatayud, filho mayor do Conde del Real, e succedeo na sua Casa, mas nas no Condado.

Cafou fegunda vez o Conde D. Joaő com D. Maria Apollonia de Mendoça, e Bazan, filha de D. Bernardino Soares de Mendoça, V. Conde de Corunha,

Visconde

Haro, tom 2.lib 9.pag. 232, e 238.

Visconde de Torrija, Commendador de Bastimentos de Castella na Ordem de Santiago, Vice-Rey da Nova Hespanha, e da Condessa D. Marianna de Bazan, filha de D. Alvaro de Bazan, I. Marquez de Santa Cruz, Grande de Hespanha, Commendador mayor de Leao, e General do mar. O Conde da Corunha era filho de D. Lourenço Soares de Mendoça, IV. Conde da Corunha, Visconde de Torrija, Commendador de Mohernando na Ordem de Santiago, Vice-Rey da Nova Hespanha, eleito do Perú; e de sua mulher D. Catharina de Lacerda, irmãa de D. Joao de Lacerda, IV. Duque de Medina Celi, Marquez de Cogolhudo, e Conde del Puerto; e procrearao os filhos seguintes:

18 D. JOAO ANTONIO DE TORRES E POR-TUGAL, de quem se fará menção no Capitulo IX.

18 D. Joanna Maria de Portugal e Mendoça, IV. Condessa de Villar Dompardo, de quem se tratará no Capitulo X.

## CAPITULO IX.

De Dom João Antonio de Torres e Portugal, III. Conde de Villar Dompardo, e IX. da Corunha.

18 Nafceo da esclarecida unia o dos II. Condes de Villar Dompardo D. Joa o Antonio

nio de Torres e Portugal, que foy III. Conde de Villar Dompardo, e de todos os mais Estados, que pertenciao àquella Casa; e veyo tambem a recahir nelle a de sua mãy, e foy IX. Conde da Corunha, &c. Casou com D. Theresa Antonia Manrique de Mendoça, VII. Marqueza de Canhete, IX. Duqueza de Naxera, Condessa de Trevinho, e de Valença, Marqueza de Elche, e de Belmonte, que era viuva de D. Fernando de Faro, VI. Senhor de Vimieiro, Commendador de Fonte Arcada, Senhor das Villas de Tagarro, e Alcoentre, filho primogenito dos primeiros Condes de Vimieiro, como dissemos no Livro VIII. Parte IV. Capitulo V. pag. 639. E era filha de D. Joao Furtado de Mendoça, V. Marquez de Canhete, e de sua terceira mulher Dona Maria Manrique de Lara, filha de D. Bernardino de Cardenas, III. Duque de Maqueda, e de D. Luiza Manrique de Lara, V. Duqueza de Naxera, como deixámos escrito no Livro VIII. Capitulo IX. pag. 151 do Tomo IX. No anno de 1646 durava esta uniao; porque o Conde de Villar Dompardo deu hum Memorial a ElRey D. Filippe IV. para que concedesse à sua Casa, e à de Canhete, as prerogativas da Grandeza, como refere o infigne Salazar de Castro na sua Casa de Lara, Tomo 2. pag. 215. Desta esclarecida uniao nao ficarao filhos; e ella casou com D. Joao de Borja e Aragao, como dissemos no Livro XII. pag. 464 do Tomo XI.

C. Honorato de Mendoça, H. da D.Diogo Furtado de Casa de Canhete. Mendoça, I. Mar. quez de Canhete, D. Francisca da Sylva. D. André Furtado. Vice-Rey de Navarra, \* em 1542. D. André de Cabrera, I. Marquez de Mendoça, II. de Moya, Senhor de Chinchon. Marquez de Ca- ( A Marqueza D. Isa-A Marqueza D. Brites de Bobadinhete, Vice-Rey bel de Bobadilha. do Perú, \* em D. Garcia Fur-1560. D. Pedro Manrique, II. Conde de tado de Mendo-A Marqueza Do-Offorno. D. Garcia Fernandes ça, III. Marq. na Maria Magda... Manrique, III. Con-A Condessa D. Theresa de Toledo lena Manrique, \* de Canhete, \* de de Ossorno. D. Alvaro de Luna, II. Senhor de em 1609. em 1578. Fuente Duenha, Copeiro mór, \* D. Maria de Luna. D. Joao Fura 5 de Fevereiro de 1519. tado de Men-D. Habel de Bobadilha. doça, IV. Dom Pedro Alvares Oforio, I. Se-Marquez de D. Rodrigo Alvares ? nhor de Cabrera. Canhete, \* Osorio, II. Senhor / D. Constança de Valcacer. a 6 de Abril de Cabrera. D. Pedro de Casde 1639. D. Aldonça Henri- [ D. Affonso Henriques , I. Almi-A Marqueza D. tro, I. Conde de rante de Castella. Maria de Casques. Lemos, tro. D. Joanna de Mendoça. D. Pedro de Castella, D. Fradique de Castella, XXVII. Conde de Trastama. Mestre de Santiago, filho delRey D. Brites de Castro, Senhora de ra, Condettavel de D. Affonso XI. de Castella. D. There-Castella, \* a 2 de C D. Leonor de Angulo. Lemos. H. la Antonia D. Fernando de Castro, Conde de Mayo de 1400. Manrique, A Condessa D. Isa. ) Trastamara, &c. \* em 1376. V. Marq. bel de Castro, Se- D. Leonor Henriques, Senhora de Nilhalva, \* em 1376. de Canhenhora de Lemos. te, mulher D. Diogo de Cardenas, I. Duque de D. Joao, Dom Bernardino de de Maqueda, \* em 1541. III. Conque de Maqueda, \* A Duqueza D. Mexia Pacheco. de de Villar Dom-Dom Bernardino, em 1560. D. Inigo de Velasco, II. Duque de pardo. Marquez de Elche A Duqueza D. Isa. Frias, Condestavel de Castella. \* a z de Agosto ! bel de Velasco. A Duqueza D. Maria de Tovar, de 1557. Dom Bernardi-Senhora de Berlanga. A Marqueza Dono de Cardenas, D. Jayme, Duque de C D. Fernando II. do nome, Duque na Joanna, \* em III. Duque de de Bragança, \* em Junho 1481. 21 de Outubro de Bragança, \* a 202 Maqueda, \* a de Setembro 1532. A Duqueza D. Habel, filha do In-A Duqueza D. Joan- fante D. Fernando de Portugal. 1588. 17 de Dezembro de 1601. na de Mendoça, se- Diogo Furtado de Mendoça, Algunda mulher, \* Caide mór de Moura. Dona Maria em 1580. Manrique de-D. Brites Soares de Albergaria. Lara, tercei-D. Manrique de La- D. Antonio Manrique, II. Duque ra, III. Duque de de Naxera, \* a 13 de Dez. 1555. Naxera, \* a 27 de A Duqueza D. Joanna de Cardenas, Janeiro de 1558. ra mulher. D. Luiza Manrique de Lara, Janeiro de 1558. D. Manrique de D. Luiza da Cunha, (D. Henrique da Cunha, IV. Con-V. Duqueza de Lara, IV. Duque V. Condessa de Va- 2 de de Valença. Naxera, \* em de Naxera, \* a 5 1627. lença, \* a 10 de Outubro 1570, H. A Condessa D. Aldonça Manoel. de Junho 1600. A Duqueza Dona D. Joao Girao, II. Conde de Ure-Maria Giron, \* D. Joao Telles Girao, 2 nha, \* a 21 de Mayo de 1528. IV. Conde de Ure- A Condessa D. Leonor da Veiga, nha, \* em 10 de \* em 1522. a 10 de Agolto de 1562, Mayo de 1558.

A Condessa D. Maria

Que de Albuquerone de la Cueva, \* a 19 A Duqueza D. Francisca de Tole-de Abril de 1566. do. de Abril de 1566. Tom. XII. CAPL



### CAPITULO X.

De D. Foanna Maria de Portugal e Mendoça, IV. Condessa de Villar Dompardo.

18 A Pouca duração do Conde D. João Antonio, ultimo Varão desta Real linha, fez successora da sua illustrissima Casa a sua irmãa D. Joanna Maria de Portugal e Mendoça, e foy IV. Condessa de Villar Dompardo. Casou com D. Carlos Pacheco de Cordova e Colon, III. Marquez de. Villamayor, Conde de los Apaceos, Adiantado mayor da Nova Galliza, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e de Dona Joanna Colon de la Cueva, fua fegunda mulher, por onde os seus descendentes litiga- Salazar de Castro, Merao o Ducado de Veragua; e era filha de D. Carlos mortal da Casa de Vilde Luna, e Arelhano, Mariscal de Castella, Senhor de Ciria, e Boravia, (descendente por varonia da Cafa do Conde de Aguilar) e de D. Maria Colon de la Cueva fua mulher, Dama da Rainha D. Isabel de la Paz, filha de D. Luiz de la Cueva, Commendador de Alhambra, e de Solana na Ordem de Santiago, Capitao da Guarda do Emperador Carlos V. (irmao de D. Beltran de la Cueva, III. Duque de Albuquerque, e do Cardeal D. Bartholomeu de la Cueva, Pispo de Cordova, feito pelo Papa Paulo III. no anno de 1542 do titulo de S. Mattheus, além do Tibre, Lifpo

Bispo de Albano, de Sabino, e Palestrina) e de D. Joanna Colon de Toledo sua mulher, irmãa de Dom Luiz Colon, II. Duque de Veragua, e de la Vega, Almirante de Indias, como dissemos no Capitulo II. pag. 450 do Tomo X. E desta esclarecida uniao nascerao os silhos seguintes:

19 D. FRANCISCO DOMINGOS DE CORDOVA E PORTUGAL, que foy V. Conde de Villar Dompardo, Marquez de Villamayor, &c. e casando com D. Francisca Joanna de Mendoça, VIII. Marqueza de Mondejar, Condessa de Tendilha, e morrendo

sem successão a 5 de Abril de 1668, herdou a sua

Cafa seu irmao

D. Diogo Fernando de Cordova e Portugal, foy VI. Conde de Villar Dompardo, Marquez de Villamayor, Adiantado da Nova Galliza, Alferes mór de Jaen, que casou duas vezes, a primeira com Honorata de Berghes, filha de Eugenio, Conde de Grimberg, Barao de Arquenes, e de sua mulher Florença Margarida de Renese; e ficando viuvo casou segunda vez com D. Maria Antonia de Mendoça, Dama do Paço, filha de D. Antonio de Mendoça Camanho e Sottomayor, II. Marquez de Villa Garcia, Visconde de Barrantes, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Vice-Rey, e Capitao General de Valença, e de D. Joanna Ibanhes de Ribera e Ronquilho sua mulher, Senhora de las Vegas; tiverao unica, e successora a D. Maria de Cordova E PORTUGAL, VII. Condessa de Villar Dompardo, Mar-

Marqueza de Villamayor, e Gramosa, que nao teve successão.

- CORDOVA, que morreo a 25 de Fevereiro de 1692, fendo ainda vivo seu irmao o Conde D. Diogo Fernando; e havendo casado com D. Manoel de Belvis Mello de Feroeira, III. Marquez de Benavites, Conde de Villamonte, Barao de Joyosa, e Marran, Cavalleiro de Alcantara; tiverao unica
- 19 D. FRANCISCA MARIA DE BELVIS POR-TUGAL E CORDOVA, VII. Condessa de Villar Dompardo, e de Villamonte, Marqueza de Benavites, e de Villamayor, Senhora das Baronías de Joyofa, e Marran, Villas, e Lugares de Escanhuella, Villargordo, la Fuensomera, los Apaceos, el Puig, Rafael-Bunhol, Quartel Carap, Alqueria-Blanca, e outros nos Reynos de Castella, Aragao, Valença, e na Nova Hespanha, Senhora dos póstos de Adiantado mór da Nova Hespanha, e Alferes mór da Cidade de Jaen, Estados em que succedeo a sua prima com irmãa a VII. Condessa de Villar Dompardo. Casou com seu primo D. Francisco de Belvis, I. Marquez de Belgida, Senhor das Baronías de Munti, Suagres, Castello de la Carvonera, e Lugares de Bellas, S. Joao, e Corvera, Chefe da Familia de Belvis; e desta uniao nascerao os filhos seguintes:

\* 20 D. Joseph de Belvis e Portugal successor desta esclarecida Casa, de quem logo tratare-

mos.

D. Maria Josefa de Belvis Portugal E Mendoça casou com D. Felix Pantoja, Portocarrero Sylva Toledo Gusmao Pizarro Carvajal Ortiz de Zuniga, VII. Conde de Torrejon, e de Villa-Verde, IV. Marquez de Valencina, e de Tajares, Alferes mór de Toledo, XVI. Senhor de Mocejon, e Benacazon, &c.; e deste matrimonio nascerao = \* 21 D. Antonio Pantoja, de quem logo se tratará. = \* 21 E D. Maria de la Candelaria, como tambem referiremos.

\* 21 D. Antonio Pantoja Portocarrero E Sylva, V. Marquez de Valencina por renuncia de seu pay, e successor em todas as suas casas. Casou a 13 de Junho de 1741 com D. Maria Francisca Abarca de Bolea Urrea Pons de Mendoça, silha de D. Ventura Pedro Abarca de Bolea Ximenes de Urrea, Conde de Aranda, Marquez de Torres, &c., Grande de Hespanha, e de sua mulher Dona Josefa Pons de Mendoça e Bornonvile, Condessa de Robles, Marqueza de Vilhanant, de quem sizemos menção no Livro VIII. pag. 505 do Tomo IX.

\* 21 D. MARIA DE LA CANDELARIA PANTOJA E BELVIS casou no anno de 1735 com D. Rodrigo de Mendoça Camanho Sottomayor Monroy e Barrionuevo, Marquez de Monroy, e de Cusano, Senhor das Quebradas, e Penha, &c., Mordomo del-Rey D. Filippe V., primogenito de D. Antonio de Mendoça Camanho e Sottomayor, III. Marquez de Villa Garcia, Visconde de Barrantes, Senhor de

Vistaalgre, e Rubianes, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Mordomo, e Gentil-homem da Camera do mesmo Rey com entrada, Assistente de Sevilha, e ultimamente Vice-Rey, e Capitao General do Perú; e de sua mulher D. Clara de Monroy Barrionuevo, Marqueza de Monroy, e de Cusano, &c. e

nao tem até o presente successao.

Moncada, que foy a segunda filha da VIII. Condessa de Villar Dompardo, casou com D. Ximeno de Milá de Aragao Mercader de Cervellon e Carros, Marquez de Albaida, Conde de Bunhol, Senhor de Siete aguas, Yatoba, Alboraim, &c., Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe V.; e tiverao unico = 21 a D. Francisco de Mila de Aragao Belvis Mercader de Cervellon e Carros, Marquez de Albaida, Conde de Bunhol, Senhor de Siete aguas.

\* 20 D. Joseph de Belvis Portugal Moncada Cordova e Bocanegra, II. Marquez de Belgida, e Benavites, &c., IX. Conde de Villar Dompardo, &c. Casou com D. Cecilia de Mendoça e Ybanhes de Segovia Velasco, filha dos Marquezes de Mondejar, como escrevemos no Livro VIII. pag. 425 do Tomo IX., e tem os filhos seguintes:

D. PASCOAL, D. MARIANA, e D. SINFO-

ROSA.



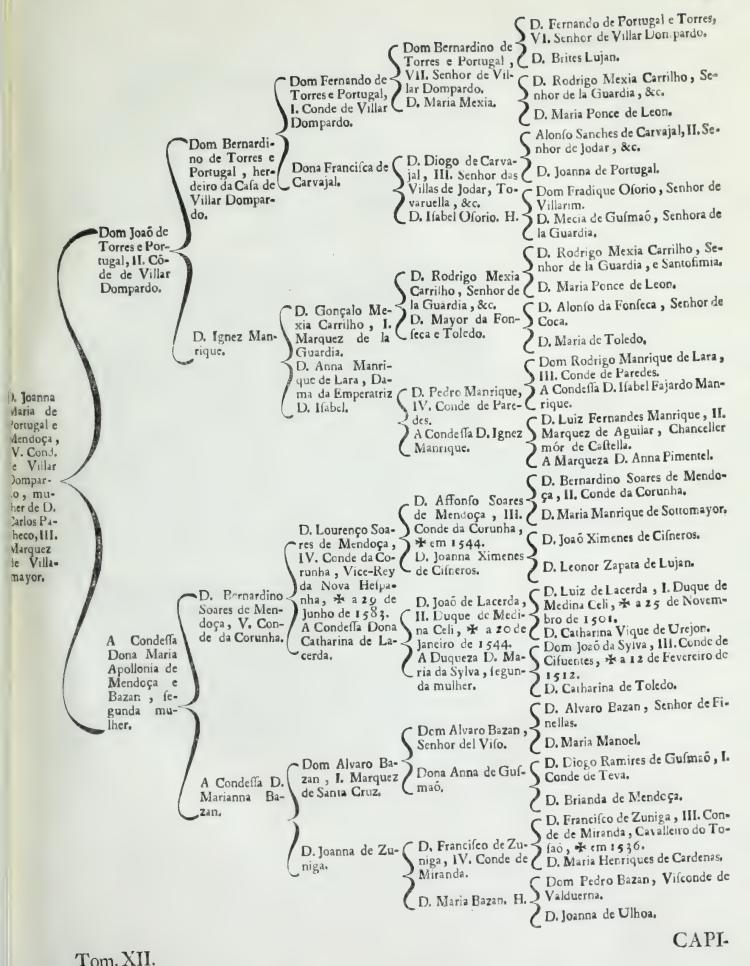



#### CAPITULO XI.

De Dom Pedro de Portugal, Senhor de Colmenarejo.

12 N O Capitulo I. dissemos, que fora segundo filho do thalamo do Infante D. Diniz D. Pedro de Portugal, que foy Senhor de Colmenarejo, onde refidio; e por isso foy chamado o Colmenarejo, Lugar que fica nao distante de Escalona, em razao de seu pay se haver intitulado Rey de Portugal, como deixámos escrito, se chamou Infarte, ainda depois de sua morte; e feita a paz, como refere Salazar de Mendoça, que achara alguns privi- Salazar de Mendoça, legios do anno de 1408, em que elle assinou com este liv. 3. pag. 144 de las titulo ; e ignorando quem fora sua mulher , refere Alonso Lopes de Haro, que segundo humas rela- Haro, liv. 9. pag. 216. ções, que vira, fora D. Isabel Henriques, de quem teve

13 D. JOAO DE PORTUGAL, adiante.

13 D. JOANNA DE PORTUGAL, que casou com Vasco de Contreras, Senhor de Alcobendas, e de la Salazar, Historia de la Puebla de Horcajada, e Casa Sola, de quem soy si Casa de Sylva, liv. 3. lha D. Maria de Contreras e Portugal, que foy fua herdeira, e cafou duas vezes, a primeira com D. Rodrigo de Castanheda, Senhor de Ormaz, e da Honra de Sedano, que vivia no anno de 1479, em

que outorgou o seu Testamento, (filho de D. Alonso da Sylva, II. Conde de Cifuentes) de quem teve D. JOANNA DA SYLVA, que parece viveo pouco. Casou segunda vez com Lopo Vasques da Cunha, Senhor de Azanhon, Arguix, e Vianna, (filho primeiro do Duque de Huete ) de quem foy filha D. THERESA DA CUNHA, mulher de João Ramires de Gusmao, de quem nasceo D. Elvira de Gus-MAO, casada com Joao Ramires de Gusmao, Senhores de Castanher, avós de D. Elvira de Gusmão da Cunha, mulher de Pedro de Lago, Regedor de Toledo, de quem, entre outros filhos, nasceo Lopo VASQUES DA CUNHA, que foy o filho fegundo, e Senhor do Morgado da Casa, Cavalleiro da Ordem de Santiago, que casou com D. Maria de Avila, de quem foy filha, e veyo a ser herdeira D. THERESA DA CUNHA E GUSMAO, que casou com D. Pedro da Sylva e Ribeira, de quem nasceo D. Joao Luiz DA SYLVA E RIBEIRA, IV. Marquez de Monte mavor, cuja fuccessa escreveo o insigne D. Luiz de Salazar na sua estimada Obra da Ca/a de Sylva, Livro IV. Capitulo VII. do Tomo I. pag. 484, donde se pode ver.

\* 13 D. Joao de Portugal, que succedeo na Casa, e sazenda de seu pay, casou com D. Brites de Lourençano, natural do Reyno de Toledo; e tiverao os silhos seguintes: = \* 14 D. Fernando de Portugal, adiante. = 14 D. Diniz de Portugal, Clerigo, = 14 D. Bernardino de Portugal,

GAL, que casou com D. Elvira de Mendoça, filha de Dom Pedro Carrilho de Mendoça, II. Conde de Priego, e nao tiverao successão. 

14 D. Isabel Henriques, que casou com Francisco Duque de Gusmao, que casou em Talavera com D. Theresa de Menezes, e soy seu filho Francisco Duque de Gusmao, que casou em Talavera com D. Theresa de Menezes, e soy seu filho Francisco Duque de Gusmao, que casou com D. Catharina de Loaysa, Haro, lib.9. pag, 216. de quem nasceo D. Joao Duque de Portugal, do tomo 2. que vivia no anno de 1618, casado com D. Maria de Morales e Urbina sua prima; e tiverao duas filhas D. Marianna Duque de Gusmao, mulher de D. Diogo Pacheco, e D. Catharina de Loaysa, mulher de D. Francisco de Menezes, Cavalleiro da Ordem de Alcantara.

\* 14 D. FERNANDO DE PORTUGAL casou com D. N. . . . . . Quijada, de quem nasceo D. Theresa Henriques de Portugal mulher de Dom Pedro Gonçalves de Mendoça, e soy sua silha D. Maria de Mendoça e Portugal mulher de Pedro Quintanaduenhas Vilhegas, de quem soy silho D. Filippe de Mendoça, cuja descendencia nas chegou à nossa noticia; e D. Theresa Henriques passou a Indias, donde deixou successão, como diz Alonso Lopes de Haro.

TABOA



## TABOA XXIII.

#### GENEALOGIA DA CASA REAL DE PORTUGAL.

O Infante D. Diniz, filho del Rey D. Pedro I. e da Rainha D. Ignez Casou com D. Joanna, filha del Rey D. Henrique, II. de Cas-IX de Caltro, foy Senhor de Cifuentes, Escalona, e Aiva de Tormes, tella, havida em D. Joanna Aragoneza, Senhora de Citue Rico-homem em Caltella em tempo delRey D. João I. entes. D. Fernando de Portugal , Commendador de Oreja , e Alferes mór da Ordem de Santiago. Cafou D. Brites de Portugal, # sem esta-D. Pedro de Portugal, Senhor de Col-X a I. vez com D. Maria de Torres, filha H. de Fernao Ruiz de Torres, II. Senhor de Villar Domdo, fundou o Holpital de Tordelimenarejo, casou com D. Isabel Henripardo. All. com D. Aldra Otorio. lhas. ques. XI II, D. Pedro II. D. Diogo de Portugal casou com D. Maria I. D. Diniz de Portugal e Torres casou com D. Isabel D. Joao de Portugal, Senhor de Col-D. Joanna de Portugal casou com Vasco Gonçal ves de Fajardo Manoel, filha de Dom João Manoel de Leão, de Portugal, Vilhegas, Guarda mór da Rainha Catholica D. menarejo, casou com D. Brites Lo-Contreras, Senhor de la Puebla de Orejada, e Alco-\* S. G. Senhor de Reugena. rençans, Dom Fernando de Torres e Portu-D. Fernando, Dom Fernando de Portugal catou com D. Aldra de Portugal Dona Joanna de Portugal D. Diniz Dona Isabel Henri-XII Dom Bernardino de Portugal casou N. . . . Quijada. gai, VI. Senhor de Villar Dom, arcasou com D. Luiz de casou com Alonso Sanches D. Ramiro . de Portucom D. Elvira de Mendoça, filha ques calou com D. do, e Escanhuella. Cason com D. D. Joao, \* Calatayud, Senhor de de Carvajal, Senhor de Jogal, Clede D. Pedro Carribo de Menduça, Francisco, Duque Brites de Lujan, S. G. Provencio. II. Conde de Priego. S. G. de Guimao. rigo. D. Theresa Henriques de Poetugal, mulher de D. Pedro Gonçalves de Mendoça. D. Isabel de Torres e Portu-Dom Bernardino de Torres e Portugal, VII. Senhor de Villar Dompardo, Dom Affonso de XIIIe Escanhuella. Casou com D. Maria Mexia, filha de D. Rodrigo Mexia, Segal calou com D. Joao Vil-Portugal, & menhor de la Guardia. nino. D. Fernando de Torres e Portugal, I. Conde de Villar Dompardo, Vice-Rey do Perú. Casou a I. D. Brites de Torres e Portugal casou XIV vez com D. Francisca de Carvajal, filha de Diogo de Carvajal, III. Senhor de Jodar. A II. com D. com D. Luiz de Carvajal, Senhor de Maria Carrilho de Cordova, filha de D. Diogo Fernandes de Cordova, Senhor de Escalares. lodar, e Tovaruela. I. D. Bernardino de Torres e Portugal, \* em I. Dom Diogo de I. D. Luiz de Car- I. Dom Go 1- I. D. Maria I. D. Fernando de Torres e II. D. Jeronymo de II. Dom João de Torres e II. D. Manuel de II. D. Michaella XVCarvajal, Caval- vajal, Cavalleiro da çalo Mexia, Mexia Car- Portugal cafou com D. Guio- Torres e Portugal, Cordova, Conego de Jaen, Torres e Portugal, Torres e Cordo- de Torres e Portugal vida de seu pay. Casou com D. Ignez Manrique, \* fem etta- rilho, \* lem mar de Torres e Contreras, Cavalleiro da Or- Reytor da Universidade de Cavalleiro da Or- va, \* lem et- iugal, \* tem effitha de Dom Gonçalo Mexia, I. Marquez de la leiro da Ordem de Ordem de S. João filha de Ruy Dias de Forres, dem de Santiago. Salamanca. dem de Santiago, tado. Guardia, Senhor de Santofimia, &cc. citado. tado. Santiago. de Malta. D. Rodrigo de Torres D. Luiz de Tor- D. Francisca de Torres e Portugal D. Joao de Torres e Poriugal, II. Conde de Viller Dompardo, Senhor D. Bernar- D. Fernan-XVI e Portugal, Cavalleiro res e Portugal, casou com D. Joao Palomino Furde Escanhuella, Fermoselha, das Casas de Jaen, Alferes mor, e Vinie e do Manri- do de Tor-D. N. . . . . . . da Ordem de Sanuago, Vinte e quatro tado de Mendoça, Vinte e quaquatro perpetuo de Jaen, Cavalleiro da Ordem de Calatrava. Catou a La que de Por-rese Portu-D. N. . . . . . de Jaen. vez com lua prima com irmãa D. Isabel de Carvajal, filha de D. Affon- tugal. \* S. G. tro de Jaen. Freiras em Baena.

XVII

I. D. Bernardino de Torres e Portugal cafou com D. Antonio de Catugal, 4 moço.

fo de Carvajal, Senhor de Jodar. A II. com D. Maria de Mendoça, filha de D. Bernardino Soares de Mendoça, V. Conde de Corunha.

II. D. Jozó Antonio de Torres e Portugal, III. Conde de Villar Dompardo, IX. da Corunha, & em 1654 S. G. Casou com D. Thereta Antonia Manrique de Mendoga, VII. Marqueza de Canhete, IX. Duqueza de Naxera, Condessa de Trevinho de Valencia, viuva de D. Fernando de Faro.

II. Dona Joanna Maria de Portugal e Mendoça, IV. Condessa de Villar Dompardo, da Corunha, e Paredes, Marqueza de Valença, e Viscondessa de Torrija. Casou com Dom Carlos Pacheco de Cordova e Colon, III. Marquez de Villamayor, Conde de los Apaecos, Adiantado da Nova Galliza.



# HISTORIA GENEALOGICA DA

# CASA REAL PORTUGUEZA. LIVRO XIV.

CONTÈM

Condes de Miranda, Marquezes de Arronches,

Commendador de Alcaçova de Santarem,

Condes de Arenales, Marquezes de Guadalcaçar,

Senhores de Mortagua,
Tom. XII. Aa Con-

Condes de Redondo,
Senhores de Beringel,
Alcaides móres de Thomar,
Condes de Prado, Marquezes
das Minas,
Senhores de Alcoentre,
Senhores de Bayaő.

#### 6 D. Affonso Diniz.

Rodrigo Affonso Diogo Affonso de D. Garcia Mendes D. Gonçalo Mendes D. Pedro Affonso. Taboa VI. Soula. Taboa 11. de Soula. de Sousa. de Soula. Ayres Rodrigues de Sousa. Gonçalo Rodrigues de Sousa. Fernao Gonçalves de Sousa. Ruy de Sousa. Luiz de Sousa. Fernao Gonçalves de Sousa. Gonçalo Rodrigues de Sousa, Capitao dos Ginetes. Ruy de Sousa. Luiz de Sousa. Diogo de Sousa. D. Isabel, Catharina de Guiomar de Margarida de Soufa, mul. Soufa, m. de mulher de Sousa, mu-Pedro Ta- lher de Joao de Ruy Vaz Alvaro Mende Tavares. de Sequeira. de Cerveira. vares. Simao de D. Maria de Ruy de Sou-Isabel de Ruv de Duarte de Soula. Soufa, mulh. Soula. Soula. Soufa. fa. de Pedro Gomes de Avelar. Antonio de Simao de Diogo de Braz de Sou-Isabel de Sou-Francisca Soula. Soufa. Soula. fa. de Sousa.

## 7 Diogo Affonso de Sousa.

Alvaro Dias de Sousa, Rico-D. Branca de Sousa. Lopo Dias de Sousa, Ricohomem. homem. D. Lopo Dias de Sousa, Mestre da Ordem de Christo. D. Violan- Dona Aldonça, D. Isabel, m. Dona Branca, Diogo Lo- D. Leonor Lopes de de do te mulh. de m. de Pedro Go- de Diogo Lo- mulh. de João pes de Sou- Sousa, mulher de Maria, m.
I. Conde
Marialva. Ruy Vafq. mes de Abreu, pes Lobo, Se- Falcao, Sesa, Senhor Fernao Martins Cou-Senhor de Senhor de Rega- nhor de Alvi- nhor de Monde Miran- tinho, e de Affonso lados. to. Vasques de Sousa. Figueiró. D. Isabel de Sousa, mu-Alvaro Dias de Sou-Fernao de Soula. D. Maria de Sousa, mulher sa, Senhor de Mide D. Tello de Menezes, Selher de Vasco Martins de Alcaide mor de randa. nhor de Oliveira. Resende. Leiria. 12 Diogo Lopes, Senhor D. Guiomar, mulher Nicolao de Sousa. Tristao de Sousa. Lopo de Sousa. Taboa V. de Miranda. Taboa IV. de Pedro de Mello. Taboa V. André de Sou- Henrique de D. Cathari-D. Joanna, mulher Alvaro de Sousa, Christovao de Sousa. sa, Senhor de Sousa. na, mulher de Garcia de Mel- Senhor de Eixo. I aboa III. Miranda. de Gonçalo lo, Alcaide mor de Tavares. Serpa. Manoel de Dona Brites, Alvaro Soufa. D. Margari-Avres Soula. Diogo Lo- André de D. Catharina, Sousa, Se- mulher de Pepes de Sou- Soula. mulher de Ruy da, mulher nhorde Mi- dro Vaz da de D. Diogo sa, Senhor Pereira, Senh. de randa. Cunha. de Almeida. de Eixo. de Carvalhaes. D. Anto-André de Sou- D. Brites, m. Alvaro Diogo Lopes de Sousa. D. Violante. sa, Senhor de de Fernzo da Dias de Miranda, Sylva. Soula.

16 Manoel de Sousa, Senhor de Miranda.

### 13 Henrique de Sousa, Senhor de Oliveira de Bairro.

- Diogo Lopes de Bernardim Jorge de 14 Vasco de D. Margarida, mu-D. Maria, mulher de Si-Soula, Senhor Soula. de Soufa. Sousa. lher de Diogo da Sylmao Guedes, Senhor do de Oliveira. veira. Murça.
- 15 Antonio de Sousa, H. da Casa de Sousa.

Henrique de Sousa, I. Conde de Miranda.

Bernardino de Sousa.

16 Diogo Lopes de Sousa, II. Conde de Miranda. D. Maria, mulher do Regedor Lourenço da Sylva. D. Antonia, mulher de Francisco de Mello, I. Conde de Assumar. D. Magdalena, m. de Lourenço Pires Carvalho, Provedor das Obras do Paço.

17 Henrique de Sousa, I. Marquez de Arronches.

D. Mecia, mulher de D. Manoel da Camera, I. Conde da Ribeira Grande. Luiz de Sousa, Arcebispo de Lisboa, Cardeal da Santa Igreja Romana.

18 Diogo Lopes de Sousa, Herdei-

D. Isabel, mulher de Dom Pedro de Noronha, I. Marquez de Angeja. Dona Leonor, mulher de Antonio Luiz de Tavora, II. Marquez de Tavora, D. Brites, mulher de D. Jofeph de Menezes, Senhor do Morgado da Patameira.

- 19 D. Marianna de Sousa, Marqueza de Arronches.
- 20 D. Luiza Casimira, Duqueza de Lasoens.

#### 12 Lopo de Sousa.

13 D. Cecilia, mulher de D. Rodrigo de Soula.

Ayres de Sousa, Commendador de Alcaçova.

Ruy Dias de Sou-

Francisco Pedro de de Sousa. Sousa Co-mendador da Alcaçova.

D. Guiopo mar, m.
de Chrittovao de
Soula.

D. Anna, m. do Conde de Matofinhos.

D. Ilabel, m. de Diogo Lopes de Soufa.

D. Joanna, m. de Antonio de Saldanha.

Sousa D. Branca, mulher de Porteiro André da mor. Sylva.

Dona Maria, mulh. de Braz da Sylva,

Ayres de Sousa, Commendador da Alcaçova.

Manoel de Soufa, D. Archangela, mulher de Gomes Borges, Commendador dos Collos.

16 Lopo de Sou-

Pedro de Sousa, Commendador da Alcaçova.

D. Violante, mulher de Affonfo de Torres.

17 Ayres de Sousa, Commendador de Rio-Mayor.

18 Ayres de Sou sa. S. G.

### 12 Nicolao de Sousa.

Diogo Lopes Alvaro de Sou- D. Isabel, mulher de D. Maria, mulher de Fer- D. Guiomar Affonde Sousa. Sousa. Vasco de Carvaiho. nao Alvares de Alvim. so Lopes da Costa.

14 Alvaro de Nicolao de D. Violante, mulher de Bernardo de Sousa. Lara, Capitao de Tangere.

### 12 Tristao de Sousa.

13 Simao de Sousa.

D. Antonia, mulher de Ruy Dias de Azevedo. D. Maria, mulher de Balthasar de Almeida.

### 7 D. Pedro Affonso de Sousa, Rico-homem.

Valco Affonso de Sousa, Senhor de D. Brites de Sousa, mulher de D. Henrique, Castil Anzar. Conde de Cea, e Cintra. Diogo Affonso de Sousa, Vinte e Dona Joanna Dona Leonor, mulher de Diogo 9 quatro de Cordova. da Trindade. de Soula. João Affonso de Sousa, Vinte e qua-D. Leonor de Sousa, mulher de Fernando de IO tro de Cordova. Quesada, Commendador de Biedma, Affonso de Toao de Diogo Affonso de Sousa, Vinte e quatro Lopo de Soula. Soula. de Cordova. Soula. Joao Affonso D. Antonio de Sousa, D. Luiza de Sousa, mulher de D. Joanna, mulher de de Soula. Aicaide de la Rambla. Fernão Arias de Saavedra. D. Luiz de Castella. Lopo Affons o D. Diogo Affonso de Sou- D. Maria, mulher de Rodri. sa, Alcaide de la Rambla. go de Figueiroa, e Meia. de Soula. D. Joao Affonso D. Antonio Affonso de Sousa, D. Francisco Senhor del Rio. de Soula. de Sousa. D. Antonia, mulher de D. Joao Affon-D. Francisca, mu-D. Ignez, m. de Dio-D. Margarida, m. de D. Jorge lher de Dom Fradi-D. Joao de Villa Roel, lo de soula, Sego Manrique, Mar-Senhor de Evan. nhor dei Rio. quez de Santa Ella. que l'ortocarrero. Peres Serrano. D. Vasco de Sou-D. Antonio D. Diogo Af- D. Anna Maria, mulher D. Ignez Maria Affonso, tonso de Sou- de D. André de Mesa, Sela, Conde de Arede Souia. m. de D. Fernando de Cea, Senhor de San Cebrian. nhor del Chanceller. nales. D. Joao Affonto D. Anna, m. de D. D. Maria Affonto, m. D. Christovao Af- D. Aldonça Affonto de de Sousa, Marq. Luiz Fernandes de de Joseph de Cea, Se-fonso de Sousa, sousa, m. de D. Baltha-de Guadeleaçar. Valenzuela. nhor de Arenal. Sen. de la Palmos. sar, Conde de Galindo. 18 D. Vasco Affonso de Sousa, Marquez D. Antonia Fausta de Sousa, Marqueza de Hinojares. de M. jorada e la Brenha,

D. Joao Affonso de Sousa.

D. Antonio Affonso de Sousa.

### 6 Martim Affonso Chichorro.

Martim Affonso de Sousa, Rico-homem. Vaico Martins de Sousa, Rico-homem, Se-Martim Affonso de Sousa, Senhor nhor de Mortagua. de Mortagua. D. Catharina, mulher de Joaó Freire, Sc-nhor de Boba fella. D. Briolanja, mulher de Martim Affonso de Mello, Alcaide mor de Evora, go Gomes da Sylva, Alferes mór. D. Brites, de Affunso Vasques Affonso Vasques. Taboa X. D Isabel, m. de Dio-Gonçalo An-Correa, Alcaide mor Camello , Senhor de de Alvaro Gonçalves Taboa XI. Martim Affonso. Dona Ignez, mulher m. de Joao nes de Sou-Gomes de ia, Senhor de Souli, Se-Mortagua. nhor de Celorico. D. Mecia, mulher de D. Sancho de Joao de Gonçalo de Sousa, Cid de Sousa. Noronha, Conde de Odemira. Soula. Taboa IX. D. Isabel, mulh. de Francisco de Mello. D.Francisca, m. de Rodrigo de Moura, Senhor de Azambuja. Fernao de D. Joanna, mu- D. Isabel, m. Henriq. de Sou-fa. Tab. VIII. Trittao/ Pedro de Martim iher de Ruy de de Affonio Soula, Se-A ffonto de Sou-Soula. nhor da Abreu, Aicaide Vaz de Bri- de Souſa. mor de Elvas. to, Caçador fa. Labruja. mór. D. Brites, mulher de Fernaó Alvares de Soufa, Gaspar de Soufa, Veador do Infante D. Affonso. D. Filippa, mulh. de Simao de Faria. Francisco Francisco Palha, Sen. da Gocharia. D. Brites, Fernao Alvares de Sousa, Senhor da Dona Margarida, Dona Bride Soula. muiher de mulher de Antotes, mulh. Duarie de nio Lopes Tinode Gonça-Almeida. co. lo de Siqueira. Joao de Sou-Martim Af-D. Leonor, mu-Antonio la , Capitaó fonlo de Soulher de Alvaro da de Soude Damao. (a. Costa. fa. D. Ignez, mulher de D. Maria, mulher de Antonio de Francisco de Antonio da Cunha. Nuno de Mendoça. Soula. Soula. Hen-Bb II Tom. XII.

#### Henrique de Sousa. 11 Diogo de Soula. 12 Joao de Mello. Joao de Sousa. Henrique de Souiz. Henrique Ruy de de Sousa. Sousa. D. Isabel, mulher de André / D. Isabel, mu-D. Ignez, mu- Lourenço lher de Martim da Cunha, edepois de João lher de Francis- de Sousa. Affonso de Melco Alvares de da Sylva Barreto, e de Dom lo Pereira. Atouguia. Bernardino de Menezes. Manoel de Sousa Henrique de Sousa. de Mello. Manoel de Soufa.

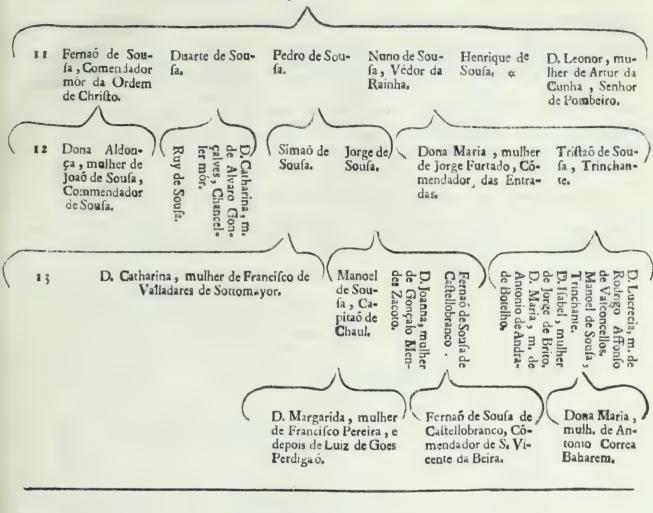

### 11 \* Henrique de Sousa.

Bartholomeu de Sousa.

13 Joao de Sousa da Camera.

D. Isabel, mulher de Joao de Sousa.

14 Bernardo de Sousa.

Tom. XII.

### 9 Affonso Vasques de Sousa.

D. Isabel, mulher de Diogo Gomes da Sylva, Senhor Dona Isabel, mu-Affonso Val-D. Mecia, mulher D. Branca, mulher 10 de D. Fernando de de Fernao Gonçalques de Soulher de Joao Poyfa , Claveictiers, Senhor de Castro, Senhor de ves de Miranda Rida Chamusca. Anção. co-homem, Aroyes. Antonio de Luiz de Sousa, Claveiro da Ordem de Christo. Soufa. D. Filippa, mulher de/ Francisco de Macedo. D. Mecia casou com Mathias de Henrique de Sousa. Joao de Araujo. Soufa. D. Joanna, mulher de Ga-Pedro de briel Pereira de Castro. Soufa. Dona Maria, mulher de Sebastizo Correa.

### 9 Martim Affonso de Sousa.

10 Fernao de Sou-Ruy de Sousa, Se-Pedro de Sousa, Vasco Martins João de Sou-D. Brites sa, Senhor de Senhor de Prado. nhor de Beringel. de Soufa. fa. de Sousa. Gouvea. Taboa XV. Taboa XII. Taboa XVI. Tab. XVII. Antonio de Sou-D. Maria, mulher de Dona Guiomar, mulher de Gon-D. Isabel, mulher sa, Senhor de Joao Pereira, Senhor çalo Vaz Pinto, Senhor de Ferreide Martim Affon-Gouvea. de Castro-Dairo, ros, &c. so de Salzedo. Fernao de Sousa, Se-D. Maria, mulher de Annhor de Gouvea. tonio de Araujo. Martim Affonso de Sousa, Senhor de Gouvea. D. Cecilia, mulher do 14 Fernao de Sousa, Senhor de Gouvea. Conde de Sulmaza. Thomé de Sousa, Se-Diogo de Sousa, Arcenhor de Gouvea. bispo de Evora. 16 Fernao de Sousa, Conde D. Joao de Sousa, Arcebispo de Redondo. de Braga, e Lisboa. Gençalo, Prin-Diogo , Pre-Thomé de Sou-Rodrigo de Filippe, Principal Joao, Principal da dita lado da dita sa, Conde de Re-Soula. cipal da dita da Santa Igreja Fadondo. triarcal. Igreja, Igreja, Igreja. Fernao de Sousa, Vicente Francisco Conde de Redon-Roque, Roque. do.

19 D. Maria de Sousa.

## 10 Ruy de Sousa, Senhor de Beringel.

D. Manoel de Soufa, Arc, de Braga, tro , Capitao de Evora, Dona Maria, m. de O. Fer-nando deCaf-D. Brites mode Pedro da Cunha, Sende Pombeiro. D. Josó de D. Mar- Diogo de Dom Hen- D. Filippa, D. Pedro rique de mulher de de Soufa, Soula, Se- tinho de Soula. nhor de Sa- Tavora, Tab. 13. Soula. Antonio de Conde de Tab. 13. Almeida de Prado. gres. Ocem. Tab. 14. D. Rodrigo D. Antonio de Dona Constan-D. Maria, mulher Dom Gaspar de D. Manoel de Sousa, Soula, Comça, mulher de de Alvaro de Car-Sousa, Commende Soula. # Capitao de mendador de valho, Senhor de dador da Ordem Diogo de Scde Christo. Alcacere. Carvalho. Alcacere. pulveda. D. Diniz de D. Alvaro de Soufa, D. Diogo D. Luiza, m. D. Martinho de Tavora D. Jorge D. Constança, de Soula. Soula. e Soula. de Soula. de D. Francism. de Jorge de co de Sousa. Soula. D. Chrifto-vao de Sou-fa, Comm. Ambrosio D. Luiz de D. Antonio D.Antonio de D . Antonio Soula. de Soula, de Soufa. Souta. de Soula. Commendador. D. Manoel Paulo de Jorge de D. Manoel 15 de Soufa. Soula. de Soula. Souls. D. Joanna , mu-lher de Fernao de Saldanha. D. Margar, m. de Fernaó da Sylva. Fernaó de Soulía, Gener, da Artilhar. Dom D.Pedro de Soufa. Dom Antonio 16 Antonio de

\* D. Manoel de Sousa, Alcaide mor de Alter do Chao.

13 D Martinho de Sousa, Alcaide mór de Alter do Chao.

D. Pedro de Sousa, Commendador de Moreira.

14 D. Manoel de Sousa.

15 D. Diogo de Soula.

D. Catharina, mulher de Francisco Luiz de Albuquerque, Senhor de Villa-Verde.

## 11 D. Diogo de Sousa, Alcaide mór de Thomar.

12 Dom Leonardo de Sousa, Alcaide mór de Thomar.

Dona Catharina, mulher do Conde das Idanhas.

- 13 João de Sousa, Alcaide mór de Thomar.
- D. Joanna, mulher de D. Jeronymo de Castro, Senhor do Paul de Boquilobo.

Dom Rodrigo de Sousa.

14 Dom Joao de Sousa, Alcaide mor de Thomar. Dom Luiz de Soufa, Capitao de OrmuzD. Francisca, mulher de D. Gil Eannes da Costa, Commendador de Castro-Marim.

15 D. Mannel de Soufe, Alcaide mor de Thomar.

D. Elvira, Condessa de Pontevel.

### 11 D. Henrique de Sousa.

12 D. Diogo de Soufa, Camercir o mór do Infante D. Affonfo.

D. Juiomar de Sousa, mulher de D. Garcia de Menezes, Governador da Casa do Infante D. Assonso. D. Joanna, mulher de Pedro Lopes de Sampayo.

13 D. Antonio de Sousai

D. Pedro de Sousa.

- 14 D. Jozo de Sousa.
- 15 Dom Diogo de Soula.

D. Anna, mulher de Luiz de Mello de Sampayo, e de Joao Rodrigues de Sa.

Dom Luiz de Soufa.

16 Dom Luiz de Soula.

D. Antonio de Sousa.

D. Diogo de Sousa.

D. Maria, mulher de D. Luiz Henriques.

## 11 D. Pedro de Sousa, I. Conde de Prado.

|   | 12 | D. Francisco de Souse.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 13 | D. Pedro de Sou- fa, Senhor de Be- ringel.  D. Branca, mulher de Dona Joanna, mulher de Colme de Lafetat, Com- mendador de Dares.  D. Diogo de Soula.  de Manoel de Ma- cedo.                                                                                                                   |
|   | 14 | Dom Luiz de Sou- ta, Sennor de Be- ringel.  D. Jozó de D. Francis- co de Sou- fa.  D. Manoel de Sou- Sousa, Capi- tao de Dio.  Dona María, mulher de Jor- ge Furtado, Senhor de Bar- bacena.                                                                                                    |
|   | 15 | D. Luiz de Sou-  fa, 11. Conde de mulher de Luiz de Meilo.  Dom Antonio de Soufa, D. Luiz D. Margarida, mulher de Commendador de Santa de Sou- fa.  Dom Antonio de Soufa, D. Luiz de Caftro do Rio, Martha.  D. Margarida, mulher de Luiz de Caftro do Rio, Senhor de Barbacena.                |
|   | 16 | Dom Francisco de Sou- sa, III. Conde de Prado, Marquez das Minas.  D. Catharina, mulher de D. Leonor, mulher de Pedro de Mello, Senhor de Ficalno.  D. Helena, mulher de Ma- noel Freire, General da Ca- vallaria.                                                                              |
|   | 17 | Dom Antonio Luiz de Sou- fa, Marquez gas Minas.  D. Maria Magdale- na, mulher de Luiz de D. Luiza Ber- nar 1a, mulher de D. Luiz da de D. Luiz da Sylveira.  Dona Eufrafia, mulher do Con- de de ut lina Fran- ciico Carneiro.  D. Joaó de Soufa, Vé- dor da Cafa Real.  Prior de Gui- maraens. |
|   | 18 | D. Francisco de D. João de Sou- D. Joseph Dom Luiz de Sousa, Conde de Prado.  D. João de Sou- D. Joseph Dom Luiz de Sousa, Gene- Sousa, Védor da fa, Coronel do Regimento do Porto.                                                                                                             |
|   | 19 | D. Antonio Caetano de Sou-  fe, Marquez das Minas.  D. Joanna de Sousa, mulher de Antonio Botelho Mouras.  D. Joanna de Sousa, mulher de Antonio Botelho Mouras.                                                                                                                                |
|   | 20 | D. Joao de Sousa.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( | 21 | D. N de Sousa, Herdeira.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Gonçalo de Sousa. 11 Lopo de Sousa, Senhor de Prado. D. Isabel m. de D. Joao de Joao de Castro, Soula. Senhor de Reris. Manoel D. Violante, D. Juliana, m. de Antonio Fernan-des Encerrabodes, Thomé Martim Affon- D. Isabel, mu-Pedro Lopes D.Helera, mul. de so de Sousa, lher de Antode Sousa, Sede Sou- mulher de Pede Soudro da Fon-Governador da nio de Brito. nhor de Itaſa. fa, Goseca, Senhor das Ilhas das India. vernad. maraca. do Bra-Flores, e Santo Antao. D. Ignez, m. de D. Antonio de Caftro, Conde de Monsanto. Pedro Lo-Martim D. Jeronyma de D. Helena de Soufa, ). Fr. Antonio e Sousa, Bispo le Viseu. pes de Soumulher de D. Diogo Affonso Sousa, mulh, de la, Senhor de Sou- D. Antonio de de Lima, Senhor de de Alcoen-Lima, Senhor Castro Dairo. tre, &c. do Morgado da Landeira. Lopo de Sousa, Senhor D. Marianna, mulher de D. Francisco de Faro, Conde de Vimieiro. de Alcoentre. Lopo de Sousa, Capitao de Malaca.

### 10 Vasco Martins de Sousa Chichorro, Capitao dos Ginetes.

Gonçalo de Fernam de D. Violante, mulher D. Joanna, mulher de Joan-Dona Brites, mulher de Fernao de Miranda, Se-Soula, Soula. de Affonso Furtado ne Mendes de Vasconcellos, nhor da Patameira. de Mendoça. Senhor do Esporao. Vasco Mar-Aleixo de D. Mecia, mulher Manoel de Sou- Martim Ayres de Henrique Jorge de tins de Sou- Soufa. de Francisco Car- sa, Commenda- Affonso Sousa. de Soufa. Soufa. neiro, Senhor da dor na Ordem de Soufa Chichor-Ilha do Principe. ro. de Christo. Jeronymo Garcia de D. Maria de Sousa, mulher de Joao Garcia de Luiz Martins Soula. de Sousa, Capitao de Damao. de Soula. Soufa. de Soula. André de Bernardim de D. Angela, mulher de Filippe 14 Soula. Soula. Carneiro, Capitao de Dio. Luiz Martins de Sousa, Com-Mancel de Jeronymo de D. Leonor, mu-Dona Isabel, mulher 15 Soula. mendador na Ordem de Chris-Soula. lher de Antonio de Christovao de Melto. Viegas Gentil. lo da Sylva. Vasco Martins de Vasco Martins D. Marianna, mulher de Sousa. de Thomas Teixeira. Soula. D. Joanna de Sousa, mulher de Ascenso de Siqueira, Commendador de S. Vicente.

### Joao de Sousa, Capitao dos Ginetes.

Manoel de Sousa, Se-D. Margarida, mulher de D. João, D. Joanna, mulher de Luiz II. Conde de Penella. nhor de Bayao. de Brito. Martim Af- Leonel de D. Maria casou com D. Martinho Joao de Sou- Joao Rodri- Fernao de fonso de Sou- Sousa e de Noronha, e depois com Manoel sa, Senhor de gues de Sou- Sousa. ſa. Lima. de Noronha da Camera, ía. Bayaó. Fernao Martins Manol de D. Maria, mulher de Luiz Leonel de de Noronha da Camera. de Sousa. Soufa. Soula. Fernao Mar-Leonel de Sou-Luiz de Pedro de Lourenço tins de Sousa. Soula. Soula. sa e Lima. de Soula. D. Isabel, mu- Martim lher de Dio- Affonso Leonel de Soula. go de Mendo- de Souça Furtado. ſa.





# HISTORIA GENEALOGICA DA CASA REAL PORTUGUEZA. LIVRO XIV: PARTE I.

### CAPITULO I.

De Doni Affonso Diniz.



NTRE os filhos, que teve El-Rey Dom Affonso III., como dissemos no Livro III. Capitulo XVI., soy D. Affonso Diniz, havido em Marina Pires da En-xara, o que consta de huma escritura produzida pelo Doutor

Fr. Antonio Brandao, em a qual lhe faz doação de huma

Prova num. 1.

Brandao, Monarchia Lujitana, liv. 15. cap. 29. pag. 220.

Provas da Histor. Genealog. da Casa Real, liv. 1. pag. 55. do tomo 1.

Lousada, Familia de Sonsa, no titulo de D. Maria Paes Ribeira, S. 1. e seguintes, m.s.

huma Quinta no Termo de Torres-Vedras no Lugar de Villa Pouca, que para este esseito comprara a seu silho Martim Assonso. As palavras da Escritura são as seguintes: Do, & concedo D. Alsonso, silio meo, & Marinæ Petri de Enxara totum illum herdamenti, quod suit Velasci Stephani, & uxoris suæ Sanciæ Petri, & Ausendæ Suerij, soceræ dicti Velasci Stephani, quod herdamentum dedit, sive vendit mihi Martinus Alsonsus silius meus pro mille, & quingentis libris, & c. Foy seita esta Doação a 5 de Julho da Era 1316, que he anno de 1278, hum anno antes da morte delRey, que no seu Testamento se lembrou delle na verba seguinte: Item Ausonso filio meo, quem nutrivit Martinus Petri, Clericus meus, mille libras.

O Licenciado Gaspar Alvares de Lousada, Escrivas da Torre do Tombo, hum dos insignes indagadores das antiguidades deste Reyno, no livro que intitulou: Reloças da Familia de Sousa, da Casa dos Condes de Miranda, que se conserva entre os muitos manuscritos da Casa de Arronches, de que o Duque Estribeiro mór tem huma copia, que soy do Chantre de Evora o erudito Manoel Severim de Faria, que tivemos largo tempo em nosso poder, nesta Obra pretende Lousada provar, que este D. Asfonso Diniz soy silho legitimo del Rey D. Asfonso III., e de sua primeira mulher Mathilde, Condessa de Bolonha, para o que ajunta muitas escrituras, provas, e conjecturas, e outros fundamentos, que se podem

podem ver no dito livro, para mostrar, que ElRey Histor. Genealogica da de sua primeira mulher teve filhos; o que nao nos liv. 1. cap. 16. pag. 165 atrevemos a negar, mas sim, que os nao deixasse até 170 do tomo 1. por sua morte; porque he indubitavel, e constante nos Nobiliarios, e Historias de França, que por morte da Condessa Mathilde nao sicarao filhos, que lhe succedessem nos seus Estados, como evidentemente deixámos referido, quando tratámos delRey Dom Affonso III. Manoel Moreira de Sousa no Theatro Genealogico, que em elegante estylo reduzio esta mesma Obra de Lousada, seguio, sem alteração, este capricho, em que se empenhou tanto, que tratou sem razao indecentemente ao Desembargador Duarte Nunes de Leao, por ter mostrado, que da Condessa de Bolonha nao ficara successa ; e supposto assas fica desvanecido, com o que dissemos no lugar citado, com a successão do Condado de Bolonha passar a linha transversal; porque he sem duvida, que se Affonso Diniz fora filho do matrimonio da Condessa Mathilde, succederia nos seus Estados, e nao fe accommodaria a perder aquella soberania, quando via estava excluido da Coroa; e seria muito melhor accommodallo ElRey seu pay no que lhe pertencia; e nao podia ter contendores, por ser immediato successor da Condessa Mathilde, a qual por fe achar fem fuccessão, nomeou o Condado de Bolonha em Maria de Barbante sua prima com irmãa, mulher do Emperador Othon IV., o qual ella depois cedeo em seu sobrinho Henrique III., Duque de Lother,

Nobiliario de Damiao de Goes no titulo de Soulas.

ther, e Barbante. Para fundar a sua opiniao, tomou Loufada por fundamento o observar as palavras, com que o Conde de Barcellos refere os filhos delRey D. Affonso III. na clausula seguinte: Ouve mais D. Af-Conde D. Pedro, tit.7. fonso Diniz, sem declarar, que sosse bastardo, ou legitimo; de que tira a consequencia, de que fora filho da Condessa Mathilde, citando em seu abono alguns Nobiliarios, a saber: o do Arcebispo de Braga D. Agostinho de Castro, o do Arcebispo de Lisboa D. Rodrigo da Cunha, e outro de letra antiga, que estava na Cidade de Braga em poder do Licenciado Domingos Correa, Arcediago de Neiva, e havia sido de Joao Pacheco, Commendador do Mosteiro de Banho, o qual entendemos ser o de Fernando Pacheco, de quem no Apparato desta Obra fizemos mençao na pag. XXXVII. e a pag. 2 das Advertencias, e Addições, que andão no fim do Tomo VIII., corroborando esta opiniao com o Livro das Linhagens de Damiao de Goes, que está na Torre do Tombo, de que temos copia, onde diz em titulo de Soulas, pag. 178 vers. : Este Affonso Diniz, filho delRey Dom Affonso III. Conde de Bolonha, e da Condessa D. Mathildes ouve de sua mulher D. Maria Ribeira estes filhos, a Pedro de Sousa, vc. Por esta clausula do Chronista Damiao de Goes, e dos outros Nobiliarios apontados affirmao, que D. Affonso Diniz era filho del Rey D. Assonso, e da Condessa Mathilde sua primeira mulher, a que repugna evidentemente o testemunho do mesmo Rey na Doaçaō,

ção, de que acima fizemos menção, em que nomea fer sua mãy Marina Pires de Enxara; o que só basta para desvanecer aquella idéa, quando a não tiveramos nos Authores estrangeiros, que tão claramente a desvanecem na successão do referido Condado de Bolonha. Não ignorou a dita Doação Lousada, e a produz no dito livro: porém para falvar o capricho daquella opinião, não podendo negar a Escritura, pertende que seja outro silho del Rey D. Assonfo com o mesmo nome de Assonso, o que necessitava de prova legal, tirada de Documento; porque tal silho se não acha em nenhum dos nossos Escritores, como se vê, do que refere o mesmo Lousada, acima allegado.

Foy D. Affonso Diniz Mordomo mór da Rainha Santa Isabel, o que consta da Doação, que El-Rey D. Diniz fez a sua sobrinha D. Isabel, silha de seu irmão o Infante D. Affonso no anno de 1315; e nella entre os Grandes, e Ricos-homens, que confirmão, se vê D. Affonso Diniz, que ao tal tempo era Mordomo mór da dita Rainha Santa Isabel; e se acha tambem Affonso Sanches, Mordomo mór del-Rey, o Conde de Barcellos D. Pedro, Alferes mór: teve pelo seu casamento o ser Senhor da grande Casa de Sousa, e da de seu sogro. Não consta, que El-Rey seu pay lhe desse mais algum senhorio de terras, Castellos, ou tenças; com tudo lhe sez huma larga merce, estando em Lisboa a 22 de Mayo da Prova num. 2. Era 1310, que he anno de 1272, dandolhe vinte mil

Tom. XII. Dd livras.

Prova num. 3.

Prova num. 4.

livras, com as quaes depois por troco dellas teve o fenhorio da Povoa de Salvador Ayres, que ElRey D. Diniz lhe coutou por Carta, passada em Lisboa a 24 de Abril da Era 1348, que he anno de 1310; e já a Rainha D. Brites sua madrasta lhe havia seito merce de humas casas em Lisboa, que forao de Joao Moniz, a qual Doação o mesmo Rey consirmou em Lisboa a 15 de Setembro da Era 1338, que he o anno de 1300. Casou com D. Maria Paes Ribeira, em quem havia recahido a grande, e antiga Casa de Sousa, por ser filha de Pedro Annes de Aboim, Senhor de Portel, e de D. Constança de Sousa, filha segunda de Mem Garcia de Sousa, Rico-homem, de quem teve os filhos seguintes:

7 D. Pedro Affonso de Sousa, que oc-

cupará o Capitulo I. Parte II.

7 D. Rodrigo Affonso de Sousa, Capitulo II.

7 D. Diego Affonso de Sousa, Cap. III.

7 D. GARCIA MENDES DE SOUSA, Prior de Alcaçova de Santarem.

7 D. Gonçalo Mendes de Sousa, que mor-

reo sem geração.

He preciso antes de entrarmos na successão dos referidos filhos de D. Assonso Diniz, e de sua mulher D. Maria Paes Ribeira, os quaes todos usarão do appellido de Sousa, darmos huma breve noticia desta esclarecida Familia, e da sua antiguidade. He ella Portugueza por antonomasia, e tao antiga, que não conhe-

conhecemos em Hespanha outra, que lhe preceda no tempo; pois ella por testemunho do Conde D. Pedro começou logo a ser conhecida na restauração de Hespanha, sem que seja necessario valernos de conjecturas, e inferencias, pois della tratao todos os Nobiliarios, e Historias de Portugal, e Hespanha. O seu primeiro Solar, conforme Lousada, he na terra de Villa-Real, entre as correntes dos rios Tua, e Tamega, a qual terra se acha nas Escrituras antigas com o nome de Panojas, tirado de huma Cidade antiga, assim denominada pelos Romanos, situada junto ao Lugar de Val de Nogueiras, em cujas ruinas fe acharao diversos Cipos Romanos. O segundo Solar, que se continuou, e deu o appellido à Familia, he a terra de Sousa entre Douro, e Minho, no contorno do Concelho do rio Tamega, e outros, regada do rio Sousa, que nascendo arriba do Mosteiro de Pombeiro, se augmenta com as aguas dos Concelhos de Figueiras, Unhao, Lousada, Novellas, Ferreira, Penhafiel, e Arrifana; porque corre até se incorporar com o Douro, muito abaixo de ambos os rios, fendo o Tamega o ultimo, que recebe, duas legoas antes da Cidade do Porto. Não se póde averiguar se a terra deu o nome, ou a recebeo do rio; difficuldade que tambem concorre nas terras, e rios Lima, Neiva, Agueda, Vouga, Basto, e outros. Conde D. Pedro, tit O Conde de Barcellos no seu Nobiliario tratou esta 22. pig. 133. Tomo i. das Provas, Familia no titulo 22. O Livro Velho, que imprimi- pag. 141. mos no Tomo I. das Provas desta Historia, a nomea nhagens, pag. 201.

Tom. XII. Dd ii pela pela primeira das cinco, em que divide a Nobreza, fendo a fegunda a *Linhagem* de D. Alao, a terceira a dos da Maya, a quarta a dos de Bayao, e a quinta a dos de Riba de Douro.

ferem illustres;

Brito, Monarchia Lufitana, tom. 1. liv. 7.
cap. 18.

Godos, que fic
Minho, quando

O Conde D. Pedro deduz esta Familia dos Sousas, ou Sousons, seus ascendentes, de que se nao duvida serem illustres; mas a antiguidade encobre o poderemse distinguir. O Doutor Fr. Bernardo de Brito lhe nomea por pay a D. Tayao Soares, descendente dos Godos, que sicou na Comarca de Entre Douro, e Minho, quando os Mouros a invadirao: porém Lousada resuta esta novidade, como sem fundamento; porque basta ser o primeiro tronco della D. Sueiro Belfaguer, que se acha viver pelos annos 800, muy poucos depois da restauração de Hespanha. Casou com D. Menaya, ou Munia Ribeira, donde se colhe a antiguidade do appellido de Ribeiro; e deste matrimonio teve

- 2 Hufo Soares Belfaguer, que tomou o patronimico de seu pay por appellido. Delle se acha memoria em Braga, confirmando huma Escritura, que aponta Lousada, com ElRey D. Assonso Magno, e outros Grandes da Corte, em Janeiro do anno 873, do qual saz menção Lousada, mostrando ser Anno de Christo, e não Era de Cesar. Casou com D. Mendola, que he nome Gotico, que teve tambem a mulher de Trastamiro Alboazar; e tiverão
  - 3 Hufo Hufes, que foy Conde de Vieira,

que

que he a ultima terra daquella parte, que confina com a Serra de Cabreira, donde manao as primeiras aguas, que dao nome ao rio Ave, que já com outros desce caudaloso à Villa do Conde. Foy tambem Conde de Viseu, e terras de Basto, conforme o costume daquelle tempo, com que os Reys de Leao dividiao as terras, que ganhavao em Condados. Viveo nos reynados dos Reys Dom Assonso Magno, Dom Garcia, D. Ordonho II. e D. Assonso IV.; deste parece teve o governo da Beira, e ainda vivia pelos annos de 920. Casou com D. Tareja, que se diz ser irmãa do Conde D. Gonçalo Soares: foy ditosa esta uniao nos filhos, que teve,

4 O Conde D. Goçov, adiante.

Antei, povoação antiga fobre a ribeira de Baça, onde fe vê o Lugar de Cunhas: tomou o habito de S. Bento, na flor da idade, no Mosteiro de S. João de Vieira, e soy Abbadessa de outro, que fundarão seus parentes, chamado S. Jorge, que depois passou a Parochia com invocação da mesma Santa, onde esta as suas Reliquias. Morreo no anno de 982 com cincoenta e dous de idade. Duarte Nunes padeceo equivocação no Lugar, em que a Santa nasceo, e no tempo em que morreo, como advertio Lousada; e tendo vivido huma vida inculpavel, floreceo depois de morta com milagres, que Deos por sua intercessão obrou.

## 226 Historia Genealogica

4 S. GERVAS, que o Conde D. Pedro nao nomeou; porém largamente prova o infigne Loufada. A Rainha D. Ignez de Castro foy muy devota destes Santos Irmãos, e mandou fazer huma Capella a S. Gervas, onde se conserva o seu Sepulchro, para o que concorreo ElRey D. Pedro seu marido com a merce, que fez aos Abbades desta Igreja, de lhes dar para sempre os frutos da Parochia de Santa Maria de Salto em terra de Barroso, com obrigação de Missa quotidiana, e tres alampadas, que estivessem, a primeira diante da Imagem de Christo crucificado, que ainda alli se conserva, bem antigo; a segunda defronte da sepultura de Santa Senhorinha; e a terceira diante da de S. Gervas, a qual foy feita em Valença de Riba-Minho a 15 de Setembro da Era 1398, que he anno de 1360.

Livro Velho das Linhagens, pag. 202 no tom. 1. das Provas.

- 4 O Conde D. Goçov, que succedeo na Casa, e Senhorios de seu pay, chamalhe o Conde D. Pedro Nonado, por se dizer morrera sua may antes de elle nascer, e sora tirado do ventre, e que seu pay o mandara crear com o cuidado de unico. Foy Fronteiro mór contra os Mouros neste Reyno; e soy, como refere o mesmo Conde, o que matou o Frade de Valdrique, bisavo de Fernao Annes de Montor, e tresavo de Dom Payo Calvo de Toronho. Casou com D. Mona, ou Munia, descendente dos Godos, e tiverao
- 5 O Conde D. Nichiguiçov succedeo nos Estados da Casa, e teve o Couto Dornellas com a supre-

ma jurisdicção, como mostra Lousada. He celebre a contenda, de que faz menção o Livro Velho das Linhagens, e o Conde D. Pedro, que o Conde teve com seu cunhado o Conde D. Mem Soares sobre a honra, e terra de Novellas, em que ambos tinhao parte; e havendo-se preparado com gentes, e armas, para se combaterem qualquer dia, se ausentou o Conde D. Mem Soares, como refere o Doutor Fr. Ternardo de Brito, e passou a Leao. ElRey o sez Adiantado de Portugal, e foy o primeiro, que teve este grande posto, em que lhe succedeo D. Payo Guterres da Sylva; e voltando a Portugal, huma noite pasfou a Novellas, onde estava o Conde Nichiguiçoy descuidado; e no mayor silencio da noite, em que descançava, e mais seis Condes, que estavao em sua companhia, a todos tirarao violentamente os olhos, (costume muy praticado naquella idade) os quaes todos em pouco morrerao, e estao enterrados no Adro da Igreja de S. Pedro de Atei, (hoje Abbadia Parochial) sita na outra parte do Rio Tamega, fronteira à Cabeceira de Basto. Nao tardou o Ceo em vingar a crueldade do Conde D. Mem Soares; porque andando à caça, o matou hum Cavalleiro chamado D. Soeiro da Velha, como se refere no Livro Velho. nhagens, pag. 202. do Casou com D. Aragunta Soares, irmãa do dito Con- tomo 1. das Provas. de, e filha de D. Soeiro de Novellas, e de D. Mayor Dias, filha do Conde Dom Diogo de Porcellos, como provou Lousada contra os que escreverao, que este Conde nao tivera mais filha, que a

- D. Bella, ou Sita, e também dá ao Conde D. Nichiguiçoy por segunda mulher a D. Tordilhe, de quem nao teve successao; e da primeira mulher soy filho
- 6 D. Gomes Echiques, que succedendo em todos os Estados de seu pay, e no governo, nao teve o titulo de Conde: foy Governador da Comarca de Entre Douro, e Minho pelos annos de 1050 no reynado del Rey D. Fernando, e se achou nas Cortes, que elle fez em Guimaraens, pelos annos de 1049, como diz Lousada, allegando huma Escritura da mesma Villa do celebre livro de D. Munia, e em huma Doação, que o mesmo Rey sez aos Monges de S. Bento de Guimaraens, que elle confirma. Achou-se na batalha de Agua de Mayas junto a Coimbra. Fundou o Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro da Ordem de S. Bento, conforme Lousada, e D. Thomás Tamayo, Chronista mór de Castella, no Memorial do Conde de Miranda, que imprimio no an-Benedictina Lusit, tom, no de 1633: porém o Doutor Fr. Leao na Benedi-

1. cap. 8. pag. 50.

Etina Lustana, aponta huma Escritura do Mosteiro de Pombeiro da Era 1013, que he anno 975, affinada por Dom Goçoy, que he avó de D. Gomes; e outra do anno 983, em que o dito D. Goçoy affina com o titulo de Duque, que he o mesmo, que Capitao General, ou Fronteiro mór da Comarca de Vieira; de que se tira ser mayor antiguidade do dito Mosteiro de Pombeiro, pelas datas das referidas Escrituras, por ser quasi sessenta annos antes de reynar D.

D. Fernando o Magno em Leao, Castella, e Portugal; alcançou os Reys D. Assonso V., D. Bermudo III., D. Fernando o Grande, I. de Castella, a quem se unirao os Reynos de Leao, e Oviedo, e aos Reys seus silhos D. Sancho, D. Assonso, e D. Garcia, deixando glorioso nome: jaz no dito Mosteiro de Pombeiro. Casou com Dona Gontrode Moniz, prima com irmãa da Rainha D. Thareja, mãy delRey D. Assonso I. de Portugal, e assim da Rainha D. Urraca de Leao, e Castella, mulher do Conde D. Raymundo; e era filha de Dom Moninho Fernandes de Toaro, filho delRey D. Fernando I.; e tiverao

7 EGAS GOMES DE SOUSA, adiante.

7 D. SANCHA GOMES, mulher do Conde Dom Nuno de Cellanova, irmao de S. Rosendo, Bispo de Dume, depois Monge de S. Bento, que fundou o Convento de Cellanova em Galliza, onde acabou.

7 D. EGAS GOMES DE SOUSA foy o primeiro, que teve o appellido de Sousa, que se infere por ter nascido, e se crear na terra de Sousa, de que era Senhor, onde sica o Concelho de Filgueiras, e nelle o Mosteiro de Pombeiro, obra da grandeza de seu pay, e de seus mayores; e nelle tem seu principio o rio Sousa, appellido de que usarao os seus descendentes, conservado com respeito. Foy Senhor da Honra de Novellas: achou-se na contenda de Dom Gonçalo Mendes da Maya, a quem succedeo no governo da gente de guerra pelos annos de 1071 contra os Mouros. Logrou huma larga idade, e servindo a ElRey Tom. XII.

22. pag. 134.

Livro Velho das Linhagens, pag. 161 no tomo 1. das Provas.

Lousada, Casa de Soula.

Lusitan. part. 3. liv. 18. pag. 5 1.

D. Affonso Henriques, acabou nos ultimos annos do Conde Dom Pedro, tit. seu reynado. Casou, conforme o Conde D. Pedro, com D. Gontinha Gonçalves, filha de D. Gonçalo Mendes da Maya, a quem chamarao o Lidador: porém o Livro V elho diz ser D. Gontinha terceira neta delRey D. Ramiro II. de Leao, filha de D. Gonçalo Trastamires da Maya, que he avô do Lidador. Esta opiniao, como mais provavel, seguio Lousada, e corroborou com excellentes fundamentos, pela incongruencia de ser filha do Lidador, o qual foy genro de Egas Moniz, com cuja filha casou seu neto D. Gonçalo Mendes de Sousa; e nesta conta vinha a cafar feu neto com huma filha de feu terceiro avô. Brandao, Monarchia O Doutor Fr. Antonio Brandao tambem defvanece aquelle erro, e o Doutor Fr. Leao de Santo Thomás Benedict, tom. 2. cap. 8. com huma Escritura, feita no primeiro de Mayo da Era 1092, que he anno de 1054, que diz assim: Nos omnes qui subter una scriptura signa facturi sumus filius de Egas Gomice, & de Flamula Gomice, hic sumus pranominatos Menendo Venegas, Pelagio Nunes, Gomice Nunes, & Gomice Venegas. Este nome de Flamula, e Chamoa, que algumas Escrituras lhe derao, mostra Lousada ser a mesma D. Gontinha; e tiveraõ

8 D. MEM VIEGAS DE SOUSA, VIII. Senhor da Casa de Sousa, que se compunha de muitas terras, Concelhos, e honras, com largas jurisdicções, e Padroados, &c. Pelos annos de 1112 era Governador da Villa, Castello, e terra de Santa Cruz, entre

os rios Tamega, e Sousa. A Rainha D. Thareja o nomea Padroeiro do Mosteiro, e a seus irmãos, em huma Doação, que fez ao Mosteiro de Tibaens na Era 1150, que he o referido anno de Christo. Casou com Dona Theresa Fernandes, filha de Fernao Gonçalves de Marnel, como se escreve no Livro Benedict. Lust, tom. 27 Velho das Linhagens, authorifado com Escrituras. cap. 8. pag. 52. Aqui apontarey, a de que se faz menção na Benedictina Lustana, feita ao Mosteiro de Pedroso da Ordem de S. Bento no anno de Christo 1079, em que D. Flamula lhe dá certas herdades; fao as palavras: Excepta medietate tota de Eixo, & Oys, eo quod Prova num. 6. sunt cum omnibus pertinentiis suis de mea germana, D. Tharasi Fernandi filia de Domno Fernando Gonçalvo de Mernele, uxore Domni Menendi Egeæ. OuMonarchia Lusitana;
tra produz Lousada, em que lhe chama Elvira: de part. 3. liv. 11. pag. 23. hum, e outro nome usou, de que nao padece duvida pelas Escrituras daquelle tempo. O Conde D. Pedro, ou quem o copiou, padeceo equivocação em dizer, que D. Mem Viegas casara com D. Elvira Fernandes, filha de D. Fernando Affonso de Toledo, Progenitor dos Portocarreros, cuja mulher D. Urraca era filha de Gonçalo Viegas de Marnel, o que seguio D. Antonio de Lima: porém nao tem lugar a sua authoridade; porque fica convencida com o dito Livro Velho, e com as Escrituras, de que faz menção Lousada, Brandao, e Fr. Leão de Santo Thomás, e outros eruditos Authores. Teve D. Mem Viegas de fua mulher D. Therefa Fernandes os filhos feguintes: Tom. XII. Ee ii

- 9 D. Gonçalo Mendes de Sousa, o Bom, adiante.
- 9 D. Sueiro Mendes de Sousa, a quem chamarao o Grosso; servio a ElRey Dom Affonso I., e fe achou na guerra daquelle tempo em muitas occasioens, e delle ha memoria, confirmando muitas Escrituras, como Rico-homem. Não casou, e teve illegitima D. MARIA SOARES, que foy sua herdeira, e casou com D. Joao Fernandes de Riba de Visella; e por sua morte casou segunda vez, conforme escreve Lavanha, com D. Egas. D. Antonio de Lima tem, que he D. Egas Affonso, pay de Martim Viegas de Ataide.

D. CHAMOA, OU FLAMULA MENDES, primei-

ra mulher de D. Gomes Mendes Guedes.

9 D. Ourana Mendes, que casou com Dom Mem Moniz de Riba de Douro.

- 9 D. URRACA MENDES casou com Dom Egas Fafes de Lanhoso.
- 9 D. Gonçalo Mendes de Sousa foy hum dos Senhores de mayor authoridade do seu tempo, e muy valido del Rey Dom Affonso I., que nas Escrituras se acha nomeado Barao. A Vida antiga de Santa Senhorinha lhe chama Principe: teve grandes lugares no Porto: em huma Escritura se acha nomeado Vicarius Rex Domno Alfonsus, lugar que occupava no anno de 1153, como se vê de huma contenda entre Gonçalo Affonso, Abbade de Soalhaens, e Pedro Paes, que correo em Coimbra. Que fosse Ba-

Prova num. 7.

rao, e Védor del Rey, consta de muitas Escrituras: em a das arrhas da Rainha Dona Mafalda, filha del- Prova num. 8. Rey Dom Affonso I., mulher de D. Raymundo, Conde de Barcelona, feita na Era 1198, que he anno 1160. Achou-se com ElRey na famosa batalha de Ourique, em que valerosamente se distinguio, e em outras occasioens gloriosas do seu tempo, e del-Rey D. Sancho seu filho, quando sendo Infante pasfou a Sevilha, onde em huma gloriofa batalha triunfou dos Mouros, em que D. Gonçalo se distinguio tanto, que tomou quatro bandeiras, semeadas de crescentes, que mandou pendurar no Mosteiro de Pombeiro, em memoria da vitoria. Daqui se entende tiverao principio o usar no Escudo as Luas crescentes, que trazem seus descendentes, de que o Padre Fr. Bernardo de Braga, insigne indagador das antiguidades deste Reyno, tirou de huma Memoria da origem dos Brazoens deste Reyno, escrita no tempo delRey D. Joao I., que fora do Doutor Joao das Regras, Dom Prior de Guimaraens, em cujo Cartorio a achou, em que se lia huma Carta de Arieta, Rey de Armas de Portugal, como refere Lousada. Fundou por mandado delRey a Villa de Alcanede na Comarca de Santarem; e tendo confeguido hum glorioso nome entre os Grandes do seu tempo, fez eterna a sua memoria. Faleceo a 25 de Março pelos annos de 1180 até 1190, conforme Lousada. Cafou, conforme o Conde D. Pedro, com D. Urra. Nobiliar, do Conde D.

Casou, conforme o Conde D. Pedro, com D. Urra- Nobiliar. do Conde D. ca Sanches, filha de D. Sancho Nunes de Barbosa, e 140.

Livro Velho das Linhagens, pag. 182 no iom. 1. das Provas.

e de D. Theresa Assonso, filha delRey D. Assonso Henriques. O Livro Velho diz ser sua irmãa, o que feguio Lousada, produzindo humas Escrituras; porém ellas nao nos parece convencem ao Conde; e assim seguimos o mesimo, que já dissemos nesta materia nas filhas do Conde D. Henrique a pag. 39, e 67 do Tomo I. desta Obra, e o que achámos escrito nos Nobiliarios mais antigos do nosso Reyno de Xysto Tavares, Damiao de Goes, e D. Antonio de Lima. Desta uniao nasceo, e teve

Nobiliarios, de Xysto Tavares, Goes, e Li-

> 10 O Conde D. MENDO DE Sousa, adiante. Cafou segunda vez com D. Dordia Viegas, que he o mesmo, que Dorothea, filha de D. Egas Moniz de Riba de Douro, e de sua mulher Thareja Affonso; e esta D. Dordia dizem alguns ser primeira mulher, e segunda D. Urraca, com que nos nao embaraçamos: tiveraõ

> A Condessa D. ELVIRA DA FAYA, que soy casada com Fernando Mendes, a quem chamarao Mãos de Aguia, ou Facha.

10 D. THERESA GONÇALVES casou com Dom

Vasco Fernandes de Soverosa.

O Livro Velho, citado por Lavanha, diz que casara tambem com D. Urraca Sandas das Asturias:

porém della nao teve successão.

Teve illegitimo em D. Goldora Goldares, de Refeiteira, que he hum Lugar na Freguesia de S. Cypriano Concelho de Filgueiras.

D. FERNANDO GONÇALVES DE SOUSA, a quem

quem seu pay deixou certos bens; e casou com D. Theresa Pires, filha de Pedro Nunes Velho, e de D. Mariannes sua primeira mulher, de quem nasceo D. Maria Fernandes, mulher de D. Gil Guedes.

10 D. ELVIRA, ou MARINA, mulher de Martim Pires de Aguiar, progenitor dos Alcaforados, que como descendentes de D. Goldora tem o Padroado do Mosteiro de Bustello da Ordem de S. Ben-

to, onde ella jaz.

10 O Conde D. Mendo de Sousa, chamaraőlhe o Sou/ao, em differença de outros Condes, que Goes, Nobiliario. concorrerao no seu tempo. Achou-se na Conquista de Silves com ElRey Dom Sancho I., de quem foy Mordomo mór; e delle escrevem, que fora o mais honrado, e mayor Senhor, que havia depois do dito Rey, expressão que assaz explica a sua grandeza. Foy insigne bemfeitor do Mosteiro de Pombeiro, que seus mayores edificarao. Succedeo em todas as terras, e Senhorios, que teve seu pay, e na Quinta, Livro Velho das Lie Paço de Novellas, como patrimonio da Casa, na e 206 no tem. 1. das terra de Sousa; e morreo no reynado do mesmo Rey, O Conde Dom Pedro, que era seu tio. Casou com D. Maria Rodrigues, pag. 135. filha do Conde D. Rodrigo Veloso, Senhor de Trava, e de sua mulher D. Moninha, filha do Conde D. Forjaz Vermuiz; e tiveraõ

D. Gonçalo Mendes de Sousa, que foy o que lhe succedeo na Cafa, e foy Mordomo mór do dito Rey, Senhor de Serolico de Basto, e de Aguiar da Penna, Fronteiro mór de Lisboa; servio com grande

Prova num. 9.

Prova num. 10.

grande valor nas principaes emprezas do seu tempo; e se achou na tomada de Elvas, Serpa, e Ayamonte, onde na presença delRey lhe matarao alguns Cavalleiros, que seguiao o seu pendao, conforme o uso daquelle tempo, em que os Ricos-homens tinhao a seu cargo, e obediencia muita parte da Nobreza do Reyno. Preparou-se para acompanhar a ElRey D. Sancho quando foy a Elvas; entrou pelas terras dos Mouros: entao fez D. Gonçalo huma Doação, como por descargo de consciencia, ao Mosteiro de Pombeiro da terra da Ferraria, a qual foy feita em Mayo da Era 1268, que he anno de 1230, de que faz mençao Lousada, com outra da mesma data, em que fez doação ao Mosteiro de Alcobaça de todos os bens, que tinha em Barquerena, e em Leiria; e por outra largou ao Mosteiro de Pombeiro o Padroado de S. Fins de Forno. Morreo, conforme o livro dos Obitos de Santa Cruz a 25 de Abril da Era 1281, que he anno de 1243. Jaz no Claustro de Alcobaça, onde se lhe poz o seguinte Epitafio:

> Era M. CC. LXXXI. obiit Domnus Gunsalvus Menendi Pater 11111. hic requiescit Domnus Gunsalvus Menendi de Sousa, cujus anima, &c.

Casou com D. Thareja Soares, filha de Sueiro Viegas de Riba do Douro, e de D. Sancha Vermuiz; e tiverao = 12 D. Mendo Gonçalves de Sousa,

que era seu herdeiro; e nao sabemos se sobreviveo a seu pay. Casou com D. Theresa Soares, silha de D. Assonso Telles, o Velho, Senhor de Albuquerque, e de D. Elvira Rodrigues Girao, de quem teve unica = 13 D. Maria Mendes de Sousa, que casou com Martim Assonso, silho delRey D. Assonso IX. de Leao, havido em D. Theresa Gil de Soverosa, de quem nao teve silhos; e a Casa passou ao Conde D. Gonçalo Garcia de Sousa, primo de seu pay. = 13 D. Mor Gonçalves casou com Assonso Conde D. Gonçalo Garcia de Sousa, primo de seu pay. = 13 D. Mor Gonçalves casou com Assonso Casou, e D. Sancha, Freira em Arouca.

11 D. GARCIA MENDES DE SOUSA, adiante.

D. VASCO MENDES DE SOUSA, Rico-homem, Senhor da ametade do Padroado de Alvite na terra de Cabeceira de Basto, que vendeo ao Mosteiro de Refoyos: teve o governo da justiça em Bragança em tempo delRey D. Sancho II. Morreo a 2 de Março do anno de 1242. Nao casou, e teve illegitimo = 12 a Ruy Vasques de Panoyas, que assim se appellidou por ser herdado naquella terra, primeiro Solar dos desta Casa, como fica dito. Casou, conforme o Conde Dom Pedro, mas não lhe nomea a mulher; mas Loufada, allegando o Livro pequeno dos Foraes velhos dos Arcebispos de Braga, diz ser neta de Pedro Mendes de Aguiar, e de D. Marinha; e teve = 13 D. Theresa Rodrigues, mulher de Estevão Rodrigues da Fonseca, e D. Ur-RACA RODRIGUES, que dizem foy mulher de Vasco Tom. XII. Ff Garcez

Garcez Pinto; porém o Conde D. Pedro nao fez mençao desta filha.

11 D. Rodrigo Mendes de Sousa, foy Rico-homem, como seus irmãos, e se acha confirmando muitas Escrituras, e Alferes mór delRey D. Sancho II.; nao casou, conforme o Conde D. Pedro, mas teve de huma mulher Fidalga chamada D. Maria Viegas de Refallos, que Lavanha diz ser filha de D. Egas Paes Penagate, a qual depois foy amiga de D. Egas Fafes, Bispo de Coimbra; e teve 12 a D. GARCIA RODRIGUES, que pertendeo toda a herença de seu pay: porém nao tendo geração, ficarao todos os seus bens a D. Mem Garcia de Sousa leu primo.

11 D. GUIOMAR MENDES DE SOUSA casou com

D. Joao Pires da Maya, com successão.

D. URRACA MENDES DE Sousa, que cafou em Castella com Dom Nuno Peres de Gusmao, o Bom, Rico-homem, Senhor de Gusmao, que se achou na batalha das Navas no anno de 1212, com esclarecida successão.

Teve o Conde D. Mendo illegitimo = 11 a MAR-TIM MENDES DE SOUSA, que casou com D. N.... e teve a Affonso Martim Moelha, que cafou com D. Therefa Esteves, filha de Estevao de Alvello, de quem nasceo D. MAFALDA, mulher de Rodrigo de Alvello.

11 D. GARCIA MENDES DE SOUSA, foy Ricohomem, e assim se acha confirmando muitas Escritu-

Conde Dom Pedro, tit. 22.pag. 137.

ras dos Reys D. Sancho I., D. Affonso II., e Dom Sancho II., dos quaes teve algumas merces. ElRey D. Sancho I. no decimo terceiro anno de seu reynado lha fez do Reguengo de Villar Maçada na terra de Panoyas, ou Villa-Real. Morreo a 29 de Abril de 1239, e jaz em Alcobaça no Claustro com sua mulher D. Elvira Gonçalves, que faleceo a 16 de Dezembro de 1245. Era filha de D. Gonçalo Paes de Toronho, e de sua mulher D. Ximena Paes, como refere o Conde D. Pedro; e teve os filhos feguintes:

12 O Conde D. GONÇALO GARCIA DE SOUSA,

de quem logo se fará menção.

D. MEM GARCIA DE Sousa, adiante.

D. Joao Garcia de Sousa, a quem chamarao o Pinto, alcunha, que mereceo delRey o ver ensanguentado em huma batalha contra os Mouros, e lhe chamar o Pinto; que outros referem por fer muy bizarro, e de gentil figura: foy Rico-homem, Senhor de Alegrete. Casou com D. Urraca Fernandes, filha de Fernando Pires Pelegrim, e de fua mulher D. Urraca Vasques; e tiverao = 13 a Es-TEVAO Annes de Sousa, que foy Senhor de Chaves, e Alegrete; e casando com D. Leonor Assonso, filha del Rey Dom Affonso III., que lhe deu em dote a Villa de Pedrogao, como consta do Contrato Livro Velho das Lido Casamento seito em Lisboa a 24 de Janeiro de nhagens, pag. 206. do 1271, durou muito pouco esta uniao, de quem nao houve filhos; e ella casou depois com o Conde D. Gonçalo Garcia de Sousa, como adiante se verá. Tom. XII. Ffii 13 D.

13 D. ALDARA ANNES DE Sousa, que casou com

irmao de D. Rodrigo Gonçalves Girao, Rico-ho-

mem, Meirinho mór de Castella, Senhor da Casa dos Giroens, de quem teve = 14 D. Joanna Gomes,

D. Gomes Gonçalves Giraő, Rico-homem de Caf-Gudiel, Compendio de tella, que conforme o Doutor Jeronymo Gudiel era los Girones , pag. 48. verl.

ra, cap. 5. pag. 115 do tomo 3.

que casou com Nuno Gonçalves de Lara, Rico-ho-Salazar, Casa de La- mem de Castella, Senhor da Honra de Estella, de quem nao teve successão, filho de D. Nuno Gonçalves de Lara, chamado o Bom, Senhor da Cafa de Lara, Heija, Xeres, Lerma, e outras terras. = 13 D. ELVIRA ANNES DE SOUSA, mulher de D. Guterre Soares de Menezes, Rico-homem, Senhor de Ossa, Felices, e dos Barrios: vivia em 1282; de quem teve D. GARCIA GUTERRES, que no anno de 1283 confirma como Rico-homeni. D. Tello Guterres

Casa Farnese, pagi DE MENEZES, que soy Justiça mayor de Castella, 578.

e Testamenteiro del Rey D. Assonso X., e D. UR-RACA GUTERRES DE MENEZES, que casou com D. Fernando Ponce, Rico-homem de sangue, Senhor Marquez de Monde- de Cangas, de Tino, e de la Puebla em Asturias, Adiantado mayor da Fronteira, Ayo delRey D. Ferlos Ponces de Leon, liv. nando IV. de Castella, com esclarecida descenden-

jar, Memor. Hiftor. y Genealog de la Cafa de 4. cap. 6. m. l.

> 13 D. SANCHA, e D. MARIA, Freiras em Lorvao. D. FERNANDO GARCIA DE SOUSA, a quem o Conde D. Pedro nomea com a alcunha do Elgara-

> cia na Casa dos Duques de Arcos, em que se conserva a varonía; e por allianças em muitas illustrissimas, que participao desta antiquissima Linha de Sousa. =

> > vanha.

vanha, e que fora Poeta, dizendo, que fora bom Trovador. Foy Rico-homem, e se acha em muitas Escrituras, confirmando como tal em tempo del Rey D. Affonso III. Casou com D. Urraca Abril, filha de Dom Abril Pires de Lumiares, de quem nao teve successão.

- 12 D. PEDRO GARCIA DE SOUSA, que nao cafour.
- D. MARIA GARCIA DE SOUSA, de quem o Livro Velho diz, que casara com D. Gil Sanches, Livro Velho das Li. filho illegitimo del Rey D. Sancho I.: porém a pag. nhagens, pag. 160 do tom. 1. das Piovas. 91 do Tomo I. dissemos, que D. Gil Sanches fora Clerigo: poderia ser casado primeiro, ou ser outro do mesmo nome.

12 D. SANCHO GARCIA, que tambem o dito Dito Livro, pag. 2060. Livro nomea por filho, de quem nasceo FERNAN-

DO SANCHES, sem geração.

12 O Conde D. GONÇALO GARCIA DE SOUSA, que foy o primeiro na ordem do nascimento, succedeo em toda a Casa de Sousa a seu primo D. Mendo Gonçalves de Sousa, por ser o parente mais chegado: foy Alferes mór delRey D. Affonso III., que o casou com sua filha D. Leonor Assonso, viuva de D. Estevao Soares de Sousa, como dissemos. Celebrou- Historia Genealog. da se este Contrato por huma Escritura de dote, e ar- Casa Real, tom. 1. hv. rhas: estava ElRey em Santarem quando se outorgou esta Escritura, que principia: Noverint univerh præsentem Cartam, em que ElRey dotou com varios bens a sua filha, além dos com que já fora dorada

tada na occasiao do primeiro matrimonio no anno de 1271, de quem nao houve filhos, em que entrava

a Villa de Pedrogao, ajuntou agora a terra de Santo Estevao com seu Concelho, e jurisdicção, que confina com o rio Lima: (a qual he hoje do Visconde de Villa-Nova da Cerveira) porém com a claufula de no caso de nao haver daquella uniao filhos, tornaria à Coroa. O Conde D. Gonçalo se obrigou a darlhe ametade da sua fazenda: sao as palavras as seguintes: Domnum Gunsalvum Alferaz ejustem Domini Regis ex altera, talis compositio intervenit, scilicet: Domnus Gunsalvus dat Domnæ Aleonoræ, pro compra sui corporis medietatem omnium suorum herdamentorum cum omnibus casibus terminis, o pertinentiis suis, ubicumque ea habeat, habendum perpetuo jure hereditario possidenda, videlicet conditione, quod si super matrimonio contracto inter eos Dominus Rex dispensationem impetrare potuerit ipse Domnus Gunsalvus debet eidem Domnæ Aleonoræ dare suas arras, scilicet sex quintanas, o sexaginta casalia, sicut est consuetudo inter Dorium, & Minium. sorte, que elle se obriga, havendo a dispensa do Papa para este matrimonio, de lhe dar de arrhas seis Quintas, e sessenta Casaes, conforme o uso de Entre Douro, e Minho: accrescentando, que no caso de se separar o matrimonio por culpa do Conde D. Gonçalo, ficariao à mesma Senhora D. Leonor ame-

tade de seus bens; e no caso de se nao effeituar aquelle matrimonio por culpa della, ou delRey, ou por

se.

Prova num. 11.

fe nao alcançar a dispensa, teria sómente duas mil livras da moeda antiga Portugueza, como se vê das palavras da mesma Escritura: Si vero acciderit, quod dictum matrimonium ad petitionem Domni Gunsalvi separatum fuerit, aut Domnus Gunsalvus eam dimiserit, Domna Aleonor debet habere dictam medietatem prædictorum herdamentorum jure hereditario, perpetuo habenda, o possidenda pro compra sui corporis: si autem contigerit dictum matrimonium separari per Ecclesiam, ex officio suo, vel ad petitionem Domini Regis, vel memoratæ Domnæ Aleonoræ, ipsa Domna Aleonor debet habere duo millia librarum monetæ veteris Portugalliæ pro compra sui corporis, o hæc duo millia librarum debet habere per supradi-Etam medietatem dictorum herdamentorum, quousque ei dicta pecunia integra persolvatur, v debet habere inde fructus, & rendas, & ipsi fructus, & rendæ non debent computari in supradictis, quousque ei dicta pecunia integra persolvatur; e acaba: Actum fuit hoc Sanctarem, undecima die Maij Era 1311, que he anno de 1271. Este Instrumento he hum dos famosos monumentos da antiguidade: nelle se vê nao só a sinceridade, e uso daquelle tempo, e juntamente a grande riqueza de D. Gonçalo Garcia, a quem El-Rey depois de casado sez Conde, e soy Rico-homem, e hum dos mayores Senhores daquella idade; assim pelo nascimento, que o constituia Rico-homem de sangue, como pela grandeza da sua Casa. No anno seguinte de 1274 a 16 de Julho lhe sez El-Rey.

Prova num. 12.

Rey merce de varias herdades em Alfodra, Termo de Santarem, cuja Escritura refere Lousada; de que se tira o quanto ElRey estimou esta filha, que nao fatisfeito com as merces, que lhe havia feito, lhe mandou passar Carta de humas herdades na Azambuja, que havia comprado a Mem Pires Entrida, que lhe deu de juro, e herdade para sempre; e della se vem no conhecimento, que sua mãy fora Elvira Esteves, que nao soubemos quando a pag. 178 do Tomo I. tratámos desta Senhora. Foy feita a Doação em Lisboa a 15 de Julho da Era 1312, que he anno de 1274. Do Conde D. Gonçalo achámos diversas memorias: no anno de 1276 confirmou com o titulo de Conde a Doação feita às Freiras de Santa Clara de Coimbra, e no seguinte o Foral de Castro Marim; e como hum dos principaes Senhores se acha confirmando em outras muitas Escrituras. Morto ElRey D. Affonso, logrou a mesma grandeza, authoridade, e officio com seu cunhado ElRey D. Diniz, que lhe fez novas merces; e nao se acha naquelle tempo outro mais poderoso Senhor, que o Conde D. Gonçalo Garcia, pelas muitas terras, coutos, honras, e Padroados, de que a sua Casa se compunha. Nao houve successão deste esclarecido consorcio; e sua mulher se achava já viuva no anno de 1286, em que fez o seu Testamento. Teve o Conde hum filho illegitimo chamado D. Joao Gonçalves de Sousa, que teve por filhos a Gonçalo Garcia, e Alva-RO ANNES DE SOUSA, de quem se não dá outra memoria. D.

12 D. MEM GARCIA DE SOUSA, que foy o segundo filho de D. Garcia Mendes de Sousa, em quem por morte de seu irmao D. Gonçalo Garcia recahio a grande Casa de Sousa. Foy Rico-homem de sangue em tempo delRey D. Assonso III., que lhe deu a herdade do Souto de Rebordãos; e se acha confirmando nas Escrituras daquelle Rey, e delRey D. Diniz, em cujo tempo possuhia a terra de Panoyas; e com este titulo confirma huma Doação no anno de 1250 a Esteva Annes. Casou com D. Gra-Liuro Velho das Li-nhagens, pag. 159 do cia Annes, filha de D. Joao Fernandes de Lima, o tomo 1. das Provas. Bom, e de sua segunda mulher D. Maria Paes Ribeira; e tiverao os filhos seguintes:

13 GONÇALO MENDES DE SOUSA, de quem o Conde D. Pedro diz, que foy alem mar, isto he a Conde Dom Pedro, tit. Jerusalem, a fazer penitencia, por se ter deshonestado com sua irmãa.

22. pag. 136.

- Joanne Mendes, que nao deixou succes-13 faő.
- 13 D. MARIA MENDES, que depois do caso referido casou com D. Lourenço Soares de Valadares, de quem nasceo D. Ignez Lourenço de Sousa, que foy mulher de Martim Affonso, filho del Rey D. Assonso III., progenitor dos Sousas, que chamarao Chichorres.
- 13 D. Constança Mendes de Sousa, que casou com D. Pedro Annes de Aboim, Senhor de Portel, Leiria, e Cintra, filho de Joao Pires de Aboim, Rico-homem, Mordomo mór delRey D. Tom. XII. Affon-

Affonso III., de quem nasceo D. Maria Paes Ri-BEIRA, mulher de D. Affonso Diniz, que succederao na Casa de Sousa, de quem deixámos feito mençao; e por ElRey mandar, que seus filhos usassem do appellido de Sousa, como herdeiros desta grande Casa, nos achámos obrigados a dar noticia da fua antiguidade, e grandeza.

#### CAPITULO II.

De Rodrigo Affonso de Sousa, Senhor de Arrayolos, e Pavia.

7 Poy fegundo na ordem do nascimento dos filhos, que nascerao do consorcio de D. Affonso Diniz com D. Maria Paes Ribeira, Rodrigo Affonso de Sousa, que foy Rico-homem em tempo delRey D. Pedro I.; e como tal se acha na Procuração, que o mesmo Rey deu a D. Martinho de Avelar, que foy Mestre da Ordem de Aviz, para celebrar hum Tratado de Paz entre os Reys D. Pedro de Castella, e D. Pedro de Aragao, a qual foy feita em Baleizao, Termo de Béja, na Era de 1399, que he anno de 1361; nella assina depois delle nesta ordem, como se vê na Escritura: Joao Lourencellaria del Rey D. Pe- ço Bubal, Cavalleiro, Guarda mor do dito Senhor Rey, e os honestos religiosos Gonçalo Martins, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Alvaro Gonçalves, Caval-

Torre do Tomb Chardro 1. pag 50.

Cavalleiro da Ordem de Aviz, e Vasco Fernandes Coutinho, e Vasco Martins de Bornes, Escudeiros do dito Senhor Rey. Logrou tambem o titulo de Vasfallo del Rey, como se vê na Carta de merce del-Rey D. Fernando das Villas de Arrayolos, e Pavia, onde diz: Mandovos entregueis a Rodrigo Affonso Chancellar. del Rey D. de Sousa, meu Vassallo as minhas terras Darrayolos, Fernando, pag. 7. e de Pavia, por guisa, que as tinha no tempo delRey meu Padre, ao qual as eu dou, que as tenha de mim, em comprimento da sua conthia. Foy feita em Santarem a 13 de Mayo da Era 1405, que he anno de 1367; e assim tinha, juntamente com sua mulher, comedoria inteira, que era huma certa quantia, que logravao as pessoas illustres naquelle tempo, em que tambem haviao outros Vassallos de menor qualidade, que tambem corriao com o nome de aconthiados, como se vê na Chronica del Rey D. Fernando, os quaes estavao escritos nos livros das Cameras dos principaes lugares do Reyno, para estarem prestes com suas armas, em toda a occasião de guerra, aos quaes os Reys davao o mesmo titulo de Vassallo, por privilegio, e especial merce, e o davao tambem aos Ministros de letras togados, que erao do despacho da Justica, e do Conselho, como ainda hoje vemos naquelles, a quem os Reys passão Alvarás, e os tomao por Fidalgos da sua Casa. Casou com Dona Violante Ponce, filha de D. Martim Annes de Briteiros, e de D. Branca Lourenço de Valadares; mas de seus filhos nao se acha noticia. Porém teve de Tom. XII. Gg ii Dona

ca del Rey D. João I. part. 2. cap. 144.

Dona Constança Gil, conforme affirma o Chronista Fernao Lopes, Chroni. Fernao Lopes, mulher solteira, e de qualidade; porque a nomea ElRey com Dom, quando perdeo os bens, por se passar a Castella.

GONÇALO RODRIGUES DE SOUSA, adiante.

FERNAO GONÇALVES DE SOUSA, e outros. Viverao em Castella.

GONÇALO RODRIGUES DE SOUSA, foy legitimado por Carta feita em Lisboa a 12 de Março de 1370, sendo seu pay casado. Foy Senhor, e Alcaide mór de Monçarás, por merce delRey D. Fernando, e delRey D. Joao I., que lhe deu o Castello de Portel, e outras terras. Foy tambem Alcaide mór de Marvaő. No tempo delRey D. Fernando foy a Castella com o Conde Joao Fernandes Andeiro a tratar o casamento da Infanta D. Brites com El-Rey D. Joao I. daquella Coroa. Por morte del Rey Dom Fernando, seguio algum tempo o partido da Rainha D. Leonor, com quem estava em Santarem, quando ElRey de Castella veyo àquella Villa, como se vê na Chronica delRey D. Joao I.; e depois tratando com o mesmo Rey, sendo Mestre, quando mandou a Armada de Lisboa para se ajuntar com a do Porto, lhe entregou o governo della, sem dar a razao, porque deixara a parte de Castella; e sómente refere, que chegando a Armada ao Porto, houvera indicios, que elle a queria entregar aos Castelhanos. Sendo Alcaide mór de Marvao mandou Gonçalo Rodrigues ao seu Tenente, que tomasse a voz

de

de Castella, a que acodio o Condestavel Dom Nuno Alvares Pereira; e elle se passou para Castella, onde foy Senhor de Safra, e outras terras; e de todos os seus bens fez ElRey merce a Mem Rodrigues de Vasconcellos, estando em Lisboa a 24 de Setembro de 1386; e no mesmo anno no primeiro de Março, estando em Chaves, sez merce dos bens, que sua mãy Dona Constança Gil tinha em Evora, e outras partes. Servio àquella Coroa, e acompanhou aos Mestres de Calatrava, e Santiago, quando em Andaluzia o Condestavel D. Nuno Alvares Pereira os derrotou, alcançando huma gloriosa vitoria. Refere-se, que casara em Castella com Dona Mayor, de quem os Nobiliarios não fazem outra alguma individuação da pessoa, ou familia: o que he sem duvida, que della nao ficarao filhos, e que houvera em D. Maria de Monforral, natural de Monçarás, illegitimos

9 Ruy de Sousa, com quem se continúa.

Luiz de Sousa, que morreo sem descendencia.

9 FERNAO DE Sousa, e outros, que viverao em Castella com o Conde de Benavente, dos quaes entende D. Luiz Lobo descendem os deste appellido Nobiliarios, de D Luiz em Castella: porém nos adiante mostraremos a af-mes de Figueiredo. cendencia dos Sousas de Castella.

Ruy de Sousa, querem alguns, que fosse legitimo, passou com seu pay a Castella, e por sua morte voltou para Portugal. ElRey D. João o recolhea

30au 1. part. 3. cap. 76. rag. 2 17.

Chronica del Rey Dom colheo por intervenção de seu primo D. Lopo Dias de Sousa, Mestre da Ordem de Christo, sem embargo, que o Chronista Fernao Lopes lhe chama Sobrinho. Foy Alcaide mór de Marvao, como seu pay. Achou-se com o mesmo Rey na Conquista de Ceuta, e lhe derao logo a guarda do postigo daquella Dita Chronica, cap. 89. sa, o qual elle defendeo valerosamente. Achou-se

Fag.272.

Cidade, a que ficou depois o nome de Ruy de Soucom o Conde D. Pedro de Menezes em muitas occasioens de honra, que alli houve; e tendo obrado accões, que acreditarao o seu esforço, se offereceo a ElRey para ficar naquella Cidade com quarenta homens armados, o que ElRey muito lhe agradeceo. Depois juntamente com seu filho, se achou em Tangere, em Setembro de 1439 naquella perigosa acção do palanque de Tangere. Casou com D. Isabel Ribeira, filha de Gonçalo Ribeiro, de quem teve unico

10 GONÇALO RODRIGUES DE SOUSA, que com seu pay se achou na famosa acção do palanque de Tangere, e acompanhou ao Conde D. Duarte de Menezes a Castella por mandado do Infante D. Pedro, Regente do Reyno, em soccorro do Mestre de Alcantara contra os Infantes de Aragao. Foy Commendador de Niza, Idanha, Alpalhao, e Montalvao, na Ordem de Christo, em tempo que os Commendadores nao casavao. Foy Alcaide mór de Portalegre, e Capitao dos Ginetes del Rey D. Affonso V. na guerra de Africa; e teve os filhos seguintes:

II RUY GONÇALVES DE SOUSA, que casou

coni

com Leonor da Guerra, natural de Leiria, de quem nao teve filhos; e em Elvira de Viveiros teve = 12 a GONÇALO DE SOUSA, que foy legitimado no Torre do Tombo, liv. anno de 1505, o qual parece ser o que servia em Al- 2. das Ligitim. del Rey D. Manoel, pag. 197. cacer com o Conde D. Duarte de Menezes, que o armou Cavalleiro, na occasiao de hum grande combate, que teve com os Mouros.

Luiz de Sousa, foy Commendador de Niza, da Idanha, e das mais que teve feu pay; Alcaide mór de Marvao, e depois Claveiro na Ordem de Christo, de que era Commendador, Fronteiro mór na Beira: havia sido Camereiro mór do Infante D. Henrique, e Governador da Cafa da Senhora D. Filippa fua fobrinha, que viveo em Almada; e ultimamente morreo, fendo Ayo do Senhor D. Manoel, depois Rey, e lhe succedeo Diogo da Sylva. Nao casou, e teve de Violante Rodrigues os filhos seguintes: = 12 SIMAO DE SOUSA, que passou a servir à India, e lá morreo em hum combate, junto a Malaca, com huma Nao de Turcos, com Diogo de Mello. = .12 ED. MARIA DE Sousa, que foy Camereira mór da Infanta D. Brites, como diz Diogo-Gomes de Figueiredo; e conforme Affonso de Tor- Nobiliarios, de Totres, res havia casado com Pedro Gomes de Avelar e e Figueiredo. Sampayo, de quem nasceo = 13 FERNANDO DE Sousa de Castellobranco, e D. Filippa, mu-

11 Diogo de Sousa, foy Commendador da Idanha na Ordem de Christo: nao casou, e teve os fillios

lher de Alvaro de Almada.

filhos seguintes: = 12 Duarte de Sousa, que passou a servir à India com Tristao da Cunha, e se achou na tomada de Oja; e tendo pelejado com valor, fahio muy ferido, e abrazado. Casou com Ignez Tavares, filha de Francisco Tavares, e de sua mulher Beatriz Vaz; e tiverao = 13 Antonio de Sousa, que morreo sem estado, = 13 e Simao DE Sousa, que foy Religioso. Casou segunda vez com Constança Orresda, com quem havia vivido, como nao devera; e tiverao = 13 a Diogo de Sousa, que servio em Azamor; e os Mouros o matarao em Sesta feira Mayor no combate dos Alcaides. mais de sua mulher = 13 a Braz DE Sousa, Fran-CISCO DE SOUSA, ISABEL, e FRANCISCA DE SOUsa, dos quaes nao fabemos descendencia. Houve em Filippa Bernardes a FRANCISCO DE SOUSA, que no anno de 1583 passou à India, onde foy morto, sem geração.

II JORGE DE SOUSA, que soy o quarto filho de Gonçalo Rodrigues de Sousa, de quem Diogo Gomes de Figueiredo refere, que dizem seus descendentes, que casara com D. Violante de Andrade, de quem lhe dá descendencia: porém D. Luiz Lobo, diz que fora Religioso de S. Francisco.

II ALVARO DE Sousa, que foy o ultimo de

seus irmãos, morreo de curta idade.

II D. ISABEL DE Sousa casou com Pedro Torre do Tombo, liv. Tavares, Alcaide mór de Portalegre; e sendo já ca-2. das Legie. pag. 168, sada, a legitimou ElRey D. Assonso V. em Agosto

e liv. 3. pag 59.

de

de 1460, sendo vivo seu pay, que a houve de Catharina Gonçalves, mulher solteira; e tiverao = \* 12 Gonçalo Tavares, adiante. = 12 Mar-TIM TAVARES, e JOAO DE SOUSA, sem descendencia. = 12 D. Brites Tavares casou com Manoel Dias, Almoxarife de Portalegre. = 12 Dona CONSTANÇA TAVARES, mulher de Joanne Mendes de Portalegre. = 12 D. Joanna de Sousa, que casou com Gaspar Vaz do Peral, de quem nasceo = 13 Nuno Vaz de Sousa, que casou com Francisca da Grãa, de quem teve = 14 Andre DE Sou-SA TAVARES, Commendador da Ordem de Aviz, que foy para a India, como refere Ruy Correa Lu- Nobiliario de Ruy Corcas. = \* 12 Gonçalo Tavares, foy Senhor de rea Lucas. Mira, que ElRey D. Joao II. deu a feu pay com as dizimas novas do pescado de Aveiro, e Esgueira, e a renda do Mordomado da Cidade de Coimbra, em satisfação de certos serviços. Casou com D. Catharina de Castro, filha de Diogo Lopes de Sousa, Mordomo mór delRey D. Affonso V., Alcaide mór de Arronches; e tiverao = \* 13 Simao de Sousa, de quem adiante se fará menção. = 13 MANOEL DE Sousa de Menezes, que morreo voltando da India. = 13 Francisco de Sousa Tavares, que foy Capitao de Calecut, Cananor, e Dio; e foy casado com Dona Maria da Sylva, filha de Joao de Mello da Sylva, de quem teve, além de Simao Ta-VARES, e Joao Tavares, que morreo das feridas, que recebeo na batalha de Alcacere, a D. MAGDA-Tom. XII. LENA

LENA DE VILHENA, mulher de D. João de Portugal; e a sua successão fica referida a pag. 802 do Tomo X. = 13 Belchior de Sousa Tavares, de quem adiante daremos noticia. 

13 THOME DE Sousa Tavares foy Commendador da Ordem de Christo; servio na India. Casou com D. Guiomar da Sylva, de quem teve Joao de Sousa Ta-VARES, Commendador na Ordem de Santiago, que morreo sem geração, e outros irmãos; e veyo a ser fua herdeira D. Guiomar da Sylva, que casou com Vasco de Sousa, de quem em outro lugar se fará menção. = 13 D. MARGARIDA, D. Anna, e D. MARIA, todas Religiosas. = \* 13 SIMAO DE SOU-SA TAVARES, III. Senhor de Mira, foy Estribeiro mór do Infante Cardeal Dom Affonso. Casou com D. Isabel da Fonseca, filha de Joao da Fonseca, Escrivao da Chancellaria, e da Fazenda delRey Dom Manoel, Senhor das Ilhas de Santo Antao, Corvo, e Flores, e de sua mulher D. Margarida de Alcaçova, de quem teve = \* 14 Francisco Tavares, com quem se continúa. = 14 Nicolao, e Pedro TAVARES, sem geração. = 14 D. Joanna, D. Ca-THARINA, e outras, Freiras. = \* 14 Francisco TAVARES foy Senhor de Mira, e da mais Cafa, que teve seu pay. Casou com D. Joanna da Sylva, filha de Francisco de Sá, Senhor de Aguiar, e Védor da Fazenda do Porto, e de sua mulher D. Isabel da Sylva, de quem teve = 15 a D. Joanna de Tava-RES, que casou com Manoel Correa Baharem, Sephor

nhor do Morgado da Marinha; e a sua successão sica escrita no Capitulo II. ¿. II. Parte III. do Livro XIII. pag. 57. Casou segunda vez com D. Joanna de Tavora, filha de Bernardim de Tavora, Reposteiro mór, e de fua mulher Dona Luiza Carneiro; e tiverao = \* 15 Pedro Tavares, adiante. = 15 Antonio Tavares de Tavora, Conego de Mafra na Sé de Lisboa, Esmoler mor, erudito, e muy versado na Historia, e Genealogia, que morreo pelos annos de 1651, de quem fizemos menção no Apparato desta Historia, num. 92. = 15 MARTIM Gonçalves Tavares, que morreo na batalha de Alcacere. = 15 Gonçalo Tavares, que casou com D. Joanna de Villalobos, de quem nasceo D. Francisca de Tavora, que casou com D. Joao de Menezes, Commendador de Santarem, como se disse a pag. 607 do Tomo IX. = 15 ESTEVAO TA-VARES, Cavalleiro de S. Joao de Malta. = 15 Ber-NARDIM DE TAVORA, Commendador da Ordem de Christo, casou com Dona Mecia Mascarenhas, de quem teve, entre outros filhos, a D. Joanna DE TAVORA, que foy herdeira, e casou com Luiz Freire, Commendador de Alfayates na Ordem de Christo, e foy sua segunda mulher, como deixámos referido no Tomo XI. pag. 505. = \* 15 Pedro Ta-VARES, que casou com D. Adriana de Sousa, filha de Francisco da Costa de Sousa Corte-Real, de quem teve duas filhas = 16 D. LEONOR TAVARES, mulher de Antonio Tavares seu primo com irmao, e Tom. XII. Hhii de-

depois de D. Jorge de Menezes; e de nenhum teve successão. = 16 D. Joanna Tavares, que morreo moça sem estado. = 15 D. Luiza de Tavora cafou com Pedro Guedes, VIII. Senhor de Murça, Governador da Cafa do Civel do Porto, e Védor da Fazenda delRey D. Filippe II. Achou-se na batalha de Alcacere, em que foy ferido, e cativo, depois de ter morto tres, ou quatro Mouros, em huma escaramuça, como refere Jeronymo de Mendoça, e diz que entre as feridas, que recebera, fora huma na garganta, de que tomou occasiao para se fazer mudo; assim em tres, ou quatro annos, que durou o seu cativeiro, nao fallou palavra. Deste matrimonio nascerao, entre outros filhos, = 16 D. Joan-NA DE TAVORA, que veyo a ser herdeira, e casou com Luiz de Miranda, Commendador de Cabeço de Vide, Estribeiro mór dos Reys D. Filippe III., e D. Filippe IV., de quem teve = 17 A Pedro Gue-DES DE MIRANDA, X. Senhor de Murça, Estribeiro mór, que casou com D. Maria Josefa de Mendoça; e a fua fuccessão deixámos tratada a pag. 440 do Tomo XI. = 17 Francisco de Miranda, que servio no Brasil, e casando com D. Maria Loba, nao teve successão. = 17 D. Luiza de Tavora, que casou com Aleixo de Sousa, Aposentador mór, de quem fizemos menção a pag. 777 do Tomo XI. = 16 D. MAGDALENA DE TAVORA, irmãa de D. Joanna de Tavora, casou com Dom Jorge de Mello, Commendador de S. Pedro de Gulfar, e Mestre-Salla

la delRey D. Joao IV., e foy fua primeira mulher, de quem teve. = \* 17 D. Pedro Joseph de Mello, adiante. = 17 D. Joao de Mello, que seguio a vida Ecclesiastica, e foy Prior de Santiago de Evora, Inquisidor em Evora, onde entrou a 13 de Julho de 1657; e levado do espirito da solidao, se recolheo na Serra da Arrabida, edificando a Ermida do Bom Jesus, onde esteve cinco annos com grande edificação; della o tirou a persuação delRey Dom Pedro II., que o nomeou Bispo de Elvas, de que tomou posse a 18 de Setembro de 1671. O mesmo Rey o promoveo ao Bispado de Viseo, de que tomou posse a 18 de Setembro de 1673, que regeo até o anno de 1684, em que foy promovido para Bispo de Coimbra, Conde de Arganil, de que tomou posse a 4 de Julho do referido anno, que governou com geral edificação; porque foy de huma exemplar vida, com costumes santos, grande compaixao dos pobres, que soccorreo geralmente com larga mao, porque forao immensas, e continuas as esmolas; assim deixou naquella Igreja faudofa memoria. Faleceo na Quinta de S. Martinho do Bispo a 28 de Junho de 1704. Jaz no Convento de Bussaco, de que soy insigne bemfeitor; e nelle se vêm muitas obras, que são hum testemunho da sua devoção, e do quanto estimava aquelle Santuario, em que com perfeita observancia se guarda a Regra da Madre Santa Therefa. = 17 D. Joseph de Mello, que foy Capitao de Cavallos, e depois tomou a Roupeta da Com-

Companhia; e durando pouco na vocação, passou a fervir à India. = \* 17 D. PEDRO JOSEPH DE MEL-Lo, que succedeo na Casa, soy Governador do Maranhao. Casou com D. Maria de Mendoça, filha de D. Antonio da Costa, Commendador na Ordem de Christo, e de sua mulher D. Magdalena de Mendoça; e tiverao = 18 D. Jorge de Mello, que morreo na batalha de Montes-Claros. = 18 D. An-TONIO JOSEPH DE MELLO, que lhe succedeo, e casou com D. Joanna de Tavora e Mendoça, como dissemos a pag. 441 do Tomo XI. = 18 D. Luiz DE MELLO, Commendador na Ordem de Malta, Governador de Evora, que teve illegitimo = 19 a D. CHRISTOVAO DE MELLO, Védor da Fazenda, e Governador do Estado da India, de quem fizemos menção a pag. 729 do Tomo XI., de que agora trataremos com mais individuação: foy havido em Dona Maria Arnao, natural de Evora. duas vezes, a primeira com Dona Pascoella Lucrecia de Mendoça, filha de D. Joao Chrysoftomo de Castro, e de sua mulher D. Luiza Francisca de Mendoça, teve hum filho, e huma filha. = 20 D. Joao Joseph de Mello, Capitao de Infantaria, que casou com D. Ignacia de Mendoça, filha de D. Francisco de Sottomayor, Capitao de Dio, Védor da Fazenda do Estado, Mestre de Campo do Terço de Goa, Governador de Moçambique, e de sua mulher D. Luiza de Menezes, filha de Manoel de Sousa de Menezes, Capitao de Damao, de quem tem, além

além dos dous filhos apontados no dito lugar, = 21 a D. HENRIQUE DE MELLO. = 20 D. JOANNA DE Mello, que casou com D. Lourenço de Noronha, Mestre de Campo de Goa, Governador de Moçambique, e depois Governador da India, de quem teve = 21 D. Luiz de Noronha, que no anno de 1745 veyo para o Reyno. Casou segunda vez D. Christovao de Mello, Governador da India, para onde passou no anno de 1690, e faleceo no de 1737, com D. Rosa Maria Manoel de Almeida, filha de Manoel Rabello de Almeida, e de D. Bernarda Henriques sua mulher, filha de D. Manoel Henriques, de quem nasceo = 20 D. Antonia Rosa de Mel-10, que casou com Dom Antonio Joseph da Costa, Capitao de Mar, e Guerra, que no anno de 1734 passou à India, filho de D. Antonio Estevas da Costa, Armeiro mór, e de sua mulher D. Magdalena Luiza de Mendoça, como se disse a pag. 443 do Tomo XI., de quem tem = 21 D. Joseph da Cos-TA; e assim reparamos com memorias, vindas da India, o que tinhamos escrito. = \* 13 Belchior de Sousa Tavares, filho de Gonçalo Tavares, foy Commendador na Ordem de Christo; servio na Indiá com bom nome. Cafou com D. Guiomar da Sylva Freire, filha de Gomes Freire de Andrade; e tiverao = 14 Joao de Sousa Tavares, que morreo sem successão. = 14 Manoel de Sousa, e PEDRO TAVARES, sem estado. = 14 JORGE DE Sousa, Religioso da Trindade. = 14 Gonçalo DE Sousa,

Sousa, da Companhia de Jesus. 

14 Andre' de Sousa, que morreo em hum combate na India. 

14 D. Guiomar da Sylva, que casou com Vasco de Sousa, como se dirá em seu proprio lugar.

de Aviles Tavares, de quem nao sabemos a succes-

saō.

11 D. MARGARIDA DE Sousa casou com Al-

varo Mendes Cerveira, sem geração.

11 D. GUIOMAR DE SOUSA, que foy a ultima filha de Gonçalo Rodrigues de Sousa, havida em Catharina Casada, que ElRey D. Affonso V. legitimou, e casou com Ruy Vaz de Siqueira; e por sua morte casou com Alvaro Barreto: e de seu primeiro marido teve = 12 Gonçalo de Sousa de Siquei-RA, que foy Thesoureiro mór da Casa de Ceuta, e casou com D. Brites de Sousa, filha de Fernando de Sousa; e tiverao = \* 13 Joao Rodrigues de Si-QUEIRA, adiante. = 13 Ruy Gonçalves de Si-QUEIRA, que foy Capitao de Maluco, e casou com D. Filippa de Castro, filha de Antonio de Castro, de quem nasceo D. MARIA DE CASTRO, mulher de Manoel Soares Barbofa. = 13 Pedro VAZ DE SI-QUEIRA, DIOGO DE SIQUEIRA, e D. ISABEL, dos quaes nao fabemos estado. = \* 13 Joao Rodri-GUES DE SIQUEIRA casou com D. Catharina Rabello; e tiverao = \* 14 Nicolao de Siqueira, adiante, e outros sem estado. = 14 D. MARIA DE SOUSA, que foy primeira mulher de Sancho de Tovar, de quem

quem teve algumas filhas, que forao Freiras no Convento da Rosa de Lisboa. = 14 D. Brites de Sousa casou com Pedro de Mesquita, Fidalgo da Casa Real, Governador de Arzilla, de quem nasceo = 15 D. Luiza de Mesquita, mulher de Jeronymo Rodrigues Mialheiro, de quem teve, entre outros filhos, = 16 a Jorge de Mesquita, que veyo a succeder no Morgado de Palhaes de seu avô: foy Governador, e Capitao General de Cabo-Verde no anno de 1651. Casou com D. Francisca de Tavora, filha de Simao de Sousa e Tavora, Commendador de S. Pedro de Torrados, e de Sifaens, na Ordem de Christo, e de Maria de Brito sua segunda mulher, que recebera, estando para morrer; e tiverao = \* 17 a Simao de Sousa de Tavora, adiante. = 17 JERONYMO DE SOUSA DE TAVORA, e D. LUI-ZA DE TAVORA, Freira na Esperança de Lisboa. \* 17 SIMAO DE SOUSA DE TAVORA foy Capitao de Mar, e Guerra, e Capitao mór das Naos da India no anno de 1674, Commendador de Torredeita na Ordem de Christo. Casou com D. Luiza Catharina de Mello, filha de Luiz Godinho de Sousa, Superintendente da Coudellaria de Setuval, Fidalgo da Cafa Real, e de sua mulher D. Catharina Luiza de Mello; e tiverao = 18 Manoel de Sousa e Ta-VORA, que foy seu successor, e Commendador de Torredeita na Ordem de Christo, e Capitao de Cavallos de hum dos Regimentos da Guarnição da Corte, que faleceo a 23 de Fevereiro de 1736. = 18 Jor-Tom. XII. GE

GE DE SOUSA E TAVORA, D. MARIA DE TAVO. RA, mulher de Filippe Lopes Correa seu parente, e D. FRANCISCA. = \* 14 NICOLAO DE SIQUEIRA casou com D. Filippa de Sousa, filha de Antonio de Soufa de Abreu, e de D. Maria de Brito fua mulher; e tiverao = \* 15 Joao Rodrigues de Sousa de Siqueira, adiante. = 15 Martin Affonso, GASPAR, e GONÇALO DE SOUSA, dos quaes não sabemos geração. = 15 Antonio de Siqueira, Religioso da Ordem de S. Francisco. = 15 D. MA-RIA DE Sousa, que casou com D. João de Sousa, fem geração. = \* 15 João Rodrigues de Sou-SA DE SIQUEIRA, que casando com D. Margarida de Palhaes, teve entre outros filhos, = 16 a Luiz DE SIQUEIRA, que cafando na India com D. Antonia de Abreu, tiverao = 17 a Pedro de Sousa DE SIQUEIRA.

#### CAPITULO III.

De D. Diogo Affonso de Sousa, Rico-homem, Senhor de Mafra.

7 Ntre tanta antiguidade nao se póde averiguar como sendo D. Diogo Assonso de Sousa o terceiro silho do consorcio de D. Assonso Diniz, e de sua mulher Dona Maria Paes Ribeira, veyo elle a succeder em toda a grande Casa de seus

pays, e avos; porque foy Senhor da Povoa, de Sal- Chantellar. del Rey D. vador, Ayres, e outras terras, Senhor de Mafra, João I. liv. 2. pag. 122. Ericeira, e Enxara dos Cavalleiros, por Doação que lhe fez fua tia D. Maria Annes de Aboim, irmãa de seu avô materno D. Pedro Annes, Senhor de Portel, que foy Senhora destas terras; e nao tendo filhos de seus dous maridos, como fica referido, fez o seu Testamento em 30 de Julho de 1337, e deixou os seus bens a sua sobrinha Dona Maria Paes Ri- nhagens, pag, 160 do beira, e a seus filhos, dos quaes veyo a ser succes- tomo 1. das Provas. for universal Dom Diogo Affonso de Sousa, que fa- pag. 39. leceo em Coimbra a 18 de Novembro do anno de Lousada na Casa de 1344, donde foy levado para a Igreja de Mafra, Diogo Gomes, aonde está a sua sepultura, sustentada sobre seis pilares de pedra, da banda direita, com o letreiro seguinte:

Livro Velho das Li-Conde D. Pedro, tit. 7. Soufa.

Aqui jaz D. Diogo de Sousa, Senhor que foy desta Villa, e se passou em Coimbra a 18 de Novembro da Era 1 3 8 2.

que he o anno referido. Casou com Dona Violante Lopes, a quem ficou o Senhorio de Mafra, e da Ericeira, que ElRey D. Pedro lhe tirou, e logo lhe restituîo, em consideração de ser patrimonio da sua Cafa, em virtude do contrato, e troca da Villa de Portel, que fez ElRey D. Diniz com D. Maria de Aboim : porém depois de restituida, viveo pouco, Tom. XII. Ii ii e mor-

e morreo pelos annos de 1365. Era filha de Lopo Fernandes Pacheco, Senhor de Ferreira de Aves, Rico-homem, e Mordomo mór delRey D. Pedro I. fendo Infante, e de Dona Maria Gomes Taveira sua

mulher; e tiverao os filhos, que se seguem:

8 LOPO DIAS DE SOUSA foy Alcaide mór de Chaves, Rico-homem, e Senhor de Mafra, e das mais terras, na menoridade de D. Lopo Dias de Sousa seu sobrinho. Foy casado com D. Brites, ainda que se ignora de quem fosse filha, nem menos a familia: porém que fosse casado, nao padece duvida; porque consta do seguinte Documento: Dom Fernando, c. Faço Saber, que Lopo Dias de Sousa, Rico-homem, meu vassallo, e D. Brites sua mulher, me enviarao dizer, que elles quando se ajuntarao por casamento, que o dito Lopo Dias prometera arras à dita Dona Brites tres mil livras de dinheiro, pelas quaes ficarao por fiadores ElRey meu Padre, a quem Deos perdoe, com outros fidalgos, e dizia, que ella de seu prazer, e da sua livre vontade, the havia por quites as ditas tres mil livras, que the assim dera em arras, e lhe quitava seus fiadores daqui para sempre, com tal condição, que o dito Lopo Dias the fizesse Carta da metade de todos os bens, que ora avia, e que ella lhe faria outra Carta de ametade dos seus bens, vc. Dada em Lisboa a 7 dias de Junho da Era 1407, que he anno 1369. Não teve fuccessão, e parece morrera no anno de 1373; porque a 7 de Dito Livro 1. pag. 132. Agosto deste anno sez o mesmo Rey merce a Dom

Henri-

Livro 1. da Chancellaria del Rey D. Fernando, pag.42.

Henrique Manoel seu tio, Conde de Cea, e Cintra, da dita Alcaidaria mór.

8 D. Branca Dias de Sousa, por ausencia de seus irmãos soy Senhora, e Administradora de Mastra, como consta de huma Carta delRey D. Pedro para os moradores daquella Villa, seita a 7 de Abril da Era 1403, que he anno de 1365; e nao temos outra memoria da existencia, mais que a referida Carta, produzida por Gaspar Alvares de Lousada.

8 ALVARO DIAS DE Sousa, que occupará o

Capitulo seguinte.

#### CAPITULO IV.

De Alvaro Dias de Sousa, XVI. Senhor desta Casa.

Succedeo na Casa de Sousa pelos annos de 1344, de que soy XVI. Senhor Alvaro Dias de Sousa, e tambem de Mastra, Ericeira, e outras terras, e Rico-homem: porém toda esta grandeza logrou pouco tempo, por se ausentar do Reyno, e morrer sóra delle, por temor del Rey D. Pedro, que arrastado de huma paixao amorosa, vivia, como nao devera, com illicito trato de huma mulher, por quem Alvaro Dias inconsideradamente, com satal desacordo, poz a El Rey na desesperação de vingar hum ciume, fazendo-se reo da indignação do Principe,

Principe, pelas circunstancias, com que faltava ao decóro devido à Magestade; porque se nao devia embaraçar em cousa tao delicada, e que tem sido só em leve suspeita motivo de fataes ruinas. Era casado com D. Maria Telles de Menezes, a qual depois no anno de 1377, por morte de seu marido, casou com o Infante Dom João, como dissemos no Livro XIII. Capitulo I. pag. 615 do Tomo XI., irmãa da Rainha D. Leonor Telles. Erao filhas de Martim Affonso Telles de Menezes, Rico-homem, Mordomo mor da Rainha D. Maria, mulher delRey D. Affonso XII. de Castella, e de D. Aldonça de Vasconcellos; e desta esclarecida uniao houve dous silhos, ainda que os Nobiliarios fazem sómente menção, do que logo trataremos: porém consta da lista das comedorias de Grijó, que em 27 de Junho do anno de 1365 mandou fazer ElRey D. Pedro I. E por ser esta huma das mais notaveis antiguidades do Reyno, que comprehende toda a Nobreza, daremos alguma noticia della, pois o erudito Gaspar Alvares de Lousada assirma nao encontrar outra mayor, e por pertencer a D. Maria Telles, nos dilataremos em sua narração. Era o seu titulo: Copia da lista das Comedorias de Grijó, que está no Tombo, que mandou fazer ElRey D. Pedro, e diz:

Estes são os naturaes sidalgos, que ora o Mosteiro ha, que ora são vivos, primeiramente Ricos-homens, o Conde Dom João Assonso, e tres silhos seus, e Dona Maria Telles, que he casada

casada com Alvaro Dias de Sousa, v.c.

Havia no Mosteiro de Grijó, e outros, comedorias Lousada, capitulo de cada anno para os naturaes, e Padroeiros delles, def- Dom Alvaro Dias ae cendentes daquelles primeiros, que o fundarao, e dotarao: no de Grijó possuía D. Maria Telles parte do Padroado, pelo que tinha ração, ou pitança inteira no dito Mosteiro, e outros seus parentes, e alguns de seu marido. Nestas listas se nomeavao em primeiro lugar os Ricos-homens, e as Ricas-Dónas, que erao suas esposas. No segundo os Infanções, e depois os Cavalleiros, e Escudeiros de sangue; e nestas classes estava naquelles tempos dividida a Nobreza do Reyno, como vemos na Introducção do Nobiliario, do Conde do Conde D. Pedro, nas palavras seguintes: A septi- D. Pedro. ma por saberem de quaes Mosteyros (falla dos Fidalgos) são naturaes, e bemfeitores. E no Livro Ve- Livro Velho das Litho das Linhagens declara, principiando: Em nome nhagens, pag. 145 no de Deos: Amem. Por saberem os fidalgos de Portugal, de que linhagem vem, e de quaes terras, e de quaes coutos, honras, e Mosteiros, e Igrejas, sao naturaes, v'c. E logo adiante diz: E muitos sao naturaes, e padroens de muitos Mosteiros, e de muitas Igrejas, e de muitos coutos, e de muitas honras, e de muitas terras, e que o perdem com a mingoa de saber de qual linhagem vem. E outros se fagem naturaes de muitos lugares, onde nom som; perque de lo tempo delRey Dom Affonso, que reinou longamente, forad muitos ricos homens, e Infançoens, que ora poremos por Padroens, onde descendem os filhosdalguo. Em

tempo

tempo deste Rey foy Dom Egas Gomes de Sousa, e Dom Gonçalo Tratamires da Maya. De forte, que os Ricos-homens era a primeira dignidade do Reyno, a que se seguiao os Infanções, como já dissemos no Prologo das Memorias dos Grandes de Portugal, de cujo Reyno forao os referidos, as principaes cabeças, e pedras fundamentaes da Nobreza, que vemos no nosso Reyno, e em toda Hespanha, e muitas partes fóra della. Dá principio à lista de Grijó com D. Joao Affonso, e com D. Maria Telles; e continúa com vinte e tantas pessoas de sangue esclarecido, e generoso, todos da cathegoria dos Ricos-homens; depois os Infanções, Cavalleiros, e Escudeiros de linhagem, com divisoens, e titulos separados, em que levavao em cada anno, pelo direito do Padroado, juas porções arbitradas, humas mayores, outras menores.

Fora o estas comedorias, ou rações, muy estimadas dos Fidalgos, Padroeiros, e naturaes dos Mosteiros; de sorte, que os Grandes, Ricos-homens, e Infanções, que as nao tinhao nelles, as procuravao por todos os meyos, algumas vezes à força, com Cartas dos Reys, como foy D. Alvaro Pires de Castro, o Velho, que alcançou tella no Mosteiro de Grijó, Vasco Martins de Sousa, e D. Violante, mulher de Rodrigo Assonso de Sousa, &c. Estas taes comedorias, que se tinhao como prerogativas da grandeza, e distincção de sangue illustre, assim como pelos Padroeiros, como pelos descendentes daquelles, que os fundarao,

darao, e dotarao, estendendo-se tambem por vinculos, e allianças; e se multiplicavao em tao grande numero, entrando alguns por affinidade, e outros por bemfeitores, que nao podiao os Religiosos cumprir com os encargos, e obrigações espirituaes, com que no principio forao dotados; assim padeciao muito detrimento, além das vexações, que lhes faziao nas

fuas annexas, e caseiros.

Havia sido Fundador de Grijó D. Soeiro Formariz, e o accrescentou em rendas seu filho D. Nuno Soares, reynando ElRey D. Affonso VI., como diz o Conde D. Pedro; e quando se mandou fazer a conde D. Pedro; lista, constava ter duzentos e oito Padroeiros; e na Abbadia de Monte Longo, que mandou fazer El-Rey D. Affonso IV., pelas inquirições, que entao se tirarao, se acharao duzentos e setenta e tres Padroeiros, que como erao os mais poderosos, naturaes das terras, e outros por allianças, e casamentos com os mesmos Padroeiros, derao occasião a grandes queixas, com outras que tinhao precedido os Religiosos de outros Conventos daquella Provincia de Entre Douro e Minho, pelas extorsoens, forças, e violencias, que com elles haviao praticado, comendo por muitos dias com seus criados, e familiares dentro nelles, e nas suas Igrejas annexas; nao só com detrimento, oppressaó, e damno, mas ainda com escandalo dos Religiosos, e da Clausura. E porque a estas extorsoens se ajuntavao outras, que faziao nas Cameras, Casaes, Quintas, e propriedades dos Ca-Tom. XII. bidos, Kk

bidos, e Prelados do Reyno; porque elles entendiao, que tudo se lhe devia por respeito do Padroado, adquirido pela fundação, e doação, conforme o Direito Canonico, sem limitação; abusavão daquella regalia de forte, que nao bastando as queixas, que os Ecclesiasticos fizerao diante dos Reys, as levarao a Roma aos Summos Pontifices; o que fizerao huma vez por quarenta artigos, dados pela Cleresia, e Prelados do Reyno contra as Justiças Reaes; e por outra vez por onze artigos, todos a fim da immunidade, e liberdade das Igrejas, os quaes se guardao na Torre do Tombo; de que resultou o Papa Nicolao IV. passar huma Bulla dirigida a ElRey D. Diniz, que principia: Niculaus Episcopus, servus servorum Dei. Charissimo in Christo Filio Dionisio Regi Portugaliæ illustri salutem, & Apostolicam convertionem. Hi sunt articuli exprimentes aliqua de iis super quibus Abbates, Priores, & Conventus Monasteriorum Sancti Benedicti, & Sancti Augustini Ordinum, & Rectores Ecclesiarum in Regno Portugaliæ per Bracharensem, & alias Diaceses, specialiter inter Dorium, & Minium constituti, se à Baronibus, & aliis nobilibus ejusdem Regni graves injurias, opressiones multiplices, immensa gravamina sustinuisse diutius, & adhuc quasi continuo sustinere queruntur, &c. E tratando das desordens, e vexações, que faziao os Padroeiros, pois nao podendo os leigos dispor dos bens Ecclesiasticos, os Baroens, e Fidalgos do Reyno, com o pretexto de hum Estatuto del Rey D. Assonso (he

(he o III.) de gloriosa memoria, pelo qual permittio, que podessem pedir os Padroeiros aos Mosteiros, de que erao naturaes, em tres dias do anno de comer pela regalia do Padroado. Abufando de forte, que elles Baroens não sómente o faziao, mas ainda para mayor oppressa comiao nas Igrejas, Capellas, e annexas, com suas mulheres, filhos, criados, escravos, e com todos os mais da sua familia, e serviço, até com os caens de caça, e do monte, deixando-se estar de assento nellas; trazendo algumas vezes outras pessoas em sua companhia, nao sendo herdeiros; gastando, e consumindo a fazenda, e as rendas dos ditos Mosteiros, e Igrejas, e outras de-

masias, que estranha o Papa.

Esta Bulla, e outras admoestações, que os Papas enviarao aos Reys sobre as queixas referidas, mandarao elles remediar com Leys, Decretos, e graves penas, para que nao houvesse o Padroeiro cada anno em o Mosteiro, ou Igreja, de que fosse natural, mais que huma limitada porção, depois de constar do rendimento de cada hum dos Mosteiros, feito judicialmente por ordem dos Ministros de justiça. ElRey Dom Pedro commetteo a diligencia do Mosteiro de Grijó a Assonso Rodrigues seu Vassallo. O infigne Gaspar Alvares de Lousada, laborioso investigador das antiguidades do nosso Reyno, nao encontrou no Cartorio de Grijó a ordem, que se teve com a reformação das comedorias daquella Casa: porém infere qual ella seria por outras semelhan-Tom. XII. Kkii

tes de outros Conventos; porque a Payo de Meira, Meirinho mór de Entre Douro e Minho, por El-Rey D. Affonfo IV. se commetteo a diligencia de arbitrar as rações, e comedorias de S. Gens de Monte-Longo, cujo Original, diz Lousada, está no Archivo da Collegiada de Guimaraens, por lhe ser annexo in perpetuum, a qual lançaremos aqui para satisfazer à curiosidade dos estimadores das antiguidades, e diz assim:

"Dom Affonso por graça de Deos, Rey de "Portugal, e do Algarve, a vós Pay de Meira, meu "Meirinho mór entre Douro, e Minho, faude. Sa-, bede, que o Mestre Escholla do Porto, e Abbade , da Igreja de S. Gens de Monte Longo, me enviou ,, dizer, que a dita sa Igreja hâ muitos naturaes, e ou-, tros muitos emcarregos, pella qual rezao diz, que " se nao póde manter no temporal, e no spiritual nao " se faz nella serviço de Deos assi como cumpre, e ,, emviar-me pedir por merce, que lha mandasse tau-" sar, e eu vendo o que me pedia, tenho por bem, ", e mando-vos, que façades, porante vôs vir o Pro-, curador dos fidalgos, fe o hi hâ, e fe o nao hâ, , que lhe digades, que o fação, e vôs com esse Pro-,, curador ide à dita Igreja, e com esse Procurador sa-"bede as rendas, que hâ essa Igreja, e outro si os "naturaes, e outros emcarregos, e se achardes, que , he para tausar, vôs tausade-a, segundo hê conhe-" do no Degredo, por tal guisa, que se possa manter "no temporal, e no espiritual, e se possa hi saler o ,, fervisso

"fervisso de Deos, assi como deve. E se por ventu-"ra hi non quiser hir o Procurador dos sidalgos, vós "ide hi, e chamade o Juiz, e o Tabelliom da terra, "e dous, ou tres naturaes a essa Igreja de mais perto, "e sabede a verdade, e tausade-a pella guisa, que "dito hê unde al non saçades, e o dito Abbade, ou "algum por el tenha esta Carta. Dante em Coin-"bra, 18 dias de Novembro. El Rey o mandou por "Afsonso Esteves, e por Mestre Pedro das Leys seu "Vassallo, Francisco Lourenço a sez, Era de 1376,

que he anno de 1338.

ElRey D. Diniz mandou passar outra Carta se-melhante para se taxarem as comedorias do Mosteiro de S. Martinho de Tibaens, e S. Joao de Alpendora-da: parece se devia praticar com a mesma formalida-de, mandando-se passar Provisão para o Mosteiro de Grijó, pelas queixas dos Priores, e Religiosos; porque tinhão sobido naquelle tempo a tao grande numero os Padroeiros, que chegavão a duzentas pessoas. Foy feita a Inquirição de S. Gens (e nas demais) com o Juiz, Tabellião da terra, e com tres Fidalgos, Padroeiros mais visinhos; e achando-se que lhe erao devidas as comedorias, se ordenou se pagassem. A lista de Grijó, de que sizemos menção, além de D. Maria Telles, e seus dous silhos, como dissemos, continúa.

"E Joanne Affonso, o Moço, comedoria in-"teira, e D. Leonor, sa Irmãa, que he casada com "João Lourenço da Cunha, e D. Fernando de Cas-

"tro, e D. Joanna să Irmãa, e D. Alvaro Pires de "Castro por força por Carta delRey, e Dom Marti-, nho, filho que foy de D. Joanna Affonso de Albu-" querque, e Vasco Martins de Sousa, por Carta ", delRey, e hâ dous filhos, e hum hâ nome Martim "Affonso, e a filha hâ nome D. Brites, e D. Marga-, rida de Sousa, e Dona Brites, sâ filha, que casou , com Henrique Manoel, e tres filhos, que ficarao " de Martim Lourenço da Cunha, e Lopo Dias de "Sousa, e Dona Branca sâ irmãa, e Dona Maria de "Sousa, casada com Ruy Vasques, e hao dous si-"Ihos, e Rodrigo Affonso de Sousa, e D. Violante " să mulher por Carta delRey, e huma filha de Es-"tevao Lopes, que casou com Fernao Assonso, e "D. Aldonça, mulher que foy de Martim Affonso "Tello, Irmao do dito Conde. Somao vinte e oi-"to Ricos homens, que hao comedorias inteiras, e , dez hao de haver o terço. Seguem-se os nomens " dos Infançoens, que sao por todos cento e seis, " destes, sincoenta e hum hao de aver as comedorias "inteiras, e os sincoenta e sinco o terço sómente. " Aos Infanções seguem-se os Cavalleiros, e os Escu-" deiros de linhagem, dos quaes fincoenta as haviao " de levar inteiras, e os vinte e sete, do terço. "

He esta lista de comedorias a mais copiosa, que se conhece de pessoas de tanta distinças; mas como era copia, padeceo algumas equivocações de quem a escreveo: porém nas he cousa que altere a essencia, como dizer eras vinte e oito, sendo trinta e oito, e

outras semelhantes, que nao mudao, nem alterao esta tao estimavel antigalha: nellas nao se guardava a ordem do nascimento, senao, ao que parece, conforme lembrarao, pois vemos, que D. Maria Telles está em primeiro lugar, que sua irmãa Dona Leonor Telles, que era mais velha, e já cafada com João Lourenço da Cunha; e na mesma fórma Rodrigo Affonso de Sousa, e Lopo Dias, e Dona Branca de Sousa. Deve-se saber, que nenhum filho na vida de seu pay, e da mãy, vencia mais que o terço da comedoria, como se tira da taxa, que se fez para o Mosteiro de Alpendorada, e na Abbadia de S. Gens de Monte-Longo. As palavras de huma, e outra, são as feguintes: Item mando, que dem aos filhos naturaes, em quanto os Padres forem vivos, o terço do que dao aos Padres, e partao-na todos entre si, e isto lhes dem huma vez no anno, e no maes desde sete dias deste Março, que ora anda em diante, e assi em cada hum anno.

Em tempo del Rey D. Affonso III. corria isto com mais rigor: consta dos Artigos, e Leys, que se sizeras nas Cortes geraes, que celebrou dos Tres Estados do Reyno na Villa de Guimaraens na Era de 1297, que he anno de 1259, que Lousada vio no Cartorio dos Mosteiros de Poderozo, Paço de Sousa, e Torre do Tombo: Item os silhos lidimos, nas peças algo nos Mosteiros, nem nas Igrejas dementes seus Padres, e sas Madres delles vivem. Os illegitimos em razas do defeito do nascimento, nas venças,

ciao, nem se lhe dava cousa alguma; mas sim aos que erao legitimados pelos Reys para succederem nos bens de seus pays; assim se dispoz nas ditas Leys acima referidas: Item os filhos das Barragaens nao vao ao Mosteiro, nem à Igreja, nem aos testamentos; se nao forem recabados em bens de seus Padres, asse como filhos lidimos. E nesta conformidade se mandou tambem na segunda taxa, que se fez no Mosteiro de Tibaens no tempo del Rey Dom João I. (no qual se acabarao, e extinguirao todas as comedorias dos Mofteiros) pelos Padroeiros se levantarem, nao querendo estar pela taxa del Rey D. Diniz, e nella se dizia: E os que nao forem lidimos, nem de robora nao ajao cousa alguma. Robora vinha a ser os que não erao já mancipados, e nao contavao vinte e cinco annos, conforme ao Direito, e por isso diz robora, palavra antiga deduzida de robur, e dizendo: nem de robora, como se dissesse a idade varonil. Forao estas comedorias reduzidas a dinheiro, fazendo-se a conta às viandas guisadas, que se davao nos Mosteiros: pelo que se reduzirao, e taxarao, em se dar cada anno trinta foldos no mez de Setembro aos Ricos-homens, e quinze ao Infanção, e nove ao Cavalleiro armado, e outro tanto ao Cavalleiro guizado. Significava esta palavra antiga guizado, aquelle que estava prompto para fahir publico ao campo a qualquer recto duello, ou desafio, provocado por outrem, em defensa da propria pessoa, honra, e patria. Nesta fórma se davao as taes comedorias no tempo delRey D. Affonfo

fonso III., sendo primeiro orçada a renda do Mosteiro, e conforme a ella se pagava. He certo, que no reynado delRey Dom Affonso IV. na Abbadia de S. Gens havia Infançao, que levava vinte soldos: porém he porque nao havia entao Rico-homem, como da mesma taxa consta; e assim o Cavalleiro recebia dez, e a Dóna, que aqui se entende a viuva, meyo maravedî, ou morabitino; e o Escudeiro, que nao estava acostado a Senhor algum, a quarta parte da dita moeda. Nao pareça, que maravedì era moeda de infimo preço; porque erao estes dos velhos, que geralmente corriao no Reyno; affim tinha cada hum quarenta e dous e meyo, como declara ElRey Dom Manoel no Foral, que mandou dar à Villa de Chaves, que está a pag. 45 dos livros dos Foraes de Tras os Montes, para se haverem de pagar os direitos Reaes, a razao de cada maravedì velho pelo Foral delRey D. Diniz, dado à mesma Villa. No Foral de Thomar, que está a pag. 39 dos Foraes novos da Estremadura, dado por ElRey D. Manoel, se vê outra prova do seu valor; porque manda, que sessenta respondao a cento e oito reis do Foral velho. Assim segundo esta conta, que nao padece duvida, por ser ordenada nos Foraes para pagamento das rendas Reaes, se vê a differença do dinheiro, e a que faziao os Ricos-homens aos demais Fidalgos, e ainda aos Infanções, que tinhaõ quinze foldos, e os Ricos-homens haviao de comedoria trinta. Esta digressao, como de materia nao commua, me pareceo Tom. XII. precisa, precisa, por tocar a D. Maria Telles, e a seu marido Alvaro Dias de Sousa, de cujo esclarecido conforcio nasceras dous silhos

- 9 N. . . . . DE Sousa, de quem os Nobiliarios nao fazem menção, e consta do que deixamos referido.
- 9 D. Lopo Dias de Sousa, que occupará o Capitulo V.

#### CAPITULO V.

### De D. Lopo Dias de Sousa, Mestre da Ordem de Christo.

Pixámos advertido nos Capitulos anteriores na veneravel antiguidade da Cafa de Soufa, a fecundidade com que produzio claros Varoens, que a elevarao a tal grandeza, que merecerao ferem aflociados no Templo da Heroicidade, coroados de infignes louros entre os famolos Capitaens, que celebra a fama; o que tambem confeguio pelo feu valor, e pelo feu efclarecido nafcimento D. Lopo Dias de Soufa, filho de Alvaro Dias de Soufa, e de D. Maria Telles de Menezes, que foy o fucceffor dos Estados desta grande Cafa. A anticipada morte de feu pay o deixou de curta idade, debaixo da tutella de sua esclarecida mãy D. Maria, que o creou com grande ostentação, para que o conhecimento

da propria grandeza fosse estimulo do exercicio das virtudes, de que se soube com vigilante cuidado ornar D. Lopo; porque logo se começou a distinguir, de sorte, que veyo a conseguir immortal nome na historia.

Era D. Maria Telles irmãa de D. Leonor Telles, a quem a occasiao de huma visita, que lhe sez à Beira, a deu a ElRey Dom Fernando para se lhe entregar com desmedida paixao, da qual deu parte a D. Maria sua irmãa, e a sez medianeira deste negocio, que ella manejou com tal felicidade, que sem larga demora, se pôde coroar Rainha, effeituandose aquella Real voda. Naquelle tempo, em que a Rainha se via obrigada dos obsequios de sua irmãa. succedeo vagar o Mestrado da insigne Ordem da Cavallaria de Christo por morte de D. Nuno Rodrigues, e por intercessa da Rainha, o deu ElRey a D. Lopo Dias de Sousa seu sobrinho; e foy o VIII, que occupou esta grande Dignidade, que lhe administrou sua may, como tutora de todos os bens da sua Casa; e conservando na honestidade o amor, com que vivera com seu marido Alvaro Dias, que morreo em Castella, como fica dito, determinou de o trasladar, para cujo effeito lhe emprestou a Rainha sua irmãa certas fommas de dinheiro : porém já efquecida das obrigações, que lhe devia, em ser ella a causa da sua elevação ao Throno de Portugal, a constrangeo com tal aperto à satisfação, que precisada, vendeo as Villas de Mafra, Ericeira, Enxara dos Cavalleiros, e Tom. XII. Llii Ulme-

Ulmerinho, que tudo lhe comprou Gonçalo Rodrigues de Sousa, primo de seu marido, que alguns tempos foy Senhor das ditas terras, até que se pas-Chancellar. del Rey D. sou a Castella; e depois El Rey D. Joao I. as deu ao Mestre Dom Lopo Dias de Sousa, que antes de ter aquella Dignidade, entre as mais terras, que possuía, foy Senhor de Linhares, por merce delRey D. Fer-

nando no anno de 1372.

Já deixámos referido no Capitulo I. do Livro XIII. pag. 615 do Tomo XI. como o Infante Dom Joao casara com Dona Maria Telles de Menezes, e a infelicidade desta uniao, acabando tragicamente, sem mais culpa, que a ambição, com que o Infante seu marido se cegou das machinas urdidas pela Rainha D. Leonor, com que perdeo a liberdade, e as esperanças, que podera ter de reynar. Intentou o Mestre vingar briosamente a innocente, e mal merecida morte da Infanta sua mãy, e com seus tios, e parentes, feguio ao Infante, que já temeroso de se nao poder livrar, se passou a Castella, como temos referido em seu proprio lugar.

No anno de 1383 passou a Infanta D. Brites a ser Rainha de Castella, casando com ElRey Dom Joao I. daquella Coroa; e o Mestre Dom Lopo foy hum dos Senhores, que entaő a acompanharaő até à Seguio-se a 22 de Outubro do mesmo anno a morte delRey D. Fernando, e com ella as revoluções do Reyno; sendo seu desensor, e Governador D. Joao, Mestre da Ordem de Aviz, que se oppoz à

entrada,

Fernando, liv. 1. pag. 92.

entrada, que no anno seguinte sez ElRey de Castella com o seu Exercito no nosso Reyno pela Provincia da Beira, a quem feguirao logo alguns Fidalgos, e depois muitos mais contra o Mestre de Aviz. Chegou a Coimbra, e dahi passou a Thomar, onde estava o Mestre de Christo; e sentio em extremo o nao se passar ao seu serviço D. Lopo, que com a Rainha sua mulher estava em tao estreito gráo de parentesco: porém o Mestre de Christo, que conforme o Chronista Fernao Lopes, estava na resolução de seguir a del Rey D. João 1. sare ElRey, mudou do parecer, em que se achava, briosa, e generosamente, e com admiravel resolução, abraçou o partido do Mestre de Aviz, a quem já o grande Condestavel D. Nuno servia; assim sem que o embaraçasse o estreito parentesco, que tinha com as duas Rainhas, fendo sobrinho de huma, e primo com irmao de outra, prevaleceo para elle o interesse da Patria, que nao queria ver sogeita a disserente dominio; detido algum tempo na Villa do Pombal, começou a executar na defensa do Reyno gloriolas acções, em que tomou a Villa de Ourem, em que estava seu tio o Conde de Barcellos, que a desamparou, deixando dous filhos em poder do Mestre, que erao feus primos com irmãos. Este successo encheo de satisfação a todos os que seguiao a voz do Mestre de Aviz, e soy universalmente applaudido.

Continuava a guerra por todas as partes com vigor, e fortuna dos nossos; de sorte, que padecendo o Exercito del Rey de Castella, nao só os trabalhos

Fernao Lopes, Chron 1. cap.62.

Dita Chronica, part. 1.

cap. 170.

da guerra; mas o estrago do terrivel mal da peste; que o obrigou a recolherse a Castella, deixando presidios de varias Praças do Reyno. O Mestre de Aviz foy logo sobre Alemquer, e o Mestre de Christo com o Condestavel D. Nuno passarao a sitiar a Villa de Torres-Novas, levando comfigo D. Alvaro Gonçalves Camello, Prior do Crato, e D. Rodrigo Alvares Pereira, irmao do Condestavel, e outros Fidalgos, e seriao oitenta lanças, sem a gente de pé, e bésteiros, cujo numero o Chronista Fernao Lopes nao individua. Chegarao à Villa, e começarao a offender os inimigos com assaltos, e os puzerao em perigo: porém os sitiados se defendiao com valor, dirigidos pelo Alcaide mór Diogo Lopes de Texeda, Castelhano de nascimento, a quem ElRey havia encarregado, fiando do feu valor, e experiencia, aquella Villa, que elle briofamente defendia; e tendo noticia do estado, em que se achava Diogo Gomes Xarmente, Alcaide mor de Santarem, e Fronteiro mór da Estremadura, determinou soccorrella com hum estratagema. Partio de Santarem pela meya noite, sem participar a acçao, caminhou, e ao amanhecer deu de repente sobre os nossos com duzentos Cavallos, e a mais gente de armas de pé, que havia escolhido para aquella empreza, entre todos os demais do seu partido; de sorte, que Dom Lopo Dias nao se pode entrincheirar, nem por em ordem de peleja aos seus; e apenas formando alguns, seguirao huma leve escaramuça, com os poucos, que pôde ajun-

tar; e ficando entre os inimigos, e os sitiados, com partido tao desigual, veyo a ficar prisioneiro, e o Prior do Crato; e sendo levados à Villa de Santarem, nella esteve até a batalha de Aljubarrota. Participou o Mestre de Christo ao de Aviz, o que havia succedido, pedindolhe désse a administração do Mestrado de Christo a Martim Gonçalves, Commendador de Almourol, que lhe concedeo logo. Corriao pelo Reyno prosperos successos; de sorte, que a ventura, valor, e sabedoria do Mestre de Aviz, erao expectação de todo o Reyno, que com universal applauso, foy levantado Rey em Coimbra; e pouco depois na famosa batalha de Aljubarrota triunfou delRey de Castella, firmando com ella a Coroa, que os seus lhe haviao dado. Depois da batalha, sabendo Dom Lopo Dias de Soufa, o Prior do Crato, e Rodrigo Alvares Pereira da vitoria, com valerosa resolução determinarão passar de prisioneiros a libertadores; e acclamando a ElRey D. Joao I. de Portugal, o receberao na Villa com grande alegria, e fatisfação.

A Villa de Chaves, que governava Martim Gonçalves de Ataide debaixo da omenagem a El-Rey de Castella, determinou ElRey pôr à sua obediencia; e sahio de Santarem com hum corpo de gente vitoriosa, e escolhida; e marchando até a Cidade do Porto, na Provincia do Minho, recuperou diversos Lugares, que ainda tinhao a voz de Castella; e hindo sobre Chaves, rendeo esta Villa. Nesta em-

preza o acompanhou o Mestre de Christo, havendose de sorte, que ElRey lhe fez merce dos direitos, e rendas da pescaria do poço alto dentro do Tejo. junto ao Castello de Almourol, por huma Carta, Liuro 1. del Rey Dom que principia: Dom Joao por graça de Deos, Rey de Portugal, e do Algarve, fajemos saber, que nos vendo, e consirando como em esta guerra, que vemos tao orficada com a quel, que se chama Rey de Castella, recebemos muito servisso do Castello de Almourol pellas gentes, que hi estavao, e estao do muy honrado Barom Dom Frey Lopo Dias de Sousa, Mestre da Cavallaria da Ordem de Christo, cujo o dito Castello hê, mantendo nosso servisso, e dos ditos Reynos nossos, e fasendo muita guerra a nossos imigos, vc. Foy feita em Chaves a 24 de Abril da Era 1424, que he o anno de 1386.

> Recuperada a Villa de Chaves, e guarnecida do que lhe podia ser necessario à defensa, marchou ElRey com o Exercito para Villa-Real, donde foy à Torre de Moncorvo; e fazendo revista da gente, que levava na Valariça, determinou entrar pelo Reyno de Leao, para fatisfazerse dos damnos, que ElRey de Castella lhe havia feito no seu Reyno, nas duas entradas, que nelle fez, no fitio de Lisboa; e entre os Grandes, que alli se acharao, como refere o seu Chronista Fernao Lopes, he o Mestre D. Lopo Dias de Sousa, que o acompanhou, distinguindo-se o seu valor, e prudencia de sorte, que elle foy hum, dos que naquelle tempo fizerao mayores serviços ao Reyno. Era

Joao L. pag. 31.1

Dita Chronica, cap. 7 1. part. 2.

Era já o anno de 1387, quando ElRey D. Joao recebeo por esposa a Rainha D. Filippa de Lencastre, a quem, conforme o costume do nosso Reyno, ordenou a sua Casa com rendas, e officiaes para o governo della, e entre elles nomeou ao Mestre de Christo D. Lopo Dias de Sousa seu Mordomo mór, lugar de grande confiança, e authoridade, que seu bisavô D. Affonso Diniz tivera na Casa da Rainha Santa Isabel, como dissemos; e descançando o Mestre dos trabalhos da guerra, mostrou no exercicio do Paço igual talento, do que valor na Campanha; porque revestido do caracter do lugar empregado na grandeza da fua pessoa, foy aquelle Paço hum dos mais bem regulados no respeito, e authoridade, que tiverao os nosios Reys.

Celebrarao-se Cortes em Santarem em Novembro do anno de 1390, em que foy jurado successor do Reyno o Infante D. Affonso, que havia poucos mezes, que nascera: forao nomeados por Procura- Dita Chronica, part. 2. dores do Infante, para receberem as omenagens da- cap.141, pag.308. quelles, que erao obrigados a fazellas, o Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, e o Mestre da Ordem de Christo Dom Lopo Dias de Sousa. Aqui advertimos, que tratando deste Infante a pag. 37 do Tomo II. desta Obra: Fernao Lopes diz, que este Infante nao vivera mais que dous annos, nao he assim; porque em lugar de doze puzerao dous, que reparamos aqui, e desejaramos podello fazer a outros descuidos da impressao, ou do Corrector.

Tom. XII.

Mm

De-

286

Determinado ElRey à conquista da Cidade de Ceuta em Africa, que com immortal gloria sua, conseguio no anno de 1415, o acompanhou o Mestre D. Lopo com a Ordem da fua Cavallaria, e muitos Vafsallos das terras, que possuía; e quando ElRey houve de prover a Capitanía de tao importante Praça, o Mestre com o Condestavel, e Infantes, pedirao a ElRey a désse a D. Pedro de Menezes, II. Conde de Vianna; porque erao tantos os merecimentos do Conde, que da sua eleição não poderia haver queixosos. Voltando ao Reyno, se recolheo à Villa de Pombal, aonde residio a mayor parte da sua vida, que foy larga, e alcançou o reynado delRey D. Duarte, de quem alguns dizem foy Mordomo mór: parece faleceo na dita Villa a 9 de Fevereiro de 1435, tendo logrado na estimação dos Reys huma justa recompensa dos seus relevantes serviços; porque soy o Mestre valeroso, com grande brio, e muita honra. O seu alto nascimento com as virtudes, que exercitava, fizerao recomendavel a fua memoria à posteridade, em que viverá coroado de immortal gloria. El-Rey, que sempre o attendeo, lhe sez muitas merces, nao só à sua pessoa, mas à Ordem da Cavallaria de Christo, de que foy VII. Mestre, e governou quarenta e seis annos; e teve por successor o Infante D. Henrique, e logo o Infante D. Fernando, e depois seus filhos, até que incorporado na Coroa por Bullas Apostolicas, sao os nossos Reys Governadores, e Administradores desta insigne Ordem; de que nasceo

nasceo dizer com a sua admiravel eloquencia, sempre estimada, Manoel de Sousa Moreira no Elogio, com que honra a memoria deste Heroe:

Fue el ultimo de los Maestres de su Orden, Y assi era razon, que fuesse: Que despues de un Don Lopo Dias de Sousa, O' los Maestres havian de ser Reyes, O' los Reyes havian de ser Maestres.

Jaz na Capella mór da Igreja do Convento de Thomar em hum fumptuoso mausoléo, que lhe mandou lavrar a magnanimidade do Infante D. Henrique, fazendo que fosse trasladado com pomposa ceremonia da Villa do Pombal para este lugar a 8 de Mayo de 1435, onde tem o seguinte Epitasio:

Aqui jaz o muito onrado Commendador Dom Lopo Dias de Sousa, Mestre da Cavallaria da Ordem de Christo, que soy sempre muito leal servidor ao Muito alto, sempre Vencedor, ElRey Dom João o Primeiro, o qual soy grande ajuda em desensão destes Reynos, e entrou com elle sinco veses em Castella com sua Cavallaria, e em a tomada de Cepta. Teve o Mestrado 46 annos, e sinou-se na Era de Christo de 1435 Tom. XII. Mm ii annos

annos aos 9 de Fevereiro. E o Muito Onrado, e presado Senhor Infante Dom Henrique, Governador da dita Ordem, Duque de Viseu, e Senhor da Covilhãa, o mandou tresladar a este Convento aos 8 dias do mês de Março da dita Era do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de 1435 annos.

Monarchia Lusitana, part.6. liv. 19. cap. 14. Pag. 345.

O Doutor Fr. Francisco Brandao pertende, que o anno deste Epitafio está errado; porque em virtude de huma Procuração, que vio do anno de 1422, estava já o Infante D. Henrique de posse do Mestrado; porque confirmou ao Prior de Alvayazere certa Procuração, que seu antecessor D. Lopo Dias lhe fizera, e nella declara ser já morto aquelle Mestre. Sao as palavras: Que alli foi feita pello Mestre D. Lopo Dias de Sousa, cuja alma Deos aja. Não vimos esta Escritura, nem menos se póde duvidar da verdade do Chronista: porém faz-se difficultoso de crer, que sendo esculpido duas vezes no referido Epitasio o anno da morte do Mestre D. Lopo, nao se reparasse, se o Epitafio fora posto muitos annos depois; mas no mesmo, que soy o da sua morte, e pelo successor, mal se póde cuidar, que esteja errado, e muito mais quando concorda com as memorias, que dizem, que elle alcançara o reynado delRey Dom Duarte: pelo que mais me perfuado, que a data

da

da Procuração se errasse, como muitas vezes succede.

Houve o Mestre D. Lopo Dias de Sousa em Maria Ribeira, natural de Pombal, onde jaz enterrada, filha de Gonçalo Ribeiro, pessoa de tao qualificada nobreza, que teve outra irmãa casada com Ruy de Soufa, primo do Mestre, como se disse no Capitulo II., da qual affirma tradição antiga, que seguirao graves Authores, como forao Xysto Tavares, Damiao de Goes, D. Antonio de Lima, Dom. Tavares, Goes, Lima, Luiz Lobo, Senhor de Sarzedas, Ruy Correa Lu- Lobo, Correa Lucas, Figueire do. cas, Diogo Gomes de Figueiredo, que o Mestre tivera dispensação do Papa, e recebera a D. Maria. Manoel de Sousa Moreira diz, que o Breve da dispensa perecera com todos os papeis antigos daquella Casa no incendio da Quinta da Romeira, onde esta- Theatro Genealog. da va o seu Archivo, quando pela morte del Rey Dom Casa de Sousa, pag. Henrique succederao as revoluções deste Reyno; e satisfazendo às objecções, que se offerecem contra a verdade do Breve, segue que fora dispensado. He certo, que os merecimentos, e a pessoa do Mestre era de tal esféra, que o Papa o quizesse livrar do escrupulo, e escandalo daquella amisade, fazendo, que no sim da sua vida recebesse por mulher a referida Maria Ribeira: porém o que nao padece duvida he, que o Mestre teve os filhos seguintes:

10 Lopo Dias de Sousa, de quem Lousada diz, nao haver memoria delle nos Nobiliarios deste Reyno.

Nobiliarios de Xyfto

Diogo.

O Capitulo VI.

10 Ruy Dias de Sousa, de quem faz mençao Gomes Annes de Azurara na Chronica de Ceuta.

10 D. LEONOR LOPES DE SOUSA, de quem

fe tratará no d. I.

10 D. MARIA DE Sousa, de quem se faz men-

10 D. VIOLANTE DE SOUSA, de quem se tra-

ta no d. III.

10 D. Aldonça de Sousa, de quem se faz memoria no 2. IV.

10 D. ISABEL DE SOUSA, de quem trataremos

no d. V.

10 D. BRANCA DE Sousa, que occupará o 2. VI.

### S. I.

Mestre D. Lopo Dias de Sousa, primeira filha do Mestre D. Lopo Dias de Sousa, havida em Catharina Telles, mulher solteira; consta da Carta de legitimação, feita, primeiro que a de seus irmãos, na Cidade do Porto a 16 de Junho da Era 1432, que he anno de 1394, sendo já casada. Casou tres vezes, a primeira com Fernao Martins Coutinho; a segunda vez com Assonso Vasques de Sousa, a quem chamarão o Cavalleiro, de quem se fará memoria em seu proprio lugar no Capitulo VIII. Parte III.; e a terceira vez casou com Mem Rodrigues de Resovos, Senhor

Senhor de Sarzedas, Sovereira Fermosa, como adiante se dirá. Era Fernao Martins Coutinho Senhor de Rigos, filho segundo de Vasco Fernandes Coutinho, Senhor do Couto de Leomil, Paredes, Penella, Riodades, Magueira, e Meirinho mór; e de sua mulher Brites Gonçalves de Moura, Aya, e Camereira mór da Rainha D. Filippa. O Mestre seu pay, que estimou muito esta filha, a dotou com as terras de Mafra, Enxara dos Cavalleiros, Ericeira, Ulmarinho, e huma Quinta no Termo de Béja com mero, e mixto imperio; com condição de ter, e pagar pelas rendas da Ericeira hum Capellao, e dous Mercieiros na Villa de Mafra, pelas almas de Dom Diogo Affonso de Sousa, e D. Violante Lopes, seus bisavós. Foy feita esta Escritura a 30 de Março da Era 1431, que he anno de 1393, escrita, e assinada por Gonçalo Lourenço, (he o de Gomide) Escrivao da Puridade delRey Dom Joao I., estando presente ElRey, e a Rainha D. Filippa fua mulher, na qual se refere, que sendo presente o Mestre D. Lopo, dissera, por quanto Fernao Martins, que presente estava, era casado com Leonor Lopes sua parenta, e criada; (termo, e modo de fallar daquelle tempo honesto em semelhantes Escrituras Dotaes, quando os pays as faziao às filhas nas legitimas) e diz, que lhes dava em cafamento as referidas Villas, e terras, que elle houvera por Doação do mesmo Rey, por vagarem por Gonçalo Rodrigues de Sousa se ausentar do Reyno, e se passar para o de Castella. Nesta EscriLivro 1. del Rey Dom 3040 I. pag. 187.

pag. 5.

Dito Rey , Liv. T. pag. 85.

Dito Livro, pag. 191. Livr. 2. pag. 3, e 103.

tura se vê huma clausula muy rara em semelhantes contratos, de se acharem presentes os nossos Reys, o que he huma demonstração do quanto ElRey estimava ao Mestre Dom Lopo Dias de Sousa, e quam grande era a sua pessoa, e merecimentos. Neste mesmo anno se havia celebrado a voda de D. Leonor com Fernando Martins Coutinho, hum dos principaes Senhores daquelle tempo, pela antiguidade da sua Casa, e por claro nascimento, poderoso em ren-Litro 2. dito Rey, das, e Vassallos. Era Senhor de Castello-Rodrigo na Beira, com todos os direitos Reaes, e na Provincia do Minho da Villa de Caminha, com todas as suas rendas, e proprios della, com os direitos Reaes da Villa de Sousel em Alentejo, Senhor das terras de Aregos, e Casteição na Beira, com as suas rendas, e direitos da Coroa, as quaes lhe havia largado fua mãy Brites Gonçalves de Moura, com licença delRey. Teve mais o Senhorio das terras, que forao de Pedro Affonso de Mello, em que entrava Moimenta da Beira, que perdera, por se passar a Castella, no tempo delRey D. Fernando. Foy tambem Senhor da Aldea de Joanne, com outros Lugares a ella visinhos, que forao de hum Vasco Lourenço, e sua mulher. Foy Alcaide mór do Sabugal no Riba-Coa, Senhor da Quinta de Villa-Pouca junto a Santa Comba do Dao, e de outros bens no Lugar de Freixedo na Provincia da Beira, os quaes elle junto com sua mulher D. Leonor derao a Jorge Assonso, Escudeiro da sua Casa, de consentimento del Rey, por hum Instru-

Instrumento seito em Lamego nos Paços, que sorao de seu pay Vasco Fernandes Coutinho, aos 25 de Setembro da Era de 1434, que he anno de 1396. Durou pouco mais de tres annos esta uniao; porque Fernando Martins Coutinho morreo abintestado no anno de 1397, havendo tido as duas filhas seguintes:

\* 11 D. BRITES COUTINHO.

\* 11 D. FILIPPA COUTINHO, e de ambas logo trataremos.

Ficou D. Leonor Lopes de Sousa moça, e bem dotada, e seu pay a casou segunda vez com Astonso Vasques de Sousa, de cuja descendencia adiante se tratará.

\* 11 D. BRITES COUTINHO casou com D. Pedro de Menezes, II. Conde de Vianna, e I. de Villa-Real, Capitao, e Governador da Cidade de Ceuta, e foy sua terceira mulher, hum dos insignes Capitaens daquella idade, cujos gloriosos merecimentos, engrandecem as nossas Historias, eternizando o seu nome com gloriosa memoria. Celebrou-se esta voda no anno de 1426, havendo onze annos, que era Governador daquella Praça: consta de huma merce Livro 4. del Rey Dom delRey D. Joao I. feita a 9 de Agosto do mesmo 3040 1. pag. 96. anno, em que relatando os ferviços, assim do Conde, como de seu sogro, feitos na guerra, e que por respeito delles dispensa com a Ley Mental, no caso da falta dos filhos varoens; e parece, conforme Lousada, foy esta a primeira dispensa das duas, que sabemos fez ElRey em quanto viveo; a qual depois Tom. XII. Nn man-

mandou publicar ElRey D. Duarte, como dissemos. Levou esta Senhora parte da fazenda de seu pay, em que entrou Aregos na Beira: porém a principal era do patrimonio da Casa de Sousa, que levou sua mãy D. Leonor; e entre ellas a Enxara dos Cavalleiros, Masra, e Ericeira, com outros bens na Provincia da Extremadura; porque como o Mestre D. Lopo Dias de Sousa herdou toda a Casa de seus pays, e avós; assim repartio as suas terras por seu silho Diogo Lopes de Sousa, e suas filhas; e a D. Leonor deu as mencionadas, que erao as melhores, e mais esti-

maveis, por ser a filha mais velha.

No anno de 1425, sendo D. Leonor já segunda vez casada, suas filhas D. Brites, e D. Filippa, como Authoras citarao a seu padrasto Assonso Vasques de Sousa, pedindolhe partilhas das ditas Villas, e Lugares, allegando serem patrimoniaes; e correndo a causa, em quanto viveo, morto elle, seus silhos, e herdeiros, Affonso Vasques de Sousa, Claveiro da Ordem de Christo, Dona Mecia de Sousa, Freira professa em Odivellas, D. Branca de Sousa, Donzella (he Dama) da Casa do Infante D. Pedro Regente, D. Isabel de Sousa, Donzella da Duqueza de Bragança, as quaes todas por esta ordem estao nomeadas, forao citadas pelas Authoras suas mesmas irmãas, a que se oppoz o Conde D. Pedro de Menezes em nome de sua filha unica D. Isabel de Menezes, e em nome de D. Brites sua mulher; e assim mais Luiz Alvares de Soufa, Senhor de Bayao, em

nome de sua mulher D. Filippa; e allegando as partes o seu direito, sentenciou ElRey D. Duarte serem as ditas Villas, e Lugares partiveis, e se deu a cada huma das partes, a que lhe pertencia na sua legitima. Pelo que tocou a D. Brites Coutinho certa parte da Villa da Enxara com toda a terra, e jurisdicção de Aregos na Provincia da Beira, com outros bens, que lhe forao dados em dote, quando casou com o Conde D. Pedro de Menezes. A D. Isabel Coutinho sua filha, mulher de D. Fernando de Vasconcellos, filho de D. Affonso, Senhor de Cascaes, lhe foy adjudicada a outra parte dos bens da Enxara dos Cavalleiros, e dous quinhoens na Villa de Mafra. Não derão fim às referidas partilhas com aquella determinação; porque se fizerão outras a requerimento de Joao de Sousa, filho de Luiz Alvares de Sousa, e de sua mulher D. Filippa, de que adiante se fará mençao. Do esclarecido consorcio da Condessa D. Brites Coutinho com o Conde D. Pedro de Menezes, foy unica producção D. Isabel Coutinho, que foy sua herdeira, e casou com D. Fernando de Vasconcellos; e a sua illustre successão deixámos referido no Capitulo I. do Livro XIII. Parte III. pag. 12 deste Tomo.

\* II D. FILIPPA COUTINHO, segunda filha de D. Leonor Lopes de Sousa, e de Fernao Martins Coutinho, Senhor de Rigos, casou com Luiz Alvares de Sousa, IV. Senhor das terras de Bayao, filho de Alvaro Gonçalves Camello, e de D. Ignez de Sousa sua Tom. XII.

mulher. Seguio as partes da Rainha D. Leonor, mulher delRey D. Duarte, nas contendas com o Infante D. Pedro, fobre a Regencia do Reyno. Servio a ElRey D. Affonso V. que o mandou soccorrer a Praça de Arzilla no tempo de D. Duarte de Menezes, III. Conde de Vianna. Desta uniao nascerao = \* 12 FERNANDO MARTINS DE SOUSA, adiante. = 12 DUARTE DE SOUSA, que ElRey D. Affonso V. mandou degollar, por entrar no Paço de noite, como refere Damiao de Goes. = \* 12 FERNANDO MAR-TINS DE Sousa foy V. Senhor das terras de Bayao, e casou com D. Joanna Nogueira, filha de Joao Affonso de Brito, Senhor dos Morgados de Santo Estevao de Béja, e S. Lourenço de Lisboa, e de sua mulher Violante Nogueira, filha de Affonso Annes Nogueira, Senhor do Morgado de S. Lourenço de Lifboa, e Alcaide mór desta Cidade; e tiverao dous silhos. = \* 13 Joao Fernandes de Sousa, com quem se continúa. = 13 ANTONIO DE SOUSA, que foy Capitao de Chaul, e morreo sem successão no cerco de Dio, fendo cafado na India. = \* 13 João FERNANDES DE SOUSA foy VI. Senhor de Bayao, e mais terras daquella Cafa. Cafou com D. Isabel da Sviva, filha de D. Leonel de Lima, I. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, Alcaide mór de Ponte de Lima, e da Viscondessa D. Filippa da Cunha, filha de Alvaro da Cunha, Senhor do Pombeiro: foy controvertido este matrimonio com os parentes; e tiverao D. Joanna de Sousa, que casou com Manoel

Goes, Nobiario.

noel de Sousa, Capitao dos Ginetes do Infante Dom Fernando, de quem se fará menção. Casou segunda vez com D. Joanna Coutinho, filha de Gonçalo Vaz Coutinho, Senhor de Basto, e Monte-Longo, de quem dizem se desquitou; e teve. = \* 14 FERNAN-DO MARTINS DE SOUSA, adiante. = 14 D. FILIP-PA DE Sousa, que casou à sua vontade com hum Joao Gomes; e ficando delle viuva, casou com Diogo Lobo Teixeira, filho de Joao Teixeira, Chanceller mór dos Reys D. Joao II., e D. Manoel; e tiverao successão. = \* 14 Fernando Martins de Sousa, nao fuccedeo nas terras de Bayao; porque lhe disputou a legitimidade seu primo João de Sousa, que pertendeo succeder nellas, como neto de João Fernandes de Sousa, avô de ambos, as quaes veyo a vencer seu filho. Casou com D. Brites de Gouvea, filha de Pedro de Gouvea, homem honrado de Béja; e teve = \* 15 Christovao de Sousa Coutinho. com quem se continúa. = 15 Antonio de Sousa. de quem nao temos noticia. = 15 \* Luiz Alva-RES DE Sousa, adiante. = \* 15 CHRISTOVAO DE Sousa Coutinho foy VII. Senhor de Bayao, por sentença que alcançou contra Joao de Sousa. Casou com D. Maria de Albuquerque, filha de Christovao de Carvalho, Senhor do Souto del Rey, de quem teve = \* 16 Fernando Martins de Sou-SA, com quem se continúa. = 16 Thome' de Sou-SA COUTINHO, que passou a servir à India, foy Capitao de Chaul, e Capitao de huma Armada; e tendo

tendo hum combate com os Turcos, os desbaratou. fendo seu irmao Manoel de Sousa, Governador da India: lá casou, e nao teve successão. = 16 Ma-NOEL DE Sousa Coutinho, passou a servir à India, o que fez por muitos annos, adquirindo reputação de valerolo: foy Capitao de Ceilao; soffreo com constancia, e prudencia o sitio, que Rajâ, Rey da dita Ilha, havia posto à Fortaleza, que defendeo valerofamente: depois foy Governador da India, por successão, por morte do Vice-Rey Dom Duarte de Menezes, Senhor da Casa de Tarouca; e tendo governado com geral applauso, e satisfação quatro annos, casou na India com D. Maria, ou Anna Hespanholim, filha de Diogo da Sylva, Capitao de Damaő; e embarcando para o Reyno, naó chegou a elle, nao se sabendo do destino daquella Nao, e se entende a tragou o mar. Teve estes filhos = 17 JoAo, TERONYMO, BERNARDO, e D. MARIA, que todos naufragarao com seu pay. = 17 D. Catharina CLARA DE Sousa, que casou com D. Gil Eannes de Noronha, Capitao de Baçaim; nao tiverao successão. = \* 16 Antonio de Sousa Coutinho, adiante. = 16 D. ELVIRA, que casou, mas não sabemos com quem. = 16 Dona Filippa, Freira em Ferreira, e Dona Brites em S. Bento do Porto. = \* 16 FERNANDO MARTINS DE SOUSA, foy VIII. Senhor de Bayao, casou com D. Maria de Teive, filha de Antonio de Teive, e de Milicia de Goes, irmãa do Contador mór Joao de Teive, e procrearao eftes

estes filhos. = \* 17 CHRISTOVAO MARTINS DE Sousa, adiante. = 17 Antonio de Sousa, Religioso da Ordem de S. Francisco. = 17 João DE Sousa, que morreo na India, sem geração. = 17 Ma-NOEL DE SOUSA. = 17 D. ANNA DE SOUSA, que casou com Aleixo de Atouguia. = 17 N. N. Freiras. = 17 D. BERNARDA DE SOUSA, illegitima, que casou na India com Gaspar da Costa, e depois com Alvaro Monteiro. = \* 17 Christovao de Sousa Coutinho, IX. Senhor de Bayao, casou duas vezes, a primeira com D. Leonor da Cunha, filha de Francisco Pinto, Alcaide mór de Basto, que instituio o Morgado de Rataes na dita Villa, e de fua mulher Brites da Cunha; era irmao de Antonio Pinto Pereira, que foy Arcediago da Sé de Lifboa, e teve muitos Beneficios, do Conselho de Portugal em Madrid, e Desembargador do Paço, que havia sido Agente delRey em Roma; e tiveraô = \* 18 FERNAO MARTINS DE SOUSA, com quem se continúa. = 18 ANTONIO DE Sousa, que passando a servir à India, foy Cavalleiro da Ordem de Christo no anno de 1647; governou por successão duas vezes o Estado, donde casou tres, a primeira com D. Maria da Cunha, filha de Francisco da Cunha, e de D. Francisca Machado, de quem teve Christovao DE Sousa, cuja descendencia nao sabemos. Casou segunda vez com D. Maria Coutinho, viuva de Balthasar de Castro, e silha de Francisco de Miranda, de quem teve Fernando Martins de Sousa, que morreo

Livro del Rey D. Filippe do anno de 1602 até 1608; pag. 218.

morreo na guerra de Ceilao, sem successão. Casou terceira vez com Dona Isabel de Moraes, viuva de Francisco da Sylveira, o Claveiro, filha de Manoel de Moraes Sopico, de quem nao teve geração. = 18 D. MARIANNA DA CUNHA, Freira em S. Bento do Porto. Casou segunda vez Christovao de Sousa com D. Catharina de Gouvea, filha herdeira de Manoel de Gouvea, que era Correyo mór do Reyno, a quem ElRey D. Filippe III. deu por equivalente o de Guarda mór da Casa da India, e o outro vendeo a Luiz Gomes da Matta, Fidalgo da fua Cafa, por fetenta mil cruzados, de que se lhe passou Carta em Madrid a 19 de Julho de 1606. Este officio havia creado ElRey Dom João III., e o deu a Luiz Homem, Cavalleiro da sua Casa; e depois ElRey D. Sebastiao a Francisco Coelho seu Moço da Camera. Desta segunda uniao tiverao = \* 18 Manoel DE Sousa Coutinho, de quem logo se fará menção. = 18 RAFAEL DE Sousa, que servio na guerra. = 18 Joseph de Sousa, Carmelita Descalço. = 18 Antonio de Sousa, da Ordem dos Prégadores. = \* 18 FERNAO MARTINS DE Sousa, foy X. Senhor de Bayao, e Guarda mór da Cafa da India. Casou com D. Maria de Ataide, filha de Fernando Gonçalves da Camera, Commendador de S. Christovao de Nogueira na Ordem de Christo, e de fua fegunda mulher D. Brites Manoel; e tivera = \* 19 CHRISTOVAO DE SOUSA COUTINHO, adiante. = 19 Antonio de Sousa, que foy Abbade. = 18 N.

18 N. N. N. Freiras. = \* 19 CHRISTOVAO DE Sousa Coutinho foy XI. Senhor de Bayao; morreo a 6 de Dezembro de 1704. Casou com D. Maria Victoria de Lima, filha de D. Antonio da Sylveira, e de D. Catharina de Lima e Tavora sua mulher; e teve os filhos seguintes: = 20 Joao Fer-NANDES DE Sousa, que morreo a 19 de Dezembro de 1702, em vida de seu pay. = 20 FERNANDO MARTINS DE SOUSA COUTINHO E TEIVE, que foy XII. Senhor de Bayao, e morreo a 31 de Março de 1726, sem casar, nem successão. = 20 D. JERONY-MA, que morreo de curta idade. 

20 D. CATHA-RINA ROSA DE LIMA casou com Gaspar da Costa de Ataide no anno de 1707, como deixámos escrito a pag. 90 deste Tomo. = 20 D. Leonor, D. Ar-CHANGELA, e D. JOANNA, todas Freiras em Odivellas.

\* 18 Manoel de Sousa Coutinho, filho primeiro do segundo matrimonio de Christovao de Sousa, e de sua mulher D. Catharina de Gouvea, passou a servir à India, e soy Capitao de Malaca. Casou na India com D. Brites Teixeira, filha de Lopo Teixeira, e de D. Margarida da Costa, de quem teve = 19 D. Catharina de Sousa, que casou com Antonio da Sylva de Alte, que vivia em Cochim, e com a perda daquella Cidade passou para Goa, onde casou; e teve, entre outros filhos, = 20 a D. Maria Antonia de Albuquerque, Freira em Chellas, = 20 e Christovao de Sousa da Syltom. XII.

VA E ALTE, que nasceo na India; e passando a Portugal, donde tinha o seu Morgado, servio, e soy Capitao de Infantaria de hum dos Regimentos da Guarnicao da Corte. Cafou em Lisboa com D. Anna Maria de Barros, irmãa de Francisco de Barros, que foy Conego da Sé de Lisboa, e de Estevao de Barros, Arcediago de Lisboa na dita Sé, e do Padre Martinho de Barros, da Congregação do Oratorio de S. Filippe Neri, bem conhecido; de quem ElRey D. Joao V. muio se servio, e favoreceo depois generosamente a seu sobrinho: erao filhos de Amaro de Barros, e de D. Maria Pereira fua mulher; e tiverao entre outros filhos, que morrerao, = 21 An-TONIO DE SOUSA DA SYLVA, que succedeo nos Morgados de seu pay, e no officio de Guarda mór da Cafa da India, que tirou por demanda, por lhe pertencer. Foy Alcaide mór de Porto de Moz, Commendador de S. Pedro de Torrados, e S. Vicente de Gradomil, na Ordem de Christo, Senhor dos quartos na Villa de Vianna de Alentejo. Cafou com D. Isabel Antonia de Noronha, filha herdeira de Silvestre Corvinel da Gama, Fidalgo da Casa del-Rey, e Cavalleiro na Ordem de Christo, e de Dona Filippa Josefa Sereno sua mulher; e tiverao = 22 D. MARIA FRANCISCA SENHORINHA DE ALBUQUER-QUE, que nasceo a 22 de Abril de 1725, Freira no Convento da Castanheira. = 22 Christovao de Sousa da Sylva nasceo a 19 de Outubro de 1730, Commendador na Ordem de Christo, das Commen-

das

das que teve seu pay, e herdeiro da sua Casa. = 22 Joseph de Sousa Coutinho, que nasceo a 23 de Janeiro de 1733. = 22 Martinho de Sousa de Albuquer que nasceo a 30 de Dezembro de 1735.

16 ANTONIO DE SOUSA COUTINHO, filho de Christovao de Sousa, VII. Senhor de Bayao, e de sua mulher D. Maria de Albuquerque, succedeo no Senhorio do Souto delRey, e casou em Lamego com Dona Brites Soares, filha de Diogo Soares Homem. Commendador da Granja, Morgado da Lagiosa, e de Isabel Rodrigues Rebello, filha de Diogo Rodrigues Rebello, Morgado de Oleiros, e de sua mulher Brites Leite; e tiverao = 17 Diogo de Sousa, Antonio de Sousa, e Manoel de Sousa, sem geração. = 17 D. Maria Coutinho, que casou com Jorge Pereira de Miranda, Senhor de Figueiró da Granja. = \* 17 D. FILIPPA COUTI-Nно, mulher de Joao de Almada e Mello, de quem logo se tratará. = 17 D. Isabel de Tavora, Freira em Arouca. = 17 D. Joanna Coutinho, recolhida no Mosteiro de Santos. = \* 17 D. FILIPPA Coutinho casou com João de Almada e Mello, Morgado dos Olivaes, que servio huma Commenda em Tangere; e tiverao = 18 Antonio de Alma-DA E MELLO, que casou com D. Ursula de Vilhena, Matrona de grande virtude, filha de Francisco de Faria, Alcaide mór de Palmella, de quem tratámos no Capitulo VI. do Livro XIII. Parte III. pag. 141 deste Tomo.

Tom. XII.

Oo ii

Luiz

\* 15 Luiz Alvares de Sousa, filho de Fernando Martins de Sousa, casou duas vezes, a primeira com D. Antonia Teixeira, filha de Gonçalo Vaz Pinto, Senhor do Morgado de Calvilhe, e outros en Lamego, e de sua mulher D. Isabel Leite, filha de Alvaro Leite, Senhor de Quebrantoens. E cafou fegunda vez com Dona Isabel de Carvalho, filha de Antonio Pires de Carvalho, sem successão. E de sua primeira mulher teve = 16 D. MARIA DE SOUSA, que casou com Antonio Pinto da Fonseca, Senhor do Morgado de Balsemao em Lamego, e soy sua primeira mulher, de quem teve unico = \* 17 Luiz PINTO DE SOUSA DA FONSECA, adiante. E casou fegunda vez com Dona Cecilia de Queiroz, filha de Affonso de Araujo Osorio, de quem teve = \* 17 AL-VARO PINTO DA FONSECA, de quem adiante se tratará, e D. MARIA DA FONSECA, mulher de Domingos Oforio da Fonfeca, de quem descendem os Fonsecas de Lamego. = \* 17 Luiz Pinto de Sou-SA DA FONSECA, Senhor do Morgado de Balfemao, que de sua terceira mulher D. Catharina de Carvalho, filha de Pedro Guedes de Carvalho, e de fua mulher Joanna Cardofa, teve = 18 D. Luiza DE CARVALHO, Freira em Santa Clara de Santarem. 18 E Luiz Alvares de Sousa Pinto, que foy Senhor do Morgado de Balfemao, e casou com D. Maria da Fonseca, filha herdeira de Gaspar Pinto da Fonseca, Collegial do Collegio Real, Lente de Leys na Universidade de Coimbra, e teve a Cadeira dos

dos tres Livros de Codigo no anno de 1630; e tiverao unico = 19 Luiz Pinto de Sousa, que foy Senhor do Morgado de Balsemao, e casou com D. Maria de Castro, silha de Joao de Queiroz Pinto, e de sua mulher Dona Clara de Castro; e tiverao = 20 ALVARO PINTO DA FONSECA, que foy Senhor do Morgado de Balsemao, que casando com D. Maria de Carvalho, nao teve successão. = 20 Luiz PINTO DA FONSECA, foy Senhor do Morgado de Balsemao por morte de seu irmao. Casou com D. Maria Luiza da Fonseca, filha de Tristao Cardoso da Fonseca, e de D. Maria de Vasconcellos sua mulher; e tiverao = \* 21 Alexandre Luiz Pinto Coutinho, com quem se continúa, = \* 21 e D. MARIA THERESA LUIZA DE SOUSA COUTINHO, de quem adiante se trata. = \* 21 ALEXANDRE LUIZ PINTO DE SOUSA COUTINHO, Senhor do Morgado de Balsemao, e Sá, que casou na Villa de Leomil com D. Josefa Magdalena Pereira Coutinho, filha de Joseph de Sá Coutinho, Fidalgo da Casa Real, e de sua mulher D. Josefa Maria de Alarcao, filha herdeira de Dionysio Cabral de Gouvea, de quem teve = 22 D. Maria Anna Ignacia, que nasceo em Fevereiro de 1737, = e Joseph Luiz Pinto DE Sousa. = \* 21 D. Maria Theresa Luiza DE Sousa Coutinho casou com Manoel de Sousa da Sylva, Capitao mór do Confelho de Santa Cruz de Riba-Tamega, excellente Genealogico do nosso tempo, de quem fizemos menção no Apparato no numero

mero 199, de quem teve 

22 LEOPOLDO LUIZ DE SOUSA RANGEL, Fidalgo da Casa Real, que cafou com D. Angelica de Paiva, filha de Estevao de Oliveira de Barros, e de D. Brites de Sousa e Sá sua mulher, e até o presente nao tem filhos. Por morte de Manoel de Sousa casou sua mulher com Sebastiao Joseph de Carvalho e Vasconcellos seu parente, Senhor do Morgado de Villa-Boa de Quires, com

geração.

\* 17 ALVARO PINTO DA FONSECA casou com Dona Antonia de Vilhena, filha de Diogo do Valle Coutinho, e de D. Leonor da Fonseca sua mulher; e teve = 18 Antonio Pinto da Fonseca, Cavalleiro de Malta, fervio em Alemanha com Patente de Coronel da Cavallaria, em tempo que o Infante D. Duarte militava, o qual escolhendo a Antonio Pinto para certa empreza, que intentou de meter o foccorro em huma Praça, elle o conseguio; mas com tanto perigo, que recebeo nove feridas, de que morreo. = \* 18 Joao Pinto da Fonseca, com quem se continúa. = 18 Manoel Pinto da Fon-SECA, Cavalleiro de Malta. = \* 18 ALVARO PIN-TO DA FONSECA, de quem logo se tratará. = 18 D. JERONYMA DA FONSECA, Religiosa em Santa Clara de Amarante. = 18 D. Leonor da Fonseca casou na Villa de Penedono com Luiz Pereira seu primo. = \* 18 Joao Pinto da Fonseca, que herdou a Casa, casou com D. Clara de Castro, filha de Gonçalo Villela Pereira, Morgado de Sá, junto a Ama-

Amarante; e tiverao = 19 Joao Pinto da Fonseca, Commendador na Ordem de Christo, que casou em Braga com D. Catharina de Gusmao, filha herdeira de Luiz Alvares da Cunha; e por sua morte casou segunda vez com D. Anna Pinto sua pa-

renta; e de nenhuma teve successão.

18 ALVARO PINTO DA FONSECA, foy Alcaide mór de Ranhados, Cavalleiro da Ordem de Chrifto, casou com D. Anna Pereira, filha de Belchior Pereira de Andrade, Commendador de Reriz, Almirante da Armada, e de sua mulher D. Leonor Coutinho; e tiverao dous filhos = \* 19 MIGUEL AL-VARO PINTO DA FONSECA, e FR. LUIZ DO ROsario, Religioso da Ordem dos Prégadores. = \* 19 MIGUEL ALVARO PINTO DA FONSECA SUCCEdeo na Casa, e casou com D. Anna Pinto Teixeira. filha herdeira de Gonçalo Teixeira Pinto, Senhor dos Morgados de Calvilhe, Cedros, e Penedo, Governador da Comarca de Lamego, e de Dona Maria Tinoco de Faria sua mulher; e tiverao os filhos seguintes: = 20 Gonçalo Vaz Pinto de Sousa, Senhor dos ditos Morgados, e morreo a 8 de Setembro de 1745, havendo casado com D. Maria de Vilhena, sua prima, filha de Francisco de Sousa da Sylva, Senhor da Casa de Villa-Pouca na Provincia do Minho, e de sua segunda mulher D. Bernarda de Vilhena; e nao tiverao fuccessao. = 20 Francisco ALVARO PINTO, que morreo, estando contratado com Dona Maria Prospera e Menezes, filha de D. Francisco

Francisco Furtado; e ella casou com Thomé Joseph de Sousa e Brito, como se diz a pag. 525 do Tomo XI. = 20 VICENTE ALVARO PINTO, Cavalleiro de Malta; morreo na dita Ilha. = 20 D. Fr. Manoel Pinto da Fonseca, que nasceo a 24 de Mayo de 1681, Cavalleiro de Malta, Commendador das Commendas de Oleiros, e da de Fontes, que teve por graça do Grao Mestre Dom Fr. Raymundo Perelles, que em 26 de Novembro de 1719 o creou Balio tambem de graça : foy Vice-Chanceller da Religiao, que por muitos annos servio com desinteresse. Os seus merecimentos o distinguirao com tao relevantes serviços, que foy eleito Grao Mestre desta insigne Ordem da Cavallaria de S. Joao de Jerusalem a 18 de Janeiro de 1741, Senhor das Ilhas de Malta, e Gozo; e foy o IV. Portuguez, dos que occuparao esta soberana Dignidade, que governa com suave equidade, por ser ornado de excellentes virtudes, em que brilha a generosidade, e benignidade, com que se faz respeitado, e amado desta esclarecida Ordem. = 20 MARTIM ALVARO PINTO DA Fonseca nasceo a 11 de Novembro de 1685, Cavalleiro de Malta, Commendador de Moura-Morta, e Veade; e depois de ter servido as Dignidades de Balio Grao Chanceller, e de S. Joao de Acre, foy promovido à de Balio de Leça, Longon, Commenda da Vera Cruz de Portel.

\* 18 D. Leonor da Fonseca casou em Penedono com Luiz Pereira, Fidalgo da Casa Real, de quem

quem teve = 19 Joao Bernardo Pereira Couтімно, е a sua successão escrevemos a pag. 525 do Tomo XI. = 19 Luiz Ignacio Pereira Coutiно, que foy Cavalleiro de Malta, e nao professou. e casou com sua sobrinha D. N. . . . . . . filha de sua irmãa D. Bernarda; e ficando viuvo, casou segunda vez com D. Maria Joanna Carneiro Rangel, filha herdeira de Joao Carneiro Rangel de Sottomayor. = 19 Manoel Pereira Coutinho, Cavalleiro de Malta. = 19 D. Bernarda Luiza de VILHENA, que casou com Joao de Antas da Cunha. Mestre de Campo General dos Exercitos de Sua Magestade, e Governador da Praça de Almeida, e das Armas da Provincia da Beira, de quem teve = 20 D. THEODORA DE ANTAS DA CUNHA, mulher de D. Diniz de Almeida, como se disse a pag. 824 do Tomo X. = 20 D. N. . . . . mulher de seu tio Luiz Ignacio Pereira Coutinho. = 20 D. N. . . . mulher de Luiz Caetano Cabral, que vive na fua Quinta de S. Silvestre. = 20 N. . . . . Freira em Santa Clara do Porto, e outras sem estado.

Casou terceira vez D. Leonor de Sousa, como dissemos no principio deste ¿. com Mem Rodrigues de Resoyos, Senhor de Sarzedas, Sovereira Fermosa, e Pereiro, filho de Ruy Vasques de Resoyos, a quem ElRey D. Joao I. confirmou no anno de 1430 o Morgado de Resoyos: servio ao dito Rey, que lhe deu os direitos da Covilhãa em prestimo, e lhe sez outras merces, como soy a da Villa Tom. XII.

de Almeida, que depois a trocou pela de Sovereira Fermosa, com quinhentas livras em dinheiro. Vivia Mem Rodrigues de Refoyos no anno de 1480, como se vê de hum Contrato seito a 12 de Janeiro do dito anno com Leonor Alvares, primeira mulher de seu pay, na Quinta de Alvaro Pereira na Aldea Nova, Termo da Covilhãa, que era Procurador da dita Leonor Alvares; o qual Alvaro Pereira era irmaõ do Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, que casou com Leonor Rodrigues, irmãa de Mem Rodrigues de Refoyos, que havia sido casada com Alvaro Viegas; o que tudo consta de huma Quitação, que o dito Alvaro Pereira, e sua mulher Leonor Rodrigues deraő a seu pay Ruy Vasques de Resoyos fobre dividas; a qual, entre outros papeis, se guarda no Archivo do Conde de S. Vicente, em cuja Casa esta os Morgados de Resovos; e tivera os silhos seguintes: = \* 11 Luiz Mendes de Refovos, com quem se continúa. = \* 11 Branca de Sousa, que foy segunda mulher de Pedro Gonçalves Curutello, de quem logo trataremos. = \* 11 Luiz MENDES DE REFOYOS, foy Senhor de Sarzedas, Sovereira Fermosa, e outras terras, por confirmação delRey Dom Duarte do anno de 1435, Alcaide mór de Monsanto, e Pagem da lança do Infante D. Henrique, a quem acompanhou à Africa. com Brites Ferreira, de quem teve os dous filhos seguintes: = 12 Mem Rodrigues de Refovos, que soy Senhor de Sarzedas, e mais terras da sua Cafa,

Casa, que vagarao para a Coroa; porque tendo casado com sua prima Guiomar de Sousa, filha de Pedro Gonçalves Curutello, Senhor do Guardao, nao teve filhos; e as ditas terras se derao depois a Fernao da Sylveira. = 12 Ruy Vasques de Refovos, fuccedeo a seu irmao sómente no Morgado. Casou com Dona Mayor de Sande, filha de Ruy de Sande; e tiverao, entre outros filhos, = 13 a SI-MAO DE Sousa DE REFOYOS, que teve o Morgado da Landeira, que fora de seus avós. Casou com Catharina Mendes Garcez, filha de Affonso Annes Garcez, de quem nasceo, entre outros filhos, = 14 JACOME DE SOUSA DE REFOYOS, que foy Senhor do Morgado da Landeira, e casou com sua prima com irmãa D. Maria de Refoyos, filha de seu tio Antonio de Refoyos de Sousa; e tiverao = 15 SI-MAO DE Sousa de Refovos, que morreo na batalha de Alcacere no anno de 1578, = 15 e a D. LEONOR DE REFOYOS, que foy herdeira do Morgado, e Casa de seus avós, e casou com Nuno da Cunha, filho de Joao Nunes da Cunha, neto do Grande Nuno da Cunha, Governador da India; e tiverao os filhos seguintes: = \* 16 Joao Nunes da Cunha, com quem se continúa. 

16 Manoel da Cunha, que morreo moço. = 16 D. Maria de VILHENA mulher de D. Carlos de Noronha, Presidente da Mesa da Consciencia, e Ordens, como se disse a pag. 270 do Tomo V. = 16 D. Brites de VILHENA casou com Ruy Pires da Veiga, Com-Tom. XII. Pp ii men-

mendador na Ordem de Christo, Senhor das Villas de Caravanha, Valdeleche, e Orosco, em Castella, cuja descendencia se acabou em D. Eugenio da Veiga da Cunha de Mendoça, Senhor das ditas Villas, que morreo em 11 de Fevereiro de 1683, sem successão. = 16 D. Isabel de Vilhena, Freira em Santa Clara de Lisboa. = \* 16 Joao Nunes da CUNHA, foy Commendador de S. Vicente da Beira, e Senhor do Morgado da Landeira, &c. Casou com D. Vicencia de Castro, que morreo a 24 de Novembro de 1657, filha de Henrique Correa da Sylva, Alcaide mór de Tavira, e de sua mulher D. Maria de Menezes; e tiverao estes filhos = \* 17 Nuno DA CUNHA, com quem se continúa. = 17 CLEMEN-TE DA CUNHA, que casou com D. Maria Antonia de Mello, filha de Christovao de Almada, Senhor das Villas de Carvalhaes, Ilhavo, &c. e de sua mulher D. Luiza de Mello, sem successão. = \* 17 Nu-NO DA CUNHA, que soy o successor da Casa, e cafou com D. Francisca de Lima, filha de Joao Goncalves de Ataide, e de sua mulher D. Marianna de Castro, IV. Condes de Atouguia, de quem nasceo = 18 JOAO NUNES DA CUNHA, I. Conde de S. Vicente, Vice-Rey da India; e a sua illustrissima posteridade deixámos escrita a pag. 225 do Tomo V.

\* 11 Branca de Sousa casou com Pedro Gonçalves Curutello, soy Cavalleiro da Casa do Infante D. Henrique: achou-se na tomada de Ceuta, e soy I. Senhor de Guardao; e tiverao estes silhos =

12 HEI-

12 HEITOR DE SOUSA CURUTELLO, foy II. Senhor do Guardao, e Commendador de Cardiga na Ordem de Christo, e Veador da Casa do Infante D. Henrique. = \* 12 Ruy de Sousa Curutello, com quem se continúa. = 12 Leonor de Sousa, sem estado. = 12 Guiomar de Sousa, que casou com seu primo Mem Rodrigues de Refoyos, como atras se disse. = \* 12 Ruy de Sousa Curutello, succedeo na Casa a seu irmao, foy terceiro Senhor do Guardao, casou com Joanna Rodrigues de Castro, de quem teve unico = 13 Joao de Sousa Curu-TELLO, que foy IV. Senhor do Guardao, casou com Margarida Coelho, filha de Estevas Coelho, de quem teve estes filhos = \* 14 Ruy de Sousa Curutel-LO, com quem se continúa. = 14 MANOEL DE Sousa, e Pedro de Sousa Curutello, sem estado. = 14 Anna de Sousa, que casou com Antonio Vaz de Castellobranco, de quem adiante se fará menção. = \* 14 FRANCISCA DE Sousa casou com Jorge Soares Euangelho, de quem tambem adiante se tratará. = \* 14 Ruy DE Sousa Curu-TELLO, foy V. Senhor do Guardao, e alguns tempos Contador de Leiria. Casou duas vezes, a primeira com Brianda Soares, sem successão; e a segunda com D. Brites da Fonseca, irmãa do insigne D. Jeronymo Oforio, Bispo do Algarve, filhos de Joao Osorio da Fonseca, Ouvidor Geral da India, e de sua mulher Francisca Gil de Gouvea; e tiverao os filhos seguintes: = \* 15 ALVARO DE SOUSA,

com quem se continúa. = 15 João, e Luiz de Sousa, que morrerao sem estado. = 15 D. Joan-NA DE Sousa, mulher de Joao Pereira Pestana, de quem nao teve successão. = 15 D. Anna DE Sousa, que casou com Pedro Rodrigues Pereira, tambem sem successão. = 15 D. Isabel da Resur-REIÇAO, Religiosa em Cellas de Coimbra. = 15 D. MARIA DO ESPIRITO SANTO, Religiosa em Santa Clara da Guarda. = \* 15 ALVARO DE SOUSA, foy VI. Senhor do Guardao, e Padroeiro da sua Igreja. Casou com sua prima com irmãa D. Antonia de Sousa, filha de Antonio Vaz de Castellobranco, e de sua mulher Dona Anna de Sousa; e tiverao = 16 Ruy, Joao, e Sebastiao de Sousa Curutel-Lo, todos sem estado. = \* 16 D. Brites DE Sousa, que veyo a ser herdeira, e Senhora do Guardao, e casou com Jorge da Sylva da Costa, e soy sua segunda mulher, adiante.

\* 16 D. Brites de Sousa, que veyo a ser herdeira da Casa de seus avós, e soy VII. Senhora do Concelho de Guardao, e soy segunda mulher de Jorge da Sylva da Costa, Guarda mór dos Pinhaes del-Rey, que já havia sido primeiro casado com D. Catharina Pimentel de Vera, silha de Gonçalo Correa Barba, Alcaide mór de Leiria, de quem teve unico = \* 17 a Luiz da Sylva da Costa de Atalde, de quem adiante se sará menção. E de sua segunda mulher teve, entre outros silhos, = 17 a Felix da Sylva, que soy IX. Senhor do Guardao; e tendo

tendo servido na guerra de Alentejo, foy nomeado Guarda mór da Torre do Tombo, e morreo antes de tomar posse, havendo casado com sua prima D. Joanna de Valadares, filha de Antonio Vaz de Caftellobranco, e de D. Maria Rebello sua mulher, sem fuccessão. = 17 Jeronymo Osorio da Sylva Cu-RUTELLO, servio em Flandes com o posto de Capitao de Infantaria, com tanta distinção, que mereceo occupar muitos póstos. Foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, do Conselho de Guerra nas Provincias de Flandes, e Governador das Armas da Provincia, e Praça de Gueldres, e de Stevensuerta. E succedendo neste tempo a Acclamação do Senhor Rey Dom Joao IV., padeceo alguns contratempos; porque lhe tirarao o posto de General da Artilharia, por nao querer servir nas Fronteiras de Portugal, o que constantemente recusou, nao querendo briosamente tomar as armas contra a Patria, desprezando grandes adiantamentos, de que se tinha feito merecedor, pelo prestimo, e valor. Finalmente feita a paz entre as duas Coroas, voltou para a Cidade de Leiria sua Patria, onde pela falta de seus irmãos herdou a Casa de sua may, e soy X. Senhor do Guardao. Morreo sem filhos, havendo casado com D. Estefania Pereira de Mello, que ficando viuva, foy Religiosa em Santa Anna de Leiria. Era filha de Thomé da Sylva Pereira, Senhor da Quinta de Caldellas, e de sua mulher D. Isabel de Faria.

\* 17 Luiz da Sylva da Costa de Ataide, foy

foy Guarda mór dos Pinhaes delRey, casou com D? Maria de Mesquita, filha de Bernardo Arnao Monteiro, e de D. Anna de Mesquita; e tiverao os filhos feguintes: = \* 18 Luiz da Sylva de Ataide, com quem se continúa. = \* 18 D. Luiza Maria DA SYLVA E ATAIDE, que casou duas vezes, a primeira com Heitor Vaz de Castellobranco, e a segunda com Antonio da Cunha Pinheiro, como diremos adiante. = \* 18 Luiz da Sylva de Ataide, que fuccedeo nos Morgados, e Casa de seus pays, e soy Guarda mór dos Pinhaes delRey de Leiria. Servio na guerra da Acclamação, fendo Mestre de Campo dos Auxiliares de Leiria; e depois lhe derao o Terço da Praça de Peniche, que nao teve effeito, e foy Governador da Casa delRey Dom Affonso VI. em Cintra, e Mestre de Campo daquelle Presidio: soy Cavalleiro da Ordem de Christo, e despachado com huma Commenda. Morreo em Cintra a 16 de Janeiro de 1682. Casou com sua prima D. Joanna Paula de Mello, filha de Luiz Barba Correa Alardo, e de sua mulher D. Theresa de Mello, de quem teve muitos filhos, que morrerao, dos quaes veyo a ser seu herdeiro = 19 MIGUEL LUIZ DA SYLVA DE ATAIDE, que nasceo a 28 de Setembro de 1678, he Guarda mór dos Pinhaes delRey, Fidalgo da sua Casa, o qual casou a 12 de Janeiro de 1712 com D. Luiza Maria Telles de Menezes, filha de Duarte Carneiro de Carvalho e Menezes, de quem tem os filhos seguintes: = 20 Luiz da Sylva de Atai-

DE

DE E COSTA, que nasceo a 12 de Fevereiro de 1713.

20 FRANCISCO DA SYLVA DE ATAIDE nasceo a 9 de Abril de 1719. 
20 JOSEPH DA SYLVA DE MENEZES nasceo a 10 de Dezembro de 1720, ambos Conegos na Basilica de Santa Maria. 
20 Antonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Ataide nasceo a 15 de Outonio da Sylva de Sylva de Outonio da Sylva de Sylva de Outonio da Sylva de Sylva de Outonio da Sylva de Outonio de Outo

tubro de 1723, aceito Cavalleiro de Malta.

18 D. LUIZA MARIA DA SYLVA E ATAIDE casou duas vezes, a primeira com Heitor Vaz de Castellobranco, de quem adiante se tratará, e a segunda com Antonio da Cunha Pinheiro, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordem de Christo, Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, que servio muitos annos de Guarda mór da Torre do Tombo, onde deixou do seu prestimo muita utilidade nos Alfabetos, que nella se conservao; e tiverao os filhos seguintes: = 19 Francisco Luiz da Cu-NHA DE ATAIDE, que nasceo no anno de 1668, e. foy bautizado a 4 de Junho do dito anno em Nossa Senhora dos Martyres de Lisboa, Fidalgo da Cafa Real. Foy Desembargador dos Aggravos, e Corregedor do Crime da Corte, he Chanceller, e Governador da Relação do Porto, do Conselho de Sua Magestade, Desembargador do Paço, Ministro de inteireza, e talento. Casou duas vezes, a primeira com D. Josefa Leocadia Coutinho, filha de Miguel Salema, e de sua mulher Dona Maria Coutinho, de quem nao teve successão. Casou segunda vez com D. Theresa Luiza de Mendoça, viuva de Manoel Tom. XII. Qq

de Carvalho de Ataide, de quem até ao presente tambem nao tem successão. 

19 Manoel da Cunha Pinheiro, Chantre da Sé do Funchal, do Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio, em que entrou a 5 de Julho de 1720, e morreo ao primeiro de Março de 1734, de quem fizemos menção no Apparato entre os Genealogicos no numero 202.

\* 14 D. Anna de Sousa, filha de Joao de Sousa Curutello, IV. Senhor do Guardao, casou com Antonio Vaz de Castellobranco; e tiverao, entre outros filhos, = 15 HEITOR VAZ DE CASTELLO-BRANCO, que casou com D. Filippa de Valladares, filha do Doutor Joao de Valladares, de quem teve = 16 ANTONIO VAZ DE CASTELLOBRANCO, que casou com D. Maria Rebello, irmãa do Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva, depois Bispo de Leiria, filha de Gaspar Rebello da Guerra, e de Clemencia Vieira; e tiverao = \* 17 Heitor Vaz DE CASTELLOBRANCO, com quem se continúa. = \* 17 Joseph de Sousa de Castellobranco, de quem adiante trataremos. = 17 D. JOANNA DE VAL-LADARES, que casou com Felix da Sylva Curutello, como se disse. = \* 17 Heitor Vaz de Castel-LOBRANCO casou com D. Luiza Maria da Sylva e Ataide, filha de Luiz da Sylva da Costa de Ataide, de quem acima fizemos mençao; e tiverao os filhos feguintes: = \* 18 ANTONIO VAZ DE CASTELLO-BRANCO, com quem se continúa. = 18 Joseph de Sousa

Sousa de Castellobranco nasceo a 2 de Novembro de 1658: foy Conego na Sé de Leiria, onde nasceo; estudou na Universidade de Coimbra: tanto que se graduou, entrou no serviço do Santo Osficio, e foy Deputado da Inquisição de Evora, de que tomou juramento a 24 de Julho do anno de 1684; e no anno de 1689 a 2 de Março passou a Promotor da Inquisição de Lisboa, e depois a Inquisidor de Evora, e tomou posse daquella Cadeira a 3 de Abril de 1693; e transferido à de Coimbra, entrou nella no primeiro de Outubro de 1695. Estes lugares exercitou com letras, e prestimo tao notorio, que ElRey D. Pedro II. o nomeou Bispo do Funchal no anno de 1697; e Cathalogo dos Bispos do Funchal na Collecsendo sagrado a 29 de Junho do anno seguinte no sao da Academia Real Oratorio da Congregação de S. Filippe Neri, pelo Bispo Inquisidor Geral D. Fr. Joseph de Lencastre; e passando à Ilha, governou aquella Diocesi por quasi vinte e dous annos com prudencia, zelo, e equidade ; e obrigado dos achaques oppostos ao clima da Ilha, por confelho dos Medicos, renunciou o Bispado nas mãos do Papa no anno de 1721; e vivendo retirado em diversas partes, morreo a 29 de Julho do anno de 1740; e jaz na Cartuxa de Laveiras, onde mandou fazer huma Capella. Foy Varao grande, ornado de sciencia, e erudição, muy versado na Historia Sagrada, e Profana, com hum sublime talento, estimavel na conversação, de huma vida digna do seu estado, revestido sempre do brio, e da honra, de que nascia serem as suas maximas austéras. Tom. XII. Qqii trato.

do anno de 1721.

trato, que com elle tive por muitos annos, e com muitos Fidalgos da sua Familia, me derao largo conhecimento das suas virtudes, e a sua memoria nos será saudosa. Delle fizemos menção entre os Genealogicos no num. 208 do Apparato desta Historia. 💳 18 D. MARIA CLEMENCIA DA SYLVA, Religiosa no Mosteiro de Santa Anna de Leiria. = 18 D. FRANCISCA, Freira no dito Mosteiro. = \* 18 An-TONIO VAZ DE CASTELLOBRANCO foy Commendador de Santa Maria de Caminha, e S. Pedro de Riba de Mouro na Ordem de Christo, Secretario do Senhor Infante D. Francisco. Havia seguido a Universidade de Coimbra, donde soy Doutor em Leys, e oppositor às Cadeiras, nao contando mais que dezanove annos: porém vendo-se precisado a deixar esta vida, para que tinha propensao, nao largou os estudos, amando a Historia; teve a ella muita applicação, e à Genealogia: delle fizemos menção no num. 173 do Apparato desta Obra. Foy entendido, e prompto nas repostas, e plausivel na conversação: morreo no primeiro de Agosto de 1723. Casou duas vezes, a primeira com D. Marianna de Sousa de Castellobranco, de quem nao teve successão. E a segunda vez casou com D. Maria Clara Antonia Pereira de Vasconcellos, filha de Diogo de Almeida de Azevedo, e de D. Helena do Amaral; e tiverao = \* 19 D. HELENA MAFALDA DE CASTELLOBRANco, que veyo a ser sua herdeira, e casou com seu tio Pedro de Sousa de Castellobranco, como se dirá.

rá. = 19 D. MARIA IGNACIA DE VASCONCELLOS, recolhida na Encarnação de Lisboa. = 19 D. CLE-MENCIA DE VASCONCELLOS, e D. ANTONIA SOA-RES DE ALBERGARIA, Freiras em Santa Anna de Leiria.

\* 17 JOSEPH DE SOUSA DE CASTELLOBRANCO, filho de Antonio Vaz de Castellobranco, e de sua mulher D. Maria Rebello, nasceo a 19 de Março de 1624. Foy XI. Senhor do Guardao, do Confelho de Sua Magestade, e da sua Fazenda, e Chanceller das Tres Ordens Militares; havia fido Defembargador dos Aggravos, e Juiz da Coroa, Ministro de grande interreza, e sãa consciencia, ornado de letras, e bondade, natural desinteresse, e com huma vida muy christãa; de sorte, que deixou honrada memoria, pois em quarenta e oito annos de Ministro, em Memorias do Collegio que occupou os lugares mais graves da sua profissão, de S. Paulo, pag. 165. nao adquirio cousa alguma para a sua Casa; e este desinteresse premiou Deos, sazendo a seu silho Senhor de huma opulenta Casa, por heranças nao esperadas. Morreo a 10 de Dezembro de 1701 com opiniao de Varao justo. Casou com Dona Isabel Soares de Albergaria, Senhora do Morgado, e Padroado de Nossa Senhora do Alecrim de Lisboa; e teve os filhos feguintes: = 18 Antonio de Sou-SA, que morreo menino. 

18 Francisco de Sousa de Castellobranco, que nasceo em 1663; e servindo no Regimento da Armada, faleceo em Fevereiro de 1692, sem estado. = \* 18 Pedro de Sousa

Sousa de Castellobranco, adiante. = 18 Joao DE Sousa DE CASTELLOBRANCO nasceo em Lisboa a 27 de Dezembro de 1676, estudou em Coimbra, e depois de ser graduado naquella Universidade, foy Deputado, e Promotor da Inquisição daquella Cidade, em que entrou a 28 de Janeiro de 1698; e com a mesma occupação passou para a de Lisboa, de que tomou posse a 3 de Março de 1700; e em 17 de Janeiro de 1704 entrou no lugar de Inquisidor da dita Inquisiçao: foy Conego de Santarem, donde passou para Chantre da insigne Collegiada de S. Thomé na Capella Real, e nomeado Bispo de Elvas a 19 de Março de 1715; e sendo confirmado pelo Papa Clemente XI., foy fagrado na Capella Real a 15 de Março de 1716 pelo Cardeal da Cunha; e em 4 de Abril do dito anno entrou na Cidade de Elvas, em que applicado ao governo da sua Diocesi, celebrou Synodo a 24 de Agosto de 1720, ( e foy o terceiro daquella Igreja) cujas Constituições mandou imprimir; e tendo regido com zelo, e suavidade o seu rebanho, que deixou saudoso, e edificado do seu exemplar procedimento, morreo em Elvas a 17 de Março de 1728. = 18 D. Antonia Catha-RINA DE VILHENA nasceo em Novembro de 1661, foy Religiosa no Mosteiro da Encarnação de Lisboa, e morreo em 1734. = 18 D. CLEMENCIA FRANCIS-CA SOARES DE ALBERGARIA, nasceo em Abril de 1671, Freira no dito Mosteiro; morreo em 1740. = 18 D. Anna de Vilhena, que morreo sendo Mo-

Catalogo dos Bispos de El vas, num. 15.

ca do Coro no mesmo Convento no anno de 1698, havendo nascido no de 1680. = \* 18 Pedro de Sousa de Castellobranco nasceo a 24 de Fevereiro de 1674, succedeo na Casa de seus pays; he XII. Senhor do Confelho de Guardao com seu Padroado, e da Capella mór de Nossa Senhora do Livramento de Lisboa, e da de Nossa Senhora do Alecrim da dita Cidade, e da Igreja de Nossa Senhora do Rosario do Termo de Moura, Commendador de Santo André do Ervedal na Ordem de Christo, Coronel do Regimento da Armada Real, e Brigadeiro dos Exercitos de Sua Magestade: havia servido nas Armadas de Guarda Costa, e occupado o posto de Capitao de Mar, e Guerra. No anno de 1716 foy hum dos Cabos da Armada, que foy a Corfú em foccorro dos Venezianos, onde voltou no anno feguinte de 1717, em que a nossa Armada pelejou com a dos Turcos, distinguindo-se nesta acção com tanta gloria da Nação, como propria sua, como referimos em seu proprio lugar a pag. 217 do Tomo VIII. Estudou Pedro de Sousa em Coimbra, e por morte de seu irmao succedeo na Casa, e depois em diversos Morgados. A vida militar, que professou, nao lhe tirou amar as bellas letras, e sciencias, applicandose com aproveitamento; porque além de ser bem instruido, e dado à lição dos livros, o he tambem na Genealogia, e delle fizemos menção no Apparato no num. 174. A sua prudencia, e mais partes distinguirao o feu merecimento. Casou em 1709 com D. Helena

Helena Mafalda de Castellobranco sua sobrinha, si-Ilha herdeira de Antonio Vaz de Castellobranco, como acima dissemos; e tiverao os filhos seguintes: = 19 JOSEPH VICENTE DE CASTELLOBRANCO, que morreo. = 19 Antonio de Sousa de Castello-BRANCO, que nasceo a 22 de Setembro de 1716; era Tenente de Infantaria em hum dos Regimentos da Corte, e com singular vocação, sem dar parte a seus pays, tomou o habito dos Eremitas de Santo Agostinho, onde professou no anno de 1744. = 19 Joao DE Sousa DE CASTELLOBRANCO nasceo a 19 de Outubro de 1718, que estudando na Universidade de Coimbra, se recolheo, sem dar parte a seus pays, no Convento de Santa Cruz da dita Cidade dos Conegos Regrantes, onde professou. = 19 Pedro de Sousa de Castellobranco nasceo em 14 de Fevereiro de 1723: foy Pupillo no Mosteiro de Nossa Senhora da Graça de Lisboa da Ordem de Santo Agostinho, onde professou. = 19 Francisco de Sou-SA DE CASTELLOBRANCO nasceo a 6 de Setembro de 1725; e sendo aceito de tenra idade na Religiao Militar de Malta, a que estava destinado, largou aquella vida para succeder na sua Casa. = 19 Jo-SEPH DE SOUSA DE CASTELLOBRANCO nasceo a 29 de Novembro de 1728 ; estuda na Universidade de Coimbra. = 19 D. Anna Isabel de Castello-BRANCO, que nasceo a 22 de Janeiro de 1733; destinada para Moça do Coro do Mosteiro da Encarnação de Lisboa.

\* 14 Francisca de Sousa casou com Jorge Soares Euangelho, Morgado na Cidade de Leiria, de quem teve, entre outros filhos, = 15 Diogo Soa-RES Euangelho, que casou com D. Guiomar Barroso, de quem teve = 16 D. Maria de Sousa Soares Euangelho, que foy herdeira, e casou com Diogo Barbosa Pereira, Cavalleiro da Ordem de Christo, de quem foy filho = 17 Diogo Soa-RES DE Sousa Euangelho, Cavalleiro da Ordem de Christo, que casou com D. Catharina de Andrade, filha de Miguel Leitao de Andrade, e de sua mulher Catharina Leitao, e foy seu filho = 18 SE-BASTIAO SOARES DE SOUSA EUANGELHO, que nasceo em Setembro de 1654, foy Fidalgo da Cafa Real, e Cavalleiro da Ordem de Christo, Mestre de Campo do Terço de Auxiliares de Leiria, com o qual passou no anno de 1706 à Campanha de Alentejo: morreo em Junho de 1718, havendo casado em Mayo de 1685 com D. Petronilha Josefa de Abreu, que nasceo em Agosto de 1666, e morreo em Setembro de 1729: era filha herdeira de Luiz Galvao de Azambuja, Capitao mór de Leiria, e de sua mulher, e prima D. Paula de Abreu, de guem teve os filhos seguintes: = 19 Francisco Soares de Sousa Euangelho, Fidalgo da Casa Real, casou com D. Theresa Antonia Jacome Pimenta de Castellobranco, natural da Cidade de Evora, filha de André Cardolo Moniz, Fidalgo da Cafa Real, Cavalleiro da Ordem de Christo, e de sua mulher D. Brites Josefa Tom. XII. Rr de

de Sousa e Vasconcellos; e morrendo sem deixar silhos, sua mulher tomou o habito de Freira em Santa Monica de Evora. = 19 D. Maria de Sousa Euangelho foy segunda mulher de Luiz Pegado de Rezende, Fidalgo da Casa Real, filho de Joao Pegado Nogueira, Capitao mór de Alcanede, e de sua mulher D. Maria Juzarte Pegado, sem successão. = 19 D. BERNARDA DE SOUSA EUANGELHO nasceo em Agosto de 1689 em Leiria. Casou em Evora em Fevereiro de 1715 com Carlos Cardoso Moniz, que foy bautizado em 8 de Setembro de 1694 na Freguesia de Santo Antao de Evora, Fidalgo da Casa Real, irmao de fua cunhada D. Therefa Antonia; e tem os filhos feguintes: = 20 Andre Cardoso Mo-NIZ EUANGELHO DE CASTELLOBRANCO, bautizado em Mayo do anno de 1720. = 20 Sebastiao Soa-RES DE Sousa Euangelho, bautizado em Evora a 20 de Janeiro de 1728. = 20 Antonio de Brito DE VASCONCELLOS, Cavalleiro aceito de Malta, foy bautizado em Leiria em Junho de 1729. = 20 D. PETRONILHA ANGELICA DE SOUSA EUANGELHO, Freira em Santa Anna de Leiria. = 20 D. Brites, e D. Paula, Religiosas em Santa Monica de Evora. = 20 D. Maria de Sousa Euangelho, que ainda nao tem estado.

#### S. II.

\* 10 D. MARIA DE Sousa foy a segunda silha do Mestre de Christo D. Lopo Dias de Sousa, havida em Maria Ribeira, que ElRey D. João I. legiti2. pag. 167. mou em Coimbra por Carta de 3 de Janeiro de 1398; e depois lhe fez merce, estando em Lisboa, a 12 de Mayo de 1412, fendo Dama do Paço, para o seu casamento, de seis mil Coroas de ouro de moeda de França; e neste mesmo anno casou com Vasco Fernandes Coutinho, Senhor do Couto de Leomil, e de outras muitas terras, Marichal de Portugal, e Meirinho mór do Reyno, e depois I. Conde de Marialva, hum dos Senhores de mayor respeito, e riqueza daquelle tempo, como se vê da Doação de Marialva, na qual fallando ElRey D. Affonso V. com o Liv. 3. dos Mystic.pag. Conde, diz: Por ser huma das notaveis pessoas de nossos Reynos, a que somos obrigados a fazer bem, e Foy feita em Montemór o Novo a 12 de Outubro do anno de 1440 por Rodrigo Annes, por authoridade do Infante D. Pedro, Regente; e tiverao = \* 11 D. Gonçalo Coutinho, com quem fe continúa. = \* 11 D. FERNANDO COUTINHO, Marichal, de quem tambem se tratará adiante. = 11 D. LEONOR COUTINHO, que conforme Affonlo de Torres, e Diogo Gomes de Figueiredo, nao casou, nem lhe dao mais alguma filha. = \* 11 D. Gonçalo Coutinho foy II. Conde de Marialva, Tom. XII. Rrii Mei-

Meirinho mór do Revno, e Senhor de todas as terras, que elle possuira: morreo em Janeiro de 1463. Mystic. livi 3. pag. 288. No mesmo anno confirmou ElRey o Condado a seu filho a 8 de Abril, estando no Crato. Casou com Dona Brites de Mello, filha de Martim Affonso de Mello, Guarda mór da peffoa delRey D. Joao I., Alcaide mór de Evora, Olivença, Campo-Mayor, e Castello de Vide, e de sua segunda mulher D. Briolanja de Sousa; e teve os filhos seguintes: = 12 D. JOAO COUTINHO, que foy III. Conde de Marialval: fervio na guerra, e morreo no anno de 1471 a 24 de Agosto, na tomada de Arzilla. ElRey D. Assonso V., que naquella occasiao armou Cavalleiro ao Principe D. Joao seu filho à vista do cadaver do Conde, na pratica, que lhe fez, acabou com estas palavras: Filho prasa a Deos, que haja por seu servisso serdes vôs tao bom Cavalleiro, como foy D. Joao Coutinho, Conde de Marialva, cujo corpo ahi vedes jaser morto com muitas feridas, que por servisso de Deos, e nosso hoje recebeo. Estava contratado o seu casamento com D. Catharina, filha do Duque de Eragança D. Fernando I. do nome, e da Duqueza D. Joanna de Castro, como se disse a pag. 172 do Tomo V. = \* 12 D. Francisco Coutinho, com quem se contiuúa. = \* 12 D. Diogo Coutinho, adiante. = 12 D. GASTAO COUTINHO, de quem adiante se tratará. = \* 12 D. Luiz Coutinho, de quem tambem se fará logo menção. = 12 D. Leonor Cou-TINHO, Abbadessa de Arouca, da Ordem de S. Bernardo.

Goes, Chron. do Prinsipe D. Joao, cap. 27.

nardo. = 12 D. Isabel Coutinho, Abbadessa de Ferreira, da Ordem de S. Bento. = \* 12 D. MA-RIA TELLES COUTINHO casou com Lourenço Pires de Tayora, Senhor do Morgado de Caparica, adiante. = 12 D. Joanna Coutinho, mulher de Ruy Lopes Coutinho. = 12 D. CATHARINA COUTINHO, que foy segunda mulher de D. Garcia de Eça, Alcaide mor de Muja, sem successão, como dissemos a pag. 685 do Tomo XI.; e ficando viuva, casou com Affonso Pereira, Alcaide mór de Santarem, como se verá adiante; e conforme Affonso de Torres, nao teve mais filhas algumas. Parece teve bastardas, que cafarao, e a sua descendencia nao chegou à nossa noticia.

D. FRANCISCO COUTINHO foy IV. Conde de Marialva, e Senhor de toda a mais Casa, que seu irmao possuira, por merce del Rey Dom Assonso V. Liv. 1. dos Mystic.pag. do anno de 1474; e depois ElRey Dom Manoel lhe confirmou o Condado de Marialva, e mais terras, e Padroados, que tivera seu irmao, por Carta passada em Evora a 5 de Abril de 1497. Casou duas vezes, a primeira com D. Maria de Ulhoa, filha de Joao de Ulhoa, Fidalgo que viveo em Camora; e havia entregado a Cidade de Touro a ElRey D. Affonso V., que lhe deu a Villa de Castello-Rodrigo, de que soy Alcaide mor, e de sua mulher D. Maria Sarmento, irmãa de D. Diogo Sarmento, Conde de Salinas, a qual deu em casamento Castello-Rodrigo, e nao tiverao successão. Casou segunda vez com D. Brites

de Menezes, filha herdeira de D. Henrique de Meinezes, Conde de Loulé, e Valença, Alferes mór delRey D. Affonso V., e de sua mulher a Condessa D. Guiomar, filha de D. Fernando I. do nome, Duque de Bragança, como dissemos a pag. 397 do Tomo V.; e desta esclarecida uniao nasceo a Infanta D. Guiomar Coutinho, de quem se trata também

a pag. 406 do Tomo III.

\* 12 D. DIOGO COUTINHO, filho terceiro dos II. Condes de Marialva, casou com D. Filippa Coutinho, filha de Gonçalo Vaz Coutinho, que elle matou com tao pouca razao, que foy sentenciado à morte, e o degollarao em estatua em Santarem, por se haver ausentado para Castella, onde casou com D. Francisca de Gusmao; e tiverao os filhos seguintes: = \* 13 D. FERNANDO COUTINHO, com quem se continúa. = \* 13 D. Vasco Coutinho. = \* 13 D. GASTAO COUTINHO, e de ambos se fará logo mencao. = \* 13 D. Maria Coutinho, que casou com Garcia Juzarte. = \* 13 D. GUIOMAR COUTINHO, mulher de D. Gonçalo Coutinho, das quaes trataremos em seu proprio lugar. Teve illegitimo = 13 D. Gonçalo Coutinho, Capitao de Goa, onde casou, e de quem se nao conserva descendencia.

\* 13 D. Maria Coutinho casou com Garcia Juzarte; e tiverao estes silhos: 

14 Pedro Juzarte, fervio em Tangere no anno de 1546, Commendador de Lumear na Ordem de Christo, que casou com D. Maria de Alarcao, filha de Jorge de Figueiredo,

redo, Escrivao da Fazenda del Rey D. Joao III., e Chronica del Rey Dom nao teve successão. = 14 Gonçalo Vaz Couti- João III. pais, 4. cap. мно casou com D. Filippa de Macedo, e nao tiverao successão, e instituio hum Morgado. = \* 14 D. JERONYMA COUTINHO, adiante. = 14 D. Fran-CISCA DE GUSMAO casou com Antonio de Mello, Commendador, e Alcaide mor de Castro-Marim, fem successão. = \* 14 D. Jeronyma Coutinho casou com Jorge de Mello Coutinho, que morreo sem geração; e ella casou depois com Damião de Sousa Falcao, que servio na India, e foy Capitao de Salsete; e tiverao = 15 a D. Maria de Castro, que foy sua herdeira, e casou com seu sobrinho Christovao Falcao de Sousa, Commendador de Nossa Senhora dos Casaes na Ordem de Christo, Governador da Ilha da Madeira, e foy fua primeira mulher; e a fua successão se verá no d. VI.

\* 13 D. VASCO COUTINHO, filho segundo de D. Diogo Coutinho, foy Commendador na Ordem de Christo, casou duas vezes, a primeira em Arzilla com D. Francisca de . . . . . filha de Gonçalo Vaz, Alfaqueque daquella Praça, e de Constança Barriga, de quem teve D. Joanna de Gusmao, que dizem fora Freira em Santa Clara do Porto. Casou segunda vez com Dona Joanna de Eça, filha de D. Garcia de Eça, como se disse a pag. 706 do To-

mo XI.

D. GASTAO COUTINHO, filho terceiro de D. Diogo Coutinho, casou com D. Brites de Vilhena, filha de Lopo Barriga, Adail da Cidade de Cafim, Commendador na Ordem de Christo, e de sua mulher D. Joanna de Eça, filha de Dom Christovao de Eça, como dissemos a pag. 700 do Tomo XI.

\* 12 D. Luiz Coutinho, que foy Commendador de Santa Maria da Ilha Terceira na Ordem de Christo, e servio com grande reputação a esta Coroa. Casou com D. Leonor de Mendoça, filha de Pedro de Mendoça, Alcaide mór de Castro-Nunho, e de D. Isabel de Benavides sua mulher; e tiverao estes filhos: = \* 13 D. Francisco Coutinho, com quem se continúa. = \* 13 D. Joanna Coutinho, mulher de Dom Filippe Lobo. = \* 13 D. MARIA Coutinho casou com D. Luiz Lobo, e de ambas daremos logo noticia. = 13 D. Pedro Coutinho, que morreo moço. = 13 D. Antonio Coutinho, illegitimo, que passou a servir à India, e lá morreo. = \* 13 D. Francisco Coutinho, foy Commendador da Ordem de Christo, e succedeo na mesma Commenda a seu pay, e na sua Casa. Casou com D. Filippa de Vilhena, filha de D. Diogo Lobo, I. Barao de Alvito; e tiverao = 14 D. Luiz Couti-Nно, que sendo successor da Casa, e Commendador na Ordem de Christo, morreo na batalha de Alcacere. = 14 D. Gonçalo Coutinho, valeroso Sol-Couto, Decada 9. liv. dado na India, de quem faz menção Diogo do Couto, onde passou no anno de 1569. = 14 D. Ber-NARDO COUTINHO, que morreo em hum defafio na India. = D. Pedro Coutinho, que tambem ser-

2. cap. 3 1.

vio na India. = 14 D. Joanna Coutinho, mulher de D. Miguel de Noronha, Commendador de Olalhas, e outras na Ordem de Christo; e a sua esclarecida posteridade deixámos referida a pag. 209 do Tomo V. = 14 D. Antonia de Noronha, Freira em Santa Clara de Santarem. = 14 D. JERONYMO Coutinho, Commendador de Olivença na Ordem de Christo, do Conselho de Estado, Presidente do Defembargo do Paço. Cafou com Dona Luiza de Faro, e a sua illustrissima descendencia deixámos es-

crita a pag. 458 do Tomo IX.

\* 13 D. Joanna Coutinno casou com D. Filippe Lopo, filho quarto dos II. Baroens de Alvito, foy Trinchante del Rey Dom Joao II., e algum tempo Chancellaria do anno Aposentador mór, officio que o dito Rey lhe deu de 1522, pag. 10. em Lisboa a 9 de Janeiro de 1522, assim como o tivera Manoel da Sylva, de quem se faz mençao a pag. 213 do Tomo III., e succedeolhe Dom Affonso de Noronha, de quem a pag. 505 do dito Livro se faz menção. Foy Embaixador a Castella à Rainha D. Leonor, viuva del Rey D. Manoel, com a occasiao dos parabens de casar com ElRey Francisco I. de França; depois Embaixador em Roma ao Papa Clemente VII. Havia servido em Africa nas Praças de Arzila, e Tangere. Morreo na Mina fendo Governador. Casou com a dita D. Joanna Coutinho, filha de D. Luiz Coutinho, e de sua mulher D. Leonor de Mendanha; e tiverao os filhos feguintes: = 14 D. Luiz Lobo, que depois de servir em Ceuta, passou Tom. XII. Ss

à India, e foy Capitao de Baçaim, e lá o matarao os Mouros em hum combate; havendo sido casado com D. Isabel de Brito, collaça do Principe Dom Joao, filho del Rey D. Joao III., e Dama da Rainha D. Catharina, e filha de Alexandre de Moura, Cavalleiro da Ordem de Aviz, Administrador de huma Capella em Estremoz, e de Maria Dias de Brito sua mulher; e nao tiverao successão. = \* 14 D. Jero-NYMO LOBO, adiante. = 14 D. LEONOR COUTINHO, Dama da Rainha D. Catharina, casou com D. Diogo de Almeida, que foy Commendador de Pancalvos na Ordem de Christo: servio na India com reputação de valeroso, e foy Capitao de Dio, e do Conselho del Rey D. Sebastiao, e Provedor dos Armazens do Reyno; e tiverao = 15 D. MIGUEL DE Almeida, que foy IV. Conde de Abrantes por merce delRey D. Joao IV., e hum dos Libertadores da Patria, em cujo dia fez acções prodigiosas, como em seu lugar se disse: foy do Conselho de Estado, e Védor da Fazenda. Morreo cheyo de annos, e de merecimentos a 28 de Novembro de 1650, havendo casado com D. Marianna de Castro, que falecco a 12 de Fevereiro de 1640, viuva de D. Antonio da Costa, Commendador na Ordem de Santiago, e filha de D. Miguel Telles de Moura, do Conselho delRey D. Filippe II., Alcaide mór de Muja, e Governador de S. Thomé, e de D. Maria de Castro sua mulher, de quem nao teve successão. = 15 D. Maria Cou-TINHO casou com Ruy Lourenço de Tavora, Vice-Rey

Rey da India, de quem já em outra parte fizemos

mençaő.

\* 14 D. JERONYMO LOBO, succedeo na Casa, foy Trinchante dos Reys D. Sebastiao, D. Henrique, e D. Filippe II., Commendador na Ordem de Christo: servio em Tangere, e acompanhou a El-Rey D. Sebastiao as duas vezes, que foy à Africa, e foy cativo na batalha de Alcacere, e resgatado entre os oitenta Fidalgos. Casou com Dona Antonia Rozeima, filha de Diogo Rozeima, e de Isabel Dias Homem sua mulher; e teve os filhos seguintes: = 15 D. FILIPPE LOBO, que foy Trinchante dos Reys D. Filippe III., e IV., Commendador de S. Miguel de Villa-Franca na Ordem de Christo, no Arcebispado de Braga. Servio em Africa, e na India, aonde passou no anno de 1622 por Capitao da Nao Santa Therefa; e depois Governador de Macao. Morreo em Goa, havendo casado no Reyno com sua sobrinha D. Marianna Coutinho, filha de sua irmãa D. Joanna Coutinho, de quem logo trataremos. = 15 D. Diogo Lobo, Theologo de profisso, Abbade de Sedadim, Inquisidor em Evora, em que entrou a 6 de Dezembro de 1625, Prior mór de Palmella, e eleito Bilpo de Lamego. = 15 D. Maria de Noro-NHA, Abbadessa no Mosteiro de Lorvao, D. Ignez, Freira no mesmo Mosteiro, e D. Isabel no de Jesus de Aveiro. = 15 D. Joanna Coutinho, que foy fegunda mulher de Diogo de Brito do Rio, Cavalleiro da Ordem de Christo, e ella por sua morte ca-Tom. XII. Ss ii fou

sou segunda vez com Antonio Pereira de Sá; e de feu primeiro marido teve = \* 15 João de Brito, adiante. = 15 D. Maria de Noronha, que cafou com seu tio D. Filippe Lobo, como se disse. = 15 JOAO DE BRITO DO RIO, Cavalleiro da Ordem de Christo, casou com D. Isabel de Moura, silha de Luiz de Sousa de Vasconcellos, Alcaide mór de Pombal, e de sua mulher D. Maria de Moura; e tiverao = 16 a Diogo de Brito Coutinho Loво, Trinchante delRey D. Joao IV., e Mestre de Campo General, como se disse a pag. 226 do Tomo IX. Casou segunda vez, como fica acima referido, Dona Joanna Coutinho com Antonio Pereira de Sá, Senhor do Prazo do Curval, filho de Jeronymo Pereira de Sá, do Conselho del Rey, e Desembargador do Paço, de quem nao fabemos se se conserva geraçao ao presente.

\* 13 D. Maria Coutinho, filha fegunda de D. Luiz Coutinho, casou com D. Luiz Lobo, filho setimo de D. Diogo Lobo, II. Barao de Alvito: soy Pagem da Lança do Principe D. Joao, a quem El-Rey seu pay no anno de 1526 sez merce das pensoens dos Tabelliaens de Santarem. Morreo contando sómente vinte e sete annos de idade, deixando os silhos seguintes: = 14 D. Rodrigo Lobo, que soy pelo seu casamento VI. Senhor de Sarzedas, e Sovereira Fermosa, &c. A sua illustre descendencia tratámos na Parte II. do Livro XIII. pag. 890 do Tomo XI. = 14 D. Gonçalo Lobo, morreo meni-

no. = 14 D. Francisco Lobo, que no anno de 1558 passou à India, e lá casou duas vezes, a primeira com N. . . . . e teve = 15 D. Maria Coutinho, que casou na India com Antonio Correa Pantoja. E a segunda vez soy com Dona Joanna da Cunha, tendo filhos, nao ha delles successão.

\* 12 D. CATHARINA COUTINHO, viuva de D. Garcia de Eça, casou segunda vez, como dissemos, com Assonso Pereira, Alcaide mór de Santarem, de quem teve = 13 Andre' Pereira, Alcaide mór de Santarem, = 13 e a Francisco Pereira Coutinho, que soy Governador da Bahia, e casou com D. Margarida de Brito, silha de Reymao Pereira de Lacerda, e de sua mulher D. Isabel Pereira, e tiverao = 14 Manoel Coutinho Pereira, que casou com D. Filippa de Brito, silha de Fernao Borges, e de sua mulher Genebra de Brito; e tiverao diversos silhos, dos quaes nao sabemos o estado.

\* 12 D. Maria Telles, filha dos II. Condes de Marialva, como dissemos, teve a merce del Rey D. Manoel, antes de o ser, de tres mil coroas para seu casamento: soy seita em Aviz a 4 de Março de 1488. Casou com Lourenço Pires de Tavora, filho segundo de Alvaro Pires de Tavora, II. Senhor de Mogadouro, e de D. Leonor da Cunha sua mulher. Foy Senhor da Villa de Ranhados por doação, e renuncia, que sez della seu pay, que lhe deu tambem o Morgado de Caparica, que possua, que ElRey D. Assonso V. lhe déra a 25 de Agosto de 1449. O mes-

mo Rey fez merce a Lourenço Pires dos direitos velhos dos Judeos de Braga, por Carta de 17 de Março de 1473. Tiverao os filhos feguintes: = \* 13 Christovao de Tavora, com quem se continúa. = \* 13 Joao Telles de Tavora, adiante. = 13 Lourenço Pires, Joao, e Andre' de Tavora, sem geração. = \* 13 D. Leonor Coutinho casou com D. João Pereira, de quem adiante se tratará.

\* 13 CHRISTOVAO DE TAVORA, foy Senhor do Morgado, e Torre de Caparica, e da Villa de Ranhados, por renuncia de seu irmao Joao Telles de Tavora, que elle depois vendeo a Diogo de Sampayo, como se vê das jurisdicções da dita Villa, de que El-Rey D. Manoel lhe fez merce a 12 de Novembro de 1509. Teve a Commenda da Conceição de Lisboa na Ordem de Christo. Passou à India no anno de 1515 despachado com a Fortaleza de Sofalla; e acabado o seu tempo, voltou ao Reyno. Acompanhou a Infanta D. Brites a Saboya. ElRey D. Manoel o fez do seu Conselho, por Carta de 22 de Abril de 1521; e neste emprego servio a ElRey D. Joao III. Foy tambem Mordomo mór de sua prima a Infanta D. Guiomar Coutinho. Casou com D. Francisca de Sousa, filha de Fernando de Sousa, a quem chamarao da Botelha, Senhor de Rossa, e de sua mulher D. Mecia de Brito; e tiverao = 14 Alvaro Pires de TAVORA, que servindo em Arzilla, foy morto em hum combate a 29 de Mayo de 1526. = 14 Lou-RENÇO

RENÇO PIRES DE TAVORA, Senhor do Morgado, e Torre de Caparica, que casou com D. Catharina de Tavora, filha de seu primo Ruy Lourenço de Tavora, e a sua esclarecida descendencia deixámos escrita no Capitulo II. ¿. III. Parte III. do Livro XIII. pag. 81. 

14 FERNANDO DE SOUSA E TAVORA, que servio com distinção de valeroso na India, onde soy morto em Junho de 1551 em huma contenda, que teve com os Mogores, hindo para Bengalla. 

\* 14 D. BRITES DE TAVORA, que casou com D. Luiz de Moura, e soy sua segunda mulher, adiante.

\* 13 JOAO TELLES DE TAVORA, foy Senhor da Villa de Ranhados por successão de seu pay, e elle a largou a seu irmao Christovao de Tavora, como acima dissemos. Casou com D. Joanna Pacheco, silha de Affonso Rodrigues de Castellobranco, Veador da Moeda de Lisboa; e tiverao = 14 D. Ma-RIA DE TAVORA, que casou com Fernando Ortiz de Vilhegas, Porteiro mór do Infante D. Affonso, Cardeal; e tiverao = \* 15 Diogo Ortis de Vi-LHEGAS, com quem se continúa. = \* 15 FERNAN-DO ORTIZ DE VILHEGAS, de quem adiante se tratará. = \* 15 D. CATHARINA COUTINHO, adiante. = \* 15 D. Anna de Tavora, mulher de Luiz Pires Crespo, adiante. = \* 15 Diogo Ortiz de VILHEGAS casou duas vezes, a primeira com D. Brites Cabral; e teve = \* 16 a FERNANDO ORTIZ DE TAVORA, adiante. = \* 16 CHRISTOVAO DE TA-VORA,

vora, adiante. = 16 D. FILIPPA COUTINHO, que casou, e nao sabemos a sua successão. Casou segunda vez Diogo Ortiz de Vilhegas com D. Maria de Brito, filha de Pedro Machado de Brito Carragueiro, de quem teve = \* 16 Manoel Telles DE TAVORA, adiante. = 16 DIOGO ORTIZ DE TAVO-RA, que morreo degollado em Goa em tempo do Vice-Rey Ayres de Saldanha. = 16 D. CATHARI-NA DE TAVORA mulher de Gregorio Mogueimes Fajardo, cuja descendencia ignoramos. = 16 FERNAN-DO ORTIZ DE TAVORA passou a servir à India: foy Capitao de Maluco, e lá casou, e teve = 17 D10-GO ORLIZ DE TAVORA, que viveo em Dio, onde casou. = 17 D. Joanna de Tavora, que casou com Luiz Pereira de Lacerda, e depois com Manoel de Mello, de quem nao sabemos successão.

\* 15 FERNANDO ORTIZ DE VILHEGAS, filho segundo de Fernando Ortiz de Vilhegas, soy Fidalgo da Casa delRey D. Joao III., e Abbade de Castellaens, e de Bésteiros, Chantre na Sé de Viseu, teve = 16 a D. Leonor Ortiz, que casou com Henrique Esteves da Veiga, Senhor da Honra de Molellos: servio algum tempo de Contador mór, e Provedor da Casa da India; e tiverao unica = 17 D. Maria da Veiga, que soy segunda mulher de Sancho de Tovar, que se achou com ElRey D. Sebastiao em Africa, e soy cativo na batalha; e tiverao = \* 18 Pedro de Tovar, que soy Senhor da Honra de Molellos, com quem se continúa. = \* 18 D.

V10.

VIOLANTE casou com Henrique Jaques, de quem logo daremos noticia. = " 18 PEDRO DE TOVAR, foy Senhor da Honra de Molellos, Cavalleiro da Ordem de Christo; servio na India, e foy lá Védor da Fazenda. Casou com Dona Anna Manoel de Gusmao, filha de D. Affonso de Carcome, e de sua mulher D. Luiza de Vargas, e procrearao os filhos feguintes: = 19 \* Diogo DE Tovar, com quem se continúa. = 19 SANCHO DE TOVAR, que foy Religioso Capucho. = 19 Affonso de Tovar, morreo na guerra da Acclamação, = 19 e João de Tovar, que morreo moço. = 19 D. Maria Fran-CISCA DE GUSMAO, que foy terceira mulher de Luiz de Saldanha, Védor da Casa da Rainha D. Luiza, Commendador de Salvaterra, e Alcains, na Ordem de Christo, de quem nao teve successão. = 19 D. Luiza Antonia de Gusmao casou com Joao Pereira Pestana, e foy sua primeira mulher; e tiverao = 20 Ambrosio Pessanha Pereira, que viveo na Lourinhãa, e casou com D. Luiza Maria de Cordes, enteada de seu pay, filha de Balthasar Pelles Cisnel, e de sua mulher Dona Maria Antonia de Cordes sua madrasta, de quem teve = 21 Joao Pestana Pe-REIRA. = 21 ANTONIO PEREIRA. = 21 HENRIQUE CORREA. = 21 SIMAO DE CORDES. = 21 MAR-TIM CORREA. = 21 D. MARIA, D. JOSEFA, e D. LUIZA.

\* 19 Diogo de Tovar, foy Senhor da Honra de Molellos, e Commendador de Santa Maria de Tom. XII. Tt Tra-

Trave na Ordem de Christo. Casou com D. Mecia de Sousa, filha de Lourenco Pantoja de Almeida, e de sua mulher D. Mecia de Sousa, filha de Martim Affonso de Béja; e tiverao as duas filhas seguintes: \* 20 D. Anna DE Tovar, de quem logo se tratará, = 20 e D. Maria Manoel de Gusmao, que casou com Francisco Freire de Andrade, do Conselho de Guerra, Governador da Fortaleza de S. Juliao da Barra, e foy sua segunda mulher; e nao tiverao fuccessao. = 20 D. Anna de Tovar, Senhora da Honra de Molellos, casou com Martim de Tayora de Noronha, Secretario de Estado del Rey D. Pedro II., lugar em que ficou aposentado, filho do Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva, depois Bispo de Leiria, e de sua mulher D. Leonor de Noronha; e tiverao. = \* 21 D. Leonor de Tovar, que foy herdeira, e de quem logo se fará mençao. = 21 D. MARIA DE TOVAR, Freira em Santa Monica de Lisboa. = 21 D. MARIANNA, e D. JOANNA DE TOVAR, Freiras na Encarnação, da Ordem de S. Bento de Aviz. = \* 21 D. LEONOR DE TOVAR, Senhora da Honra de Molellos, e Botulho, casou com feu tio Jeronymo Vieira da Sylva, irmao de seu pay; e tiverao = \* 22 Diogo Vieira da Sylva de Tovar, adiante. = 22 D. Maria de Mello, Freira em Santa Monica de Lisboa. = 22 D. Anna DE TOVAR. = 22 D. FRANCISCA DE TOVAR, recolhidas na Encarnação de Lisboa. = \* 22 Diogo VIEIRA DA SYLVA DE TOVAR nasceo no anno de 1668.

1668, e foy bautizado na Freguesia de Santa Iria da Azoya a 11 de Abril na sua Quinta dos Manjoens: foy Senhor da Honra de Molellos, e Botulho, Commendador dos Prestimonios de Santa Maria da Ermida, e Baltar na Ordem de Christo. Faleceo na sua Quinta de Molellos a 6 de Julho de 1742, havendo fido casado com Dona Catharina Maria Vicencia da Sylva, de quem teve = 23 JERONYMO VIEIRA DA SYLVA DE TOVAR, que nasceo na dita Quinta a 6 de Outubro de 1737, que he IX. Senhor da Honra de Molellos, e Botulho, e dos Morgados dos Tovares, e outros, &c. = 23 D. Anna Eufrasia DE Tovar nasceo a 11 de Junho de 1726. = 23 Dona Maria de Tovar nasceo a 20 de Março de 1727, Freira no Convento de Cellas de Coimbra. = 23 D. THERESA DE JESUS DE TOVAR nasceo a 23 de Outubro de 1729. = 23 D. MARIA JOSEFA DE To-VAR nasceo a 3 de Junho de 1732. = 23 D. PAULA DE Tovar nasceo a 7 de Mayo de 1736. = 23 D. EUFRASIA APOLLONIA DE TOVAR nasceo a 22 de Dezembro de 1739.

\* 18 D. VIOLANTE DE VILHENA casou com Hentique Jaques, e tiveras os filhos seguintes: = \* 19 PEDRO JAQUES DE MAGALHAENS, I. Visconde de Fonte-Arcada. = 19 Fr. Antonio, Religioso de S. Francisco da Provincia do Algarve, de que soy Provincial. = 19 Sancho de Tovar, que morreo sem geraças. = 19 D. Maria de Vilhena mulher de Agostinho de Lasetá, como se disse no Capitom. XII.

tulo II. Q. III. do Livro XIII. Parte III. pag. 97. = 19 D. CATHARINA DE VILHENA, Freira na Rosa. = 19 D. VIOLANTE, e D. ANTONIA DE VILHENA,

morrerao moças.

19 PEDRO JAQUES DE MAGALHAENS, I. VIGconde de Fonte-Arcada, de quem tratántos no Capitulo II. d. III. do Livro XIII. Parte III. pag. 59, pelo seu segundo casamento com D. Antonia de Vilhena; havia sido primeiro casado com D. Luiza da Sylva de Andrade, filha de Manoel Dias de Andradre, Provedor mór da Fazenda da Ilha da Madeira, e de sua mulher D. Brites da Sylva, filha de Nuno Fernandes de Freitas; e tiverao = \* 20 Henrique JAQUES DE MAGALHAENS, com quem se continúa. = 20 D. Brites da Sylva mulher de seu primo Christovao de Lasetá, com a successão, que sica escrita a pag. 98. = \* 20 Henrique Jaques de MAGALHAENS, começou a servir com seu pay na guerra, com quem se achou em muitas occasioens, em que logo conseguio reputação; depois servio nas Armadas, e foy Capitao de Mar, e Guerra, Mestre de Campo do Terço da Guarnição de Cascaes, e depois do Terço da Armada, Governador, e Capitao General do Reyno de Angola; e voltando ao Reyno, foy mandado por General de hum foccorro, que se mandou a Mombaça; o que nao tendo effeito, se recolheo a Goa, onde morreo no anno de 1700. Casou com D. Lourença Antonia de Menezes, filha de Joao Lobo, e de sua mulher D. Isabel Henriques; e tiverao

tiverao os filhos seguintes: 

21 Pedro Jaques, que morreo menino. 

21 D. Marianna, que tambem morreo de curta idade. 

21 Joao Jaques de Magalhaens, que lhe succedeo na Casa, e casou com D. Marianna Ignacia de Menezes, como se disse a pag. 418 do Tomo XI. 

21 D. Isabel Barbara Henriques, que casou com Joao Peixoto da Sylva, Senhor de Penhasiel, como tambem se disse a pag. 682 do Tomo XI. 

21 D. Luiza, D. Ma-

RIA, D. THERESA, e JOSEPH JAQUES.

\* 16 Manoel Telles de Tavora, filho do fegundo matrimonio de Diogo Ortiz, fervio na India, e casou com D. Maria de Sousa, filha do Desembargador Gonçalo de Sousa; e tiveras = 17 Diogo Telles de Tavora, que casou com D. Joanna de Aragas, filha de Joas Pessoa de Aragas, cuja descendencia ignoramos. = 17 D. Maria Margarida de Tavora, que casou com Alexandre de Sousa. = D. Catharina Eugenia Telles casou com Octavio de Lasetá, de quem nas teve successão; e depois casou com seu sobrinho Antonio de Lasetá. = 17 D. Luiza de Tavora, que casou com Jacome Raymundo de Noronha.

\* 16 CHRISTOVAO DE TAVORA, passou a India; viveo em Damao, casou com N. . . . . de Soufa; e tiverao = 17 Diogo Ortiz de Vilhegas, que os Mouros matarao em hum combate em Malaca. = 17 Fernao Ortiz de Tavora, que casou com D. Anna Teixeira, viuva de Vasco da Sylveira,

de quem nasceo Christovas de Tavora. = 17 D. Antonia de Tavora, que esteve concertado o seu casamento com seu tio Diogo Ortiz, que morreo degollado. = 17 D. Luiza de Tavora casou com Henrique da Sylveira de Menezes, e depois com Pedro Peixoto da Sylva, &c.

15 D. Anna de Tavora casou com Luiz Pires Crespo, de quem nasceo D. Luiza de Tavo-RA, mulher de Manoel de Mello, a quem chamarao o Salmonete, de quem foy terceira mulher; e a fua descendencia deixámos referida a pag. 655 do

Tomo XI.

\* 15 D. CATHARINA COUTINHO casou com Luiz de Brito, Alcaide mór de Aldegavinha da Merciana, de quem nasceo = 16 Jeronymo de Brito, Alcaide mór de Aldegavinha, casou com D. Theresa de Sande, filha de Diogo de Sande, e de Genebra Brochado; e tiverao = 17 Luiz de Brito, que succedendo na Casa, e nao tomando estado, soy herdeira sua irmãa = \* 17 D. CATHARINA DE ME-NEZES, adiante. = 17 D. GENEBRA DE TAVORA, que casou com D. Pedro Lobo, sem successão, e soy fua segunda mulher. = \* 17 D. CATHARINA DE Menezes, que veyo a ser a herdeira, casou com D. Manoel Lobo de Alcaçova, que foy Commendador da Ordem de Christo, Alcaide mor de Campo-Mayor, e Ouguella; e tiverao = 18 D. Maria de Menezes, que casou com Joao da Costa Fogaça; e tiverao = 19 Gonçalo da Costa de Menezes,

que foy Senhor dos Morgados de Alcaçovas, e Carneiros, e foy Governador, e Capitao General de Angola. Casou com Dona Antonia Theodora de Vilhena, como se disse a pag. 63. 

19 D. Manoel Lobo, que servio na guerra, soy Capitao de Cavallos, Commissario Geral da Cavallaria, e Governador da Nova Colonia; e morreo sem geração.

\* 14 D. Brites DE TAVORA, filha de Christovao de Tavora, Senhor de Caparica, casou com D. Luiz de Moura, Estribeiro mór do Infante D. Luiz, Alcaide mór de Castello-Rodrigo, e do Conselho del-Rey Dom Henrique, e foy sua segunda mulher; e procrearão os filhos seguintes: = 15 D. João de Moura, que morreo menino. = \* 15 D. Chris-TOVAO DE MOURA, I. Marquez de Castello-Rodrigo, com quem se continúa. = \* 15 D. Francisca DE MOURA, adiante. = \* 15 D. FRANCISCA DE TA-VORA, que casou com Alvaro de Sousa, Senhor do Morgado de Alcube, de quem trataremos em outro lugar. = \* 15 D. Isabel de Moura, que casou com Fernao Rodrigues de Almada, de quem logo se tratará. = 15 D. GUIOMAR DE MOURA, Freira em Santa Clara de Lisboa, D. MARIA em Santa Anna de Vianna, D. JOANNA, e D. MECIA DE MOURA, Freiras em S. Joao de Estremoz.

\* 15 D. CHRISTOVAO DE MOURA, que succedeo na Casa, sendo de curta idade passou a Castella em companhia de seu tio Lourenço Pires de Tavora, quando no anno de 1552 soy Embaixador à Corte a conduzir

conduzir a Princeza D. Joanna, que depois foy mãy delRey D. Sebastiao, a quem D. Christovao, depois de viuva, acompanhou quando voltou para Castella; e ficando no seu serviço, foy seu Estribeiro mór; e sendolhe a sua pessoa muy grata, soy hum dos seus Testamenteiros. Quando ElRey D. Filippe II. deu Casa a seu filho o Principe D. Carlos, o sez seu Gentil-homem de Boca. No anno de 1563 passou a servir à Africa com o soccorro de Aldequebir, e empreza de Pinhon: fervio tambem algum tempo em Tangere, procedendo sempre com distincção devida ao leu sangue. No anno de 1565, que governava este Reyno o Infante Cardeal D. Henrique, o mandou a ElRey D. Filippe, o Prudente, com huma Embaixada sobre as pertenções do Prior do Crato, que naquelle tempo se havia retirado à Corte de Hespanha; e já havia sido revestido do mesmo caracter, mandado pela Princeza a visitar ElRey Dom Sebastias seu filho com hum presente de cavallos, e vestidos. El-Rey D. Filippe o fez feu Gentil-homem de Boca; e depois no anno de 1578 o mandou por Embaixador a ElRey D. Henrique a darlhe os pezames da morte delRey D. Sebastiao; e recolhido a Castella, voltou no anno seguinte por Embaixador ordinario à nossa Corte, havendo-o feito Gentil-homem da sua Camera: era o negocio da successão do Reyno, que elle manejou com mais cuidado dos interesses proprios, do que ao que convinha ao bem da Patria. tempo quatro vezes foy, e veyo de Castella sobre a pertenção

pertenção do Reyno, sendo sómente elle o depositario das politicas, que entao se praticarao; porque como era dotado de hum talento sublime, destramente manejou as delicadas entrigas, que occorrerao; e elle a favor da fua pretenção confeguio não declarar ElRey D. Henrique a Senhora D. Catharina por successora; e deixando a decisao aos Governadores do Reyno, pela qual nao esperando, entrou no Reyno ElRey D. Filippe, e o occupou com o

poder, como temos visto em diversas partes.

Neste mesmo anno de 1580 fez ElRey a D. Christovao de Moura do Conselho de Estado, e no seguinte, por Carta de 10 de Abril, Védor da sua Livro 45 del Rey Dom Fazenda em Portugal. No de 1587 do Conselho de Sebastiao, pag. 159. Estado, e Guerra em Castella; e depois lhe deu a dignidade de Commendador mór de Alcantara, e já tinha a Commenda de Fuentes Moral, e a de Portulano da Ordem de Calatrava. Foy Sumilher de Corpus do Principe D. Filippe, a quem tambem servio de Camereiro mór. No anno de 1594 o fez Conde de Castello-Rodrigo, dandolhe o senhorio desta Villa, e das Villas de Lumiares, Lamegal, os Concelhos de Cabeceiras de Basto, a Honra de Passos de Ferreira, e outras merces em Portugal, e Castella; sendo a mayor a estimação, que aquelle grande Rey fez de D. Christovao de Moura, a quem no seu Testamento recommenda com especialidade ao Principe seu filho, nomeando-o por hum dos seus Testamenteiros. Succedeo ElRey D. Filippe III., e o creou Tom, XII. Uu Mar-

Marquez de Castello-Rodrigo em Portugal, e Grande de Hespanha em Castella no anno de 1598; e no de 1600 o nomeou Vice-Rey de Portugal, lugar que occupou por duas vezes; na fegunda passou à Corte de Madrid no anno de 1612 a tratar negocios tao importantes, que necessitavao da sua pessoa para a decisao. Neste mesmo tempo entre os Senhores, que forao testemunhas nos contratos do casamento da Infanta Dona Anna Mauricia com ElRey de França. Luiz XIII. foy hum o Marquez de Castello-Rodrigo, que faleceo em Madrid a 26 de Dezembro de 1613, havendo instituido, juntamente com sua muther, a 12 de Janeiro de 1609 hum Morgado para os seus successores. Foy o Marquez ornado de talento, com muita politica, de que se sabia servir nas occasioens; manejou os negocios com grande felicidade, e a teve de ser valido del Rey Dom Filippe o Prudente: era de coração grande, magnifico, como se vê do Palacio, que fabricou em Corte Real, e a Capella mór do Mosteiro de S. Bento, que principiou a edificar para seu enterro, e dos seus; e ficando com a sua morte imperseita, já mais se adiantou. Casou com D. Margarida Corte-Real, Senhora do Morgado do seu appellido, e das Capitanías da Ilha Terceira, da parte de Angra, que fica para o Sul, e da Ilha de S. Jorge, e da Terra Nova, chamada dos Cortes-Reaes, a qual faleceo a 25 de Junho de 1610. Era filha herdeira de Vasque Annes Corte-Real, Senhor das ditas Ilhas, e de sua mulher D. Catharina

da

da Sylva; e tiverao = 16 a D. Manoel de Mou-RA CORTE-REAL, II. Marquez de Castello-Rodrigo, cuja esclarecida posteridade fica escrita no Livro IX. Capitulo X. pag. 225 do Tomo X., a que só accrescentaremos, que nos faltou declarar, que tivera por filho a D. Luiz DE Moura, Cavalleiro de Malta, o qual não contando mais que doze annos de idade, lhe conferio o Papa Urbano VIII. o Deado de Evora, por Bulla passada em Roma ao septimo Nonas Januarii, dispensando na idade, e para poder ter a Dignidade de Deao, e huma Conesia na dita Sé, e o Priorado de Vimieiro annexo ao Deado, nao obstante ser já Prior de Santa Maria da Misericordia, de Truna, Truxilho, Medelhim, Nossa Senhora da Ajuda de Béja, S. Bartholomeu de Montelongo, S. Martinho de Santarem, Lugares das Diocesis de Lisboa, Braga, Evora, Placencia, e Compostella; e poder reter dous mil cruzados na Commenda de Poyares, e quatrocentos mil reis no Baliado de Leça da Ordem de Malta, e ser Arcediago do Bago na Sé do Porto. Tomou posse do Deado, e Conesia, como seu Procurador, seu tio D. Rodrigo de Mello, Arcediago da mesima Sé, a 28 de Junho de 1638; o que consta das Memorias das Dignidades, e Conegos da Sé de Evora, que nos communicou o Doutor Antonio Alvares Loufa, Conego daquelle Cabido, que com muito trabalho, e curiofidade tem examinado o seu Archivo, e tem adiantado muito a Obra, que será util à Historia Ecclesiastica.

Tom. XII. Uu ii D.

\* 15 D. Isabel de Moura casou com Fernando Rodrigues de Almada, que no anno de 1548 foy Moço Fidalgo, Provedor da Casa da India, officio que lhe foy dado pelos ferviços de feu pay no anno de 1580 pelos Governadores do Reyno, depois da morte delRey D. Henrique; foy do Conselho del-Rey Dom Filippe II.; e desta uniao nascerao os silhos seguintes: = 16 Ruy Fernandes de Alma-DA, que morreo moço na Armada de Inglaterra. 💳 \* 16 CHRISTOVAO DE ALMADA, com quem se continúa. = 16 D. Brites de Moura, que casou com Tristao da Cunha, Senhor de Gestaço, e Panoyas, Alcaide mor de Terena, Commendador de S. Salvador de Sanguinedo na Ordem de Christo, e foy sua primeira mulher, de quem teve D. ISABEL, que morreo sem estado, e D. MARIA, Freira na Esperança de Lisboa. = 16 D. CATHARINA DE Mou-RA casou com Joao Gomes da Sylva, Commendador na Ordem de Christo, que soy Capitao de Ormuz, e Sofalla, e Almirante da Armada, que no anno de 1571 foy em soccorro de Chaul; e voltando ao Reyno, ElRey D. Sebastiao se servio delle, e o mandou visitar ao Emperador Carlos V. seu avô; e depois fez outras missoens a ElRey Henrique III. de França, e a Roma: porém desta uniao não se conserva descendencia. = 16 D. Luiza de Moura casou com Joao de Mendoça, Commendador na Ordem de Christo; e tendo diversos filhos, de nenhum se conserva descendencia. = 16 D. MARIA DE MOURA,

que foy Dama da Rainha D. Margarida de Austria, casou com Luiz de Sousa, Senhor de Mouta Santa, &c. Alcaide mór do Pombal; e a fua illustre descendencia deixámos referida a pag. 224 do Tomo IX. = 16 CHRISTOVAO DE ALMADA succedeo na Casa de seu pay, foy Provedor da Casa da India; e pelo seu casamento Senhor das Villas de Ilhavo, Carvalhaes, Verdemilho, e seus Padroados. Casou com D. Luiza de Mello, filha herdeira de André Pereira de Miranda, Senhor das ditas terras, e de sua mulher D. Filippa de Mello; e tiverao, entre alguns filhos, que morrerao de curta idade, = 17 a Ruy Fer-NANDES DE ALMADA, Senhor de toda esta Casa, de quem tratámos a pag. 248 do Tomo XI. = 17 D. FILIPPA DE MELLO, que casou com D. Francisco de Menezes, Commendador de Proença a nova, e de Moncorvo, na Ordem de Christo, a quenchamarao o Barrabás, que passando-se a Castella, depois da exaltação ao Throno delRey Dom João IV., lá morreo no de 1659: de quem teve D. Luiza DE MENEZES, que foy sua herdeira; e a sua illustre successão fica escrita a pag. 616 do Tomo X. = 17 D. ISABEL DE MOURA, filha de Christovao de Almada, casou com Lopo Furtado de Mendoça, Commendador de Loulé na Ordem de Santiago; e tiverao a successão, que deixámos referida a pag. 38 deste Tomo.

\* 15 D. FERNANDO DE MOURA, filho terceiro de D. Luiz de Moura, foy Estribeiro mór do Infante

D. Duarte; e tendo servido em Africa com reputaçao, em diversos combates recebeo honradas feridas; acabou na infeliz batalha de Alcacere no anno de 1578, havendo casado com D. Maria do Rio, filha de Diogo do Castro do Rio, e de sua mulher Brites Vaz; e ficando viuva casou com Antao de Oliveira de Azevedo, Estribeiro mór do Cardeal Infante D. Henrique, e depois Veador da Casa da Senhora D. Catharina; e tiverao = 16 D. Luiz de Moura, que morreo menino. = \* 16 D. Luiza de Mou-RA, adiante. = 16 D. ANTONIA DE MOURA, Freira em Santa Clara de Santarem. = 16 D. ISABEL DE Moura, Freira no Mosteiro de Santos de Lisboa, e D. HELENA DE MOURA em Santa Clara de Lisboa. = \* 16 D. Luiza de Moura, que foy herdeira, casou com D. Manoel de Menezes, Senhor do Reguengo da Maya, General da Armada Real, de quem fizemos menção a pag. 390 do Tomo V., e foy fua fegunda mulher, de quem teve = \* 17 D. Joao Telles de Menezes, com quem se continúa. = 17 D. MIGUEL, e D. FRANCISCO DE ME-NEZES, que morrerao moços. = 17 D. Helena de Mendoca, e D. N. . . . . Freiras no Bom Successo junto a Lisboa. = 17 D. VICENCIA, Freira em Sacavem. = \* 17 D. Joao Tello de Menezes, succedeo na Casa a seu pay, servio em Flandes, foy Governador da Ilha da Madeira no anno de 1636, donde voltando para o Reyno, o tomarao os Hollandezes. Achava-se em Madrid, quando foy a Acl-

a Acclamação del Rey Dom João IV., e intentando passarse ao seu serviço, foy prezo, e entregue a D. Marcellino de Faria e Gusmao, Alcalde de Corte, com cuja filha Dona Dorothea de Gusmao casou, e com ella passou a Portugal; e entrando no serviço desta Coroa, conseguio reputação; porque governando Olivença, a defendeo valerosamente, quando pertendeo surprendella o Marquez de Laganhes no anno de 1648: ElRey lho agradeceo com huma Carta tao honrada, que a refere o Conde da Ericeira na sua estimada Obra de Portugal Restaurado: foy do Portugal Restaur, tom. Conselho de Guerra, e Governador do Porto; e es-1. pag. 334, e 701. tando nomeado Embaixador aos Estados de Hollanda, morreo no anno de 1649, sem que desta uniao ficallem filhos.

\* 13 D. LEONOR COUTINHO, filha de Lourenco Pires de Tavora, e de sua mulher Dona Maria Telles, casou com Dom João Pereira; e tiverão. \* 14 D. ALVARO PEREIRA, com quem se continúa. = 14 D. Joao Pereira casou com D. Anna Cardoso, filha de Gonçalo Cardoso, Senhor do Morgado de Taipa, de quem teve = 15 D. Joanna de VILHENA, que casou com Joao Martins Ferreira, que foy Pagem do Emperador Carlos V., e Capitao mór do Concelho de Lafoens, de quem teve, entre outros filhos, dos quaes não ha descendencia, = \* 16 a ALVARO FERREIRA PEREIRA, e JOAO PE-REIRA COUTINHO. = \* 16 ALVARO FERREIRA PE-REIRA, foy Cavalleiro da Ordem de Christo, casou

com D. Joanna Rodrigues de Novaes, de quem nasceo = 17 D. Joanna de Vilhena, que casou com Diogo Gomes de Lemos, VI. Senhor da Trofa, e nao tiverao successão. = \* 16 Joao Pereira Cou-TINHO casou com D. Innocencia de Noronha, filha de Affonso Pacheco Collaço, e tiverao filhos, cuja fuccessão não sabemos. = \* 14 D. MARIA PEREI-RA casou com Dom Francisco Coutinho, Senhor do Morgado de Medello, como adiante se dirá. = \* 14 D. ALVARO PEREIRA casou com Dona Maria Pestana, filha de Francisco Pestana; e tiverao 💳 \* 15 D. MIGUEL PEREIRA, com quem se continúa. = 15 D. Francisco Pereira, que morreo na batalha de Alcacere, sendo casado com D. Margarida de Eça, sem geração. = 15 D. Anna de Tavora, mulher de Ruy de Sousa de Sá, sem successão. = 15 D. CHRISTOVAO PEREIRA, illegitimo, que casou, de quem nao sabemos se conserve descendencia. = \* 15 D. MIGUEL PEREIRA casou duas vezes, a primeira com D. Maria de Castilho, filha de Joao de Castilho, e de Maria Fernandes de Quintanilha. Casou segunda vez com Dona Anna de Lima, sem geração; e de sua primeira mulher teve = \* 16 D. ALVARO PEREIRA, com quem se continúa. = 16 D. MARIA TELLES casou com Jorge Furtado de Mendoça, Commendador de Loulé, como se disse a pag. 37. = \* 16 D. ALVARO PEREIRA casou tres vezes, a primeira com D. Vicencia de Albuquerque, de quem teve = 17 D. MIGUEL PE-REIRA

REIRA, que morreo na India sem geração, havendo casado com D. Maria Coutinho. Casou segunda vez com D. Maria de Vasconcellos, filha de Francisco Alvares Varejao, e de sua mulher D. Francisca de Moraes, de quem teve, entre outros filhos, que morrerao sem successão, = \* 17 D. ALVARO PE-REIRA, de quem logo trataremos. Casou terceira vez com D. Justina de Faria, filha de Antao Caroto, Desembargador dos Aggravos, e de sua mulher D. Leonor de Faria, de quem teve = \* 17 D. Mr-GUEL PEREIRA, com quem se continúa. = 17 D. Luiza Pereira, que foy segunda mulher de Dom Manoel da Sylva, Thesoureiro mór do Reyno. = 17 D. LEONOR PEREIRA, primeira mulher de Joao Saraiva de Sampayo, Capitao mór de Montemór o Velho. = 17 D. MARIA TELLES, Dama da Duqueza de Bragança D. Luiza Francisca de Gusmao, a quem servio depois de Rainha no Paço com o mesmo exercicio; e da fua fuccessão tratámos a pag. 669 do Tomo XI. = 17 D. BERNARDA, Dama da mesma Duqueza, e faleceo na flor da idade. = \* 17 D. ALVARO PEREIRA casou com Dona Catharina de Abreu, filha herdeira de Francisco Guilherme, Flamengo, e de sua mulher Serafina de Abreu, filha de Alvaro da Costa, Moço da Camera del Rey D. Sebastiao, e de sua mulher Francisca de Abreu; e era parenta do Padre Ignacio Martins da Companhia de Jesus, a quem chamarao o Mestre Ignacio, que compoz o Cathecismo, que usao os meninos, que Tom. XII.  $\mathbf{X}\mathbf{x}$ elle

elle instruîa com muita edificação: consta de Documentos authenticos, que tivemos em nosso poder, e já no feu Nobiliario Dom Antonio de Noronha, I. Conde de Villa-Verde, nao ignorou esta filiação, como succede à mayor parte dos Nobiliaros : desta uniao nasceo = 18 D. Maria Pereira, que casou com Dom Miguel Pereira seu tio, irmao de seu pay; e tiverao os filhos seguintes: = 19 D. ALVA-RO PEREIRA, que nasceo no anno de 1656, e soy bautizado em Santa Engracia a 4 de Setembro; e casando com D. Ignez Antonia de Sá, filha de Fernando Nunes Barreto, Senhor do Couto de Freiris, e Penagate, tiverao = 20 D. MIGUEL PEREIRA, que casou com D. Angela Joanna de Mello, como dissemos a pag. 633 do Tomo X. = 18 D. Francisco Pereira nasceo no anno de 1662, e soy bautizado a 31 de Julho: foy Prior de Santa Maria de Torres-Vedras, e Prior mór de Aviz. = 18 D. Luiz Pereira nasceo no anno de 1679: foy Freire Conventual da Ordem de Santiago, e Deao da Capella Ducal de Villa-Viçosa, em que entrou em Janeiro de 1731, e depois faleceo.

\* 12 D. Joanna Coutinho, filha de D. Gonçalo Coutinho, II. Conde de Marialva, e da Condessa Dona Brites de Mello, casou com Ruy Lopes Coutinho, que servio a ElRey Dom Assonso, e o acompanhou na guerra de Africa; e tiverao os filhos feguintes: = \*13 FERNANDO COUTINHO, com quem se continúa. = \* 13 D. FILIPPA COUTINHO,

de

de quem logo se fará mençaő. 🗀 13 D. GUIOMAR Coutinho casou com D. Joao de Menezes, filho segundo dos primeiros Condes de Cantanhede, que morreo em hum combate em Arzilla sem deixar successão. = \* 13 Fernando Coutinho, herdou os Morgados de seu pay : achou-se na tomada de Azamor, e depois morreo em hum combate com os Mouros em Africa. Casou com D. Joanna de Brito, silha de João da Cunha, Contador mór da Excellente Senhora; e tiverao = \* 14 Lopo de Sousa Cou-TINHO, adiante. = 14 Ruy Lopes, que passando a servir à India, se perdeo. = 14 D. GUIOMAR COUTINHO, que casou com Gaspar Telles, neto dos quartos Senhores de Unhao, de quem nao se conserva descendencia. = \* 14 Lopo DE Sousa Coutiмно, servio na India com grande valor, e distincção no tempo do Governador o Grande Nuno da Cunha, e se achou na morte do Sultao Bhaudur, e no primeiro sitio de Dio, de que compoz hum Tratado, que imprimio em Coimbra no anno de 1506. Foy Capitao da Mina, e do Conselho delRey D. Joao III., e hum Fidalgo ornado de muitas virtudes, que com singular entendimento, e valor, o fizerao muy attendido na Corte. Morreo desgraçadamente em Póvos; porque hindo a cavallo, ao pear lhe saltou a espada da bainha, e no movimento, que sez, se lhe meteo no corpo, e em breve tempo acabou. Cafou com D. Maria de Noronha, filha de D. Fernando de Noronha, do Conselho delRey, Capitao de Aza-Tom. XII. Xx ii mor,

mor, Commendador de S. Salvador de Villa-Cova da Ordem de Christo, e de sua mulher D. Anna da Costa, filha de Dom Alvaro da Costa, Camereiro, e Armeiro mór delRey D. Manoel; e tiverao os filhos, que se seguem. = 15 Ruy Lopes Coutinho, que fe achou na batalha de Alcacer; e casando com D. Maria de Ocem, filha herdeira de Antonio de Ocem, delles se nao conserva geração. 

15 Joao Rodri-GUES COUTINHO, que foy Governador de Angola, a quem ElRey D. Filippe II. mandou para conquiftar novas terras, com promessas de grandes merces; e a faculdade de poder nomear o governo; e com effeito o fez em seu irmao Gonçalo Vaz Coutinho: foy dotado de grande valor, e resolução; de sorte, que era capaz de entrar em qualquer empreza difficultosa. Morreo em Angola. = \* 15 Gonçalo Vaz Coutinho, adiante. = 15 Manoel de Sousa Coutinho, que casou com D. Magdalena de Vilhena, que depois, com admiravel resolução, tomarao o habito de S. Domingos, elle no Convento de Bemfica, e se chamou Fr. Luiz de Sousa, e ella no Sacramento de Lisboa, como dissemos apag. 802 do Tomo X. Escreveo dous Tomos da Historia de S. Domingos da fua Provincia, e a Vida do Santo Arcebispo Fr. Bartholomeu dos Martyres, em excellente, e puro estylo, e outras Obras, que nao sahirao à luz. Morreo em Bemfica em Mayo de 1632. = 15 ANDRE DE SOUSA COUTINHO, que foy Cavalleiro da Ordem de S. Joao de Malta; e passando à India,

\* 15 Gonçalo Vaz Coutinho, foy Commendador de Farinha-Podre na Ordem de Christo, e Governador de Angola, e da Ilha de S. Miguel; e por morte de seus irmãos succedeo no Morgado de seus pays. Casou com D. Joanna de Moraes, filha de Sebastiao de Moraes, Thesoureiro mór do Reyno, e de sua mulher Isabel Jacome; e tiverao = 16 Luiz DE Sousa Coutinho, que morreo em Angola. = \* 16 Lopo DE Sousa Coutinho, com quem se continúa. = 16 Francisco DE Sousa Coutinho, Alcaide mór das Villas de Santarem, Gollegãa, e Almeirim, Commendador de Santo André de Villa-Boa de Quires, Santo André de Farinha-Podre, e S. Juliao de Camboes, do Conselho de Estado del Rey D. Joao IV., e seu Embaixador a Suecia, Hollanda,

França 200

França, e Roma, Varao de grande talento, em quem concorrerao virtudes, e merecimentos, que eternizaráo o seu nome. Faleceo a 22 de Junho de 1660, havendo casado com D. Maria de Heredia e Aguila; e tiverao a D. Joanna Theresa Couti-NHO, de quem tratámos a pag. 806 do Tomo X. = 14 D. CECILIA COUTINHO, Freira na Esperança de Lisboa. = \* 16 Lopo de Sousa Coutinho casou com D. Joanna de Castro, filha de D. Manoel Pereira, e de sua mulher D. Violante de Castro; e a sua successão deixámos escrita a pag. 936 do Tomo XI. 12 D. FILIPPA COUTINHO, que foy a primei-

ra filha de Ruy Lopes Coutinho, casou com Ruy Gonçalves da Camera, III. Capitao Donatario da Ilha de S. Miguel: morreo apressadamente a 20 de Outubro de 1535; etiverao = 13 Simao Gonçal-VES DA CAMERA, morreo moço. = 13 João DE Sousa, D. JERONYMA, e D. GUIOMAR, que morsulana, liv. 5. cap. 15. rerao moços desgraçadamente, quando no anno de 1530 a 2 de Setembro se sobverteo com hum terremoto na dita Ilha Villa-Franca, do qual só lhe ficou unico = 13 Manoel da Camera, IV. Capitao Donatatio da Ilha de S. Miguel, que nasceo no anno de 1504: foy do Conselho delRey D. Joao III., que o mandou à Villa de Cabo de Gué, quando a sitiou o Xarife; e promettendolhe, que logo o mandaria soccorrer, fez elle huma admiravel defensa por quatro mezes: ahi foy cativo, e resgatado à sua custa por vinte mil cruzados. ElRey lhe fez merce dos dizimos :

Cordeiro , Historia Inpag. 175.

dizimos do pescado da dita Ilha, e de sessenta moyos de trigo de renda para sempre, nas terras dos proprios, que a Coroa tem na Relva, Termo da Cidade de Ponta-Delgada, e da data dos officios della, com outras prerogativas, dispensandolhe a Casa duas vezes da Ley Mental: foy tambem do Confelho del-Rey D. Sebastiao. Faleceo a 13 de Março de 1578. Casou com D. Joanna de Mendoça, filha de Jorge de Mello, Monteiro mór do Reyno, e de D. Margarida de Mendoça sua mulher; e tiverao estes sihos = \* 14 Ruy Gonçalves da Camera, com quem se continúa. = 14 D. FILIPPA DE MENDO-ÇA, que foy segunda mulher de Dom Fernando de Castro, I. Conde de Basto, por Carta feita em Lisboa a 14 de Setembro de 1585, Capitao de Evora, Alcaide mór de Alegrete, do Conselho de Estado. Faleceo a 17 de Outubro de 1617; e tiverao os filhos feguintes: D. DIOGO DE CASTRO, que foy II. Conde de Basto, Vice-Rey de Portugal, que casou com D. Maria de Tavora; e da fua descendencia tratámos a pag. 89 deste Tomo; e a D. Joanna de Men-Doça, que casou com Dom Luiz de Portugal, III. Conde de Vimioso; e a sua illustre posteridade deixámos escrita a pag. 738 do Tomo X. = 14 D. JE-RONYMA DE MENDOÇA, sem estado: permaneceo donzella com grande edificação em casa de seus pays, dando-se à oração, macerava o seu delicado corpo com jejuns, cilicios, e disciplinas; e dispondo dos seus bens piamente, acabou santamente. = 14 D. Mar-GARIDA,

GARIDA, Freira na Madre de Deos de Lisboa. 14 D. JOANNA DE MENDOÇA, Freira em Santa Clara de Coimbra. = 14 D. Isabel, Freira em Jesus de Setuval.

cellaria do dito anno, liv. 8. pag. 134.

\* 14 RUY GONÇALVES DA CAMERA, foy V. Ca-Torre do Tomb. Chan- pita o Donatario da Ilha de S. Miguel, e I. Conde de Villa-Franca, por Carta del Rey D. Filippe II. passada em Lisboa a 17 de Junho do anno de 1583. Casou com D. Joanna de Blasuet, filha de D. Francisco Coutinho, III. Conde de Redondo, Vice-Rey da India, e da Condessa Dona Maria Blasuet; e tiverao = \* 15 D. Manoel da Camera, II. Conde de Villa-Franca, com quem se continúa. = \* 15 D. FRANCISCO COUTINHO, adiante. = 15 D. Joao Coutinho, estudou na Universidade de Coimbra, e se graduou em Canones, foy Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, de que tomou posse a 13 de Janeiro de 1608; e como tal foy feito Visitador das sepulturas Reaes do Mosteiro de Belem, e Nossa Senhora da Luz; e depois foy provido em Reytor da Universidade de Coimbra, por Provisao de 16 de Abril de 1611, de que tomou posse a 11 de Mayo do dito anno; e sendo eleito Bispo do Algarve, entrou nesta Igreja em Julho de 1618, que governou até o de 1627, em que foy promovido para a de Lamego, que occupou até o anno de 1636, em que entrou na Metropolitana de Evora, que vagara por D. João de Mello, e tomou posse por seu Procurador o Licenciado Francisco da Cunha Borges seu Secreta-

rio a 2 de Mayo de 1637. Nos tumultos, que se levantarao em Evora, padeceo nao poucas mortificacões; porque o povo lhe apedrejou as janellas do seu Palacio; e sendo depois chamado à Corte de Madrid, foy Presidente do Conselho de Portugal, deixando o governo do seu Arcebispado ao Bispo de Féz, seu Coadjutor, com outros Ministros. Achava-se em Madrid no tempo da Acclamação, e alcançando licença para se recolher à sua Igreja no anno de 1643, morreo em a Cidade de Elvas no mez de Setembro no Convento dos Capuchos daquella Cidade, onde jaz. = 15 D. AGOSTINHO DA CAME-RA, de quem nao ha successão. = 15 D. GARCIA DA CAMERA, morreo solteiro. = 15 D. Domin-GOS, e D. GASPAR, que morrerao na jornada de Inglaterra. = 15 D. MARIA DE GUSMAO, mulher de Dom Joao Forjaz Pereira, V. Conde da Feira, a pag. 291 do Tomo V. tratámos da fua esclarecida descendencia. = 15 D. Constança de Gusmao casou com Dom Pedro de Menezes, II. Conde de Cantanhede, como dissemos a pag. 277 do Tomo V. = 15 D. RAFAELLA DE GUSMAO, Freira na Esperança de Lisboa. = 15 D. MARGARIDA DE Gus-MAO, Religiosa Carmelita Descalça, e se appellidou das Chagas: acabou com opiniao de virtude a 7 de Chronica dos Carmeli-Março de 1605, como refere a sua Chronica. = tas Descalços, part. 1. 15 FERNANDO DA CAMERA, Religioso Terceiro pag.443.

da Ordem de S. Francisco, de que soy Provincial.

\* 15 D. Manoel da Camera, soy II. Conde
Tom. XII.

Yy
de

de Villa-Franca, e VI. Capitao hereditario da Ilha de S. Miguel, casou com D. Leonor Henriques, silha de Dom Fradique Henriques de Gusmão, Commendador mór de Alcantara, Mordomo mór delRey D. Filippe II., e de sua mulher D. Guiomar de Vilhena, filha de André Telles da Sylva, Alcaide mór da Covilhãa, Commendador na Ordem de Christo, Mordomo mór do Infante D. Luiz, e Embaixador a Castella. Era D. Fradique filho de D. Diogo Henriques de Gusmao, III. Conde de Alva de Liste, e da Condessa D. Catharina de Toledo Pimentel sua segunda mulher, irmãa de D. Fernando de Toledo, III. Duque de Alva, Vice-Rey de Napoles, Governador de Flandes, Cavalleiro do Tosao, insigne General do seu tempo, que faleceo a 12 de Janeiro de 1582; e desta illustrissima uniao tiverao os filhos seguintes: = 16 D. Rodrigo da Camera, III. Conde de Villa-Franca, VII. Capitao Donatario da Ilha de S. Miguel. Casou duas vezes, a primeira com D. Maria de Faro, como dissemos a pag. 641 do Tomo IX., e a fegunda com D. Maria Coutinho; e a sua esclarecida posteridade sica relatada a pag. 582 do Tomo X. = 16 D. FRADIQUE DA CAMERA, que passou a servir à India no anno de 1657, e lá morreo. = 16 D. Joanna de Toledo, que casou com D. Fernando de Menezes, Commendador de Castellobranco, de cuja uniao nasceo D. Leonor DE Menezes, que foy fegunda mulher de D. Jeronymo de Ataide, VI. Conde de Atouguia, como se disse

a pag.

pag. 461 do Tomo IX.; e era viuva de D. Fernando Mascarenhas, Conde de Serem, Marichal de Portugal, como dissemos a pag. 696 do Tomo XI. = 16 D. GUIOMAR DE VILHENA casou com Luiz de Mello, filho do Porteiro mór Christovao de Mello, como escrevemos a pag. 919 do Tomo XI. Foy Porteiro mór dos Reys D. Filippe IV., e D. Joao IV., em cuja Acclamação se achou, exercitando o seu officio nas Cortes, que se celebrarao no anno de 1641: foy tambem Capitao da Guarda Real, Alcaide mór de Serpa, Commendador de Santa Maria de Algodres na Ordem de Christo, e de Serpa na de Aviz, e Presidente do Senado da Camera; e desta uniao nascerao os filhos feguintes: = 17 Christovao de Mello, que casou com D. Mecia de Vilhena; e a fua descendencia escrevemos a pag. 947 do Tom. XI. = \* 17 Manoel de Mello, adiante. = 17 D. LEONOR DE VILHENA, que ficando viuva foy Senhora de Honor das Rainhas D. Maria Francisca, e D. Maria Sofia, e casou com Alvaro de Sousa, Senhor do Morgado de Alcube; e tiverao duas filhas, = \* 18 D. Francisca de Vilhena, que foy a herdeira, e casou com Manoel de Mello, como logo fe verá, = \* 18 e D. Ignez de Vilhena, que casou com D. Lourenço Sottomayor, adiante.

\* 17 Manoel de Mello, foy Porteiro mór, e Capitao de huma das Companhias da Guarda Real, Alcaide mór de Campo-Mayor, que havia servido na guerra, sendo Governador da Cavallaria de Alen-Tom. XII. Yy ii tejo,

tejo, e depois do Conselho de Guerra, Regedor das Justiças; e ficando viuvo, foy Grao Prior do Crato na Ordem de S. Joao de Malta, a cuja dignidade he annexa a grandeza de se cobrir, e sentar com os Condes, de que teve Carta. Morreo a 14 de Abril de 1695. Casou com D. Francisca de Vilhena e Tavora, de quem teve = 18 ALVARO DE SOUSA, que foy Porteiro mór, e Capitao da Guarda Real, cujo officio cedeo a favor do seu parente o Almirante. Morreo sem casar. = 18 Joseph de Mel-10, que lhe succedeo, e he Porteiro mór; e a sua illustre descendencia fica a pag. 257 do Tomo XI. 😑 18 CHRISTOVAO DE MELLO, que foy Sumilher da Cortina do Infante D. Francisco, Prior da Azambuja, e depois Conego da Santa Igreja Patriarcal; e morreo a 17 de Mayo de 1732. = 18 Joao de Mel-Lo, que he Principal da dita Santa Igreja. = 18 D. LEONOR JOSEFA DE VILHENA, Dama do Paço, casou com D. Rodrigo da Costa, Vice-Rey da India, como se disse a pag. 674 do Tomo X. = 18 D. Maria da Columna, e D. Marianna, Freiras na Esperança de Lisboa.

\* 18 D. Ignez de Vilhena casou com D. Lourenço de Sottomayor, Morgado de Fonte Pedrinha, e tiveras os silhos seguintes: 

19 D. Joas de Sottomayor, Morgado de Fonte Pedrinha, e tiveras os silhos seguintes: 

19 D. Joas de Sottomayor, que succedeo no dito Morgado; servio na guerra, e soy Capitas de Insantaria: morreo sem casar a 19 de Setembro de 1740. 

19 D. Joseph DE Sottomayor. 

19 D. Francisco de Sotto-

MAYOR, passou a servir à India, e soy Capitao de Dio, Védor da Fazenda, e Governador de Moçambique, casou com D. Luiza de Menezes, filha de Manoel de Sousa de Menezes, e de sua mulher D. Thomasia da Cunha; e tiverao a D. Ignacia de Vilhe-NA, mulher de D. Joao Joseph de Mello, como se disse a pag. 729 do Tomo XI. = 19 D. Antonio, e D. LUIZ DE SOTTOMAYOR. = 19 D. LEONOR JOSE-FA DE VILHENA casou com D. Pedro Mascarenhas, como se disse a pag. 643 do Tomo X. = 19 D. Igna-CIA MARIA DE VILHENA, mulher de Jorge Pessanha, Senhor de Mazarefes, como se escreveo a pag. 941 do Tomo XI. = 19 D. MARIA BERNARDA DE VILHENA, e D. GUIOMAR DE VILHENA, Freiras em Santa Clara de Lisboa. = 19 D. BERNARDA AN-TONIA DE VILHENA, Freira nas Commendadeiras de Santos. = 19 D. MARIA IGNEZ DE VILHENA CAfou no anno de 1698 na Ilha da Madeira com Francis. co Luiz de Vasconcellos, Morgado na dita Ilha; e tiverao Francisco Joseph de Vasconcellos de BETANCOURT, JOAO DE VASCONCELLOS, D. IGNEZ MARIA DE VILHENA, D. GUIOMAR DE SA', D. LEONOR, e D. IGNACIA DE VILHENHA. = 19 D. Maria Bernarda de Vilhena casou em Pernambuco com D. Joao de Sousa, como se dirá adiante. 19 D. JOSEFA DE VILHENA casou com D. Antonio Carcome, de quem fizemos mençao a pag. 33 deste Tomo.

<sup>&</sup>quot; 11 D. FERNANDO COUTINHO, filho dos pri-

meiros Condes de Marialva, foy Alcaide mor de Pinhel, Marichal de Portugal, Governador, e Capitao de Ceuta, posto em que succedeo ao Conde de Arrayolos, depois Duque de Brangança, D. Fernando I. do nome, por Carta passada em Santarem a 4 de Junho de 1451, como dissemos em seu proprio lugar a pag. 142 do Tomo V. Servio com grande reputação na guerra de Africa, porque foy valeroso, e destemido: achou-se com os Infantes D. Henrique, e D. Fernando em Tangere; e ficando com D. Alvaro Vaz de Almada em terra, forao os ultimos, que embarcarao, fustentando com singular valor o pezo dos Mouros, que os perseguiao; e ultimamente com acordo, e brio, entrarao em comprimentos, sobre qual havia de embarcar primeiro, querendo cada hum destes esclarecidos, e valerosos Soldados ser o ultimo, e o conseguio D. Fernando, nao fazendo cafo do perigo. Cafou duas vezes, a primeira com D. Joanna de Castro, filha de D. Alvaro Gonçalves de Ataide, I. Conde de Atouguia; e tiverao os filhos feguintes: = \* 12 D. ALVARO COUTINHO, com quem se continúa. = \* 12 D. Tristao Coutiмно, de quem adiante se fará menção. = 12 D. Gu-TERRE COUTINHO, que casou com D. Isabel Pereira, filha de D. Gonçalo de Castellobranco, Escrivao da Puridade delRey D. Affonso V., de quem nao teve successao; e elle morreo desgraçadamente prezo na cisterna do Castello de Palmella, por ordem delRey D. Joao II., por ser culpado na conjuração do

do Duque de Viseu. = 12 D. Diogo Coutinho, que cafando, não deixou fuccessão. = \* 12 D. VASco Coutinho, Conde de Borba, de quem logo trataremos. = 12 D. Henrique Coutinho, que seguio as letras: foy Desembargador do Paço, e XXXIII Catalogo dos Dons Dom Prior da insigne Collegiada de Guimaraens, a Priores de Guimaraens, quem ElRey D. Joao II. no anno de 1494 confirmou certos privilegios, e ElRey D. Manoel no de 1495, chegando as Memorias deste Dom Prior naquella Igreja até o anno de 1498; nao temos mais noticia fua. O mesmo Rey o mandou por seu Embaixador a Roma com D. Rodrigo de Castro, à reformação dos costumes, e das Bullas, como refere o Chronista Goes, Chronica del Rey Damiao de Goes; lá morreo, e jaz em Santo Anto- cap. 33. nio dos Portuguezes da parte da Epistola. = 12 D. JOAO COUTINHO, que desgraçadamente foy morto em Lisboa, sem haver casado. = 12 D. MARIA Coutinho casou com Dom Rodrigo de Castro, Senhor de Valhellas, como dissemos na Parte II. do Livro XIII. Capitulo II. Q. III. pag. 844 do Tomo XI. Casou segunda vez D. Fernando Coutinho com D. Catharina de Albuquerque, filha de Luiz Alvares Paes, Mestre Sala delRey D. Assonso V., e de D. Theresa de Albuquerque, filha de Gonçalo Vaz de Mello, Senhor da Castanheira, de quem teve = 13 D. Rodrigo Coutinho, que matarao em Arzilla, = 13 e D. FILIPPA COUTINHO, a quem Affonso de Torres faz illegitima. Casou com Lopo Affonso Coutinho, a quem os Genealogicos derao errada-

Dom Mangel , part, 1.

e Ruy Correa Lucas.

erradamente o appellido de Couros, como advertio Nobiliario de Torres, Affonso de Torres, que com a sua authoridade affirmamos este casamento, em que diz houvera dispensa para Lopo Affonso casar com D. Filippa Coutinho, a qual foy illegitima. Joseph de Cabedo no seu Nobiliario nao vem na filiação de D. Filippa, dizendo que era huma mulher nobre, a quem seus descendentes derao por pay ao Marichal D. Fernando; a que accrescenta Ruy Correa Lucas, que sora com razoens nao mal fundadas. Foy Lopo Affonso Coutinho Escrivao da Puridade del Rey Dom Duarte, e delRey D. Affonso V., do seu Conselho, e pessoa de grande authoridade, e valía com elle; e certamente foy seu filho Ruy Lopes Coutinho, que cafou com D. Joanna Coutinho, filha dos II. Condes de Marialva, como atras fica referido.

Chronica del Rey Dom 201.

\* 12 D. ALVARO COUTINHO, morreo no anno de 1475 em vida de seu pay na tomada de Castello de Baltanas, que tomou ElRey Dom Affonso V. Affonso V. cap. 5. pas quando pertendia a Coroa de Castella com o direito da Rainha D. Joanna; havendo casado com D. Brites Soares, filha do Doutor Ruy Gomes de Alvarenga, do Conselho delRey Dom Assonso V., seu Chanceller mór do Reyno, Embaixador a Roma, e Alemanha, e de sua mulher D. Mecia de Mello; e tiverao = \* 13 D. Fernando Coutinho, com quem se continúa. = 13 D. Rodrigo Coutinho, que os Mouros matarao em hum combate em Arzila. = 13 D. DINIZ COUTINHO, que morreo mo-

co. = 13 D. Melicia de Mello, Abbadessa de Arouca, da Ordem de S. Bernardo. = 13 D. Fer-NANDO COUTINHO, Marichal de Portugal, Alcaide mór de Pinhel; fervio na India, e morreo na entrada de Calecut, em tempo do Grande Affonso de Albuquerque. Casou com D. Maria de Noronha, filha de Joao Gonçalves da Camera, II. Capitao Donatario do Funchal, e de sua mulher D. Maria de Noronha; e tiverao estes filhos = \* 14 D. ALVARO Cou-TINHO, com quem se continúa. = \* 14 D. Brites COUTINHO, que casou com Dom Luiz da Sylveira, I. Conde de Sortelha, de quem faremos menção. = 14 D. GUIOMAR COUTINHO, Dama da Rainha D. Catharina, faleceo sem estado. = \* 14 D. ALVA-RO COUTINHO, foy VII. Marichal de Portugal, Alcaide mór de Pinhel, e Senhor da Ilha Graciosa, casou com D. Antonia de Lencastre, filha do Senhor Dom Diniz, e de D. Brites de Castro, Condessa de Lemos, e a sua successão deixámos referida no Livro VIII. Capitulo IV. pag. 106 do Tomo IX.

\* 14 D. BRITES COUTINHO casou com D. Luiz da Sylveira, I. Conde de Sortelha, Guarda mór del-Rey D. Joao III., officio que servio sendo elle Principe, Alcaide mór de Sortelha, e Alemquer, Embaixador a Castella, Varao em quem concorrerao muitas partes; porque era dotado de talento, e discrição, dado à Poesía, em que compoz em estylo polido para aquelle tempo; era de idéas grandes, e de huma nobre condição: soy muy valido do dito Rey,

 $\mathbf{Z}_{\mathbf{Z}}$ 

Tom. XII.

de que descahio com a missao de Castella, donde voltando, achou a Dom Antonio de Ataide totalmente com o favor delRey. Jaz na Villa de Goes, onde na sua sepultura mandou pôr hum Epitafio, de que já fizemos menção a pag. 225 do Tomo XI.; e tiverao os filhos seguintes: = 15 D. Diogo da Sylvei-RA, II. Conde de Sortelha, de quem fizemos menção a pag. 210 do dito Tomo XI. = \* 15 D. Simao DA SYLVEIRA, adiante. = 15 D. GONÇALO DA SYL-VEIRA, Religioso da Companhia de Jesus, o primeiro Preposito da Casa Professa de S. Roque de Lisboa; e havendo exercitado a vocação, com que entrara na Companhia, com grande exemplo, e edificação no Pulpito, e Confessionario, e abrazado no desejo da conversao das almas, alcançou licença de Santo Ignacio para passar à India no anno de 1556, onde do seu Apostolico zelo tirou copiosos frutos; de forte, que em Monomotapa alcançou glorioso martyrio a 16 de Março de 1561. Delle faz mençao, além das Chronicas da Companhia, o Licenciado Jor-Jorge Cardoso neste dia no Agiologio Lusitano. = 15 D. ALVARO DA SYLVEIRA, que fervio muitos annos na India, onde foy morto em Baharem no mez de Setembro de 1559, hindo por Capitao de huma Armada em foccorro daquella Ilha, como escreve Diogo do Couto na X. Decada. = 15 D. FILIPPA DE VILHENA, mulher de Luiz Alvares de Tavora, Senhor de Mogadouro. = 15 D. Leonor DE VI-LHENA, que esteve desposada com D. Joao Manoel, Con1-

Agiolog, Lusie, tota. 2.
pag. 190.
Barbola, Memor, delRey D. Sebastiao, part.
1. pag. 422.

Commendador da Idanha, como dissemos a pag. 432 do Tomo XI., a qual foy Freira com sua irmãa D. ISABEL. = \* 15 D. SIMAO DA SYLVEIRA foy hum Fidalgo de boas partes, muy entendido, cortezao, e discreto, como testemunhao alguns ditos seus, que passao como Apophthegmas na tradição de muitos curiosos. Morreo no primeiro de Fevereiro de 1575, e jaz em S. Domingos de Lisboa. Cafou com Dona Guiomar Henriques, filha de Simao Freire, Senhor de Bobadella, e de sua mulher D. Leonor Henriques; e tiverao = 16 D. Luiz da Sylveira, que foy hum dos mais plausiveis moços do seu tempo, que morreo desgraçadamente em Almeirim, andando escaramuçando com Dom Martinho de Noronha. 16 D. SIMAO DA SYLVEIRA, que servio na India. = 16 D. Antonio, e D. Diogo da Sylveira, que ambos fervirao na India, e forao mortos em Dabul, como diz Couto na X. Decada, onde refere os seus serviços, e partes. = 16 D. Leonor Henriques, que casou com Luiz Alvares de Tavora, Senhor de Mogadouro, seu primo com irmao, como se disse no Capitulo II. Parte III. do Livro XIII. pag. 70 delte Tomo.

\* 14 D. TRISTAO COUTINHO, filho segundo do Marichal D. Fernando, servio a ElRey D. Assonso Chronica del Rey Dom V., e o acompanhou na entrada, que sez por Castella no anno de 1475; e morreo em hum combate com os Castelhanos na ponte de Çamora. Casou com D. Isabel Fogaça, filha de João Fogaça, Commenda-Tom. XII.

dor de Cezimbra na Ordem de Santiago, Védor da Cafa do Senhor D. Affonso, I. Duque de Bragança, e de sua segunda mulher D. Constança de Vasconcellos; e tiverao estes filhos = \* 15 D. Gonçalo Coutinho, com quem se continúa. = 15 D. Guio-MAR COUTINHO, que casou com D. Pedro de Menezes, I. Conde de Cantanhede, e foy sua terceira mulher. = \* 15 D. Gonçalo Coutinho, foy Commendador da Arruda na Ordem de Christo, e Alcaide mór da mesma Villa. Casou com D. Brites de Castro, filha de Ayres da Sylva, V. Senhor de Vagos, Regedor das Justiças, e de D. Guiomar de Castro sua mulher; e tiverao os filhos seguintes: 16 D. HILARIO COUTINHO, morto em hum desafio com Antonio de Noronha, filho de Manoel de Noronha da Camera, pelo que fugio para Castella. = 16 D. TRISTAO COUTINHO, que casou com Dona Brites de Menezes, filha de Luiz de Menezes, Alferes mór, de quem nao teve successão; e ella casou com Manoel de Sousa, Senhor de Podentes, &c. = 16 D. Branca DE CASTRO casou com D. Leao de Noronha, do qual fizemos menção no Livro XIII. Parte II. Capitulo III. Q. III. pag. 902 do Tomo XI., donde faltou o nome desta Senhora, que agora reparamos, desejando sempre acodir a alguns descuidos, de que nao temos culpa. = 16 D. MARGARIDA DE Castro casou com Fernando Alvares Cabral, Commendador do Banho na Ordem de Christo, filho do famoso Pedro Alvares Cabral, Capitao mór da Armada

mada da India do anno de 1500, que a 24 de Abril descobrio o Estado, que hoje se chama do Brasil; e de sua mulher D. Isabel de Castro. Servio também como feu pay, mas com defigual fortuna; porque partindo para a India por Capitao mór da Armada do anno de 1553, se perdeo na volta da terra do Natal, deixando os filhos feguintes: = 17 PEDRO AL-VARES CABRAL, que fervio de Moço Fidalgo da Rainha D. Catharina, e morreo sem successão. = \* 17 JOAO GOMES CABRAL, adiante. = 17 Ruy DIAS CABRAL, que servio na India com distincção, como escreve Couto, occupando varios póstos; e desgraçadamente o matarao. Era valeroso, e entendido, muy prompto no que dizia, e muy attendido delRey D. Sebastiao. Casou na India com D. Isabel de Vasconcellos, filha de Manoel de Mesquita, Capitao de Sofalla, de quem nao teve filhos. = 17 D. MARIA DE NORONHA, Dama da Princeza das Afturias D. Maria, mulher delRey D. Filippe II., e morreo sem ter elegido estado.

\* 14 D. VASCO COUTINHO, filho quinto do Marichal Dom Fernando Coutinho; fervio em Africa, foy Capitao de Arzila, Alcaide mór de Estremoz, por merce del Rey D. Joao II. em gratificação de elle Chronica del Rey Dom descobrir a conjuração, que contra elle se urdira, o João II. cap. 46. pag. creou Conde de Borba, e Redondo, fazendolhe entre outras merces, que fosse o titulo de juro, e herdade, como refere Garcia de Rezende. Casou com D. Catharina da Sylva, filha de D. Joao de Mene-

zes, III. Senhor de Cantanhede, de quem teve os filhos feguintes: = \* 15 D. Joao Coutinho, II. Conde de Redondo, adiante. = \* 15 D. Bernar-Do Coutinho, de quem faremos logo menção. = 15 D. Margarida Coutinho casou com Dom Joao Mascarenhas, Capitao dos Ginetes, de quem adiante se tratará. = 15 D. Isabel Coutinho mulher de Jorge Barreto, Commendador da Azambuja na Ordem de Christo, de quem nasceo D. Guio-MAR COUTINHO, que casou com D. Francisco Rolim de Moura, XII. Senhor da Azambuja, e nao tiverao filhos. = 15 D. Maria da Sylva, mulher de Dom Pedro de Almeida, Alcaide mór de Torres-Novas, do Confelho del Rey D. Joao III., e filho do insigne D. Diogo Fernandes de Almeida, Grao Prior do Crato, Monteiro mór, &c.; e tiverao = 16 D. VASCO DE ALMEIDA, = \* 16 e a D. BRITES DA Sylva, mulher de Dom Alvaro Coutinho, como adiante se verá. = 15 D. Joanna Coutinho, sem estado. = \* 15 D. Joao Coutinho, foy II. Conde de Redondo, que seu pay gozou, em cuja Casa lhe fuccedeo, e nao menos no valor; servio em Africa, e foy Capitao de Arzila, em que conseguio tao glorioso nome, que delle disse o Emperador Carlos V. ao Infante D. Luiz na facçao, em que com elle se Chronica del Rey Dom achou em Tunes : Quien tuviera aqui al Conde de Redondo con sus duzientos roçines; alludindo às vitorias, que conseguira dos Mouros. Foy muy entendido, e discreto, a que ajuntava o ser tao bom cortezao,

Manuel, 1. part. cap. 48.

tezao, como era valeroso na Campanha. Casou com Dona Isabel Henriques, filha de D. Fernando Martins Mascarenhas, Capitao dos Ginetes del Rey D. Joao II., Senhor de Lavre, &c., e de sua mulher Dona Violante Henriques; e tiverao estes filhos: = \* 16 D. Francisco Coutinho, III. Conde de Redondo, com quem se continúa. = \* 16 D. AL-VARO COUTINHO, de quem logo adiante se fará mençaő. = 16 D. Vasco Coutinho, e D. Simaő Coutinho, dos quaes não ha posteridade. = 16 D. VIOLANTE HENRIQUES, que casou com D. Assonso de Lencastre, Commendador mór de Santiago; e a sua esclarecida posteridade sica referida no Capitulo II. do Livro XI. pag. 78 do Tomo XI. = \* 16 D-Francisco Coutinho, foy III. Conde de Redondo, Regedor das Justiças, Vice-Rey da India, on-Faria, Asia, tom. 2. de passou no anno de 1561; e tendo governado com part. 2. cap. 18. pag. inteireza, e prudencia, lá faleceo no fim de Fevereiro do anno de 1564. Era ornado de muitas virtudes, cortezao, liberal, alegre, muy prompto nas repostas; de sorte, que os seus ditos passarao por Apophthegmas. Cafou com D. Maria Blasuet, Dama da Infanta D. Maria, irmãa da Condessa de Vimioso D. Luiza de Gusmao, como se disse a pag. 705 do Tomo IX.; e tiverao estes filhos = 17 D. Luiz Cou-TINHO, IV. Conde de Redondo, Senhor de toda esta Casa, que havendo casado com Dona Mecia de Menezes, faleceo a 3 de Junho de 1598, filha de D. Aleixo de Menezes, Ayo delRey D. Sebastiao, de-

quena

quem teve = 18 D. Francisco, eD. Joao Cou-TINHO, que morrerao sem estado. = 18 D. Joao COUTINHO, V. Conde de Redondo, de quem no Livro XIII. Capitulo III. da Parte III. 2. I. pag. 880 do Tomo XI. deixámos escrita a descendencia. = 18 D. ISABEL HENRIQUES casou com D. Diniz de Lencastre, Commendador mór da Orden de Christo, como escrevemos a pag. 67 do Tomo IX. = 18 D. JOANNA BLASUET, que casou com Ruy Gonçalves da Camera, I. Conde de Villa-Franca, como atras dissemos. = 18 D. Guiomar de Blasuet casou com Dom Simao de Menezes, Senhor do Prazo do Louriçal, Commendador de Menda-Marques na Ordem de Christo, que morreo na batalha de Alcacere, depois de ter pelejado com desmarcado valor; e delle nao se conserva descendencia. = 18 D. Constan-ÇA, e D. ISABEL, Freiras na Esperança de Lisboa. = 18 D. Manoel Coutinho, e D. Isabel Cou-TINHO, Freira no dito Mosteiro, illegitimos.

\* 16 D. ALVARO COUTINHO, filho dos fegundos Condes de Redondo, foy Commendador de Almourol, e da Gollegãa, na Ordem de Christo. Casou com D. Brites da Sylva, filha de D. Pedro de Almeida, Alcaide mór de Torres-Novas, e de sua mulher D. Maria da Sylva; e tiverao estes filhos. = 17 D. Luiz Coutinho, com quem se continúa. = 17 D. MARIA DA SYLVA, que casou com Dom Manoel de Menezes, I. Duque, e V. Marquez de Villa-Real; e a sua posteridade se póde ver a pag. 516 do

do Tomo II. = \* 17 D. CATHARINA DA SYLVA casou com Jorge de Albuquerque Coelho, Capitao Donatario de Pernambuco, adiante. = 17 D. Isa-BEL, e D. CATHARINA, Freiras na Esperança de Lisboa, de que a segunda foy Abbadessa. = 17 D. Joanna, Freira em Santarem. = \* 17 D. Luiz Coutinho, fuccedeo a feu pay, e foy Commendor, e Alcaide mór de Almourol, e da Gollegãa, e Pay Pelles, e Alcaide mór do Cartaxo. Cafou com Dona Joanna da Sylva, irmãa de D. Margarida de Mendoça, I. Marqueza de Castello-Rodrigo, filha de Vasque Annes Corte-Real, Capitao Donatario da Ilha Terceira, que faleceo em Novembro de 1581, e de sua mulher D. Catharina Coutinho; e tiverao estes filhos. = \* 18 D. ALVARO COUTI-NHO, com quem se continúa. = 18 D. Joao Couтімно, passou a servir à India, e lá casou com Dona Catharina de Noronha, filha de D. Diogo de Vafconcellos, e de sua mulher D. Anna da Costa, como dissemos no Capitulo IV. do Livro XIII. Parte III. pag. 115. deste Tomo. = 18 D. MANOEL, e D. Brites, sem estado. = \* 18 D. ALVARO COUTI-NHO, foy Commendador, e Alcaide mór de Almourol, e teve as mais Commendas de seu pay. Achouse na Restauração da Bahia. Casou com D. Joanna de Menezes, filha de Vasco Fernandes Cesar de Menezes, Alcaide mor de Alenquer, Provedor dos Armazens das Armadas do Reyno, &c., e a sua posteridade fica escrita a pag. 300 do Tomo V.

Tom. XII. Aaa

D.

Andrade, Miscellanea, pag. 199, e 203.

17 D. CATHARINA DA SVLVA casou com Jorge de Albuquerque Coelho, Capitao Donatario de Pernambuco. Achou-se na batalha de Alcacer no anno de 1578 com ElRey D. Sebastiao, em que recebeo diversas feridas, e foy nella cativo; e delle refere Miguel Leitao, que vendo a ElRey, lhe déra o feu cavallo; e tiverao = \* 18 Duarte de Albu-QUERQUE COELHO, adiante. = \* 18 MATHIAS DE Albuquerque, de quem logo se tratará. = 18 D. Brites, que morreo de curta idade. = \* 18 Du-ARTE DE ALBUQERQUE COELHO, Senhor de Pernambuco, casou com D. Joanna de Castro, que saleceo a 2 de Abril de 1631, tendo unica a D. MA-RIA MARGARIDA DE CASTRO E ALBUQUERQUE, que casou com D. Miguel de Portugal, VI. Conde de Vimioso, como se póde ver no Capitulo X. do Livro X. pag. 774 do Tomo X. = \* 18 MATHIAS DE ALBUQUERQUE, I. Conde de Alegrete, do Confelho de Estado, Governador das Armas da Provincia de Alentejo, e hum dos insignes Generaes do seu tempo. Faleceo a 9 de Junho de 1647: jaz na Trindade. Casou com D. Catharina Barbara de Noronha, de quem fizemos menção a pag. 649 do Tomo X.

\* 15 D. Bernardo Coutinho, filho fegundo dos Condes de Borba, foy Alcaide mór de Santarem, e Almeirim: fervio em Arzilla com fortuna, e nome, que confeguio no encontro, que teve com o Alcaide Adel, em que lhe tirou hum olho; de forte,

que este successo foy contado com especial memoria entre os Mouros. Achou-se na tomada de Azamor com o Duque de Bragança D. Jayme. Casou duas vezes, a primeira com D. Brites de Menezes, filha de D. Pedro de Menezes, I. Conde de Cantanhede, e da Condessa D. Guiomar Coutinho, sua terceira mulher, de quem teve = 16 D. PEDRO COUTINHO. foy Alcaide mór de Santarem, e Commendador como feu pay. Casou com D. Anna Cirne, viuva de Francisco da Sylva, Senhor da Chamusca, e filha de Manoel Cirne, Senhor do Concelho de Refoyos, ou Agrella, Commendador de Arzuello na Ordem de Christo, e de sua mulher D. Isabel Brandao, sem fuccessão. = 16 D. Fernando Coutinho, que morreo sem geração. Casou segunda vez com D. Joanna de Menezes, irmãa inteira de sua primeira mulher, e duas vezes sua prima, e comadre; e esta dispensa entao foy das mayores, que se vio na Curia Romana: ella foy Aya delRey D. Sebastiao; e deste matrimonio nascerao estes filhos: = 16 D. VASco Coutinho, que morreo na batalha de Alcacer. = 16 D. Joao Coutinho, Alcaide mór de Santarem, que casou com D. Catharina de Menezes; e a sua illustrissima posteridade deixámos escrita a pag. 812 do Tomo XI. = 16 D. GUIOMAR COUTINHO, casou com D. Fernando Alvares de Noronha, que servio em Tangere com valor, donde em huma peleja lhe passarao com huma setta a mao da lança: foy Sumilher, ou Camerista del Rey D. Sebastiao, Ge-Tom. XII. Aaa ii neral

neral das Galés, e do Confelho de Estado, Commendador de S. Mamede do Mogadouro, e de S. Martinho de Bornes, na Ordem de Christo: foy estimado do dito Rey, e conservou no seu tempo authoridade, e respeito: nao tiverao successão. = \* 16 D. CATHARINA DE MENEZES casou com Dom Duarte de Castellobranco, I. Conde de Sabugal, adiante.

\* 15 D. MARGARIDA COUTINHO, filha primeira dos Condes de Borba, casou com D. Joao Mascarenhas, Commendador de Mertola na Ordem de Santiago, Senhor de Lavre, e Estepa, Alcaide mór de Montemór o Novo, e de Alcacere do Sal, Capitao dos Ginetes, e Guarda del Rey D. Joao III., e del-Rey D. Manoel, que na merce, que lhe fez, diz: A Dom Joao Mascarenhas, Senhor de Laure, Al-

Torre do Tombo , liv.

4. dos Myflic. pag. 2. caide mor de Montemor o Novo, Capitao mor dos Ginetes, vc. Pelos serviços, que seu pay sez aos Reys D. Affonso, e D. Joao, lhe concede, que trouxesse bandeira quadrada, e se chamasse de Dom, elle, e seus descendentes, dandolhe de assentamento cento e dous mil oitocentos e sessenta e quatro reis, como tinha dado a seu pay: foy feita em Lisboa a 18 de Janeiro de 1502. Servio em Africa com reputação com o Conde de Borba, Capitao de Arzilla, e foy o o segundo Fronteiro, que no anno de 1509 chegou àquella Praça depois do quinto fitio, sendo o primeiro Nuno Fernandes de Ataide. Depois no anno de 1516 se achou com o Duque de Bragança na tomada de Azamor. Achava-se na sua Commenda de Merto-

la, quando no anno de 1516 soube, que seu cunhado D. Joao Coutinho, II. Conde de Redondo, estava sitiado na Praça de Arzilla por ElRey de Féz com mais de cem mil Mouros, com a mayor brevidade possivel, se embarcou com seu irmao D. Nuno, levando cento e vinte homens de cavallo, e outros tantos de pé; e achou-se neste sitio com tres irmãos, todos com valor confeguirao reputação naquella guerra. Faleceo em Fevereiro de 1555, deixando os filhos feguintes: = 16 D. FERNANDO MARTINS MASCARENHAS, que foy Senhor de Lavre, e Estepa, Alcaide mór de Montemór o Novo, e de Alcacere do Sal, Capitao dos Ginetes, e Commendador de Mertola, Embaixador a Roma, ao Concilio de Trento, e a Castella, Varao ornado de excellentes virtudes. Casou com D. Elvira de Mendoça, filha de D. Joao de Alarcao, de quem nao teve successão; e ella ficando viuva, entrou Religiosa no Mosteiro de Montemór o Novo, da Ordem de S. Domingos, onde viveo com tanto exemplo, exercitando-se em virtudes, que acabou santamente a 10 de Fevereiro de 1575; e mereceo que seu Confessor o Veneravel Fr. Luiz de Granada lhe escrevesse a Vida; e como depessoa illustre em virtude, fazem della particular memoria as Chronicas da Ordem, e o Domingos, part. 2. 128. Agiologio Luftano. = \* 16 D. VASCO. MASCARE- 273. NHAS, com quem se continua. = 16 D. Nuno Mas- tom. 1. pag. 403 no. CARENHAS, a quem os Mouros matarao em hum dia 10 de bevereiros combate em Arzilla, sendo solteiro. = 16 D. MA-

Sousa, Historia de S. Agiologio: Lusitano,

NOEL MASCARENHAS, que passou a servir à India, e lá morreo. = \* 16 D. FRANCISCO MASCARE-NHAS, I. Conde de Santa Cruz, de quem adiante trataremos. = \* 16 D. Violante Coutinho casou com D. Martinho de Alarcao, de quem logo se fará menção. = 16 D. Leonor Mascarenhas, mulher de Dom João Lobo, III. Barao de Alvito, de quem em outra parte faremos menção. = \* 16 D. CATHARINA DA SYLVA casou com Vasque Annes Corte-Real, Capitao Donatario da Ilha Terceira, adiante. = \* 16 D. Vasco Mascarenhas, foy Reposteiro mór do Principe D. Joao, nao foy Senhor da Casa; porque morreo em vida de seu irmao. Casou com D. Maria de Mendoça, Dama da Rainha D. Catharina, filha de Antonio de Mendoça, e de sua mulher Brites de Abreu, filha de Bartholomeu de Paiva, e de sua mulher Filippa de Abreu, Ama delRey D. Joao II.; e tiverao estes filhos: = \* 17 D. Joao Mascarenhas, com quem se continúa. = 17 D. PEDRO MASCARENHAS, que foy Religioso sus Societatis Jesu, da Companhia, morreo a 20 de Setembro de 1579, de exemplar vida. = 17 D. JERONYMO MASCARE-NHAS, que passou a servir à India, soy Capitao de Sofalla, e Ormuz, onde morreo: não casou. = 17 D. NUNO MASCARENHAS, Religioso da Companhia, foy de grande exemplo, e letras, assistente em Roma, onde morreo a 17 de Junho de 1637. = 17 D. ANTONIO MASCARENHAS, na mesma Religiao, de que foy Provincial, Varao insigne em virtude, e de grande

Franco, Annus Gloriop g. 632, imprello 6m 1720.

grande talento: morreo no primeiro de Setembro de 1648, = 17 e D. Francisco Mascarenhas, que tambem foy Religioso da Companhia, que morreo sendo estudante de grandes esperanças a 11 de Julho de 1586. = 17 D. Luiza de Mendoca, mulher de Luiz Martins de Sousa Chichorro, sem successão. = 17 Dona Elvira, D. Maria, e D. Joanna, Freiras em Montemór o Novo.

17 D. FERNANDO MARTINS MASCARENHAS, Theologo de profissão, foy Porcionista do Collegio Barbosa, Memorias do de S. Paulo de Coimbra por Provisao de 2 de Agos-Collegio de S. Paulo, to de 1575, e depois Reytor da Universidade, confirmado por ElRey D. Filippe II. por Provisao de 15 de Mayo de 1586; e tendo governado oito annos com prudencia, e inteireza, foy nomeado Bispo do Algarve; e tirando Bullas, foy fagrado na Sé de Lisboa a 5 de Fevereiro de 1595. Nesta Igreja resplandeceo o seu talento, zelo, e letras, e singular caridade, como se vio no terrivel mal de peste, que no seu tempo se ateou no Reyno do Algarve, em que nao perdoando à despeza para soccorrer os enfermos, igualmente se expunha ao perigo, como bom Pastor; mostrando a mesma caridade, quando no mesmo Reyno se experimentou outro terrivel mal, que he a fome, em que com amor, e providencia mostrou quanto se compadecia dos pobres, que soccorreo com liberal mao, exercitando-se no seu governo como vigilante Pastor. Os seus merecimentos o lembrarao a ElRey para a Dignidade de Inquisidor Geral,

ral, de que o Papa Paulo V. lhe passou Bulla a 4 de Julho de 1616, lugar que exercitou com tanta equidade, e justiça, que he elle hum dos insignes Prelados, que occuparao esta grande Dignidade. Foy do Conselho de Estado, e Dom Prior da insigne Collegiada de Guimaraens XLV., de que tomou posse por seu Procurador a 20 de Setembro de 1618; e tendo recusado o Bispado de Coimbra, e o Arcebispado de Lisboa, faleceo de oitenta annos em 20 de Janeiro de 1628, e jaz no Cruzeiro da Igreja de S. Roque de Lisboa, em sepultura raza, onde se lê o seguinte Epitasio:

#### H. S. E.

Illustrissimus, & Reverendissimus D.
D. Ferdinandus Martinus Mascaregnas,
Quasitor Fidei Maximus, à Consiijs
Regia Majestatis, olim Rector Academia Conimbricensis, necnon Episcopatus Algarbiensis. Nibil tamen hisce honoribus acceptis, quam relictis Episcopatus Conimbricensis, & Archiepiscopatus Ulyssiponensi thiaris clarior. Sacris literis opprime eruditus in Deum, superosque egregiè pius: ingenio mitiscimo

simo animo Ecclesiastico, donis munisticentissimus, & in pauperes largissimus. Lustrani populi deliciæ, nunc desiderium.

#### Obijt 20 Fanuarij 1628.

Qui quoniam non Mausolæo, sed humiti sepulchro, ut unus ex nobis ob
eximiam in Societatem fesu, & singularem in quatuor fratres germanos,
quos in ea habet, amore condi voluit,
eadem Societas fesu gratiæ, & amoris Ergo

H. ei M. P.

\* 17 D. Joao Mascarenhas, primogenito de Dom Vasco Mascarenhas, succedeo na Casa de seus avós a seu tio D. Fernando, soy Senhor de Lavre, e Estepa, Alcaide mór de Montemór o Novo, e Alcacere do Sal, Commendador de Mertola. Casou com D. Aldonça de Mendoça, silha de Simao Gonçalves da Camera, Capitao Donatario da Ilha da Madeira, e I. Conde da Calheta, e da Condessa D. Isabel de Mendoça sua mulher. Sobreviveo D. Aldonça a seu marido, e sicando viuva, entrou no Mosteiro das Religiosas de Montemór o Novo, onde viveo, exercitando-se em obras santas, e religiosas; de Tom. XII.

Agiologio Lusit. tom. 2. pag. 244.
Historia de S. Domingos, part. 2. pag. 273.
vers.

forte, que acabou com opiniao de santidade a 21 de Março de 1608; e della faz honorifica mençao o Agiologio Lusitano, e o Padre Fr. Luiz de Sousa na Chronica desta Provincia; tendo os silhos, que se seguem. = \* 18 D. FERNANDO MARTINS MASCARENHAS, com quem se continúa. = 18 D. ISABEL DE MENDOÇA, Religiosa no dito Mosteiro. = 18 Sorror Maria das Chagas, illegitima, Freira no dito Mosteiro, havida em D. Maria de Lima, mulher nobre.

- \* 18 D. FERNANDO MARTINS MASCARENHAS, que foy Senhor de Lavre, e Estepa, Alcaide mór de Montemór o Novo, &c. morreo no anno de 1618, havendo casado duas vezes, a primeira com D. Maria de Lencastre, que morreo a 13 de Setembro de 1607, silha de D. Diniz de Lencastre, Commendador mór da Ordem de Christo; e a sua esclarecida descendencia deixámos escrita no Livro VIII. Capitulo II. ¿. I. pag. 70 do Tomo IX. Casou segunda vez com D. Catharina de Lencastre, silha de Dom João de Lencastre, Commendador de Coruche, como dissemos no Livro XI. Capitulo XXII. pag. 231 do Tomo XI.
- \* 16 D. Francisco Mascarenhas, filho ultimo de D. Joao Mascarenhas, Senhor de Lavre, &c. e de sua mulher D. Margarida Coutinho, passou a servir à India, soy Capitao de Sosalla, e Governador de Chaul, que desendeo valerosamente contra o sormidavel poder do Nizamaluco, que com cento e cin-

coenta

coenta mil homens o fitiou, fendo escolhido para empreza tao gloriosa pelo grande Vice-Rey D. Luiz de Ataide, que reconhecia as virtudes de D. Francisco, que igualarao a prudencia ao valor, e a experiencia à constancia, como se vio na defensa de huma Praça debil, que só a podia segurar a presença de D. Francisco, Varao famoso daquelle seculo, em que no Estado da India houve tantos, e tao excellentes; porque havia começado a fervir os póstos menores; de maneira, que se fazia acredor dos mais aventajados: occupou todos com tanta presteza, que mostrava era mais para illustrallos, do que para instruirfe. De poucos annos havia occupado o cargo de Capitao mór do Mar, com tanta satisfação, que admiravao todos no valor de hum moço, a prudencia de hum velho, conservando em toda a vida reputação tao honrada. Foy Capitao dos Ginetes, posto em que succedeo a seu irmao, e exercitando-o, acompanhou a ElRey D. Sebastiao na infelice jornada de Africa, onde ficou cativo; e livrando-se, voltou a Portugal, e tornou à India por Vice-Rey no anno de 1581, a quem ElRey entre outras merces, fez a Faria, Asia, tom. 3. de Conde da Villa de Orta na Ilha do Fayal, que El- Pag. 3. Rey lhe havia dado, por a haverem perdido, por huma sentença, os filhos de Manoel de Utra Corte-Real; mas tendo na revista sentença a seu favor Jeronymo de Utra Corte-Real, lhe deu ElRey D. Filippe II. o de Conde da Villa de Santa Cruz, por Torre do Tomb. Chan-Carta passada em Lisboa a 3 de Outubro de 1593. cellar, liv, 27, pag 141.

Bb ii

Aca-

Tom. XII.

A cabado o tempo de tres annos, tornou o Conde a Portugal, e foy hum dos cinco Governadores, que ficarao neste Reyno, quando o largou o Archiduque Alberto. Faleceo a 4 de Setembro de 1607. Casou com D. Leonor de Ataide, filha de Martim Affonso de Oliveira, Morgado de Oliveira, e de sua mulher D. Maria de Castro; e tiverao os dous filhos seguintes: = 17 D. MARTINHO MASCARENHAS, II. Conde de Santa Cruz, Capitao dos Ginetes, Presidente do Paço, e do Conselho de Estado, que saleceo a 27 de Fevereiro de 1650, havendo casado duas vezes, a primeira com D. Filippa Guedes, filha herdeira de Lourenço Guedes, Senhor de Murça, e de sua mulher D. Guiomar de Castro, de quem nao teve filhos; e a segunda vez com D. Joanna de Vilhena, filha de Joanne Mendes de Oliveira, Morgado de Oliveira, e de D. Brites de Vilhena sua mulher; e desta uniao nasceo = 18 D. Francisco Masca-RENHAS, que morreo menino, = 18 e D. Brites MASCARENHAS, que foy herdeira do Condado de Santa Cruz, e de toda a mais Casa; e soy primeira mulher de D. Joao Mascarenhas, Commendador de Mertola, Alcaide mór de Montemór o Novo, e por este casamento III. Conde de Santa Cruz, como se disse a pag. 72 do Tomo IX. = 17 D. FERNANDO MARTINS MASCARENHAS, Commendador de Santa Maria de Mascarenhas na Ordem de Christo, que casou com D. Maria da Sylva, filha de D. Jorge de Menezes e Sottomayor, Senhor de Fermoseine, e Alcon-

Alconchel, como referimos a pag. 408 do Tomo XI. = 17 D. MARIA, e D. FILIPPA MASCARENHAS, fem estado.

16 D. VIOLANTE COUTINHO, primeira filha de D. Joao Mascarenhas, Senhor de Lavre, e Estepa, cafou com D. Martinho Soares de Alarcao, IV. Senhor da Villa de Rey, Alcaide mor de Torres-Vedras; e tiverao os filhos seguintes: = \* 17 D. Joao Soares de Alarcao, com quem se continúa. = 17 D. FERNANDO DE ALARCAO, que morreo na India, sem successão. = 17 D. MARGARIDA DE CAS-TRO casou com D. Alvaro de Sousa, sem successão, como veremos adiante. = \* 17 D. Joao Soares DE ALARCAO, que succedeo na Casa, e soy V. Senhor da Villa de Rey, Alcaide mór de Torres-Vedras. Casou com D. Isabel de Castro, filha de D. Rodrigo Lobo, III. Barao de Alvito, e de D. Guiomar de Castro sua mulher; e por sua morte, sicando viuvo, foy Religioso da Companhia. Morreo moço, e vivia no anno de 1539, como escreveo D. Antonio Soares de Alarcao; e tiverao unico = 18 D. Mar- Alarcao, Relaciones Ge-nealogicas, pag-333. TINHO SOARES DE ALARCAO, VI. Senhor da Villa de Rey, Alcaide mor de Torres-Vedras, Commendador de S. Pedro de Munife da Ordem de Christo, Mestre-Sala da Casa Real. Casou com D. Cecilia de Mendoça Aguilar e Lugo, filha herdeira de Filippe de Aguilar, Mestre-Sala da Casa Real dos Reys D. Sebastiao, Dom Henrique, e D. Filippe II., de Relaciones Genealogiquem diz D. Antonio Soares de Alarcao, que servio cas, pabo 367.

alguns

Gaillia, cap. 350,

Gandara, Triunfos de alguns annos de Mordomo mór do dito Rey, e de sua mulher D. Anna de Lugo e Moscoso; e tiverao os filhos feguintes: = \* 19 D. Joao Soares de ALARCAO, com quem se continúa. = 19 D. FILIP-PE DE ALARCAO, que morreo na India em hum combate naval. = \* 19 D. FERNANDO MARTINS MASCARENHAS, de quem adiante se fará menção. 19 D. FRANCISCO SOARES DE ALARCAO, Religiofo da Ordem de Santo Agostinho. = 19 D. VIOLAN-TE DE CASTRO, que casou com Jorge de Sousa, Capitao mór, &c., como diremos em outra parte. = \* 19 D. JOAO SOARES DE ALARCAO, VII. Senhor de Villa de Rey, Alcaide mor de Torres-Vedras, Commendador de S. Pedro na mesma Villa, Mestre-Sala da Casa Real: morreo em Dezembro de 1610. Casou com Dona Isabel de Castro, irmãa de Dom Jorge Mascarenhas, I. Marquez de Montalvaő; e tiverao = 20 D. Francisco Soares de Alarcao, que morreo, fervindo em Flandes, sem geração. = 20 D. Francisco Soares, Religiolo da Companhia de Jesus, e Author dos quatro Tomos de Filos fia, que dedicou ao dito seu tio o Marquez de Montalvaő, &c. = \* 20 D. Joaő Soares de Alarcas, com quem se continúa. = \* 20 D. Jero-NYMA DE CASTRO casou com D. João de Almeida, adiante. = 20 D. Cecilia de Mendoça, primeira mulher de Ambrosio de Aguiar Coutinho, Senhor das Villas do Espirito Santo, e Villa-Boa no Brasil, de quem nao ha geração. = 20 D. Isabel DE Cas-

TRO cason com Alvaro Pires de Tavora, de quem nasceo D. CECILIA DE TAVORA, que soy sua herdeira, e casou com Francisco Botelho, I. Conde de S. Miguel, como sica escrito a pag. 900 do Tomo XI.

\* 20 D. JERONYMA DE CASTRO, que foy a primeira filha de D. Joao Soares de Alarcao, Mestre-Sala da Cafa Real, casou com D. Joao de Almeida, Senhor do Concelho de Avintes, Commendador de S. Salvador de Pena na Ordem de Christo, e outras, do Conselho del Rey D. Filippe III., a quem servio de Veador da Casa Real, quando veyo a Portugal no anno de 1619. Foy discreto, e cortezao, excellente Poeta, muy dado à liçao dos livros; de forte, que no seu tempo foy chamado o Sabio: desta uniao nasceo unica = 21 D. Isabel de Castro, que foy sua herdeira, e faleceo a 2 de Mayo de 1671. Casou com D. Luiz de Almeida, I. Conde de Avintes, por Carta de 17 de Fevereiro de 1664. Foy Governador, e Capitao General da Praça de Tangere, e depois do Reyno do Algarve; e a sua illustrissima descendencia deixámos referida a pag. 837 do Tomo XI.

\* 20 D. João Soares de Alarcão, foy Alcaide mór de Torres-Vedras, Commendador de S. Pedro da mesma Villa, e de Santa Maria de Mazan na Ordem de Christo, Senhor de Villa de Rey, Mestre-Sala da Casa Real, em cujo lugar o conservou ElRey Dom João IV., que exercitou nas Cortes de

nealogicos, pag-388.

Alarcao, Relacion Ge- 1641, e no posto de Governador, e Capitao General de Ceuta, em que estava nomeado; e embarcando para exercitar o seu governo, se passou ao serviço delRey de Castella Filippe IV., que o sez Marquez de Trucifal no anno de 1652, e já o havia creado Conde de Torres-Vedras, e lá foy Veador da Cafa das Rainhas D. Isabel de Borbon, e D. Marianna de Austria, do Conselho de Guerra, e Capitao General da Cavallaria do Exercito de Castella a Velha, servindo contra a sua Patria. Casou com D. Maria de Noronha e Eça, filha de Joao Fogaça de Eça, Commendador de Santa Maria de Mazan, Governador, e Capitao General da Ilha da Madeira, e de sua segunda mulher D. Maria da Camera, filha de Antonio de Aguiar da Camera, da Ilha da Madeira, e de D. Maria Ferreira; o qual Joao Fo raça era filho de Antonio Gonçalves da Camera, Caçador mór, e de sua mulher D. Margarida de Noronha, como se disse a pag. 712, donde faltou seguir a descendencia de Joao Fogaça de Eça; e do casamento de sua filha D. Maria de Noronha e Eça nascerao os filhos seguintes: = 21 D. MARTINHO SOARES DE ALARc 10, morto valerosamente no sitio de Barcelona a 17 de Julho de 1652. = 21 D. ANTONIO SOARES DE ALARCAO, que lhe succedeo, e foy Cavalleiro da Ordem de Calatrava, de quem fizemos menção no Apparato pag. CV. num. 112. = 21 D. Fran-CISCO SOARES DE ALARCAO, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, que veyo a ser herdeiro da Casa, que fervindo

Dito Livro , pag. 420.

servindo contra Portugal, sendo General de Batalha, foy prisioneiro no anno de 1665 na famosa batalha de Montes-Claros. = 21 D. Maria DE Noronha. que morreo de curta idade. = \* 21 D. MARIA DE ALARCAO, adiante. = 21 D. ISABEL DE CASTRO, morreo menina. = 21 D. Francisca de Noro-NHA, Freira nas Descalças Reaes de Madrid. = 21 D. Isabel de Noronha, morreo também de pouca idade.

D. MARIA DE ALARCAO, fov Dama da Rainha D. Isabel, e por falta de seus irmãos Marqueza de Trucifal, Condessa de Torres-Vedras; e casou com D. Luiz Mosen Rubin de Bracamonte, II. Marquez de Fuente el Sol, Senhor de Cespedosa, Presidente da Casa da Contratação de Indias, que morreo a 11 de Janeiro de 1699; e tiverao os filhos feguintes: = 22 D. Joao, que nasceo a 24 de Novembro de 1656: morreo a 20 de Outubro de 1660. = 22 D. Francisco, e D. Joseph, que morrerao de curta idade. = \* 22 D. Antonio de Braca-MONTE ALARCAO, Conde de Torres-Vedras, com quem se continúa. = 22 D. MICHAELLA DE BRA-CAMONTE, que faleceo no anno de 1666, havendo sido casada com D. Lourenço de Cardenas Ulhoa e Zuniga, XI. Conde de la Puebla, Villalonso, e Nie-ra, tom. 2. pag. 404. va, Marquez de Bracares, e de la Motta. = 22 D. Maria da Conceição, e D. Theresa, Freiras nas Descalcas Reaes de Madrid. = 22 D. MARI-ANNA DE BRACAMONTE E NORONHA, Dama da Tom. XII. Rainha Ccc

Rainha D. Marianna de Austria, casou com D. Balthasar Scriva de Hijar e Mompalau, III. Conde de Alcudia, Barao de Xalon, Gata, e Resalan, Gentil-homem da Camera del Rey D. Carlos II. de Castella, e Mordomo da sua Casa, e ultimamente Vice-

Rey, e Capitao General de Malhorca.

\* 22 D. ANTONIO DE BRACAMONTE ALARCAO, Conde de Torres-Vedras, foy o successor da Casa pela morte de seus irmãos, Gentil-homem da Camera delRey Dom Carlos II.; e faleceo em vida de seu pay em 10 de Julho de 1684, havendo casado com D. Marianna Henriques de Velasco, que ficando viuva, tomou o habito de Santa Theresa em Madrid: era filha de D. Manoel Henriques de Gusmao, X. Conde de Alva de Liste, e Villa-Flor, Commendador na Ordem de Calatrava, e da Condessa D. Andréa de Velasco sua mulher, irmãa do Condestavel D. Inigo de Velasco, VII. Duque de Frias; e daquella uniao nasceo posthumo no dito anno de 1684 = 23 D. LUIZ RUBIN DE BRACAMONTE, foy III. Marquez de Fuente el Sol, Senhor de Cespedosa; e em fuccessao a sua avó Marquez de Trucisal, Conde de Torres-Vedras. Faleceo de bexigas a 25 de Outubro de 1712, havendo sido casado com D. Maria Pimentel, Dama da Rainha D. Maria Luiza Gabriella de Saboya, filha de D. Joseph Pimentel, Senhor de Mariz, (irmao do XI. Conde de Benavente) e de D. Francisca de Arzila e Zuniga sua mulher, e nao tiverao fuccessao.

#### S. III.

D. VIOLANTE DE Sousa, terceira filha do Mestre de Christo D. Lopo Dias de Sousa, nao se acha legitimada, e poderia ser filha da mesma Maria Ribeira. Casou com Ruy Vasques Ribeiro de Vasconcellos, legitimado a 14 de Agosto de 1430. Foy Senhor das Villas de Figueiró, e Pedrogao, e outras terras, filho de Ruy Mendes de Vasconcellos, Senhor das ditas terras, e da Villa de Vianna da Foz do Lima; e lhe prometteo em dote, e arrhas tres mil e quinhentas coroas, dandolhe em segurança dellas e penhor, de consentimento del Rey, a Villa de Figueiró com suas rendas: foy feita a confirmação por Carta passada em Lisboa a 9 de Julho de 1423; Chancellaria delRey D. e deste matrimonio nascerao os filhos seguintes: \* 11 JOAO RODRIGUES RIBEIRO DE VASCONCEL-Los, com quem se continúa. = \* 11 D. Isabel DE Sousa, mulher de Joao de Magalhaens, Senhor da Ponte da Barca, e da terra de Nobrega, de quem logo se tratará. = \* 11 Joao Rodrigues Ribeiro DE VASCONCELLOS, foy Senhor da Villa de Figueiró, e Pedrogao, e da mais Casa de seu pay; servio na guerra de Africa, foy Governador, e Capitao General de Ceuta, que governou com acerto: achou-se na batalha de Touro acompanhando ao Principe D. Joao. Casou com D. Branca de Menezes, irmãa do Beato Amadeo, e da Beata D. Brites da Tom. XII. Ccc ii Syl-

João I, liv.4. pag.63.

Sylva, e filha de Ruy Gomes da Sylva, Alcaide mór de Campo-Mayor, e Ouguella, e de sua mulher Dona Habel de Menezes, filha de D. Pedro de Menezes, I. Conde de Vianna, e Villa-Real; e procrearao os filhos seguintes: = \* 12 Ruy Mendes RIBEIRO DE VASCONCELLOS, com quem se continúa. = \* 12 Pedro de Sousa Ribeiro, adiante. = \* Diogo DE Sousa, Arcebispo de Braga, de quem adiante se tratará. = 12 D. CATHARINA DA SYLVA, mulher de Duarte Galvao. = \* 12 D. Isabel de Menezes casou com Vasco Fernandes de Gouvea, Senhor de Almendra, adiante. = 12 D. VIOLANTE DA SYLVA, mulher de Jorge de Aguiar, que foy Alcaide mór de Monforte; e passando à India por Capitao mór da Armada do anno de 1508 se perdeo nas Ilhas de Tristao da Cunha, como refere Decada 2. liv. 3. cap. 1. Barros. = \* 12 D. Maria da Sylva, que casou em Salamanca com Fernando Neto, de quem se fará mençaô.

\* 12 RUY MENDES DE VASCONCELLOS, succedeo na Casa, foy Senhor de Figueiró, e Pedrogao, Alcaide mór de Penamacor, Varao em quem luzio igualmente o valor, e a prudencia; de forte, que farao eterno o seu nome no Templo da Heroicidade, como acreditao as suas esclarecidas acções na defenfa da Cidade de Ceuta. Era Ruy Mendes Governador desta Praça no tempo, que Portugal, e Castella estavao em huma porsiada guerra; e pertendendo ERey D. Fernando, o Catholico, obrigar a El-

Rey

Rey D. Affonso a huma diversao; emprendeo sitiar Ceuta por mar, e ao mesmo tempo succedeo, que ElRey de Féz o emprendeo com hum numeroso Exercito por terra; e foy este sitio dos mayores, que se lem na historia, pelas circunstancias, que o fazem memoravel: nelle brilhou o valor, e prudencia de Ruy Mendes: era ornado de muitas virtudes; tinha muitos amigos, e o era muy particular de hum Fidalgo em Gibraltar, que por effeito da amisade lhe participou a refolução delRey Catholico. Achava-fe a Praça falta de tudo; porque até della havia tirado gente ElRey para a guerra de Castella: porém o cuidado, e actividade de Ruy Mendes pôde conseguir nao só os reparos para a defensa; mas tirar de Andaluzia bastimentos, por intervenção daquelle bom amigo. Foy ao mesmo tempo acometida a Praça por mar pela Armada Castelhana, e por terra por El-Rey de Féz. Com a pouca gente, que havia para a defensa, hia sahindo Ruy Mendes a rebater os inimigos; e havendo passado huma porta da Cidade, chegando a passar outra de huma cerca velha, cahio perdida huma pedra da muralha, que dando violentamente huma pancada na lança, que lhe levava hum Pagem ao hombro, ao tempo que a ponta, que hia sobre a cabeça, o ferio tao perigosamente, que o obrigou a nao continuar a derrota, que levava: porém com admiravel acordo, ordenou a hum Capitao, que continuasse, e satisfizesse a sua obrigação, dandolhe o seu cavallo, as armas, e dous criados; e pelejando

lejando valerosamente, forao mortos no combate; e certamente levariao os inimigos a Praça, se a casualidade da ferida, nao detivesse ao valeroso Ruy Mendes para mais dilatada vida. Começarao os Castelhanos pela parte de Almina a combater a Cidade com fortissimos assaltos: era pouca a gente, e as munições para a defensa; porém D. Isabel Galvao, mulher do Governador, com heroica resolução, acompanhada das suas criadas, e de outras mulheres, si-Ihas de Capitaens, e Soldados, se occupavao em ferver caldeiras de azeite, e com pedras, e outras vitualhas necessarias, faziao a defensa, e offendiao os inimigos. Passava esta gloriosa Matrona pela mura-Iha, e vendo hum Soldado embaraçado em dar fogo a huma bombarda, lhe arrebatou o murrao acceso, que tinha na mao, e com admiravel desembaraço lhe deu fogo, e matou dous homens. Durava o sitio, e a Praça já falta de munições de guerra, e boca; o que sabendo ElRey Catholico, intentou corromper por aquelle Fidalgo de Gibraltar, que sabia era amigo de Ruy Mendes, a sua constancia, enviando-o à Praça para persuadir a entrega, com promessas muy ventajosas para a sua pessoa, e Casa. Tanto que Ruy Mendes ouvio a pratica, lhe disse: Antes de vos dar a repolta, quero que como amigo me satisfaçais a esta pergunta: Se ElRey meu Senhor me mandasse prometervos ametade de Portugal para que lhe entregasseis a Fortaleza de Gibraltar, de que sois Alcaide, cahirieis no crime de traidor? A que o Fidalgo

dalgo respondeo: Nem por todo o Mundo. E logo Ruy Mendes, com severa resolução, lhe tornou: Como sendo vos meu amigo, me persuadis a que seja traidor a meu Rey, e à minha Patria, o que de nenhuma sorte farey? E assim tenho respondido, com o me/mo que me dissestes. Accrescentando, que dissesse a ElRey, que se admirava muito, que hum tao grande Principe, ornado de tantas virtudes, persuadisse a hum Fidalgo, que fosse traidor ao seu Rey; e que a Praça seria defendida, em quanto lhe durasse a vida; e com esta heroica reposta se despedio do amigo. Continuavão os combates, e vendo-fe fem meyos para a defensa, se valeo da industria, e com hum estratagema fingio, que queria pactear com os Mouros: fez final, vierao à Praça, e lhe disse, que advertissem a ElRey, que elle era Christao, e que havendo de entregar a Praça, nao podia fer aos Mouros, por ser contra à sua Ley, e a sua honra; e que nesta consternação a entregava a ElRey de Castella, que era Christao: porém que desta resolução lhe dava conta; porque ElRey de Castella era muy poderoso, e Senhor de muitos Reynos, que ficando no seu poder, já mais teriao esperança de a recuperarem os Mouros; e que talvez poderiao ter occasiao, em que ElRey de Portugal, occupado de outras cousas, a nao soccorresse; e assim escolhesse, qual dos Reys queria ter por Senhor da Praça, se o de Portutugal, se o de Castella; e que se lhe parecesse serlhe mais conveniente o de Portugal, levantasse o sitio, e lhe

e lhe enviasse viveres pelo seu dinheiro; porque com elles defenderia a Praça dos Castelhanos. Ao mesmo tempo enviou hum recado a ElRev Catholico, em que lhe dizia: que quando a Cidade de Ceuta estava sitiada pelos Mouros, à sua Real pessoa convinha ajudalla a defendella, ainda sendo de hum Rey inimigo, pelas consequencias, que se seguiao à Christandade: que elle entregava ao Rey Mouro a Praça, tomando a Deos por testemunha ser Sua Alteza o instrumento da entrega. El Rey D. Fernando, que já tinha observado os sinaes da Praça para os Mouros, entendeo serem para a entrega: revestido do zelo, com que se fez merecedor do titulo de Catholico, depondo a vingança, que o trouxe àquella empreza, para que nao tornasse a Praça ao poder dos infieis, mandou dizer a Ruy Mendes, que de nenhuma sorte a largasse aos Mouros; porque elle nao só levantava o fitio, mas a foccorreria, sendolhe preci-FIRey de Féz entrando em Conselho com os seus, achou serlhe mais conveniente ficar a Praça no poder dos Portuguezes, que dos Castelhanos; e lhe mandou dizer, que a nao entregasse aos Castelhanos; porque elle levantava o sitio, e que podia enviar pelos viveres, que quizesse; porque ordenava se lhe ven-Achava-se sem dinheiro Ruy Mendes, e para que mais brilhasse a grandeza do seu coração, na fidelidade, e amor da Patria, mandou seu filho, unico entao, Joao Rodrigues de Vasconcellos em refens da quantia, que importasse a divida; e assim proveo

proveo a Praça. Levantarao-se os sitios, e sicou livre Ceuta do mayor perigo, que havia experimentado, depois de conquistada aos Mouros; devendo-se ao valor, e industria deste esclarecido Heroe esta famosa defensa, que fará glorioso o seu nome entre os mais insignes Capitaens, que celebra o Mundo. Este successo tao memoravel, foy muy esquecido dos nossos Escritores; delle faz menção o Doutor João Salgado de Araujo, Abbade de Pera, no Summario Summario da Familia da Familia de Vasconcellos, que imprimio em Ma- dos Vasconcellos, cap. 19. pag. 53. drid no anno de 1638. Passou depois à Corte de Portugal, donde teve os applausos do povo, e delRey merecidas estimações. Achou-se depois nas festas do casamento do mal logrado Principe D. Affonso com a Princeza D. Isabel, em que luzio com tanta grandeza, como refere Garcia de Resende. Casou com Dona Isabel Galvao, irmãa de seu cunhado Duarte Galvao, filha de Ruy Galvao, Escrivao da Puridade, e de sua mulher Brites Gonçalves; e tiverao os filhos seguintes: = \* 13 Joao Rocrigues de Vas-CONCELLOS, e nao Fernandes, e da sua descendencia se dirá adiante. = \* 13 PEDRO DA SYLVA DE Menezes, de quem logo se tratará. = 13 Anto-NIO DE MENEZES, que foy Clerigo. = \* 13 MA-NOEL TELLES, adiante. = 13 JERONVMO DE SOU-SA, que morreo servindo na India. = 13 JERONYMO GALVAO, Religioso da Ordem de S. Jeronymo. 13 D. MARIA DE MENEZES, que casou com João Rodrigues Pereira, Senhor de Cabeceiras de Basto, Tom. XII. Ddd adi.

Dito livro, pag. 57.

Nobiliarios de D. Luiz Lobo, e Ruy Corres.

adiante. = 13 D. N. . . . , e D. N. . . . Freiras em Lorvao, e nao teve mais filhas. O Abbade de Pera no allegado Tratado de Vasconcellos, lhe dá por filha a D. Branca de Menezes, em que padeceo equivocação; porque os Nabiliarios fazem a Dona Branca sua sobrinha, e filha de sua irmãa D. Maria da Sylva, como se verá adiante.

\* 13 JOAO RODRIGUES DE VASCONCELLOS, foy Senhor de Figueiró, e Pedrogao, Alcaide mór de Penamacor, casou com D. Guiomar de Castro, filha de D. Rodrigo de Castro, a quem chamarao o Monsanto, como se disse a pag. 845 do Tomo XI.; e tiverao os filhos seguintes: = \* 14 Ruy Mendes DE VASCONCELLOS, com quem se continúa. = 14 D. Francisca de Menezes, que casou com André da Sylva, Senhor, e Alcaide mór de Abiul, sem successão. = 14 D. Maria de Menezes casou com Christovao Correa, Commendador dos Collos na Ordem de Santiago, Védor da Casa das Rainhas Dona Maria, e D. Catharina, e foy sua quarta mulher, de quem nao teve successao; e ella ficando viuva, casou segunda vez com Dom Duarte de Almeida, Commendador do Sardoal, Embaixador a Castella no anno de 1538, do Confelho delRey D. Sebastiao, e feu Sumilher: vivia no anno de 1565, como fe vê no livro I. dos Reg. pag. 239; e deste matrimonio nasceo = 15 D. Lopo de Almeida, que no anno de 1550 foy Moço Fidalgo do ferviço da Rainha D. Catharina, e depois Sumilher delRey seu neto, com quem

morreo

cessão, como se disse a pag. 561 do Tomo X.

\* 14 Ruy Mendes de Vasconcellos, foy Senhor de Figueiró, e Pedrogaő. Casou com D. Margarida Carneiro, filha de Antonio Carneiro, Capitao Donatario da Ilha do Principe, Commendador de Cem Soldos na Ordem de Christo, Secretario dos Reys D. Manoel, e D. Joao III., e de sua mulher D. Brites de Alcaçova, filha de Pedro de Alcaçova, Escrivao da Fazenda dos Reys D. Assonso V., e D. Joad II.; e tiverad = \* 15 D. Joanna de Vas-CONCELLOS, com quem se continúa. = 15 D. MA-RIA DE VASCONCELLOS cafou com seu tio Diogo de Sousa de Vasconcellos, como se dirá adiante. = 15 D. ISABEL DE VASCONCELLOS, que casou com Luiz da Sylveira. = 15 D. Brites, e D. Guiomar, Freiras. = \* 15 D. Joanna de Vasconcellos, foy Senhora de Figueiró, e Pedrogao, &c. primeira mulher de seu primo com irmao Luiz de Alcaçova, Sumilher delRey D. Sebastiao, a quem acompanhou na jornada de Africa, e lá morreo na batalha, sendo ainda vivo seu pay o I. Conde das Idanhas; e · Tom. XII. Ddd ii deste

deste matrimonio nasceo, entre outros, dos quaes nao ha geração. 

16 Pedro de Alcaçova e Vasconcellos, Senhor de Figueiró, e Pedrogão, Alcaide mór de Penamacor, Commendador na Ordem de Christo, que casou com D. Maria de Menezes, filha de Jorge de Mello Coutinho, e de sua mulher D. Anna Manoel, de quem nasceo 

17 D. Anna de Vasconcellos, que soy sua herdeira, Senhora de Figueiró, e Pedrogão, e casou com Francisco de Vasconcellos, I. Conde de Figueiró, que morreo no anno de 1653, de quem sizemos menção

a pag. 74. deste Tomo.

\* 13 PEDRO DA SYLVA DE MENEZES, achou-se com o Duque D. Jayme na empreza de Azamor, depois passou a servir à India, e morreo em hum combate naval, em que o matarao, vindo de Ormuz, casado com D. Isabel de Sottomayor, filha de Gomes Ferreira, Porteiro mór dos Reys D. Joao II., e D. Manoel, e de fua mulher Dona Mayor de Sottomayor, filha de D. Pedro Alvares de Sottomayor, I. Conde de Caminha em Portugal, Visconde de Tuy, e Senhor da Cafa de Sottomayor em Galliza, e da Condessa D. Isabel de Tavora, filha de Alvaro Pires de Tavora, Senhor do Mogadouro, e de fua mulher D. Leonor da Cunha; e tiverao estes filhos: = \* 14 Diogo de Sousa de Vasconcellos, com quem se continúa. = \* 14 FRANCISCO DA SYL-VA DE MENEZES, adiante. = 14 MATHIAS DE Sousa, servio na India com distincção, e lá casou, e foy

e foy feu filho = 15 Gomes de Sousa, que casou com D. Mayor Pereira de Novaes, de quem nasceo = 16 D. VIOLANTE DE SOUSA, mulher de Antonio Vaz de Araujo, cuja descendencia ignoramos.

\* 14 DIOGO DE SOUSA DE VASCONCELLOS, a quem chamarao o Gallego, alludindo a sua avó ser daquelle Reyno. Servio no Paço a ElRey D. Joao III., e depois em Africa, onde em diversas occasioens conseguio reputação, foy Commendador da Lourinhãa na Ordem de Christo. Casou com Dona Maria de Vasconcellos sua sobrinha, filha de Ruy Mendes de Vasconcellos seu primo com irmao, Senhor de Figueiró, e Pedrogao. Queixou-se este a ElRey com demasiada paixao do casamento de Diogo de Sousa, a quem ElRey mandou não entrasse na Corte; o que elle sentio, porque dizia, que entre elle, e sua mulher nao havia desigualdade de sangue; e que os seus serviços mereciao differente attenção; e que havia pouco se casara Diogo Lopes de Sousa Salgado, Summar. dos na Corte com sua prima com irmãa Dona Catharina Vasconcellos, pag. 62 de Mendoça, filha de Francisco Correa, contra sua vontade, e a de seu pay Alvaro de Sousa, ao qual ElRey obrigou, a que désse rendas para se sustentarem, nao lhe querendo dar nada. Veyo esta Senhora a ser herdeira: porém conforme a Ley Mental, nao herdou as terras da Coroa, sobre que deu hum papel a ElRey, que refere o Abbade de Pera. Delte matrimonio nascerao estes filhos = \* 15 Ruy Mendes de Vasconcellos, I. Conde de Castello-Melhor,

Melhor, com quem se continúa. 

15 Joao Rodrigues de Vasconcellos, que soy Chantre de Lamego. 

16 Gonçalo Rodrigues de Vasconcellos, que passou a servir à India, e lá morreo sem geração. 

\* 15 D. Margarida de Castro, que casou com D. Simão de Castro, Senhor de Re-

riz, e Bem-Viver, como se verá adiante.

15 Ruy Mendes de Vasconcellos, foy Senhor de Valhelhas, e Almendra, Alcaide mór da Covilhãa, e de Penamacor, e I. Conde de Castello-Melhor, por merce delRey D. Filippe III., de que se lhe passou Carta em Madrid a 21 de Março de 1611, e já era Mordomo da Rainha D. Margarida de Auftria, e do Conselho de Estado. Foy muy entendido, e cortezao, agradavel na conversação; porque erao as palavras com agudeza, e sentenciosas. Foy Capitao General de Tangere, posto que lhe durou pouco, e se vio obrigado a deixar por alteração do povo, como refere o Abbade de Pera: porém o Conde da Ericeira D. Fernando na sua Historia de Tangere, não conta a Ruy Mendes no numero dos Governadores daquella Praça, que chronologicamente vay feguindo, e nos parece foy equivocação do Abbade na noticia, com que neste particular escreveo. Morreo a 3 de Fevereiro de 1618. Casou com D. Isabel de Menezes, viuva de Ruy de Mello, silha Antonio da Sylva, Senhor do Morgado de Xevora, e de sua mulher D. Branca de Menezes; e tiverao os filhos seguintes: - 16 D. Diogo DE VASCONCEI-

LOS E MENEZES, que foy Commendador de Bornes na Ordem de Aviz; morreo moço fem estado. 

16 D. Maria de Menezes, Dama do Paço, cafou com Simao Gonçalves da Camera, III. Conde da Calheta; e a sua posteridade sica escrita no Livro XI. Capitulo XIII. pag. 208 do Tomo XI. 

16 D. Branca da Sylva, que casou com D. Diogo de Eça Henriques, Gentil-homem da Boca delRey D. Filippe, e Commendador da Ordem de Christo, co-

mo dissemos a pag. 688 do Tomo XI.

15 D. MARGARIDA DE CASTRO casou com D. Simao de Castro, Senhor de Reriz, e Bem-Viver; e tiverao estes filhos = 16 D. MARIA DE CASTRO, que casou com Martim Assonso de Sousa, Senhor de Gouvea, como em feu proprio lugar diremos. = 16 D. JOAO DE CASTRO, foy IV. Senhor de Reriz, e Bem-Viver, Resende, e outras terras. Casou duas vezes, a primeira com D. Filippa de Azevedo, filha de Antao de Oliveira, Estribeiro mór do Cardeal Infante D. Henrique, e depois da Senhora D. Catharina, filha do Infante D. Duarte, e de sua mulher Dona Maria de Castro; e tiverao estes filhos = 17 D. SIMAO DE CASTRO, que foy V. Senhor de Reriz, e mais terras de seu pay, em que succedeo; e casou com D. Bernarda de Menezes, filha de D. João de Azevedo, Almirante de Portugal, como fe disse no Livro VI. Capitulo V. pag. 276 do Tomo V.; e a sua illustre posteridade no Livro XI. Capitulo XV. pag. 287 do Tomo XI. = 17 D. Manoel DE CasTRO, Cavalleiro de Malta, que morreo hindo para aquella Ilha. 

17 D. Antonio de Castro, que foy Clerigo. Casou segunda vez com D. Juliana de Sousa, filha de Nicolao Giraldes, Fidalgo da Casa Real, por Alvará passado em Lisboa a 22 de Mayo de 1561, e de sua mulher D. Catharina de Sousa, filha de Henrique Pereira, e de D. Helena de Sousa sua mulher, de quem nasceo 

17 D. Helena de Castro, que casou com D. Jeronymo de Ataide, II. Conde de Castro-Dairo, e VI. da Castanheira, como escrevemos no Livro III. Capitulo VIII. ¿.III.

pag. 538 do Tomo II.

D. MARIA DE MENEZES, filha de Ruy Mendes de Vasconcellos, Senhor de Figueiró, e de fua mulher D. Isabel Galvao, casou com Joao Rodrigues Pereira, Senhor de Cabeceiras de Basto, a quem chamarao o Marramaque; e tiverao estes silhos = \* 14 Antonio Pereira, com quem se continúa. = 14 Nuno Pereira, que nao teve estado. = 14 D. Isabel de Castro, que casou com Garcia Lopes de Porras, Fidalgo Castelhano, Senhor de Castello-Verde junto a Camora. = \* 14 An-TONIO PEREIRA, succedeo na Casa de seu pay, soy Senhor de Cabeceiras de Basto, onde viveo retirado, fazendo vida Filosofica: foy douto, e versado nas humanidades. Delle diz D. Luiz Lobo, que corriao diversas Obras em bom estylo. Casou com D. Catharina de Menezes, filha de Joao Lopes de Sequeira, Trinchante delRey D. Manoel, e Mordomo mór da Infanta

fanta D. Brites sua filha; e foy o que fundou a Villa de Santa Cruz no Cabo de Gué, e de sua mulher Dona Brites Leme; e deste matrimonio nascerao os dous filhos seguintes: = 15 JoAO RODRIGUES PE-REIRA, que foy Senhor de Cabeceiras de Basto, e outras terras, e da Taipa, Commendador de Castro na Ordem de Christo: servio em Ceuta, sendo Capitao Dom Pedro de Menezes, e com elle se achou, quando o matarao no monte da Condessa, e lhe succedeo no posto de Capitao daquella Praça. Casou com D. Filippa de Castro, filha de Dom Assonso de Castellobranco, Meirinho mór, e de sua mulher D. Isabel de Menezes, de quem nao teve successao; e nelle se acabou a primeira linha dos Pereiras de D. Mendo. A sua Casa se dividio; porque Cabeceiras de Basto deu ElRey a D. Christovao de Moura, I. Marquez de Castello-Rodrigo; e a Taipa passou a D. Catharina Pereira, filha de D. Manoel Pereira, mulher de Diogo de Saldanha; e ella depois foy fegunda mulher de D. Joao de Lencastre, Commendador de Coruche, como se disse a pag. 331 do Tomo XI. = 15 GONÇALO PEREIRA, foy Commendador de S. Joao de Baraes na Ordem de Christo, e passou à India: foy Capitao de Ormuz, e morreo sem estado.

\* 13 Manoel Telles, filho quarto de Ruy Mendes de Vasconcellos, passou a servir à India no tempo do Grande Assonso de Albuquerque. Casou com D. Francisca de la Penha, filha de Alvaro de la Tom. XII. Eee Penha,

Penha, Fidalgo Castelhano de Caceres; e tiverao estes filhos = \* 14 Ruy Telles DE MENEZES, com quem se continúa. = 14 MARTIM DA SYLVA, que tomou o habito de S. Francisco na Provincia da Piedade, de que foy Provincial, e pessoa de estimação. = 14 D. Joanna, mulher de Francisco de la Penha. = \* 14 Ruy Telles de Menezes casou com D. Isabel de Vasconcellos, filha de Mem Rodrigues de Vasconcellos, e de Florença da Ponte sua mulher, de quem nasceo = 15 Manoel Telles DE MENEZES, que casou duas vezes, a primeira com Dona Brites de Mesquita, filha de Francisco de Mesquita, de quem teve = 16 Ruy Telles de MENEZES, que casou com D. Joanna do Rio, filha de Joanne Mendes do Rio, e de sua mulher Dona Margarida de Villa Lobos, de quem nao teve successaő; e teve bastardo Antonio Telles de Me-NEZES, que foy Religioso da Ordem de S. Paulo, onde occupando os lugares mais distinctos, foy ultimamente Geral. Faleceo a 7 de Março de 1677, e delle fizemos menção no Apparato. E Soror JOANNA, Freira em Santa Clara de Elvas. Casou segunda vez com D. Maria de Brito, filha de Diogo de Brito; e tiverao = 16 D. VIOLANTE, segunda mulher de Nuno Alvares Pereira.

\* 12 PEDRO DE SOUSA RIBEIRO, filho segundo de Joao Rodrigues de Vasconcellos, e de sua mulher D. Branca da Sylva, soy Alcaide mór do Pombal, Commendador na Ordem de Christo. Tomou o appel-

o appellido de Sousa em memoria de sua avó D. Violante de Sousa. Casou com D. Joanna de Lemos, filha de Gomes Martins de Lemos, Senhor da Trofa, Jaules, e Pampilho, a quem chamarao o Moço, e de sua mulher D. Maria de Azevedo, filha de Alvaro de Mira, Senhor de Jaules, e Pampilho; e tiverao estes filhos: = \* 13 SIMAO DE SOUSA, com quem se continúa. = \* 13 Lopo de Sousa, adiante. = 13 Joao Rodrigues Ribeiro, Deao da Sé de Coimbra. = \* 13 D. MARIA DA SYLVA mulher de Leonel de Abreu e Lima, VI. Senhor de Regalados, de quem logo se tratará. = \* 13 SIMAO DE Sousa Ribeiro, foy Commendador, e Alcaide mór do Pombal, casou com D. Catharina Henriques, silha de D. Henrique Henriques, o Velho, Senhor das Alcaçovas, e Barbacena, Caçador mór delRey D. Manoel, e de sua segunda mulher D. Leonor da Sylva, filha de Joao da Sylva, Senhor de Vagos; e tiverao estes filhos = 14 Pedro de Sousa Ribei-Ro, que morreo moço. = \* 14 Manoel de Sou-SA, com quem se continúa. = 14 FRANCISRO DE Sousa, sem estado. = 14 D. Leonor Henriques, mulher de Joao da Sylva, Commendador de Alpalhao; e nao tiverao seccessao. = \* 14 Manoel de Sousa, morreo em vida de seu pay, havendo casado com D. Filippa de Castro, filha de Fernando Cabral, Senhor de Azurara, como dissemos no Livro XIII. Parte II. Capitulo II. pag. 847. do Tomo XI. \* 13 D. MARIA DA SYLVA, filha de Pedro de

Eee ii

Soula

Tom. XII.

Soufa Ribeiro, casou com Leonel de Abreu, V. Senhor de Regalados, e de Valladares, Alcaide mór de Lapella, Commendador de Morufe na Ordem de Christo, e foy sua primeira mulher; e tiverao os dous filhos feguintes: = 14 Pedro Comes de ABREU, que morreo em hum combate na Praça de Mazagao, sem successão. = 14 D. Margarida DA SYLVA casou com Manoel de Magalhaens, IV. Senhor da Ponte da Barca; e tiverao estes filhos = 15 JOAO DE MAGALHAENS, V. Senhor da Ponte te da Barca, que morreo sem casar. = \* 15 Anto-NIO DE MAGALHAENS, com quem se continúa. 15 Francisco de Magalhaens, sem estado. = 15 MATHIAS DE MAGALHAENS, foy Arcediago na Sé de Braga, e teve por filho a MANOEL DE MA-GALHAENS DE MENEZES, que foy do Conselho del-Rey, e do Geral do Santo Officio, Desembargador do Paço, Ministro de letras, e virtudes. = 15 Joso DE MAGALHAENS, que casou com Dona Ignez de Magalhaens, e nao teve successão. = 15 Lopo de ABREU, sem successão. = \* 15 D. MARIA DA SYLva, casou com Francisco Machado, Senhor de Entre-Homem, e Cavado, de quem logo se tratará. 15 D. Luiza da Sylva, mulher de Jeronymo Barreto de Menezes. = \* 15 Antonio de Maga-LHAENS, foy VI. Senhor da Ponte da Barca, Commendador de Valdreo na Ordem de Christo, casou com Dona Isabel de Menezes, filha de Francisco de Magalhaens, e de sua terceira mulher D. Leonor Pereira,

Pereira, filha de Lopo Pereira, Senhor de Britiandos, e de sua mulher Ignez Pita; e tiveras os filhos seguintes: = \* 16 Constantino de Magalhaens, com quem se continúa. = \* 16 Alexandre de Magalhaens, de quem logo trataremos. = 16 Gil, e Francisco de Magalhaens, que morreras moços, sem estado. = 16 Manoel de Sousa, que soy Abbade de Souto. = \* 16 Constantino de Magalhaens e Menezes, soy VII. Senhor da Ponte da Barca, Commendador do Pinheiro na Ordem de Christo. Casou com D. Isabel de Aragas, silha de D. Joas Manoel, Commendador de S. Martinho de Mozares; e a sua illustre successas referimos no Livro XII. Capitulo VI. pag. 516 do Tomo XI.

\* 16 ALEXANDRE DE MAGALHAENS, filho fegundo de Antonio de Magalhaens, VI. Senhor da Ponte da Barca, casou com D. Isabel de Castro, filha de Christovas de Castro, e de sua mulher Joanna Mousinho; e tiveras estes filhos. 

\* 17 Antonio de Magalhaens de Menezes, com quem se continúa. 

17 Jacintho de Magalhaens, Cavalleiro de Malta, e morreo em Elvas, sendo Capitas de Infantaria. 

17 D. Antonia, D. Joanna, e D. Isabel, das quaes nas sabemos estado. 

\* 17 Antonio de Magalhaens de Menezes casou com D. Joanna de Linia, silha de Leonel de Abreu e Lima, e de sua mulher Ignez Pita; e teve entre outros silhos, que nas tiveras estado, 

18 a Jacin-

THO DE MAGALHAENS, que casou com D. Marianna Palhares, filha de Francisco Barbosa Palhares, de quem teve = 19 Antonio de Magalhaens de Menezes, que lhe fuccedeo na Cafa, Fidalgo da Casa Real, Commendador de S. Vicente de Abrantes na Ordem de Christo, Mestre de Campo de Auxiliares da Provincia de Entre Douro, e Minho, Senhor do Morgado de Moreira, e Juste, &c. que morreo a 19 de Junho de 1734. Casou com D. Catharina Luiza Cardoso de Calvos e Menezes, filha de Luiz Cardoso, Senhor da Honra de Cardoso, e Morgado de Madiga, e de sua mulher Dona Luiza Magdalena Sarmento do Amaral, Senhora do Morgado do Paço; e tiverao = 20 Antonio de Ma-GALHAENS CARDOSO DE ABREU E MENEZES, que foy successor da sua Casa, Fidalgo da Casa Real, Senhor da Honra, e Morgado de Cardoso, e dos Morgados de Moreira, Juste, Subrepa, Madiga, e do Paço, Padroeiro dos Mosteiros de S. Bento de Barcellos, e Santa Clara de Caminha, e da Capella de S. Joao Bautista da mesma Villa; e até ao presente nao tomou estado.

\* 13 Lopo de Sousa, filho segundo de Pedro de Sousa, casou com D. Joanna Couceiro, filha de Pedro Couceiro, homem honrado da Villa de Tentugal; e tiverao, entre outros filhos, que nao tiverao descendencia, = \* 14 Miguel de Sousa Ribeiro, com quem se continúa. = \* 14 D. Antonia da Sylva, mulher de D. João de Abranches

de Almada, adiante. = \* 14 MIGUEL DE SOUSA RIBEIRO casou com D. Leonor de Leao, filha de Antonio de Leao; e tiverao entre outros filhos = \* 15 MANOEL DE Sousa, com quem se continúa. = 15 D. MARIANNA DE MENEZES, segunda mulher de Pantaleao Ferreira de Tavora. = 15 D.VI-CENCIA DA SYLVA, Freira em Almoster. = \* 15 MA-NOEL DE Sousa casou com D. Magdalena de Gusmao, filha de Bernardo de Barros, e de fua mulher D. Catharina de Gusmao, de quem teve entre outros filhos = \* 16 ALVARO DE SOUSA RIBEIRO, adiante. = \* 16 Antonio de Sousa, de quem logo se dirá. = \* 16 Alvaro de Sousa Ribeiro, foy Capitao mór do Pombal, casou com D. Joanna de Barros de Vasconcellos sua parenta, filha de Dio. go Lopes de Barros, e de D. Brites de Vasconcellos fua mulher, e tiverao = 17 Lopo de Sousa, que casou com D. Theresa de Moraes, e tiverao succesfaő. = \* 16 Antonio de Sousa casou com Dona Jeronyma de Vasconcellos, irmãa de sua cunhada, filha de Diogo Lopes de Barros; e tiverao = 17 NI-COLAO DE SOUSA, = 17 e D. MARIA DE VAS-CONCELLOS.

\* 14 Francisco da Sylva de Menezes, filho de Pedro da Sylva, foy Commendador de Moreira na Ordem de Christo, casou com Dona Leonor de Mello, filha de Pedro de Mello de Lima, Dom Abbade de Resoyos; e teve = \* 15 D. Maria de Menezes, adiante. = 15 Pedro da Sylva, illegitimo,

gitimo, que passou à India, e foy Capitao de Damao, casou com D. Brites de Mendoça, filha de Pedro Ferreira, Capitao de Cochim. = \* 15 D. MA-RIA DE MENEZES casou com Jeronymo de Sá de Miranda, filho herdeiro do infigne Francisco de Sá de Miranda, Commendador das Duas Igrejas na Ordem de Christo; celebre pelas suas Poesias, Varao consummado nas sciencias, Doutor em Leys, excellente Filosofo, e muy erudito nas bellas letras, Senhor da Quinta da Tapada junto a Ponte de Lima, onde viveo retirado; e neste lugar compoz a mayor parte das suas estimadissimas Poesias, tao celebradas, eruditas, e sentenciosas, que mereceo ser chamado vulgarmente o Seneca Portuguez: morreo no anno de 1558; e de sua mulher D. Briolanja de Azevedo, filha de Francisco Machado, Senhor de Entre Homem, e Cavado; e tiverao estes filhos = \* 16 Francisco de Sa' e Menezes, com quem se continua. = 16 D. ANTONIA DE MENEZES, mulher de Fernando Osores de Sottomayor, Senhor de Ataes junto a Salvaterra de Galliza, o qual no contrato do seu casamento poz por condição, que entraria no dote o Original das Poesías de Francisco de Sá de Miranda; e no anno de 1593 já estava viuvo. = \* 16 Fran-CISCO DE SA E MENEZES, succedeo na Casa, foy Senhor da Quinta da Tapada. Casou duas vezes, a primeira com Dona Antonia de Monterroyo, filha de Vasco Martins Monterroyo, Desembargador da Casa da Supplicação. E a segunda vez com D. Violante

lante Teixeira, sem successão. E de sua primeira mulher teve = 17 Jeronymo de Sa' Pereira, que soy Senhor da Quinta da Tapada, e casou com D. Ignez Pereira, silha de Fernando Pereira Soares, e de Isabel Barbosa, de quem não teve successão, e

a Cafa paffou a fua irmãa

17 D. Brites Maria da Syvla de Menezes, que veyo a ser herdeira da Quinta da Tapada, e casou com Diogo de Azevedo, X. Senhor de S. João de Rey, e outras terras; e tiverão = \* 18 Vasco de Azevedo Coutinho, com quem se continúa. = 18 D. Antonia de Azevedo, que casou com Sebastiao Pereira do Lago. = 18 D. JERONY-MA DE AZEVEDO, Freira no Salvador de Braga. \* 18 VASCO DE AZEVEDO COUTINHO, foy XI. Senhor de S. Joao de Rey, casou com Dona Luiza Coutinho, filha herdeira de Diogo de Castilho Coutinho, Alcaide mór de Moura, Commendador de Moura na Ordem de Christo, Guarda mór da Torre do Tombo, e de sua mulher D. Marianna de Castro, filha de Estevao Homem da Sylva, Commendador da Freiria de Evora na Ordem de Aviz, e de sua mulher Dona Ignez de Castro, filha de D. Rodrigo de Castro, dos Senhores de Torrao; e forao seus filhos = 19 Diogo de Azevedo Coutinho, e Fernao DA SYLVA DE AZEVEDO COUTINHO, que morrerao fem estado. = 19 Rodrigo de Azevedo de Sa COUTINHO, XII. Senhor de S. Joao de Rey, e terras de Bouro, dos Direitos Reaes da Honra de Fra-Tom. XII. FA saō, são, Ninaens, e Avessadas, com varios Padroados. Casou com D. Maria Manoel de Mosqueira, que morreo a 25 de Novembro de 1739, filha de D. Luiz de Mosqueira de Sottomayor, e de sua mulher Dona Leonor de Moscoso, Fidalgos illustres do Reyno de Galliza; e tiverao = 20 Vasco Luiz de Azeve-Do, que foy Capitao de Cavallos, e morreo em vida de seu pay desgraçadamente de hum tiro no anno de 1719. = 20 Luiz Manoel de Azevedo Cou-TINHO, XIII. Senhor de S. Joao de Rey, e das mais terras, que teve seu pay. = 20 Francisco de Sa DE Azevedo, que servio na guerra do anno de 1704 com muita distincção, e he Tenente Coronel do Regimento dos Dragoens de Béja. = 20 Joseph An-TONIO DE AZEVEDO, que morreo sem estado. = 20 JOAO ANTONIO DE AZEVEDO. = 20 ANTONIO BERNARDO DE AZEVEDO, morreo de tenra idade. = 20 D. Luiza Maria de Azevedo. = 20 D. Leo-NOR MARIA DE AZEVEDO. = 20 DONA MARIA THERESA DE AZEVEDO, que morreo sem estado. 20 D. Anna Josefa Rosa de Azevedo. = 20 D. JOANNA MARIA BAUTISTA DE AZEVEDO.

\* 12 D. CATHARINA DA SYLVA, filha de Joao Rodrigues de Vasconcellos, Senhor de Figueiró, e Pedrogao, casou com Duarte Galvao, irmao de sua cunhada, Varao benemerito de illustre memoria, muy versado nas humanidades, e na historia, Chronista mór, lugar em que succedeo a Fernao Lopes no anno de 1440. Foy Secretario delRey D. Joao II.

do seu Conselho, e del Rey D. Manoel, seu Embaixador ao Papa Alexandre VI., e ao Emperador Maximiliano, depois Embaixador à Ethiopia; e partindo a 7 de Abril de 1515 levou comfigo ao Padre Francisco Alvares; e tendo passado o estreito do mar Roxo, morreo na Ilha de Camarao a 9 de Junho de 1517. Seu Companheiro continuou a sua viagem ao Preste Joao, de que escreveo huma Relação, que imprimio. Foy Alcaide mor de Leiria, que teve pelo seu primeiro casamento. Era irmao de Dom Joao Galvao, Prior de Santa Cruz, Bispo de Coimbra, eleito Arcebispo de Braga. Escreveo, reduzindo a melhor methodo, as Chronicas dos Reys deste Reyno: porém dellas, a que conhecemos, he a del Rey Dom Affonso I., que se imprimio com alguma mutilação no anno de 1726. Teve de sua segunda mulher os filhos feguintes: = 13 Ruy GAL-VAO, com quem se continúa. = 13 Jorge Gal-VAO, que morreo, perdendo-se a Nao, em que hia. = 13 Manoel Galvao, e Simao de Sousa, que ambos morrerao fervindo na India. = 13 D. Guio-MAR DE MENEZES, mulher de Simao Fogaça, como dissemos a pag. 710 do Tomo XI. = 13 D. VIOLAN-TE DA SYLVA, que soy segunda mulher de Pedro Cordeiro, Historia In-Annes do Canto, hum Fidalgo da Ilha Terceira, e fulana, pag. 317,369, Provedor mór das Armadas, de quem teve unico = 377. 14 JOAO DA SYLVA DO CANTO, Commendador da Ordem de Christo, Provedor mór das Armadas, Capitao mór da Cidade de Angra, e do Conselho del Rey. Tom. XII. Fff ii

Casou com D. Isabel Correa, filha de Jacome Dias Correa, de quem teve unica = 15 D. VIOLANTE DA SYLVA DO CANTO, que foy herdeira de grande riqueza; e quando forao as alterações do Reyno, em que o Senhor D. Antonio, Prior do Crato, se acclamou Rey, e passou à Ilha Terceira, a visitou duas vezes; e ella com generofa liberalidade lhe offereceo toda a sua opulenta Casa, que elle recusou, e depois dispendeo muito em seu serviço; e quando os Castelhanos recuperarao esta Ilha, o General Marquez de Santa Cruz trouxe esta Senhora em sua companhia a Hespanha, e soy recolhida em hum Convento: depois casou com Simao de Sousa de Tavora, sobrinho do Marquez de Castello-Rodrigo D. Christovao de Moura, que sez este casamento. = \* 13 Ruy Galvao, que passou a servir à India, e nao casou, e teve hum filho natural, de quem nao fabemos se conserve descendencia.

\* 12 D. Isabel de Menezes, filha segunda de João Rodrigues de Vasconcellos, Senhor de Figueiró, e Pedrogão, casou com Vasco Fernandes de Gouvea, Senhor de Almendra, e Valhelhas, Alcaide mór, e Senhor de Castello-Rodrigo; e tiverão unico 

13 João Fernandes de Gouvea, Senhor de Almendra, &c. que morreo sem casar; e ElRey D. Assonso V. deu parte desta Casa a João de Uchoa. D. Isabel de Menezes casou segunda vez com D. João de Noronha, Alcaide mór de Obidos, sem successão.

\* 12 D. MARIA DE MENEZES, ultima filha de Joao Rodrigues de Vasconcellos, foy Dama da Excellente Senhora, casou em Salamanca com Fernando Neto, Fidalgo Hespanhol, de quem nasceo = 13 D. BRANCA DE MENEZES, mulher de João de Mello, Senhor de Povolide, de quem nasceo = 14 CHRISTOVAO DE MELLO, que foy Senhor de Povolide, e casou com D. Ignez da Guerra, como

deixámos escrito a pag. 742 do Tomo XI.

\* 12 D. Diogo DE Sousa, Arcebispo de Braga, filho de Joao Rodrigues de Vasconcellos, estudou em Salamanca, e Pariz, e passando a Roma, logrou na Curia estimações de Letrado. Voltou a Portugal, e foy Deao da Capella delRey D. Joao II., e seu Fmbaixador ao Papa Alexandre VI. Depois no anno de 1495 eleito Bispo do Porto, Igreja que regeo com zelo, e prudencia; e ao feu cuidado deve a Sé daquella Igreja a trasladação das Reliquias do glorioso Martyr S. Pantaleao seu Padroeiro, como Agiologio Lust. tom. dissemos no dia 27 de Julho. ElRey D. Manoel o Cunha, Historia de fez Capellao mór da Rainha D. Maria sua mulher: 69. pag. 287. o mesmo. Rey o mandou por seu Embaixador ao Papa Julio II. a felicitallo da fua exaltação, o que elle fez com grande luzimento, e estimação do Papa, com quem antes tinha tido muy particular trato, quando residira em Roma. Renunciou o Cardeal D. Jorge da Costa o Arcebispado de Braga no anno de 1505, e foy provido nelle D. Diogo de Sousa, e no Bispado do Porto D. Diogo da Costa, sobrinho

Braga , part. 2. cap.

do Cardeal; e recebendo o Pallio da mao do Papa, voltou para o Reyno, e chegou a Lisboa, e na sua companhia hum Navio inficionado da peste, que, tanto que descarregou, se ateou na Cidade de sorte, que foy huma das mais furiosas, que se tinha visto nesta grande Cidade; a Corte passou logo para Almeirim, onde o Arcebispo deu conta a ElRey da sua Embaixada. Recolheo-se à sua Igreja, e logo começou a luzir o zelo, e talento do Prelado. Convocou Synodo, e se empregou em obras, que eternizaráo o seu nome; porque elle fez com generosa despeza a Capella mór, e trasladou para magnificas fepulturas os osfos do Conde D. Henrique, e da Rainha Dona Theresa sua mulher, como já referimos a pag. 37 do Tomo I., e sobre outras obras, que sez na mesma Sé, enriqueceo o seu thesouro de excellentes pessas de estimação, e valor, que testemunhão ainda hoje a sua generosidade. Imprimio o Breviario Bracharense duas vezes, e sez Constituições para o Arcebispado. Na Cidade sez tantas obras, e de tanta estimação, que o Arcebispo D. Rodrigo da Cunha diz estas palavras: No material dos eaificios da Cidade podemos dizer foy o Arcebispo D. Diogo propriamente seu restaurador, e reedificador. E tendo regido a sua Igreja com zelo, e prudencia, morreo a 18 de Julho do anno de 1532, tendo occupado a Cadeira Archiepiscopal vinte e sete annos, em que deixou faudosa memoria; porque foy douto, de costumes santos, esmoler, grande zelador da jurisdicção Eccle-

Ecclesiastica, cuidadoso do bem das suas ovelhas, e generoso. Jaz na Capella, que edificou com o titulo de Jesus, em que se lê o seguinte Epitasio:

Aqui jaz Dom Diogo de Sousa, Arcebispo de Braga, filho de foao Rodrigues de Vasconcellos, Senhor de Figueiró, e do Pedrogao, e de D. Branca da Sylva sua mulber, o qual ElRey Dom Foao II. mandou por Embaixador a Alexandre VI. a lhe dar sua obediencia, e ElRey Dom Manoel tendo-o feito Capellao mór da Rainha D. Maria sua mulher, o mandou dar sua obediencia ao Papa fulio II. e El Rey Dom foao III. o fez Capellao mór da Rainha D. Catharina sua mulher, o qual fez esta Capella para sua sepultura. Viveo LXXII. annos. Faleceo a 18 do mez de Julho de 1532.

#### §. IV.

\* 10 D. Aldonça de Sousa casou em vida de seu pay com Pedro Gomes de Abreu, III. Senhor de Regalados, e Valladares, Alcaide mór de Lapel-

la, do Conselho del Rey D. Assonso V. Não temos Nobiliarios de D. Luiz noticia do contrato deste casamento, e sómente da Lobo, e Ruy Correa. merce, que houve delRey o Mestre para elle, que forao duas mil coroas, como se vê de hum registro delRey Dom Affonso V.; e tiverao estes filhos = \* 11 LOPO GOMES DE ABREU, com quem se continúa. = \* 11 D. Brites de Sousa, mulher de Martim Affonso de Mello, adiante. = \* 11 Lopo Gomes de Abreu, que succedeo na antiga Casa de Abreu, a que se dizia Avreu pelo antigo Solar desta Familia, na herdade, e Torre de Avreu, onde viverao os antigos Senhores della, antes que passassem para o de Gontomil, edificio de veneravel antiguidade, na terra de Riba de Douro, sobre o Mosteiro de S. Joao de Longosvalles, annexo ao Collegio da Companhia de Coimbra. Gaspar Alvares de Lousada refere, que Vasco Gomes de Abreu, Senhor da terra do seu appellido, e segundo avô deste Lopo Gomes, querendo conservar a memoria dos seus progenitores na terra de Avreu, que o tempo, e a guerra haviao damnificada, pedio licença a ElRey Dom Fernando para a reedificar; porque havia huma Ley antiga, que nenhum Fidalgo, nem Grande, por poderoso que fosse, podesse edificar semelhantes Torres, a que chamavao Casas Fortes, sem licença especial delRey, a qual está no livro II. pag. 9 do dito Rey, e diz alfim: Dom Fernando, &c. Outro si outorgamos, que possa faser, e faça huma casa no dito lugar de Avreu na altura, em que dantes estava,

com seus passos, e curral ao redor da dita casa, com seus andaimos, ameas, e peitoril, e a porta no chao, como he pella gui sa, que dantes estava; de que se vê a antiguidade, e nobreza desta Familia. Foy Lopo Gomes de Abreu IV. Senhor de Regalados, e Valladares, Alcaide mór, e Senhor de Lapella. Casou com D. Ignez de Sottomayor, filha de D. Leonel de Lima, I. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, e de sua mulher D. Filippa da Cunha; e tiverao os filhos seguintes: = \* 12 Pedro Gomes de Abreu, com quem se continua. = 12 Duarte de Abreu, e outros, que morrerao sem successão. = \* 12 D. Brites de Lima, mulher de Joao de Brito, adiante. = 12 D. FILIPPA DE LIMA casou com Balthasar de Siqueira, Senhor do Prado, e foy sua primeira mulher, sem successão. = \* 12 Pedro Gomes DE ABREU, foy V. Senhor de Regalados, Alcaide mor de Lapella. Viveo em tempo delRey D. Affonfo V., e feguio a parcialidade da Rainha D. Leonor sua mãy. Casou com D. Genebra de Sousa, filha de Fernando de Magalhaens, Senhor do Couto, e Quinta de Bésteiros, e do de Poltros, e outros herdamentos, e de sua mulher Brites de Mesquita; e teve unico = 13 Leonel De Abreu, que foy VI. Senhor de Regalados, e Valladares, Alcaide mór de Lapella, e casou com D. Maria da Sylva, filha de Pedro de Sousa Ribeiro, como atras fica dito a pag. 415, donde referimos a sua descendencia.

\* 12 D. Brites de Lima, primeira filha de Lo-Tom. XII. Ggg po

po Gomes de Abreu, casou com Joao de Brito, silho de Mem de Brito, Senhor dos Morgados de Santo Estevao de Béja, e S. Lourenço de Lisboa, e de fua mulher Dona Grimaneza de Mello; e tiverao os filhos seguintes: = 13 CHRISTOVAO DE BRITO, que casou duas vezes, e nao deixou successão. = \* 13 Lopo de Brito, com quem se continúa. = 13 ANTONIO DE BRITO, que foy Capitao de Cochim, e Maluco, casou com D. Isabel de Sousa, silha de Lopo de Sousa, de quem nasceo D. Luiza DE ALBUQUERQUE, que casou com D. Joas da Sylva, herdeiro de D. Alvaro da Sylva, III. Conde de Portalegre, e foy sua primeira mulher, de quem nao teve successão. = 13 Jorge de Brito, e Ayres DE BRITO, sem successão. = \* 13 D. FILIPPA DA Sylva casou com Jeronymo Teixeira, adiante. = 13 Lopo de Brito, foy Capitao de Ceilao, do Conselho del Rey D. Joao III. Casou duas vezes, a primeira com D. Isabel de Brito, filha de Estevao de Brito, Senhor dos Morgados de Santo Estevao de Béja, e de S. Lourenço de Lisboa, e de sua primeira mulher D. Brites de Miranda; e nao tendo della successão, casou segunda vez com Dona Iria Freire. filha de Manoel Freire, e de sua mulher Dona Grimaneza de Mello; e tiverao os filhos seguintes: = 14 JOAO DE BRITO, com quem se continúa. = \* 14 CHRISTOVAO DE BRITO, adiante. = 14 D. Francisca de Brito, que foy Religiosa de Santa Clara de Lisboa, de que foy Abbadessa. = 14 D. IGNEZ

IGNEZ DE BRITO, Freira na Rosa de Lisboa, onde foy Prioressa. = 14 D. Guiomar de Brito, Freira no Mosteiro de Santos da dita Cidade. = \* 14 João DE BRITO, que foy Senhor da Casa, e casou com D. Antonia de Ataide, filha de D. Affonso de Ataide, Senhor da Casa de Atouguia; e tiverao estes silhos = 15 Lopo de Brito, e Christovao de Brito, que morrerao no anno de 1580, na occasiao em que entrou em Lisboa o Exercito de Castella, mandado pelo Duque de Alva. = 15 D. IRIA DE Brito, que foy herdeira, e casou duas vezes, a primeira com D. Manoel Pereira, IV. Conde da Feira, e a sua successão referimos a pag. 291 do Tomo V.; e ficando viuva, casou depois com D. Francisco Manoel, I. Conde de Atalaya, como dissemos no Livro XII. Capitulo IX. pag. 543 do Tomo XI. = 15 D. FRANCISCA DE BRITO, Freira em Chellas.

\* 14 Christovao de Brito, filho segundo de Lopo de Brito, casou com D. Maria da Sylva, filha de Vicente de Moraes; e tiverao = 15 Joao de Brito, que soy Cavalleiro de Malta. = \* 15 Lopo de Brito, com quem se continúa. = 15 Diogo de Brito, Commendador na Ordem de Christo, servio na India, e casou com D. Jeronyma Lobo, filha de Francisco Lobo da Gama, sem successão. = 15 Antonio de Brito, passou a servir à India, e morreo em Malaca. = 15 D. Catharina de Brito, Freira na Madre de Deos de Lisboa. = \* 15 Lopo de Brito, veyo a ser herdeiro da Casa Tomo XII. Ggg ii de

de seu pay, e foy Commendador na Ordem de Christo. Cafou com D. Maria de Alcaçova, filha de Antonio de Alcaçova Carneiro, Commendador da Idanha, de quem teve unica = 16 D. Maria de Bri-To, que casou com D. Francisco de Azevedo, Senhor da Honra de Barbosa, Commendador da Ordem de Christo, que depois de servir na guerra de Africa, e em Flandes, servio na guerra da Acclamacao, e foy Mestre de Campo General na Provincia do Minho; e tiverao os filhos seguintes: = 17 D. Manoel de Azevedo de Ataide e Brito, que fuccedeo na Casa, e soy Senhor da Honra de Barbosa, &c. servio na guerra, foy Capitao de Cavallos, Commissario Geral da Cavallaria, General de Batalha, Mestre de Campo General dos Exercitos de Sua Magestade, e do Conselho de Guerra. Morreo a 3 de Fevereiro de 1724, havendo casado com D. Luiza Ponce de Leao, que ficando viuva, foy Senhora de Honor, e morreo no Paço a 28 de Abril de 1728; e nao tiverao successão. = 17 D. Lopo de Aze-VEDO, foy Monge da Ordem de S. Bento. = 17 D. IGNACIO DE ATAIDE, Religioso na dita Ordem, Doutor em Theologia, e Lente na Universidade de Coimbra: morreo em Agosto de 1715. Delle fizemos mençao, entre os Genealogicos, nas Advertencias, e Addições a pag. 21 no Tomo VIII. = 17 D. Angela, D. Maria, D. Antonia, e D. Bar-BARA, todas Religiosas. = 17 D. Antonio DE AZEVEDO, que foy o ultimo filho de Dom Francis-

co, e irmao de D. Manoel de Azevedo, estudou em Coimbra, e depois casou com D. Theresa da Sylva, silha de Agostinho da Sylva, Cavalleiro da Ordem de Santiago, de quem teve = 18 D. Antonio de Azevedo Ataide e Brito, soy herdeiro de seu tio D. Manoel de Azevedo, e he Senhor da Honra de Barbosa, Ataide, &c. como escrevemos a pag. 838 do Tomo XI. = 18 D. Francisco Xavier de Azevedo, que morreo moço. = 18 D. Ma-

RIA, que morreo de curta idade.

\* 14 D. FILIPPA DA SYLVA, filha de Joao de Brito, e de sua mulher D. Brites de Lima, casou com Jeronymo Teixeira de Macedo, Commendador da Castanheira na Ordem de Christo, que servio na India; e tiverao estes filhos = \* 14 Antonio Teixei-RA. DE MACEDO, com quem se continúa. = 14 D. ANTONIA, D. ANNA, e D. JERONYMA DA SYLVA, Freiras em Santa Clara de Lisboa, donde todas tres forao Abbadessas. = \* 13 Antonio Teixeira de MACEDO, foy Commendador da Castanheira, excellente Cavalleiro; e nas justas Reaes, que se fizerao na Corte de Madrid, levou entre todos, os applausos, e o premio. Casou com D. Maria de Tavora, filha de Francisco de Sá, Senhor de Aguiar, Védor da Fazenda do Porto, e de sua mulher D. Isabel da Sylva; e teve unico a Francisco Teixeira DE TAVORA, Commendador da Castanheira, Estribeiro do Senhor D. Antonio, Dom Prior do Crato, que morreo na batalha de Alcacer, havendo casado

com D. Joanna de Ataide, filha de Joanne Mendes de Vasconcellos; e nao tiverao successão, como fica

já escrito.

\* 11 D. BRITES DE Sousa, primeira filha de Pedro Gomes de Abreu, Senhor de Regalados, casou com Martim Affonso de Mello, VII. Senhor de Mello, &c.; e tiverao os filhos seguintes: = \* 12 Es-TEVAO SOARES DE MELLO, com quem se continúa. = 12 FEDRO DE MELLO, a quem chamarao o Pucaro; porque lhe cahio da falva, hindo dar de beber a ElRey D. Joao II.; e rindo-se os Fidalgos, que estavao presentes, disse ElRey: Pois nunca lhe cahio da mao a lança em Africa. Casou, e teve successão. = 13 Joao de Mello, que soy Clerigo. = 13 D. MARIA DE MELLO, que casou com Diogo Moniz. = 13 D. MARGARIDA DE MELLO, primeira mulher de Affonso Fernandes Monterrovo, Thesoureiro mór delRey D. Joao II., sem succesfaő. = 13 D. Isabel de Mello casou com Dom Joao de Lima, II. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, Alcaide mór de Ponte de Lima, &c. e foy sua segunda mulher, de quem nasceo D. Brites de LIMA, que havendo regeitado grandes casamentos, foy Religiosa na Madre de Deos de Lisboa, onde acabou santamente. = \* 12 Estevão Soares de MELLO, foy VIII. Senhor de Mello, casou com D. Isabel Teixeira, filha do Doutor Joao Teixeira, Chanceller mór dos Reys Dom Joao II., e D. Manoel; e tiverao os filhos seguintes: = \* 13 Diogo SOARES

Resende, Chronica del-Rey D. Joso II. cap. 86. pag. 58.

Soares de Mello, com quem se continúa. = 13 BERNARDO DE MELLO, por morrer seu irmao, em vida de seu pay, pertendeo succeder na Casa. Foy IX. Senhor de Mello, e Copeiro mór do Senhor D. Jorge, Duque de Coimbra. Casou com D. Isabel da Sylva, filha de Henrique Correa da Sylva, Senhor da Torre da Murta, e de sua mulher D. Joanna de Sousa; e deste matrimonio nao ficou succesfaő. = \* 13 Francisco de Mello, de quem logo trataremos. = 13 D. Brites de Mello casou com Lopo Botelho, Commendador na Ordem de Christo, Juiz da Alfandega de Lisboa, isto he, Provedor, de quem tendo successão, não se conserva. = \* 13 Diogo Soares de Mello, não succedeo na Casa, por morrer em vida de seu pay, havendo cafado duas vezes, a primeira com D. Maria da Sylva, filha de Manoel da Sylva, Commendador, e Alcaide mor de Soure, e de sua mulher D. Ignez da Cunha. E a segunda com D. Filippa de Mello, filha de Henrique de Mello, Alcaide mór de Serpa, Mestre-Sala da Cafa Real, sem successão; e de sua primeira mulher teve os filhos feguintes: = \* 14 Es-TEVAO SOARES DE MELLO, com quem se continúa. = 14 D. ISABEL DE ATAIDE, Dama da Infanta D. Isabel, casou com Henrique de Mello, e soy sua primeira mulher, e nao tiverao fuccessao. = \* 14 Es-TEVAO SOARES DE MELLO, não succedeo na Casa, e Senhorio de Mello a seu avô; porque lho disputarao seus tios, com os quaes teve largas demandas. Cafou

Casou com D. Guiomar de Noronha, filha de Gonçalo Mendes Sacoto, Adail mór do Reyno, Capitas mór de Casim, e duas vezes Embaixador ao Emperador Carlos V.; e tiveras as filhas seguintes: 
\* 15 D. Maria da Sylva, que casou com seu tio Estevas Soares de Mello, Senhor de Mello, de quem logo trataremos. 
\* 15 D. Isabel de Noronha, que casou com Joas de Mello Pereira, adiante.

\* 13 FRANCISCO DE MELLO, que por morte de seu irmao Bernardo de Mello, se apossou da Casa de seus pays, e foy X. Senhor de Mello, sobre que corria pleito. Casou com D. Catharina de Faria, filha de Joao de Faria, Chanceller mór do Reyno, Embaixador delRey D. Joao III. ao Papa Adriano VI., e ao Emperador Carlos V.; e de fua mulher D. Joanna Coelho; e tiverao estes filhos = \* 14 Estevao Soares de Mello, com quem se continúa. = 14 D. MARIA DE MELLO, mulher de Ruy Borges, de quem nao ha successão. = \* 14 Este-VAO SOARES DE MELLO, foy XI. Senhor de Mello. Achou-se na batalha de Alcacer com dous filhos. Casou com sua sobrinha D. Maria da Sylva, filha de seu primo com irmao Estevão Soares de Mello, como acima se disse; e por este casamento derao sim as demandas, unindo-se quem possuía a Casa, com quem tinha o direito della na primogenitura de seu avô; e tiverao estes filhos = 15 BERNARDO DE MEL-Lo, que morreo na batalha de Alcacer. = 15 FRAN-CISCO DE MELLO, que foy XII. Senhor de Mello,

e casando com D. Maria da Sylva, filha de Antonio da Sylva, de quem nao teve successão, passou a Cassa a sua irmãa = 15 D. Antonia de Mello, como logo se dirá. = 15 Isidoro de Mello, que soy Eremita de Santo Agostinho, Religioso em quem concorrerao letras, e outras partes, e soy Provincial da sua Provincia. = 15 D. Margarida da Sylva, Freiras em Cellas de Coimbra.

\* 15 D. Antonia de Mello, succedeo a seu irmao na Cafa, e foy XIII. Senhora de Mello, cafou com Manoel de Oliveira Freire, filho de Belchior de Oliveira, Senhor de Almager, e de sua mulher D. Joanna Machado; e tiverao os filhos seguintes: \* 16 Estevao Soares de Mello, com quem se continúa. = 16 Joao Freire de Mello, que foy Thesoureiro mór da Cathedral da Guarda. = 16 D. MARIA DA SYLVA casou com Lopo Botelho de Mello, Commendador na Ordem de Christo, de quem nao teve successao; è por sua morte casou com seu primo Joao de Mello Pereira, como adiante diremos. = 16 D. ANGELA DE MELLO, Freira no Mosteiro do Couto, = 16 e D. MAGDALENA DE Mello em Santa Clara de Coimbra. = \* 16 Este-VAO SOARES DE MELLO, foy XIV. Senhor de Mello, servio na guerra da Acclamação, e foy Mestre de Campo de Infantaria, e nelle concorrerao muitas partes; porque além de valeroso, foy muy applicado, e dado às sciencias. Casou com Dona Angela de Castro, viuva de Roque de Mello, filha de Lo-Tom. XII. Hhh

po Alvares de Moura, Commendador na Ordem de Christo, Senhor do Morgado da Corte do Serrao; e tiverao unico = 17 a Luiz de Mello, que foy XV. Senhor de Mello, casou com D. Magdalena de Barros, filha herdeira de Joao de Barros Cardolo, e de sua mulher Dona Brites Francisca de Lima, de quem teve os filhos seguintes: = 18 Estevao Soa-RES DE MELLO, que foy XVI. Senhor de Mello, e casou com D. Joanna Maria de Castro, filha herdeira de Henrique Correa de Lacerda, e de D. Francifca Thomasia de Menezes, como dissemos a pag. 771 do Tomo XI. = 18 JOAO MANOEL DE MEL-Lo, bem conhecido pelas suas Obras poeticas, em que compoz com muito applauso. = 18 Francisco AMADOR DE MELLO, que passou a servir à India no anno de 1718, e foy Governador de Bardes: morreo em 1743, e lá casou duas vezes, a primeira com D. Antonia Francisca da Sylveira e Castro, que morreo em 1724; e tiverao = 19 D. Maria Rosa de Mello, que casou com Dom Rodrigo de Castro, Governador dos Rios de Sena, = 19 e D. N. . . . DE MELLO, sem estado. Casou segunda vez com D. N. . . . . viuva de Duarte de Mello, filha de Estevao Teixeira de Macedo, de quem tem succesfao. E teve o XV. Senhor de Mello illegitimos = 18 Fr. Joseph do Loreto, Religioso da Ordem de S. Francisco da Provincia da Portugal, Mestre em Theologia, e Definidor, e occupou outros lugares, Religioso de virtudes, e letras. = 18 Fr. Luiz da MADRE

Madre de Deos, tambem da mesma Ordem. = 18 D. Angela de Mello, Freira no Couto junto à Villa de Mello. = 18 Joao, e Caetano de Mello, que passarao à India. = 18 Fr. Joseph, Religioso de S. Francisco da Provincia dos Algarves,

e Fr. Francisco, Frade na India.

\* 15 D. ISABEL DE NORONHA, filha de Estevão Soares de Mello, e de sua mulher Dona Guiomar de Noronha, casou com Joas de Mello Pereira, Commendador da Faxa na Ordem de Christo: morreo na batalha de Alcacer; e tiverao os filhos feguintes: \* 16 Manoel de Mello, com quem se continúa. = 16 D. Francisca de Noronha, Dama da Senhora D. Catharina, e foy fegunda mulher de Ruy de Sousa Pinto, Commendador de Santo André de Villa-Boa de Quires, Alcaide mór de Monte-Alegre, fem successão. = \* 16 Manoel de Mello succedeo na Cafa, foy Commendador da Faxa na Ordem de Christo, e outras, Guarda mór da Alfandega de Lisboa, que houve por sua mulher D. Brites de Vasconcellos, filha de Pedro Alvares Correa, e de sua mulher Dona Maria de Vasconcellos, filha de Manoel de Sande, Guarda mór da Alfandega de Lifboa, e de sua mulher D. Brites de Vasconcellos; e tiverao. = 17 Joao de Mello casou com sua prima D. Maria da Sylva, viuva de Lopo Botelho de Mello, e filha dos XIII. Senhores de Mello, como temos dito. = 17 Estevão Soares de Mello, e Manoel de Mello Pereira, que ambos passa-Tom. XII. Hhh ii rao

rao a fervir à India, e lá morrerao sem estado. 

17 D. Luiza de Noronha, mulher de Joao de Mello, Commendador na Ordem de Santiago. 

17 D. ISABEL DE VASCONCELLOS, que casou com Manoel de Sousa Pacheco, Senhor do Morgado das Cachoeiras, e soy sua primeira mulher, sem successão.

Torre do Tomb. Odiana, liv. 1. pag. 64.

\* 12 D. MARIA DE MELLO, filha primeira de Martim Affonso de Mello, V. Senhor de Mello, como se disse. Casou com Diogo Moniz, Alcaide mór de Silves, e Fronteiro mór daquella Cidade, por merce delRey D. Affonso V., e do seu Conselho, que lhe fez merce da Alcaidaria mór para feu filho no anno de 1469, e foy sua primeira mulher; e tiverao as duas filhas seguintes: = 13 D. Isabel de Sousa, que foy primeira mulher de Christovao de Brito, sem geração. 

13 D. Ignez de Mello cafou com Gonçalo Gomes de Azevedo, Alcaide mór de Alenquer, de quem teve, entre outros filhos, = 14 Ruy Gomes de Azevedo, Alcaide mór de Alenquer, que vendeo a D. Luiz da Sylveira, Conde de Sarzedas: foy Capitao da Mina, onde morreo, havendo casado com D. Joanna Cernige, de quem teve estes filhos = 15 Gonçalo Gomes de Aze-VEDO, que casou com Dona Brites da Fonseca, de quem teve Ruy Gomes de Azevedo, que cafando, nao sabemos tivesse successão; e a D. MARIA DE AZEVEDO, Freira em Santa Clara de Lisboa. 15 ANTONIO DE AZEVEDO, que recolhendo-se no Convento de Penha-Longa, deu toda a fua fazenda

em dote a sua irmãa D. Antonia. 

15 Francisco de Azevedo, que morreo em hum combate na India. 

15 Lopo de Azevedo, que soy Conego da Congregação de S. João Euangelista. 

15 João Gomes de Azevedo, que soy Capitao de Baçaim, e lá casou com D. Catharina Jaques, filha de Alvaro Jaques, de quem parece não deixou successão. 

15 Luiz de Azevedo, Cavalleiro de Malta, que matarão em Napoles, hindo para a dita Ilha. 

15 D. Antonia da Sylva, que casou com João Francisco de Lasetá, Commendador da Ordem de Christo, como se disse no Livro XII. Parte III. Capitulo II.

16 III. pag. 97 deste Tomo. 

17 D. Maria de Mello, Freira em Santa Clara de Lisboa.

#### §. V.

\* 10 D. Isabel de Sousa, quinta filha do Mestre de Christo D. Lopo de Sousa, a quem seu pay dotou, ainda que a dita Escritura se não acha; mas o Licenciado Gaspar Alvares de Lousada, achou o Inventario das partilhas de seus netos no Juizo dos Orsãos, entre o Barao D. Diogo, D. Filippe de Sousa, e Dom Martinho da Sylveira, em que constava do dote desta Fidalga. Casou com Dom Diogo Lopes Lobo, Senhor de Alvito, Villa-Nova de Aguiar, Oriola, Niza, e outras terras; e tiverao os filhos seguintes: 

II Ruy Dias Lobo, que morreo moço sem casar. 

II Pedro de Sousa Lobo, que também

tambem morreo sem estado. = 11 D. Maria Lo-Bo, que foy herdeira, e casou com D. Joao Fernandes da Sylveira, de quem trataremos em seu proprio lugar por ser Sousa. = 11 D. Brites de Sousa, primeira mulher de Alvaro de Almada, Védor da Cafa delRey Dom Affonso V., de quem nao ficou fuccessão. = \* 11 D. MECIA DE Sousa casou com Joao de Mello, Alcaide mór de Serpa, adiante. = II D. BRANCA DE SOUSA, que casou com Luiz Vaca, Castelhano, de quem nao sabemos se houve

geração.

Torre do Tombo, liv. I. Extras, pag. 87. verl.

D. MECIA DE SOUSA, foy fegunda mulher de Joao de Mello, Alcaide mór de Serpa, Copeiro mór delRey D. Affonso V., por Carta passada em Béja a 17 de Mayo de 1450, de quem nasceo 🖂 12 D. Brites de Sousa, que casou com Fernando da Sylveira, Escrivao da Puridade delRey D. Joao II.: servio a ElRey D. Affonso V. na guerra de Africa, achando-se na tomada de Arzilla, e Tangere, e depois na guerra contra Castella na batalha de Touro. E sendo culpado na conjuração do Duque de Viseu, ElRey sez grandes diligencias pelo haver às mãos, chegando a hir elle mesmo a buscallo a casa de Joao de Pegas em Setuval; e andando muito tempo escondido, passou a Castella, e dahi a Avinhao de França, onde foy morto a 8 de Dezembro de 1489 pelo Conde de Pallas, Catalao, por mandado do mesmo Rey; tendo tido os filhos seguintes: \* 13 Joao da Sylveira, com quem se continúa. =

13 D. MARIANNA DA SYLVEIRA, que casou com Dom Joao Henriques, II. Senhor de Barbacena, a quem os Mouros matarao em Azamor, sem deixar geração; e sua mulher casou depois com D. Guterre de Monroy, como se dirá adiante. = \* 13 Joao da Sylveira, foy Commendador de Montalvao, e Claveiro da Ordem de Christo: servio em Africa na Praça de Çafim, e na India, aonde passou por Capitao mór da Armada do anno de 1516; e sendo provido na Capitanía de Coulao, voltando ao Reyno, acompanhou a Infanta Dona Brites a Saboya. Trinchante delRey D. Joao III., e seu Embaixador a El Rey Francisco I. de França; e residindo naquella Corte nove annos, depois se retirou a Evora, onde morreo, e jaz no Espinheiro. Casou duas vezes, a primeira com D. Leonor de Menezes, filha de D. Fernando Pereira, Commendador mór de Santiago, e de sua mulher Dona Leonor de Menezes; e desta uniao nasceo unico = \* 14 Fernando da Syl-VEIRA, com quem se continúa. Casou segunda vez com D. Isabel de Tavora, filha de Diogo da Sylveira, e de sua segunda mulher D. Maria de Tavora, de quem teve unica = \* 14 a D. Brites da Syl-VEIRA, que casou com o Regedor D. Luiz Pereira, de quem logo se fará mençao. = \* 14 FERNANDO DA SYLVEIRA, que foy Claveiro da Ordem de Christo, Commendador de Montalvao, Presidente da Alçada, que ElRey D. Sebastiao mandou ao Alentejo, e Algarve; depois foy mandado a Inglaterra a Villtar

visitar a Rainha Ilabel pela morte de sua irmãa a Rainha Maria no anno de 1558. Casou com D. Joanna de Vasconcellos, filha de Alvaro Mendes de Vasconcellos, Senhor do Morgado do Esporao, Embaixador ao Emperador Carlos V., e de sua segunda mulher D. Guiomar de Mello; e tiverao estes filhos = 15 João da Sylveira, que morreo na batalha de Alcacer, sem successão. = \* 15 ALVARO DA Sylveira, com quem se continúa. = 15 Duarte DA SYLVEIRA, que morreo sem estado. = 15 D. GUIOMAR DA SYLVEIRA, mulher de João Freire, Senhor de Bobadella, como se disse no Livro XIII. Parte III. Capitulo II. Q. II. pag. 43 deste Tomo. = 15 D. Leonor, Freira em Santa Clara de Evora. 15 D. DRUSINDA EUANGELISTA, illegitima, Freira nas Chagas de Villa-Viçosa. = \* 15 ALVARO DA SYLVEIRA, foy Claveiro da Ordem de Christo, Commendador de Montalvao, e se achou na batalha de Alcacer, em que foy cativo, e resgatado entre os oitenta Fidalgos. Casou duas vezes, a primeira com D. Branca de Eça, filha de Francisco de Miranda, Alcaide mór de Alter Pedroso, e Commendador de Cabeço de Vide, e de sua mulher D. Ignez Henriques, como escrevemos apag. 774 do Tomo XI.; e tiverao = 16 Fernando da Sylveira, que morreo moço sem estado. = 16 D. Ignez, e D. Leo-NOR, Freiras em Santa Clara de Evora. = 16 D. Brites, Freira na Conceição de Béja. Casou segunda vez com D. Anna de Castro, viuva de Antonio de

de Mendoca, o Marateca, e filha de Fernando Telles, Senhor de Unhao, e de sua mulher D. Maria de Castro; e tiverao os filhos seguintes: = 16 Fer-NANDO DA SYLVEIRA, que morreo sem estado. = 16 FRANCISCO DA SYLVEIRA, que foy Commendador de Montalvao, Claveiro da Ordem de Christo: servio na India, e foy Capitao mor de diversas Armadas, e das Fortalezas de Dio, e Chaul. duas vezes, a primeira com D. Catharina Henriques, filha de D. Jorge de Castellobranco, como dissemos a pag. 169 do Tomo XI., onde se póde ver a sua descendencia. Casou segunda vez tambem na India com Dona Isabel de Moraes, viuva de Antonio de Sousa Coutinho, Governador do Estado, e filha de Manoel de Moraes Sopico, e de Magdalena das Chagas, de quem nao teve successão. = 16 Joao da Syl-VEIRA, Religioso Eremita de Santo Agostinho. = 16 MANOEL DA SYLVEIRA, Religioso da Ordem de S. Francisco. = 16 Rodrigo da Sylveira, que seguio a Universidade de Coimbra, e soy Doutor em Theologia, Collegial do Collegio Real, em que foy provido no primeiro de Outubro de 1628, Deputado do Santo Officio da Inquisição de Evora, de que tomou posse a 5 de Julho de 1634. = 16 An-TONIO DA SYLVEIRA, Religioso da Companhia de Jesus. = 16 Jeronymo da Sylveira, que passou a servir à India no anno de 1622 com o Vice-Rey o Conde da Vidigueira. = 16 SIMAO DA SYLVEIRA, que depois de estudar em Coimbra passou a servir à Tom. XII. India; Iii

India; morreo na viagem. 

16 D. HELENA DE CASTRO, que casou com seu primo Antonio Telles de Menezes, I. Conde de Villa-Pouca, do Conselho de Estado, &c. de quem fizemos menças a pag. 770 do Tomo XI.; mas desta unias nas teve filhos. 

16 D. Ignez, D. Joanna, e D. Leonor, sem estado.

\* 14 D. Brites da Sylveira, filha de Joao da Sylveira, e de sua segunda mulher D. Isabel de Tavora, e nao D. Leonor de Menezes, que foy primeira mulher, de quem foy fó filho Fernando da Sylveira; e erradamente na Arvore pag. 427 se deu por mãy a D. Brites da Sylveira, a qual casou com Dom Luiz Pereira, Regedor das Justiças; e tiverao, entre outros filhos, que nao tiverao estado, as duas filhas seguintes: = \* 15 D. ISABEL PEREIRA, que casou com D. Fernando de Castro, com quem se continúa. = \* 15 D. MARIA DA SYLVEIRA, que casou com D. Joao de Castro, irmao primeiro de D. Fernando, filhos ambos de D. Garcia de Castro, do Conselho de Estado del Rey Dom Sebastiao, Commendador de Segura, Capitao do Castello de Gué, e de sua mulher Dona Isabel de Menezes, adiante. = \* 15 D. ISABEL PEREIRA cafou com feu primo com irmao Dom Fernando de Castro, que depois se ordenou Sacerdote; e tiverao estes filhos = \* 16 D. Luiz Pereira de Castro, com quem se continúa. = 16 D. Brites de Castro, que casou com Dom Constantino de Bragança, do Conselho de Estado, e a fua

a sua esclarecida descendencia deixámos escrita no Livro IX. Capitulo XVIII. pag. 424 do Tomo X. = \* 16 D. Luiz Pereira de Castro, que foy herdeiro da Cafa de seu avô materno. Casou com D. Catharina de Noronha, filha de D. Nuno Mascarenhas, Alcaide mór, e Commendador de Castello de Vide, Senhor de Palma, e de sua mulher D. Isabel de Castro; e tiverao estes filhos = 17 D. Fer-NANDO DE CASTRO servio nas Armadas, no Brasil, e em Flandes, onde foy Coronel de Cavallaria, sendo Governador daquelles Estados seu primo com irmao Dom Francisco de Mello, Conde de Assumar, Marquez de Ilhescas, &c. e lá morreo em hum combate. = 17 D. Joao, e D. Nuno de Castro morrerao meninos. = 17 D. Isabel Pereira, que casou duas vezes, a primeira com Gonçalo Tavares, Senhor de Mira, Commendador da Ordem de Christo, sem successão. Casou segunda vez com Luiz Freire de Andrade, Senhor de Bobadella, de quem tambem nao teve successão. = 17 D. Maria, e D. Lourença da Sylveira, recolhidas no Convento de Santa Anna de Evora.

\* 15 D. MARIA DA SYLVEIRA, que foy a filha fegunda de D. Luiz Pereira, casou com D. Joao de Castro, Commendador de S. Thomé da Cornilhãa na Ordem de Christo, foy Governador, e Capitao General do Reyno do Algarve, Presidente do Senado da Camera de Lisboa, onde no seu tempo sez muitas obras de utilidade, e vivia no anno de 1611;

Tom. XII.

e tiverao os filhos seguintes: = 16 D. GARCIA DE CASTRO, que foy Cmmendador de S. Thomé da Cornilhãa, e de S. Miguel de Campio, que vivia em 1625. Casou com D. Brites de Sá Pereira, filha herdeira de Jeronymo Pereira de Sá, Desembargador do Paço, Procurador da Coroa, e Cavalleiro da Ordem de Christo, Senhor do Prazo do Zagalar, e de diversos Morgados, e de sua mulher D. Brites de Mello; e nao tiverao fuccessao. = 16 D. Fernan-DO DE CASTRO, que foy Conego de Evora, em que entrou a 3 de Abril de 1603, e Deputado do Santo Officio da Inquisição da mesma Cidade, de que tomou posse a 7 de Julho de 1617; e passando a alguns negocios do seu Cabido à Corte de Madrid, nella faleceo a 28 de Setembro de 1637. = 16 D. Luiz Thome' de Castro, foy Commendador de S. Thomé da Cornilhãa, e S. Miguel de Campio, Governador de Angola: morreo em Madrid no anno de 1623; e nas suas Commendas succedeo seu irmao acima. = 16 D. Martinho de Castro, e D. Fi-LIPPE, que forao Ecclesiasticos. = 16 D. MANOEL DE CASTRO, que foy Religioso da Companhia, e depois Prior do Santo Milagre de Santarem. = 16 D. Antonio de Castro, Carmelita Descalço. = 16 D. BALTHASAR DE CASTRO, que passou a servir à India, e lá casou com D. Maria Coutinho, que depois de viuva casou com Antonio de Sousa Coutinho.

\* 14 D. MARIANNA DA SYLVEIRA, filha de Fernando da Sylveira, Escrivao da Puridade, e de sua mulher

mulher D. Brites de Mello, ficando viuva de Dom João Henriques, II. Senhor de Barbacena, casou segunda vez com D. Guterre de Monroy, Commendador de Anciaens na Ordem de Christo, que soy Capitao de Goa, e a governou na ausencia do Governador Lopo Soares, soy depois Capitao da Fortaleza do Cabo de Gué, onde se perdeo; e tiverao estes silhos = 15 D. Affonso, e D. Jeronymo de Monroy, que ambos morrerao no Cabo de Gué. = 15 D. Manoel de Monroy, Commendador de Mayorga, e Pereira, que casando com D. Joanna de Vilhena, não teve successão. = \* 15 D. Brites de Sousa, que veyo a ser herdeira, e casou duas vezes, a primeira com Ruy Lopes de Sampayo, e a segunda vez com João Rodrigues de Béja, como diremos.

\* 15 D. Brites de Sousa casou a primeira vez com Ruy Lopes de Sampayo, V. Senhor de Anciaens, Villarinho, e Castanheira, na Provincia de Tras dos Montes; e tiverao unica = 16 D. Marianna de Sousa e Sampayo, Dama da Rainha D. Catharina, que soy herdeira, e casou com Garcia Assonso de Béja, filho de Joao Rodrigues de Béja, Védor da Casa do Insante D. Luiz, e de sua primeira mulher D. Antonia de Brito Godins; e por este casamento soy VI. Senhor de Anciaens, Villarinho, &c. e tiverao entre outros filhos, dos quaes se nao conserva descendencia, = \* 17 Martim Affonso de Beja, com quem se continúa. = 17 Nuno de Beja, da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho.

= 17 D. MAGDALENA DE MELLO, mulher de D. Francisco Rolim, Capitao de Chaul, e Governador de Cabo-Verde, onde morreo sem successão, e foy fua fegunda mulher. = \* 17 Martim Affonso de Beja, pela morte de seus irmãos foy herdeiro da Casa, e VII. Senhor de Anciaens, e Villarinho. Casou duas vezes, a primeira com D. Maria de Brito, filha de Lançarote Godins de Brito, de quem teve = \* 18 GARCIA AFFONSO DE BEJA, com quem se continua. = 18 D. Mecia de Sousa, mulher de Fernando de Magalhaens, do Conselho de Estado de Portugal em Madrid; e depois casou com Lourenço Pantoja de Almeida, como dissemos. Casou Martim Affonso de Béja segunda vez com D. Catharina da Sylva, filha de Fernando Telles de Menezes, Alcaide mor de Moura, e de sua mulher D. Maria de Brito; e tiverao = \* 18 FERNANDO TEL-LES DE MENEZES, de quem logo se fará menção. 18 D. MARIANNA DA SYLVA casou com Luiz Goncalves da Camera, Commendador de S. Martinho de Bornes na Ordem de Christo, e nao tiverao geração. = \* 18 GARCIA AFFONSO DE BEJA E SAM-PAYO, foy VIII. Senhor de Anciaens, e Villarinho, casou com D. Luiza de Monroy, filha de Assonso de Monroy de Siqueira, Capitao de Chaul, e de sua mulher D. Clemencia Pereira, de quem nasceo = 19 MARTIM AFFONSO DE BEJA E SAMPAYO, IX. Senhor de Anciaens, e Villarinho, de quem nao sicou successao.

FERNANDO TELLES DE MENEZES E BEJA, filho do segundo matrimonio de Martim Asfonso de Béja, veyo a succeder na Casa, e soy IX. Senhor de Anciaens, Villarinho, e Castanheira. Casou duas vezes, a primeira com D. Anna Maria de Castro, filha de Francisco Coelho de Castro, Escrivao da Camera da Ordem de Christo, Alcaide mór de Alhos-Vedros, e de sua mulher D. Marianna de Figueiredo. Casou segunda vez com D. Brites Luiza de Menezes, filha de Gaspar de Brito Freire, e de sua mulher D. Francisca da Sylveira, sem successão: e de sua primeira mulher teve = 19 MARTIM AFFONSO TELLES DE Menezes, que morreo moço. 

19 Fr. Francisco, e Fr. Rodrigo Telles, Religiofos Trinos. = 19 Antonio Telles de Menezes e Beja, que foy X. Senhor de Anciaens, Villarinho, &c. e servio nas Armadas, e na guerra, sendo Mestre de Campo. Faleceo em Fevereiro de 1732 sem ter casado. = 19 D. CATHARINA JOSEFA DA SYLVA, OU Menezes, casou com Pedro Vieira da Sylva, como dissemos no Capitulo VIII. Parte III. do Livro XIII. pag. 144 deste Tomo.

# §. VI.

\* 10 D. Branca de Sousa, ultima filha do Mestre D. Lopo Dias de Sousa, morreo em sua vida, havendo sido casada com Joao Falcao, Alcaide mór de Mourao, Senhor de Castello de Vide, e da Villa

Villa de Monforte, e da Povoa, e Meadas, que forao dadas a seu pay Gonçalo Annes de Abreu, que alcançou os reynados dos Reys Dom Fernando, e D. Joao I.; e tiverao estes filhos = \* 11 FERNAN-Do DE Sousa Falcao, com quem se continúa. = \* 11 GONÇALO DE SOUSA FALCAO, adiante. = JOAO DE SOUSA FALCAO, de quem adiante trataremos. = 11 Manoel Falcao, Alcaide mor de Muja. = \* 11 D. Leonor de Sousa, que casou com Alvaro de Moura, adiante. = 11 D. MARIA DE Sousa, que foy mulher de Pedro Gomes da Sylva, Alcaide mór de Campo-Mayor, sem successão. = \* 11 FERNANDO DE SOUSA FALCAO, foy Alcaide mór de Mourao, casou com D. Violante de Vera, Fidalga Castelhana, e teve = 12 D. FILIPPA DE Sousa, que casou com Pedro Vaz de Siqueira, Senhor da Torre de Palma, e foy sua primeira mulher, de quem teve D. MARIA DE SIQUEIRA E SOUSA, que casou com D. Assonso de Monroy, sem geraçaő.

\* 11 Gonçalo Falcao de Sousa, foy Alcaide mór de Mourao, que largou pelo Senhorio de Pereira junto a Coimbra. Casou com D. Margarida da Cunha, filha de Fernando Gomes de Lemos, Senhor de Goes, Oliveira do Conde, e de sua mulher Dona Leonor da Cunha; e tiverao os filhos seguintes: 
\* 12 Christovao Falcao de Sousa, com quem se continúa. 

12 Joao Falcao de Sousa, de quem logo trataremos. 

\* 12 Christovao Falcao de Sousa, de quem logo trataremos. 

\* 12 Christovao Falcao de Sousa, de quem logo trataremos. 

\* 12 Christovao Falcao de Sousa, de quem logo trataremos.

CAO DE Sousa, foy Senhor de Pereira, casou duas vezes, a primeira com D. Isabel de Albuquerque Pereira, irmãa de Diogo Pereira, I. Conde da Feira, e filhos de Ruy Pereira, Senhor da Feira, e Conde de Moncorvo, de quem nao teve successão. Casou segunda vez por inclinação com D. Brites Pereira, de quem teve, entre outros filhos, a MARTIM FALCAO, que foy Senhor de Pereira, e nao teve successão.

12 JOAO FALCAO DE SOUSA, que foy filho fegundo de Gonçalo Falcao; servio em Africa com valor, e se achou na celebre acção do Palanque de Tangere, onde foy cativo. Casou com D. Cecilia de Mendoça, filha de Duarte Furtado de Mendoça, Anadel mór dos Bésteiros, Commendador do Torrao, Senhor de Alva, e de sua mulher D. Genebra de Mello; e tiverao os filhos seguintes: = \* 13 Luiz FALCAO, com quem se continúa. = 13 Gonçalo FALCAO, que passou a servir à India, e morreo em hum combate em Dio. = 13 D. CATHARINA DE

MENDOCA, Dama da Emperatriz D. Isabel, mulher Haro, lib. 4. cap. 15. do Emperador Carlos V., que casou com D. Pedro pag.291. Alvares Oforio, IV. Marquez de Astorga, Conde de Trastamara, e Santa Martha, Senhor das Casas de Salazar, Casa de Syl-Villa-Lobos, e Castro-Verde, e soy sua segunda mu- va, tom. 1. pag. 588. lher, de quem nao ficou successão. = \* 13 Luiz FALCAO, que passou à India; e tendo servido com honra, e valor, foy Capitao de Ormuz, e Dio, onde o matarao de hum tiro de espingarda dentro em Andrade, Chronic, delsua casa, como refere Francisco de Andrade: não 4. cap. 38.

Tomo XII.

Kkk

casou,

casou, e deixou alguns filhos naturaes, que tiverao descendencia.

\* 11 JOAO FALCAO DE SOUSA, filho terceiro de Joao Falcao, Alcaide mór de Mourao, e de sua mulher D. Branca de Sousa, casou com D. Mecia, silha de Joao Vaz de Almada Falcao, Senhor de Pe-Nobiliario de D. Luiz reira, Védor da Cafa del Rey D. Affonso V., Ricohomem, e de sua mulher D. Violante de Castro; e tiverao = 12 Pedro de Sousa Falcao, que viveo em Estremoz, e casou com D. Catharina Godinho, filha de Joao Gomes Godinho, de quem teve D. Francisca de Sousa, mulher de Francisco de Almada. = \* 12 JOAO VAZ DE ALMADA FAL-CAO, com quem se continúa. = \* 12 D. BRANCA DE Sousa, mulher de Joao Soares de Albergaria, adiante. = 12 D. CATHARINA DE SOUSA, que cafou com Heitor Borges de Sousa, sem successão; e depois casou com João Pereira. = 12 D. Isabel DE Sousa, que casou com Heitor de Carvalhal, de quem nasceo D. Brianda de Sousa, mulher de seu primo Joao de Mello. = 12 D. Guiomar de Sou-SA, mulher de Joao Lopes de Almeida. = \* 12 Joao VAZ DE ALMADA, foy Capitao da Mina, casou com Brites Godinho, filha de Ruy Fernandes, de quem teve estes filhos = \* 13 CHRISTOVAO FAL-CAO, com quem se continua. = \* 13 Damiao de Sousa Falcao, adiante. = 13 Bernabe de Sou-SA FALCAO, foy Commendador do Cano na Ordem de Aviz, casou com Dona Brites de Oliveira, e nao

Lobo.

teve filhos. = \* 13 CHRISTOVAO FALCAO, foy hum Fidalgo ornado de boas partes, cortezao, e entendido, singular Poeta daquelle tempo, como se vêm de algumas Obras fuas, debaixo do nome de Chrisfal: nao casou, e teve illegitimo = 14 Chris-TOVAO FALCAO DE SOUSA, Commendador de Nosla Senhora dos Casaes na Ordem de Christo: servio na India, onde passou no anno de 1589 por Capitao de huma Nao da Armada, de que foy Capitao mór Bernardim Ribeiro Pacheco; e depois de ter servido em diversas Armadas com o mesmo posto, foy Capitao mór de huma Armada, e Governador da Ilha da Madeira, em que entrou no anno de 1600. Casou duas vezes, a primeira com Dona Maria de Castro, filha de seu tio Damiao de Sousa Falcao; e a segunda com Dona Maria de Eça, filha de Ayres Correa, e de D. Anna de Eça, de quem nao teve filhos; e de sua primeira mulher teve os seguintes: = \* 15 Joao de Sousa Coutinho Falcao, com quem se continúa. = 15 Antonio de Sousa Fal-CAO, que passou a servir à India, e lá morreo. = 15 D. JERONYMA DE CASTRO, mulher de Pedro Cefar de Menezes, Commendador de Minhotaes na Ordem de Christo, que foy cativo na batalha de Alcacer, filho de Luiz Cesar, Alcaide mór de Alenquer, Provedor dos Armazens do Reyno; e tiverao entre outro filhos, que morrerao, a Julio Cesar DE MENEZES, que foy Commendador na Ordem de Christo, e casou com D. Maria Clara de Menezes, Tom. XII. Kkkii

filha de Fernando Correa de Sousa, e da celebre D. Bernarda Ferreira de Lacerda, bem conhecida pelas suas Obras Poeticas, que correm com estimação: porém desta uniao nao ficou successão. = \* 15 João DE Sousa Coutinho Falcao, foy Commendador da Commenda dos Cafaes, que teve seu pay. fou duas vezes, a primeira com D. Maria da Sylva, filha de Joao da Sylva Homem de Gouvea, e de sua mulher Dona Luiza Raposo, de quem nasceo = \* 16 D. Joanna Coutinho, que casou com Ruy Pires da Veiga, como logo se dirá. Casou segunda vez com D. Maria de Figueiredo, filha de Gaspar de Figueiredo, e de D. Anna de Araujo; e tiverao estes filhos = \* 16 Luiz Falcao Coutinho, com quem fe continua. = \* 16 Joseph de Sousa Falcao, adiante. = 16 D. Anna DE Castro casou com Antonio Freire de Andrade, Commendador da Ordem de Christo, de quem soy filho BERNARDIM FREIRE DE ANDRADE, que casou com sua prima D. Maria Eufrasia de Castro, de quem logo trataremos. = 16 D. MARGARIDA, Freira em Santa Clara de Lisboa, e D. Juliana de Castro em a Conceição de Beja. = \* 16 Luiz de Sousa Falcao casou com D. Catharina de Sousa, filha de Luiz Falcao, Secretario de Estado, e de sua mulher D. Margarida Salema. e tiverao estes filhos = 17 Antonio de Sousa Fal CAO, que casou com D. Theresa Maria de Mene. zes, filha de D. Antonio Carcome, e de sua mulher Dona Violante Lobo de Menezes; e nao tiverao fi lhos.

Ilhos. = 17 Christovao Falcao, sem successão. = 17 D. Maria Eufrasia de Castro, que veyo a ser herdeira, e casou com seu primo Bernardim Freire de Andrade, Capitao de Mar, e Guerra, de quem acima sizemos menção, e tiverão estes silhos = 18 Gomes Freire de Andrade. = 18 Nuno Freire de Andrade, que nasceo em o anno de 1691. = 18 Fernando Freire de Andrade, nasceo em 1692, = 18 e D. Catharina Maria de Castro.

16 D. Joanna Coutinho casou com Ruy Pires da Veiga, que depois de servir em Pernambuco, foy Contador da Fazenda, que entao fe dizia das Sete Casas, e soy sua segunda mulher; e tiverao os silhos feguintes: = \* 17 BALTHASAR VELOSO DE CARVALHO, adiante. = 17 D. MARIA ANTONIA COUTINHO DE CASTRO, mulher de Antonio Osorio da Gama, Capitao mór de Celorico da Beira, e he seu neto D. Bernardo Antonio Osorio, actualmente Bispo da Guarda. = 17 D. MARIANNA VE-Loso, Freira em Almoster. = \* 17 BALTHASAR VELOSO COUTINHO DE CARVALHO, foy Padroeiro da Capella de Santa Catharina da Igreja da Trindade de Lisboa, e Ouvidor da Alfandega da mesma Cidade. Casou com D. Isabel Perestrelo de Moraes, si-Ina de Bernardo de Moraes, Desembargador da Relação do Porto, e de sua mulher D. Antonia Perestrelo, de quem teve = \* 18 BERNARDO DE SOU-SA COUTINHO, como logo se dirá. = 18 E a D. JOANNA

Joanna, Freira em Almoster. 

\*\* 18 Bernardo de Sousa Coutinho casou com D. Theresa Luiza de Lemos, filha de Antonio Botelho de Lemos, Capitas dos privilegiados da Religias de Malta, (filho de Antonio Botelho de Lemos, Desembargador do Paço) e de sua mulher Dona Isabel Zuzarte, filha de Francisco da Fonseca Zuzarte, de quem teve 

19 Balthasar de Sousa Coutinho, Fidalgo da Casa Real, e que servio na guerra de 1704, e soy Capitas de Cavallos, e despachado para Governador, e Capitas General da Ilha de Cabo-Verde, que recusou; e morreo sem successão no anno de 1740, havendo casado com Dona Sebastiana Luiza Barbosa Brandas.

Joseph de Sousa Falcao Coutinho ca-Sou com D. Isabel Brites de Cisneros, filha de Dom Diogo de Cisneros, e de sua mulher Dona Brites de Freitas; e tiverao o filho, e filha seguintes: = 17 Luiz de Sousa Falcao, Fidalgo da Casa Real, Capitao de Mar, e Guerra das Naos da India, que casou com Dona Joanna de Abreu e Lima, filha de Joao Ferreira Couceiro, e de sua mulher D. Antonia de Abreu do Rego, de quem nasceo = 18 D. ANTONIA CAETANA DE Sousa, mulher de Antonio de Abreu do Rego de Castellobranco, Fidalgo da Casa Real, irmao de Francisco Soares de Macedo, Prelado da Santa Igreja de Lisboa, que havia sido Collegial do Collegio Real de Coimbra, e Lente na mesma Universidade, e Desembargador da Relação

lação do Porto, filhos de Pedro Vaz Soares, Fidalgo da Casa Real, e Commendador na Ordem de Christo; e tiverao, entre outros filhos, = 19 a Pe-DRO VAZ SOARES, LUIZ DE SOUSA FALCAO, e D. Joanna, mulher de Joseph Lourenço Botelho, Cavalleiro da Ordem de Christo, com successão. = 17 D. MARIA MAGDALENA DE CISNEROS, mulher de Francisco de Figueiredo Rebello de Vasconcellos seu primo, de quem nascerao = 18 Joseph de Sousa Falcao, Fidalgo da Casa Real, e tendo sido casado duas vezes, não tem successão. = \* 18 D. Manoel de Cisneros, adiante. = 18 Fr. Luiz DE CISNEROS, Religioso da Ordem de Santo Agostinho, e cinco irmãas mais com estado conjugal, e huma com o de Freira no Convento do Calvario. \* 18 Manoel de Cisneros, casou na Villa de Obidos com D. Antonia Maria Josefa Freire da Sylva, filha de Joseph Pacheco Cabral, e de sua mulher Dona Leonor Maria Freire da Sylva, de quem tem = 19 D. Francisco Giron de Cisneros, D. Joseph de Cisneros, e quatro filhas, todos fem estado.

\* 13 DAMIAO DE SOUSA FALCAO, filho segundo de Joao Vaz de Almada, passou a servir à India, onde morreo: soy Capitao de Salsete, sendo Vice-Rey D. Luiz de Ataide. Casou com D. Jeronyma de Castro Coutinho, filha de Garcia Zuzarte, è de sua mulher D. Maria Coutinho; e teve por filha = 14 a D. Maria De Castro, que soy mulher de seu

seu primo Christovao Falcao, como temos dito. \* 12 D. BRANCA DE Sousa, primeira filha de Joao Falcao de Sousa, casou com Joao Soares de Albergaria, II. Capitao Donatario da Ilha de Santa Maria, por lha deixar seu tio Gonçalo Velho Cabral, Commendador de Almourol, Senhor das Pias, Bezelga, e Cardiga, irmao de sua may D. Theresa Velho, o qual no anno de 1432 descobrio huma Ilha em o dia 15 de Agosto, dedicado ao soberano Mysterio da Assumpção da Virgem Santissima, porque lhe deu o nome de Santa Maria; e depois a 8 de Mayo de 1444 descobrio a Ilha de S. Miguel, de que tambem foy Capitao Donatario; e tiverao entre outros filhos = 13 a João Soares de Sousa, que foy III. Capitao Donatario da Ilha de Santa Maria, que de sua primeira mulher D. Guiomar da Cunha teve = 14 Pedro Soares, IV. Capitao Donatario da Ilha de Santa Maria, que de sua mulher D. Brites de Moraes, teve entre outros filhos = 15 a JOAO SOARES DE SOUSA, que sendo herdeiro, tomou o habito da Religiao de S. Jeronymo, em que viveo em observancia, e exemplo. = 15 E a Braz Soares de Sousa, que foy V. Capitao Donatario da Ilha de Santa Maria, e acompanhou ao Infante D. Luiz na tomada de Tunes, e casou com D. Dorothea de Mello, filha de Joao Nunes Velho, e de Maria da Camera, de quem nasceo entre outros silhos = 16 Pedro Soares de Sousa, VI. Capitao Donatario da Ilha de Santa Maria, Commenda-

dor

Historia Insulana, liv. 4. cap. 2. pag. 99.

dor de S. Pedro do Sul, que casou com D. Victoria da Costa, filha do Desembargador Diogo Mendes da Costa, Commendador da Ribaldeira na Ordem de Christo, e soy seu silho = 17 Braz Soares de Sousa, Commendador de S. Pedro do Sul, e de Santa Maria da mesma Villa: servio em Africa, e na America; achou-se na restauração da Bahia; e sendo Capitas de Infantaria na guerra de Pernambuco, soy

morto em hum combate no anno de 1634.

\* 11 D. Leonor de Sousa, primeira filha de Joao Falcao, Alcaide mór de Mourao, e de fua mulher D. Branca de Sousa, casou com Alvaro de Moura, do Confelho del Rey Dom Affonso V., Senhor do Morgado da Corte Serrao, Alcaide mór dos Secos entre Tejo, Guadiana, e Algarve. Servio ao Infante D. Fernando, filho delRey D. Joao I., foy Senhor da Judiaria de Evora, e teve outras muitas Doações dos Reys: morreo em Evora no anno de 1477, e jaz na Sé daquella Cidade com seu pay, e avós; e de sua mulher teve os filhos seguintes: \* 12 Lopo Alvares de Moura, com quem se continua. = 12 Francisco de Moura, que casando com D. Isabel da Sylva, delles parece se nao conserva descendencia. = 12 Manoel de Moura, foy hum dos Capitaens da Armada, que o Governador da India Diogo Lopes de Siqueira mandou ao mar da Arabia a fazer a Fortaleza. Casou com D. Guiomar de Basto, filha de Ruy de Basto, e teve a D. ISABEL DE MOURA, que ficando viuva sem si-Tom. XII.  $\mathbf{L}$ Ihos

lhos, fez a Capella mór de S. Francisco de Moura, que deixou a seu sobrinho Lopo Alvares de Moura, filho de seu primo com irmao Joao Alvares de Moura. = \* 12 D. Branca de Sousa casou com Francisco de Goes, Alcaide mór de Mertola, de quem logo se fará menção. = \* 12 Lopo Alvares de Moura, foy Senhor do Morgado da Corte Serrao, casou com D. Catharina de Menezes, filha de Nuno Barreto, Alcaide mór de Faro, e de sua mulher D. Leonor de Mello; e tiverao os filhos seguintes: = 13 ALVARO DE MOURA, que se achou na empreza de Baharem, e morreo no anno de 1510 na Armada, que levou à Arabia Duarte de Lemos. = \* 13 Joao Alvares de Moura, com quem fe continua. = 13 Miguel de Moura, que pasfou a servir à India, e foy hum dos Capitaens da Armada, que mandou Lopo Soares, Governador do Estado, para correr a Costa de Ormuz, de que foy Capitao mór Antonio de Saldanha, e depois se achou em muitas occasioens daquelle tempo, em que procedeo com valor; e voltando para o Reyno pouco satisfeito do galardao, que merecia, cafou em Moura com huma D. Maria, de quem nao teve successão. = 13 Nuno Barreto de Menezes, que nao teve estado. = 13 D. Leonor de Moura, que casou com Ruy Lourenço Ravasco, Cavalleiro da Ordem de Christo, famoso Capitao na India, que sugeitou a esta Coroa a Republica de Braya, e os Reys de Mombaça, e Zamzibar, cujo

filho matou, desbaratandolhe toda a sua Armada,

como refere o Epitafio da sua sepultura, que está na Ermida do Morgado de Aboleda, que elle instituĵo no Termo de Moura; e deste matrimonio nasceo = \* 14 D. CATHARINA DE MELLO, que veyo a ser herdeira, e casou com seu primo com irmao Lopo Alvares de Moura, de quem adiante trataremos. = 13 D. BRANCA, que casou com Ruy Pereira, sem geração. = \* 13 João Alvares de Moura, succedeo na Casa por morte de seu irmao, e soy Senhor do Morgado da Corte Serrao, e Alcaide mór dos Secos, officio que depois trocou com El-Rey por certas tenças. Morreo em Moura no anno de 1571, e está enterrado no Convento das Religiosas de S. Domingos na dita Villa, que fundou sua silha, como logo diremos. Casou com D. Aldonça Correa, filha de Diogo Mendes Correa, e de Dona Constança da Fonseca; e teve os filhos seguintes: \* 14 LOPO ALVARES DE MOURA, com quem se continúa. = 14 ALVARO DE MOURA, sem geração. = 14 D. Angela de Moura, que casou com Joao Gramacho, e depois com Henrique de Mello, filho de Ruy de Mello, Mestre-Sala del Rey D. Joao III., conforme os Nobiliarios deste Reyno: Nobiliarios de D. Luiz porém nós mostrámos nao chegar a ter esfeito este Lobo, tom. 1. e D.ofegundo casamento a pag. 249 do Tomo IV. do Agio- do. logio Lusitano. Fundou o Mosteiro de Nossa Senhora da Assumpção da Villa de Moura no anno de 1562 de Religiosas do Patriarca S. Domingos. = 14 D. Tom. XII. Lllii

JERONYMA, D. ANTONIA, e D. BRANCA, que forao as Fundadoras do dito Mosteiro, e erao Religiosas no Paraizo de Evora. = 14 D. FRANCISCA DE Moura, que casou com D. Jeronymo Henriques de Gusmao, cuja successão ignoramos. = 14 Lopo ALVARES DE MOURA, Senhor do Morgado da Corte Serrao, e dos de Ribadellas, e Moreira, por sua mulher: servio em Ceuta em o anno de 1544, e morreo no de 1573. Cafou com fua prima Dona Catharina de Mello, filha de fua tia Dona Leonor de Moura, mulher de Ruy Lourenço Ravasco, como acima dissemos; e tiverao os filhos seguintes: = 15 JOAO ALVARES DE MOURA, com quem se continúa. = 15 Ruy Barreto, Religiofo da Companhia, Missionario no Japao, onde morreo. = 15 D. MAGDALENA, Freira no Mosteiro das Dominicas de Moura. = \* 15 Joao Alvares de Moura, foy Senhor do Morgado da Corte Serrao, e outros. Casou duas vezes, a primeira com D. Helena da Sylveira, filha de João Rodrigues da Costa, e de sua mulher D. Isabel Pereira; e a segunda com D. Francisca de Brito. De sua primeira mulher teve os silhos seguintes: = 16 Lopo Alvares de Moura, com quem se continua. = \* 16 Ruy Barreto de Menezes, adiante. = 16 Jeronymo da Sylvei-RA, que depois de ter servido na India, voltou ao Reyno, e tocado interiormente, se sez Ermitao na Ermida de S. Joao junto a Moura. = 16 Luiz de Moura, filho do segundo matrimonio, estudou em Coimbra,

Coimbra, e seguindo a vida Ecclesiastica, foy Prior de S. Pedro de Torres-Vedras. = \* 16 Lopo ALVA-RES DE MOURA, Senhor do Morgado da Corte Serrao, Commendador de Santa Luzia de Trancoso na Ordem de Christo. Casou com D. Maria de Castro, filha de Dom Rodrigo Manoel, Commendador das Alcaçovas na Ordeni de Christo, Capitao de Chaul, e de sua segunda mulher D. Filippa de Castro; e tiverao estes filhos = 17 Joao Alvares de Moura, que morreo de curta idade. = 17 Ruy DE MOURA MANOEL, que foy Senhor do Morgado da Corte Serrao, e da mais Casa de seus avós, que de sua segunda mulher D. Luiza Maria de Tavora, filha de Antonio Correa Baharem, teve a successão, que deixámos referida a pag. 63 deste Tomo. = 17 MANOEL DE MOURA MANOEL, Doutor em Canones, Collegial do Collegio Real de S. Paulo na collecçat da Academia Universidade de Coimbra, em que entrou a 30 de Real do anno de 1726, Memorias do Collegio Julho de 1658, Conego Doutoral de Lamego, e de- Real de S. Paulo. pois de Braga, Deputado da Inquisição de Evora, donde passou para Inquisidor de Coimbra, de que tomou juramento a 13 de Outubro de 1665, Deputado do Conselho Geral do Santo Officio, em que entrou a 13 de Abril de 1674, do Conselho de Sua Magestade, Deputado da Junta dos Tres Estados, Sumilher da Cortina delRey D. Pedro II., Reytor da Universidade de Coimbra por Provisao de 25 de Agosto de 1685, que governou até que foy Eispo de Miranda, Diocesi que governou até o anno de 1699,

em que faleceo em Viseo, hindo para a sua Quinta da Ermida junto a Aveiro. 

17 Fr. Christovao de Moura, Religioso Carmelita. 

17 D. Helena, D. Catharina, e D. Ignacia de Moura, sem estado. 

\* 17 D. Filippa de Castro, adiante. 

17 D. Angela de Castro, que casou com seu primo Roque de Mello, sem successo ; e sicando viuva casou com Estevao Soares de Mello, XIV. Senhor de Mello, como se disse no d. IV.

\* 17 D. FILIPPA DE CASTRO casou com Luiz Pereira de Siqueira, de quem teve estes filhos = \* 18 Ruy Fernandes de Siqueira, com quem fe continúa. = 18 Lopo Alvares de Moura, Deputado do Santo Officio da Inquisição de Lisboa, e Inquisidor da Inquisição de Goa, seito a 23 de Março de 1677, donde esteve mais de sete annos; e voltando para o Reyno, morreo na viagem. = 18 D. ARCHANGELA DE CASTRO, Freira em S. Bento de Evora, e D. Maria Feliciana de Castro, Freira em Santos de Lisboa. = \* 18 Ruy Fernandes DE SIQUEIRA casou com Dona Francisca Maria de Toledo, filha herdeira de Antonio de Abreu de Sousa, e de sua mulher D. Joanna de Menezes; e tiverao os filhos seguintes: = 19 Luiz Antonio Pe-REIRA DE SIQUEIRA, que foy successor dos Morgados da sua Casa, e casou duas vezes, a primeira com D. Maria de Berredo, filha de Silvestre Falcao da Sylva, Senhor do Reguengo de Tavira; e a segunda vez com D. Maria Josefa de Menezes Cirne, filha herdeira

herdeira de Manoel Cirne de Sousa; e de nenhum destes matrimonios ficou successão. = \* 19 ANTO-NIO PEREIRA DE SIQUEIRA, adiante. = 19 D. Luiza de Toledo, Freira em S. Bento de Evora, e D. FILIPPA MARIA DE CASTRO em Santa Iria de Thomar. = \* 19 Antonio Pereira de Siquei-RA, passou a servir à India, e casou em Baçaim com D. Anna Coutinho, filha de Fernando Pereira Coutinho, e de sua mulher D. Isabel de Mello, de quem teve entre outros filhos, que parece morrerao, = 21 D. Anna Coutinho, natural de Tanâ, que casou com D. Antonio de Castro, de quem soy filha = 20 D. Anna Francisca de Toledo e Castro, que nasceo em Tanà, e casou com D. Luiz Caetano Coutinho de Almeida, que no anno de 1742 governou o Estado da India, como dissemos a pag. 825 do Tomo X.

Moura, Senhor do Morgado da Corte Serraő; e de fua mulher D. Leonor de Sousa. Casou com Francisco de Goes, Alcaide mór de Mertola; e tiveraő unica = 13 D. Isabel de Ataide, que casou com Assonso Telles de Menezes, Alcaide mór de Campo-Mayor, e Ouguella; e tiveraő = 14 a D. Branca da Sylva e Menezes, que soy sua herdeira; e ElRey D. Joaó III. a casou com Dom Francisco Lobo, Commendador do Rio Torto na Ordem de Christo, Senhor das Saboarias de Torres-Vedras, Soure, e Pombal, de que o dito Rey D. Joaó III.,

de

de quem foy muy favorecido, lhe fez merce no anno de 1522: foy do seu Conselho, e Embaixador ao Emperador Carlos V. no anno de 1539, e o acompanhou em diversas jornadas; e já o havia feito ao Infante D. Luiz na de Tunes: e foy pelo seu casamento, Alcaide mór de Campo-Mayor, e Ouguella; e tiverao os filhos feguintes: = \* 15 D. MANOEL Lobo, com quem se continúa. = 15 D. Affonso Loвo, foy Fidalgo entendido, discreto, cortezao, e bom Poeta; passou a servir à India, onde morreo de hum desastre. Nao casou, e teve natural a D. Francisco Lobo, da Ordem dos Prégadores. = \* 15 D. Antonio Lobo, adiante. = \* 15 D. Dio-Go Loвo, de quem tambem adiante se tratará. = 15 D. Isabel de Menezes, que casou com André de Soula, como diremos adiante no Capitulo XI. deste Livro; e ficando viuva, tomou o habito da primeira Regra de Santa Clara no Mosteiro da Madre de Deos, onde acabou santamente pelos annos de 1616, e se chamou Soror Clemencia. = 15 D. MA-RIA DA VISITAÇÃO, Freira na Annunciada de Lisboa, celebre por se fingir santa, com revelações, e com communicação das Chagas de Jesu Christo, e outros embustes: foy penitenciada pelo Santo Officio de Lisboa no anno de 1588, sendo Inquisidor Geral, e Governador do Reyno o Archiduque Cardeal Alberto, e forao as penas leves; porque nao tinha mais culpa, que o fingimento humano: a mayor pena foy ser mudada para o Mosteiro de Abrantes, onde

onde dalli por diante foy virtuosa com verdade, e acabou com edificação. Este caso refere o Padre Fr. Historia de S. Domina Luiz de Sousa, e he muy conservado na tradição. = gos, part. 3. c2p. 11. 15 D. JOANNA DE NORONHA, Freira na Castanheira = \* 15 D. MANOEL LOBO, foy Alcaide mór de Campo-Mayor, e Ouguella, Commendador do Rio Torto na Ordem de Christo: foy Moço Fidalgo do Principe Dom Joao; e depois acompanhou a ElRey Dom Sebastiao seu filho nas duas vezes, que passou à Africa, e morreo na batalha de Alcacer. Casou com Dona Francisca de Noronha, silha de Ruy Carvalho, Guarda-Roupa del Rey D. Joao III., e de sua mulher D. Constança de Noronha; e tiverao estes filhos = 16 D. Francisco Lo-Bo, que morreo com seu pay na batalha de Alcacer. = 16 D. Affonso Telles, que morreo moço. = \* 16 D. Maria de Noronha, herdeira, de quem adiante se tratará. = 16 D. Joanna de Menezes, Freira na Rosa de Lisboa.

\* 16 D. MARIA DE NORONHA, que foy herdeira da Casa de seus pays, e das Alcaidarias móres de Campo-Mayor, e Ouguella, casou com Antonio de Alcaçova Carneiro, Commendador da Idanha na Ordem de Christo; e tiverao os filhos seguintes: \* 17 D. Pedro de Alcaçova, com quem se continúa. = \* 17 D. MANOEL LOBO, de quem adiante se tratará. = 17 D. Joao Lobo de Alcaçova, fem estado. = 17 D. MARIA DE ALCAÇOVA, mulher de Lopo de Brito, Commendador na Ordem Tom. XII. Mmm de

de Christo, de quem tratamos no d. IV. pag. 432; e ficando viuva casou com Luiz de Torres, Commendador da Ordem de Christo, Senhor do Morgado de Landeiras, de quem se desquitou, e casou com Jeronymo Correa Baharem, Senhor do Morgado da Marinha, de quem tratámos no Livro XIII. Parte III. Capitulo II. 2. III. pag. 47. = 17 D. MARIANNA DE Noronha casou com Fernando de Lima Brandao, Commendador de S. Verissimo dos Lagares na Ordem de Christo; e teve os filhos seguintes: = \* 18 Joseph de Lima, com quem se continúa. = 18 Pedro de Lima, que servio na guerra com reputação, foy Capitao de Cavallos, Governador, e Capitao General da Ilha da Madeira; nao cafou. 💳 18 ANTONIO DE LIMA, Religioso da Ordem de S. Francisco. = 18 D. Antonia de Lima, que cafou com Damiao Botelho Chacon, sem geração. = 18 D. FRANCISCA, e D. ANTONIA, Freiras em Odivellas. = 18 D. Josefa de Lima, Freira na Esperança de Lisboa. = \* 18 Joseph de Lima Bran-DAO, que succedeo na Casa de seus pays, e soy Commendador da mesma Commenda; nao casou, e teve de D. Theresa Gerarda de Sá = 19 a FERNANDO DE LIMA BRANDAO, que succedeo no seu Morgado, e casou com D. Francisca Joanna de Portugal, como se disse a pag. 834 do Tomo X. = \* 17 D. Pedro de Alcaçova, foy Commendador da Idanha, Alcaide mór de Campo-Mayor, e Ouguella. Casou com D. Maria de Noronha, filha de D. Gil Eannes

Eannes da Costa, do Conselho de Estado, Presidente da Camera, e de sua mulher D. Margarida de Noronha; e teve unico = 18 D. Antonio de Alcaçova, que foy Senhor do Morgado das Alcaçovas, Alcaide mor de Campo-Mayor, e Ouguella, o qual casando duas vezes, a primeira com Dona Maria da Costa sua prima, filha herdeira de Dom Rodrigo da Costa, Commendador das Commendas de Marmelleiro, dos Fornos de Poya, Oitavos do Linho da Villa de Thomar, e de S. Braz na mesma Villa, da Ordem de Christo, que servio na India com reputação; foy Capitao mór do Norte, e morreo em hum combate com os Hollandezes; e de sua mulher D. Asia Portugueza, tom. Joanna de Noronha, de quem não teve successão; e 3. pag. 486. n. 14. a segunda vez casou com D. Helena de Portugal, silha de D. Joao de Almeida, sem successão, como se disse a pag. 807 do Tomo X.

\* 17 D. Manoel Lobo, foy Commendador na Ordem de Christo, Alcaide mór de Campo-Mayor, e Ouguella. Casou com D. Catharina de Menezes, filha de Jeronymo de Brito, Alcaide mór de Aldea-Gavinha, e de sua mulher D. Theresa de Sande, de quem nasceo = 18 D. Maria de Menezes, que casou com Joao da Costa Fogaça, de quem nasceo = 19 Gonçalo da Costa de Menezes, que fuccedeo nos Morgados de Alcaçovas, que tendo servido na guerra da Acclamação, foy na paz Mestre de Campo de hum Terço da Guarnição da Corte, Governador, e Capitao General do Reyno de Tom. XII. Mmm ii An-

Angola, donde tendo acabado o seu tempo, e voltando para o Reyno, morreo na viagem no anno de 1695; tendo casado com D. Antonia Theodora Manoel de Vilhena, silha de Ruy de Moura Manoel, e de sua mulher D. Luiza de Tavora; e tiverao = 20 Joao Antonio de Alcaçova, Commendador na Ordem de Christo, como se disse a pag. 362 do Tomo V. = 20 E a Ruy de Moura Manoel,

Prelado da Santa Igreja de Lisboa.

\* 15 D. Antonio Lobo, filho de D. Francisco Lobo, Alcaide mór de Campo-Mayor, e Ouguella, e de sua mulher Dona Branca da Sylva e Menezes: achou-se no grande sitio de Mazagao, e morreo no anno de 1575; e jaz no Mosteiro de S. Domingos de Elvas. Casou com D. Joanna de Mesquita, de quem teve = \* 16 D. Pedro Lobo, com quem se continua. = 16 D. Manoel Lobo, que foy Religioso da Ordem dos Prégadores. = \* 16 D. Pedro Lobo, que foy herdeiro de seu pay, casou duas vezes, a primeira com D. Brites Cerveira, filha de Manoel Cerveira; e a fegunda vez com D. Genebra de Tavora, filha de Jeronymo de Brito, Alcaide mór de Aldea-Gavinha, de quem nao teve filhos; e de sua primeira mulher teve os filhos seguintes: = \* 17 D. Antonio Lobo, com quem se continúa. = 17 D. Manoel Lobo, que morreo moço. = 17 D. Ange-LA DE NORONHA, segunda mulher de Gaspar Goncalves Ribafria, Commendador na Ordem de Christo. = 17 D. JOANNA DE NORONHA, que casou com D.

D. Joao de Noronha, Commendador da Ordem de Christo, e foy sua terceira mulher sem successão. 17 D. FRANCISCA LOBO, Freira em Santos de Lifboa. = \* 17 D. Antonio Lobo casou com D. Simoa de Zuniga, filha de Henrique Correa Moreno, e de sua mulher D. Antonia de Zuniga; e tiverao estes filhos = 18 D. Joao Lobo, que succedeo na Cafa, e Morgados della; fervio na guerra da Acclamação. Casou com D. Ignez Maria de Mello, que por sua morte casou com D. Pedro Alvares da Cunha, Trinchante da Casa Real, como dissemos a pag. 837 do Tomo XI.; e era filha de Christovao da Costa Freire, Senhor de Pancas, e de sua mulher D. Francisca Theresa de Sottomayor, de quem nasceo D. MARIA LOBO, que morreo de tenra idade. = 18 D. Francisco Lobo, Freire Conventual do Mosteiro de Palmella da Ordem de Santiago, foy Prior do Santo Milagre da Villa de Santarem, Prelado de Thomar, e ultimamente Prior mór de Palmella. = 18 D. Luiz Lobo, Freire na dita Ordem. = 18 D. Pedro Lobo, que passando a servir à India, morreo na viagem. = 18 D. HENRIQUE Lobo, que tambem servio na India, e foy morto em hum combate com os Arabios.

\* 15 D. Diogo Lobo, filho quarto de D. Francisco Lobo, Alcaide mór de Campo-Mayor, servio na India com reputação, e conhecido merecimento. Havia passado àquelle Estado no anno de 1571, e voltando ao Reyno no de 1581, soy despachado com

a Capitanía de Malaca, que servio com satisfação; voltou para o Reyno no anno de 1599. Cafou duas vezes, a primeira com Dona Ignez Bugalho, filha de Joao Bugalho; e a segunda com D. Luiza Pereira, viuva de D. Pedro de Sousa, de quem nao teve silhos; e de sua primeira mulher teve os seguintes: Nobiliario, deDiogo 16 D. FRANCISCO LOBO. = 16 D. LUIZ LOBO, passou à India, e lá servio, e soy Capitao mór de diversas Armadas, casou em Chaul com D. Luiza, silha de Luiz Alvares Camello, Védor da Fazenda do Norte. = 16 D. Manoel Lobo, que servio nas Armadas, e morreo na que se perdeo na Costa de França no anno de 1628, sem ter estado. = 16 D. Maria de Menezes, que veyo a ser a herdeira, casou com Henrique Pereira de Berredo, como se póde ver a pag. 895 do Tomo X., donde referimos a fua descendencia.

Gomes de Figuerredo.

#### CAPITULO VI.

De Diogo Lopes de Sousa, Mordomo mór dos Reys D. Duarte, e Affonso V.

S Uccedeo na Casa de Dom Lopo Dias de Sousa seu filho Diogo Lopes de Sousa, legitimado por Carta passada em Coimbra a 3 de Janeiro do anno de 1398, juntamente com seus irmãos Lopo Dias, e D. Maria. Quando ElRey D. Joao I.

no anno de 1418, depois 'de hum apertado sitio, rendeo a Cidade de Tuy no Reyno de Galliza, entre os Senhores, que o acompanharao, e se acharao nesta facçao, foy hum Diogo Lopes de Sousa, e nella lhe fez ElRey merce de todos os bens, assim moveis, como de raiz, que forao de Egas Coelho, que fe havia passado para Castella, em que entrarao as Villas, e Lugares de Miranda, Podentes, Germello, Folgosinho, Vouga, &c. Foy feita a Carta no arrayal sobre Tuy a 27 de Julho da Era de 1436, que he o anno de 1398. Depois ElRey D. Duarte lhe passou Carta de confirmação, feita em Santarem a 21 de Janeiro de 1434. Foy Mordomo mór do mesmo Rey, e do seu Conselho, lugares que já fervia em vida do Mestre seu pay, como se vê de huma Carta, que acaba: ElRey o mandou por Diogo Lo-Livro, Chancellar. del-Rey D. Duarte, pag. pes de Sousa, seu Mordomo mor, e do seu Conselho, 107. nao sendo hi os Veadores da Fazenda, v.c. Foy feita a 17 de Fevereiro de 1435. Depois quando os Infantes D. Henrique, e D. Fernando passarao à mal fuccedida empreza de Tangere no anno de 1437, os acompanhou Diogo Lopes de Sousa. No anno seguinte succedeo na Coroa, por morte delRey seu pay, ElRey D. Affonso V., e soy do seu Conselho, e seu Mordomo mór, e hum dos escolhidos para o Conselho da Regencia da Rainha com o Infante D. Pedro, que durou pouco. O mesmo Rey lhe sez merce, de que servisse de Alcaide, e Fronteiro mór de Elvas na ausencia do Infante D. Fernando; e por sua

morte

Soufa, de Loufada, S. 5. em que trata de Diogo Lopes de Sousa. D. Luiz Lobo, tom. I. do seu Nobiliario, em Goes, D. Antonio de Lima, &c.

a 18 de Setembro do anno de 1443. Foy Diogo Lopes de Sousa valeroso, e inclinado à Cavallaria, de Illustração da Casa de que compoz hum volume, conforme refere Gaspar Alvares de Loufada, e XVIII. Senhor da Cafa de Sousa. Morreo pelos annos de 1451, jaz no Convento da Batalha na Capella de S. Miguel, que ElRey que trata da Casa Real, D. Joao I. lhe havia dado para enterro da sua Casa; e he bem de advertir, que nao deu enterro naquella Igreja mais que aos Infantes; tao relevantes erao os merecimentos de Diogo Lopes de Sousa, que os attendeo ElRey com tao honrada merce. com Dona Catharina de Ataide, e nem Lousada, nem algum dos Nobiliarios deste Reyno, souberao de quem fosse filha; mas que era muy fermosa, e que arrastado do amor, que lhe havia rendido, fora forçado a recebella. Porém Manoel de Sousa Moreira diz ser filha de Gonçalo Viegas de Ataide; o que he certo, que desta uniao nascerao os filhos, dos quaes logo faremos menção. Casou segunda vez com D. Isabel de Castro, viuva de Alvaro Gonçalves Coutinho, o celebre, a quem chamarao Magriço, sem successão, a qual era filha de D. Pedro de Castro, Senhor do Cadaval, e Peral, e de D. Leonor Telles de Menezes sua mulher, porém nao teve tambem successão; e de sua primeira mulher teve eftes filhos

morte lhe deu a propriedade, estando em Tentugal

Moreira, Theatro Genealogico de la Cafa de Soula, pag. 518.

> ALVARO DE Sousa, que occupará o Capitulo VII.

FER-

II FERNANDO DE SOUSA, foy Alcaide mór de Leiria por merce delRey Dom Affonso V., por Carta passada em Coimbra a 20 de Setembro de 1445. Casou com Dona Isabel de Albuquerque, Dama da Rainha D. Isabel, mulher do dito Rey, que lhe deu em dote tres mil coroas de ouro, por Carta passada em Evora a 18 de Abril de 1450. Era filha de Joao Gonçalves de Gomide, II. Senhor de Villa-Verde, Escrivao da Puridade, e de sua mulher D. Leonor de Menezes, filha de D. Alvaro Gonçalves de Ataide, I. Conde de Atouguia, de quem nasceo unica = 12 D. CATHARINA DE SOUSA E ALBUQUERQUE, que foy sua herdeira, e da Alcaidaria mór de Leiria, e casou com Duarte Galvao, Secretario del Rey D. Joao II., de quem fizemos menção no Capitulo V. d. III. deste Livro a pag. 422, e soy sua primeira mulher, de quem teve = 13 D. ISABEL GALVAO, que casou com Jorge Garcez, Secretario delRey D. Manoel, de quem nasceo = 14 D. Isabel DE Albu-QUERQUE, que casou com o Grande Duarte Pacheco, Varao celebre na Historia da India, e de eterna, e gloriofa memoria pelas vitorias confeguidas no Oriente, e nao menos pela inconstancia da fortuna; porque sendo distinguido com especiaes honras por El-Rey D. Manoel, veyo depois a fer prezo, e acabar pobre, e desfavorecido; e tiverao entre outros filhos = 15 a Joao Fernandes Pacheco, Commendador do Banho na Ordem de Christo, que faleceo a 31 de Outubro de 1590, havendo casado com D. Maria Tomo XII. Nnn da

da Sylva, filha de D. Vasco de Eça, como se disse a pag. 676 do Tomo XI. = 15 D. Maria de Albuquer que casou com D. Joao da Sylva, III. Alcaide mór, e Commendador de Soure, a quem chamarao o Galindo, de quem tendo filhos, se nao conferva successão, como refere Salazar de Castro na Casa de Sylva, liv.12. sua estimadissima Historia da Casa de Sylva.

Cafa de Sylva, liv. 12. cap. 15. pag. 783 do tomo 2.

D. MARIA DE SOUSA casou com D. Tello de Menezes, Senhor de Oliveira do Bairro, Mordomo mór da Rainha D. Isabel, mulher delRey D. Affonso V., e era filho segundo de D. Fernando de Menezes, III. Senhor de Cantanhede, Mordomo mór da dita Rainha: trouxe demanda sobre a Casa com feu sobrinho D. Pedro de Menezes, depois I. Conde de Cantanhede, allegando que seu irmao, pay do Conde, morrera em vida de seu pay, e que não chegara a possuir a Casa, pelo que ElRey lhe deu o Senhorio de Oliveira; e desta uniao nasceo = 12 D. JOAO TELLO DE MENEZES, que foy Senhor de Oliveira, e casou com D. Francisca Fogaça, filha de Joao Fogaça, Senhor da ametade da Villa de Aveiras, que lhe deu ElRey D. Affonso V. no anno de 1580, Commendador de Cabrella na Ordem de Santiago, Almoxarife da Alfandega de Lisboa, e de sua fegunda mulher D. Ignez de Bobadilha; e tiverao o filho, e filha seguintes: = 13 D. Tello de Me-NEZES, que foy seu herdeiro, e Senhor de Oliveira, que cafando com D. Cecilia de Sousa, filha de Gomes Freire, Senhor da Commenda hereditaria de Sou-

sa, e de sua mulher Dona Cecilia da Sylva, filha de Joao de Sousa, a quem chamarao o Romanisco, que foy Commendador da dita Commenda, que fez hereditaria nos seus descendentes por faculdade Apostolica, porém daquelle matrimonio nao houve fucceffaő. = 13 D. FILIPPA DE MENEZES, que foy primeira mulher de Fernao Gomes da Mina, Commendador de Santo Eusebio na Ordem de Christo; e tiverao = 14 D. Francisca de Menezes, que cafou com Martim Queimado Lobo, de quem teve = 15 ANTONIO QUEIMADO TELLES DE MENEZES, que casou com D. Violante de Vasconcellos, filha de Luiz Rodrigues Camello, Escrivao da Camera del Rey D. Sebastiao, e depois da sua Fazenda; e tiverao entre outro filhos = 16 Martim Queima-Do DE MENEZES, que passou a servir à India, e lá morreo. = 16 D. Francisca de Menezes, que casou com seu primo Luiz Camello Pereira, Escrivao da Camera do dito Rey; e tiverao filhos, cuja fuccessão não chegou à nossa noticia.

11 D. ISABEL DE SOUSA, que foy primeira mu- Nobiliarios de D. Anlher de Vasco Martins de Resende, Senhor de San- tonio de Lima, Dom ta Cruz de Tamega, e Resende, Regedor das Just Luiz Lobo, e Diogo Gomes de Figueiredo. tiças de Entre Douro, e Minho, e nao tiverao successão. Este casamento affiançamos com a authoridade de grandes Genealogicos.

#### CAPITULO VII.

De Alvaro de Sousa, XIX. Senhor da Casa de Sousa.

A Memoria de Alvaro Dias de Sousa sez, que seu neto Diogo Lopes de Sousa désse a seu filho o mesmo nome, como successor da sua grande Casa, em que por sua morte entrou Alvaro de Sousa. O muito que o Mestre havia tirado da Casa para dotar suas filhas, recompensarão os Reys com diversas merces de juro, e herdade, sendo a primeira, que lhe fez ElRey D. Joao I. do Lugar de Vellas, e hoje se chama Avelaas de Cima. Foy Senhor de Miranda, Podentes, &c., Mordomo mór, e do Conselho delRey D. Assonso V.; e já no anno de 1551 exercitava aquelle officio, como se vê de huma Carta do mesmo Rey, passada em Almeirim a 13 de Mayo do referido anno, na qual lhe dava licença geral para haver sesmaria nas terras de dentro das Villas, e Julgados de Alvaro de Sousa, Mordomo mór. Neste mesmo anno em Outubro acompanhou a Infanta D. Leonor, Emperatriz de Alemanha, como diffemos no Livro III. Capitulo IX. pag. 558 do Tomo III. No anno de 1474 o achámos com moradia de Confelheiro de oito mil e quinhentos reis por mez, sendo nomeado em segundo lugar depois

Tomo II. das Provas,

depois do Conde de Marialva, com oito mil e duzentos e setenta e dous reis. Morreo no anno de 1471. Casou duas vezes, a primeira com D. Maria de Castro, silha de D. Fernando de Castro, Senhor de Ançam, &c., Governador da Casa do Infante D. Henrique, e de sua mulher D. Isabel de Ataide; e tiverao os silhos seguintes:

12 Diogo Lopes de Sousa, como se verá no

Capitulo VIII.

12 Lopo de Sousa, de quem adiante se fará mençao no Capitulo XXIII.

12 Francisco de Sousa, de quem os Nobi-

liarios nao dao outra noticia.

Casou segunda vez com D. Guiomar de Menezes, a qual sicando viuva lhe deu ElRey D. Assonso V., depois das Cortes de Evora, duas mil e vinte coroas; e depois na dita Cidade lhe deu vinte mil reis de tença, em satisfação do concerto, que sizera com seu enteado Diogo Lopes de Sousa. Era silha de Ruy Gomes da Sylva, Alcaide mór de Campo-Mayor,

e Ou-

e Ouguella, de quem nao teve filhos. Gaspar Alvares de Lousada refere huma Carta do dito Rey do anno de 1472, que está na Chancellaria do dito anno a pag. 378, que consta, que fora antes casado com Isabel da Sylva por algum tempo, de quem tivera hum filho, que bautizara, e creara por seu; e depois se apartara della, e casara com Dona Guiomar de Menezes, que era prima segunda da dita Isabel da Sylva; o qual parentesco parece ser por huma das filhas de Martim Gomes da Sylva, Alcaide mór de Guimaraens, visavô de D. Guiomar; e por este motivo a dita Isabel da Sylva poz demanda, e houve sentença de nullidade do matrimonio com Dona Guiomar, e pouco depois morreo; e ficou perdendo Alvaro de Sousa, e sua mulher D. Guiomar os bens do dote, e arrhas para a Coroa, conforme a Ley do Reyno: porém delles fez merce ElRey a seu filho Diogo Lopes de Sousa, estando em Evora no primeiro de Dezembro de 1472. Teve illegitimos em D. Maria da Sylva, mulher de nobreza conhecida, de alcunha a Gallega, = \* 12 NICOLAO DE SOUSA, = \* 12 e Tristao de Sousa, dos quaes faremos mençaő.

\* 12 NICOLAO DE SOUSA, foy Moço Fidalgo delRey D. Affonso V., e com este foro vay na folha do anno de 1476; e no Reynado delRey D. Joao II. no anno de 1484 estava já accrescentado a Fidalgo Escudeiro com a moradia de tres mil reis. Servio em Ceuta, sendo Capitao Dom Nuno Alvares Pereira.

Provas, tom. 2. pag. 45,0179

Os Nobiliarios dizem, que o matarao os Mouros, fendo Capitao da Villa do Cabo de Gué: porém D. Luiz Lobo affiançado em huma memoria da letra do infigne Joao de Barros, diz ser Capitao do Castello Real do Mogador, poucas legoas distante de Çafim, que ElRey D. Manoel mandara fazer no anno de 1505 por Diogo de Azambuja, donde fora tomar Cafim; e que sendo Nicolao de Sousa Capitao do Castello Real do Mogador, e fazendo huma surtida aos Mouros, havendo feito a preza com muito trabalho, fe recolheo ao Castello; o qual depois os Mouros sitiaras com tanto poder, que nas sendo foccorrido pelo Governador de Çafim, a quem recorrera, fora tomado pelos Mouros, depois de se terem defendido valerosamente; e entrando os Mouros, passarao ao Capitao, e todos os que com elle estavao, à espada, com tanta vingança, que nem perdoarao aos edificios, que demolirao em Setembro do anno de 1510. Casou com D. Margarida Pacheco, filha do Doutor Alvaro Pires, Corregedor da Corte, e Chanceller da Casa do Civel, e de sua mulher D. Isabel Pacheco; e tiverao estes filhos: = 13 ALVA-RO DE Sousa, que passou a servir à India, onde conseguio estimação de valeroso entre os do seu tempo: mataraő-no os Mouros em Malaca no anno de 1518 em companhia de seu cunhado Affonso Lopes da Costa, hindo a fazer huma Fortaleza no rio de Muar. = \* 13 Diogo Lopes de Sousa, com quem se continúa. 🖂 13 Sebastiao de Sousa, que tamben

Chronica del Rey Dom Manoel, part. 4. cap. 32. pag. 287 vers.

bem foy morto juntamente com seu pay. = 13 D. GUIOMAR DE ATAIDE casou com Affonso Lopes da Costa, que servio na India com grande distincção, achando-se em muitas occasioens, em que conseguio honra, como forao na tomada de Cranganor, Penane, na de Brave, Ormuz, Callaiate, e Mascate; e voltando ao Reyno, ElRey D. Manoel o despachou com a Capitanía de Malaca, onde sendo sitiado por ElRey de Bintao, se defendeo valerosamente; e depois achando-se muy doente, entregou o governo; e embarcando na Nao de Garcia de Sá, voltou para a India, e morreo em Cochim; e tiverao os dous filhos feguintes: = Pedro Lopes da Costa, que foy Capitao de Dio, e Francisco Lopes da Costa, que tambem servio na India, e delles nao ha outra noticia. = 13 D. Maria de Ataide casou com Fernaő Alvares de Alvim, Alcaide mór de Alfayates. = \* 13 D. Isabel de Sousa, que casou com Vasco de Carvalho, Anadel mór dos Espingardeiros, como affirma Affonso de Torres, como adiante se tratará. = \* 13 Diogo Lopes de Sousa, chamarao-lhe o Traquinas; no anno de 1539 se acha no livro da Matricula dos Confessados com o foro de Fidalgo Cavalleiro, com a moradia de tres mil e setecentos, que era hum tostao menos, que os demais Sousas, em razao da illegitimidade de seu pay. Servio na India com o Vice-Rey D. Garcia de Noronha: foy Capitao de Dio, em que succedeo ao famoso D. Antonio da Sylveira, que defendeo o primeiro

meiro sitio daquella Praça; e voltando para o Rey- Faria; Asia Portugue. no, tornou à India por Capitao mor de huma Arma- 34, tom. 3. pag. 541. da de oito Naos no anno de 1551. Foy Commendador de Soure na Ordem de Christo. Casou com D. Isabel de Mendoça, filha de seu primo Ayres de Soufa, Commendador da Alcaçova de Santarem na Ordem de Aviz, e de sua mulher D. Violante de Mendoça; e tiverao = 14 ALVARO DE Sousa, que foy morto em hum combate com os Mouros em Tangere. = 14 NICOLAO DE SousA, que acompanhou a ElRey D. Sebastiao à Africa, e foy cativo na batalha de Alcacer, e morreo voltando para o Reyno em Cadiz: foy enterrado na Capella mór do Mosteiro de S. Francisco daquella Cidade. = 14 D. V10-LANTE DE MENDOÇA, que casou com Bernardim de Carvalho, Capitao de Tangere, como se disse a pag. 749 do Tomo XI. = 14 D. MARIA DE CASTRO, Freira em Santos de Lisboa. = 14 D. GUIOMAR, e D. CATHARINA, em Santa Clara de Santarem.

\* 13 D. Isabel de Sousa, filha de Nicolao de Sousa, e de sua mulher D. Margarida Pacheco, cafou com Vasco de Carvalho, Anadel mór dos Espingardeiros; e tiverao estes filhos 

14 Antonio de Carvalho, que foy Commendador de Mazarefe na Ordem de Christo, e casou com Dona Brites Brandao, sem successão. 

\* 14 Nicolao de Sousa, com quem se continúa. 

14 Francisco de Carvalho, que morreo em Dio. 

14 D. Francisca de Sousa, que casou com Rodrigo de Mitom. XII.

Franco, Synopsis Annal. Societ. Jeju, pag. 285.

randa, Copeiro mór do Infante Cardeal D. Henrique, e foy sua primeira mulher, sem successão. = 14 NICOLAO DE SOUSA, foy Commendador de Santa Maria de Monção na Ordem de Christo, e de sua segunda mulher D. Brites Leitoa, filha de Joao Fernandes Drago, e de sua mulher Ignez Leitoa; e teve os filhos seguintes: = " 15 Pedro de Sousa, com quem se continúa. = 15 Antonio de Sousa, Religioso da Companhia, que foy Provincial, e morreo no anno de 1645. = 15 ALVARO DE CAR-VALHO, que passou a servir à India, e lá morreo. \* 15 Andre de Carvalho, adiante. = 15 Vas-CO DE CARVALHO, foy Governador de S. Thomé, depois de ter servido na India. = \* 15 Pedro de Sousa de Carvalho, foy Commendador de Santa Maria de Monção na Ordem de Christo, que teve seu pay. Casou duas vezes, e de sua segunda mulher Dona Anna da Costa, filha de Sebastiao Homem da Costa, teve = 16 NICOLAO DE SOU-SA DE CARVALHO, Religioso da Companhia. = 16 D. ISABEL, Freira em Santa Clara de Lisboa, e D. MARIANNA nas Carmelitas de Santo Alberto na mesma Cidade; e filhos, dos quaes nao sabemos estado. = \* 15 Andre' de Carvalho casou com D. Isabel Henriques, a qual ficando viuva casou com Bernardim de Carvalho: era filha de Fernando de Miranda Henriques, e de sua mulher D. Maria de Menezes; de quem teve = 16 D. Maria Henri-QUES, que casou com Luiz Garcez Palha, de quem nasceo

nasceo entre outros filhos = \* 17 Lourenço Gar-CEZ PALHA, com quem se continúa, = \* 17 e D. Isabel Henriques, de quem adiante se tratará. = \* 17 Lourenço Garcez Palha cafou duas vezes, a primeira com D. Violante Maria de Vilhena, filha de Agostinho de Lafetá, de quem nasceo D. MARIA VIOLANTE, Freira em Santa Clara de Lisboa. Cafou segunda vez com D. Maria Coutinho de Menezes, filha de Fernando Rodrigues de Azambuja, e de sua mulher Dona Maria de Vasconcellos; e tiverao = 18 Joseph Luiz Garcez Palha, que succedeo nos Morgados da Cafa, e cafou com D. Theresa de Noronha, filha de Manoel de Saldanha de Tavora, e de sua mulher D. Maria Theresa de Albuquerque; e nao tiverao filhos. = 18 D. MARIA HENRIQUES, que casou com Luiz de Brito Pereira; e nao tiverao filhos. = 18 D. MARIANNA DE VASconcellos foy primeira mulher de Dom Manoel Rolim de Moura, como escrevemos a pag. 746 do Tomo XI. = 18 D. Francisca Henriques, que no anno de 1701 casou com Lourenço Ayres de Mello, Senhor do Prazo da Anadia, e foy sua segunda mulher, a qual morreo de parto, de que teve hum filho, que acabou de curta idade. = 18 D. Jo-ANNA MICHAELLA DE MENEZES, que casou com Bernardo de Lafetá, sem successão; e por sua morte casou com Dom Luiz Garcez Palha da Sylva Tello.

<sup>\* 17</sup> D. Isabel Henriques casou com Joao Tom. XII. Ooo ii Lo-

Lobo Brandao, e tiverao, entre outros filhos, = \* 18 Luiz Garcez Palha, com quem se continúa. = 18 D. Lourença Antonia de Menezes, que casou com Henrique Jaques de Magalhaens, como se disse. = \* 18 Luiz Garcez Palha casou com D. Ignez Maria Luiza Teixeira, filha de Simao da Costa Pessoa, Mestre de Campo, e Governador de Chaves, e de sua mulher D. Brites Teixeira, de quem teve = 19 D. Maria Francisca de Menezes, que casou com Sancho Garcez da Sylva, Senhor do Morgado de Monchique, sem successão; e sicando viuva casou com Nicolao de Mello da Sylva, como dissemos a pag. 667 do Tomo XI.

\* 12 Tristad de Sousa, que foy segundo silho illegitimo do Mordomo mór Alvaro de Sousa. No anno de 1528 lhe sez ElRey D. Joad III. merce de certa tença. Casou com D. Isabel Feyo, silha de Pedro Feyo, Estribeiro mór delRey D. Assonso V., Alcaide mór de Botad, e de sua mulher D. Ignez de Mello da Cunha; e tiverad estes silhos = 13 Simad de Sousa de Ataide, Moço Fidalgo no anno de 1528, e soy accrescentado a Fidalgo Cavalleiro, no de 1539: passou à India, e lá morreo. = 13 D. Antonia de Ataide, que soy segunda mulher de Ruy Dias de Azevedo. = 13 D. Maria de Sousa, que nad casou, conforme diz D. Luiz Lobo, Senhor de Sarzedas, no seu Nobiliario da Casa Real.

#### CAPITULO VIII.

De Diogo Lopes de Sousa, XX. Senhor da Casa de Sousa, Mordomo mór del Rey D. Affonso V.

S Uccedeo como primogenito Diogo Lopes de Soula a Alvaro de Soula feu pay, nao só na sua Casa, mas no grande officio de Mordomo mór da Casa Real, por Carta passada em Cintra a 18 de Novêmbro de 1471, em que diz: Donz Affonso &c. Fazemos saber, que esguardando nos a linhajem, de que descende Diogo Lopes de Sousa Fidalgo da nossa Caza, e assi nos muitos, e grandes serviços, que nos elle tem feito, o fazemos nosso Mordomo mor, assi como era Alvaro de Sousa seu pay, que se ora finou, vc. Desta Carta se tira, que havia pouco, que seu pay falecera, e que Alvaro de Sousa estava em idade varonil para servir o officio, que ElRey lhe dá, em attenção à Casa, e Familia, de que descendia. Já no anno de 1469 estava accrescentado a Cavalleiro com tres mil e oitocentos, moradia ordinaria dos Senhores desta Casa, como se póde ver do livro das Moradias delRey D. Affonso V., que anda no II. Tomo das Provas, donde a pag. 28 faz menção de Diogo Lopes de Soufa, que já havia sido Moço Fidalgo, como se vê a pag. 41 do dito Tomo;

Tomo; e deste soy accrescentado a Fidalgo Cavalleiro, como dissemos. Gaspar Alvares de Lousada se lamenta, de que este livro das Moradias sora surtado do Cartorio da Matricula; e os curiosos nos podem dever o zelo, com que o sizemos publico, depois de perdido. Delle se vê a antiguidade do soro de Moço Fidalgo, que alguns entenderao ser da delRey D. Sebastiao. O mesmo Lousada mostra ser muy antigo, pois no Cartorio do Mosteiro de Pedroso, da Ordem de S. Bento, achou hum Original escrito em letra Gothica, em que manda ElRey D. Assonso I. ao Mordomo mór da sua Casa, que dê a Mendo Heris, Fidalgo do seu serviço, o mantimento quotidiano de ração, e vestiaria, que sosse vencendo, o qual lançaremos na mesma sórma, e he o seguinte:

Ego Alfonsus Rex Portugalliæ, Comitis Henrici, & Reginæ Tharasiæ silius, magni quoque Regis Alfonsi Nepos; Mando tibi Joanni Fernandi, Mayordomo Curiæ, quod des Menendo Heris meo puero sideli unam petiam de pano, in vestitum, & panem quotidianum ad vescendum, carnem etiam, & piscem, & cevatam ad equum, sicut habent pueri, de mea domo, & hoc facio pro grandi amore, quem erga illum habeo, & propter hoc jam illi dedi tria Casalia Regalemga, in Couto de Oselo a de Ripa de Vauga, ut faciat de eis, quod voluerit, & pro anima sua, quando id cautum dedi Gunsalvo Heris, fratri suo, ambo servierunt mihi bene cum Nunio Munionis eorum cognato intra, & ultra Tagum contra Mauros.

Facta Carta apud Colimbriam Idib. Januarij, Era millesima ducentesima decima octava, que vem a ser o anno de Christo 1180. O Latim he bem a portuguezado, como muitos femelhantes daquelles tempos. Nesta Carta se vê, que o Mordomo mór era Joao Fernandes de Sousa, que soy Mordomo mór naquelle tempo, como se vê de muitas Escrituras, e que Mendo Heris era cunhado de Mem Moniz, de nobilissima geração, de quem faz menção o Conde D. Pedro, os quaes venciao entao já moradias, por Conde D. Pedro, titumantimento quotidiano, e vestido, o que se confirma com a lista dos Fidalgos, que depois nomeou El-Rey D. Affonso III. para o serviço da Casa, que deu ao Infante D. Diniz seu filho, que foy a primeira, que se deu no nosso Reyno a Infante primogenito, e herdeiro, como refere Lousada. Nesta lista se declara o que cada hum ha de vencer de ração, como se vê de hum pergaminho antigo, que se guarda no Archivo Real, no qual se vêm muitos mandados dos Torre do Tombo, ga-Reys Dom Manoel, D. Joao III., e D. Sebastiao, para os Moços Fidalgos, e Escudeiros, haverem seu pagamento do Thefoureiro mór, quando erao accrefcentados, de que temos muitos exemplos nos extractos da Torre do Tombo, que conservamos, e temos muitas vezes allegado; e affim parece, que puer fidelis, era o mesmo, que Moço Fidalgo; e se confirma com outra Carta da Era de 1226, que he anno de 1188, do Archivo de S. João de Alpendorada, da Ordem de S. Bento, donde a tirou o Padre Fr. Bernardo

nardo de Braga, que foy muy applicado, e exacto antiquario, e indagador dos seus Archivos, na qual se faz menção de huma Dóna viuva, chamada D. Valasquida, com seus netos Payo, e Munio, aos quaes ella nomea com estas palavras: Pueri de domo, & servitio Domini Regis Sanctij, de que tiramos, que a Casa Real Portugueza antiga se servia de mocos de nobre nascimento, filhos de Fidalgos, creados desde pequenos em bons costumes, de que os Reys se serviao, como se vê da Carta, que produzimos nestas palavras: Alij pueri de mea domo, que erao naquelle tempo os Moços Fidalgos; e depois ElRey D. Affonso V., que foy o primeiro, que reduzio a Nobreza a classes, nos fóros de Moços Fidalgos com accrescentamentos, como já em outras partes tocámos; e se vê melhor do livro dos moradores da fua Cafa, que anda no Tomo II. das Provas a pag. 23; e depois no tempo del Rey D. Sebastiao se poz no modo, que hoje se pratica, e nao como alguns cuidarao, que entao teve principio, sendo tanto mais antigo, como se vê dos Documentos, que nao podem padecer duvida.

Foy Diogo Lopes do Conselho dos Reys Dom Assonso V., D. Joao II., e D. Manoel, Alcaide mór de Arronches, e teve a Portagem, e Reguengo da mesma Villa, que já fora de seu pay: soy Senhor do Julgado de Eixo, e Requeixo, na terra de Vouga, que ElRey D. Joao II. lhe deu em satisfação de outras terras, por Carta seita em Setuval a 15 de Ju-

lho de 1494, que depois lhe confirmou ElRey Dom Manoel no anno de 1500, que lhe fez merce da renda do ferviço novo, e velho dos Judeos da Villa de Arronches, à qual renda chamavao Judenga, e Genesis; e expulsando-se neste tempo os Judeos, ElRey lhe deu por equivalente certa tença. Naó exercitou o officio de Mordomo mór muitos annos; porque quando ElRey D. Affonso V. entrou por Castella, com o direito da Rainha D. Joanna, a quem chamarao a Excellente Senhora, havia feito concerto com os Magnates daquella Coroa, de semelhantes officios andarem sempre nelles, pelo que o tirou a Diogo Lopes de Sousa; e depois ElRey D. Joao II. lhe deu em satisfação huma tença grande para aquelle tempo, por Carta passada em Santarem a 23 de Julho de 1484, onde diz : Dom João, v.c. Fazemos Juber, Chancellaria del Rey D. que esguardando nos ao grande merecimento de Dic- Joao II. do dito anno, pag. 203. go Lopes de Sousa, do nosso Conselho, e aos servissos feitos a ElRey nosso Senhor, e Padre, e assi a nos, e ao officio de Mordomo mor, que lhe o dito Senhor tirou, quando foy para Castella, por rezao da Capitulação, que fez sibre semelhantes oficios com os Grandes dos Reynos de Castella, e querendolhe tudo gallardoar, como a nôs he dado fazer àquelles, que o bem merecem, assi como elle dito Diogo Lopes o tem merecido, lhe fazemos merce de cento e desouto mil e dusentos e outenta e outo reis, v.c. E assim occuparao outros Fidalgos o officio de Mordomo mór no tempo del Rey D. Joao II. e D. Manoel, em cujo Tom. XII. Ppp

cellaria de 1475, pag. 66.

reynado morreo. Casou duas vezes, a primeira pouco antes do anno de 1475 com D. Isabel de Noronha, Donzella da Rainha, (a que depois chamarao Dama do Paço) às quaes os Reys davao certas quantias para o seu casamento; e teve D. Isabel tres mil coroas, como se vê da licença, que ElRey D. Af-Torre do Tomb. Chan- fonfo V. deu a Diogo Lopes para empenhar a sua terra de Vouga a sua mulher, pelo contrato do cafamento, que fizera com ella, de que se primeiro ella morresse, de lhe dar tres mil coroas, que elle havia gastado nas guerras de Castella, o que era em razao do dote, que ella recebera como Donzella da Rainha: foy passada em Arronches a 9 de Mayo de 1475. Estes dotes, e casamentos, que refere o infigne Loufada, allegando a Ruy de Pina em humas memorias suas, tiradas da Torre do Tombo, e achámos na Chancellaria dos Reys, se davao tambem de graça às Senhoras por ferviços de feus pays, como fe vê de hum mandado delRey D. Joao III., que refere Lousada estar no maço 24 do armario das merces, e diz assim: Dom Joao, mando-vos que deis a Dona Brites da Silveyra, Dama da Emperatriz, minha muito amada, e presada irmãa, tres mil coroas, que lhe mando dar por outras tantas, que lhe montaras aver de moto de seu casamento, que ouve por bem as ouve se, posto que não fosse casada. Dada em Almeirim a 29 de Janeiro de 1526. Erao os dotes regulados pela moradia, que vencia cada Donzella, da maneira que se dava aos Escudeiros, Fidalgos de linhagem,

nhagem, como affirma Garcia de Resende, Escrivao da Fazenda, ao pé deste mandado, e he o seguinte: Como o casamento (diz elle) passa de mil reis de moradia Descudeiro, logo ha casamentos de mil coroas, e não se faz casamento debaixo de tantos mil reis, senao de coroas, e isto he ordenança antiga, e disto achareis os livros da fasenda cheos, e nenhum falla por reaes, senas por coroas, como he casamento de mil reis de moradia de Escudeiro para cima, e as coroas sao de cento e vinte reis, por onde monta à Senhora Dona Brites tresentos e sessenta mil reis. Desorte, que as Donzellas da Rainha venciao moradia inteira como os homens, como se vê dos mandados dos Reys D. Manoel, e D. Joao III. para os feus pagamentos; esta venceo D. Isabel de Noronha, como as demais Donzellas da Rainha, que era nao só mantimento ordinario, e vestido, mas cevada, para o que produziremos duas Cartas do tempo delRey D. Affonso V., que sao estimaveis, huma de D. Violante, mulher de Joao Vaz de Almada, Rico-ho-Chancellaria do anno mem, a qual he a seguinte: Dom Affonso v'c. Fa- de 1463, pag. 52. zemos saber, que confirando os muitos, e grandes servissos, que nos tem feito João Vaz Dalmada, Ricohomem, do nosso Conselho, e Veador, que foi de nossa Casa, e querendolhos gallardoar como nos elle bem merece, fasemosthe merce de trinta e sete mil e tresentos e trinta e sete reis em comprimento de pago de toda a sua moradia, e ordenado, que havia em nossa Casa, porque o mais ha por nossas rendas, e direitos Tom. XII. Ppp ii de

de Pereira, contando na dita somma trese mil e setecentos e quinze reis, que D. Violante sua mulher de nos ha de seu mantimento, vestir, e cevada, o que assi lhe mandamos pagar nas sizas, e herdades, e panos de linho desta Ciaade de Lisboa. Dada em Sacavem a 18 de Morço de 1463. He a outra Carta semelhante, mas ainda mais expressiva, e diz assim: Dom Affonso, v.c. Querendo fazer graça, e merce a Dona Maria de Berredo, e Dona Leonor sua irmãa; Donzellas da Casa da Rainha, minha mulher, fasemoslhe merce de trinta e dous mil cento e sessenta e dous reis em cada anno de seus mantimentos, e vestires, e cevada, por esta guisa, convem a saber, nove mil e novecentos e corenta reis de seu mantimento a cada huma, e quatro mil e novecentos e cincoenta reis por anno a cada huma de seu vestir, contando hi mil e quinhentos reis, evestir para hum homem, e huma mulher, que as servem, e de sua cevada a cada huma dellas por anno mil e cento e noventa e tres reis, c. Dada em Evera a 15 de Março de 1450. Destas memorias antigas se vê o grande cuidado, que os Reys tinhao na sua familia, e como attendiao às Damas da Rainha.

Era D. Isabel de Noronha filha de Dom Pedro Vaz de Mello, I. Conde de Atalaya, Senhor de Cheleiros, e das Villas de Póvos, Castanheira, e da Ceiceira, Regedor da Casa do Civel, e de sua mulher D. Isabel de Noronha, filha de D. Henrique de Noronha, neto dos Reys D. Fernando de Portugal, e

D. Henrique II. de Castella; e desta esclarecida uniao nascerao estes filhos

13 ANDRE DE Sousa, que occupará o Capitulo IX.

13 HENRIQUE DE SOUSA, de quem adiante se

fará menção no Capitulo XII.

13 D. CATHARINA DE SOUSA, mulher de Gonçalo Tavares, Senhor de Mira, como fica escrito no

Capitulo II. deste Livro pag. 253.

13 D. JOANNA DE SOUSA, segunda mulher de Garcia de Mello, Alcaide mór de Serpa, Commendador de Langroiva na Ordem de Christo, de quem teve a Francisco DE Mello, que servio na India, e lá morreo sem successão, e a D. Maria DE Castro, que soy Freira.

Casou segunda vez com Dona Maria da Sylva, que faleceo a 6 de Mayo de 1501, e jaz em S. Marcos de Coimbra, enterro da Casa de seu pay; era filha de Joao da Sylva, IV. Senhor de Vagos, a quem chamarao o Gatindo, e de sua mulher D. Branca Coutinho; e desta illustrissima uniao nascerao estes filhos

13 ALVARO DE SOUSA, como se verá no Ca-

pitulo XXI.

13 GASPAR DA SYLVA, que passou a servir à India, e lá morreo sem estado.

13 CHRISTOVAO DE SOUSA, Capitulo XXII.

os Nobiliarios nao fazem outra mençao.

13 N. . . . illegitimo, que foy Clerigo.

CAPI-

#### CAPITULO IX.

De André de Sousa, XXI. Senhor da Casa de Sousa.

13 P Oy o primogenito de Diogo Lopes de Sousa, Mordomo mór, e de sua primeira mulher D. Isabel de Noronha André de Sousa, que succedeo na Casa, e soy Senhor de Miranda, e mais Estados della, Alcaide mór de Arronches, de cre vem o ferem estes Fidalgos nomeados nas Chronicas por Sousas de Arronches, onde o mais do tempo residiao, por ser esta Alcaidaria mór muy rendosa: foy do Conselho delRey D. Manoel, e o era no anno de 1516. Veyo a succeder nos bens allodiaes da Casa de seu avô materno o Conde de Atalaya, que vagou por morte de D. Fernando de Ataide de Mello, Senhor de Póvos, Castanheira, e mais terras da Coroa, que se derao a seu tio D. Antonio de Ataide, que foy Conde da Castanheira. Alguns dizem, que D. Henrique de Sousa seu irmao fora o que succedeo no Morgado da Casa de Atalaya. Morreo em Fevereiro do anno de 1518, jaz no Real Mosteiro da Batalha na fua Capella, que tem dotada por El-Rey. Cafou com D. Maria Manoel, a quem El-Rey D. Manoel, estando em Torres Vedras, concedeo Alvará de segurança de arrhas a 9 de Julho de

1495, o qual vi no livro II. dos Mysticos pag. 99; era filha de Manoel de Mello, Alcaide mór de Elvas, Reposteiro mór delRey D. João II., e de sua mulher D. Brites da Sylva, filha de Joao da Sylva, Senhor de Vagos; e desta illustre uniao nascerao os silhos seguintes:

14 MANOEL DE SOUSA, Capitulo X.

14 D. BRITES DA SYLVA, Dama do Paço, a quem ElRey Dom Manoel deu para seu casamento quatro mil coroas por merce feita em Evora a 7 de Junho de 1520. Casou com Pedro Vaz da Cunha, que acompanhou a Roma a Tristao da Cunha seu pay, quando foy por Embaixador àquella Corte: foy Estribeiro mór delRey D. Joao III., e o exercitava no anno de 1528. Passou à India por Capitao de hu- Couto, Decada 4 pag. ma Nao da Armada, em que foy o Governador Nu- 80, e 98. no da Cunha seu irmao, e se achou na tomada de Mombaça, onde morreo de doença; e sua mulher, ficando viuva, e moça, entrou nas Descalças da Madre de Deos de Lisboa, deixando por successor = 15 a JERONYMO DA CUNHA, que foy do Conselho delRey, e Senhor do Morgado de Payo Pires, por cafar com D. Maria da Sylva, filha herdeira de Jorge Correa, e de sua mulher D. Francisca de Menezes; e tiverao unico = 16 Luiz da Cunha, succedeo na Casa, e soy Senhor do Morgado de Payo Pires. Casou com Dona Joanna de Menezes, filha de Bernardim Ribeiro Pacheco, Commendador de Villa-Cova na Ordem de Christo; e de sua mulher D. Ma-

ria de Vilhena; e tiverao = 17 Tristao da Cunha, que foy successor da Casa, como dissemos a pag. 629 do Tomo X. = 17 E a D. Catharina de Menbzes, Freira na Esperança de Lisboa.

#### CAPITULO X.

De Minoel de Sousa.

14 P Oy unico filho varao de André de Sousa Manoel de Sousa, e como tal lhe succedeo nos Estados da sua Casa, e soy Senhor de Miranda, Podentes, e outras terras, Alcaide mór de Arronches, em quem se unirao virtudes, que o fizerao recommendavel à posteridade; porque foy elle hum dos eruditos daquella idade, em que concorrerao Varoens excellentes, que com elle se communicavao. Depois de instruido na lingua Latina, e de se applicar às humanidades; querendo aproveitar nas sciencias, sendo Moço Fidalgo no Paço delRey D. Manoel, alcançou delle licença para passar a estudar na Universidade, a que entao chamavao os Estudos Geraes, no anno de 1516, como se vê de hum mandado, em que ElRey dispensandolhe o serviço do Paço, lhe concedeo, que vença a moradia inteira de Moço Fidalgo. Estudou Filosofia, Mathematica, e outras sciencias, em que se distinguio de sorte, que mereceo ser consultado pelo mayor investigador das antiguidades

guidades o infigne Lucio André de Resende, como vemos nas suas estimadissimas Obras, quando tratando de alguns montes do nosso Reyno, diz: Hermi-Resendius de Antiquinium montem, & olim in epistola ad Emmanuelem So- pag.61. Romæ 1597. Jan, Arrucensis Castri Prefectum, virum nobilem v eruditum, v post ad Joannem V asæum, ostendi eum esse in quo Alacri portus, Civitas Aruncis, Alacretum, Marvanum aliaque oppida non contemnenda sita sunt. Ad cujus radices extant Meidubrigæ urbis ruinæ, non procul à Marvano Castro, cujus editissimum culmen supra dirutam urbem, etiam dum veterem appellationem retinet. Herminius enim mons vocatur. Quer dizer: Mostrey os annos passados por Carta, que escrevi a Manoel de Sousa, Alcaide mor de Arronches, homem Fidalgo, erudito, e depois a Joao Valeu, ser o monte Hirminio aon le vemos a Cidade de Portalegre, e as Villas de Arronches, de Alegrete, e Marvao; e assim outros lugares de consideração, e nome, ao pé do qual apparecem ainda em nossos tempos vestigios da Cidade, que alli houve chamada Meidubriga, não longe de Marvão, conservando-se no mais alto, sobre as taes ruinas, o seu nome antigo, que he Herminio. He este elogio do Mestre André de Resende hum testemunho de qual era a erudição de Manoel de Sousa, que merecia delle o reconhecimento de erudito, e de o consultar igualmente com o famoso João Vaseo, bem conhecido pela sua Historia, que escreveo em Latim das antiguidades de Hespanha. Vivia Manoel de Sousa Tom. XII. Qqq em

em Arronches à vista do monte Herminio, e das ruinas da antiga Cidade Meidubriga, e a sua curiosidade deu occasiao ao Mestre André de Resende a averiguar aquella antigalha, de que confessa dera já conta por huma Carta a Manoel de Sousa, como ao douto Vaseo. O Licenciado Gaspar Alvares de Lousada refere, que lhe dissera o erudito Diogo Mendes de Vasconcellos, Conego na Sé de Evora, intimo amigo, e venerador de Resende, que imprimio no anno de 1593 as suas antiguidades Lusitanas, que vira outras Cartas de Manoel de Sousa para Resende, e repostas dellas, e de D. Antonio de Lima, Senhor de Castro-Dairo, Alcaide mór de Guimaraens, sobre os Solares de algumas Familias deste Reyno, e da origem do Conde D. Henrique, e da Rainha D. Mafalda, mulher delRey D. Affonso I. seu filho; e na Vida que escreveo de Resende o mesmo Conego Vasconcellos, que anda no principio do referido livro, entendera por Manoel de Sousa, e D. Antonio de Lima, as seguintes palavras: Apud Lusitanos nemo fuit tam ex Regibus, & Dynastis, ac alijs principibus viris, quam ex eruditorum hominum Cætu, qui illum non arcta familiaritate, & benevolentia, quoad vixit omplectaretur. Tal era a applicação de Manoel de Sousa, que a elle devem os estimadores da lição antiga, fer o instrumento, que obrigou a Resende a averiguar qual era o proprio sitio do monte Herminio, ignorado até aquelle tempo. E tambem devemos augmentar com o nome de Varao tao escla-

esclarecido, a memoria dos Genealogicos; porque

tambem foy applicado a este estudo.

No anno de 1520 foy accrescentado à moradia de Fidalgo Escudeiro por Alvará passado em Lisboa a 30 de Janeiro de 1520; e depois no anno de 1528 a Cavalleiro, e no de 1539 a Cavalleiro do Conselho, dizendo sempre filho de André de Sousa, por diffe- Provas, tom. 4. pag. rença de outros Fidalgos do mesmo nome, que erao 293. Lousada, Illustras, da nao menos, que treze, que Lousada teve o trabalho, Casa de Sousa, cap. e a curiofidade de buscar, e nomear, e forao: Manoel de Sousa Tavares, filho de Gonçalo Tavares, Manoel de Sousa, filho de Henrique de Sousa, Manoel de Sousa, filho de Gonçalo de Sousa, Manoel de Sousa Ribeiro, filho de Simao de Sousa, Manoel de Sousa de Azevedo, filho de Pedro de Sousa, Manoel de Sousa, filho de Simao de Sousa, Manoel de Sousa, filho de Ayres de Sousa, Manoel de Sousa, filho de Alvaro de Sousa, Manoel de Sousa, filho de Joao de Sousa, Manoel de Sousa, filho de Jorge de Soufa, Manoel de Soufa Chicorro, Manoel de Sousa de Sepulveda, Manoel de Sousa, filho do Corregedor da Corte Alvaro Fernandes, que depois foy Chanceller mór do Reyno.

Estava em Arronches quando ElRey D. João III. mandou pedir aos do Confelho o seu parecer sobre largar ao Xarife as duas Praças de Africa Azamor, e Çafim, a que Manoel de Sousa respondeo com huma Carta muy dilatada, feita no primeiro de Janeiro de 1535, em que pondera com grande madu-

Tom. XII. Qqq ii reza,

de Manoel de Souja.

reza, e erudiçao este negocio; e discorrendo politicamente, conclue, que nao se deviao largar as ditas Praças voluntariamente, antes se deviao conservar, mostrando o modo, com que se deviao sortificar, quando sosse necessario. Do mesmo parecer de Manoel de Sousa forao o Marquez de Villa-Real, e o Conde de Penella, o Governador de Lisboa, Antonio de Azevedo, Almirante de Portugal, Ayres de Sousa, e Joao Rodrigues de Sá e Menezes, Senhor de Sever, todos do Conselho do mesmo Rey; cujas Cartas refere Lousada se conservao no Archivo Real da Torre do Tombo: as quaes Praças sinalmente sorao com outras evacuadas, havendo sido theatro de tantas acções gloriosas, que nella sizerao os seus habitadores.

No anno de 1543, em que a Infanta D. Maria, Princeza das Asturias, passou deste Reyno para o de Castella, e havia de ser entregue pelo Duque de Bragança, soy hum dos Senhores, que a acompanharao à raya com grande luzimento, e comitiva de criados. Finalmente soy Manoel de Sousa hum dos esclarecidos Varoens, que produzio o nosso Reyno; porque havendo herdado de seus antigos progenitores huma grande Casa, se ornou de virtudes, merecimentos, e erudição, que deixou à posteridade huma gloriosa memoria. Casou duas vezes, a primeira com D. Isabel de Paiva, silha de D. Alvaro da Costa, Camereiro, e Armador mór delRey Dom Manoel, do seu Conselho, e Embaixador a Castella, e de sua mulher

lher D. Brites de Paiva, de quem teve os filhos seguintes:

15 ANDRE' DE SOUSA, Capitulo XI.

15 ALVARO DIAS DE SOUSA, que no anno de 1559 passou a servir à India, onde servio no tempo do Grande D. Constantino, Vice-Rey do Estado, e lá morreo.

15 Diogo Dias de Sousa, que morreo tambem sem geração.

\* 15 D. BRITES DE VILHENA, de quem logo

se fará mençaő.

15 D. Anna da Sylva, sem estado, D. Ma-RIA DA SYLVA, D. LEONOR, e D. CATHARINA DE VILHENA, Freiras.

Casou segunda vez com D. Brites de Menezes, viuva de D. Tristao Coutinho, filha de Dom Luiz de Menezes, Alferes mór, e de sua mulher D. Leonor

de Castro, de quem nao teve successão.

\* 15 D. BRITES DE VILHENA, foy Dama do Paço da Rainha D. Catharina, casou com Fernando da Sylva, Commendador de Alpalhao na Ordem de Christo, que no anno de 1539 levava moradia de Provas, tom, 2. pag. Fidalgo Escudeiro 2240 reis. Servio na India no tempo do Vice-Rey D. Garcia de Noronha, e se achou Salazar, Casa de Sylna jornada do Estreito, acompanhando a D. Estevão 737. da Gama; e voltando ao Reyno, foy Governador da Torre de Belem, em que succedeo a seu tio Manoel de Sampayo, Senhor de Villa-Flor; e deste matrimonio nascerao os filhos seguintes: = 16 Sebastiao

DA SYLVA, que morreo em vida de seu pay na batalha de Alcacer, havendo casado com D. Elvira de Alarcao, filha herdeira de Gaspar de Torres, e de D. Elvira de Alarcao, sem successão. = 16 MANOEL DA SYLVA, que depois de ter passado à India com o Vice-Rey Ruy Lourenço de Tavora, veyo a ser herdeiro por morte de seu pay, e soy Commendador e Alcaide mór de Alpalhao na Ordem de Christo, e na dita Ordem teve a dos dizimos, e moendas da Ilha da Madeira: foy Governador da Torre de Belem, e da Relação do Porto. Casou com D. Isabel Botelho, filha de Francisco Botelho, Estribeiro mór do Infante D. Fernando, filho delRey D. Manoel, Capitao General de Tangere, Commendador na Ordem de Christo, e de sua mulher D. Brites de Castanheda; e nao teve successão. = 16 Diogo Braz, que morreo sem estado. = 16 SIMAO DA SYLVA, que casando com D. Margarida de Castro, nao conferva geração. = 16 Antonio da Sylva, que foy Religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, de que foy Provincial. = 16 JERONYMO DA Sylva, que morreo em Cadiz, havendo fervido nas Armadas. = 16 D. Maria de Vilhena, Dama da Rainha D. Catharinha, e da Infanta D. Maria, filha delRey D. Manoel: chamada de alta vocação, foy Freira na Annunciada de Lisboa, da Ordem de S. Domingos. = 16 D. MECIA DE VILHENA, que casou com Henrique de Sousa, I. Conde de Miranda, como se verá no Capitulo XV. = 16 D. Isa-

BEL

BEL DE VILHENA, que casou com Antonio de Mello, Alcaide mór de Elvas, Commendador na Ordem de Christo; e tiveras unica 

17 D. MARCARIDA DE VILHENA, Dama da Rainha D. Margarida de Austria, que casou com Dom Sancho de Lacerda, I. Marquez de Laguna, Commendador de Moraleja na Ordem de Alcantara, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe III., do Conselho de Estado, e Guerra, Mordomo mór da dita Rainha, e silho segundo dos quartos Duques de Medina-Celi, de quem se nas conserva descendencia.

#### CAPITULO XI.

#### De André de Sousa.

Succedeo a feu pay Manoel de Sousa na fua Casa André de Sousa, e soy Senhor de Miranda, Podentes, Folgosinho, Avelãas de Caminha, Germello, e Salgado de Vouga, e Alcaide mór de Arronches, onde tinha a sua Casa no anno de 1554, em que hospedou com grande magnificencia, e despeza, a Princeza D. Joanna, mãy delRey D. Sebastiao, quando depois de viuva voltou para Castella. Era Manoel de Sousa muy dado ao exercicio da caça, com tanto excesso, que della se lhe originou a morte, de huma queda, que dando na cabeça, quebrou o casco; sendo casado com D. Isabel de Mene-

Menezes, a qual ficando viuva, desenganada do Mundo, em poucos dias mudou de estado, e tomou o habito nas Descalças da Madre de Deos de Lisboa, onde acabou fantamente pelos annos de 1616 com o nome de Soror Clemencia. Era filha de D. Francisco Lobo, Alcaide mór de Campo Mayor, e de sua mulher Dona Branca de Menezes, como se disse no Capitulo V.; e desta illustre unias nasceo unico

16 MANOEL DE Sousa, que foy Senhor da grande Casa de Sousa, e succedeo em todos os seus Estados, e na Alcaidaria de Arronches; e faleceo (nao contando mais que sete annos) de saudades pela aufencia de sua may, que se havia recolhido, como temos dito, no Mosteiro da Madre de Deos, fendo o ultimo varao da linha primogenita: pelo que por sua morte forao diversos os oppositores à successao da Casa, a que se oppoz o Procurador da Coroa; e correndo a causa seus termos, se julgou vaga para a Coroa, por sentença dada em Almeirim a 27 de Março de 1574, conforme a Ley Mental; porque a Doação feita ao primeiro Donatario Diogo Lopes de Sousa de juro, e herdade, filho do Mestre de Christo D. Lopo Dias de Sousa, se nao extendia aos transversaes: porém ElRey D. Henrique sez merce della a Diogo Lopes de Sousa, como adiante se verá. Teve illegitimos

16 RODRIGO ALVARES DE SOUSA, que servio na India, e lá morreo, conforme escreve Asson-

so de Torres.

India, e foy Cavalleiro da Ordem de Christo, Capitao de Baçaim, e Goa, Capitao mór do mar de Ceilao, no tempo que ElRey de Candia cercou Columbo, sendo Vice-Rey Dom Duarte de Menezes. Casou tres vezes, a primeira com D. Maria da Cunha, filha de Mattheus da Cunha, Cidadao honrado de Goa, de quem teve

dos Vice-Reys Conde da Vidigueira, e Ayres de Sal-

danha, e morreo em Cochim sem geração.

Casou segunda vez com D. Isabel de Castro, filha de Pedro Dias de Carvalho, e de D. Anna Soares, de quem tendo filhos, morrerao de curta idade. Casou terceira vez com D. Brites Solis, filha de Damiao Solis, de quem nao teve successão.

#### CAPITULO XII.

De Henrique de Sousa, Senhor de Oliveira do Bairro.

13 NO Capitulo VIII. dissemos, que nascera fegundo filho de Diogo Lopes de Sousa, Mordomo mór, e de sua mulher D. Isabel de Noronha, Henrique de Sousa, que já no anno de 1528 era Cavalleiro do Conselho delRey Dom Joao III. Foy Senhor de Oliveira do Bairro junto a Aveiro, Tomo XII.

Anadel mór dos Espingardeiros, posto que lograva no anno de 1539. Casou com D. Francisca de Mendoça, filha de Jorge da Sylveira, Védor da Fazenda do Senhor D. Diogo, Duque de Viseu, a quem servio tambem de Camereiro mór, e Mordomo mór, e de sua primeira mulher D. Margarida Furtado de Mendoça; e tiverao

14 DIOGO LOPES DE SOUSA, Capitulo XIII.

14 BERNARDIM DE SOUSA, que no anno de 1538 passou à India com o Vice-Rey D. Garcia de Noronha, onde servio com tanta distincçao, como se lê na historia da India: foy Capitao de Maluco, e depois de Ormuz, onde morreo no anno de 1557, deixando por herdeiro a seu irmao Vasco de Sousa.

a servir na India, e com elle se achou em muitas occasioens, em que conseguira o gloriosa memoria; sinalmente morreo no segundo sitio de Dio no anno

de 1546.

14 VASCO DE SOUSA, que occupará o Capitulo XIV.

- 14 BARTHOLAMEU DE SOUSA, que tambem morreo servindo na India.
- 14 D. MARGARIDA DE MENDOÇA, que casou com Diogo da Sylveira, Commendador de Castello de Vide; e nao tiverao successão.
- 14 D. Maria de Mendoça, que casou com Simao Guedes, V. Senhor de Murça, que tendo servido na India com distincção, soy Capitao de

Chaul;

Chaul; e voltando ao Reyno, foy Veador da Casa da Rainha D. Catharina; e tiveras os filhos seguintes: 

15 Lourenço Guedes, que soy VI. Senhor de Murça, e morreo na batalha de Alcacer, havendo casado com Dona Guiomar de Castro, neta do Conde da Feira, de quem nasceo D. Filippa Guedes de Mendoça, que casou com D. Martinho Mascarenhas, II. Conde de Santa Cruz, e soy sua primeira mulher, sem successão. 

15 Pedro Guedes de Mendoça, VIII. Senhor de Murça, que casou com D. Luiza de Tavora, de quem fizemos menças a pag. 256.

14 D. GENEBRA DE MENDOÇA, que foy Frei-

ra em Santa Clara de Coimbra.

Tom. XII.

Rrrii

D. Fran-



|                      |                            |                                   |                                      |                                        | Gil Vaz Pestana.                                                  |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                      |                            |                                   |                                      | ( Martim Gil Pesta-                    | 3                                                                 |
|                      |                            |                                   |                                      | na, Alferes mor de                     | C.N                                                               |
|                      |                            |                                   | Nuno Martins de                      | Maria Goncalves da                     | Gonçalo Vasques da Sylveira.                                      |
| ,                    |                            |                                   | Sylveira, Rico-                      | - CSylveira, H.                        | ₹                                                                 |
|                      |                            |                                   | homem, Escrivad                      | ō                                      | Alda Rodrigues.                                                   |
|                      |                            |                                   | da Puridade, e do<br>Confelho delRes |                                        | CN                                                                |
|                      | (                          | Fernaő da Syl-<br>veira, Senh. de | # 1 A CC C- \$7                      | (Gonçalo Annes de                      |                                                                   |
|                      | \                          | Sarzedas - Re-                    | / Leonor Cionçal                     | Abreu, Senhor de                       |                                                                   |
|                      | 1                          | gedor das Ju-                     | ves de Abreu.                        | Caltello de Vide.                      | CN                                                                |
|                      | orge da Syl-               | tiças , Coudel                    |                                      | ( <sub>N</sub> ,                       | 3                                                                 |
| V                    | reira, Védor               |                                   |                                      |                                        | N                                                                 |
|                      | la Fazenda<br>lo Senhor D. |                                   |                                      |                                        | CElRey D. Henrique II. de Castella.                               |
|                      | Diogo, Du-                 |                                   |                                      | D. Fernando Hen-                       |                                                                   |
|                      | que de Viseu.              |                                   |                                      | riques, Senhor de                      | Senhora de Villa-Franca.                                          |
|                      | /                          |                                   | CD. Fernando Hen                     | Ametade de Due                         | CD, Diogo Peres Sarmento, Senhor                                  |
|                      | /                          |                                   | riques, Senhor da                    |                                        | 1 0 1                                                             |
|                      | /                          | D. Isabel Henri-                  | Alcaçovas.                           | to de Castella.                        | D. Mecia de Castro.                                               |
|                      |                            | ques.                             | 3                                    |                                        | C Vasco Martins de Mello, Senhor                                  |
|                      | •                          |                                   | )                                    | Martim Affonso de                      | da Caltanneira, Póvos, &c.                                        |
|                      |                            |                                   | D. Branca de Sou                     | Mello, Guarda mó                       | D. Maria Affonio de Brito, legun-                                 |
| Francis-             |                            |                                   | Cla.                                 | da pessoa delRey D                     | C da mulher.                                                      |
| de Men-              |                            |                                   |                                      | Barbacena.                             | Martim Affonso de Sousa, Senhor de Mortagua.                      |
| oça, m.              |                            |                                   |                                      | D. Briolanja de Sou-                   |                                                                   |
| e Soula,             |                            |                                   |                                      | fa, segunda mulher                     | C Ruy Furtado, Senhor de Podero.                                  |
| enhor de<br>Dliveira |                            |                                   |                                      |                                        | fo.                                                               |
| lo Bairro.           |                            |                                   |                                      | Affonso Furtado de                     | D. Leonor Martins                                                 |
| 8                    |                            |                                   |                                      | Mendoça, Anade<br>mór dos Bésteiros.   |                                                                   |
|                      |                            |                                   | Affonso Furtado de Mendoça, Ana      | 0                                      | <b>S</b> N                                                        |
|                      |                            |                                   | del mór dos Béstei                   |                                        | <b>2</b> N                                                        |
|                      |                            | Duarte Furtado                    | ) ros.                               |                                        | C Iosá Nagueira - Sephor do Marga-                                |
|                      |                            | de Mendoça,                       | )                                    |                                        | João Nogueira, Senhor do Morga-<br>do de Nogueira, * a 24 de Mar- |
|                      |                            | Commendador                       | D. Constança No                      | Affonso Annes No-                      | ) co de 1421.                                                     |
| 1                    | 1                          | do Torrao.                        | gueira.                              | S de Lisboa.                           | Constança Affonso.                                                |
|                      | \                          |                                   |                                      | D. Joanna Vaz de                       | Vasco Lourenço de Almada, Se-<br>nhor dos Paços da Valverde.      |
|                      | D. Margari-<br>la Furtado  |                                   |                                      | C Almada.                              | N                                                                 |
|                      | le Mendoça.                |                                   |                                      |                                        | C Vasco Martins de Mello, Senhor                                  |
|                      |                            |                                   |                                      |                                        | da Castanheira, &cc.                                              |
|                      | 1                          |                                   |                                      | Martim Affonso de Mello, Senhor de     | Dona Maria Affonso de Brito, se-                                  |
|                      | /                          |                                   |                                      | Barbacena, Guarda                      |                                                                   |
|                      | /                          |                                   | Vasco Martins de                     | e) mor delRey.                         | Martim Affonso de Sousa, Senhor de Morragua.                      |
|                      |                            | D. Genebra de                     | Mello, Alcaid<br>mór de Evora, Se    |                                        | 5                                                                 |
|                      |                            | _Mello.                           | nhor de Barbace                      |                                        |                                                                   |
|                      |                            |                                   | j⊓a.                                 |                                        | Lopo Dias de Azevedo, Senhor de S. Joao de Rey.                   |
|                      |                            |                                   | D. Brites de Aze                     | Joso Lopes de Aze                      | 5                                                                 |
|                      |                            |                                   | vedo.                                | vedo, Senhor de Sa<br>Joao de Rey, &c. |                                                                   |
|                      |                            |                                   |                                      | ) John de Itey, acc.                   | Vasco Leitao, Senhor de Albusei-<br>ra, Alcaide mor de Santarem.  |
|                      |                            |                                   |                                      | D. Leonor Leitao.                      | 3 N                                                               |
|                      |                            |                                   |                                      |                                        | C                                                                 |
| 777                  | TITE                       |                                   |                                      |                                        | CAPL                                                              |



#### CAPITULO XIII.

De Diogo Lopes de Sousa, Senhor de Oliveira do Bairro, e da Casa de Sousa.

Omo primogenito de Henrique de Sou-fa lhe succedeo seu filho Diogo Lopes de Sousa, e foy Senhor de Oliveira do Bairro, Commendador de Soure na Ordem de Christo. Os seus merecimentos o distinguirao entre os Fidalgos benemeritos daquella idade. Servio de Moço Fidalgo a ElRey D. Joao III. no anno de 1528, e fendo accref centado a Fidalgo Escudeiro com tres mil e quatrocentos de moradia, como temos já dito dos da fua Casa, foy accrescentado no anno de 1539 a Cavalleiro; depois no anno de 1543 acompanhou à raya de Castella a Infanta D. Maria, Princeza das Asturias, mulher do Principe D. Filippe, e voltando o nomeou o mesmo Rey do seu Conselho. Depois no anno de 1552 foy nomeado Governador da Relação da Cidade do Porto, lugar que depois veyo a ser hereditario na sua Casa. Nao durou muito a uniao da Princeza das Asturias, porque falecendo no anno de 1545, passou o Principe a segundas vodas no anno de 1554 com Maria, Rainha de Inglaterra, de que seu esposo soy coroado Rey; e determinando ElRey D. Joao darlhe os parabens, nomeou por seu Embaixa-

dor

dor Extraordinario a Diogo Lopes de Sousa para o felicitar da sua exaltação ao Throno de Inglaterra, e juntamente o encarregou de alguns negocios, de que deu excellente conta; e havendo naquella Corte mostrado o quanto a sua pessoa era digna do caracter, de que se revestia, nao só pelo luzimento da sua familia, mas pelo talento do Embaixador. ElRey Dom Filippe de Inglaterra a Flandes a verse com o Emperador Carlos V. seu pay o acompanhou, tendo já sido medianeiro da reconciliação do mesmo Rey, e da Rainha fua esposa, com a Princeza Isabel sua irmãa, como consta de huma Carta, que escreveo o Embaixador a ElRey D. Joao, que refere Lousada; nella se vê qual era o talento, e authoridade do Embaixador, que estando desavindas aquellas Princezas, elle pode tanto, que nao se communicando, as restituio à amisade, e sez que ElRey D. Filippe, que até alli lhe nao tinha fallado, o fizesse, e ficassem ao menos aparentemente em boa harmonia de trato, e correspondencia. Em Brussellas assistio àquella heroica acção, com que o invicto Carlos V. abdicou o Imperio, Reynos, e Estados, para se recolher ao Mosteiro de S. Jeronymo de Juste; e tendo o Embaixador comprido com o respeito devido a huma, e outra Magestade, que o honrarao com especiaes demonstrações de benignidade; voltou ao Reyno no fim do anno de 1556.

Já deixámos referido, que pela morte do menino Manoel de Sousa caducara a sua Casa, e em vir-

tude

tude da Ley Mental, fora unida à Coroa por huma fentença do Supremo Senado da Relação; mas El-Rey Dom Henrique entrando no governo, fez della merce a Diogo Lopes de Sousa; porque elle como parente mais chegado daquella linha, e fua fobrinha D. Brites de Vilhena, mulher de Fernao de Sousa, Commendador de Alpalhao, erao entre todos os oppositores os mais principaes, e com mayor direito: pelo que ElRey fazendo merce desta Casa a Diogo Lopes de Sousa, atempo que se chava sem successao, como logo veremos, foy com a faculdade de a poder nomear em seu sobrinho Henrique de Sousa, com a claufula de casar com D. Mecia de Vilhena, filha da referida D. Brites de Vilhena, o que se vererificou, como veremos adiante. Em virtude desta merce foy Diogo Lopes de Sousa Senhor de Miranda, Podentes, Germello, Vouga, Folgofinho, e Alcaide mór de Arronches; e depois o nomeou ElRey hum dos cinco Governadores, e Defensores do Reyno, para que por sua morre julgassem a quem pertencia a Coroa deste Reyno: porém faleceo em Elvas pouco antes delRey D. Filippe entrar naquella Cidade no anno de 1580. Casou duas vezes, a primeira com D. Antonia de Menezes, filha de Simao da Cunha, Trinchante del Rey D. Joao III., Commendador de S. Pedro de Torres-Vedras na Ordem de Christo, e de sua mulher D. Isabel de Menezes. Casou segunda vez com D. Antonia de Castro, filha unica, e herdeira de Fernao Camello, Senhor das Quintas

Quintas do Paraiso junto ao Porto, e de sua mulher D. Catharina de Castro, filha de D. Joao de Castro, Senhor de Reris; e tiverao

15 SEBASTIAO DE SOUSA, que morreo menino.

deiro da sua Casa, acompanhou a ElRey D. Sebastiao à Africa, e soy morto na batalha.

#### CAPITULO XIV.

## De Vasco de Sousa.

Rousa, como se disse no Capitulo XII., soy o quarto na ordem do nascimento Vasco de Sousa, Commendador de S. Salvador de Pena na Ordem de Christo: no anno de 1540 já era accrescentado; vencia moradia de Escudeiro de tres mil e quatrocentos; passou a servir à Africa, e soy Fronteiro em Cassim, sendo Governador da Praça Dom Rodrigo de Castro. Aqui soy inseparavel da amisade com seu primo Francisco Tavares; e havendo servido naquella Praça, como devia ao seu esclarecido nascimento, achando-se em diversos combates com os Mouros, em que se distinguio, morreo, conforme se refere, em vida de seu pay, sendo casado com D. Guiomar da Sylva, a que alguns Nobiliarios chamarao Maria, silha de Belchior de Sousa Tavares, Commendador

Provas, tom. 2. pag.

na Ordem de Christo, e de Dona Guiomar da Sylva Freire sua mulher; e tiverao os filhos seguintes:

15 JOAO DE SOUSA, que morreo menino.

15 HENRIQUE DE SOUSA, que occupará o Ca-

pitulo XV.

dador de Soure na Ordem de Christo, pela faculdade, que seu tio Diogo Lopes de Sousa tinha para nomear esta Commenda; teve tambem a de Trancoso na mesma Ordem. Nas alterações do Reyno seguio ao Prior do Crato, com quem passou a França, donde depois se ausentou, enganado daquelle embusteiro, que no anno de 1601 em Veneza singio ser ElRey D. Sebastiao, e nestas aventuras morreo, sem que voltasse ao Reyno, havendo casado com D. Maria de Mendoça, silha de Joao Nunes da Cunha, e de sua mulher D. Filippa de Mendoça, e tiverao

Coimbra, e foy Collegial do Collegio de S. Pedro daquella Universidade, eleito a 30 de Janeiro de 1626; e seguindo a sida Ecclesiastica, foy Deputado do Santo Officio da Inquisição de Coimbra, em que entrou a 23 de Fevereiro de 1627, e Prior de Missenhate do Padroado Real. 

16 D. Brites de Mendoça, freira em Jesus de Aveiro, da Ordem de S. Domingos.

16 D. Joanna de Mendoça, que morreo sem estado.

16 D. Joanna, Freira em o Mosteiro de Santos de Lisboa.

16 D. Guiomar, que estando recolhida no mesmo Mosteiro,

Tom. XII. Sss foy

# 520 Historia Genealogica

foy Religiosa nas Descalças da Madre de Deos de Lisboa. 

16 D. Maria, e D. Francisca, Religiosas em Santa Clara de Coimbra, da Ordem Serafica, e D. Margarida no Mosteiro da Rosa de Lisboa, da Ordem de S. Domingos.

| 1              |                            |                                 |                                       | C Gancala Tayares                          | Martim Gonçalves Tavares, Alcai-<br>de mór de Portalegre.            |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                |                            |                                 |                                       | Alcaide mor de Por-                        | Cutharina da Nobrega.                                                |
|                |                            |                                 | Pedro Tavares, Al-                    | < talegre.                                 | Gonçalo Pires Mulaf. y1.                                             |
|                |                            |                                 | carde mor de Por-                     | Cfaya.                                     | Cloudalo E nes istalati y :                                          |
|                |                            |                                 | talegic                               |                                            | (N                                                                   |
|                | (                          | Gonçalo Tava-<br>res, Senhor de |                                       | Gonçalo Rodrigues                          | Ruy de Sou'a, Alcaide mor de Marvao, vivia em 1437.                  |
|                | 1                          | Mira.                           | D.Habel de Soufa.                     | de Soula, Capitao<br>dos Cimetes delRey    | CD. Isabel Ribeira.                                                  |
|                |                            |                                 | - Diliabel de Douise                  | caide mór de Niza.                         | § N                                                                  |
|                | Belchior de<br>Soula Tava- |                                 |                                       | N                                          | ₹N                                                                   |
| 1              | res, Com-<br>mendador na   | 1                               |                                       | Alvaro de Sousa,                           | S Diogo Lopes de Sousa, Mordomo mór delRey D. Duarte, &c.            |
| 1              | Ordem de Christo.          | 1                               |                                       | Mordomo mór del-<br>Rey D. Affonfo V.,     | D. Carbarina da Araida                                               |
|                | ·                          | D. Catharina de                 | Soula, Alc. mor de                    | Alcaide mor de Ar-<br>ronches, vivia 1470. | S D. Fernando de Castro, Governa-<br>dor da Casa do Infante Dom Hen- |
|                |                            | Castro.                         | domo mor delRey                       |                                            | (D. Mabel de Ataide.                                                 |
|                |                            |                                 | D. Affonso V. D. Itabel de No-        |                                            | S Gonçalo Vaz de Mello, Senhor da Cattanheira, Póvos, &c.            |
|                |                            |                                 | ronha, primeira mulher.               | Dom Pedro Vaz de<br>Mello, i. Conde de     | D. Therefa Correa.                                                   |
|                |                            |                                 |                                       |                                            | CD. Henrique de Noronha.                                             |
| Guiom.  Sylya, |                            |                                 |                                       | C de Noronha.                              | Ž <sub>N</sub>                                                       |
| nulher de      |                            |                                 |                                       |                                            | C Joao Freire, I. Senhor de Boba-                                    |
| l'alco de      |                            |                                 |                                       | C Gomes Freire, II.                        | della.                                                               |
|                | 1                          |                                 |                                       | Senhor de Bobadel-                         | D. Catharina de Sousa.                                               |
|                | 1                          |                                 | Luiz Freire, vivia<br>em 1436.        | 5 la.                                      | Gonçalo Vaz Coutinho, Marichal                                       |
|                | 1                          |                                 |                                       | D. Isabel Coutinho.                        | A .                                                                  |
|                |                            | Gomes Freire<br>de Andrade, Se- |                                       |                                            | D. Leonor Gonçalves de Azevelo.                                      |
|                |                            | nhor da Com-<br>menda de Sosa,  | D 33-1- 1- C-                         | Fernao de Sá, Al-                          | 2                                                                    |
|                | /                          |                                 | nha.                                  | Camereiro mor del-                         | D. Habel Pacheco.                                                    |
|                |                            | 1                               |                                       | Rey D. Joao I. naf-<br>ceo em 1425.        | S Gil Vaz da Cunha, Senhor de Bas                                    |
|                | Dona Guio-                 | )                               |                                       | D. Filippa da Cunha.                       | D. Isabel Pereira.                                                   |
|                | mar da Sylva               | 1                               |                                       |                                            | CN                                                                   |
|                | Freire.                    | 1                               |                                       | (N                                         | 3                                                                    |
|                |                            | /                               | Joao de Sousa, c                      |                                            | ζ N                                                                  |
|                |                            |                                 | Romanisco, Com-                       | .)                                         | ζ N                                                                  |
|                | (                          | Dona Cecilia da<br>Sylva.       | mendador de So-<br>fa, Embaixador a   |                                            | 3 <sub>N</sub>                                                       |
|                |                            | <b>O</b> .                      | Roma, do Conse-<br>lho del Rey D. Af- |                                            | Martim Affonso de Miranda, Ri-                                       |
|                |                            |                                 | fonso V.                              | C Affonso de Mirana                        | co-homem, Senhor da Patameira,<br>* a 10 de Fevereiro de 1418.       |
|                |                            |                                 | Dona Leonor de Sousa.                 | da, Alcaide mor de                         | D. Genebra Pereira, * a 20 de                                        |
|                |                            |                                 |                                       | Torre-Vedras. D. Violante de Sou-          | Fevereiro de 1418.  Diogo Gomes da Sylva, Senhor                     |
|                |                            |                                 |                                       | C fa.                                      | da Chamusca.                                                         |
|                |                            |                                 |                                       |                                            | D. Isabel Vaz de Sousa,                                              |



#### CAPITULO XV.

De Henrique de Sousa, I. Conde de Miranda.

S Uccedeo Henrique de Sousa a seu pay Vas-co de Sousa na sua Casa, e depois nos bens da Casa de Sousa por morre de seu tio Diogo Lopes de Sousa, Senhor de Miranda, &c. Era Moço Fidalgo no anno de 1578, entao cingio espada para acompanhar a ElRey Dom Sebastiao à Africa, onde foy cativo, e se resgatou à sua custa, sendo hum dos Fidalgos, que nao chegarao à noticia delRey de Marrocos. Voltou ao Reyno, e nas alterações delle acompanhou aos Governadores até chegarem a Elvas. Morto seu tio Diogo Lopes de Sousa, lhe fuccedeo na sua Casa, como temos dito, e soy Senhor de Miranda, Podentes, e de todos os mais Eftados da Casa de Sousa. ElRey D. Filippe II. entrando neste Reyno, lhe sez merce da Commenda de Alvalade no Campo de Ourique da Ordem de Santiago, e do officio de Governador da Relação do Porto, para o exercitar quando tivesse idade, como depois fez por espaço de quasi doze annos; e por elle fervio seu primo com irmao Pedro Guedes, Senhor de Murça, que entrou no dito officio a 4 de Janeiro de 1583, e o exercitou até o anno de 1591, em que Henrique de Sousa começou a servir, e a Pedro Gue-

Guedes se deu a Presidencia da Camera de Lisboa. Passou Henrique de Sousa à Corte de Madrid, onde foy revestido do caracter de Conselheiro de Estado, e se lhe sez a merce de Conde de Miranda do Torre do Tomb, Chan- Corvo, Villa de que era Senhor, de que se lhe passou Carta a 21 de Março do anno de 1611, e tambem se lhe fez merce da Alcaidaria mór de Arronches por morte de D. Aleixo de Menezes, a qual por largos annos tinha andado na Casa de seus avós.

cellaria do dito anno, liv. 29. pag. 316.

> Na occasia o em que o Senhor Dom Antonio; Prior do Crato, passou com a Armada Ingleza às Costas deste Reyno, que governava o Cardeal Archiduque Alberto, tomou o Conde Henrique de Soufa à sua conta, com seus parentes, e amigos, a ronda, e cuidado da porta de Alcantara, que guarneceo, até que foy desassombrada a Cidade do ameaço da Armada, que nao confeguindo nada dos seus intentos, se dissuadio da empreza. Jaz na Capella de S. Miguel do Real Mosteiro da Batalha. Casou com D. Mecia de Vilhena em virtude da claufula, com que ElRey D. Henrique, considerando a justiça de fua mãy D. Brites de Vilhena, tia do ultimo possuidor Manoel de Sousa, deu a licença a Diogo Lopes de Sousa para renunciar a sua Casa em este sobrinho, para que cafasse com a dita Dona Mecia de Vilhena, filha primeira, e herdeira de Fernando da Sylva, Commendadador de Alpalhao, e de sua mulher D. Brites de Vilhena; e desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes: Diogo

16 DIOGO LOPES DE SOUSA, II. Conde de

Miranda, Capitulo XVI.

Julho de 1583, que casou com Lourenço da Sylva, IX. Senhor de Vagos, de quem nao ha successão.

- primeiro de Novembro de 1584: foy Porcionista do Collegio Real de S. Paulo da Universidade de Co-imbra, por Provisao de 9 de Agosto de 1602. Foy de profissao Theologo, Conego na Sé de Braga, e na de Evora, e depois Magistral na de Coimbra, provido em 5 de Junho de 1615; e ultimamente Reytor daquella Universidade, confirmado por ElRey Dom Filippe III. a 13 de Janeiro de 1618, lugar que occupou pouco tempo; porque morreo a 25 de Junho do referido anno.
- Aveiro a 23 de Fevereiro de 1586: foy Dama da Rainha D. Margarida de Austria, e com singular refolução, desprezando as cousas do Mundo, entrou nas Descalças de Lerma, onde acabou religiosamente.

Novembro de 1587, e morreo no anno seguinte.

16 D. MARGARIDA DE VILHENA, nasceo em Aveiro a 12 de Fevereiro de 1589: soy Religiosa na Annunciada de Lisboa, da Ordem de S. Domingos.

16 D. Joanna de Vilhena, nasceo em Aveiro a 6 de Mayo de 1590, e morreo em 20 de Julho do mesmo anno.

MANOEL DE Sousa, nasceo no Porto a 6 de Mayo de 1591, e passando com o Conde seu pay à Corte, tendo taô pouca idade, que no Paço teve o emprego de Menino da Rainha; depois acompanhou a seu irmao Diogo Lopes de Sousa a Flandes, seguindo a vida militar, onde morreo.

16 Joao de Sousa, que tambem nasceo na Cidade do Porto a 27 de Junho de 1593, e passou com seu pay à Corte de Madrid, e nella morreo a

25 de Abril de 1610.

16 D. MARIANNA DE VILHENA, nasceo no Porto a 15 de Agosto de 1594, onde morreo de tenra idade.

- 16 D. GENEBRA DE VILHENA, nasceo no Porto a 29 de Março de 1596 : foy creada com sua irmãa D. Margarida no Mosteiro da Annunciada, onde faleceo.
- 16 D. ANTONIA DE VILHENA, nasceo no Porto a 6 de Outubro de 1600, casou com D. Francisco de Mello, I. Conde de Assumar, Marquez de Vilhescas, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe IV., do seu Conselho de Estado, e Governador dos Estados de Flandes, como escrevemos a pag. 432 do Tomo X.
- 16 D. MAGDALENA DE VILHENA, nasceo no Porto a 4 de Abril de 1602, casou com Lourenço Pires Carvalho, Senhor dos Morgados de Patalim, Provedor das obras do Paço, &c. como se disse a pag. 945 do Tomo XI.

A Con-

|                                                              | Tom. XII.               |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | CAPI-                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               | CIsabel de Paiva.                                                                                      | Vicente Alvares de Paiva.  N                                              |
|                                                              | V IIIICIIde             | D. Isabel de Pai-<br>va.          | D. Alvaro da Costa, Camereiro, e<br>Armeiro mór del-<br>Rey D. Manoel.<br>D. Brites de Paiva. | da Beirz, Senhor do<br>Ninho de Açor.<br>Ifabel Gonçalves da<br>Costa.  Gil Eannes de Ma-<br>galhaens. |                                                                           |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | Martim Gil.                                                               |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | <u> </u>                                                                  |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | <                                                                         |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | Dona Maria de Meira, Senhora de Jaules, e Pampilho.                       |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | da Trofa.                                                                 |
|                                                              | D. Brites d<br>Vilhena. | c                                 | . ) &c.                                                                                       | Manoel de Mello,<br>Alcaide mór de El-<br>vas.<br>D. Brites da Sylva.                                  | C Gomes Martins de Lemos, Senhor                                          |
|                                                              |                         | de Arronches.                     |                                                                                               |                                                                                                        | Joaó da Sylva, Senhor de Vagos, &c.  Dona Branca Coutinho.                |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                           |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | de Ferreira, Guarda mór da pessua<br>del Rey.<br>D. Margarida de Vilhena. |
|                                                              |                         | Manoel de Sou-<br>fa, Alcaide mon |                                                                                               |                                                                                                        | C Martim Affonso de Mello, Senhor                                         |
| Condefa D. Meaia de Vianena, m. e Henriq. e Soula, .Conde de |                         |                                   | Arronches, Secondary                                                                          | . D. Isabel de Noro                                                                                    | Atalaya.  A Condessa D. Maria de Noronha.                                 |
|                                                              |                         |                                   | D. Joanna Henriques, terceira mu- lhere  Ferna  Vaz  de  Sampayo, IV. Se- phor de Villa-Flore | e mor.                                                                                                 | Pedro Vaz de Mello, I. Conde de                                           |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               | Diogo Lopes de Sou-<br>fa, Senhor de Miran-                                                            | Rey.                                                                      |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | Salvaro de Sousa, Senhor de Mi-<br>randa, &c. Mordomo mór del-            |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               | 5                                                                                                      | D. Ignez de Sottomayor.                                                   |
|                                                              |                         | n- )                              |                                                                                               | D. Ignez de Soufa.                                                                                     | Fernao de Sousa, Senhor de Ros-<br>sas, o da Botelha.                     |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               | nhor de Villa-Flor,<br>vivia em 1452.<br>D. Mecia de Mello.                                            | C mulher.                                                                 |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | Mogadouro, &c.                                                            |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | C Alvaro Pires de Tavora, Senhor do                                       |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | de Barbacena.                                                             |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | Vasco Martins de Mello, Senhor                                            |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | nhor de Villa-Flor, &c.  Dona Maria.                                      |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | C Fernaő Vaz de Sampayo, II. Se-                                          |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               | D. Branca de Sousa.                                                                                    | D. Briolanja de Soufa.                                                    |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               | 3 caçovas.                                                                                             | ( Martim Affonso de Mello, Guar-                                          |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               | D. Fernando Henri-<br>ques, Senhor das Al-                                                             | D. Leonor Sarmento,                                                       |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               | Dona Branca de Al-<br>meida.                                                                           | Senhor de ametade de Duenhas.                                             |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | Dona Thereta Nogueira, conforme<br>Salazar de Castro.                     |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | Diogo Fernandes de Almeida, Ri-<br>co-homem, Reposteiro mór.              |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | D. Isabel Vasques de Sousa.                                               |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        | Diogo Gemes da Sylva, Rico-ho-<br>mem, Alferez mór.                       |
|                                                              |                         |                                   |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                           |



#### CAPITULO XVI.

De Diogo Lopes de Sousa, II. Conde de Miranda.

16 N Ao sómente succedeo ao Conde Hen-rique de Sousa na sua Casa seu filho primogenito Diogo Lopes de Sousa, e foy II. Conde de Miranda, Senhor de Podentes, Folgosinho, Oliveira do Bairro, Julgado de Vouga, Avelãas de Caminha, e Germello, Alcaide mór de Arronches, Commendador de Alvalade; mas tambem herdou a fazenda de Vicente de Sousa, primo com irmao de seu avô, e a de seu avô materno Fernando da Sylva, de quem foy universal herdeiro, e tambem de seus bisavôs Belchior de Sousa Tavares, e D. Guiomar da Sylva Freire, por onde veyo a succeder no direito, e Commenda hereditaria da Villa de Sosa na Ordem de Santiago, por morte do ultimo possuidor Diogo Freire de Andrade, a 2 de Outubro do anno de 1629 sem successão; o qual era neto de Manoel Freire, irmao de D. Guiomar da Sylva, bisavô do Conde Diogo Lopes de Sousa, filhos de Gomes Freire de Andrade, e de sua mulher Dona Cecilia da Sylva, filha de Joao de Soufa, a quem chamarao o Romanisco, Commendador de Póvos, e Sosa, do Conselho del Rey D. Assonso V., e seu Embaixador

em Roma; e na dita Commenda veyo a succeder seu genro Gomes Freire de Andrade, tendo esta Commenda, e Villa de Sosa, por ser de juro, e her-

dade, de que nao sabemos outra.

Esta Commenda foy dada por huma ampla Doação del Rey Dom Affonso V. a João de Sousa, com o direito de apresentar, não só para elle, mas para todos os feus herdeiros, e successores, jure hareditario, com a clausula, que nenhum dos Reys seus successores impediriao a dita Doação; declarando para mayor firmeza della ; que aquella Doação era feita antes de ter incorporado na Coroa a tal Commenda; e para mayor firmeza pedio ao Papa a confirmação da dita Doação, que foy feita na Cidade de Evora a 8 de Agosto do anno de 1481. Depois o Papa Alexandre VI. por Bulla passada em Roma a 7 de Setembro do anno de 1492, confirmou a dita Doaçao, expedindo a dita Bulla, que seu antecessor o Papa Innocencio VIII. havia concedido antes da sua morte; e assim ficou a dita Commenda hereditaria nos descendentes do primeiro Commendador Joao de Sousa, a quem ElRey, e o Papa haviao feito a referida merce; e por esta linha succedeo o Conde Diogo Lopes de Sousa na dita Commenda, por morte do Commendador Diogo Freire de Andrade, e se meteo de posse como parente habil da dita linha do fangue do instituidor, e a logrou em quanto viveo; e por sua morte succedendo seu filho Henrique de Sousa, Marquez de Arronches, na dita Commen-

da,

Prova num. 13.

Prova num. 14.

da, lho disputarao outros descendentes do primeiro Commendador Joao de Sousa; e correndo a causa seus termos, forao excluidos, e sentenciada a favor Prova num. 15. do Marquez de Arronches no supremo Senado da Relação a 21 de Julho de 1674. Muitos annos depois havendo-se de encartar na dita Commenda seu terceiro neto o Duque de Lafoens, lho duvidarao, de que teve sentença a seu favor no Juizo da Coroa a 10 de Novembro de 1733, que depois passou pela Chancellaria a 19 de Agosto de 1735; e sendo tao celebre esta Commenda, nos pareceo preciso instruir ao Leitor do seu principio, e de como se sez hereditaria.

Passou o Conde a servir a Flandes, onde do seu valor deu nao vulgares mostras nas occasioens, que se offerecerao no anno de 1606, com o Exercito que mandava o Marquez Ambrosio Espinola, Mestre de Campo General daquelles Estados, que governavao os Archiduques Alberto, e D. Isabel Clara, Infanta de Hespanha, a quem Diogo Lopes, e seu irmao deverao particulares attenções; e voltando à Corte de Madrid, donde haviao sahido, se restituio o Conde com toda a sua Casa à patria; e cedendolhe o Conde seu pay o governo da Relação do Porto, quando se recolheo à Aveiro, livre de todas as occupações, e empregos do Mundo.

Entrou o Conde Diogo Lopes a servir a grande occupação do governo da Relação do Porto no anno de 1613 com tanta applicação, que depois de destruir alguns abusos, e pôr em gravidade aquelle

Tom. XII. re -

respeitado Tribunal, fez edificar a casa, que hoje se chama a Relação do Porto. No anno de 1619; em que ElRey D. Filippe III. celebrou as Cortes em Lisboa, affiftio a ellas o Conde obrigado da fua dignidade, e emprego; e acabado aquelle acto, voltou ao Porto, havendolhe ElRey unido ao governo politico, o das Armas daquella Cidade. Era tanta a prudencia, e zelo do ferviço do Conde, que ElRey o creou no anno de 1633, por Carta de 29 de Marco, Presidente do Conselho da Fazenda, sem que antes, nem depois se visse naquelle Tribunal Prestdente, fendo administrado por grandes Senhores, todos tiverao o titulo de Védores da Fazenda, fendo tres os superiores daquelle Regio Tribunal, com a preferencia nas distribuições, e nas repartições, em que se dividem os lugares, que nelles observao a precedencia pela graduação, e caracter.

Torre do Tomb. Chancellaria do dito anno liv. 26. pag. 32.

No anno de 1638 forao chamados muitos Senhores, e Prelados à Corte de Madrid, sendo hum delles o Conde de Miranda, sobre o motivo, que já em outras partes referimos; e dilatando-se depois o Conde na Corte de Madrid, nella se achava no anno de 1640, quando o Reyno de Portugal sacodio o jugo da dominação de Castella: porém esta satisfação logrou poucos dias o Conde, porque morreo a 27 de Dezembro do referido anno. Os seus ossos trouxe depois a Condessa fua esposa a Portugal; e sendo depositados no Convento de Santa Catharina de Ribamar, forao trasladados a 24 de Mayo de 1691 para

a Capella de S. Miguel do Real Convento da Batalha, para hum magnifico mausoleo, que seu filho o Cardeal de Sousa, entas Arcebispo de Lisboa, e Capellas mór, lhe sez levantar, por graça especial del-Rey D. Pedro II., onde se lê o seguinte Epitasio:

> X. R. P. M. H. S. E.

Didacus Lopes de Sousa,
Mirandensis Comes,
Regi à sanctioribus Consilliis:
Universo Fisco,
Per triumviros olim,
Et nunc administrato,
Unicus Præsectus:

Urbis Portugalensis Armatus, Togatusque Moderator:

Atavis Editus Regibus:

Magni (si fus est dicere) majoribus Mayor: Sibique Soli Par.

In Superos Religione, in Regem Fide,
In Patriam Charitate,
In omnes Profusa,
Vel Comitate and Base Continue

Vel Comitate, vel Beneficentia; Viventem nulla Non Virtus secuta; Nulli pro meritis Honores, Nec laudes Ullæ Consequentur. E mortui Cineres inter Regios

Merito quiescentes

Tom. XII.

Ttt ii

Et gloriam Adhuc spirantes;
Opera Filii Archipræsulis Ulysipon;
Regiique sacrifici Max.
Parentis Optim Memoris
Huc Traducti Mantua Carpetan.
Ubi decessit Ann. LIX. salut. M. DCXL.

Casou com a Condessa D. Leonor de Mendoça, Matrona de grande prudencia, a qual ficando viuva na Corte de Madrid com seus filhos, obteve faculdade no anno de 1646 para se recolher a Portugal com elles, trazendo comsigo os ossos de seu marido, como dissemos; e vivendo com a gravidade do seu esclarecido nascimento, morreo a 24 de Agosto de 1656, e jaz em Santa Catharina de Riba-Mar. Era filha de Joao Rodrigues de Sá de Menezes, I. Conde de Penaguiao, &c. e da Condessa D. Isabel de Mendoça; e desta esclarecida uniao nascerao os filhos seguintes:

17 HENRIQUE DE SOUSA, III. Conde de Miranda, I. Marquez de Arronches, Capitulo XVIII.

17 Luiz de Sousa, Cardeal da Santa Igreja de Roma, Arcebispo, e Capellao mór, Capitulo XVII.

17 D. Isabel de Mendoça, nasceo no Porto a 9 de Julho de 1624, e morreo no anno seguinte.

17 D. MECIA DE MENDOÇA, nasceo na dita Cidade a 2 de Junho de 1627, e casou com D. Manoel da Camera, I. Conde da Ribeira grande, Donatario da Ilha de S. Miguel; e a sua illustre posteridade escrevemos a pag. 582 do Tomo X.

A Con-

CAPI-

Joao Rodrigues de Sa, Senhor de Sever, Fronteiro mor de Entre Henrique de Sa de -Douro, e Minho, vivia em 1499. Menezes, Senhor de D. Catharina de Menezes, 1. mulh. Toas Rodrigues de D. Brites de Mene. CD. Joao de Menezes, Senhor de Sá de Menezes, Se-Cantanhede. nhor de Sever, Al- C caide mor do Por-D. Leonor da Sylva. Sehaltiao de Sa D. Martinho de Caf-Gonçalo Vaz de Castellobranco, de Menezes, C.-Senhor de Villa-Nova, &c. pitao de Sotalla, D. Camilla de No- ( tellobranco, I. Conde de Villa-Nova, D. Brites Valente. \* em 1578. ronha. Camereiro mor del-João Gonçalves da Camera, Capi-Rey. tao da liha da Madeira, Donatario D. Meeia de Noro-Toao Rodrido Funchal, \* em 1450. nha. ques de Sa de D. Maria de Noronha. Menezes, 1. Henrique Pereira, Commendador Conde de Pemor de Santiago. Dom Joao Pereira, naguiaó. Commendador D. Isabel Pereira. D. Francisco Pe- < Pinheiro. reira, Commenda- Dona Filippa Henri-Ayres de Miranda, Alcaide mor de dor do Pinheiro, Ques. Villa-Viçola. D. Luiza Henri-Embaixador em D. Briolanja Henriques. riques. Caltella. D. Joanna de To-João de Tovar, Senhor de la Boca var , Dama da Raide Guergano. Sancho de Tovar, nha D. Catharina, Dona Constança Henriques de Cas-IV. Senhor de Tiertella. A Condefe legunda mulher. ra de la Reina. (21). Lea-D. Diogo Gomes de Sandov. e Ro-D. Elvira de Sando- C nor de Mêxas, I. Marq. de Denia, \* 1502. val e Koxas. doça, m. A Marqueza D. Catharina de Mende Diogodoça. Lopes de D. Lopo de Almei- CD. João de Almeida, II. Conde de Soula, II. da, III. Conde de Abrantes, \* a 9 de Outub. 15 2. Conde de Abrantes, Védor da A Condessa D. Ignez de Noronha, Aliranda. Fazenda, do Conse- ( \* a 27 de Abril de 1445. Tho delRey D. Joao D. Antonio de Al-D. Joao de Menezes, 1. Conde de meida, Senhor do Tarouca, Mordomo mór. Sardoal, Alcaide A Condessa D. Ma-A Condessa D. Joanna de Vilhena. ria de Vilhena. mor de Abrantes, \* em 25 de No-D. Joao de Al-D. Fernando de Menezes, Commeista, Senhor vembro de 1556. mendador de Menda Marques. D. Henrique de Medo Sardoal, Al-D. Joanna de Menezes, o Roxo, Go-Constanca Vaz. caide mor de Abrantes, &cc. nezes vernador da India, \* a 23 de Feverei. ( Simao da Cunha. \* a 13 de Ouro de 1526. tubro de 1592. A Condeffa D. Guiomar da Cu-D. Margarida de Figueiredo. D. Habel de pha. Mendoça. Simao Gonçalves da Camera, III. Capitao da Ilha da Madeira, João Gonçalves da Camera , IV. Capi-D. Joanna Valente. tão Donatario da Ilha D. Josó de Menezes, I. Conde de Simao Goncalies da Madeira. Tarouca. da Camera, I. Con-D. Leonor de Vilhe-D. Leonor de de da Calheta. D. Joanna de Vilhena. Mendoça. Ruy Dias de Mendoça, Senhor de Moron. Ruy Dias de Men-D. Isabel de Men-D. Elvira de Guímao. doça, Senhor de doça. Moror. D. Pedro Gonçalves de Mendoça, D. Aldonça de Zu-1. Conde de Monteagudo. niga, c Avelhanada. A Condessa D. Habel de Zuniga e Avelhaneda. Tom. XII.



#### CAPITULO XVII.

De Luiz de Sousa, Cardeal Arcebispo de Lisboa, Capellao mór.

17 E Ntre os filhos dos Condes de Miranda Diogo Lopes de Sousa, e D. Leonor de Mendoça, foy o segundo Luiz de Sousa, que nasceo na Cidade do Porto a 6 de Outubro de 1630; e devendo muito à estimação de seus pays, elles deverao às suas virtudes a gloria de hum filho, que se fez recommendavel à posteridade; porque abraçando a vida Ecclesiastica, os seus merecimentos o ele- Theatro Genealog. de varao às mayores Dignidades da Igreja, faltandolhe la Casa de Sousa, page só a suprema. Creou-se na Corte de Madrid, onde 83. o levarao feus pays; e no anno de 1638 entrou a fervir no Paço no exercicio de Menino da Rainha, emprego dos Senhores da fua qualidade; e depois da morte de seu pay, voltou com a Condessa sua may para o Reyno no anno de 1646.

Estudou a Latinidade no Collegio de Santo Antao da Companhia de Jesus. Vivia o Principe D. Theodosio, e entre os muitos Senhores, que frequentavao o Paço, e lhe affistiao, se distinguia Luz de Sousa, por quem logo se declarou o favor do Principe, augmentado pela curiofidade dos livros, em que lhe era Luiz de Sousa muy semelhante, pois tendo

fó dez annos, começou com diligencia a ajuntar livros, em que continuou toda a vida, conseguindo com o tempo formar huma magnifica, escolhida, e copiosissima Livraria, celebrada pelos sabios Varoens, como o Padre Daniel Papebrochio na Dedicatoria, que lhe sez do V. Tomo daquella estimadissima Obra: Acta Sanctorum Maii, em que se vê hum elegante elogio do seu Mecenas, e nella celebra a sua samosa Livraria, à qual o Padre D. Rasael Bluteau dedicou o seu II. Tomo das Primicias Euangelicas; e sendo a Dedicatoria hum Panegyrico daquella grande Bibliotheca, o he tambem da eloquente erudição do seu Author, a qual se imprimio depois no anno de 1732 no Tomo I. dos seus Sermoens.

Parecia que quando Luiz de Sousa lograva com attenções os savores do Principe D. Theodosio, nenhum motivo o podia apartar da sua assistencia; porque são as valias dos Principes muy sugeitas a padecerem mudanças com as ausencias: porém Luiz de Sousa ou pelo seguro conhecimento, que tinha do Principe, ou movido do seu espirito elevado, persuadido de que ainda que por algum tempo se apartasse, lhe seria mais estimavel a sua assistencia, instruindo-se no conhecimento de diversas Cortes; determinou, com approvação do Principe, passar a Roma, não tendo ainda cumprido vinte annos, partio a 8 de Fevereiro de 1651, governando a Igreja o Papa Innocencio X. Naquella Corte, seguindo a Universidade, estudou Canones, em que se graduou Dou-

tor. Aqui se achava com estimações, porque o seu genio soube fazerse capaz do trato politico, e civil, com todos os Principes, Ministros, e Senhores daquella brilhante Corte, quando no anno de 1653 lhe chegou a funesta noticia da morte do seu adorado Principe Dom Theodosio, succedida com universal sentimento a 15 de Mayo. Este pezar o penetrou Sousa, Catalogo dos de sorte, que com desprezo do Mundo, esteve na Pomisices, Cardenes, resolução de mudar de vida, e entrar na Cartuxa, e querendo livrarse de toda a communicação humana, tendo perdido a do Principe; o seu sentimento sez tao publico, que erigio em Roma hum munumento eterno à sua memoria nesta Inscripção:

Tumulus Serenissimi Principis Lusitaniæ Theodosij Ornatus Virtutibus, oppletus lachrymis Illius Immortalitati A' Luduvico de Soufa Comitis Mirandæ Filio Uno ex intimis Aulæ Erectus.

No qual em elegantes Poesías Latinas chorao aquella lamentavel perda as quatro partes do Mundo, a que se estende o Imperio Portuguez. Continuou Luiz de Sousa na assistencia da Corte de Roma, e nella se achava ao tempo da morte do Papa Innocencio X. a 8 de Janeiro de 1655, e no da eleição de seu successor Alexandre VII., exaltado ao Summo Pon-

tificado a 7 de Abril do referido anno.

Vagou o Deado da Cathedral do Porto, e nelle foy provido pelo dito Papa. Com esta Dignidade sahio de Roma em Setembro do mesmo anno; e depois de ir venerar a Santa Casa do Loreto, passou a Veneza, e dahi à Alemanha, onde vistas, e observadas as suas primeiras Cortes, baixou a Flandes, dahi a Hollanda, e passou a França. Na Corte de Pariz se entreteve algum tempo; e sinalmente depois de hum tao dilatado gyro, se restituío a Portugal a 26 de Setembro de 1656.

Passou ao Porto a residir na sua Cadeira, onde os Conegos daquella Cathedral, juntos em Cabido, o elegerao no anno de 1658 Governador daquelle Bispado; e depois no anno seguinte, pela ausencia de seu irmao o Conde de Miranda, Embaixador Extraordinario aos Estados de Hollanda, ElRey D. Assons daquella Cidade, e seu destricto, que exercitou com admiravel inteireza, prudencia, e desinteresse.

Governava a nossa Monarchia o Principe Regente D. Pedro no anno de 1669, e o nomeou seu Capellao mór, e o Papa Clemente X. o sez Bispo de Bona; sagrou-se na Capella Real, com a assistencia das pessoas Reaes, a 14 de Junho de 1671. Por morte do Arcebispo D. Antonio de Mendoça vagou a Igreja Metropolitana de Lisboa, em que o nomeou

o Principe

o Principe Regente a 17 de Setembro de 1675, de que tirando Bullas Apostolicas, tomou posse a 22 de Janeiro de 1676 dia do Inclyto Martyr S. Vicente, Padroeiro de Lisboa, cujas sagradas Reliquias escondidas aos olhos, mas conservadas na tradição, e na historia, de que estavao naquella Igreja, venturosamente se acharao no anno de 1692, que o Arcebispo, já Cardeal, collocou em hum rico cosre de prata, e sez lavrar de finissimos marmores, e embutidos, huma pollida Capella, em que se venerao as Santas Reliquias do nosso glorioso Padroeiro, como diremos no Agiologio Lustano no dia 15 de Setembro, dia que a nossa Igreja de Lisboa reza da sua Trasladação.

Os merecimentos do Arcebispo erao tao notorios, e a sua pessoa tao grata ao Principe Regente, que a 30 de Agosto de 1679 o nomeou do seu Conselho de Estado. Neste grande lugar mostrou o Arcebispo o seu talento, sendo o seu voto attendido, como merecia o de hum excellente politico, como elle soy; e no governo do seu Arcebispado insigne Pastor, deixando em a sua Igreja saudosa memoria. O seu Cabido na Casa Capitular mandou collocar o seu retrato, e entre a dilatada serie dos seus Prelados, soy elle o terceiro, que lhe deveo este respeito, precedendolhe os Arcebispos D. Rodrigo da Cunha, e D. Miguel de Castro, Varoens todos de gloriosa memoria.

Era já o anno de 1697, quando a 21 de Junho Tom. XII. Uuu foy foy creado Cardeal da Santa Igreja Romana pelo Papa Innocencio XII.; e chegandolhe a noticia, a foy participar a ElRey Dom Pedro II., que lhe perguntou, se havia de continuar no officio de Capellao mór, a que elle attento, e cortezao, respondeo: Senhor, se a Dignidade de Cardeal me pudesse embaraçar servir a Vossa Magestade, por nenhum caso a aceitaria. A 6 de Novembro do referido anno teve audiencia publica em ceremonia, acompanhado dos seus parentes, e amigos, com hum luzido trem: foy ao Paço para receber as honras de Cardeal; e tendo cadeira de espaldas, recusou sentarse, e cobrirse, o que sez com tanta attenção, que ElRey, que lhe era inclinado, se obrigou muito do seu grande respeito. Verdadeiramente soy grande cortezao, e muy instruido na etiqueta do Paço, e das Cortes. Morreo piamente em huma terça feira a 5 de Janeiro de 1702. ElRey D. Pedro se recolheo esse dia. Jaz na Capella de Nossa Senhora da Piedade na Claustra da Basilica de Santa Maria, onde mandou se enterrasse o seu corpo em sepultura rasa, onde sem mais Epitafio, se lê em huma pedra negra estas palavras: Sub tuum præsidium, em que alludia à protecção da Virgem Santissima, de quem foy muy devoto, e do Santissimo Sacramento, e em seu louvor alcançou do Santo Padre Innocencio XI. o Jubileo do Lau/perenne, que elle hia visitar em todas as Igrejas, em que se achava, por todo o circulo do anno; e todas as vezes, que o encontrava como Viatico levado

aos enfermos, lho administrava, como bom Pastor; e sendo pobres, acodia tambem às suas necessidades, applicandolhe hum, e outro remedio, da alma, e do corpo. Desde aquelle tempo se conserva, sem intorrupção, este Jubileo na nossa Corte. Foy Pro- Sousa, Theatro Genea. vedor da Santa Casa da Misericordia duas vezes, a logico de la Casa de primeira no anno de 1674, e outra no anno de 1683, e em ambas cumprio as obrigações do officio, com grande assistencia, piedade, e generosidade. que occupou a Dignidade de Capellao mór foy Presidente das Juntas das Missoens Apostolicas, em que com cuidado fazia acodir com Operarios do Euangelho às Missoens das nossas Conquistas, devendo ao seu zelo reduziremse tantos barbaros, e gentios ao gremio da Igreja, pelas incançaveis fadigas dos Missionarios de tao dilatadas searas do Euangelho, conservadas com tantos trabalhos, e muitas vezes regadas com o seu sangue, com tanta gloria da Fé, pela qual elles merecerao ser alistados ao candido Exercito dos Martyres.

Era de animo grande, e assim reedificou o palacio Archiepiscopal, ampliando-o com nobres obras; reedificou o Mosteiro de Santa Catharina de Riba-Mar da Provincia da Arrabida, Padroado da fua Casa, onde depois no sitio do antigo palacio, fez hum hospicio, com mais perfeiçao, que apparato; mas com decente accommodação para os Senhores della, ao qual se retirava todas as vezes, que lho permittiao as continuas occupações. Na Cartuxa de La-

Tom. XII. Unn ii veiras

Soufa, pag. 845.

veiras edificou huma cella com renda para affiftencia de hum Monge. No deferto de Bussaco perpetuamente sustentou hum Eremita. Obra he sua o maufoleo, em que depositou os ossos de seu Excellentissimo pay na Capella de S. Miguel do Real Mosteiro da Batalha. Em todas as suas acções se admirou magnificencia; assim soy da Corte respeitado, das Magestades attendido, e bem aceito; nas materias de Estado, o seu voto estimavel; porque soube ser político, cortezao, e generoso; de sorte, que entre as muitas virtudes, de que se ornou, o admirarao revestido sempre de authoridade; mas tao agradavel, que he o brilhante, que fará gloriosa a sua memoria na Historia Ecclesiastica de Lisboa.

#### CAPITULO XVIII.

De Henrique de Sousa Tavares, III. Conde de Miranda, I. Marquez de Arronches.

Nenhum dos grandes Varoens da sua idade, nem da sua esclarecida Familia, so inferior em virtudes Henrique de Sousa; porque ornado de prudencia, e talento, conservou a authoridade de seus mayores, que no dilatado espaço de tantos seculos conseguirao tao glorioso nome na paz, e na guerra. Nasceo na Cidade do Porto a 17 de Janeiro de 1626 primogenito dos segundos Condes

des de Miranda, que quando passarao à Corte de

Madrid, o levarao, como deixámos escrito.

Pela morte de seu pay foy III. Conde de Miranda, VII. Governador do Porto, XXVIII. na fuccessao de sua Casa, Senhor de Miranda, Podentes, Oliveira do Bairro, Julgado de Vouga, Germello, Avelaas de Caminha, e outras terras, Alcaide mór de Arronches, Commendador de Santa Maria de Villa-Nova, e de Alpalhao na Ordem de Christo. No anno de 1642 ElRey D. Filippe IV. quando determinou passar a Catalunha, que se havia sublevado, lhe ordenou o acompanhasse; e nao tendo esseito a jornada, o Conde, com mais alta idéa, estudou no modo, que lhe podia ser mais facil, o poderse restituir à patria, que já livre do dominio Castelhano, lograva a felicidade de Rey natural no Grande D. Joad IV. Assim alcançou licença de ir militar a Flandes, de que era Governador Francisco de Mello. Conde de Assumar, com quem se achava alliado, por fer casado com sua tia a Condessa D. Antonia de Vilhena, irmãa do Conde seu pay. ElRey lhe mandou passar Patente de Capitao de duas Companhias de Couraças, com trezentos escudos de soldo cada mez; e depois de recommendar por huma Carta ao Governador a pelloa do Conde, lhe ordenava o provesse no primeiro Terço de Infantaria Hespanhola, que vagasse; e tanto que teve a noticia, esperava o Governador o sobrinho para lhe dar os parabens da vinda, com a posse de hum Terço Hespanhol, que haviahavia vagado. ElRey D. Filippe lhe mandou dar tres mil escudos para a viagem; nao aceitou o Conde, porque como nao intentava servillo, generosamente escrupuloso, deferio a satisfação da ajuda de custo

para depois que chegasse a Flandes.

Sahio de Madrid no principio de Abril de 1643 pela posta, e chegou a Bilbao, donde fretou hum navio Inglez com o pretexto de passar a Flandes: profeguio a sua viagem, e desembarcou em hum porto de França na Provincia de Bretanha; e acauteladamente entrando em hum barco de hum pescador, tomou terra, e se transferio a Pariz. Nesta Corte achou ao Marquez de Niza, Embaixador Extraordinario delRey D. Joao IV., que o recebeo com grande gosto: participou logo a ElRey a sua chegada àquella Corte por huma Carta de 26 de Julho de 1643, que ElRey recebeo com agrado, e lhe mandou responder por outra chea de honradas expressoens, escrita em Evora a 3 de Outubro do dito anno. Poz em execução a sua jornada, sahindo de Pariz em Dezembro do mesmo anno; fretou hum Navio de Zelanda, em que embarcou para Portugal, com prospera viagem até a altura do Cabo de S. Vicente, em que envestido por hum Cossario Turco, o bateo tao fortemente com a artilharia, que de hum estilhaço soy ferido o Conde no hombro direito: porém constantes proseguirao a peleja, até que separados por huma tempestade, foy o navio do Conde por dilatado caminho na volta do Norte à discriçaõ

ção dos mares, e dos ventos; e já desmastreado, e perdido o governo, fez naufragio em hum penedo, em que se despedaçou em pouco tempo, e foy a pique, sem que de toda a gente se salvassem mais que tres pessoas, em que entrou o Conde, abraçado com huma taboa, depois de seis horas de lutar com as ondas, e com a morte, o arrojarao as ondas na praya de Villa de Conde com vinte e tantas feridas, que com o trabalho, e fadiga, com que forcejou com as ondas, recebeo da mesma taboa. Aqui se deteve, até que cobradas as forças do seu animoso espirito, passou para a Cidade do Porto. Curado, e restabelecido, passou à Corte a beijar a mao a ElRey, com cuja presença perdeo a horrorosa memoria dos passados perigos. ElRey o honrou com as attenções devidas à sua pessoa, e à fineza, com que se havia exposto a tantos perigos só por o servir.

Na Campanha do anno de 1645, tempo em que o Conde havia elegido esposa, passou a servir voluntariamente à Provincia de Alentejo, que governava o Conde de Castello-Melhor, e acabada, se recolheo à Corte. No anno seguinte se restituso a Portugal a Condessa sua máy, e irmãos; e com a sua presença cessarão os cuidados, que na sua ausencia o traziao tao opprimido: e seguindo os impulsos da vida militar, a que a inclinação o levava, se achou tambem na Campanha, que mandou Mathias de Albuquerque, Conde de Alegrete, Governador das Armas da Provincia; e acabada a Campanha, se recolheo à Corte.

No anno de 1649, em que ElRey deu Casa ao Principe D. Theodosio, foy hum dos Senhores escolhidos para Gentil-homem da fua Camera o Conde, de quem foy depois seu Estribeiro mór. No anno de 1651 o acompanhou, quando o Principe passou a Elvas, a quem assissio até que voltou para a Corte; e succedendo a sempre lamentavel morte do Principe a 15 de Mayo de 1653, o Conde sentido largou a Corte, e se retirou à sua Villa de Miranda, onde contrahio huma enfermidade, que o poz em perigo de vida. No anno de 1655 foy chamado à Corte para o emprego de Mestre de Campo do Terço da Armada Real, em que logo embarcou, para segurar as Costas, e comboyar as frotas do Brasil, e Naos da India; e no seguinte anno de 1656 repetio o mesmo emprego; e neste anno succedeo a 15 de Novembro a morte delRey. Depois de ter militado em diversas Campanhas com distincção, e gloria sua, ElRey lhe fez merce do governo militar, e politico da Cidade, e Relação do Porto, que fez com tanto acerto, cuidado, e prudencia, que havendo guarnecido, e armados os póstos dos seus destrictos, pôde tirar sem violencia, mas com suavidade daquelles póvos, hum fublidio de oitenta e quatro mil cruzados para fornecer as tropas; affim foccorreo logo aos Governadores das Armas de Entre Douro, e Minho o Conde de Castello-Melhor, e ao Visconde de Villa-Nova da Cerveira no apertado fitio da Praca de Monção.

No anno de 1657 foy mandado D. Fernando

Telles

Telles de Faro por Embaixador aos Estados Geraes de Hollanda, e depois de residir naquella Corte empregado no seu ministerio, com publico, e abominavel escandalo, largou a Embaixada, e se passou ao serviço de Castella, esquecido da honra, do nascimento, e da Patria. Esta noticia, que chegou à Corte, necessitava de hum prompto remedio, porque erao os negocios de grande importancia; assim nomeou a Rainha Regente por seu Embaixador aos Estados Geraes ao Conde de Miranda, que sahio de Lisboa a 21 de Outubro de 1659. Naquella Corte mostrou o Conde o grande talento, de que era dotado; porque com elle supprio as delicadas, e disfarçadas politicas daquelle Governo, sempre attento à sua conveniencia, até que concluío hum Tratado de Paz entre a nossa Coroa, e os Estados Geraes das Provincias Unidas, que celebrou a 6 de Agosto de 1661, que foy ratificado pela Magestade Portugueza a 24 de Julho de 1662, e pelos Estados Geraes a 9 de Novembro do referido anno. Finalmente depois de varios negociados, que sobrevierao, embarcou o Conde para Lisboa, e chegando à Corte, foy recebido com satisfação da Magestade: porém tendo os Castelhanos com hum formidavel Exercito, mandado por D. Joao de Austria, penetrado a Provincia de Alentejo, se apoderarao da Cidade de Evora. Pasfou logo à Alentejo o Conde para se achar naquella Campanha, donde foy chamado, para que passasse à sua assistencia do Porto, por ser precisa a sua au-Tomo XII. Xxx thorithoridade, e o seu zelo, para assegurar aquella par-Daqui passou depois com a gente, e armas daquella Cidade a incorporarse com o Conde de Prado, Governador das Armas de Entre Douro, e Minho, que com os partidos das Provincias de Alentejo, Beira, e Traz os Montes, de que erao Generaes os famosos Condes de Schomberg, de S. Joas, e Pedro Jaques de Magalhaens, renderao o Forte da Guarda, de donde o Conde se retirou ao Porto.

Chegou finalmente o ponto, em que a nossa Corte houve de tratar com Castella a paz, e soy elle hum dos Plenipotenciarios, que assinarao aquelle Tratado; e depois de publicada, o mandou o Principe Regente por seu Embaixador Extraordinario a El-Rey Catholico, e sahio de Lisboa a 13 de Junho do anno de 1669; e chegando a Madrid, residio tres annos naquella Corte, e se recolheo à nossa a 15 de Mayo de 1672, e logo passou ao seu governo do Porto; e passados alguns annos foy chamado à Corte, donde empregado nos Conselhos de Estado, e Guerra, sempre o acharemos occupado, e servindo com admiravel satisfação do seu Soberano.

Os merecimentos, e serviços do Conde erao tao notorios, que o Principe Regente querendo mostrarlhe a sua benevolencia, o creou Marquez de Arroncellaria delRey Dom ches, por Carta passada em Lisboa a 27 de Junho de Pedro II. liv. 31. pag. 1674. No anno de 1677 se achou o Marquez em Villa-Viçosa a 16 de Junho à Trasladação dos ossos do Serenissimo D. Theodosio II. 2 Duque de Bragan-

Torre do Tomb, Chan-324.

ça, como dissemos a pag. 532 do Tomo VI. Manoel de Sousa Moreira poem esta função no anno de 1683 no mez de Julho, porém teve equivoção; porque o mesmo Arcebispo de Evora D. Diogo de Soufa, que affiftio a ella, já no referido anno havia muitos, que era morto. No mesmo anno de 1677 a 29 de Outubro se achou na solemne Trasladação da Rainha Santa Isabel. Passou depois o Marquez a continuar com o seu governo do Porto, quando a 9 de Fevereiro de 1680 foy chamado à Corte, e lhe ordenou o Principe Regente, que logo por terra partisse à Graa Bretanha, onde a Rainha D. Catharina assombrada de insolentes opposições dos Inglezes Protestantes, como escrevemos em seu proprio lugar, Histor, Genealogica da Ministra do tolon. Casa Real Portugueza, necessitava da prudencia de hum Ministro do talen- tom. 7. pag. 316. to, e caracter do Marquez de Arronches, que depois de residir naquella Corte quasi tres annos, voltou para a patria, acreditando com o successo o seu merecimento.

Quando a mesma Rainha da Grãa Bretanha determinou recolherse à sua patria, fazendo a sua jornada por terra, ElRey seu irmao nomeou ao Marquez para a conduzir, e a foy esperar à Praça de Almeida, para onde partio no primeiro de Novembro de 1692, acompanhado de parentes, e criados, com grande luzimento, como deixámos referido a pag. 226 do Tomo VII. Assim sempre o Marquez andou occupado no serviço delRey, de que nem os annos, nem os lugares, e dependencias da fua Cafa Tom, XII. Xxx ii foraõ

forao obstaculo para se escusar; porque prompto o achava sempre a Magestade para lhe obedecer, a quem a sua pessoa soy grata; porque o Marquez soy grande servidor seu, o que fazia com gravidade; porque soy revestido de authoridade, com grande respeito na Corte, bem versado na politica, e excellente Cavalleiro: como tal soy hum dos Padrinhos das Canas, que a 15 de Outubro de 1666 se correrao no Terreiro do Paço na solemnidade das vodas del Rey D. Assonso VII., como se disse a pag. 401 do Tomo VII., e dotado de partes de grande Senhor. Morreo cheyo de annos, e merecimentos a 10 de Abril de 1706. Jaz em Santa Catharina de Riba-Mar, enterro dos seus mayores.

Casou com D. Marianna de Castro, Dama do Paço, filha herdeira de Dom Antonio Mascarenhas, Commendador de Castello-Novo na Ordem de Christo, e de D. Isabel de Mendoça; e desta esclarecida uniao

nascerao os filhos seguintes:

18 Diogo Lopes de Sousa nasceo a 10 de Dezembro de 1645, e morreo no mesmo dia.

18 Diogo Lopes de Sousa, que occupará

o Capitulo XIX.

18 D. Isabel Maria Antonia de Mendoça nasceo em Lisboa a 11 de Abril de 1648. Casou com D. Pedro Antonio de Noronha, II. Conde de Villa-Verde, I. Marquez de Angeja; e a sua esclarecida posteridade escrevemos a pag. 651 do Tomo X.

18 Antonio de Sousa nasceo a 6 de Janeiro

de 1649, e morreo com poucos dias de vida.

18 ANTONIO ROSENDO DE SOUSA nasceo a 10 de Março de 1650. Passou à Universidade de Coimbra, donde diz Manoel de Sousa Moreira, com a sua estimada discriçao, que nella adquirio mais creditos de Cavalheiro, que de Estudante; e pela morte de seu irmao largou aquella vida, e passou à Corte, e acompanhou a seu pay na Embaixada de Inglaterra no anno de 1680, e morreo na jornada em Montroulle, povoação de França.

18 VASCO DE Sousa nasceo em Julho de 1651;

e morreo em Dezembro do mesmo anno.

18 D. LEONOR THERESA ROSA DE SOUSA nasceo em Fevereiro de 1652, morreo de tenra idade.

18 D. Leonor Maria Antonia de Mendoça nasceo em Lisboa a 2 de Julho de 1655. Case fou com Antonio Luiz de Tavora, II. Marquez de Tavora, IV. Conde de S. Joao, como se disse a pag. 219 do Tomo V., adonde se póde ver a sua illustrissima posteridade.

18 D. Maria Josefa de Mendoça nasceo

a 6 de Julho de 1657, e morreo menina.

18 D. Brites Francisca de Mendoça nafceo na Cidade do Porto a 26 de Junho de 1658. Cafou com D. Joseph de Menezes, Commendador de Vallada, Governador da Torre Velha, &c. e a sua illustrissima descendencia se póde ver a pag. 230 do Tomo XI.

#### CAPITULO XIX.

De Diogo Lopes de Sousa, herdeiro desta Casa.

18 Marceo a 16 de Dezembro do anno de 1646 Diogo Lopes de Sousa, successor da esclarecida Casa de Sousa, que nao chegou a lograr; porque lhe durou pouco a vida, faltandolhe na de seus pays os Condes Henrique de Sousa Tavares, e D. Marianna de Castro. Acabou no mais florecente tempo da idade, com grande consternação de todos os seus. Foy ornado de excellentes virtudes, com hum talento feliz; de sorte, que comprehendia com facilidade as materias mais arduas, applicado à liçao, gostava do jogo das armas, em que era déstro, e desembaraçado, e muy dado ao nobre exercicio da Cavallaria, fendo forte em huma, e outra sella, gineta, e brida; de maneira que obrigava com arte a huma obediencia prompta aos mesmos irracionaes A Musica, e a Poesia, lhe deverao muita inclinação, e em huma, e outra conseguio chegar ao conhecimento da sua ultima perfeiçao; de sorte, que elle se empregava sempre em divertimentos innocentes, e dignos de hum grande Senhor. No anno de 1667 acompanhou a seu pay na memoravel Campanha, em que as nossas armas triunfarao das Castelhanas com a tomada do Forte da Guarda em Galliza, em que mostrou

mostrou qual seria os seus progressos militares; porque com valor, e acordo deixou naquella occasia o sinalada memoria: porém faltandolhe a vida, morreo na Cidade do Porto a 20 de Janeiro de 1672. Foy depositado no Convento de S. Francisco da mesma Cidade.

Cafou em Lisboa a 8 de Abril de 1666 com D. Margarida de Vilhena, filha de D. Joao Mascarenhas, Conde de Sabugal, Meirinho mór, Commendador de Alpedrinha na Ordem de Christo, General da Cavallaria de Alentejo; e de sua mulher D. Brites de Castellobranco, Condessa de Sabugal, filha herdeira de D. Francisco de Castellobranco, Conde de Sabugal, e de sua mulher a Condessa D. Joanna Coutinho; e desta esclarecida uniao nasceo unica

19 D. MARIANNA DE Sousa, Marqueza de Arronches, de quem trataremos no Capitulo seguinte.

#### CAPITULO XX.

De D. Marianna de Sousa, II. Marqueza de Arronches.

Poy o ultimo varao desta linha Diogo Lopes de Sousa, que de sua esposa D. Margarida de Vilhena teve unica a D. Marianna Luiza Francisca de Sousa, que nasceo no Porto a 25 de Abril de 1672, e soy herdeira da grande Casa de Sousa,

Sousa, que tendo já quebrada a varonia da antiga Familia de Sousa, conservada em esclarecidos Heroes, a restaurarao com maravilhoso acordo os seus mayores na pessoa de D. Asfonso Diniz, filho del-Rey Dom Assonso III., de quem se deduzio, como temos visto, com tanta gloria desta Casa, no espaço de mais de trezentos annos. Esta irreparavel perda, que tinha posto em consternação as esperanças dos Marquezes de Arronches, suavisou a grandeza del-Rey D. Pedro, entao Principe Regente, animando, e honrando aos Marquezes com a merce de Marqueza de Arronches a sua neta, que criando-se com os cuidados de unica herdeira desta tao grande Casa, debaixo do cuidado de seus excellentissimos avos, se animou de huns espiritos dignos da sua grandeza, revestindo-se sempre de altas idéas.

Era grande por muitos motivos o cafamento desta Senhora, que o Marquez seu avô contratou com Carlos Joseph de Ligne, Principe do Sacro Romano Imperio, que por este casamento soy II. Marquez de Arronches, V. Conde de Miranda: esteituou-se esta voda em Lisboa a 23 de Abril do anno de 1684. Era silho terceiro de Claudio Lamoral, Principe de Ligne, de Amblise, e do Sacro Romano Imperio, Grande de Hespanha da primeira classe, Marquez de Roubé, Conde de Foquem-Berg, e de Nichin, Visconde de Leyden, Barao de Werchin, Belloeil, Antoing, Cisoing, Villers, Jumont, Soberano de Fagneules, Senhor de Baulour, de Ponthior,

de Monstruel, Hauterange, Pomereul, Elignes, &c. Primeiro Ber de Flandes, Par Senescal, e Mariscal de Haynaut, que havia sido Vice-Rey de Sicilia, Governador de Milao, General da Cavallaria, e Mestre de Campo General dos Exercitos de Flandes, Cavalleiro do Tosao, e do Conselho de Estado del-Rey Catholico; e de fua esposa a Princeza Clara Maria de Nasau sua prima com irmãa, filha de Joao o Moço, Conde de Nasau-Siegen, Catzenelboguen, e Dietz, Marquez de Cavallo em Turin, Principe do S. R. I., Gentil-homem da Camera dos Emperadores Mathias, e Fernando II., General da Cavallaria de Flandes, e Cavalleiro do Tosao, e da Annunciada em Saboya: neto de Florencio de Ligne, Marquez de Roubé, Principe de Amblife, &c. e da Princeza Luiza de Lorena, filha de Henrique de Lorena, Conde de Chaligny, (irmãa de Luiza de Lorena, Rainha de França,) e de Claudia, Marqueza de Muhyr, sua mulher: bisneto de Lamoral, Principe de Ligne, e do S. R. I., Cavalleiro do Tosao, &c. e da Princeza Maria de Melun, Marqueza de Roubé, neta de Francisco de Melun, Principe de Epinoy, Condestavel de Flandes, e de Luiza de Foix, irmãa de Anna de Foix, Rainha de Hungria, e Bohemia, filhas ambas de Joao de Foix, Conde de Candale, e de Isabel de Albret sua mulher, irmãa de Joao de Albret, Rey de Navarra.

Havia nascido o Principe a 20 de Agosto de 1666 em Baudeur, Lugar dos Estados de seu pay Tom. XII.

no Paiz de Hainaut, e creando-se em Brussellas, onde elle affiftia, o acompanhou a Sicilia no anno de 1670, onde fora com o Vice-Reynado daquella Ilha: nella o nomeou Capitao de Infantaria; e succedendo aquella escandalosa sublevavação no anno de 1675, a que o Vice-Rey acodio promptamente a soffocalla; nesta occasiao se achou o Capitao com muito acordo, e valor, mayor do que pediao os seus annos. Accommodadas finalmente pela prudencia, e cuidado do Vice-Rey as inquietações de Messina, passou o Principe Claudio Lamoral no anno de 1676 ao governo do Estado de Milao, onde proveo ao Marquez seu filho no posto de Capitao de suas Guardas: porém nao fervio de embaraço o emprego militar, para que se applicasse a aprender a lingua Latina, em que teve por Mestre o famoso Bispo Joao Caramuel, que em tres annos o fez tao fenhor da lingua Latina, como já era da Hefpanhola, Franceza, e Italiana, que soube com perfeição. Depois de já perito na lingua Latina, o mandou o Principe seu pay a Parma ao Seminario dos Nobres, onde em menos de tres annos esludou Filosofia, e Mathematica, em que defendeo publicas Conclusoens com applauso; e como era de sublime talento, excitava a sua curiosidade sem limite; assim teve grande pericia de muitos instrumentos, que tocava scientificamente, ornado de tao excellentes partes. Dando fim seu pay ao governo de Milao, sahio com a sua Casa de Italia, e passou à Corte de Madrid,

Madrid, até que morreo; e a Princeza sua may vol-

tou para Flandes.

Era neste tempo vigorosa a guerra, que o Grao Turco fazia ao Emperador Leopoldo na Hungria; e vendo o Principe Senescal, que havendo nascido terceiro filho daquella Casa, deviao os seus merecimentos abrirlhe o caminho da felicidade; e que era muito proprio o de servir na guerra, em que o seu valor lhe fegurava augmentos dignos do feu nascimento. Achava-se em Brussellas Henrique Howard, Duque de Norfole, Grao Mariscal de Inglaterra, que tendo com o Principe algumas desconsianças, de que Moreira, Theatro de Manoel de Sousa Moreira consessa ignorar o motivo, la Gran Casa de Souporém que dellas resultou hum desasso. Era Gover- sa, pag. 983. nador de Flandes o Marquez de Grana, que sendo fabedor do caso, poz em o Castello de Gante sobre omenagem ao Principe, e fez que o Duque passasse para Inglaterra; o qual antes da fua partida deixou defafiado ao Principe com publicos cartazes. este verse obrigado da omenagem: porém impaciente com a viveza do seu espirito, rompeo a obrigação da prizao por satisfazer à arrogancia do seu contrario, e passou a Inglaterra, donde achou legitimamente impossibilitado o Duque para satisfazer com o desasio; e tirando ao campo a seu filho primogenito o Conde de Arondel, depois Duque de Norfole, do mesmo nome de seu pay, a quem succedeo a inselicidade de se lhe quebrar a espada, com que a bisarria do seu contrario, livrando-o do perigo, em que se achava, Tom. XII. Yvv ii ficou

ficou satisseito o duelo: porém como estes sossem prohibidos pelas Leys de Inglaterra, ElRey Carlos II. da Grãa Bretanha compoz generosamente esta contenda, fazendo-os amigos, antes que chegassem a ser accusados do crime, e tomou omenagem ao Conde de Arondel, e ao Principe tomou por ElRey Catholico D. Pedro Ronquilho seu Embaixador.

Havia o Marquez de Arronches Henrique de Sousa Tavares, no tempo da sua Embaixada a Inglaterra, professado particular amisade com o Embaixador D. Pedro Ronquilho, e por elle tinha corrido o tratado do casamento de sua neta com o Principe Senescal; assim lhe remeteo os poderes para o concluir, o que com esseito fez com o Principe de Ligne, que voltando a Flandes, fez sua jornada por Madrid, e chegou a Lisboa a 15 de Abril de 1684, e se esseituou o Sacramento com a assistencia do Arcebispo Capellao mór Luiz de Sousa seu tio a 23 do referido mez.

Florecia neste tempo a famosa Academia dos Generosos, formada de luzidissimos engenhos da Corte, a ella se aggregou o novo Marquez de Arronches, fazendo-se em pouco tempo tao eloquente na lingua Portugueza, como o era em todas a que se havia applicado. Nesta illustrissima Academia o virao orar, e presidir com admiração os seus esclarecidos Collegas, sendo as suas poesias, ou na lingua Latina, e Hespanhola, de excellente gosto, como se vê de varias Obras suas, que se imprimirao, em que tem o primeiro

primeiro lugar o Panegyrico feito a ElRey D. Pedro II. em Hespanhol, e o Epitalamio aos desposorios do mesmo Rey com a Rainha D. Maria Sosia na lingua Latina, a quem a sua pessoa foy muy grata.

No anno de 1695 o Marquez de Arronches foy mandado por Embaixador Extraordinario ao Emperador Leopoldo I., onde com magnifico apparato tinha dado entrada publica em Abril do anno feguinte, sustentando a representação, e poder do seu Soberano, e a grandeza da sua Casa, e pessoa, logrando especiaes honras das Magestades Imperiaes; porque a Emperatriz Leonor o distinguia, por mostrar a sua irmãa a Rainha D. Maria Sofia a estimação, que fazia daquella Embaixada, para o que concorria tambem a viveza, talento, e singulares partes do Marquez Embaixador; de sorte, que adquirio sequito, e applauso na Corte de Vienna : porém quando mais se podia lisongear favorecido da fortuna, experimentou a sua inconstancia, vendo eclipsada funestamente a sua grandeza, por lhe imputarem que havia morto a Fernando Leopoldo, Conde de Halveil, Gentil-homem da Camera do Emperador; sendo o sundamento, que este lhe havia ganhado ao jogo cem mil livras, e que o Marquez o havia levado comfigo a hum bosque, onde com hum tiro de pistola na cabeça, e depois às punhaladas o matara: porém ao mesmo tempo sahio impresso hum Manifesto nas linguas Latina, Franceza, e Italiana, que correo per Prova num. 16. toda a Europa, que referindo este caso com todas as

circunf-

circunstancias, do que passou, diz: Que o Conde Halviel estava já seguro do pagamento; porque o Marquez Embaixador lhe havia dado letras para homens de negocio, de tanto credito, e cabedaes, que erao reputadas como dinheiro de contado, de tal modo, que o Conde se dava por tao satisfeito, que continuou com o Marquez Embaixador com o mesmo trato, e amisade, do que antes. He preciso dar mais individual noticia deste terrivel caso, que pelas circunstancias he tao enorme, e detestavel, como mostra o Manisesto, que nao se faria crivel em hum homem de muy mediana cathegoria, quanto mais na grandeza, e alto nascimento de hum tao grande Senhor, e que o era de huma opulenta Casa, que com creditos abertos lhe affistia naquella Corte, e em outras, prevenidos pelo magnanimo coração do Arcebispo Capellao mór Luiz de Sousa, tio da Marqueza sua esposa.

Succedeo pois no dia 9 de Agosto de 1696, nao sendo o Conde de Halviel asseiçoado à caça, rogar ao Marquez Embaixador, que o levasse na sua companhia àquelle exercicio, em que o Embaixador se divertia muitas vezes. Havia o Conde premeditado fazer huma visita em segredo para aquella parte, onde o Embaixador costumava ir caçar; de sorte, que a companhia do Embaixador lhe servia de pretexto para o Conde livremente poder ir sazer a lun visita, que elle escondia, nao querendo se penetrasse. Para este sim veyo a casa do Marquez Em-

baixa-

baixador, como costumava; e depois de almoçarem, entrarao em huma callessa, sem outra alguma pessoa; e caminhando, fobreveyo huma tao groffa chuva, que durou todo o dia. Nao podia o Conde seguir a idéa para que emprendera aquelle divertimento; porque a muita chuva lhe impedia caminhar por fóra da estrada, para que já estava prevenido: em sim a tres leguas de Vienna encontrarao huma carroça, que o esperava; despedio-se do Embaixador, sahindo da callessa, entrou na sua carroça, dizendolhe, que nao esperasse por elle; porque tal vez sosse aos banhos de Neustat com hum Fidalgo Bohemo, que o esperava na mesma carroça. Engrossou a chuva, e nao podia o Embaixador divertirle na caça, e se vio obrigado a recolherse a huma hostiaria na estrada principal, donde se deteve o tempo, que bastava para dar descanço, e penço aos cavallos, e voltou para Vienna. Na mesma hostiaria se achava hum Estrangeiro, que vinha a pé pela estrada com hum tempo tao rigoroso, que pedio aos lacayos do Embaixador, lhe dessem lugar na trazeira da callessa, o que elles lhe nao duvidarao. Este tal homem disserao depois, que era conhecido do Embaixador, e o suppuzerao complice do referido delicto, de que accusavao ao Embaixador, o qual nem elle, nem os seus criados conheciao; de sorte, que sem alguma prova, ou legalidade, começou o povo de Vienna, por huma voz vaga, sem indicio, nem fundamento, a imputar ao Embaixador hum tao detestavel delicto. Chegou o Embai-

Embaixador a Vienna, e como o nao accufava a consciencia, foy a huma assembléa de Damas, que era em casa de Madama Rubutin, onde se achava a irmãa do Conde Halveil, e lhe perguntou por elle, a quem o Embaixador, com animo fyncero, relatou como delle se apartára. Haviao passado dous dias, sem que o Conde apparecesse, e entrando os seus em mayor cuidado, mandarao aos banhos de Neustat, donde se dizia tinha ido; e nao o achando, foy mayor a inquietação dos parentes em mayores suspeitas, de que nasceo o sazerem diligencia por elle com os caens do Emperador, que facilmente o acharao em hum bosque, morto com huma ferida de pistola na testa, coberto de hervas, parecendo que fora lançado de hum precipicio. Esta noticia sublevou o povo de Vienna contra o Embaixador, e sem mais razao, que a fua ira, se encaminhou a casa do Embaixador atrevidamente, donde a prudencia o livrou, e passou incognito à casa do Conde Kinski, Ministro Imperial, referindolhe sentido o insulto seito contra o seu caracter, e direito das gentes, e immunidade de Embaixador. O Ministro conhecendo a desordem, e a razao do Embaixador, respondeo, que nao sabia modo para o remediar; e de sorte se pozerao as cousas, que sem embargo das muitas, e vivas representações do Marquez Embaixador, e fechadas as portas de fallar ao Emperador, e aos seus Ministros, se vio precisado a sahir incognito de Viena para salvar o direito das gentes, tao arrifcado na inconsiderada furia

furia de hum povo cego, e indomito à razaō; e paffou a Veneza, donde deu parte à fua Corte do fuccesso, que elle havia participado a muitos Embaixadores.

O Emperador por huma Carta escrita a 15 de Outubro de 1696 deu conta a ElRey D. Pedro, remetendolhe huma relação do fasto com huma Carta do irmão do morto para o mesmo Emperador, verdadeiramente indigna de huma pessoa do seu caracter, do brio, e do sentimento; toda se dirigia a cobrar a divida, e algumas pessas de curto valor, que serviao de adorno ao desgraçado Conde de Halveil. El Rey remeteo todos os papeis à Mesa da Consciencia, e Ordens, por hum Decreto de 4 de Março de 1697, Juizo privativo do Marquez, por ser Commendador da Ordem de Santiago. Correo este processo os seus termos conforme a direito; e fendo examinado por Ministros de grande litteratura, e reputação, de que se compunha aquelle Regio Tribunal, cujos nomes nao queremos deixar em filencio; porque forao os Doutores Martim Monteiro Paim, Secretario da Rainha, e depois Commissario Geral da Cruzada, Lourenço Pires Carvalho, Deputado do Santo Officio, e da Junta dos Tres Estados, Commissario Geral da Cruzada, eleito Bispo de Lamego, que nao aceitou, Manoel Carneiro de Sá, Collegial do Collegio de S. Pedro da Universidade de Coimbra, em que fora Lente, e depois Desembargador do Paço, Simao Botelho Vogado, e Gonçalo Mendes de Bri-Tom. XII. LZZ

to, Juiz Relator, e proferirao sentença a 4 de Fevereiro de 1700, em que foy o Marquez Embaixador julgado livre, e absoluto do crime, que lhe impuzerao, por ser nascido de hum rumor vago, espalhado pela barbaridade do povo sem fundamento, nem indicio algum vehemente, que podessem culpar ao Marquez; porque os que se accumularao erao nao só remotos, mas inverosimeis, que nao podiao fazer prova em Direito contra alguma pessoa, e ainda muito menos na do Marquez pela sua grandeza, e costumes da sua vida, acreditada sempre com acções dignas do seu esclarecido nascimento. Nao posso deixar de referir em abono do Marquez, o que no anno de 1697 depoz hum Joao Mostriki, Polaco de nação, passado a hum publico Instrumento authentico, que vimos, no qual declara, que elle matara ao Conde de Halveil perfuadido de certa pessoa, e que nesta diligencia andava havia muitos tempos, buscando occasias opportuna com dous companheiros; e que tendo noticia na casa da conversação, que o Conde hia com o Marquez à caça, os feguira, e vendo que se apartara, tivera occasiao de o matar a seu salvo, depois de já ensadado de ver, que lhe tardava a occasiao, que temia se lhe frustrasse: elle com os seus companheiros havia entrado na resolução de matar tambem ao Marquez Embaixador, o que se pode ver largamente nas Provas, donde lançamos este Instrumento em abono da verdade. Este assessino salio logo fugindo da Corte de Vien-

Prova num. 17.

na, e discorrendo por diversas partes, até que passou à Italia, onde sez a reserida declaração a 8 de Janei-

ro de 1697 na Cidade de Messina.

O Marquez, que foy ornado de fabedoria com excellentes partes, muito brio, e nao menos elevação, bem versado na politica do Mundo, não deixou de seguir algumas maximas, que parecerao paradoxos; assim estando na sua liberdade o poder voltar para Portugal, sem embargo de ter licença para se recolher à sua casa, o não sez; mas sicou vivendo no Estado de Veneza, onde morreo na Cidade de Padua a 20 de Janeiro de 1713.

Casou a 23 de Abril de 1684 a Marqueza D. Marianna com Carlos Joseph de Ligne, como dissemos, que por este casamento se cobrio Marquez de Arronches; e desta excellentissima unias nasceras estas

filhas

de Fevereiro de 1689, e morreo na flor da idade.

20 D. MARGARIDA DE LIGNE nasceo a 3 de

Outubro de 1690, que tambem morreo.

20 D. Luiza Antonia Ignez Casimira de Sousa nasceo em Lisboa a 9 de Junho de 1694, e bautizada a 23 do dito mez, herdeira da Casa de Arronches, soy depois Duqueza de Lasoens. Casou a 30 de Janeiro de 1715 com o Senhor D. Miguel, silho delRey D. Pedro II., como deixámos escrito no Capitulo XIX. do Livro VII. pag. 500 do Tomo VII.

#### CAPITULO XXI.

### De Aivaro de Sousa.

filhos de Diogo Lopes de Sousa, Mordomo mór, e de sua segunda mulher D. Maria de Sousa, fora hum Alvaro de Sousa, que servio de Pagem da lança a ElRey D. Manoel. Foy Senhor das Villas de Eixo, e Requeixo, Paos, e Oeis da Ribeira no Conselho de Vouga, que foraó dos antigos Sousas, e se tornaraó a dar a seu pay, como dissemos, Commendador de S. Isidro de Eixo na Ordem de Christo: soy do Conselho delRey D. Joaó III., e como tal levava moradia de Cavalleiro do Conselho no anno de 1540, e Védor da Casa da Rainha Dona Catharina. O Senhor D. Jorge, Mestre de Santiago, lhe deu a Alcaidaria mór de Aveiro, a que os moradores se oppuzeraó, e de que elle cedeo por ser vontade delRey D. Joaó III.

Casou duas vezes, a primeira com Dona Filippa de Ataide, silha de Christovas Correa, Commendador dos Collos, Védor da dita Rainha, e de D. Catharina de Ataide sua segunda mulher, silha de Estevas de Goes, Alcaide mór de Mertola. Casou segunda vez com Dona Genebra Ribeira, Senhora da Quinta do Salgueiro, junto a Coimbra, de quem nao teve silhos;

filhos; e de sua primeira mulher teve os seguintes: 14 DIOGO LOPES DE SOUSA, que foy Commendador de Santa Maria do Espinhal na Ordem de Christo, a quem chamarao de alcunha o Barbarrao, fuccedeo na Cafa a seu pay, e soy Senhor de Eixo, e Requeixo, &c. a quem o Conde de Odemira demandou sobre as ditas terras, o que já fora ventilado com seu pay, como resere Cabedo, Parte 2. Deci/ao 37, sendo o sundamento do Author Dom Sancho de Noronha, IV. Conde de Odemira, de quem fizemos menção a pag. 568 do Tomo IX., porque as ditas terras forao doadas à Casa de Bragança, e que o Duque Dom Fernando I. do nome, com a Duqueza Dona Joanna de Castro, dellas sizerao Doação ao Senhor Dom Affonso, Conde de Faro, como se disse a pag. 182 do Tomo IX., visavô do Author, por quem se deu a sentença pelos annos de 1560; a qual elle, nem seu filho D. Assonso, V. Conde de Odemira, tirou, por morrer na batalha de Alcacer no anno de 1578: pelo que ElRey D. Henrique mandou meter de posse a Condessa viuva de Odemira D. Violante de Castro, como Tutora de seu filho Dom Sancho de Noronha, VI. Conde de Odemira, a quem ElRey D. Filippe II. confirmou por Carta de 18 de Março de 1596.

Casou Diogo Lopes de Sousa duas vezes, a primeira com sua prima D. Catharina de Mendoça, filha de Francisco Correa, Senhor de Bellas; e a segunda com D. Margarida de Castro, que depois soy mulher

de Joao Mendes de Menezes e Sylva, e era filha de Martim Soares de Alarcao, e de sua mulher D. Violante Henriques, e de nenhuma teve filhos.

14 Manoel de Sousa, que servio de Moço

Fidalgo a ElRey D. João III., e morreo moço.

14 PEDRO DE SOUSA, que foy Religioso da Ordem de S. Francisco.

- 14 VICENTE DE SOUSA, succedeo na Casa a seu irmao Diogo Lopes de Sousa, e continuou a demanda sobre os Senhorois de Eixo, Requeixo, &c. e ficou vencido. ElRey D. Sebastiao em 23 de Novembro de 1563 lhe fez merce de certa tença, em quanto nao entrava em Commenda; e depois teve a de Nossa Senhora de Espinhel junto a Agueda na Ordem de Christo. Nas alterações do Reyno teve Cartas de Castella com promessas, que regeitou; porque foy Fidalgo isento, muy cortezao, e com grande brio, e viveo retirado da Corte. Morreo a 6 de Outubro de 1606, e deixou a sua fazenda com a Capella mór de S. Domingos de Aveiro a Diogo Lopes de Sousa, II. Conde de Miranda. Havia sido desposado com sua prima Dona Joanna de Mendoça, filha de Francisco Correa, Senhor de Bellas, e de sua mulher D. Anna de Mendoça, o que nao teve effeito, e ella tomou o habito no Mosteiro de Santa Clara de Lisboa; depois casou elle com D. Isabel Henriques, fem fuccellao.
- o Vice-Rey D. Pedro Mascarenhas no anno de 1554.

  ANDRE

de Villarinho no Arcebispado de Braga, e tambem de Requeixo, e Oeis; nao foy Sacerdote, porque perdeo a mao direita de hum desastre. Teve bastardo a Diogo Lopes de Sousa, que passou à India, e havendo casado, nao conserva successão.

com Ruy Pereira de Miranda, Senhor de Carvalhaes, &c. de quem foy primeira mulher, e nao tiverao fuccessao. Jaz na Capella mór de S. Domingos de Aveiro, que ella dotou.

#### CAPITULO XXII.

De Christovao de Sousa.

Is Issemos no Capitulo VIII., que entre os filhos de Diogo Lopes de Sousa, Mordomo mór, e de sua segunda mulher, fora Christovao de Sousa o terceiro; e vendo-se com as obrigações do seu nascimento, determinou ir à India, o que sez no tempo del Rey D. Manoel, e lá servio com reputação, donde voltando, tornou lá no anno de 1522 com D. Pedro de Castellobranco, despachado com a Capitanía de Chaul, em que logo entrou. Nas desavenças de Pedro Mascarenhas seguio a sua parte, sendo seu Procurador contra Lopo Vaz de Sampayo, e desgostado com elle, havendolhe succedido.

dido no governo da Capitanía Francisco Pereira de Berredo, voltou para o Reyno no anno de 1528. El-Rey lhe mandou satisfazer o seu casamento, e no anno de 1539 se acha nos livros, cobrando a moradia de tres mil e oitocentos, que he a ordinaria dos Fi-

dalgos desta Casa.

No anno de 1540 o mandou ElRey D. Joao III. por seu Embaixador a Roma ao Papa Paulo III., occasiao em que os negocios requeriao hum Ministro de talento, que os podesse manejar; o que elle fez com grande prudencia, alcançando o Arcebispado de Braga para o Senhor D. Duarte, filho do mesmo Rey. É porque o Papa deu o Capello de Cardeal a D. Miguel da Sylva, que estava em desgraça delRey, e havia passado a Roma sem sua licença, o Embaixador largou a Corte, e voltou para Portugal, fendo aquellas desconfianças muy disputadas; de sorte, que poderiao chegar a mais, se nao fora a mediação de Santo Ignacio de Loyola, e do Emperador Carlos V.: e havendo fervido na Embaixada com satisfação delRey, foy tao pouco venturoso, que nao teve premio. A ultima noticia, que temos fua, he a de ser no anno de 1550 Cavalleiro do Confelho, de que vencia moradia de cinco mil reis. Casou com D. Guiomar de Castro, filha de seu primo Ayres de Sousa, Commendador da Alcaçova de Santarem da Ordem de Aviz, e de D. Violante de Mendoça sua mulher; e por este casamento teve alguma sarenda em Santarem, onde viveo, e teve os filhos feguintes: AYRES

passous A que no anno de 1560 passou a servir à India, onde casou com D. Isabel, filha de Simao da Cunha, Cidadao, e morador em Goa, e de Dona Jeronyma Pereira sua mulher, de quem nao teve filhos; e soy morto em hum combate.

14 Ruy Dias de Sousa, passou com seu irmao à India no anno de 1560, e lá soy morto em hum combate em companhia dos Capitaens D. Gonçalo de Menezes, e D. Jeronymo Mascarenhas, havendo

sido casado, e sem successão.

14 LOPO DE SOUSA, que morreo moço.

14 THOMAS DE SOUSA,

14 JERONYMO DE SOUSA, que ambos passarao à India, e morrerao no referido combate com seu irmao.

14 D. FILIPPA DE CASTRO, Dama da Rainha D. Catharina, casou com Dom Antonio Pereira, filho quinto dos II. Condes da Feira D. Manoel Pereira, e sua segunda mulher D. Francisca Henriques: foy Commendador de Cucujaens; e tiverao a fuccessão, que deixámos escrita dos filhos seguintes: = 15 D. Manoel Pereira. = 15 D. Martinho Pereira, que servio em Africa. = 15 D. Fran-CISCO LUIZ PEREIRA, que morreo sem geração. = 15 D. CHRISTOVAO DE SOUSA, que foy Religioso da Companhia. = 15 D. Guiomar de Castro cafou com Lourenço Guedes, Senhor de Murça, de quem nasceo = 16 D. Filippa Guedes, Senhora de Murça, que foy herdeira, como dissemos apag.511. Tom. XII. Aaaa CA-

#### CAPITULO XXIII.

De Lopo de Sousa, Commendador da Alcaçova de Santarem.

12 NO Capitulo VII. dissemos, que fora fi-lho do Mordomo mór Alvaro de Sousa Lopo de Sousa. Foy Commendador das Commendas de Santa Maria da Alcaçova de Santarem, de Alcanhoens, e de Alcanede, todas da Ordem de Aviz. Vivia no reynado del Rey D. Affonso V.; porque pelos annos de 1469 era já accrescentado a Escudeiro Fidalgo; e no delRey D. João II. já era accrescentado a Cavalleiro. Este Rey lhe sez certa merce a 13 de Junho de 1486, e no anno seguinte do privilegio para os feus cafeiros. Alcançou o reynado del-Rey D. Manoel, e foy do seu Conselho; e no anno de 1518, como era muy velho, foy aposentado com a moradia de cinco mil reis de Cavalleiro. Não cafou, por fer já de muy larga idade, quando chegou a dispensa para os Commendadores poderem casar. Houve em Maria Leitao estes filhos

13 AYRES DE SOUSA, de quem se fará menseção no Capitulo XXIV.

13 RUY DIAS DE SOUSA, Capitulo XXIX.

D. Joao II. legitimou no anno de 1494, como se vê

no livro das legitimações pag. 140. Casou com D. Rodrigo de Sousa, Capitao de Alcacere, como se dirá adiante.

#### CAPITULO XXIV.

De Ayres de Sousa, Commendador da Alcaçova de Santarem.

Casa, e Commendas Ayres de Sousa, e foy Commendador da Alcaçova de Santarem, Alcanhoens, e Alcanede; servio na guerra de Africa, pelo que ElRey D. Manoel lhe havia feito merce de huma tença no anno de 1511: foy legitimado, o que consta do livro 3. do dito Rey pag. 93. ElRey D. Joao III. estando em Almeirim em Março de 1528 lhe confirmou a merce, que seu pay tivera da Coroa: no referido anno já vencia a moradia de Conselheiro, como tivera seu pay.

Determinou o dito Rey largar as Praças de Çafim, e Azamor, em Africa, e confultando a Ayres de Soufa, como do feu Confelho, feguindo o voto do Infante D. Luiz, foy de contrario parecer. No anno de 1522, fendo eleito o Papa Adriano VI., El-Rey lhe mandou por Ayres de Soufa dar os parabens da fua exaltação à Cadeira de S. Pedro, que fe achava em Barcelona, e tratar com elle negocios de im-

Tomo XII. Aaaa ii por-

portancia. Casou com D. Violante de Mendoça, filha de Joao de Mendoça, Alcaide mór de Chaves, e de sua mulher D. Filippa de Mello; e tiverao os silhos seguintes:

14 FRANCISCO DE SOUSA, Capitulo XXV.

14 MANOEL DE SousA, Religioso da Ordem

dos Prégadores.

Commendas por seu sousa, succedeo na Casa, e Commendas por seu sobrinho entrar na Companhia, como logo diremos. Casou com D. Joanna de Brito, filha de Pedro Carvalho, Provedor das obras do Paço, do Conselho delRey D. Joao III., e Védor da Casa da Princeza D. Joanna; e de sua mulher D. Maria Brandao, de quem nao teve successão. Casou segunda vez com Madame Estefania de Maillet, Dama da Infanta D. Maria, irmãa do dito Rey, de quem tambem nao teve successão.

14 Lopo de Sousa, de quem se tratará no Ca-

pitulo XXVI.

- de Moço Fidalgo, tomou a roupeta da Companhia no anno de 1545, e foy Reytor do Collegio de Coimbra.
- 14 D. GUIOMAR DE CASTRO, que casou com Christovas de Sousa, como dissemos no Capitulo XXII.
- 14 D. Joanna de Mendoça casou com Antonio de Saldanha, Commendador de Casevel, ¿. I.
  - 14 D. Isabel de Mendoça casou com Dio-

go Lopes de Sousa, Capitao de Dio, de quem tratá-

mos no Capitulo VII.

14 D. Anna de Mendoça casou com Francisco de Sá de Menezes, I. Conde de Matosinhos, Camereiro mór delRey D. Sebastiao, e soy sua primeira mulher, sem successão.

DE MENDOÇA, Religiosas da Ordem do Patriarca S. Domingos no Convento das Dónas de Santarem.

14 D. FILIPPA DE MENDOÇA, Religiosa no

Mosteiro de Santos de Lisboa.

### §. I.

14 D. Joanna de Mendoça casou com Antonio de Saldanha, Commendador de Casevel na Ordem de Christo, o qual passou à India por Commandante de tres Naos no anno de 1503, para com aquella Armada andar na boca do mar Roxo; voltou ao Reyno por Capitao de huma Nao em companhia de Lopo Soares de Albergaria. No anno de 1505 voltou à India, despachado com a Capitanía de Sofalla: foy hum dos Capitaens, que ajudarao a ganhar a Fortaleza de Benestarií ao Grande Assonso de Albuquerque. Depois voltou à India por Capitao mór da Armada do mar Roxo; e tendo occupado aquelle posto, passou ao Reyno por Capitao mór das Naos da carreira no anno de 1521; de forte, que cinco vezes passou à India. Delle tomou o nome a Aguada

Aguada de Saldanha. Achou-se na tomada de Mamora com Dom Antonio de Noronha. Ultimamente foy General da Armada, que ElRey D. Joao III. mandou em foccorro ao Emperador Carlos V. para a empreza de Tunes, em que embarcou o Infante D. Luiz. Foy Fidalgo de grandes serviços, e merecimentos. Desta uniao nascerao os filhos seguintes: = \* 15 DIOGO DE SALDANHA, com quem se continúa. = 15 Affonso de Saldanha, que morreo fem successão. = \* 15 Ayres de Saldanha, de quem adiante se tratará. = 15 Antonio de Sal-DANHA, que foy Religioso de S. Francisco da Provincia da Arrabida, pessoa em quem concorrerao letras, e virtudes. = 15 GARCIA FERNANDES DE SALDANHA, que servio na India; voltou ao Reyno, e passando segunda vez àquelle Estado, morreo na viagem. = 15 Christovao de Bobadilha, que foy morto na batalha de Alcacer. 

15 VICENTE DE BOBADILHA, que morreo servindo na India. : 15 MANOEL DE SALDANHA, que tambem servio na India, donde casou a primeira vez com D. Anna da Cunha, sem successão; e segunda vez com D. Catharina Pereira, etiverao = 16 Antonio de Sal-DANHA, que morreo sem estado. = 16 MANOEL DE Saldanha, que depois de servir no Paço a ElRey D. Filippe II., e ter sido Fronteiro em Tangere, tomou o habito de Carmelita Descalço na Provincia de Castella a Velha, = 16 e a D. MARIA DE MEN-Doça, que foy Freira nas Dónas de Santarem. = 15 JOAO

15 JOAO DE SALDANHA, que casou com D. Maria de Noronha, filha de Fernando Telles, VII. Senhor de Unhao, como se disse a pag. 366 do Tomo V. = 15 D. MARIA DE MENDOÇA cafou com D. Antonio de Almeida, Védor da Cafa da Rainha Dona Catharina, de quem nao teve successão. = 15 D. VIOLANTE, e D. Anna de Mendoça, Religiosas nas Dónas de Santarem.

\* 15 DIOGO DE SALDANHA, succedeo na Casa a seu pay, foy Commendador de Casevel; e havendo casado com D. Ignez de Tavora, filha de Ruy Lourenço de Tavora, Trinchante delRey D. João III., e de sua mulher D. Joanna da Cunha, e tendo fuccessão, tomou o habito da Ordem dos Prégadores, e jaz na Capella mór do Convento de S. Domingos, enterro da fua Cafa, e a fua descendencia deixámos referida no Capitulo I. ¿. III. Parte III. do

Livro XIII. pag. 99.

\* 15 AYRES DE SALDANHA, filho terceiro de Antonio de Saldanha, foy Commendador da Sabacheira na Ordem de Christo; servio na India, e foy Capitao de Malaca; e voltando ao Reyno, foy depois Governador, e Capitao General da Praça de Tangere, onde chegou a 17 de Janeiro de 1591, em Tangere, pag 91. que mostrou prudencia, e cuidado; e ultimamente foy Vice-Rey da India, e foy o XVIII., que occupou este grande posto: partio para o Estado no anno Asia Portugueza, tom. de 1600, e voltando para o Reyno, depois de ter 3º governado com desinteresse, morreo na altura das

Ilhas

Ilhas Terceiras no anno de 1604, e o seu cadaver foy depositado na Sé de Angra. Casou com D. Joanna de Albuquerque, filha de D. Manoel de Moura, Padroeiro da Capella mór de S. Joao da Praça, e de D. Isabel de Albuquerque sua mulher; e tiverao os silhos, que se seguem: = 16 Antonio de Salda-NHA, que succedeo na Casa, e casou com D. Joanna da Sylva, como se disse a pag. 353 do Tomo V. = 16 Manoel de Saldanha, que passando a servir à India, morreo na viagem. = \* 16 Diogo de Sal-DANHA, de quem logo se tratará. = 16 D. Isabel DE ALBUQUERQUE, que casou com Simao Gonçalves da Camera, Senhor da Ilha Deserta, que faleceo a 14 de Outubro de 1619, e teve = 17 a Fran-CISCO GONÇALVES DA CAMERA, de quem tratámos a pag. 702 do Tomo XI. = \* 17 D. VIOLANTE DE Albuquer que, que casou com Martim Correa da Sylva, de quem faremos adiante menção. = 17 D. MARIA, Religiosa em Santa Martha de Lisboa, e D. JOANNA, sem estado.

\* 16 Diogo de Saldanha, foy Commendador de Villa de Rey na Ordem de Christo, que servio em Tangere no tempo que seu pay governou aquella Praça. Casou com D. Anna Lobo, filha de Manoel de Mesquita, e de D. Guiomar Lobo; e teve estes filhos = 17 Antonio de Saldanha, que morreo sendo Capitas de Infantaria. = 17 Sancho Dias de Saldanha, que se achou na Acclamaças del-Rey D. Joas IV., a quem servio na Provincia de Alen-

Alentejo, e foy morto, sendo Capitao de Cavallos, em hum choque com os Castelhanos no anno de 1652, havendo sido casado com D. Marianna Cabral, silha de Diogo Fernandes Salema, Corregedor do Crime da Corte, e de D. Luiza Cabral, de quem nao teve successão. 

17 D. Margarida de Albuquer Quer Que casou com D. Agostinho Manoel, como se disse a pag. 219 do Tomo IX., e segunda vez com D. Manoel Rolim, XV. Senhor da Azambuja, de quem tambem nao teve successão. 

17 D. Angela, Freira na Annunciada de Lisboa. 

17 D. Angela, Freira na Annunciada de Lisboa. 

17 D. Angela, e D. Guiomar, em Santa Clara da mesma Cidade.

17 D. VIOLANTE DE ALBUQUERQUE casou com Martin Correa da Sylva, Commendador de Santiago de Penamayor na Ordem de Christo, Alcaide mór de Tavira: servio em Mazagao governando seu pay; e teve os filhos seguintes: = 18 Hen-RIQUE CORREA, que lhe succedeo na Casa, foy Alcaide mór de Tavira: morreo sem successão, havendo casado com D. Angela de Mello, como se disse a pag. 771 do Tomo XI. = 18 SIMAO CORREA DA SYLVA, Conde da Castanheira, do Conselho de Estado, &c. que morreo a 22 de Novembro de 1710. Casou com D. Anna de Lima e Ataide, VII. Condessa da Castanheira, e Senhora de Castro-Dairo, &c. que morreo a 4 de Março de 1704, e nao tiverao fuccessão, como se disse a pag. 539 do Tomo II. = 18 FRANCISCO CORREA DA SYLVA, que depois de Tom. XII. Bbbb fervir

fervir na guerra contra Castella, soy General das Frotas do Brasil, e morreo assogado na entrada da Bahia de Todos os Santos, por naustragar a sua Nao, em que pereceo quasi toda a guarnição. Teve illegitima a D. Francisca da Sylva, Freira em Odivellas. 

18 Antonio Correa, que soy Monge da Ordem de Cister. 

18 D. Isabel de Albuquerque, que casou com Manoel da Cunha, Senhor do Morgado de Payo Pires; e a sua successão escrevemos a pag. 624 do Tomo XI. 

18 D. Antonia Mauricia da Sylva casou com D. João Rolim de Moura, XVII. Senhor da Azambuja, pag. 749 do dito Tomo.

#### CAPITULO XXV.

De Francisco de Sousa, Commendador da Alcaçova de Santarem.

It Poy primeiro filho de Ayres de Sousa, e de sua mulher D. Violante de Mendoça, Francisco de Sousa, e succedeo na sua Casa: soy Commendador das Commendas da Alcaçova de Santarem, Alcanhoens, e Alcanede. No anno de 1528 vencia com seus irmaos moradia de Moço Fidalgo; e no seguinte já se achava accrescentado a Escudeiro; e no de 1539 vencia tres mil e oitocentos de moradia

de Cavalleiro. Foy do Confelho delRey D. Joao III. Casou com D. Filippa Henriques, filha de D. Lopo de Almeida, Capitao de Sosalla, Védor da Casa da Princeza D. Joanna; e de sua mulher Dona Antonia Henriques; e tiverao os filhos seguintes:

15 Avres de Sousa, que havendo succedido na Casa, e Commendas a seu pay, com singular resolução deixou tudo pela roupeta de Santo Ignacio.

15 D. VIOLANTE DE MENDOÇA, Freira em

Faro.

15 D. Antonia Henriques, Dama da Infanta D. Maria, casou com Dom Duarte de Menezes, Senhor do Prazo de Alcanhoens. Achou-se na batalha de Alcacer no anno de 1578, em que soy cativo; e sendo resgatado no numero dos oitenta Fidalgos, voltou ao Reyno; e tiveras os silhos seguintes:

da fua Casa, e Commendador na Ordem de Christo; e havendo casado duas vezes, a primeira com Dona Maria de Mendoça, filha de D. Simao de Menezes, Commendador de Penamacor, e de sua mulher D. Leonor de Mendoça; e a segunda vez com D. Anna de Mendoça, filha de D. Francisco de Sousa, Senhor da Quinta de Calhariz, Governador, e Capitao General da Ilha da Madeira, e de sua mulher D. Violante Henriques; e de nenhuma teve successão.

16 D. Francisco de Menezes, sendo moço tomou o habito de Religioso de S. Francisco da Provincia da Arrabida em S. Joseph, donde nao po-

Tom. XII. Bbbb ii dendo

dendo o debil da sua natureza com vida tao rigorosa, e penitente, foy preciso nao continuar. Foy Collegial do Collegio de S. Pedro de Coimbra, Doutor em Canones, em que entrou no anno de 1604, Chantre da Sé do Porto, Deputado do Santo Officioem Coimbra, de que tomou posse a 22 de Novembro de 1607; e depois Inquisidor da mesma Inquisição, em que entrou a 8 de Outubro de 1611, e foypromovido para a de Lisboa a 9 de Agosto de 1617. Foy Reytor da Universidade de Coimbra; e no anno de 1618 nomeado Bispo de Leiria, de que foy promovido para a Diocesi do Algarve no anno de 1627, onde faleceo no de 1634. Jaz em Santarem. Em muitas memorias achámos fóra eleito Arcebispo de Evora.

D. Joao de Menezes, que tendo passado. por duas vezes por Capitao à India, morreo sem estado.

D. Luiz de Menezes, que passou a servir à India, e foy Capitao mór de diversas Armadas; e voltando para o Reyno, o era da viagem. Morreo em Lisboa, havendo cafado na India com Dona Urfula Pereira, de quem não teve filhos.

16 D. FILIPPA HENRIQUES casou com D. Fernando de Menezes, Senhor do Prazo do Louriçal,

de quem foy segunda mulher, sem successão.

#### CAPITULO XXVI.

# De Lopo de Sousa, Cemmendador de Rio. Mayor.

O Capitulo XXIV. dissemos, que nascera quarto filho de Ayres de Sousa Lopo de Sousa, que seguindo as obrigações do seu nascimento, servio a ElRey D. Joao III. de Moço Fidalgo. Foy Commendador de Rio Mayor, Alpedoens, e Arruda, na Ordem de Aviz. Acompanhou a ElRey D. Sebastiao na inselice jornada de Africa, e morreo na batalha de Alcacer no anno de 1578. Casou com D. Joanna de Castro, filha de Antonio Pires do Canto, Commendador de Azere na Ordem de Christo, e de sua mulher D. Catharina de Castro; e tiverao os filhos, que se seguem:

15 AYRES DE SOUSA DE CASTRO, Capitulo

XXVII.

15 PEDRO DE Sousa, que morreo moço.

15 Manoel de Sousa, que servio huma Commenda em Tangere: morreo sem successão, tendo casado com D. Maria de Carvalho.

15 MATHIAS DE Sousa, que soy Religioso

Eremita de Santo Agostinho.

15 D. VIOLANTE, e D. CATHARINA, Freiras mas Dónas de Santarem.

15 D. ARCHANGELA DE MENDOÇA, que casou com Gomes Borges de Castro, Senhor da Quinta do Colmieiro junto a Santarem, Commendador dos Collos, e de Alvallade, na Ordem de Santiago, que morreo no anno de 1607, e jaz com a dita sua mulher, que foy a segunda, no Convento de S. Francisco de Santarem; e tiverao = \* 16 Diogo Bor-GES DE CASTRO, adiante. = 16 DUARTE BORGES DE CASTRO, e D. VIOLANTE, que morreo de curta idade. = \* 16 Diogo Borges de Castro, foy Senhor da Quinta do Colmieiro. Casou com D. Maria de Menezes, filha de D. Francisco Tello de Menezes, de quem teve = 17 Gomes Borges de CASTRO, que morreo sem estado. = 17 D. Fran-CISCA DE MENEZES, que casou com Antonio Ribeiro de Barros.

#### CAPITULO XXVII.

De Ayres de Sousa de Castro, Commendador de Rio Mayor, &c.

Oy successor de Lopo de Sousa seu filho primogenito Ayres de Sousa de Castro; e assim lhe succedeo na Casa, e Commendas de Rio Mayor, Alpedoens, e Arruda, na Ordem de Aviz. Casou com D. Leonor Manrique, silha de Manoel da Sylva, Commendador de Castelejo na Ordem de Chris-

Christo, que seguindo o partido do Prior do Crato, nas alterações do Reyno, lhe deu o titulo de Conde de Torres-Vedras, e o sez Governador, e Capitao General das Ilhas dos Açores; donde depois de varios successos, o Marquez de Santa Cruz se sez Salazar de Castro, Historia da Casa de Sylnhor da Ilha Terceira; e este Fidalgo sendo prezo, za, tom. 2. pag. 754. foy degollado a 13 de Agosto de 1583, sendo casado com D. Maria de Vilhena, filha de Ruy Telles de Menezes, Alcaide môr da Covilhãa, e de sua mulher Dona Leonor Manrique; e desta referida uniao nascerao os filhos seguintes:

16 Lopo de Sousa de Castro, que embarcando na Armada, que foy à restauração da Bahia no anno de 1625, lá morreo moço sem estado.

16 PEDRO DE SOUSA DE CASTRO, que oc-

cupará o Capitulo XXVIII.

16 MANOEL DE SOUSA, Religioso no Convento de Thomar, da Ordem Militar de Christo.

16 Manoel de Sousa, outro, que morreo

moço.

- 16 JERONYMO DE SOUSA, passou a servir à India no anno de 1634 com o Capitao mór Jeronymo de Saldanha; depois sendo já Vice-Rey o Conde de Aveiras, morreo no assalto de Nibumgo, sendo Capitao daquella acçao Joao Alvares Bertao, que tambem nella acabou, e General de Ceilao D. Filippe Mascarenhas.
- 16 D. Maria, e D. Joanna, Religiosas nas Dónas de Santarem.

D.

16 D. MARIANNA, Religiosa na Madre de Deos de Lisboa.

16 D. VIOLANTE DE MENDOÇA, que casou com Affonso de Torres, Commendador de Montemór o Novo na Ordem de Christo, insigne Genealogico, de quem fizemos menção no numero 54 pag-LXXI do Apparato, e foy fua terceira mulher, de quem teve = 17 D. Leonor Manrique, que casou com Francisco de Mello e Torres, I. Conde da Ponte, por Carta passada a 16 de Mayo de 1661, e depois I. Marquez de Sande, de que tirou Carta, passada a 15 de Abril de 1662, do Conselho de Estado, e Guerra, Senhor das Villas de Sande, e Ponte, Commendador de S. Salvador de Fornellos, de Santiago de Grilha, e outras na Ordem de Christo, Alcaide mór de Terena. Servio na guerra com reputação, e foy General da Artilharia da Provincia de Alentejo, Varao grande, em quem concorreo valor, sciencia, e hum sublime talento, excellente politico, e ornado de grandes partes. Foy Embaixador Extraordinario a Inglaterra, e por Conductor da Rainha D. Catharina, Infanta de Portugal, quando casou com ElRey Carlos II. no anno de 1662, cujo Tratado correo pelo Marquez, como tambem o da Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya, quando no anno de 1666 casou com ElRey D. Affonso VI. Morreo infelizmente, sendo morto por erro, a 7 de

Dezembro de 1667; e tiverao os filhos seguintes: = 17 GARCIA DE MELLO E TORRES, II. Conde da

Ponte,

Torre do Tomb. Chancellaria del Rey D. Affonto VI. liv. 24 pag. 154. Dita Chancellaria, liv. 27, pag. 280.

Ponte, de quem tratámos a pag. 579 do Tomo X. = 17 D. MAGDALENA DE MENDOÇA, que casou com Luiz de Saldanha da Gama, Senhor de Assequins, como se disse a pag. 360 do Tomo V. = 17 D. Maria Violante, Religiosa no Mosteiro da Esperança de Lisboa. E sicando viuva D. Violante, casou segunda vez com Luiz de Saldanha, como se dirá adiante.

#### CAPITULO XXVIII.

De Pedro de Sousa de Castro.

Por morte de Lopo de Sousa seu irmao succedeo na sua Casa Pedro de Sousa de Castro, e soy Commendador de Rio Mayor, Alpedoens, e Arruda, na Ordem de Aviz, e veyo tambem a ser herdeiro da fazenda de seu avô materno. Casou com D. Marianna de Noronha, silha de Francisco de Sousa, Copeiro mór dos Reys Dom Henrique, D. Filippe II., e D. Filippe III., Alcaide mór da Guarda, e de sua segunda mulher D. Antonia de Noronha; e tiverao

- \* 17 Ayres de Sousa de Castro, adiante.
  - 17 FRANCISCO DE Sousa, que morreo moço.
- 17 D. Antonio de Noronha, de quem nao sabemos estado.
  - \* 17 Ayres de Sousa de Castro, succedeo Tom. XII. Cccc na

na Casa, e soy Commendador das Commendas de Rio Mayor, e Alpedoens, na Ordem de Aviz, &c. e casou com D. Maria de Lencastre, de quem nao teve successão, como dissemos a pag. 245 do Tomo IX.; e nelle se acabou esta linha de Sousas. Teve illegitimos

18 PEDRO DE Sousa, que morreo na India.

18 AYRES DE SOUSA DE CASTRO, que depois de ter servido na India, voltou ao Reyno, e foy Capitao de Cavallos na Provincia de Alentejo; e morreo no sitio de Valença de Alcantara do tiro de huma bala de artilharia no anno de 1705.

#### CAPITULO XXIX.

### De Ruy Dias de Sousa.

do filho do Commendador Lopo de Soufa Ruy Dias de Soufa, a quem os Nobiliarios dao a conhecer com a alcunha de Cid. ElRey Dom Manoel o legitimou no anno de 1511: passou a servir à Africa, e se achou com Dom Joao Coutinho no sitio de Arzila no anno de 1516, e nelle defendeo com grande valor a estancia, que lhe sora encarregada. Servio tambem em Arzila, e se achou com hum, e outro D. Joao de Menezes nas facções, que emprenderao; depois soy Capitao da mesma

mesma Praça, onde o matarao os Mouros em huma entrada, que fez nas suas terras pelos annos de 1522. Casou com Dona Guiomar Coutinho, à qual estando viuva fez ElRey D. Joao III. merce de quarenta mil reis em 19 de Agosto de 1522, para ajuda de meter huma filha Freira. Era filha de Jorge de Mello, Alcaide mor de Pavía, e Redondo, e de sua mulher D. Branca Coutinho, filha de Vasco Fernandes Coutinho, e de sua mulher D. Maria de Lima, filha do I. Visconde de Villa-Nova da Cerveira; e tiverao os

filhos seguintes:

14 AYRES DE SOUSA COUTINHO, que lhe succedeo, pelos annos de 1528 fervia de Moço Fidalgo a ElRey D. Joao III., e já no anno de 1539 estava accrescentado ao foro de Cavalleiro com tres mil e oitocentos de moradia. Foy Commendador de Izeda na Ordem de Christo, e Porteiro mór do Principe D. Joao. Casou com D. Guiomar de Lima, filha de Jorge da Sylveira, e de sua segunda mulher D. Filippa de Lima, filha de D. Alvaro de Lima, Monteiro mór do Reyno em tempo delRey D. Manoel, de quem nao teve successao; e casou segunda vez com D. Filippa da Cunha, filha de D. Antonio da Cunha, Senhor de Assentar, &c. e de sua segunda mulher D. Isabel de Abreu, filha de Bartholomeu de Paiva, Guarda-roupa, e Camereiro del Rey Doni Joao III., e de sua mulher Dona Filippa de Abreu, ama do dito Rey, de quem tambem nao teve successaő.

### 592 Historia Genealogica

André Telles de Menezes, Mordomo mór do Infante D. Luiz, Alcaide mór da Covilhãa, Embaixador a ElRey D. Filippe II. de Castella, onde morreo; e a sua successão refere D. Luiz Salazar de Castro.

Historia da Casa de Sylva, tom. 2. pag. 393.

D. MARIA COUTINHO, Dama da Infanta D. Guiomar Coutinho, casou com Braz da Sylva, Commendador de Castelejo na Ordem de Christo, filho terceiro de Joao da Sylva, II. Senhor da Chamusca, e Ulme, e de sua mulher D. Joanna Henriques; e a sua successão se póde ver no referido Salazar de Castro.

Histor. da Casa de Sylva, tom. 2. pag. 752.

Mosteiro das Dónas de Santarem, da Ordem de S. Domingos, onde acabou com opiniao de virtuosa.

14 N.N... tambem Freiras.

# TABOA XXIV.

#### GENEALOGIA DA CASA REAL DE PORTUGAL.

Affonso D niz, filho illegitimo del Rey Dom Af-VI fonto III. havido em Marianna Pires da Enxara. Taboa I.

Calou com Dona Mayor Caltelhana.

Casou com D. Maria Paes Ribeira, filha de Pedro Annes de Aboim, Senhor de Portel, Leiria, e Cintra, e de sua mulher D. Constança Mendes de Sousa.

VII

Dom Pedro Affonso de Sousa, Rico-homem no anno de 1337. Casou com D. Elvira Annes, filha de D. João Pires de Noboa. Taboa XXIIII.

D. Rodrigo Affonso de Sousa, Rico-homem no anno de 1365, Senhor de Arrayolos, e Pavis. Calou com D. Violante Ponce, filha de D. Martim Annes de Briteiros. S.G. Houve em D. Constança Gil

D. Diogo Affonso de Souta. Taboa XXI.

D. Garcia Mendes de Soufa. Prior da Alcacova de Santarem, 🚜 S. G.

Ayres Rodri-

gues de Sou-

la, A S. G.

D. Gonçalo Mendes de Soula, & S.G.

VIII

Ruy de Soufa, Alcaide mor de Marvao, passou à Africa no anno de 1415. Casou com D. Joanna, ou Maria Ribeira, filha de Gonçalo Ribeiro.

Gonçalo Rodrigues de Soufa, legitimado em 12 de Março de 1370,

Senhor de Portel, e Matra, Alcaide mor, e Senhor de Mongaras.

Fernao Gonçalves de Soufa, fervio em Caltella, \*

Luiz de Soufa . Cavalleiro da Ordem de Christo, \* S. G.

Fernaó Gonçalves de Sousa, Senhor de Vilhalva, Villa-Ruiva, Aboim, Castro-Dairo,

Alcaide mor de Portel, &cc. Cafou com Dona Tereja de Meira, irmaa de Fernao Gon-

N. . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . de Soula, Freiras em Castella.

X

IX

Gonçalo Rodrigues de Sousa, Capitao dos Ginetes delRey D. Affonso V., Alcaide mór de Portalegre, Commendador de Niza, Idanna, Aspalhao, e Montaivao na Ordem de Chritto. Achou-se em Africa no anno de 1435. Não calou por ser Commendador.

XI

em Elvira de Viveiros.

Ruy de Sousa, illegitimo. Ca- Luiz de Sousa, illegitimo, Alcaide mór de Diogo de Sousa, Jorge de Alvaro de Dona Isabel de Sousa, legitimada no D. Catharina de Sousa, illegitima, Margarida de Sousa, illegitima, Margarida de Sousa, illegitima, Margarida de Sousa, illegitima de Sousa, fou com Leonor da Guerra, Marvao, Fronteiro mor da Beira, Caveiro illegitimo, Coma Soula, il. Soula, the natural de Leina. S. G. Teve da Ordem de Christo, Ayo JelRey D. Ma- mendador da Ida- legitimo, menino. noel. Teve em Violante Rodrigues

nha, nao calou. . . S. G.

anno de 1460, havida em Catharina fa, illegitima, mue havida em Catharina Cafada. Gonçalves. Cafou com Pedro de Ta- lher de João Tavares Catou com Ruy Vaz de Sequeivares. Alcaide mor de l'ortalegre.

ra, e depois com Alvaro Barreto.

giuma, calou com Alvaro Mendes Cerveira, depois foy Freira

XII

Goncalo de Soufa. legitimado no anno de 1505.

Mouros.

Simao de Sou- D. Maria de Sousa, illefervio na India da Infanta Dona Brites. onde \* pelei- Calou com Pedro Gojando com os mes de Avelar de Same payo.

Ruy de Sou- Duarte de Sousa, illegitimo. Casou com Isabel de fa , illegitte Ignez Tevares , filha de Luiz Tavares. E Soufa, mo, \*S.G. 11, com Constança de Almeida.

XIII

J. Antonio de Sousa, fervio na India, e i pelejando com os Mouros S. G.

1. Simaó de Soufa, foy Frade.

11. Diogo de Soufa, servio em Africa, A pelejando com os Mouros. S. G.

Braz de Sou-Francisco de Soula. fa, # S. G. rk S. G.

Isabel de Sousa. \* jem ellado.

Francisca de Sousa, \* fem estado.

Francisco de Sousa, bastardo, havido em Filippa Bernardes, passou à india no anno de 1583, # S.G.

# TABOA XXV.

#### GENEALOGIA DA CASA REAL DE PORTUGAL.

Dom Diogo Affanso de Sousa, filho terceiro de Affanso Diniz, Taboa XXIV. foy Senhor da Povoa, de Mafra, Ericeira, e Lo-Nara dos Cavalleiros, &c. \* a 18 de Novembro de 1341.

Casou com Dona Violante Lopes Pacheco, filha de Lopo Fernandes Pacheco, Senhor de Ferreira de Aves.

Alvaro Dias de Sousa, Rico-homem, Senhor da Povoa, &c. Catou com D. Maria Telles de Menezes, filha de Marum Affonso Telles de Menezes.

Lopo Dias de Soufa, Rico-homem, Alcaide mór de Chaves, \* pelos annos de 1377. Casou com D. Beltes. S.G.

Dona Branca de Soula, # fem efkado.

D. Lopo Dias de Sousa, Mestre da Ordem de Christo, Senhor de Masra, Ericeira, Linhares , &c. # a 9 de Fevereiro de 1435. Teve em Maria Ribeira , mulher nobre, que alguns affirmao recebera com dispensa do Papa.

Lopo Dias de Diogo Lopes de Soufa, legitimado a 3 de Janeiro de 1398, Ruy Dias D. Leonor Lopes de Soufa, legitimada em 13 de D. Maria de Soufa, legitimada em 13 de D. Maria de Soufa, ille- D. Aldonça de Soufa, ille- D. Aldonça de Soufa, ille- D. Branca de Soufa, ille-Soula, havi- liavido em Maria it beira, toy Senhor de Miranda, Pode nes, de Soula, Junho de 1304, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 3 de Janeiro de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 4 de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 4 de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 4 de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 4 de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 4 de 1306, havida em Catharina Telles, foy a 4 de 1306 do em Mara &c. Mordomo mor dos Reys Lom Duarte, e D. Affo ilo V. Jem Tan- Senhora de Matra, &c. Calou L. vez com Fernaó em Maria R birra. Citou com 1423 com Ruy Vaiques dro Gomes de Abreu, I. go Lopes Lobo, Senhor de Mon-Ribeira , & Calou I. vez com D. Catharina de Alaide, II. com D. fiabei de gere, S. G. Martins Coutinho , Senhor de Regalados, do de Alvito , Aguar , e forte, e Caltello de Vide , mojo S. G. Cattro, filna de D. Pedro de Cattro, Senhor do Cataval.

WI

THI

IX

XI

XII

XIV

II. com Affonio Vasques de Souia.

Conde de Marialya.

ro, e Pedrogao.

Conscino derRey.

Oriola. Alcaide mor de Marvao.

I. Alvaro de Soufa, Senhor de Miranda, Podentes, 8cc. Alcaide mor de Arronches, Mordomo mor del Rey D. Affon-10 V., e do feu Contelho. Catou I. vez com D. Maria de Cattro, In ha de D. Hernando de Cattro, Governador da Cafa do Intente D. Henrique. II. com Dona Gniomar de Menezes, filha de Ruy Gomes da Sylva, Aleane mor de Campo-Mayor. E III. com D. Itabel da Sylva, como alguns affirmio.

I. Fernao de Sousa, Alcaide mor de Leiria. Casou com D. Isabel de Albuquerque, fiina de Juao Gonçalves Gomide , Senhor de Villa-Verde.

D. Isabel de Sousa e Albuquerque casou com Duarte Galvao, do Conselho delRey D. Joao II. Alcaide mor de Leiria.

1. Dona Maria de Soula calou com D. Telio de Menczes, Senhor de Oliveira,

I. Dona l'abel de Soufa casou com Valeo Martins de Iveiende, Schhor de Santa Cruz, Rege for da juniça de Entre Douro, e Mano.

I. Diogo Lopes de Sousa, o Moço, Senhor de Miranda, Alcaide mor de Arronches, Mordomo mor derRey D. Aff info V. do fed Confeino. Catod pouco antes do anno de 1475 com D. Label de Noronha, filha de Pedro Vaz de Melio, Conde de Atalaya, II. com D. Maria da Sylva, filha de Joan da Syiva, Senhor de Vapos.

I. Lopo de Soufa. Taboa XXVII.

I. Francisco de Soula,

I. Dona Guiomar de Castro, mulher de D. Pedro de Meilo, H. do Conde de Arais ya Pedro Vaz de Meilo, e depois de D. Go. çalo de Castellobranco, Governa-dor da Casa do Civel.

Nicolao de Soufa, que fe tem por illegitimo, havido em Dona Maria da Sylva, mulher Fidalga. Taboa XXXVII.

Triftao de Soufe, havido em a metina De Maria da Syrva-Tabos XXXVII.

André de Sousa, Senhor de Miranda, &c. Alcaide mor de Arronches, do Confelho de Rey D. Manoel # no anno de 1518. Catou com D. Maria Manoel hiha de Alanoel de Mello , Alcaide mor de Elvas.

1. Henrique de Soular Tabsa XXII.

I. D. Catharina de I. D. Joanna de Caf-Cattro catou com tro catou com Gar-Gonçalo Tavares, cia de Mello , Alcai-Sennor de Mira. de mor de Serpa.

Esappa de Ataidel, filha de Christovao Correa, Commendador das Colos. II. com D. Genebra Ribeira,

dia, "

II. Alvaro de Soufa, Senhor de Eixo, e Requeixo; II. Gaspir da &c. Vedor da Rainha D. Catharioa. Catou com D. Sylva, # ter- de Conselho delRey D. Joao III. seu Embaixador a Roma no anno de 1540. Catou com D. Guiomar de Caltro, fisha de Freiras. Ayres de Soufa, Commendador da Alcaçova de Santarem,

Manoel de Soufa, Senhor de Miranda, Al- Alvaro de Sou- D. Brites da Sylcade mor de Arion nes, du Confelho del- fa , tervio em vacatou com l'e-Rey Dom Manuel, C tou com D. Itabel de Africa no anno dro Vaz da Cu-Pava, fina . 1/1 Alvaro da Cata, Arma- de 1529, foy nha, depuis toy dor mor celico, D. Manuel, E.H. com D. Commendador Freira na Modre Brites de Mer cz-s, filma de D. Luiz de Me- na Ordem de de Deos de Litnezes , Alleris mor.

Chr fto.

fisha de Francisco Correa , Senhor de Bellas. II. com D. Margarida de Caitro , filha de D. Marunho Spares de Alarcad S. G.

Diogo Lopes de Soufa, Senhor de \* Z O T Vicente de Soufa, Com-Lourenço de Andre de Sou-D. Catharina Eixo, e Requisso. Catou I. vez o D Catharina de Mendoça, 2 D Christo, \* a 6 de Outu- fou à India larinho, e Rede Ruy Pebrade 1606. Catou com no anno de queixo. D. Habel Henriques, filha 1554, la de Antonio Henriques Efteves da Veiga, S. G.

mendador na Ordem de Soula, pai- fa, Prior de Vi- de Soula, m. Christo, \*\* a 6 de Outu- fou à india lambo, e Re- de Ruy Pe-

reira de Miranda , Senher de Carvalhaes , Scc. D. Mergarida da Ny'va - 14. mulher de D. Phogo de Almerta Freire, Capitao de Goa.

D. Filippa de Caftro, mulher de Antono Pereira.

Thomás de Soufa, Antono de Capenha. S. G., hilha de Garcia de Lapenha. S. G., Ayres de Soufa, paffou à India em 1560, foy Capitao de Dio, A fervino, cafo, com D., flabel da Cunha, filha de Simao da Cunha,

Autre de Soufa, Senhor de Miranda, Polentes, Sec. Alvaro Dias de D. Brites de Sou- Diogo Dias D. Antonia Dona Leonor; D. Maria, Alcaide mor de Arronches Carou com D. Ifabel de Soula, pelloua la carou com fer- de Soula, da Sylva, \* Freira em San- D. Anna, Meliczes, A ianiamento, len io breira na Maire de India no anno nao da Syria, Co- 45. G. D. 15, no anno de 16 (6), era filna de brancheu Lobo, de 1599, e ja men fadur de Al-Alcaide mor de Campo-Mayor, do Comelho deiRey. 4 5. 4.

de virtude.

com opiniao ta Ciara de Lita Freiras,

Diogo Lopes de Soufa, passou à Dona Violan-India por Cepitao mor no anno te de Ataide, de 1539. Calou com Dona Ifa- Freira em Jebel de Gues , filna de Damiao de lus de Avei-Goes, Chronitta mor.

ro.

Mano-l de Soula, Sonhar le Manda, Poden- Thomade Soula, illegiumo, fervio na India, foy Zapitao de Bagaim. Cafou Livez Rodrigo de Soula, tesa folgotinho, Germello, e Vouga, 8cc. \* com D. Maria da Cunha, filha de Mathias oa Cunha, II. com Dona Habel de Cattro, illegitumo, fervio na de idade de leie antios de laudaues de iga may. Inna de Pedro Dias de Caéro, E III. com D. Brites Solis, filha de Damiao Solis.

Alvaro de Sousa casou Damiso de Sousa, Dona Filippa, com D. Habel de Gou- vivia em Alenquer, Freira em jelus

\* S. G.

de Aveiro.

I. André de Soula, fervio na India, \* S. G.

LCUAT

## TABOA XXVI.

#### GENEALOGIA DA CASA REAL DE PORTUGAL.

XIII

Henrique de Soufa, Senhor de Oliveira de Bairro, Anadel mor des Etingardares, do Con c'ho del Rey no enro 1528, hino de Lio. go Lopes de Soula, Scobor de Miranda. Taboa XXV.

Cafon com Dona Francisca de Mensloga, filha de Jorge da Sylveira , Vedor da Fazenda do Duque D. Diogo , irmão delRey Dom

XIV

Diogo Lopes de Sousa, Senhor de Oliveira de Bairro, succedeo na Casa de Soula, toy Embaixador a loglaterra, do Contelho detRey, e huas dos Governadores do Reyno. Cafou I. vez com Dona Antonia de Minezes, ficha de Simao fa Cunha, Trinchante delRey D. Joao III. E II. com D. Antoma de Cattro, filha de Fernao de Soufa Camello.

Bernardira de Soula. ferviona In ha, foy Capital de Ormuz, ond: 4 no nano de 1557 S.G.

Jorge de Soufa, fervio na India, r na baralha de DozibbeNavembro 1546.

Vasco de Soula, servio em Africa pelos annos de 1541. Coloucom Liona G. somar la Sylva, tona de Balchior de Soula Tavares, Commendador na Ordem de Chritto.

to Officio , l'rior de Malificia.

Bartholomeu de Soula, forvio bem na ladia , onde \* S.G.

Dona Margarida de Mendoça, calou com Diogo da Sylveira. Commendador de Caltello de Vide, Capitao mor dos mares

D. Maria de Noronha cafou com Simao Guedes, Senhor de Murça, Mordomo mór da Kainha D. Catharina.

D. Marga-

rida , Frei-

ra na Rofa.

Dona Genebra, Freira em Santa Clara de Coimbra.

Francisco de Soufa, illegitimo, S. G.

Sebastiao Antonio de Sousa, unico herde Soufa. deiro da Cata de Soula, + na batalha de Alcacer a 4 de Apul-₹ men: to de 1578.

Joso de Soula . र्भः me∗ nino.

Henrique de Soufa, I. Conde de Miranda, Senhor da Cala de Soura, lo Conicino de Estado, Governador do Porto , & ... Caro i com D. Mecia de Vilhena, filha de l'es sac da Sylva, Commendador de Alpaliao, Governator da Torre de Belain.

Bernar dim de Soufa, Commendador de Soure. Casou com Dona Maria de Mendoça , filma de João Nunes da Canha.

D. Joanna da Sylva, Freira em Santos da Ordem de Santiago.

ça, 🛧 moça.

Dona Marianna, Dona Francisca, Freiras em Santa Clara de Coimbra,

D. Guiomar , Freira na Madre de Deos de Lisboa, e le chamou Marianna do Lado.

XVI

Diogo Lopes de Soufa nasceo a 27 de julno de 1582, II. D. Maria de Vi- Vasco de Soufanasceo no D. Brites de Vilhe- Fernao de Sou- D. Margari- D. Joanna Manoel de Sou-Conse de Miranda, Senhor de Podenies, Potsoliano, Se. Ihena nafceo a 9 primeiro de Novembro de na nafceo a 23 de fa nafceo a 5 da de Vilnes de Vilnes, fa nafceo a 9 de Alcaide mor de Arronches, Commendador de Vina- vova de Julho de 1583. 1584, Porcion lha de S. Fevereiro de 1586, de Novembro na nalceo em naticeo a 6 Novembro de de Alvito na Ordem de Chritto, Guvernador do l'orto do Catou com Lou- Paulo, Conego em Braga, Dama la Rainha D. de 1587, \* 12 de Feve- de Mayo de 1591, Comen-Confelho de Ettado, e Guerra, Pretidente do Confelho da renço da Sylva, e Evora, ena Distoral de Margarida de Aul- 2 24 de Feve- retro 1589, 1590, \* a dador na Ur-Fazenda, # 227 de Dezembro de 1640. Carou com D. Regedor das Ju. - Combra, e Regior na Uni - tria, Freira nas Del - reiro de 1588. Freira na An- 20 de Julho dem de Chritto, Leonor de Mendoça, filma de Juao Rourigues de Sa, I. 11648, Sennor de vertidade, fra 25 de Ju- calças du Duque de Conde de Penaguiao.

Thu de 1618.

Lerma.

nunciada de do dito an- ferviolem Flan-Lisboa.

des , # S. G.

Francisco de Sousa, Deputado do San- D. Brites de Mendoça, Frei- D. Joanna de Mendo-

ra em letus de Aveiro.

Joao de em 27 1593, Abril de

D. Genebra D. I.abel de Dona Antonia D. Magdalena de Vinasceo a 29 ceo a 3 de ceo a 6 de Ou- Abril de 1602, Ca-1595, Freis 1597, Freis Calou co Fran- Pires Carvalno, Sero. iumar.

de Vilhena Vilhena nai- de Vilhena nai- lhena naiceo a 4 de de Março de Setembro de tubro de 1600. sou com Lourenço ra na Annun- ra no refe- cisco de Mello, nhor do Morgados ciada de Lit- rido Mostei- I. Conde de Al- de Patali n, Provedor das obras do Paço.

XVII

Henrique de Sousa Tavares nasceo a 17 de Janeiro de 1626, III. Conde de Miranda, I. Marquez de Arronches, Senhor de Podentes, Polgofinho, Oliveira de Bairro, Julgado de Vouga, Avelass de Caminha, e Germello, Miranda, &c. Alcaide mor de Arronches, Commendador de Alpalhao na Ordem de Christo, &c. Embaixador em Hollanda, e Caltella, do Confelho de Ettado, e Guerra, e hum dos Plenipotenciarios da Paz de Portugal com Cattella, ik a 10 de Abril do anno de 1706. C.... com D. Marianna de Castro, hiha H. de D. Antonio Matcarenhas, Commendador de Catteinovo na Ordem de Christo.

D. Ifabel de Mendoça nafceo a 9 de Julho de 1624, e # no de 1615.

D. Mecia de Mendoça naiceo a 2 de Junho de 1627. Casou com D. Manoel da Camera, I. Conde da Ribeira Grande, Donatano da Ilha de S. Miguela

Luiz de Sousa nasceo a 16 de Outubro de 163 0, soy Deao da Sé do Porto, e Governador da Relação, Capellão mór del Rey D. Pedro II. do seu Contelho de Estado, Arcebispo de Lisboa, Cardeal da Sania Igreja de Roma, creado em 22 de Julho de 1697, # 24 de janeiro de 1702.

XVIII

Diogo Lopes de 10 de Dezembro de 1645, 1 recemnatoido.

Diogo Lopes de Soufa nasceo a 16 de Dezembro de D. L'abel Antonid de Mendoça, nas- Antonio de Sou- Antonio Ro- Vasco de Sousa D. Leonor There- 1646, herdeiro da Cata de Sousa, in moco a 20 de ceo a 11 de Abril & 1648. Casou sa nasceo a 6 de sousa nasceo em lu- sa Rosa de Sousa, 1646, herdeiro da Cita de Soufa, A moço a 20 de eco a 1 t de Abril de 1648. Catou fa nateco a 6 de Janeiro de 1672. Casou com D. Margarida de Vi- com D. Pedro Antojo de Noronha, Janeiro de 1649, 210 de Mar- lho de 1651, Ihena, filha de D. Joao Matearennas, Conde de Sa- 11. Conde de Villa-lerde, 1. Mar- \* menino. bugal, Meirinho mor do keyno.

ço de 1650, A de tenta ida-\* moço.

naiceo em Pevereiro de 1672, \* menina.

Dona Leonor Maria Antonia de D. Maria Josefa Mendoça natceo em 2 de Julho de Mendoça nafde 1655. Casou com Antonio ceo a 6 de Julho Luiz de Tavora, IV. Conde de de 1657, 4 me-S. Jozó, II, Marquez de Tavora, nina,

Dona Brites Francisca de Mendoça nas-ceo a 26 de Junho de 1658. Casou com D. Joseph de Menezes e Tavora, Schhor do Morgado de Patameira, e Governador da Torre Velha.

XIX

D. Marianna de Sousa, unica, nasceo a 25 de Abril de 1672, herdeira da Casa de Sousa, Marqueza de Arronches. Calus com Carlos Isleph de Ligne, Principe do S. R. I., II. Marquez de Arronches, # 2 20 de Janeiro de 1713, filho de Claudio Lamoral, Principe de Ligne, de Amblise, do S. R. L., Grande de Hespanha, Marquez de Roube.

D. Clara Maria de Nasau nalceo a 13 de Pevereiro de 1689, 4 menina.

Dona Margarida de Ligne natceo a 3 de Outubro de 1690, # menina.

D. Luiza Calimira de Soufa nasceo a : de Junho do anno de 1604, III. Marqueza de Arronches, V. Condella de Miranda, I. Duqu-zide Alatoens, & a 17 de Março de 1729. Calou com o Sennor D. Miguel, hao legitimado alRey D. Pedro II.



# TABOA XXVII.

#### GENEALOGIA DA CASA REAL DE PORTUGAL.

XH

Lopo de Sousa, filho segundo de Alvaro Días de Sousa, Mordomo mór, Tahoa XXV. foy Commendador de Santa Maria da Alcaçuva de Santarem, de Alcanhoens, Alcaide mor, e Commendador de Alcanede da Ordem de Aviz, do Contelho deiRey Dom Mandel, Teve em Habel Leitoa.

XIII

D. Cecilia de Castro, legitimada no anno de 1494. Calon com Dom Rodrigo de Soula, Capitao de Alcacer.

Ayres de Soufa, legitimado no anno de 1511, foy Commendador das Commendas da Alcaçova, de Alcanhoes, e Alcanede, Embarxador de Obediencia del Rey D. Joao III. ao Papa Adriano VI. Cajou com Dona Violanie de Mendoga, filha de Joao de Mendoça, Alcaide mor de Chaves

Ruy Dias de Sousa, chamado o Cid, legitimado no anno de 1511, Commendador da Ordem de Christo, Capitao de Alcacer. Casou com Dona Guiomar Coutinho, filha de Jorge de Melio,

XIV

Francisco de Sousa, Commendador da Alcaçova, Manoel de Pedro de Sousa, Com- Lopo de Sousa, Comdo Confelho delRey D. Joao III. Catou com D. Soula, Fra- mendador da Alcaçova, mendador de Rio Ma-Filippa Henriques, filha de D. Lopo de Almeida, de de S.Do- catou I. vez com Dona yor, e Arruda na Or-Capitao de Sofala.

Ayres de Soufa D. Antonia de Menezes Dona Violanlargando a Cafa, cafou com Dom Duarte te, freira em tomou a roupeta de Menezes, Senhor do Faro. da Companhia. Prazo de Alcanhoens.

moço.

Joanna de Beito , filha Urdem de Aviz , # 44 de l'edro Carvalho, Pro- de Agosto de 1578 em vegor das Obras. II. Alrica. Calou com D. com Estetania de Mai- Joanna de Cattro, filha let , Franceza , Dama de Antonio Pires do da Infanta Dona Maria, Canto, Commendador na Ordem de Christo.

na Guiomar de Castro, h. de seu primo Chris-to de Sousa, do Con-o desRey D. Joaô III.

D. Joanna de Mendoça, mulher de Antonio de Saldanha, Capitao mór da Armada, que foy a Tunes. Dona Anna de Mendoça, mulher de Francisco de Sa e Menezes, Conde de Ma-Elippa, Freira e Soufa, mu ogo Lopes d pitao de Dio.

Ayres de Soufa Coutinho, Dona Branca Commendador na Ordem Coutinho caa Maria Coutinho ca-com Braz da Sylva, tmendador na Ordem hritto. de Chritto, Porteiro mor tou com Ando Principe D. Jozo, Calou dre da Sylva I. vez com D. Guiomar de Telles , Alcat-Lima, filha de Jorge da Syl- de mór da Coveira. II. com D. Filippa vilhaa , Morda Cunha, filha de D. An- domo mor do tonio da Cunha, Senhor Infante Dom de Affentar. S. G. Luiz

XV

Avres de Soufa de Castro . Commendador de Alcaçova, 8cc. na Ordem de Aviz. Calou com D. Leonor Manrique, filha de Manoel da Sylva.

Pedro de Manoel de Soufa, fervio Com-Soula , \* menda em Tanger. Catou com Dona Maria Carvalho, filha de Joao Gonçalves de Guimao. S. G.

Fr. Mathias de Dona Archangela de Soula, Frade Mendoca caíou com de Santo Agul-Gomes Borges de Caitro , Commendador dos Coltos.

Dona Violante. D. Catharina Freiras nas Donas de Santarem.

Nicolao de Sousa, filho illegitimo de Alvaro de Sousa, Mordomo mór, Taboa XXV. Foy Moco Indalgo delRey Dom Affonto V. Iervio em Africa, e toy Capitao de Cabo de Gue, e nella Praça toy A pelos Mouros. Cafou com D. Margarida Pacheco, filha do Doutor Alvaro Pires da Mao mehada, Corregedor da Corte.

Tristao de Sousa, filho tambem illegitimo de M. domo mor Alvaro Dias de Soula, Talina XXV. Casou com Dona Isabel, ou Joanna Feyo, filha de Pedro Fcyo, Eftribeiro mor delRey Dom Affon-

XVI

Lopo de Soula, Pedro de Soula de Caltro, Commendador na Commendador da Alca-Ordem de Aviz, gova de Santarem, Casou achou-se no anno com D. Marianna de Node 1625 na ref- ronha, filha de Francisco tauração da Bahia, de Soula de Menezes, Copeiro mór.

Manoel de l Religiofo o dem Milita Caritto. Sylva

#≥ Jeronymo da D. Maria, D. Maria, D. Violante de Castro ca-Sylva, passou D. Joanna, Freira na sou al. vez com seu iso a India no an- Freiras mi Madre de Affonio de Torres, Coma. no de 1634, Donas & Deos de mendador de Montemor la fervio, e Santaren Lisboa. o Novo, Ell. com Luiz no affalto de Nigumbo.

de Saldanha, Commendador de Salvaterra.

Alvaro de Soufa, fervio na
India, foy Capitao de Dio; e no
India em o anno de 1518,
mulher de Renno de 1518,
pitao mor da Armada. Cafou com
the em Malaca às mãos dos
Mouros.

Alvaro de Soufa, fervia na
India, foy Capitao de Dio; e no
de 1551 tornou à India por Cipitao mor da Armada. Cafou com
the em Malaca às mãos dos
Mouros.

Alvaro de Soufa, fervia na
India, foy Capitao de Dio; e no
de 1551 tornou à India por Cipitao mor da Armada. Cafou com
the em Malaca às mãos dos
Mouros. Mouros.

de Sou-com ieu Mouros.

Simao de Soufa de Dona Antonia D. Maria de Ataide, Moço Fi- de Ataide, fe- Soula, mudalgo no anno de gunda mulher lher de Bal-1528, fervio na de Ruy Dias thefardeAl-India, la & S. G. de Azevedo, meida.

XVII

Ayres de Sousa de Castro, Commendador de Alpedroens, e Rio-Mayor, servio na guerra contra Castella Francisco D. Antofendo Mestre de Campo, foy Governador de Pernambuco, Deputado da Junta dos Tres Estado, \* a 5 de de Sousa, nia de No-Novembro de 1699. Casou com D. Marianna de Lencastre, filha de Simao de Sousa de Vascorellos. S.G. \* S. G. ronha.

ros em hum combate.

gere, onde o matarao os Mou- Alcaer no anno de 1578, e voltan- casou com Bernardo Car- ra na Esperança da do di cativeiro, # em Sevilha S. G. valho, Capitao de Tanger. Lisboa.

Alvaro de Sousa, \* em Tan- Niceao de Sousa, soy cativo na de D. Violante de Mendoça D. Guiomar, Frei- D. Anna, D. Catharina , Freiras em Santa Clara de Santarette

XVIII

Pedro de Sousa, illegiumo, # na India S. G.

Ayres de Soufa, Capitao de Cavallos, \* de huma bala no fitio de Valença de Alcantara no anno de 1705,





# HISTORIA GENEALOGICA DA CASA REAL PORTUGUEZA. LIVRO XIV. PARTE II.

#### CAPITULO I.

De Dom Pedro Affonso de Sousa.



Eixámos referido, que do thalamo de D. Affonso Diniz, e Livro Velho des Li-D. Maria Paes Ribeira nasce- 1737, pag. 160 no tora D. Pedro Affonso de Sousa, que fora o primeiro na ordem do nascimento: porém como a Cafa de Soufa fe confervou na

descendencia de seu irmao Diogo Assonso de Sou-

nhagens, impresso em mo 1. das Piotas.

sa, como fica escrito, e a outra se estabeleceo sóra do Reyno, por isso a reservámos para este lugar, sem embargo de ser esta linha totalmente esquecida de todos as Nabiliarios desta Deserva

Pedro Assonso de Sousa: sabemos que soy Rico-

Sao muy curtas as memorias, que temos de D.

todos os Nobiliarios deste Reyno.

homem, e que servio com estimação a ElRey Dom Assonso IV. seu primo: que por elle mandou sitiar a Villa de Barca-Rota, em que mostrando valor, e brio, soy mal succedido, como escreve o Desembargador Duarte Nunes de Leao. Depois se achou com elle na famosa batalha do Salado no anno de 1340 auxiliando as armas delRey Dom Assonso XI. Foy grande servidor delRey seu amo, a quem assistio sempre, seguindo as suas partes nas contendas de

nica del Rey D. Affonfo!V. pag, 129 vers. impr. em 1677. Monarchia Lusitana, part. 7. hv. 8. pag. 406.

Nunes de Leao, Chro-

Alonso Telles de Me- me, como refere Alonso Telles de Menezes em os nezes, part. 2. Solar, pag. Baroens, e Solares de Hespanha. Foy hum dos grandes Dom Pedro, tit.

Conde Dom Pedro, tit.

13. pag. 97.

Como logo veremos. Casou com Dona

des Senhores daquelle tempo. No anno de 1360 era já falecido, como logo veremos. Casou com Dona Elvira Annes de Noboa, a quem ElRey Dom Pedro fez merce de duzentas livras de tença, como refere Lousada, vira em hum caderno velho da Chancellaria do dito Rey, que diz assim: A vós Domingos Lourenço, Almoxarife de Bragança, querendo fazer graça, e merce a D. Elvira, mulher que foy de Pedro Asfonso de Sousa, tenho por bem, que the deis em

cada hum anno duzentas livras em dinheiro, em quanto minha merce for. Dada em Guimaraens a 2 dias

feu filho o Infante D. Pedro, depois Rey I. do no-

de

de Agosto de 1398, que he anno de 1360. Era filha de Joao Peres de Noboa, Senhor de Mazeda, e da Casa de Noboa em Galiza, Familia illustre daquelle Reyno, e de D. Brites Gonçalves Telles de Menezes, filha de D. Gonçalo Annes Tello, a quem chamarao o Raposo, e de sua mulher D. Urraca Fernandes de Lima, filha de Fernao Annes de Lima; e deste matrimonio affirma o Conde D. Pedro houvera filhos, de Conde D. Pedro tit. 21. que nenhum dos nossos Nobiliarios fez menção, de pag. 126, tit. 7. pag. quem nós trataremos; porque delles fazem memoria 39. diversos Authores, como veremos, forao elles:

D. VASCO AFFONSO DE SOUSA, Capitulo II. pag. 314, imprei. em

D. BRITES DE Sousa, que casou com D. Henrique Manoel, Conde de Cea, e Cintra, em Portugal, Senhor de Monte-Alegre, e Menezes em Castella, como diz D. Luiz Salazar de Castro, e Ja- Salazar de Castro, Hiscobo Guilhelmo Imhoff, o qual era meyo irmão da toria da Casa de Syl-Infanta D. Constança Manoel, mulher do Infante D. 578. Pedro, depois Rey de Portugal, I. do nome, e da siderianum, tiepe 7. Rainha Dona Joanna Manoel, mulher delRey D. Tab. XXIII. pag. 127. Henrique, II. de Castella, filhas de D. Joao Manoel Senhor de Vilhena, e D. Henrique havido em D. Ignez de Castanheda, neto do Infante D. Manoel de Castella, Senhor de Escalona, Vilhena, Penhasiel, e Alarcon, Adiantado mór do Reyno de Murcia, Mordomo mór delRey D. Fernado IV. de Castella, o qual era filho delRey S. Fernando III. de Castella, e da Rainha Brites de Suevia. Desta esclarecida uniao procedem todos os Manoeis de Castella,

Ciandera , Armas , y Triunfos de Galicia.

Imhoff, Stenma De-

e Por-

e Portugal, e por allianças muitas, e illustrissimas Calas, cujas successoens seguio com muita individuação o Reverendo Padre Fr. Jeronymo de Sousa no livro que escreveo: Descripcion Genealogica de la Illustre Casa de Sousa, con muchas de las Grandes, y todas las Reales, que de ella participan. Esta Obra nao tinhamos visto, quando deste sabio Author sizemos menção entre os Genealogicos no Apparato desta Historia no num. 74, pag. LXXXIV, e depois tivemos copia, que nos mandou o eruditissimo, e Excellentissimo Duque, Senhor de Sottomayor, Embaixador Extraordinario delRey Dom Fernando VI. de Castella nesta Corte, que muito estimámos, sem a qual seria impossível poder seguir a linha de D. Pedro Affonso de Sousa, tao esquecida dos Nobiliarios Portuguezes, de que já tinhamos noticia pelas Obras do infigne Salazar de Castro, que vivendo ainda no tempo, que tinhamos emprendido esta Historia, nos escreveo, dizendonos, que nos nao esquecessemos da linha dos Sousas de Cordova. Esta noticia participey ao Duque, para que nos continuasse a merce, que já em outras partes temos confessado devermos à sua admiravel erudição, e nos soccorresse com algumas noticias, com que podessemos seguir, conforme a ordem da nossa Historia; a que elle correspondeo com o esseito, que referimos, alcançando do Marquez de Gudalcaçar, a quem esta linha pertence, como adiante se verá, o referido livro, que escrevco o Padre Fr. Jeronymo de Sousa. D. El-

| D. Joao Peres de Noboa, Senhor de Mazeda. | · )                                                                         | D. Pedro Paes de                                                                               | N                                                                                                          | D. Pedro Annes de Noboa , Rico-<br>homem.            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | D. Urraca Pires da Maya.                             |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            |                                                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | N                                                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | 5 <sub>N </sub>                                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            |                                                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | N                                                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | <b>.</b>                                             |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | CN                                                   |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | § N                                                  |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | }                                                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | N                                                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | ( N                                                  |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            |                                                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | N                                                    |
|                                           | D. Elvira Pires.                                                            |                                                                                                |                                                                                                            |                                                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | Rodrigo Affonso de Bayao.                            |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | D. Maria Gomes da Sylva.                             |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | E Di Maria Goines da Sylva,                          |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | (N                                                   |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | 5 N                                                  |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | C                                                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | ( N                                                  |
| vira Annes                                |                                                                             |                                                                                                | CN                                                                                                         | <b>}</b>                                             |
| de Noboa,                                 |                                                                             |                                                                                                | 1                                                                                                          | N                                                    |
| D. Pedro                                  |                                                                             |                                                                                                | D. Affonso Telles de                                                                                       | D. Telo Pires, I. Senhor de Mine-                    |
| Affonso de Soula.  Dona Bri               | D. Gonçalo Annes de Menezes,<br>o Rapojo, Rico-<br>homem. Vivia<br>em 1283. | D. Joao Affonso<br>de Menezes, Rico-<br>homem, 111. Se-<br>nhor de Albuquer-<br>que, Medelhim, | Menezes, II. Senhor de Menezes, e Albuquerque, * 1230. D. Therefa Sanches, * no anno 1230, fegunda mulher. | zes, Infantado, &c. Rico-homem.                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | D.Gontroda Garcia deVillamayor.                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | ,                                                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            |                                                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | D. Maria Paes de Ribeira.                            |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | CN                                                   |
|                                           |                                                                             | e Alconchel. Vivia                                                                             |                                                                                                            | <b>&gt;</b>                                          |
|                                           |                                                                             | / D 0 11                                                                                       |                                                                                                            | N                                                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | CN                                                   |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | 3                                                    |
| tes Gonçal                                |                                                                             |                                                                                                | CN                                                                                                         | N                                                    |
| ves Telles d<br>Menezes.                  | <b>'</b>                                                                    | }                                                                                              |                                                                                                            | D. Fernaő Darias Baticela, Rico-                     |
|                                           | D. Urraca de Lima.                                                          |                                                                                                | homem. D. Berenguella Af-                                                                                  | homem.                                               |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | D. N                                                 |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | Affonso Hermiges de Bayao, Ri-                       |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | co-homem.                                            |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | D. There sa Vermuiz Pires de Tra-                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            |                                                      |
|                                           |                                                                             |                                                                                                | C Dom Joao Pires da                                                                                        | D. Pedro Paes, Alferes mór del-<br>Rev D. Affonso I. |
|                                           |                                                                             |                                                                                                | Maya, Senhor de<br>Refoyos e Maya.                                                                         | D. Elvira Viegas.                                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | _                                                    |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | O Conde D. Mendo de Sousa, o Sousao.                 |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | D. Maria Rodrigues.                                  |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            |                                                      |
| Tom. XII.                                 |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            | CAPI-                                                |
|                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                            |                                                      |



#### CAPITULO II.

De Dom Vasco Affonso de Sousa, Senhor de Anzur.

Ue D. Pedro Affonso de Sousa fosse ca-sado com D. Elvira Annes de Noboa, e tivesse filhos, no lo affirma o Conde D. Pedro no seu Nobiliario; e que D. Vasco Affonso de Sousa fosse seu filho, o assegura o Chronista Joao Bautista La-Lavanha, Notas ao vanha, Alvaro Ferreira de Vera, Rodrigo Mendes Ferrera de Vera, No-Sylva, D. Francisco Carrilho de Cordova na Casa, tas ao dito Conde. Rodrigo Mendes, Caque escreveo dos Marquezes de Priego no anno de talogo Real, pag. 58. 1679, e se conserva manuscrita, e Alonso Lopes de Haro na Arvore, que escreveo desta Casa no anno de 1631, e se conserva na mesma Casa. Estes dous manuscritos vimos citados por Salazar. Alonso Telles de la Nobleza, tit. de de Menezes, o insigne D. Luiz de Salazar de Castro Sousa, m.s. em diversas Obras suas, o Padre Fr. Jeronymo de morial dos Condes de Sousa na Historia desta Casa, e no Pericope Genealogico, e Jacobo Guilhelmo Imhoff, ainda que pade- Dito en lo de los Conceo equivocação em dizer fora illegitimo D. Vasco Fr. Jeronymo de Sou-Affonso de Sousa, de quem descendem os Alcaides sa, Historia da Casa mores de Cordova, allegando a Salazar de Castro nos Pericipe Genealipagio. lugares citados da Cafa de Sylva, onde diz o contrario o erudito Varao Francisco Botelho de Moraes, e Vasconcellos, Cavalleiro da Ordem de Christo, que Tomo XII.  $\mathbf{D}$ ddd efcre-

Conde D. Petro.

Alonfo Telles, Luzero Salazar de Castro, Mes Luque, pag. 86, impr. em 1681. des de Fernan Nuñes. de Soufa, ap. 17. Imhof Ste matis Regii Luft's ic , turps V. Sofana. Pab. XIII. pag.

escreveo em suave metro esta Linha em hum Poema, com este titulo: Panegyrico Historial Genealogico de la Familia de Sousa, al ilustre Senhor Vasco Alfonso de Sousa, primer V aron della, impresso em Cordova, e ainda que nao traz anno, se vê das licencas, que ajuntou, ser o de 1696. Aqui descreve a origem, e descendencia desta Casa, com tanta elegancia, como Obra deste insigne Author, que parece arrebatou a Lyra de Apollo, para gloria do nosfo seculo, como se admira naquelle admiravel Poema El Alfon/o, que imprimio quando foy a Roma no anno de 1712, e depois em Salamanca no do 1731, e outras Obras, todas dignas de estimação. Obra, acostado aos Documentos, que vio, formou a sua elegancia o Panegyrico, que pela verdade se póde chamar Historia.

Passou D. Vasco Affonso de Sousa de Portugal (onde era dos primeiros Senhores daquella idade) para Castella em companhia de seu pay. O Chronista Lavanha lhe nao dá mais que o nome de Affonso; e que passando a Castella, se diz procederem delle os Sousas de Hernan Nuñes. D. Pedro Lopes de Ayala na Chronica del Rey D. Pedro de Castella, o nomea por Vasco Assonso de Portugal. Em huma Escritura feita na Cidade de Cordova a 21 de Fevereiro da Era de 1409, que he anno de 1371, se nomea elle melmo Vasco Affonso de Portugal.

O Padre Fr. Jeronymo refere dous motivos, que forao a causa de D. Vasco Assonso passar para

Lavanha, pag. 39.

Ayala , Chronica del-Rey D. Pedro, cap. 6.

Castella:

Castella: hum, haver seguido seu pay as partes del-Rey D. Assonso IV. nos distabores, que teve com o Infante D. Pedro, cuja severa condição, logo que entrou a reynar, atemorisou a todos, os que se lhe haviao antes declarado contrarios, obrigando-os a tomar asylo em outros Reynos. O outro era acharse em Castella muy savorecido del Rey D. Assonso XI., D. Pedro de Castella, e D. João Assonso de Albuquerque seu primo segundo, a cuja sombra passou ao serviço daquelle Monarca, e se estabeleceo em Cordova.

Foy Dom Vasco Affonso de Sousa Senhor de Castil-Anzur com todo o seu Senhorio, no Reyno de Cordova, por merce, como se diz, del Rey Dom Affonso XI., de quem foy muy favorecido. Do referido dominio consta por Escritura outorgada em Cordova a 2 de Julho da Era 1410, que he anno de Christo de 1372, em que a trocou pela Torre, e defesa de Almenara com Gonçalo Fernandes de Cordova, de que fez menção seu filho Affonso Fernandes de Cordova no seu Testamento, seito no Lugar de Montilha a 18 de Outubro de 1424, dizendo, que tivera seu pay Castil-Anzur pela troca, que sizera com Vasco Alfonso, Cavalleiro Portuguez. A Torre de Almenara veyo por diversas trocas a parar na Casa dos Condes de Palma, em que se conserva, e le nomeao os primogenitos Marquezes de Almenara. Teve tambem o officio de Alcaide mór de Cordova por merce delRey D. Pedro, feita a 18 de Janeiro Tom. XII. Dddd ii

da Era de 1404, que he anno de 1366. Este officio era de grande authoridade, com privativo dominio, immediato a ElRey, e assim o occupavao Senhores de qualidade. No tempo dos Reys Catholicos foy Alcaide mór de Cordova D. Alonfo de Aguilar. E D. Pedro Fernandes de Cordova, Marquez de Priego, sendo Alcaide mór, quiz conhecer de huma causa, à qual haviao mandado os Reys Catholicos tratar por hum Alcaide de Corte; e por disserenças, que succederao entao, se abolirao em Cordova os Alcaides móres. Foy tambem Vassallo dos Reys D. Assonfo XI., D. Pedro, e D. Henrique II., titulo que só recahia nos acostamentos, que levavao da Coroa, pelo que erao obrigados a servir com lanças. Casou com Dona Maria Garcia Carrilho, filha de Gomes Carrilho, II. Senhor de Santo-Fimia, Alcaide mór de Cordova, Cavalleiro da Vanda, e de D. Joanna Fernandes de Cordova sua mulher, como consta da Escritura da Capella de Santa Maria na Cathedral de Cordova, que dotarao no anno de 1365. Nella se vê a fua sepultura com as Armas, que esculpimos no Capitulo I., e na mesma Capella se lê o letreiro seguinte:

Esta Capilla dotò el honrado Cavallero Vasco Alsonso, el qual vino de Portugal, e traxolo Don Juan Alsonso, Señor de Albuquerque, que era su Tio, el qual traxo à los Reies, e sue Alcalde mayor de Cordova, e casò con Doña Maria, sisa de Gomes Fernandez, Señor de Santo Fimia. Este Vasco Alsonso

Alfonso sue Padre de Doña Juaña Madre del Duque Don Enrique, sijo del Rey Don Enrique, el primero, y este Duque está sepultado en una tumba dorada debaxo del arco dorado, que está en la Capilla del altar mayor, y Padre de Diogo Alfonso de Sosa, (que está sepultado en esta Capilla con sus Padres) Padre de Juan de Sosa 24 de Cordova, el qual es Patron, y Administrador de esta Capilla para el, y para los que de el descendieren. El qual mando escrivir aqui esta memoria año del Señor 1482. Juebes 3 de Enero.

Aqui se notao alguns erros, como dizer, que era seu tio D. Joao Assonso, Senhor de Albuquerque, que era seu primo, como dissemos, e chamar a ElRey Dom Henrique primeiro, sendo o segundo. A certeza do referido casamento tambem consta de huma Escritura de venda, que D. Vasco, e sua mulher D. Maria sizerao de huma horta de fruta de espinho, que lá chamao Cidrales, no anno de 1371 a Diogo Fernandes, Aguasil mayor de Cordova. E tambem de hum Alvará delRey D. Henrique II. pelo qual saz merce a Dona Maria, mulher de Vasco Assonso, de juro, e herdade, de huma tenda para na dita Cidade vender sabao. Foy passada a 8 de Janeiro da Era de 1415, que he anno de 1377, a qual merce soy consirmada pelos Reys seus successores.

Era Gomes Carrilho filho de Fernando Dias Carrilho, II. Senhor de Santo-Fimia, Alcaide mór de Cordova, e grande fervidor delRey Dom Sancho Salazar, Memorial de la Marqueza de la Guaraia, pag. 18.

IV., que lhe deu a Villa de Santo-Fimia no anno de 1293; e foy casado com D. Maria Garcies, a quem Pellicer, citado por Salazar, no Memorial da Marqueza de la Guardia, a faz filha de Pedro Carrilho de Toledo, Senhor de Garcies, e S. Thomé, Alcaide mór de Baza, Adiantado de Cazorla, e neto de Diogo Alonfo Carrilho, Thefoureiro mór delRev D. Affonso X., a quem chamarao o Sabio; e com este emprego se acha confirmando o privilegio, com que ElRey confirmou os da Cidade de Sevilha no primeiro de Setembro de 1283. Foy Gomes Carrilho casado com D. Joanna Fernandes de Cordova, como se disse acima, filha de D. Fernando Alonso de Cordova, Senhor de Canhete, Aguasil mayor de Cordova, e Alcaide de Alcaudete, e de D. Urraca Gonçalves Mexia sua mulher, Progenitores dos Marquezes de Priego, Duques de Feria, dos Condes de Cabra, Duques de Baena, e Sessa. Da referida uniao nascerao cinco filhos, que consta de huma Escritura de partilhas, feita em Cordova no anno de 1401; e forao os seguintes:

9 Diogo Affonso de Sousa, Capitulo III.

9 AFFONSO SANCHES, a quem nas partilhas com seus irmãos tocou o privilegio da casa do sabao, juntamente com seu irmão.

9 Joao Affonso de Sousa, a quem nas ditas partilhas tocou o Castello de Almenara, que o vendeo à Cidade de Cordova em Janeiro do anno de 1406.

D.

9 D. JOANNA DE SOUSA, em quem ElRey Dom Henrique II. teve a D. HENRIQUE DE CAS-TELLA, Duque de Medina Sidonia, Conde de Cabra, Senhor de Alcalá, e Moron. O insigne Imhoss Imhoss, Stemmat. De. lhe dá por mãy a D. Leonor Ponce de Leao: porém sideriani. Tab. X. pag. consta por Escritura das referidas partilhas, e da Doação, que o referido Rey fez à mesma D. Joanna de tres azenhas em o rio de Guadalxenil na Era de 1415, que he anno de 1377, confirmada por ElRey Dom Joad I. na Era de 1417, que he anno de 1379, donde diz: Nos ElRey por fazer bien, y merced a vos Doña Juaña, Madre del Duque Don Enrique nuestro hermano, confirmames, v'c. E por outra Escritura, em que o Cabido da Cathedral de Cordova lhe dá sepultura, em que jazia o Duque seu filho, feita no anno de 1404; e do Testamento da dita D. Joanna, feito no anno de 1442, e de outros Documentos, produzidos pelo Padre Fr. Jeronymo de Fr. Jeronymo de Sou-Soufa.

de Soula, cap. 17.

- 9 D. Leonor de Sousa, ultima filha, cafou com Diogo Fernandes da Trindade, de cujo matrimonio nasceo
- 10 VASCO AFFONSO DE SOUSA, que tomou onome, e appellido de seu avô materno: foy Vinte e quatro de Cordova, e casou com D. Brites Venegas de los Rios, de quem teve unica
- II D. JOANNA DE SOUSA E DE LOS RIOS, que casou com D. Gonçalo Fernandes de Cordova, Alcaide de Almodovar del Rio, Mestre-Sala, e Cacador

çador mór delRey D. Henrique IV. de Castella, irmao do I. Conde de Cabra; e delles descende toda a principal Nobreza de Cordova, e muita da mais estimada de Castella, em que entrou por esta linha o antigo, e illustrissimo sangue de Sousa; porque deste matrimonio nascerao os filhos seguintes: = 12 Diogo Fernandes de Cordova, ¿. I. = 12 Martim Affonso de Cordova, ¿. II. = 12 Pedro Fernandes de Cordova, ¿. III. = 12 D. Brites de Cordova, ¿. IV. = 12 E D. Maria Fernandes de Cordova, ¿. V., como adiante se verá.

#### §. I.

Diogo Fernandes de Cordova foy Alcaide mór de Almodovar del Rio, Caçador môr del-Rey D. Henrique IV., Vinte e quatro de Cordova. Casou duas vezes, a primeira com D. Francisca Portocarrero, e a segunda com D. Mayor de Monsalve, de quem adiante se tratará. De sua primeira mulher teve = 13 Luiz Portocarrero, que casou com D. Constança de Gusmao, e Velasco, de quem teve = \* 14 D. Maria Portocarrero, com quem se continúa. = 14 D. Francisca, que casou com D. Pedro Ortiz, Senhor de Valencina.

\* 14 D. Maria Portocarrero Velasco e Cordova casou com Dom Jeronymo de Gusmao, e tiverao = \* 15 D. Alonso de Gusmao, com quem se continúa. = 15 D. Anna de Gusmao,

que casou com D. Joao del Corral e Frias, Senhor de la Reyna em Cordova; e tiverao os filhos feguintes: = \* 16 D. Francisco del Corral, de quem logo se tratará. = 16 D. Antonio del Corral, Capitao de Infantaria, que casou com sua prima D. Catharina de Saavedra e Gusmao, e soy seu filho = 17 D. JOAO AFFONSO DE GUSMAO, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Vinte e quatro de Cordova, que casando com D. Francisca de Galindo de Saavedra tiverao = 18 D. Gonçalo Gaspar del Cor-RAL, Cavalleiro da Ordem de Santiago, que casou com D. N. . . . Cortes de Mesa e Lacerda, Senhora de hum rendoso Morgado em Cordova, e foy fua filha = 19 D. FRANCISCA MARIA DEL COR-RAL E MESA, mulher de D. Joao Peres de Saavedra, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Vinte e quatro de Cordova, e I. Marquez del Villar, por merce delRey Dom Carlos II., de quem nasceo = 20 D. MARTIM PERES DE SAAVEDRA, que cafando com D. Marianna Ramires de Saavedra, Marqueza de Rivas, foy unica = 21 D. Anna Peres DE SAAVEDRA RAMIRES, Marqueza de Rivas, em fuccessas a sua may, que morreo no anno de 1737, e successora de seu pay, que nao tem repetido o matrimonio.

\* 16 D. FRANCISCO DEL CORRAL, foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, Vinte e quatro de Cordova, Senhor de la Reyna, que cafando de fegundo matrimonio com Dona Ignez Ponce de Leao, tive-

raő = 17 D. Rodrigo del Corral Ponce de LEAO, Cavalleiro da Ordem de Santiago, II. Senhor de Almodovar del Rio, e III. de la Reyna, Vinte e quatro de Cordova, que casou com Dona Maria de Cordova e Mendoça, de quem nasceo = 18 D. GABRIEL DEL CORRAL, III. Senhor de Almodovar, e IV. de la Reyna, Vinte e quatro de Cordova, que casou com D. Ignez de Azevedo e Gulmao, e foy seu filho = 19 D. Francisco DEL CORRAL E CORDOVA, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, IV. Senhor de Almodovar, e V. de la Reyna, Vinte e quatro de Cordova, que cafando com D. Maria de los Rios Argote e Cabrera tiverao = 20 D. GABRIEL DEL CORRAL RIOS E CORDOVA, V. Senhor de Almodovar, e VI. de la Reyna, que casou com D. Francisca de Saavedra e Torreblanca; e desta uniao nasceo = 21 D. MARIA DEL CORRAL SAAVEDRA E TORREBLANCA, VI. Senhora de Almodovar, VII. de la Reyna, que casou com seu primo com irmao D. Gabriel de Valdivia e Corral, Corregedor preeminente de Andujar, Padroeiro do Convento de S. Francisco, de quem tem = 22 D. JOSEPH DEL CORRAL, VII. Senhor de Almodovar, e VIII. de la Reyna, que até ao presente nao tomou estado.

\* 15 D. Alonso de Gusmao Portocarrero, que foy o filho primeiro de D. Maria Portocarrero, e de D. Jeronymo de Gusmao. Casou com D.
Ignez de Gusmao, e tiverao = 16 D. Jeronymo
Luiz

Luiz de Gusmao, que cafou com Dona Isabel de Cordova, filha dos Senhores de los Donadios de la Campana, de quem teve = \* 17 D. Diogo de Gusmao, com quem se continúa. = 17 D. Maria DE GUSMAO, mulher de D. Affonso de Aguilar e Cordova, Senhor de Teba, que casou a primeira vez com Dona Maria Fernandes de Cordova, irmãa do Conde de Torrescabrera, de quem nasceo unica = 18 D. Rosalia, mulher de D. Fernando de Pulgar, Marquez de Jalar. E segunda vez com D. Maria de Cea e Cordova, de quem tem = 18 D. Jo-SEPH DE AGUILAR, Senhor de Teba, que até ao presente nao casou.

\* 17 D. Diogo de Gusmao casou com D. Joanna de Aguilar de los Rios, de quem teve = 18 D. Joseph de Gusmao, que casou com D. Anna Ponce de Leao e Mesia, irmãa do Conde de Garcies. Cafou segunda vez, como dissemos, Diogo Fernandes de Cordova, Alcaide mór de Almodovar del Rio, Caçador mór delRey D. Henrique IV. &c. com Dona Mayor de Monsalve, de quem nasceo = 13 D. MAYOR DE CORDOVA E MONSALVE, que casou com D. Alonso de Aguilar, Senhor del Pilar, Alferes mór de Ezija, de quem teve = 14 D. João DE AGUILAR, que casou com D. Luiza de la Cueva, de quem nasceo = 15 D. Antonio de Agui-LAR MONSALVE, VI. Senhor del Pilar, Alferes mór de Ezija, que casou duas vezes, a primeira com D. Ignez de Mendoça, de quem nasceo = \* 16 D. Eeee ii Tom. XII.

JOAO DE AGUILAR, que lhe succedeo, como adiante se dira. = 16 E a D. Luiza de Aguilar, que casou em Lobeda com D. Christovao de la Cueva, (bisneto por varonia de D. Luiz de la Cueva, II. Senhor de Solera) e tiverao = \* 17 D. Anto-NIO DE LA CUEVA, de quem logo se tratará. = 17 D. Luiz de la Cueva Aguilar e Gusmao, que cafou com Dona Anna Chirino, de quem nasceo = 18 D. LOPE DE LA CUEVA, que casando com D. Catharina Piedrola, tiverao = 19 D. Luiz de la Cueva, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Capitao de Cavallos, e I. Conde de Guadiana, que de fua mulher D. Catharina de Ortega, Senhora de Alicur, tem = 20 D. Lopo de la Cueva, Collegial mayor, que nao tem tomado estado. = 20 E D. ISABEL DE LA CUEVA E AGUILAR, que casou com D. Francisco de Carvajal e Mendoça, Senhor de Torralba, de quem nasceo = 21 D. Luiz de CARVAJAL DE LA CUEVA, Senhor de Torralba, que casou com D. Isabel Mecia, e procrearao = 22 D. FRANCISCO DE CARVAJAL GODINEZ GUSMAO DE LA CUEVA, Senhor de Torralba, que casou duas vezes, a primeira com Dona Ignez Chacon, irmãa do Conde de Molina, de quem nasceo = 23 D. Luiz DE CARVAJAL GODINEZ GUSMAO CHACON, Senhor de Torralba, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe V., que casou com D. Balthasara de Sottomayor e Bernuy, Senhora do officio de Alferes mór de Alcalá, la Real, com successão. Casou segunda

gunda vez o dito D. Francisco de Carvajal Godinez com D. Josefa Manoel Hozes e Aguaro, irmãa dos Condes de la Fuente de Jahuco, de quem teve estas silhas = 23 D. Isabel de Carvajal e Manoel, que casou com D. Diogo Mecia Pacheco Serrano e Barnuevo, Senhor das Villas de Medrano, Urracal, e Olulia, de quem nasceo = 24 D. Fernando de Aguilar, que casou com D. N. . . . Chacon e Medrano. = 23 D. Victoria Josefa de Carvajal e Manoel, que soy mulher de D. Fernando Fernandes de Cordova Heredia e Cabrera, Senhor das Villas de los Cansinos, Torre-Albaen, e Prado-Castellano, de quem teve = 24 D. Pedro Fernandes de Cordova, que não tem tomado estado.

\* 17 D. Antonio de la Cueva e Aguilar casou com D. Catharina de Carvajal e Mendoça, de quem teve = \* 18 D. Luiz de la Cueva e Aguilar, com quem se continúa. = 18 D. Gonçalo de la Cueva, que casou com sua prima D. N. . . de Carvajal, de quem nasceo = 19 D. Catharina de la Cueva, mulher de Dom Martim Zeron, de quem teve = 20 Anna Zeron, que casou duas vezes, a primeira com D. Marquez de Benamegi, de quem nao sabemos successos; e a segunda vez casou com D. Joseph de Tavira Osorio Benavides Cardenas e Piedrola, Marquez del Cerro, de quem tem = 21 D. Joseph de Tavira Zeron, que casou com D. Manuela Cavallero.

D. Luiz de la Cueva e Aguilar casou com D. Josefa Manoel de Hozes e Aguayo, e teve = 19 D. Francisca Manoel, mulher de D. Joao Fernandes de Cordova e Cabrera, Conde de Torreblanca, de quem nasceo = \* 20 D. Luiz Fernan-DES DE CORDOVA, com quem se continúa. = 20 E D. BERNARDA FERNANDES DE CORDOVA E CA-BRERA, segunda mulher de Dom Francisco de Boria Fernandes de Cordova, Marquez de la Puebla de los Infantes, Senhor de los Donadios de la Campana, viuvo da Marqueza de Jodar. = \* 20 D. Luiz Fer-NANDES DE CORDOVA CABRERA DE LA CUEVA. Conde de Torres Cabrera. Casou com D. Maria Sancha de Argote Gusmao e Rios, Condessa del Menado, Senhora de Estrella, de quem tem = 21 D. João Fernandes de Cordova e Cabrera, e outros.

\* 16 D. Joao de Aguilar, filho de D. Antonio de Aguilar, e de Dona Ignez de Mendoça, foy VII. Senhor del Pilar, Alferes mór de Ezija. Casou com D. Elvira Lasso de la Vega, de quem teve = 17 D. Francisco de Aguilar Lasso de la Vega, VIII. Senhor del Pilar, Alferes mór de Ezija, que casou com sua prima Dona Jeronyma de Aguilar, de quem nasceo = 18 D. Elvira de Aguilar, que lhe succedeo na Casa, e casou com seu primo segundo D. Antonio Fernandes de Inestrosa e Aguilar, Senhor de Turulote, e Gayape, II. Marquez de Penha-Flor, de quem teve = 19 D. Joao Bau-

BAUTISTA DE INESTROSA AGUILAR, que casou com D. Maria Pafquala de Barrada e Portocarrero; e tiverao = \* 20 D. Antonio Fernandes de Ines-TROSA, com quem se continúa = 20 D. N. . . . . casou com D. Antonio Barradas Portocarrero, Marquez de Cortes de Graena, cujo filho herdeiro está contratado a cafar com fua prima com irmãa D. Maria Joanna Fernandes de Inestrosa; e o segundo com a Marqueza de Penha-Flor, filha do Marquez deste titulo, como logo se verá. = 20 D. N. . . . . que foy a segunda filha de D. João Bautista, casou com o Marquez de Benamegi. = \* 20 D. Antonio Fer-NANDES DE INESTROSA AGUILAR, Marquez de Penha-Flor, Senhor del Pilar, Alferes mór de Ezija, &c. Casou com D. Maria Fernandes de Cordova, e Alagon, filha dos Condes de Sastago, Marquezes de Aguilar, e Penalva, de quem teve = 21 D. MA-RIA FRANCISCA FERNANDES DE INESTROSA E AGUI-LAR, Marqueza de Penha-Flor, capitulada com seu primo, filho fegundo do Marquez de Corte Graena, como se disse.

#### §. II.

12 Martim Affonso de Cordova casou com D. Joanna de Cabrera, filha de Pedro de Cabrera, Senhor de los Albolasios, e Montalvo, de quem teve = \* 13 D. Gonçalo Fernandes de Cordova, com quem se continúa. = 13 E a D. Joan-

NA DE Sousa, que casou com D. Pedro Venegas de los Rios, I. Senhor de Villa de Sancha, e Miranda, Instituidor do seu Morgado no anno de 1523, Vinte e quatro de Cordova, Copeiro mór delRey D. Fernando o Catholico, e seu Embaixador a Portugal a ElRey D. Manoel; e tiverao os filhos feguintes: \* 14 D. FERNANDO DE LOS RIOS E SOUSA, com quem se continúa. = 14 D. Joanna de Cordova casou com D. Alonso de Zayas, Regedor da Cidade de Ezija, de quem nasceo = 15 D. Alonso DE ZAYAS E GUSMAO, Regedor de Ezija, que casou com D. Maria de Morales Maraver, filha de Affonso de Morales Maraver, e de D. Isabel de Villacê sua mulher; e tiverao = 16 D. Alonso de Zayas, que casou com D. Maria Zayas, filha de Thomás de Zayas, Védor General do Reyno de Granada, e de D. Catharina de la Vega Maldonado sua mu-Iher, de quem procedeo = 17 D. MARIA, mulher de D. Luiz de Lira, = 17 e D. Alonso DE ZAYAS E Gusmao, Cavalleiro da Ordem de Santiago, cuja mulher foy sua sobrinha D. Clara Maria de Lira e Zayas, filha herdeira da referida sua irmãa; e deste matrimonio nasceo unico = 18 D. Alonso Tho-MAS DE ZAYAS E GUSMAO, que cafando com Dona Catharina Galindo Lasso de la Vega, tiveras = 19 D. ALONSO DE ZAYAS E GUSMAO, que casou com D. Joanna de Inestrosa, filha de D. Joao Urbano de Inestrosa, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Pagem delRey D. Filippe IV., Regedor de Ezija, e Agua-

e Aguafil mayor do Santo Officio, e de fua mulher D. Maria de Aguilar de Lacerda, de quem teve = \* 20 D. ALONSO DE ZAYAS E GUSMAO, de quem logo se tratará. = 20 D. Antonio, Coronel nos Exercitos del Rey Catholico, Capitao da Companhia dos Cravineiros Reaes, que nao tem casado até ao presente. = \* 20 D. Alonso de Zayas e Gusmao, Senhor desta Casa em Ezija. Casou com D. Maria de Moscoso, filha de D. Christovao de Moscoso Sanches Montemayor, I. Conde de las Torres, Duque de Argete, Marquez de Culera, Grande de Hespanha, por merce del Rey Dom Filippe V. do anno de 1728, seu Gentil-homem da Camera, Capitao General dos feus Exercitos, que tinha sido General da Artilharia de Milao, Commissario General da Infantaria, e Cavallaria de Hespanha, Vice-Rey, e Capitao General de Navarra; e de sua primeira mulher D. Joanna Galindo de Gusmao, irmãa do Conde de Casa Galindo, de quem nasceo = 21 D. Christo-VAO DE ZAYAS MOSCOSO MONTEMAYOR, II. Marquez de Culera, como seu avô materno, herdeiro da fua Cafa, e grandeza, que cafou no anno de 1743 com D. Maria Manoel de Mendoça, Condessa de Santa Cruz de los Manoeles, e de la Corfana, em que he successora de sua may a Condessa de la Corfana, como em outra parte se dirá.

\* 14 FERNANDO DE LOS RIOS E SOUSA, foy II. Senhor da Villa de Miranda, Vinte e quatro de Cor dova. Casou com D. Luiza de Gusmao, filha de D. Tom. XII. Ffff Joao Joao Mesia de Gusmao, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Corregedor de Ciudad Rodrigo, Gentilhomem de boca do Emperador Carlos V., e de D. Maria Carrilho de Gusmão; e tiverão = 15 D. Pe-DRO DE LOS RIOS, que morreo pelejando no fitio de Orfanella. = 15 D. Joao de los Rios e Gus-MAO, III. Senhor de Miranda, e por sua may da Defeza da Cafa Velha, Vinte e quatro de Cordova. Casou com D. Antonia Gonçalves de Madriz, Senhora do Morgado daquella Cafa, que fundou no anno de 1563 seu pay Antonio Gonçalves Madriz, Vinte e quatro de Cordova, irmao de D. Diogo de Madriz, Bispo de Badajoz; e tiverao = 16 D. Fer-NANDO DE LOS RIOS, IV. Senhor de Miranda, que casou com D. Elvira Argote de Herrera, filha de D. Diogo Argote de Aguayo, Vinte e quatro de Cordova, Capitao de Cavallos na guerra de Alpujarraz, Corregedor de Murcia, e de D. Elvira de Herrera e Cordova, filha dos III. Senhores de Belmonte; e tiverao = \* 16 D. Antonio de los Rios, com quem se continúa. = 16 D. Alonso DE los Rios, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Senhor do Morgado de Madriz, que foy o fegundo. Cafou com D. Anna de los Rios, III. Condessa de Hernan Nuñes; e nao tiverao successão. = \* 16 D. Antonio DE LOS RIOS E GUSMAO, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, V. Senhor de Miranda, Vinte e quatro de Cordova. Casou com D. Maria de Cabrera Sottomayor, filha de Dom Diogo de Cabrera Sottomayor,

mayor, Vinte e quatro de Cordova, Senhor do Morgado de Montalvo, e de D. Leonor Venegas de la Cueva; e tiverao = \* 17 D. Fernando Joseph DE Los Rios, com quem se continúa. = 17 D. Francisco, e D. Joseph, Capitaens de Infantaria. = 17 D. Diogo, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Senhor do Morgado de Madriz, que casou com D. Luiza Maria de los Rios, Condessa de Gavia la Grande; e tiverao = 18 D. Lopo Francisco de Los Rios, Conde de Gavia, que de sua segunda mulher D. Antonia de Morales e Cordova teve = 19 D. Diogo de los Rios e Madriz, Conde de Gavia, Gentil-homem de Manga do Infante D. Filippe; e Mordomo delRey D. Filippe V. seu pay. Casou duas vezes, a primeira com D. Maria Soares de Figueiroa, II. Marqueza de Zureo, de quem teve = 20 D. Maria Manoel de los Rios, Marqueza de Zureo. Casou segunda vez com D. Anna Venegas e Cordova, filha dos Marquezes de Valencuella.

\* 17 D. FERNANDO JOSEPH DE LOS RIOS E ARGOTE, foy VI. Senhor de Miranda, Vinte e quatro de Cordova, e seu Procurador de Cortes. Casou com D. Catharina de Argote e Aguayo, Senhora dos Morgados de seus pays D. Alonso de Argote, Vinte e quatro de Cordova, e de sua mulher D. Maria de Cardenas; e tiverao = 18 D. Antonio de Los Rios, VII. Senhor, e I. Visconde de Miranda, que casou com D. Catharina de Cordova, irmãa de D. Tom. XII. Fsffii Luiz,

Luiz, Senhor de Campanha, III. Visconde de la Puebla de los Infantes; e tiverao = 19 D. Joseph DE Los Rios, II. Visconde, e VIII. Senhor de Miranda, que casou com D. Francisca de Cordova, irmãa dos Condes de Torres Cabrera, de quem he silho = 20 D. Antonio de los Rios Argote e Cordova, III. Visconde, e IX. Senhor de Miranda, que de sua mulher D. Maria Gabriella de Barrientos tem = 21 D. Fernando de los Rios, e cinco irmãos.

\* 13 D. Gonçalo Fernandes de Cordova, que foy o primogenito dos filhos de Martim Affonfo de Cordova, e de sua mulher D. Joanna Cabrera, como dissemos. Casou com D. Maria Moniz de Godoy, de quem teve = 14 D. Joanna Fernandes DE CORDOVA, que casou com D. Gonçalo de Cea; e tiverao os filhos feguintes: = \* 15 D. Francis-CO DE CEA E CORDOVA, com quem adiante se continúa. = 15 D. MARIA DE CEA E CORDOVA, que casou com D. Martim de Gusmão, e tiverão = 16 D. Alonso DE Gusmao, que cafando com D. Maria de Saavedra teve = \* 17 D. Joao de Gus-MAO, de quem adiante se tratara. = 17 D. MARIA DA CONCEIÇAO DE GUSMAO, que foy primeira mulher de D. Diogo Fernando de Argote, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Mordomo da Rainha, do Confelho da Fazenda, Senhor de Cabrinhana, e Villa-Rubia, de quem teve = \* 18 D. Diogo DE AR-GOTE, com quem se continúa. = 18 D. MARIA,

e D. Francisca. = 18 D. Maria de Argote de Gusmao casou com D. Luiz de Narvaes, Alcaide de Antequera, e foy seu filho = \* 19 D. Pedro Jacintho Narvaes, I. Conde de Bobadilha, de quem logo se tratará. = \* 18 D. MARIA DE NAR-VAES E ARGOTE, mulher de Dom Alonso Peres de Saavedra, de quem adiante se fará menção. = 18 D. Francisca de Argote e Gusmao cafou com D. Gabriel Lasso de la Vega e Cordova, Cavalleiro da Ordem de Santiago, II. Conde de Puertolhano, VI. Marquez de Miranda de Auta, de quem teve os filhos seguintes: = \* 19 D. Luiz Lasso de la Ve-GA, com quem se continúa. = 19 D. Diogo, Cavalleiro da Ordem de Calatrava. = 19 D. Francisco, Religioso da Ordem dos Prégadores, Bispo de Coria. = 19 D. Maria, Religiosa em o Mosteiro da Paz. = 19 D. MARIA, mulher de D. Miguel de Ursua, II. Conde de Xerena, de quem nasceo = 20 D. Adriana, III. Condessa de Xerena. = \* 19 D. Luiz Lasso de la Vega e Cordova, foy III. Conde de Puertolhano, VII. Marquez de Miranda de Auta, Cavalleiro da Ordem de Calatrava. Casou com Dona Antonia de Nava Grimon; e tiverao = \* 20 D. THOMAS LASSO DE LA VEGA, com quem fe continúa. = 20 D. GABRIEL LASSO DE LA VE-GA, Capitao nas Guardas Hespanholas, Brigadeiro dos Exercitos delRey D. Filippe V., Alcaide de la Alhambra de Granada. = 20 D. FRANCISCA MA. RIA LASSO, mulher de Dom Joseph de S. Vitores, MarMarquez de la Rambla, Visconde de Cabra, de quem he silho = 21 D. Joseph, Marquez de la Rambla, casado com D. Anna de Castro, e Aguilera.

\* 20 D. THOMAS LASSO DE LA VEGA E COR-DOVA, foy IV. Conde de Puertolhano, VIII. Marquez de Miranda de Auta, Gentil-homem da Camera del Rey D. Carlos II., Capitao General da Costa do Reyno de Granada. Casou com D. Maria Manrique, Dama da Rainha D. Marianna de Neubourg, irmãa de D. Marcos Manrique, Conde de Montehermoso, e Fuensaldanha, e de D. Alonso Manrique, I. Duque del Arco, Grande de Hespanha, Cavalleiro do Tosao, e Santo Espirito, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe com exercicio, Estribeiro mór, e Monteiro mór; e tiverao os filhos seguintes: = \* 21 D. Luiz Lasso de la Vega, Duque del Arco, com quem se continúa. = 21 D. Anto-NIA LASSO DE LA VEGA MANRIQUE, que nao tomou estado. = \* 21 D. Luiz Lasso de la Ve-GA MANRIQUE DE LARA E VINERO, II. Duque del Arco, V. Conde de Puertolhano, Montehermoso, &c. Marquez de Miranda de Auta, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe V. com exercicio, seu Monteiro mór, Cavalleiro de S. Genaro, que casou duas vezes, a primeira com Dona Maria Francisca Sarmento de Zuniga, filha de D. Joseph Francisco Sarmento de Sottomayor Isasi e Guevara, V. Conde de Salvaterra, e Pie de Concha, Marquez de

de Sobroso, Grande de Hespanha, e de D. Maria de Zuniga de Avila, Marqueza de Loriana, de quem tem tres filhos. Casou segunda vez com D. Maria Ignacia de Covos e Cordova, irmãa do Marquez de Camarassa, e Conde de Ribadavia, de quem tambem tem successão.

\* 18 D. MARIA DE NARVAES E ARGOTE, filha de D. Luiz de Narvaes, casou com D. Alonso Peres de Saavedra, e Narvaes, Vinte e quatro de Cordova, Corregedor de Granada, e Madrid, Affistente de Sevilha, do Conselho da Fazenda, e antes Coronel da Cavallaria, e Brigadeiro dos Exercitos del Rey Catholico, I. Conde de Jarosa; e tiveras = 19 D. Luiz Peres de Narvaes e Saavedra, II. Conde de Jarosa, que de sua mulher D. Francisca Tello de Portugal teve = 20 D. Joachim, que ainda não tomou estado, e mais quatro irmãos, = 19 e a D. MARIANNA PERES DE SAAVEDRA E NARVAES, que casou com D. Joseph de los Rios Cabrera e Cardenas, Senhor de las Ascalonias, e Albolafias, que foy II. Marquez de las Ascalonias, cujo titulo renunciou, por se entender havia sido pessoal a concessa, e tambem Senhor de Villar el Viejo, e la Vega por fua mãy D. Josefa de Cardenas, e Angulo; e tiverao = 20 D. Thomas de los Rios Cardenas E ANGULO, que succedeo na Casa, e soy Senhor de las Ascalonias, e Albolafias, e el Villar, que morreo sem successão, havendo casado com D. Antonia Favasta Alfonso de Sousa Fernandes del Campo, Marqueza de Mejorada, e de la Brenha, de quem adiante se tratará.

\* 18 D. DIOGO DE ARGOTE E GUSMAO, filho de D. Diogo Fernandes de Argote, Senhor de Cabrinhana, como diffemos, foy I. Marquez de Cabrinhana, Cavalleiro da Ordem de Calatrava. Cafou com D. Francisca de Berlanga Fajardo, Senhora da Cafa de Berlanga, e do Padroado de S. Domingos em Malaga; e deste matrimonio nascerao = \* 19 D. MA-RIA DE ARGOTE, de quem logo se tratará. = 19 D. MARIANNA DE ARGOTE, mulher de Domingos Joseph Ninho da Sylva, I. Marquez de Cajares, Alferes mór de Toledo, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Mordomo da Rainha D. Marianna de Baviera; e nao tiverao successão. = 19 D. Theresa de Ar-GOTE, que foy mulher de D. Agostinho de Mancha Cordova e Velasco, II. Marquez del Vado, de quem nasceo D. Joao, III. Marquez del Vado. = 19 D. Anna de Argote, que casou com D. Alonfo Fernandes de Mesa, Senhor del Canciller. = 19 E irmãas Religiofas. = \* 19 D. MARIA DE ARGOTE E BERLANGA, que casou com seu primo com irmao D. Pedro Jacintho de Narvaes, I. Conde de Bobadilha, Alcaide, e Alferes mór de Antequera, como dissemos; tiverao = 20 Luiz de Narvaes e Ar-GOTE, II. Conde de Bobadilha, Alferes mór de Antequera, e Senhor de Villa-Rubia.

\* 17 D. Joao de Gusmao, filho de D. Alonso de Gusmao, e de D. Maria de Saavedra, como dis-

femos.

femos. Casou com D. Antonia Messia de Benavides. de quem nasceo = 18 D. Alonso Antonio de Gusmao, que casando com D. Antonia Josefa de Pineda, Senhora de Estrella, teve = 19 D. Joao FRANCISCO DE GUSMAO, Vinte e quatro de Cordo-Aa, Senhor de Estrella, I. Conde de Menado, que casou com Dona Maria de los Rios, e Cea, Senhora de ricos Morgados; e tiverao duas filhas, a primeira = 20 D. Maria de Gusmao e Cea, II. Condessa de Menado, que casou com D. Luiz Fernandes de Cordova Cabrera e Cueva, Conde de Torres Cabrera. = 20 D. Anna de Gusmao e CEA (que foy a segunda filha) casou com D. Francisco Argote, e Carcamo, Capitao de Cavallos, Marquez de Cabrinhana, que tirou, por lhe pertencer por varonía; e tiverao = 21 D. Joao Mariano ARGOTE CARCOMO E MESA, que he Marquez de Cabrinhana, e Villacanos.

\* 15 D. FRANCISCO DE CEA E CORDOVA, que dissemos ser filho de D. Gonçalo de Cea, e de Dona Joanna Fernandes de Cordova. Casou com D. Francisca de Vallecillo, de quem nasceo = 16 D. Gon-ÇALO DE CEA E CORDOVA, Vinte e quatro de Cordova, Cavalleiro da Ordem de Santiago, que de fua segunda mulher D. Leonor Galindo de Ribera teve = 17 D. Pedro de Cea, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Vinte e quatro de Cordova, que do seu fegundo matrimonio com Dona Joanna Fernandes de Cordova nascerao as duas filhas seguintes: = \* 18 D. Tom. XII.

ANNA

Anna de Cea, de quem logo se dirá, = 18 e D. Maria de Cea e Cordova, que casou com D. Joseph de Aguilar, Senhor de Teba. = \* 18 D. Anna de Cea Fernandes de Cordova casou com seu primo com irmas D. Luiz Fernandes de Cordova, Senhor de Fuen-Real, e el Ginoves, Mestre de Campo General dos Exercitos delRey Catholico, Capitas General da Extremadura, Guipuscoa, e Costa de Granada, de quem he filho = 19 D. Martim Fernandes de Cordova e Cea, Senhor de Fuen-Real, e el Ginoves, Capitas de Infantaria Hespanhola.

g. III.

Foy terceiro filho de D. Joanna de Sousa, e de Gonçalo Fernandes de Cordova, Pedro Fer-NANDES DE CORDOVA, que casou com D. Mayor de Medina Barba e Cordova; e tiverao = 13 Jor-GE DE MEDINA BARBA E CORDOVA, que casando com D. Leonor Ponce de Leao, tiverao os filhos feguintes: = \* 14 MARTIM FERNANDES DE COR-DOVA, com quem se continúa. = 14 D. BRITES Ponce de Leao, que casou com D. Luiz Mesia de Lacerda, IV. Senhor de la Vega de Aroniso; e forao seus filhos = \* 15 D. FERNANDO DE LACER-DA, de quem logo se tratará. = 15 D. MARIA MES-SIA DE LACERDA, mulher de D. Luiz de Banhuelos, de quem nasceo = 16 D. Luiz de Banhuelos, Vinte e quatro de Cordova, que casou com D. Anna

Anna Maria de Cardenas e Herrera: foy seu silho = 17 D. Antonio de Banhuelos e Cardenas, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, que casou com D. Maria Magdalena Paes de Castilejo e Valenzuela, de quem nasceo = 18 D. Luiz Banhuelos Paes de Castelejo e Valenzuela, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, que por sua máy herdou os Senhorios de Villaharta, e el Monton de la Tierra, que casando com D. Isabel Fernandes de Mesa, tiveras = 19 D. Antonio, Senhor de Villaharta, &c. que he casado com D. Manuela de Zasra Fernandes de Cordova.

15 D. FERNANDO DE LACERDA MESSIA, foy V. Senhor de la Vega de Armiso, e de sua segunda mulher Dona Maria de Mendoça teve. = 16 D. RODRIGO DE LACERDA E MESSIA, VI. Senhor de la Vega de Armiso, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, que casou duas vezes, a primeira com D. Brites Ponce de Leao sua prima com irmãa, teve unica = 17 D. Maria Messia de Lacerda, mulher de D. Fernando Alonfo de Cordova, VII. Senhor de Belmonte, e Moratalla; e tiverao os filhos seguintes: = \* 18 D. Francisco Marques de Mora-TALLA, com quem se continúa. = 18 D. ISABEL DE CORDOVA, que casou com D. Luiz Gomes de Figueiroa e Cordova, V. Senhor de Encinar, cuja filha = 19 D. PAULA DE CORDOVA E FIGUEIROA casou com D. André Fernandes de Mesa Cabrera e Argote, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, VII. Tom. XII. Gggg ii

Senhor del Chanciller, de quem nasceo = 20 D. Alonso Fernandes de Mesa Cordova e Figueiroa, VIII. Senhor del Chanciller, II. Marquez de Villa-Seca, que casou com D. Anna de Argote, e soy seu silho = 21 D. Pedro Fernandes de Mesa Cordova e Figueiroa, III. Marquez de Villa-Seca, IX. Senhor del Chanciller, que casou com D. Maria Antonia Fernandes de Valenzuella e Sousa, de quem nasceo = 22 D. Anna Rafaella Fernandes de Mesa Figueiroa e Cordova, IV. Marqueza de Valenzuella, Senhora del

Chanciller, que ainda não tem estado.

\* 18 D. FRANCISCO FERNANDES DE CORDOVA, foy VIII. Senhor de Belmonte, I. Marquez de Moratalla, Cavalleiro da Ordem de Santiago. Casou com D. Maria Sidonia Garcez Carrilho de Mendoça, Condessa de Priego; e tiverao = 19 D. Joseph FERNANDES DE CORDOVA GARCEZ CARRILHO DE MENDOÇA, XIII. Conde de Priego, II. Marquez de Moratalla, Barao de Santa Cruz, Senhor de Belmonte, &c. que foy Mordomo da Casa delRey D. Carlos II., e delRey D. Filippe V., seu Gentil-homem da Camera com entrada; e ultimamente por merce sua Grande de Hespanha, que casando com D. Maria Theresa de Pardo de la Casta e Palasox, Dama da Rainha D. Marianna de Baviera, filha dos Marquezes de la Casta, Condes de Alaquaz, de cujo matrimonio nasceo = 20 D. Maria, que morreo sem estado. = 20 D. Francisca de Cordo-

VA, Dama do Paço, que casou com D. Alexandre Lanti, Duque de Santo Gemini, Grande de Hespanha, Gentil-homem da Camera com exercicio del-Rey D. Filippe V., Capitas da Guarda de Corpo do Insante Dom Filippe, de quem nasceo unica = 21 D. MARIA DE BELEM, Condessa de Priego,

Marqueza de la Casta, &c.

Casou segunda vez D. Rodrigo de Lacerda e Messia, VI. Senhor de la Vega, com D. Anna de Caizedo Saavedra, de quem teve = 17 D. FERNANDO DE MESSIA DE LACERDA, Vinte e quatro de Cordova, VII. Senhor de la Vega de Armiso, e I. Marquez daquelle titulo, que casou com D. Maria Antonia de Carcomo e Heraso, de quem teve = 18 D. Luiz Messia de Lacerda, II. Marquez, e VIII. Senhor de la Vega de Armifo, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Camera del Rev Catholico, que casou com D. Anna de los Rios e Cabrera, de quem nasceo = 19 D. Francisco Mes-SIA DE LACERDA, IV. Marquez, e IX. Senhor de la Vega de Armiso, em successão de seu irmão D. Fernando, que faleceo sem filhos, até ao presente nao tomou estado.

\* 14 MARTIM FERNANDES DE CORDOVA E MEDINA, filho primeiro, como se disse, de Jorge de Medina. Casou com D. Maria Lasso de la Vega, e tiverao = \* 15 D. MARTIM FERNANDES DE CORDOVA, com quem logo se continuará. = 15 D. MARIANNA FERNANDES DE CORDOVA, Dama da Rainha

Rainha D. Margarida de Austria, que foy segunda mulher de D. Diogo Gomes de Sandoval, que pelo feu primeiro matrimonio foy Conde de Saldanha, Commendador mór da Ordem de Calatrava, Estribeiro mór delRey D. Filippe III., seu Gentil-homem da Camera, e delRey D. Filippe IV.; e tiverao estes filhos: = 16 D. Diogo Gomes DE SAN-DOVAL, V. Duque de Lerma, Marquez de Cea, Grande de Hespanha, Commendador mór da Ordem de Calatrava, Gentil-homem da Camera delRey D. Filippe IV., que casando com D. Maria Leonor de Monroy, Marqueza de Castanheda, nao teve successão. = 16 D. Joao de Sandoval, Deao da Cathedral de Sevilha. = 16 D. MARIA, Condessa de Orgaz, e depois de Regalados. = 16 D. Thoma-SIA DE SANDOVAL E CORDOVA, Condessa de la Corzana, e depois Princeza de la Catholica, como disfemos a pag. 550 do Tomo IX.

\* 15 D. MARTIM FERNANDES DE CORDOVA E CASTELLA, foy Cavalleiro do habito de Calatrava, e Commendador de Montesa. Casou com Dona Maria Jacintha de Cordova; e tiverao = 16 D. Jacintha de Cordova, que soy sua herdeira, e casou com D. Jeronymo Sfrondato Castrioto, Marquez de Massebradi, Cavalleiro da Ordem de Santiago, General da Esquadra do seu titulo no Estreito; e soy sua filha = 17 D. Helena de Cordova Massebradi, que casou com D. Pedro Felix da Sylva Menezes, e Padilha, XII. Conde de Cisuentes, II. Mar-

quez de Alconchel, Alferes mór de Castella, Capitao General da Costa de Granada, Governador, e Capitao General de Oran, Vice-Rey de Valença do Confelho, e Camera de Indias; e tiverao os filhos feguintes: = \* 18 D. FERNANDO, Conde de Cifuentes, com quem se continúa. = 18 D. Joseph DA SYLVA, que foy primeiro marido de D. Josefa de Figueiroa Lasso de la Vega, Condessa de Arcos, e Anhover, sem successão. = 18 D. Manoel DA Sylva, General das Galés de Sicilia, Governador de Oran, do Confelho, e Camera de Indias, Gentil-homem da Camera delRey Catholico com entrada. 18 D. Joseph da Sylva, que em a Corte de Vienna foy Gentil-homem da Camera do Emperador Carlos VI., do Confelho de Estado, Cavalleiro do Tosão, Presidente do Conselho de Hespanha, que havendo casado no anno de 1698 com D. Manoela de Alagon Benavides e Bazan, VI. Condessa de Villafor, Condessa de Monte Santo em Sardenha, filha de D. Artal de Alagon Pimentel Cordova e Befora, V. Marquez de Villasor, Conde de Monte Santo, Barao de Sao Boy, &c. Mordomo del Rey D. Carlos II., General da Cavallaria de Sardenha, a cuja Cafa ElRey D. Filippe V. fez merce da Grandeza no anno de 1708; e de fua mulher, e prima D. Anna de Benavides e Bazan, filha dos Marquezes de Vayona, irmãa do V. Marquez de Santa Cruz del Viso, por cujo direito fuccedeo naquella Cafa, por lha haver cedido sua mãy a Marqueza D. Manoela em seu siIlho = 19 D. Pedro Artal da Sylva Bazan Alagon e Benavides, que he Marquez del Viso, e Vayona, Conde de Monte Santo, Grande de Hespanha, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe V. com exercicio, Mordomo mór da Rainha Dona Marianna de Baviera, e ao presente do Infante D. Filippe. Casou com D. Caetana Sarmento e Zuniga, filha dos V. Condes de Salvaterra, Marquezes de Loriana, Grandes de Hespanha, com successão.

19 D. Manoel da Sylva. = 19 D. Maria Antioga, Dama da Emperatriz Isabel Christina de Wolfembutel, Princeza de Cardona. = 19 D. Jo-

SEFA, Condessa de Coloredo, e outras.

18 D. FERNANDO DA SYLVA MENEZES ZA-PATA PADILHA E GIRAO, foy XIII. Conde de Cifuentes, III. Marquez de Alconchel, Alferes mór de Castella, General das Galés de Sardenha por ElRey Carlos II. no anno de 1690, que depois occupou grandes empregos na Corte Imperial. Casou duas vezes, a primeira com D. Josefa de Velasco, e Alarcao, filha unica, e herdeira dos Condes de Siruella, e Valverde, de quem nasceo = 19 D. MARIA DA SYLVA VELASCO DE LA CUEVA E ALARCAO, COndessa de Siruella, e de Valverde, Marqueza de Canhete, e de Santa Cara, que casou com D. Lucas Espinola, Capitao General dos Exercitos del Rey D. Filippe V., Director, e General da Infantaria de Helpanha, Governador, e Capitao General do Reyno de Aragao, que se cobrio Grande por Conde de Siruella;

ruella; e tiverao = 20 D. Marianna Espinola, que casou com seu primo com irmao D. Francisco Maria Espinola, Principe de Molseta, Gentil-homem da Camera del Rey D. Filippe V. com exercicio, silho primogenito dos Duques de S. Pedro, e tem successão. Casou segunda vez o Conde Dom Fernando da Sylva em Alemanha com N. . . . Rabata Gonzaga, de quem teve hum silho successor da sua Casa, e duas silhas.

#### g. IV.

D. BRITES DE CORDOVA foy a primeira filha do Caçador mór Gonçalo Fernandes de Cordova, e de sua mulher D. Joanna de Sousa. Casou com Dom Pedro Venegas, VIII. Senhor de Luque, de quem nasceo = \* 13 D. Egas Venegas, IX. Senhor de Luque, com quem se continúa. = \* 13 D. PEDRO VENEGAS DE CORDOVA, de quem adiante fe tratará. = \* 13 D. Egas Venegas, IX. Senhor de Luque, casou com D. Brites Ponce de Leas Messia, e tiverao = 14 D. Rodrigo Venegas, X. Senhor de Luque, que casou com D. Anna de Cordova, e tiverao = 15 D. Egas Salvador de Ve-NEGAS, I. Conde de Luque, que casou com Dona Maria de Aguayo Manrique, e foy seu filho = 16 D. Rodrigo Mathias Venegas de Cordova, II. Conde de Luque, que casou com D. Maria de Vilhegas e Heraso, Senhora de Benavahis; e tiveras es-Tom. XII. Hhhh

tes filhos: = \* D. Egas Salvador, com quem se continua. = 17 D. Carlos Joseph Venegas, que casou com D. Anna de Cordova e Castella, filha herdeira dos III. Marquezes de Valenzuella; e forao feus filhos = 18 D. Francisco Venegas Fernan-DES DE CORDOVA, IV. Marquez de Valenzuella. Casou com D. Maria Venegas, Sucre, e Pardo, de quem foy filha = 19 D. MARIA VICENTE, V. Marqueza de Valenzuella, que casou com D. Christovao Fernandes de Cordova, Marquez de Algarineso, Senhor de Zuheros, successor a sua may no Marquezado de Cardenofa. = 18 D. Manoel Vene-GAS DE CORDOVA LASSO E CASTELLA, que por representação de sua mãy foy IV. Conde de Villa Manrique, casou com D. Theresa Venegas Sucre e Pardo, irmãa de sua cunhada D. Maria Venegas, acima, e he sua filha = 19 D. Anna Venegas LASSO DE CASTELLA, V. Condessa de Villa Manrique, que ainda nao tomou estado.

\* 17 D. EGAS SALVADOR VENEGAS, foy III. Conde de Luque, que de sua segunda mulher Dona Anna Ponce de Leao Messía e Carvajal teve = 18 D. JOSEFA EGAS VENEGAS, IV. Condessa de Luque,

que ainda nao tomou estado.

\* 13 D. PEDRO VENEGAS DE CORDOVA, filho fegundo dos VIII. Senhores de Luque, como se disse, casou com D. Leonor de la Cueva, de quem teve. = 14 D. Antonio Venegas, que casando com D. Maria de Cardenas, teve = \* 15 D. Pedro

VENE-

Venegas de la Cueva, com quem se continúa. 15 D. LEONOR VENEGAS DE LA CUEVA, que cafou com D. Diogo Cabrera Sottomayor, e foy seu filho = 16 D. ANTONIO DE CABRERA SOTTOMAvor, Senhor de Montalvo, que casou com D. Maria de Angulo Caizedo; e tiverao = 17 D. Diogo DE CABRERA SOTTOMAYOR, Senhor de Montalvo, Vinte e quatro de Cordova, que casou com D. Maria de Godoy; e tiverao = 18 D. Diogo de Ca-BRERA SOTTOMAYOR, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Senhor de Montalvo, que casou com Dona Therefa de Cardenas Armenta Ortega, Condessa de Villa-Nova de Cardenas; e tiveraõ 

 19 \* D. Dio-GO DE CABRERA SOTTOMAYOR, de quem logo se dirá. = 19 D. FRANCISCA DE CABRERA, que casou com Dom Nares Joseph de Quinhones, Marquez de Lorenzana, de quem tem = 20 D. Joseph de Qui-NHONES CABRERA E SOTTOMAYOR. = \* 19 D. DIO-GO DE CABRERA SOTTOMAYOR, Senhor de Montalvo, casou duas vezes, a primeira com D. Anna Maria de Lacerda, filha dos Marquezes de la Rosa, de quem teve unico a D. FERNANDO DE CABRERA SOTTOMAYOR CARDENAS, que he de curta idade. Cafou fegunda vez com D. Maria Antonia Fernandes de Valenzuela Alfonso de Sousa, filha de Pedro Fernandes de Mesa, Senhor del Canciller, Marquez de Vilhesca, de quem tem a D. Drogo, de curta idade. 15 D. PEDRO VENEGAS DE LA CUEVA, que foy Cavalleiro da Ordem de Calatrava. Cafou com Tomo XII. Hhhh ii D.

D. Catharina Cabrera Figueiroa Ponce de Lacerda, de quem teve = 16 D. Jorge Venegas, Senhor de la Harina, que casou na Cidade de Palencia com D. Habel Manrique, Senhora de muitos Morgados, e das Villas de Villaximena, las Graneras, e Terças de Autilla del Pino; e foy seu filho = 17 D. Fran-CISCO VENEGAS E CORDOVA, Senhor de la Harina, que casou com D. Constança de Cordova; e tiverao = 18 D. Isabel Venegas, Senhora de la Harina. que casou com D. Lopo de Hozes, Brigadeiro dos Exercitos del Rey Catholico, irmao do II. Conde de Hornachuellos, de quem nasceo unica = 19 D. MA-RIA DO ROSARIO VENEGAS, Senhora de la Harina, &c. que casou com seu primo com irmão Dom Lopo de Hozes, Conde de Hornachuellos, Senhor de Albaida, e Arxibefo, de quem teve muita successão, e vivem so quatro filhas, = 20 D. Anna, D. Ma-RIA, D. THERESA, e D. N. . . . .

#### §. V.

12 D. Maria Fernandes de Cordova, filha segunda do Caçador mór Gonçalo Fernandes de Cordova. Casou com Diogo Ximenes de Gongora, Vinte e quatro de Cordova, de quem teve = 13 Joaó Ximenes de Gongora, que casou com D. Maria de Villa-Seca, e Orosco de quem nasceo = 14 Luiz Ximenes de Gongora, que casou com D. Leonor Molina e Cordova, e soy seu filho = 15 Alon-

15 Alonso de Gongora, que casou com Dona Catharina de Arriaza e Canhete, e foy seu filho = 16 D. Luiz Lopes de Gongora, que de sua mulher D. Joanna de Cabrera teve = 17 D. BALTHA-SAR DE GONGORA, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Vinte e quatro de Cordova, Thesoureiro geral del Rey D. Filippe III. Casou com D. Brites de Castilejo. = 18 D. MAYOR DE GONGORA, Senhora de la Puebla de los Infantes, que casou com Dom Inigo Fernandes de Cordova Ponce de Leao, Senhor de los Donadios de la Campana, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Alferes mór de Cordova, Governador de Malaga, que teve entre outros filhos = 19 a D. Luiz Fernandes de Cordova, III. Vifconde de la Puebla de los Infantes, Senhor de la Campana, Alferes mór de Cordova. Casou com Dona Urraca Ximenes de Gongora, irmãa de D. Pedro, III. Conde de Almodovar; e forao seus filhos, além de outros, = \* 20 D. Francisco de Borja, com quem se continua. = 20 D. Inigo Fernandes de CORDOVA, que casou com sua sobrinha a Marqueza de Jodar, sem successão.

D. Francisco de Borja Fernandes de Cordova, I. Marquez, e IV. Visconde de la Puebla de los Infantes, casou duas vezes, a primeira no anno de 1712 com D. Maria Catharina de Velasco e Carvajal, que morreo em 1715, silha de D. Joseph Fernandes de Velasco e Carvajal, Condestavel de Castella, Duque de Frias, de quem teve unica

21 D. Maria, Marqueza de Jodar, que casou com seu tio Dom Inigo de Cordova, como se disse, sem successão. A qual casou segunda vez com D. Gonçalo Manoel e Lanzos, Conde de la Fuente del Sahuco; e tambem até ao presente nao tem successão.

Casou segunda vez o Marquez de la Puebla D. Francisco de Borja com D. Bernarda de Cordova de la Cueva, filha dos Condes de Torres Cabrera, como se disse; e he seu filho = 21 D. Joachim Fernandes de Cordova, II. Marquez de la Puebla de los Infantes, Senhor de Campana, Alferes mór de Cordova, que até ao presente nao tem tomado estado.

#### CAPITULO III.

De Diogo Affonso de Sousa.

o Capitulo II. se disse ser o primeiro silho de Vasco Assonso de Sousa, Diogo Assonso de Sousa, que soy hum Fidalgo muy distincto nos tempos dos Reys D. Henrique II., D. Joao I., D. Henrique III., e D. Joao II., que todos estes reynados alcançou. Achou-se na batalha de Martos no anno de 1408, e depois na resolução, que se tomou contra o Condestavel D. Alvaro de Luna, segundo o que refere a Chronica deste Rey; pois havendo-se despedido Joao Ramires, Senhor de los Cameros, Diogo

Chronica dei Rey Dom Joao II. cap.278.

Diogo de Zuniga, filho do Conde de Ledesma, Pedro de Mendoça, Senhor de Almazan, e outros Ricos-homens, que do Conde levavao acostamento, Diogo Affonso de Sousa, como amigo, o seguio, e sahio com elle, como consta da dita Chronica. Foy Dita Chronica, cap. Vinte e quatro de Cordova, como se vê de hum des- 292. pacho delRey D. Joao I., que se conserva, e da Escritura de transacção entre seus irmãos, feita no anno de 1412. Tambem se achou no assento, que se tomou no anno de 1434 sobre a concordia com os Infantes de Aragao, servindo a ElRey com fidelidade; Dita Chronica, cap. pelo que mereceo acharse em muitas occasioens de honra.

Cafou com D. Maria Affonso de Cordova, filha de Lopo Guterres de Cordova, Cavalleiro de la Vanda, e Alcaide mór de Cordova, Senhor de Montilha, que trocou por Guadalcazar; e no anno de 1409 a 24 de Dezembro instituio o Morgado de Guadalcazar, (irmao fegundo de Affonso Fernandes de Cordova, Senhor de Alcaudete, Monte-Mayor, Hernan Nuñes, &c.) e de sua mulher D. Ignez Garao de Oter de Lobos, filha de Garcia Fernandes de Oter de Lobos, Senhor de Perousa, Pertuilla, e Plana de Argas, e de fua mulher D. Joanna de Baamonde, filha de D. Alonso Vasques de Baamonde, e de D. Theresa Armildez de Saz, cujos pays forao Dom Fernandes, a quem chamarao o Neto, e Dona Sancha Rodrigues. Era Lopo Guterres de Cordova filho de Martim Alonso de Cordova, Senhor de

Dos

Salazar de Castro, Adwertencias Historicas, pag. 178. Annales de Sevilha, pag. 269.

Dos Hermanas, e de Monte-Mayor, que povoou, e de sua mulher D. Aldonça de Haro, Senhora de Bencalez, e Hernan Nuñes, que levou em dote, filha de Lopo Guterres de Haro, o Velho, Senhor de los Molares, e Alcaide mór de Sevilha, que na sua Cathedral fundou a Capella de S. Pedro Martyr, onde se mandou sepultar no anno de 1331; e de sua mulher D. Maria, como refere D. Luiz de Salazar de Caftro, allegando a D. Diogo Ortiz nos Annaes de Sevilha, pag. 269. Martim Alonso de Cordova foy silho de Martim Affonso de Cordova, Senhor de Dos Hermanas, e Canhete, Aguafil mayor de Cordova, Adiantado mór da Fronteira, e de sua mulher Dona Theresa Ximenes de Gongora, filha de Luiz Bandoma de Gongora, I Senhor de Zarza, e Canaveral, e de sua mulher D. Ximena Ximenes de Aruta; e neta de Pero Ximenes de Bandoma e Gongora, e de D. Therefa Ximenes fua mulher. Era Martim Affonso de Cordova filho de Fernao Nunes, Senhor de Dos Hermanas, Alcaide mór de Cordova, filho de Domingos Munhos de Andujar, I. Senhor de Dos Hermanas, e dos principaes Conquistadores de Cordova no anno de 1236, e de Sevilha no de 1248. por este casamento recahio a Casa de Guadalcazar nos descendentes de Diogo Assonso de Sousa; porque na instituição he especialmente chamada alli para o Morgado a linha de fua mulher D. Maria Affonso de Cordova, de quem teve os filhos seguintes:

10 D. JOAO AFFONSO DE SOUSA, Cap. IV.

10 D. MARIA, Religiosa em Santa Clara de Cordova.

10 D. IGNEZ LOPO, e outra D. MARIA. das

quaes nao temos outra noticia.

10 D. LEONOR DE Sousa casou com Fernando de Quesada, Commendador de Biedma, e depois de Bedmar; e tiverao os filhos seguintes: = 11 Jor-GE DE QUESADA, de quem se nao sabe mais. = \* 11 D. JOANNA DE QUESADA, de quem logo se Fr. Diogo de Sousa, tratará. = 11 D. MARIA DE QUESADA, que casou Historia de Sousa, cap. com D. Pedro Luiz de Alarcao, Senhor das Villas de Valverde, Talayuelas, las Veguilhas, Hontecilhas, e Albaladejo, Commendador de Membrilla da Ordem de Santiago, que morreo pelos annos de 1486, de quem nasceo unica = 12 Dona Francisca de ALARCAO, Senhora de Valverde, &c. que casou com Dom Antonio da Fonseca, Senhor de Coca, e Alaejos, Commendador mór da Ordem de Calatrava, Alcaide de Jaen, Rico-homem de Castella; e desta uniao teve = 13 a Pedro Ruiz de Alar-CAO, que foy XI. Senhor da Casa de Alarcao, e de Valverde, &c. que morreo sem successão. Porém D. Antonio Soares de Alarcao nas suas Relações Ge- Soares de Alarcao, Renealogicas, dá diversa filiação a D. Maria de Quesa- pagago. da, do que o Padre Fr. Jeronymo de Sousa na Historia, que escreveo dos Sousas de Cordova, de quem he o referido; porque diz ser filha de Dia Sanches Quesada, Senhor de Garcies, e S. Thomé, e de sua mulher D. Francisca da Cunha; e sendo assim, nao Tom. XII. Tiii toy

foy D. Leonor de Sousa, como acima dissemos, a may da dita Dona Maria Quesada, mulher de Pedro Ruiz de Alarcao, Senhor de Valverde, &c. de quem foy filha D. Francisca de Alarcao, Senhora de Valverde, que casou com Antonio da Fonseca, Senhor de Coca, cuja successão se acabou em seu filho Pedro Ruiz de Alarcao, XI. Senhor da Casa de Alarcao, e de Valverde. Esta asseveração com que escreveo D. Antonio Soares de Alarcao, infigne Genealogico, em huma materia, em que elle se interessava, por ser da sua Casa, nos faz entender, que seria equivocação do Padre Fr. Jeronymo de Sousa. = \* 11 D. JOANNA DE QUESADA, que foy a ultima na ordem do nascimento. Casou duas vezes, a primeira com Pedro Manhos de Torres, de quem nasceo = 12 D. Violante de Torres, que casou com Joao de Zere-Segunda vez casou com Gomes de Rojas, de quem teve duas filhas = 13 D. MARIA, e D. LEO-NOR, cujas successoens, com a de sua meya irmãa, diz o Padre Fr. Jeronymo de Sousa se ignorao.

#### CAPITULO IV.

De Joao Affonso de Sousa.

Sufa, sou la Cafa de seu pay Diogo Affonso de Sousa, como se disse no Capitulo precedente, seu silho primogenito Joao Affonso de Sousa,

Sousa, que foy Senhor de Ravanales, que vinculou no seu Testamento, seito a 15 de Julho de 1479, com faculdade Real. Foy Capitao, e Commandante da gente de Cavallo da Cidade de Cordova, o que consta de duas Cartas, huma delRey D. Joao II., feita a 18 de Julho de 1453, e outra del Rey D. Henrique IV. de 15 de Setembro de 1470. Foy tambem Governador da dita Cidade pela aufencia de Gomes de Avila, Justiça mayor, por Carta del Rey da referida data, e Vinte e quatro de Cordova, como se refere em huma Carta do mesmo Rey, seita a 3 de Mayo de 1469. Teve a Tenencia da Fortaleza de Busalance, (hoje Cidade) como refere hum Instrumento, otorgado em 5 de Julho de 1499. Gozou acostamento dos Reys Catholicos no anno de 1481; e foy administrador da Capella dos seus mayores na Cathedral de Cordova.

Casou, como consta do Contrato do seu casamento, seito a 20 de Setembro de 1442, e outras Escrituras, com D. Isabel Fernandes de Mesa, filha de Alonso Fernandes de Mesa, Alcaide de los Alcazares de Cordova, Vinte e quatro daquella Cidade, Escrivas da Camera delRey, e Thesoureiro da sua Casa, e de sua mulher D. Brites Gonçalves de Queiros, filha de Joas Bernardo de Queiros, Senhor da Casa, e Solar do seu appellido, e neta de Gonçalo Fernandes de Mesa, e de D. Constança de Quesada, filha de Pedro Dias de Quesada, III. Senhor de Garcies, Instituidor deste Morgado, e de sua mulher D. Joanna Tom. XII.

Carcomo, filha de Fernao Iniguez de Carcamo, VI. Senhor de Aguilareso, e de D. Aldonça Lopes de Montemayor sua primeira mulher, que era filha de D. Alonfo Fernandes de Cordova e Montemayor. Senhor de Alcaudete, e de Dona Joanna Martins de Leiva, filha de João Martins de Leiva, Camereiro mór delRey Dom Affonso XI. Era Pedro Dias de Quesada filho de Dia Sanches de Quesada, II. Senhor de Garcies, e S. Thomé, e de sua mulher D. Leonor Biedma; o qual Dia Sanches foy filho de Pedro Dias de Toledo, I. Senhor de Garcies, e S. Thomé, e de sua mulher D. Theresa Rodrigues de Biedma. Foy a dita Isabel Fernandes de Mesa segunda neta de Ruy Fernandes de Mesa, e de D. Leonor Lasso de la Vega, filha de Diogo Lasso de la Vega, e de D. Elvira Lasso de Salzedo, e terceira neta de Alonso Fernandes de Mesa, e de D. Joanna, filha de D. Joao de Gusmao, filho posthumo de D. Joao Alonso de Gusmao, I. Conde de Niebla, Senhor de San Lucar, e da Condessa D. Brites de Castella, como escreve o Padre Fr. Jeronymo de Sousa; e deste matrimonio nascerao os filhos seguintes, como consta do seu Testamento.

rá o Capitulo V.

N. . . . . . tiverao duas filhas, de que nao sabemos estado.

11 JOAO DE SOUSA.

depois de occupar os lugares dos Conselhos de Indias, e Castella, soy Bispo de Almeria, de que tomou posse em 2 de Outubro de 1515, e morreo no de 1520.

- Lopo DE Sousa, que foy Governador, e Capitao General das Ilhas de Canarias, e poz em ordem o governo da Ilha de Palma, repartindo aquellas terras, e foy II. Governador do Castello de Ouro. Casou com D. Ignez de Cabrera, silha de Pedro de Cabrera, e de D. Ignez Affonso, Senhora de las Albosias, de quem teve = 12 João Affonso de Sousa, que passou a Mexico por Thesoureiro Geral do Emperador Carlos V.; e cafando com D. Anna de Estrada, foy seu filho = 13 Lopo DE Sousa, que casou com D. Ignez de Castella e Sousa sua prima com irmãa, filha de D. Joanna de Sousa, (irmãa de seu pay Joao Affonso de Sousa) e de Dom Luiz de Castella; e daquelle matrimonio nasceo = 14 D. JOAO AFFONSO DE SOUSA; e porque este Fidalgo se estabeleceo em Mexico, se ignora o seu casamento, e successão, se a teve.
- Fr. Jeronymo de Sousa nos nao dá mais noticia, que o seu nome.

#### CAPITULO V.

De Diogo Affonso de Sousa.

II O Capitulo IV. vimos, que do cafamento de Joao Affonso de Sousa com D. Isabel Fernandes de Mesa fora primogenito, e successor da sua Casa Diogo Affonso de Sousa, o qual foy Vinte e quatro de Cordova, Senhor do Morgado de Rabanales. Servio em muitas occasioens, e delle faz memoria D. Alonfo de Carrilho na Historia da Casa de Cordova, quando tratando do sitio, que no anno de 1483 ElRey de Granada puzera à Villa de Luccna, e refere, que sahindo o Mariscal, Alcaide de los Donzelles, a certa distancia, a conferir com Hamete Avenzarrage, Capitao del Rey Chico de Granada, que em seu nome tratava de ajudarse dos Christãos, para se vingar delRey seu pay, levou em sua companhia a Fernando Argote, Alcaide de Lucena, e a Diogo Affonso de Sousa seu parente, o qual sez o ieu Testamento em Cordova a 19 de Janeiro de 1502, o que consta, e de outros Instrumentos.

Casou com D. Joanna Carrilho, filha de Fernando Cafa de Sylva, liv. 5. Carrilho, e de D. Maria Lasso de la Vega e Figueiroa, Senhor de Cañaveral, irmao dos Condes de Fe-

ria, e de sua mulher D. Branca de Sottomayor, Senhora de Arcos, e Botoba, filha de Fernando de Sot-

tomayor,

Salazar, Historia de la cap. 21. pag. 628.

tomayor, Senhor de Botoba, irmao de D. Guterre de Sottomayor, Mestre de Alcantara, e de sua mulher Dona Mecia Vasques de Goes. Era Fernando Carrilho filho quarto de D. Alonfo Carrilho, Senhor de Totanes, Estribeiro mór delRey D. Fernando I. de Aragaő, fendo Infante, e de sua mulher D. Joanna Palomeque; e neto de Joao Carrilho, Senhor de Totanes, e de D. Maria Ninho; e bisneto de Assonso de Carrilho, Senhor de Totanes, filho de Diogo de Carrilho, e de D. Maria de Toledo, Schhora de Totanes, filha de Gomes Peres de Toledo, Senhor de Solar, e Villa de Totanes, e de D. Theresa Affonso, Familia estimada, pela sua nobreza, como se vê no Memorial, que escreveo D. Luiz de Salazar e Castro, da Marqueza de la Guardia, a quem seguimos, como eminente na Historia, e na Genealogia, apartandonos da nobre penna do Conde de Mora, que malogrou os seus trabalhos, que deu à luz, por se preoccupar do Padre Jeronymo Higuera com os P/eudo Chronicoens, que tanto prejuizo tem feito à Historia. He bem para se advertir hum caso, que referirey, e foy, que intentando imprimir hum livro da Familia, e origem de Carrilho D. Alonfo de Carrilho e Gusmao, recorreo ao Conselho Real de Castella seu primo D. Alonso Carrilho Lasso, e Dona Luiza Manoel, como mãy, e Tutora de D. Fernando Carrilho, para que se nao imprimisse o tal livro; porque confundia, e trocava a origem desta linha, deduzindo-a dos Senhores de Pinto, ainda que muito

para estimar, era contra a verdade, por proceder dos Senhores de Totanes; e mostrando o motivo do requerimento, se determinou no Conselho a seu savor, e mandou recolher o livro, de que se tirou hum Instrumento authentico: porém seu Author pertinaz na sua opiniao, o sez imprimir em Portugal clandestinamente no anno de 1639: pelo qual incorrerao muitos neste erro, e nos succederia o mesmo, se pela cuidadosa merce da Excellentissima erudição do Duque, e Senhor de Sottomayor, não estiveramos advertidos. Forao os silhos desta união os seguintes:

D. Antonio Affonso de Sousa, como

se dirá no Capitulo VI.

12 Joao Affonso.

12 Diogo Affonso de Sousa, que deviao morrer de curta idade; porque delles nao ha noticia

alguma.

Arias de Saavedra, de quem nasceo 

13 Alonso Peres de Saavedra, que de sua mulher D. Catharinha Hozes Venegas teve 

14 D. Gonçalo de Saavedra e Hozes, que casou com D. Leonor de Cordova, e soy seu silho 

15 D. Alonso Arias de Infantaria, que casou com D. Justa Alferes e Sottomayor, de quem teve 

16 D. Fernando Arias de Saavedra, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Vinte e quatro de Cordova, General da Artilharia em Flandes, onde casou com Petronilha

tronilha de Esprintel, Baroneza de Boimer, e Rimberg, de quem nasceo = 17 D. Fernando Arias De Saavedra, Baraó de Boimer, e Rimberg, Mestre de Campo da Cavallaria do Terço velho de Granada, que casou com D. Maria Ignacia de Zeron e Vargas; e tiveraó = 18 D. Fernando Arias de Saavedra e Zeron, Baraó de Boimer, e Rimberg, que de sua mulher D. Isidora de Figueiró teve = 19 D. Joaó Arias de Saavedra Cordova e Figueiroa, que casou com D. Angela Velez de Guevara, irmãa do Marquez de Quintana, e Bey.

#### CAPITULO VI.

De D. Antonio Affonso de Sousa.

Oy o primogenito Dom Antonio Affonfo de Sousa, e assim succedeo na Casa de
seus pays, e soy o primeiro, que por remuneração
dos seus serviços teve de juro, e herdade, por merce Real, a Alcaidaria do Castello da Villa de Rambla, no Reyno de Cordova. Consta que vivia no
anno de 1541; porque a 31 de Julho deu hum poder
para testar a Alonso Carrilho, conforme as Leys daquelle Reyno.

Casou com D. Marina Soares de Figueiroa, filha de Bernardino Soares de Figueiroa, Vinte e quatro de Cordova, que pelo seu casamento soy Senhor de Tom. XII.

Enzinar, que era bisneto de Ruy Fernandes de Cordova, Alcaide de los Alcazares de Cordova, como se verá adiante na Arvore de Costados, Progenitor dos Senhores de Belmonte, &c. Era Bernardino de Figueiroa casado com D. Maria de Gusmao Villaseca, filha herdeira de Lopo Sanches de Villaseca, Senhor del Enzinar, irmao de D. Marina de Villaseca, que fundou o Convento de Santa Isabel de Cordova, de que deixou o Padroado a seu irmao; e erao silhos de Martim Assonso de Villaseca, Vassallo del Rey D. Joao II., a quem servio; e tiverao estes silhos

13 D. Diogo Affonso de Sousa, como se

dirá no Capitulo VII.

D. MARIA DE Sousa casou com Rodrigo de Figueiroa e Mesa, e soy seu silho = 14 D. Alonso de Figueiroa e Sousa, Cavalleiro da Ordem de Santiago, que casando com D. Antonia de Moscoso e Contreras, teve = 15 D. Marina de Figuei-ROA E MESA, que casou com seu primo com irmao D. Rodrigo de Cabrera, e foy sua filha. = 16 D. MARNIA DE FIGUEIROA MESA E CABRERA, que cafou com D. Gomes de Figueiroa e Cordova, de quem nasceo = 17 D. Luiz Gomes de Figueiroa e Cordova, V. Senhor del Enzinar de Villaseca, que casou com D. Isabel de Cordova; e tiverao por sithos = 18 D. Gomes de Figueiroa, I. Marquez de Villaseca, que morreo sem successão. = 18 ED. TAULA DE CORDOVA E FIGUEIROA, que casou com D. André Fernandes de Mesa, Senhor del Canciller. D. Ma-

| Bernardino de Figueiroa, Vinte e quatro de Cordova,  Bernardino de l·igueiroa e Cordova,  Senhor del Enzinar.  Dona Anna de Guímao.                                    | Ruy Fernandes de Cordova, Alcaide de los Alcazares de Cordova.  D. Mayor Martins de Argote.  D. Therefa Soares  Gomes Soares de Moscoso, e Figueiroa, Commendador de Azuaga.  D. Brites Sanches de Merlo.  Affonso Fernandes de Argote Vinte e quatro de Cordova.  D. Joanna Affonso de Argote e Gordova.  D. Joanna Affonso de Argote e Gordova.  D. Anna Ramires C. D. Rodrigo de Gus- | D. Maria Ruiz Carrilho, segunda mulher.  Affonso Fernandes de Argote.  Dona Maria Affonso Fernandes de Cordova.  Sueiro Vasques de Moscoso, Seanhor de los Morales.  D. Theresa de Figueiroa.  Garcia Sanches de Badajoz, II. Seanhor de Villa-Nova de Barcarrota.  D. Mecia Vasques de Goes.  Affonso Fernandes de Argote, dos Senhores de Lucena.  D. Maria Affonso de Cordova.  Martim Fernandes de Cordova.  Martim Fernandes de Cordova.  Senhor de Chillon, &c.  D. Maria Affonso de Argote e Goadov, Senhora de Lucena, &c.  Joaó Martins de Gutmaó, Comendador mór, e Mestre de Calatrava.  Dona Ignez de Forres, Camereira mór da Rainha D. Catharina. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figueiroa, mulher de D. Anto- nio Affon- fo de Sou- fa,  Lopo de Villa- feca, Senhor del Enzinar.  Dona Maria de Guímao e Villateca, Senhora del Enzinar de Villafeca. | Martim Affonso de Villaseca.  Martim Affonso de Villaseca.  D. Isabel Rodrigues Barba.  D. Constança de N.                                                                                                                                                                                                                                           | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D. Eufrolina de Gulmao.  Tom. XII.                                                                                                                                     | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. N. N. N. N. N. CAPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



#### CAPITULO VII.

De D. Diogo Affonso de Sousa.

13 P Or morte de D. Antonio Affonso de Sou-sa lhe succedeo seu filho D. Diogo Affonso de Sousa, e soy II. Alcaide perpetuo da Villa de Rambla, Fiel Executor perpetuo da Cidade de Cordova, com voto no seu governo, Deputado duas vezes pela referida Cidade nas Cortes, que celebrou o Emperador Carlos V., a quem pela sua authoridade servio com grande zelo na rebeliao de las Alpujarras no Reyno de Granada, com criados à sua custa, e por merce do mesmo Emperador, soy o primeiro Padroeiro da Capellanía, fundada por Gonçalo Fernandes, Commendador de Manzanares, e Argamafilla, na Ordem de Calatrava, na Capella, que na Cathedral de Cordova tem a Casa de Sousa, a qual como instituida de bens da Ordem, nao podia deixar nomeado Padroeiro, por cujo motivo impugnou a fundação D. Diogo Affonso de Sousa, instando que nao podia permittilla na sua Capella, nao sendo elle, o que nomeasse a dita Capellanía. O Emperador lhe fez merce della por Carta de 27 de Mayo de 1553, dandolhe a perpetua administração, para que com a sua nomeação se despachasse no Conselho de Ordens o provimento, quando fuccedesse vagar, como as demais

demais do Padroado Real daquella Coroa, o que afsim se practica. Instituío hum Morgado a favor de
seu silho D. Antonio Assorbo de Sousa, e se outorgou a Escritura a 19 de Agosto de 1593; e no anno
seguinte de 1594 a 7 de Agosto, sez em Cordova o
seu Testamento por João Garcia Notario publico.
Casou duas vezes, a primeira com D. Maria Magdalena de los Rios, Senhora de Hernan Nusses, que
morreo sem successão, e fundou dos seus bens livres
hum Morgado para os silhos, que tivesse su marido

no fegundo matrimonio.

Casou segunda vez com D. Anna de Gusmao e Saavedra, que por pay, e may era da illustrissima Familia de Saavedra, como filha de D. Francisco de Saavedra, filho quarto de D. Joao de Arias de Saavedra, I. Conde de Castellar, IV. Senhor de Castellar, e Cavalleiro da Ordem de Santiago, e de D. Maria de Gusmao, filha de D. Alvaro de Gusmao, Senhor de la Torre del Maestre, Monturque, la Palmosa, e Alhocen, e de sua mulher D. Maria Manoel de Figueiroa, filha do I. Conde de Feria; e elle filho de D. Joao Affonso de Gusmao, I. Duque de Medina Sidonia, e II. Conde de Niebla, Senhor de San Lucar, e de Gibraltar, &c. e de Catharina Gonçalves, como escreve D. Luiz de Salazar. Foy fua may Dona Francisca de Saavedra, filha de Joao Peres de Saavedra, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Vinte e quatro de Cordova, e de D. Maria de Gusmão, filha de D. Martim de Gusmao, cujos ascendentes se

Salazar, Historia da Casa de Lara, liv. 5. c-p. 16. pag. 466 do tomo 1. Imhost, Stirps Gusmanica, pag. 125.

verao adiante na Arvore de Costados; e tiverao os silhos seguintes:

14 Dom Antonio Affonso de Sousa, de

quem se fará memoria no Capitulo VIII.

14 D. FRANCISCO DE Sousa, que seguio a vida Ecclesiastica: soy Inquisidor de Lherena, e depois de Cordova, donde soy tambem Conego, e morreo moço.



|                                                                  | D. João Arias de Saa- Sernão Arias de Saavedra, Senhor vedra, 11. Senhor de de Castellar. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Castellar, e del Viso. D. Leonor Martel de Peroza.                                        |
| C Dom Fernao d                                                   | D. Joanna de Ave                                                                          |
| Arias, III. Senho                                                | Infanta D. Cathari- 2 neda, Rico-homem.                                                   |
| de Castellar.                                                    | na, irmaa delRey D. 2 D. Constança Faxardo.<br>Joao II.                                   |
| Dom José Arias                                                   | D. Pedro Ponce de Leao, Senhor                                                            |
| de Saavedra , D. Constança Por<br>IV. Senhor , e ce de Leao , pr |                                                                                           |
| I. Conde de Cal- meira mulher.                                   | Arcos, I. Marquez                                                                         |
| tenate                                                           | de Cadiz.  D. Catharina Gon-  D. Pedro Gonçalves de Oviedo.                               |
| Dom Fran-                                                        | çalves.                                                                                   |
| cisco Soares<br>de Saavedra.                                     | CD. Henrique de Gusmao, II. Con-                                                          |
|                                                                  | D. Joao Affonso de de de Niebla.  Gusmao, I. Duque A Condessa D. Theresa de Figuei-       |
|                                                                  | de Medina Sidonia, Croa.                                                                  |
| D. Alvaro de Gu<br>mao, Senhor de                                | uf- SIII. Conde de Nie- SN                                                                |
| Dona Maria de Torre del Maef                                     | tre Catharina Gonçal-                                                                     |
| Gusmao. Monturque, &                                             | C D. Gomes Soares de Figueiroa, Se-                                                       |
| /                                                                | shor de Zatra e Feria.                                                                    |
| D. Maria Man<br>de Figueiroa.                                    | oel D. Lourenço Soares N                                                                  |
| D.Anna de                                                        | de de Feria.  D.Pedro Manoel, Senhor de Mon-                                              |
| Gu(maó e<br>Saavedra ,                                           | D. Maria Manoel.  tealegre, &c.  D. Joanna Manrique.                                      |
| mulher de                                                        | CGonçalo de Saavedra, Marichal                                                            |
| Dom Dio-<br>go Affon-                                            | Alonso Peres de Saa- Montalvao.                                                           |
| to de Sou-                                                       | vedra, Alcaide mor, D. Ignez de Ribeira.                                                  |
| Dom Gonçalo                                                      | inte Cordova.                                                                             |
| e quatro de C                                                    | Cordova.  Cordova.  D. Brites de Narbaes.  D. Isabel de la Cueva.                         |
| D. Joao Peres de                                                 |                                                                                           |
| Comba Vien                                                       | Luiz de Castelejo.                                                                        |
| te e quatro de Dona Francisco Cordova, Ca- Castelejo.            | a de C João Peres de Caste- D. Marianna Barbal                                            |
| valleiro da Or-                                                  | Affonso Annes de Roxas, Vinte e                                                           |
| dem de Santia-                                                   | D. Ignez de Roxas.  Quatro de Cordova.  D. Anna Fernandes de Useda.                       |
| D. Francisca                                                     |                                                                                           |
| de Saavedra.                                                     | Dom Pedro de Guí-                                                                         |
|                                                                  | mao, chamado o D. Leonor Lopes de Hinestrosa.                                             |
| D.Martim de C                                                    | 11) Habel Ponce de                                                                        |
| Dona Maria da                                                    | Leac. 3 de Arcos.                                                                         |
| Dona Maria de Guímao.                                            | D. Leonor Nunes de Gudiel.                                                                |
| D. Waria da A                                                    | wall on Garagle Games                                                                     |
| D. Maria de A<br>e Ceryantes.                                    | yala C. Gonçalo Gomes N                                                                   |
|                                                                  | D. Joanna Melgare- N                                                                      |
|                                                                  | (jo de las Roelas.                                                                        |
|                                                                  | CAPI-                                                                                     |
| Tom. XII.                                                        | CAFF                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                           |



#### CAPITULO VIII.

De D. Antonio Affonso de Sousa.

O Capitulo antecedente vimos, que da uniao de D. Diogo Affonso de Sousa, e de sua segunda mulher D. Anna de Gusmao e Saavedra nascera successor da sua Casa D. Antonio Asfonso de Sousa: foy Cavalleiro da Ordem de Santiago, e Aguasil mór da Inquisição de Cordova, I. Senhor da Villa del Rio, e III. Alcaide do Castello de la Rambla, Fiel Executor mayor da Cidade de Cordova, com voz, e voto nas suas Assembleas. Servio nas expedições de Larache, e Mamora, com aquella distincção, em que o tinhão posto seus mayores, mostrando em tudo ser descendente de tao illustres progenitores.

Cafou duas vezes, a primeira com Dona Antonia de Saavedra e Sandoval, cujas duas irmãas forao Dona Iguez, Condessa de la Torre, Camereira mór da Rainha de França, de quem soy silha D. Antonia, Marqueza de Cadereita, mãy de D. Joanna de Armendariz, Marqueza de Cadereita, Condessa de la Torre, que sicando viuva do Duque de Albuquerque, soy Camereira mór da Rainha D. Maria Luiza de Orleans; e he visavó do actual Duque de Albuquerque. Foy a outra irmãa D. Catharina, Da-

ma da Rainha D. Margarida de Austria, que casou com D. Gomes de Fuentes e Gusmao, I. Marquez de Fuentes, Gentil-homem da Camera del Rey D. Carlos II., e Prefidente do Conselho de Ordens. D. Maria, que tambem foy sua irmãa, casou com D. Francisco de Villacis, I. Conde de Penha-Flor, Presidente da Casa da Contratação de Sevilha, do Confelho de Indias, de quem procedem os Condes de Penha-Flor, e de Amayuelas; e erao todas filhas de D. Joao de Saavedra, Cavalleiro da Ordem de Santiago, a quem chamarao o Turquillo, e de sua mulher D. Francisca de Saavedra; o qual era filho de D. Rodrigo de Saavedra, e de D. Ignez de Tavera; e neto de D. Joao de Saavedra, I. Conde de Castellar, e de D. Maria de Gusmao. D. Francisca de Sandoval era filha de D. Diogo de Sandoval e Roxas, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, e de D. Ignez de Vivero; e neta de D. Bernardo de Sandoval e Roxas, II. Marquez de Denia, Conde de Lerma, Mordomo mór delRey D. Fernando o Catholico, e de fua mulher D. Francisca Henriques, prima com irmãa daquelle Monarca, que era filha de Henrique Henriques, Senhor de Cortes, Orze, e Galera, Almirante de Sicilia, irmao da Rainha D. Joanna Henriques, mulher delRey D. Joao II. de Navarra, e Aragao, de quem nasceo ElRey Dom Fernando o Cath lico. Desta illustrissima uniao nascerao os silhos seguintes:

Teive, Casa de Sandoval, m. s. Imhoss, Stemmat. Desideriani. Taboa XI., e XVIII.

15 D. FRANCISCA DE SOUSA, que casou com

D. Fradique Portocarrero, Senhor de Calonga, sem successão.

Dom Joao de Villaroel e Peralta, Senhor de Evan, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Gentil-homem de Boca delRey D. Filippe IV., de quem nasceo 

16 D. Alonso de Villaroel Peralta e Sousa, Senhor de Evan, cuja descendencia, se a teve,

nao chegou à nossa noticia.

Casou segunda vez com D. Luiza Carrilho de Cordova, silha de D. Joao Carrilho de Cordova, descendente por varonía da Casa de Cordova; e por esta linha recahirao nos seus descendentes diversos Morgados; e de sua mulher D. Isabel Pacheco, silha de D. Fernando Bocanegra e Cordova, por quem tambem recahio outro Morgado, sundado por seu irmão D. Francisco na Cidade de Guadix no anno de 1589, chamado no que fundou sua irmãa D. Leonor no de 1590; e era silho de Fernando Peres de Bocanegra e Cordova, como se vê na Arvore adiante; e tiverao os silhos seguintes:

15 D. JOAO AFFONSO DE SOUSA, Capit. IX.

15 D. Francisco de Sousa, foy Capitao de Cavallos, e morreo sem successão.

Dom Diogo Manrique de Aguayo, I. Marquez de Santa Ella, Senhor de Villa-Verde, e los Galapares, e foy sua segunda mulher; e tiverao = 16 D. Luiza, Religiosa no Mosteiro de Jesus Crucifica-Tom, XII.

#### 664 Historia Genealogica

do. 

16 E D. Diogo de Aguayo Manrique, IV. Marquez de Santa Ella, Senhor de Villa-Verde, e los Galapares, que cafando com D. Ignez de Cordova Paniagua, filha de Antonio de Cordova Paniagua, e de D. Maria Duarte, forao feus filhos 

17 D. Diogo Joseph de Aguayo, V. Marquez de Santa Ella, que morreo fem fuccessão, havendo sido casado com Dona Maria das Angustias Rasal e Roxas. 

17 E a D. Maria Josefa de Aguayo Muniz de Godoy Venegas Manosblancas, VI. Marqueza de Santa Ella, Senhora de Villa-Verde, e los Galapares, que ainda não casou.

Jorge Peres Serrano, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Alferes mór da Cidade de Andujar, fem suc-

cessão.

| Diogo Carrill<br>de las Infanta<br>D. Josô Car-<br>rilho de Cor-<br>dova.                                                                         | João Carrilho de Reys Catholic. Vint<br>Cardenas. Reys Catholic. Vint<br>e quatro de Cordova<br>D. Isabel de Velaso<br>e Cardenas.                                                                | IV. do feu Confelho, &cc.  IV. do feu Confelho, &cc.  D. Constança Bocanegra.  Josó de Velasco, Vinte e quatro de Cordova.  D. Isabel de Cardenas.  Fernando de las Infantas, Vinte e quatro de Cordova.  D. Theresa Moniz de Godoy.  N.  Conçalo Fernandes de Cordova,  Vinte e quatro de Cordova. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.Ignes de Cordova e Argote.  Dona Lui-  (Carrilho  e Cordo-  a, fegun-  a mulher  e D. An-  info de  cufa.  Dona Ifabel  Pacheco de  Cordova Bo- | Gonçalo Fernan- des de Cordova e Angulo.  D. Ignez Venegas Argulo, Cavallei- Argote.                                                                                                              | e S N                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                   | Fernao Peres de Bocanegra e Cordov.  Monclava.  D. Elvira Ponce Leao.                                                                                                                             | D. Constança Cabrera, Dama da Rainha Catholica.  de Fernaó Peres de Montemayor e Ayala, Cavalleiro de Santiago. D. Brites de Figueiroa.  Nuno Garcia de Chaves.  ves de D. Brites Pacheco.  de N.                                                                                                   |
| D. Leonor d<br>Bocanegra Be<br>aumont,                                                                                                            | de negra Beaumont, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Governador de Oran.  D. Isabel de Quiros.  Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Governador de Oran.  D. Isabel de Quiros.  Ca.  Gonçalo Quiros. | fa- D. Leonor de Vallejo e Figueiroa.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tom. XII.                                                                                                                                         | C Vaca.                                                                                                                                                                                           | D. Elvira de Beaumont.  CAPI-                                                                                                                                                                                                                                                                       |



#### CAPITULO IX.

De Dom Foaō Affonso de Sousa Fernandes de Cordova, 11. Senhor da Villa del Rio.

Succedeo na Casa de D. Antonio Affonso de Sousa seu filho D. Joao Affonso de Sousa Fernandes de Cordova, soy II. Senhor da Villa del Rio, Vinte e quatro de Cordova. Havendo acabado a varonía dos Marquezes de Guadalcazar, se oppoz D. Joao Atsonso a este Marquezado; e seguindo a demanda, a perdeo na instancia, que naquelle Reyno chamao Tenuta: e pondo demanda de propriedade em a Chancellaria de Granada, a pouco morreo, havendo otorgado o seu Testamento em Cordova no anno de 1678. Porém depois de largos annos se sentenciou o Marquezado de Guadalcazar a seu neto, como adiante se verá.

Casou com Dona Anna Maria de Carcamo e Haro, por quem entrarao nesta Casa, não só o illustre sangue dos seus progenitores, mas tambem as suas antigas Casas, Morgados, e representação; porque quasit todas vierão a recahir em seu silho, e netos, como veremos. Era silha de D. Diogo Bernardo Iniquez de Carcamo e Heraso, e de sua mulher D. Catharina de Hinestrosa e Toledo.

Era D. Diogo Bernardo filho segundo de D. Alonso

Alonso Inigues de Carcamo e Haro, Commendador de Bedmar, e de Lopera, na Ordem de Calatrava, XII. Senhor de Aguilarejo, e IV. de Alvine, que se achou na batalha naval de Lepanto, em que ficou ferido em Tunes, e outras expedições de honra, e foy duas vezes Corregedor de Toledo; e de D. Maria de Heraso sua mulher, filha de D. Christovao de Heraso, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Capitao em Handes em tempo do Emperador Carlos V.; e no de seu filho ElRey Dom Filippe II., General da Costa, e Frota da Nova Hespanha, e Corregedor de Logropho. Governou na Navarra na falta do Vice-Rey, donde foy feito Capitao General dos Galeoens da carreira da India, com cujo posto conseguio gloriofos fuccessos; porque em hum combate naval triunfou do Cossario, chamado o Grao Coquin, lançandolhe a fundo seis Navios, e aprezando outros, cujas bandeiras mandou pôr na Capella mór dos Religiosos de Ezija, enterro da sua Casa. Em outra occasiao rendeo outro Cossario, a quem chamavao o Principe, adquirindo assim opiniao de valeroso, e experimentado no serviço do mar; de sorte, que no anno de 1583 mandou ElRey D. Filippe II. embarcar ao Capitao General D. Christovao de Heraso na Armada, que mandava o Marquez de Santa Cruz, que foy às Ilhas dos Açores, como refere o Licenciado Christovao Mosquera de Figueiroa na Relação daquella jornada. Instituio o Morgado de la Palmosa, e cutros bens, com faculdade Real, como se re-

M squera, Comment. de la Fornada de las Iflas de los Agores, pag. 16 vert, impr. 1596.

fere no seu Testamento, otorgado em Madrid a 18 de Outubro de 1586; o qual fez incompativel com o de Aquilarejo, que possuía seu genro, por cuja causa succederao nelle os filhos do Conde de Arenales, como adiante se verá. Foy casado com D. Anna de Aguayo e Hozes. Era filho de D. Alonfo de Herafo natural de Caragoça, onde nasceo no anno de 1498, e de D. Maria Galindo, filha de D. Joao Fernandes Galindo, neto de D. Miguel de Heraso, o primeiro, que de Aragao passou à Andaluzia por ordem del-Rey Catholico, para levar sua neta D. Anna de Aragao a casar com o III. Duque de Medina Sidonia D. Joao Affonso de Gusmao; e na ordem o nomea pa-

rente. Foy feita a 17 de Outubro de 1513.

Foy D. Alonfo Inigues de Carcamo filho de Dom Jeronymo Inigues de Carcamo, XI. Senhor de Aquilarejo, e III. de Alvine, que servio a ElRey D. Filippe II., e foy cativo em Mostagan; e resgatado, continuou a servir no soccorro de Malta, e na desensa de Mazalquivir, e outras; e tornando a ser cativo, para se resgatar vendeo humas casas principaes, que tinhao em Cordova os seus ascendentes, desde a sua conquista aos Mouros. Foy casado com D. Aldonça de Haro, filha de D. Diogo Lope de Haro e Sottomayor, dos Senhores del Carpio, e de D. Antonia de Gusmao, Senhora de la Higuera; neto de D. Diogo Inigues de Carcamo, X. Senhor de Aquilarejo, e II. de Alvine, Vinte e quatro de Cordova, e de sua mulher D. Mecia de Figueiroa, de quem parece say

filho

filho D. Alonfo de Carcamo, de quem procedem os desta Familia em Portugal. Segundo neto de Dom Alonfo Inigues de Carcamo, IX. Senhor de Aquilarejo, Vinte e quatro de Cordova, e de sua mulher D. Aldonça de Angulo, Senhora de Alvine, filha de Alonso Martins de Angulo, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Vinte e quatro de Cordova; (e de sua mulher D. Elvira de Figueiroa) e neta de Fernando de Angulo, Claveiro da Ordem de Calatrava, Commendador das Casas de Cordova, de Castil, e de Villa-Franca, de quem o Padre Fr. Jeronymo de Sousa diz, que casara com dispensação (que alcançou o Mestre Dom Luiz de Gusmao para elle, e todos os que quizessem casar na Ordem ) com D. Joanna de Orbaneja; o qual era descendente de Pedro de Angulo, que do seu Solar passou a Cordova por Capitao da gente das Montanhas, com quem se achou na batalha do Salado, e foy Alcaide mór de Cordova por merce delRey D. Affonso XI. Terceiro neto de Fernando Inigues de Cordova, VIII. Senhor de Aquilarejo, Vinte e quatro de Cordova, e de sua mulher D. Catharina de Quesada. Os Reys Catholicos lhe privilegiarao o Soto de Aquilarejo, donde, indo para casar, os hospedou esplendidamente oito dias, e lhe derao perpetuas trezentas fangas de trigo nas terças Reaes de Cordova. Quarto neto de Diogo Inigues de Carcamo, VII. Senhor de Aquilarejo, Vinte e quatro de Cordova, e de sua mulher Dona Ignez de Argote. Quinto neto de Fernao Iniques de

Descripcion Geneal. de a Casa de Sousa, cap. 24.

de Carcamo, VI. Senhor de Aquilarejo, e de las Cuevas, Aguasil mayor de Cordova, e de D. Aldonça Lopes de Montemayor. Sexto neto de Pedro Fernandes de Cordova, V. Senhor de Aquilarejo, e de D. Mecia Gomes de Herrera. Setimo neto de Fernao Inigues de Carcamo, IV. Senhor de Aquilarejo. e de D. Anna Nunes. Oitavo neto de Pedro Rodrigues de Carcamo, III. Senhor de Aquilarejo, e de D. Sancha Dias de Haro. Nono neto de Fernao Inigues de Carcamo, II. Senhor de Aquilarejo, Capitao da gente de Cavallo na tomada de Cordova, e o primeiro Alcaide mór da dita Cidade; o que o Padre Fr. Jeronymo de Sousa diz constar de huma Escritura feita no anno de 1244, e ser o irmao de D. Rodrigo Inigues, Commendador de Montaches, que foy eleito Mestre de Santiago no anno de 1236; e tambem refere, que o Santo Rey D. Fernando lhe déra o Castello de Aquilarejo, huma legoa de Cordova, e depois o confirmou a seu irmao, que ambos erao silhos de Garci Inigues, Cavalheiro Navarro: he certo, que todos estes Senhorios os possue ao presente o Marquez de Guadalcazar, Conde de Arenales.

Nao he menos recommendavel à posteridade a linha materna de D. Anna de Carcamo e Haro pela sua illustre ascendencia, representação, e Morgados, que se unirao por ella a esta Casa; porque soy sua mãy D. Catharina de Hinestrosa e Toledo, a qual era filha de Dom João de Hinestrosa, IV. Senhor de Arenales, e de Dona Anna Zeron, filha de Martim

Fernan-

Fernandes Zeron, Alcaide mór perpetuo de Sevilha, VIII. Senhor da Torre de Guadiamar, Cavalleiro da Ordem de Santiago, e de D. Mayor de Lando sua mulher, filha de D. Alonso Manoel de Lando, e de D. Urraca Ponce de Leao e Zeron, que sundarao hum Morgado em Sevilha a 10 de Outubro do anno de 1554, que depois recahio na descendencia de sua filha; e a sua ascendencia se póde ver no Conde Lucanor, pois procede da Casa dos Senhores de las Cuevas, Condes de la Fuente de Sahuco, como se toca-

rá na successão seguinte.

Martim Fernandes Zeron foy filho de Francisco Fernandes Zeron, Alcaide mór de Sevilha, e de sua sobrinha D. Anna Zeron, VII. Senhora da Torre de Guadiamar, filha de seu irmao Martim Fernandes Zeron, Alcaide mór de Sevilha, VI. Senhor da Torre de Guadiamar, e de sua mulher D. Ignez de Taveira, filhos de Martim Fernandes Zeron, Cavalleiro da Ordem de Santiago, V. Senhor da Torre de Guadiamar, e de D. Anna Ponce de Leao sua mulher, filha de Francisco de Torres, Vinte e quatro de Sevilha, e de D. Brites de Santilhan, de cujos ascendentes até seu terceiro avô Martim Fernandes Zeron, Alcaide mór perpetuo de Sevilha, e Alcaide dos Reaes Alcazares, Senhor de Castillexa, de Talara, de Merlim, e I. Senhor da Torre de Guadiamar, fez mençao Gonçalo Argote de Molina no Conde Lucanor; e o Padre Fr. Jeronymo de Sousa diz ser este Martim Fernandes com sua mulher D. Leonor Sanches

Sanches de Mendoça, os que instituira o Morgado da Torre de Guadiamar, e Alcaidaria mór de Sevilha a 11 de Agosto de 1402; e que era silha de Luiz Zeron, Senhor de Herradura, e de D. Maria de Argote; e neto de Ruy Dias Zeron, Senhor de Herradura, e de D. Isabel Lopes de Mendoça; e bisneto de Jorge Zeron, Senhor de Herradura, e de D. Francisca de Olet; e terceiro neto de Ruy Dias de Zeron, Senhor de Herradura, e de D. Anna de Navarrete sua mulher, o qual com seu pay Jorge Zeron se achou na Conquista de Baeça com ElRey S. Fernando, que lhe sez merce do Senhorio de Herradura.

D. Joao de Hinestrosa dissemos ser IV. Senhor de Arenales, foy filho de D. Joao de Hinestrosa, III. Senhor de Arenales, e de sua mulher D. Catharina de Ribeira e Toledo, filha de Perafran de Ribera. Vinte e quatro de Sevilha, e de D. Leonor de Toledo sua mulher, filha de Fernao Alvares de Toledo, Senhor de Higares, o qual Perafran era bisneto por varonía de outro Perafran de Ribera, Adiantado mór de Andaluzia, progenitor dos Duques de Alcalá, e instituîo hum Morgado a 5 de Janeiro de 1545, que possuem os Condes de Arenales. Neto de outro D. Joao de Hinestrosa, II. Senhor de Arenales, e de sua mulher D. Maria de Cardenas, filha de Rodrigo de Cardenas, Commendador de la Oliva, e de sua mulher D. Brites Zapata, filha de Luiz Zapata, Senhor de Zeel, do Confelho dos Reys, e de D. Maria de Chaves sua mulher, fundadores de hum Mor-Tomo XII. Mmmm gado,

gado, que goza o Conde de Cifuentes. Era Rodrigo de Cardenas filho de D. Francisco de Cardenas, Commendador dos Santos, que sez novo Morgado, que unio ao que seu pay Rodrigo de Cardenas, Commendador dos Santos, e de Medina de las Torres, instituío em Venera no anno de 1494, os quaes possue a linha desta sua neta; e soy o dito silho de outro Rodrigo de Cardenas, Commendador de Valença del Ventoso, Treze de Santiago, e de D. Theresa Chacao, progenitores dos Duques de Maqueda, segundo neto de D. Joao Alvares de Hinestrosa, I. Senhor de Arenales, Commendador de Estepa, Regedor da Cidade de Ezija, e de sua segunda mulher Dona Brites de Perea, filha de Pedro Perea, e de D. Maria Galindo; os quaes fundarao o Morgado de Arenal em Ezija a 9 de Abril de 1540. A Cafa de Hinestrosa, ou Fenestrosa, de que he Che-Gior. de la Casa Far- se em Andaluzia o Marquez de Penha-Flor, Senhor de Turullote, he ramo dos Senhores de Viscaya. Da

Salazar, Indice de las ne/e, pag. 566.

16 D. VASCO AFFONSO DE SOUSA, I. Con-

referida uniao nascerao os filhos seguintes:

de de Arenales, Capitulo X.

16 D. Antonio Affonso de Sousa, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Capitao de Infanta-

ria, que morreo sem successão.

16 D. Diogo Affonso de Sousa, Collegial mayor de Cuenca, o qual fendo immediato successor da sua Casa, com melhor idéa, desprezando o Mundo, tomou a roupeta da Companhia de Jelus, onde

onde floreceo em letras, virtude, e prudencia.

16 D. Alonso, que morreo sem estado.

16 D. Francisco Affonso de Sousa, Religioso da Ordem de S. Jeronymo, onde se chamou Fr. André, e morreo pouco depois de professar.

16 D. Christovao Affonso de Sousa, que fervio nas Armadas da Costa, e carreira de Indias, e no Principado de Catalunha, e ultimamente nas Galés de Napoles, com duzentos escudos de sobresoldo cada mez, em quanto nao entrasse em Commenda, e morreo moço.

16 D. Jacintho Affonso de Sousa, que estando estudando no Seminario de Villa Garcia, entrou na Companhia de Jesus, onde depois de professo morreo.

16 D. CATHARINA, Religiosa Carmelita Descalça no Convento de Santa Anna de Cordova, onde morreo com opiniao de virtuosa.

16 D. Aldonça Affonso de Sousa, Reli-

giosa nas Descalças Reaes de Madrid.

D. Anna Maria de Sousa, que foy segunda mulher de D. André Fernandes de Mesa, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Senhor del Chanciller, e Vinte e quatro de Cordova; e tiverao, entre outras silhas, 

17 a D. Anna de Mesa e Sousa, que casou com Dom Antonio de Ubilla, I. Marquez de Ribas, por merce del Rey Dom Filippe V., Senhor de Vilella, Secretario do Despacho universal del Rey Dom Carlos II., e del Rey D. Filiptom. XII.

pe V., do Conselho, e Camera de Indias. 

IT E a D. Maria Antonia de Mesa e Sousa, que casou com D. Martim de Caizedo e Saavedra, Sembor de Cordovilla; e forao seus filhos 

IS D. Andre' de Caizedo Saavedra e Cardenas, Sembor de Cordovilla, que ainda nao tomou estado, 

IS e D. Anna de Caizedo Mesa e Sousa, mulher de D. Joao Fernandes de Cordova e Cabrera, Conde de Torres Cabrera, I. Senhor de Campobajo, em que instituío Morgado na descendencia deste matrimonio; e he seu filho 

I 19 D. Antonio de Cordova Cabrera, que ainda nao tem estado.

16 D. IGNEZ MARIA AFFONSO DE SOUSA cafou com D. Fernando de Cea e Cordova, Senhor de
San Cebrian, de quem nasceo 

17 D. Aldonça
Luiza de Cea e Sousa, que casou com D. Alonfo de Madriaga Gaviria e Marmelejo, Cavalleiro da
Ordem de Santiago, I. Marquez de Villa-Fuerte,
General de Batalha dos Exercitos delRey D. Filippe
V., Governador de Valença de Alcantara, de Jaca,
de S. Lucar de Berrameda; e he seu silho 

18 D.
Diogo de Madriaga Gaviria e Cea, II. Marquez de Villa-Fuerte, Cavalleiro da Ordem de S. Genaro, Mordomo delRey das duas Sicilias, e depois
seu Gentil-homem da Camera, Coronel do Regimento de Borbon de Infantaria, e Brigadeiro dos
seus Exercitos: ainda nao he casado.

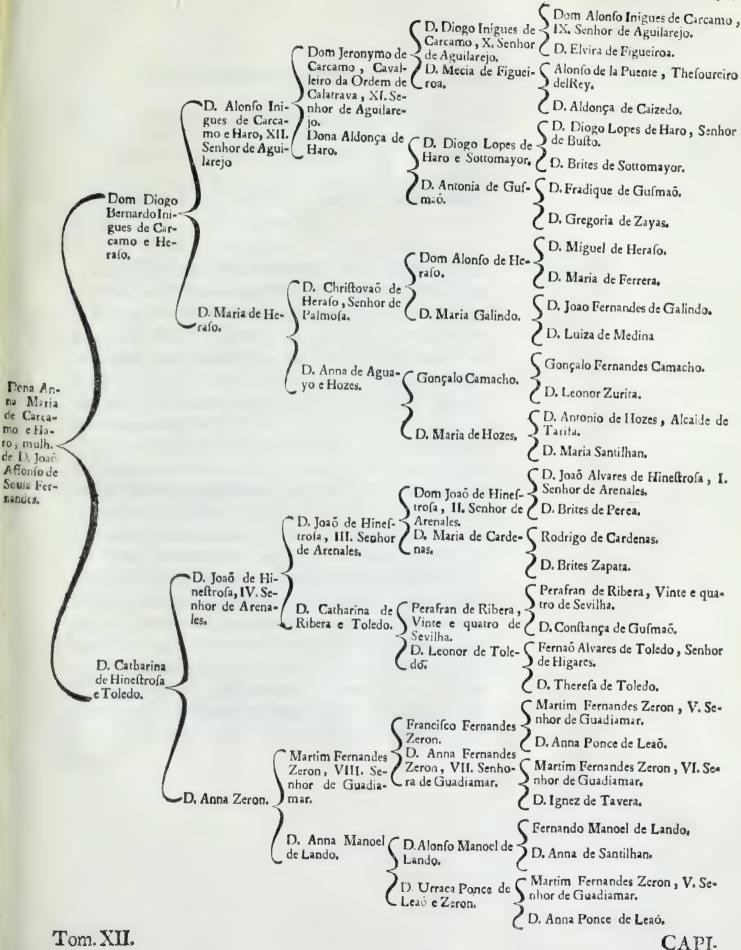



#### CAPITULO X.

De Dom Vasco Affonso de Sousa, 1. Conde de Arenales.

Om Vasco Affonso de Sousa Fernandes de Cordova Carcamo Angulo Hinestrosa Ceron Heraso Ribera Manoel de Lando, Conde de Arenales, Visconde de la Torre de Guadiamar, Senhor das Villas del Rio, Aguilarejo, Alvine, e la Palmosa, Alcaide mór perpetuo da Cidade de Sevilha, e Ezija, Vinte e quatro de Cordova, e Alcaide hereditario de la Rambla.

Servio a ElRey D. Carlos II., e foy Capitao de Infantaria na Armada do Mediterraneo, achando-fe em diversas occasioens, e ultimamente na batalha defronte de Messina, com a Armada Franceza, onde sicou prisioneiro tres annos, até que houve troco.

Succedeo nao fó na Casa de seu pay, mas na de Arenales, Aguilarejo, Guadiamar, la Palmosa, e outras, por representação de sua may D. Anna Maria de Carcamo e Haro; e por morte de seu primo com irmão D. Fernando Inigues de Carcamo, Conde de Arenales, Marquez de Ontiveros; e sez o seu Testamento a 13 de Março de 1707.

Casou com D. Maria Manoel Ruiz de Leas e Ve lasco, silha de D. Joas Manoel de Deza e Gusmas III. Conde de la Fuente de Sahuco, Senhor de las Cuevas de Guadarreman, Torrijoz, Palomares, e Marenilla; e de sua mulher D. Maria de Velasco e Godoy, Senhora del Mocho, e da Casa de Velasco em Cordova, a qual faleceo em Julho de 1684, filha de D. Jeronymo de Velasco, Senhor del Mocho, como adiante se verá na sua Arvore. E os seus illustres ascendentes escreveo D. Luiz de Salazar de Castro na sua estimadissima Casa de Lara. Deste matrimonio nasceras os filhos seguintes:

Historia de la Casa de Lara, tom. 2. siv. 10. c.p. 13. pag. 398.

17 D. Joao Affonso de Sousa, Marquez

de Guadalcazar, Capitulo XI.

17 D. CHRISTOVAO AFFONSO DE SOUSA E HERASO, Senhor da Villa de Palmosa, Alcaide mór perpetuo de Ezija, Mordomo, e primeiro Estribeiro da Rainha Catholica D. Maria Barbara de Portugal. Casou com Dona Marina Sinfrosa Fernandes del Campo, Marqueza de Mejorada, Senhora da Casa del Campo de la Lhana, &c. e immediata successora a sua mãy a Marqueza de la Brenha, irmãa primeira de sua cunhada, como veremos no Capitulo seguinte. E desta uniao nasceo unica = 18 D. Antonia Fausta de Sousa Fernandes del Cam-PO HERASO ALVARADO E BRACAMONTE, Senhora de Palmosa, IV. Marqueza de Mejorada, e de la Brenha, que casou duas vezes, a primeira com D. Thomás Joseph de los Rios Cabrera e Cardenas, Senhor de Ascalonias, sem successão. E a segunda vez com seu primo com irmao D. Vasco Assonso de Sou-

sa, Marquez de Hinogares, primogenito do Conde de Arenales, Marquez de Guadalcazar, como adiante se verá.

- Dona Theresa Venegas, de quem teve a D. Vasco Vicente.
- Dom Luiz Fernandes de Valenzuella e Godoy, de quem nasceo D. Maria Antonia de Valenzuella e Sousa, que casou com D. Diogo de Cabrera e Cardenas, Senhor de Montalbo, viuvo de Dona Maria de Lacerda, silha dos Marquezes de la Rosa; e he seu filho D. Diogo de Cabrera Fernandes de Valenzuella.
- 17 D. MARIA AFFONSO DE SOUSA casou duas vezes, a primeira com D. Joseph de Cea e Cordova, Senhor del Arenal, sem successão. Segunda vez com D. Joao Joseph Dias de Morales e Cordova; e tiverao a D. Francisco Dias de Morales e Sousa.
- 17 D. Aldonça Affonso de Sousa casou com D. Balthasar Fernandes Galindo Lasso de la Vega, II. Conde de Casa Galindo; e tem unica a D. Josefa Galindo Lasso de la Vega, que he successora da sua Casa.







#### CAPITULO XI.

De Dom Joao Affonso de Sousa, Marquez de Guadalcazar, Conde de Arenales.

Os Capitulos passados vimos como este illustre ramo da grande Casa de Sousa se estabeleceo em a Cidade de Cordova, e com illustrismas allianças dilatou a sua posteridade, augmentando o poder da sua Casa com a uniao das de seus avós,

que todas logra, e possue.

D. Joao Affonso de Sousa Fernandes de Cordova Carcamo Angulo Hinestrosa e Zeron, VII. Marquez de Guadalcazar, Conde de Arenales, Senhor das Villas del Rio, Aquilarejo, Alvine, e la Torre de Guadiamar, dos Castellos de Fernao Inigues, de Carcamo, e Boca Negra, Alcaide da Villa de la Rambla, Alcaide mór hereditario da Cidade de Sevilha, Vinte e quatro de Cordova, Mordomo (isto he Védor da Casa) dos Reys Dom Filippe V., e Dom Fernando VI., e antes o tinha sido del Rey D. Luiz I.

Haviao já na vida de seu pay o Conde D. Vasco Affonso de Sousa recahido na sua Casa varios Estados, e Morgados, que se ajuntarao à sua; e quando vagou a Casa de Guadalcazar, se oppoz a ella D. Joao Affonso de Sousa avô do Marquez de Gua-Tom. XII. dalcazar, que ao presente logra este Marquezado de Guadalcazar, de que se intitula; o qual por muitos, e especiaes motivos se distingue; porque nao gozando o Marquez pela sua varonía titulo nenhum, devia preserir a este, pois pela alliança desta Casa he o que se póde contar mais antigo, e primeiro depois do seu estabelecimento em Cordova, sendo escolhida a sua descendencia pelo Fundador, com que na Ley da gratidao se devia satisfazer com este reconhecimento, pois deu a esta linha a preserencia sobre as demais da sua descendencia; e se deve reparar, que a uniao dos outros Estados, e Morgados, que recahirao na Casa de Sousa, soy por hum casual incidente da fortuna; porém a de Guadalcazar soy pela eleição do seu Instituidor.

Salazar de Castro, Historia de la Casa de Lara, tom.2. pag. 733. He a Casa de Guadalcazar, como já se disse, huma das mais estimaveis linhas da illustrissima, e dilatada Familia de Cordova, que teve principio nos Senhores de Monte-Mayor, depois Condes de Alcaudete, em Lopo Guterres de Cordova, I. Senhor de Guadalcazar, Alcaide mór de Cordova, Cavalleiro de la Vanda, casado com D. Ignez Garcia Oter de Lobos, o qual era filho segundo de Martim Alonso de Cordova, V. Senhor de Dos Hermanas, e de Monte-Mayor; cujo filho primeiro soy D. Alonso Fernandes de Cordova, Senhor de Alcaudete, Adiantado mayor da Fronteira. Lopo Guterres de Cordova instituio o Morgado de Guadalcazar (que havia adquirido por troco de Montilla) a 24 de Feve-

reiro

reiro de 1409 para seu filho Martim Assonso de Cordova, que foy II. Senhor de Guadalcazar, chamando especificamente, em falta de successão varonil dos primeiros chamados, aos descendentes de D. Maria Affonso sua filha, mulher de Diogo Affonso de Sousa, que he setimo avô do actual Marquez D. Joao Affonso de Cordova.

Continuou pois a Casa de Guadalcazar com es- Dito tom. 2. pag. 623. plendor nos empregos, lugares, graduações, e allianças, por oito varoens, que successivamente a gozarao na linha direita até D. Diogo Fernandes de Cordova, XI. Senhor, e I. Marquez de Guadalcazar, por merce delRey Dom Filippe III., de quem foy Gentil-homem de Boca, e da Camera, sem exercicio, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Vice-Rey da Nova Hespanha, e do Perú, que casando com D. Marianna de Riederer de Par, Dama da Rainha D. Margarida de Austria, tiverao entre a successão, que refere D. Luiz de Salazar, a D. Francisco Antonio Fernandes de Cordova, II. Marquez de Guadalcazar, Conde de Possadas, Senhor de Guetor de Santilhan, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Gentilhomem da Camera delRey Dom Filippe IV., e seu primeiro Estribeiro, que faleceo em 1650, estando casado com D. Luiza de Benavides, Dama da Rainha D. Marianna de Austria, filha dos VII. Condes de Santo Estevao del Puerto, de quem teve duas silhas, que morrerao fem cafar. E D. Marianna Francisca de Cordova Portocarrero e Manrique, que foy Tom. XII. Nnnn ii

a primeira filha do Marquez D. Diogo, e irmãa do Marquez D. Francisco, que litigou a Casa de seu pay por morte de suas sobrinhas D. Maria do O, e D. Anna, que se chamarao Marquezas de Guadalcazar; e supposto alcançou sentença de Tenuta em 1665, declarando-se nella, que desde o falecimento de sua sobrinha D. Anna, lhe pertencia o Morgado de las Possadas, cedeu o de Guadalcazar, como de agnação rigorofa a D. Luiz Fernandes de Cordova, que foy III. Marquez de Guadalcazar, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, que era ultimo neto dos Senhores de Guadalcazar, o qual morreo a 17 de Outubro de 1671; havendo sido segundo marido de D. Ignez Maria Portocarrero, Marqueza de Algava, irmãa de D. Luiz, IV. Conde de Palma, filha de D. Luiz André Fernandes Portocarrero e Mendoça, Marquez de Almenara; e tiverao a D. Josefa Fernandes de Cordova, que succedeo em dous Morgados, e litigava o Estado de Guadalcazar, quando morreo de curta idade. Foy casada D. Marianna Francisca de Cordova com D. Francisco de Cordova e Roxas, I. Conde de Casa Palma, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, e foy feu filho D. Joseph Diogo de Cordova Portocarrero Manrique, II. Conde de Casa Palma, que morreo antes de se sentenciar a Casa de Guadalcazar, fendo cafado com D. Leonor Zapata Sylva e Gusmao sua prima segunda, filha dos III. Condes de Barajas, Corunha, Marquezes de Alameda, de quem foy filha unica D. Francisca de Cordova

dova Portocarrero Manrique, III. Condessa de Casa Palma, e las Possadas, V. Marqueza de Guadalcazar, &c. que por morte de D. Luiz, III. Marquez de Guadalcazar, obteve aquelle Estado por sentença de Tenuta de 26 de Setembro de 1676, desde o salecimento de Dom Luiz de Cordova e Benavides, Cavalleiro da Ordem de Santiago, do Confelho de Guerra, e General da Armada Real de Napoles, a quem se havia declarado pertencia a 13 de Dezembro de 1673, como terceiro neto varao dos IV. Senhores de Guadalcazar. Morreo esta Senhora no anno de 1680, havendo sido casada com D. Felix Fernandes de Cordova Cardona e Aragao, que entao era filho segundo, e depois soy IX. Duque de Sessa, de Baena, e Soma, Conde de Cabra, &c. de quem nasceo unica D. Francisca Maria Manoela de Cordova Portocarrero e Manrique, IV. Condessa de Casa Palma, e Possadas, VI. Marqueza de Guadalcazar, que venceo no Juizo de Tenuta a D. Luiz Antonio Thomás, V. Conde de Palma, irmao de D. Luiz Manoel Portocarrero, Cardeal, e Arcebispo de Toledo; e casou com D. Francisco Nicolao Ayala e Cardenas, entao Conde de Colmenar, e depois de Fuensalida: porém depois por sentença de vista, foy julgada esta Casa a 11 de Abril de 1710 a D. Antonio Fernandes de Cordova e Aguilar; e embargando os Oppoentes, foy sentenciada em revista a 12 de Março de 1723 ao Conde de Arenales, por legitimo fuccessor do Estado, e Marquezado de Guadalcazar,

cuja causa já litigava seu avô D. Joao Assonso de Sousa, deixando principiada a demanda na propriedade, pela haver perdida na posse; a qual havendo-a seguido seu neto, lhe soy sentenciada, como sica dito; e ultimamente a ganhou em todas as instancias, e lhe soy adjudicada diffinitivamente no Conselho Real supremo de Castella; e desta causa imprimio o mesmo Marquez hum Memorial, de que temos relatado todo este sacto.

Casou o Marquez Dom Joao Affonso de Sousa (ao mesmo tempo que seu irmao segundo havi casado com a primeira) com Dona Maria Theresa Fernandes del Campo e Angulo Velasco Alvarado, IV. Marqueza de Hinojares, segunda filha de D. Pedro Caetano Fernandes del Campo Angulo e Velasco, X. Senhor de la Torre e Casa Solariega del Campo, e da Casa de Angulo del Valle de Tudela, II. Marquez de Mejorada, Padroeiro do Convento dos Religiofos Agostinhos Descalços de Madrid, Commendador de Peraleda na Ordem de Alcantara, Azimilero mór da Cafa Real, do Confelho da Fazenda, Embaixador Extraordinario ao Emperador Leopoldo, Secretario de Estado, e do Despacho universal delRey D. Filippe V., de quem foy hum dos mais bem aceitos Ministros, e dos de mais affinalados serviços, como o manifestou no anno de 1706 quando ElRey se restituio a Madrid. Foy Varao de tanta authoridade, e inteireza, que se escusou de lançar, e sobscrever, como Secretario, que era do Despacho, o Ini-

o Instrumento da cessão do Reyno de Sicilia ao Duque de Saboya, respondendo, que perderia primeiro a mao, que occupalla em nada, que pudesse diminuir os Dominios da Coroa de seu Amo. pois Gentil-homem da Camera do dito Rey com exercicio, do Conselho de Estado, e nomeado primeiro Plenipotenciario, e Embaixador Extraordinario ao Congresso de Cambray, que nao aceitou. Teve por irmãos a Dom Inigo Alonfo Fernandes del Campo, Mestre de Campo de Infantaria de Andaluzia, II. Marquez de Hinojares, que fendo casado com a Senhora de Ninches, nao teve successão, e D. Isabel Maria Fernandes del Campo, que casou com D. Pedro Dias de Quesada, III. Conde de Garcies, Senhor de Bujada, e de S. Thome; e teve por filha, e fuccessora D. Leonor de Quesada Fernandes del Campo, que casou com seu primo D. Luiz Rodrigo Ponce de Leao Messa, Senhor de la Torre de D. Rodrigo, dos quaes são filhos Dom Manoel Ponce de Leao Messia Quesada, Conde de Garcies, &c. que casou com D. Angela de Baeza e Vicentello, filha dos Marquezes de Caftro-Monte, com successão. D. Maria Ponce de Leao, que cafou com D. Francisco de Canaveral e Cordova, Senhor de Benalva, cuja filha fuccessora D. N. . . . . . Canaveral casou com Dom Fernando de Zafra e Hinestrosa, Senhor de Castril, com successão. D. Theresa Ponce de Leao e Quesada, que casou com D. Fernando de Carvajal, Senhor de Puerto Lope, e de Xarefe, com Successió.

successão. D. Anna, mulher de D. Joseph de Gusmao, e D. Isabel de Quesada Fernandes del Campo, que casou com D. Martim de Arrese e Girao, Marquez de Villa-Nova del Couche; deste matrimonio nasceo D. Isabel de Arrese Quesada, que casou com

o Marquez de la Penha de los Enamorados.

Era o referido Marquez de Mejorada filho de D. Pedro Fernandes del Campo Angulo e Velasco, IX. Senhor da Torre da Cafa de Solar del Campo, I. Marquez de Mejorada, Patrao do Convento dos Agostinhos Descalços de Madrid, Cavalleiro, e Treze da Ordem de Santiago, do Confelho, e Camera de Indias, e da Junta de Guerra, Secretario de Estado, e do Despacho universal delRey D. Filippe IV., e ElRey D. Carlos II., e de sua mulher D. Theresa de Salvaterra Blasco e Adanza, irmãa de D. Diogo de Salvaterra, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Regedor de Salamanca, e Senhor em parte do Lugar de Salvaterra de França, filhos de D. Diogo de Salvaterra, Familiar do Santo Officio do numero em Salamanca, e de D. Therefa de Blasco, filha de D. Miguel Blasco, Senhor da Casa de Blasco em Aragao. Teve o I. Marquez de Mejorada por irmao a D. Antonio Fernandes del Campo, Collegial mayor delRey em Alcalá de Henares, Inquisidor de Toledo, Bispo de Tuy, Coria, e Jaen, ambos filhos de D. Pedro Fernandes del Campo, VIII. Senhor detta Cafa, e de sua mulher D. Maria Fernandes de Angulo e Velasco, irmãa de D. Inigo Fernandes de Angulo,

gulo, e Velasco, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Mestre de Campo de Infantaria de Zamora, pay de Dom Inigo Rodolfo de Angulo Velasco e Sandoval, I. Marquez de Almojares, e de D. Fr. Diogo Fernandes de Angulo, Religioso da Ordem de S. Francisco, Arcebispo de Caller, Vice-Rey de Sardenha, Bispo de Avila, e Embaixador Extraordinario del-Rey D. Carlos II. a Portugal. Pela disposição do Marquez de Hinojares de nomear, com faculdade Real, o Morgado do Marquezado, e Villa de Hinojares, feita a 16 de Janeiro de 1699, veyo a recahir o Titulo, e Casa em a segunda filha do Marquez de Mejorada D. Maria Theresa, à qual sendo tambem sentenciado o de Guadalcazar, ElRey D. Filippe V. lhe fez a merce de lhe conceder o uso daquelle Titulo aos primogenitos dos Condes de Arenales. Foy fua mãy, e mulher do II. Marquez de Mejorada, D. Maria Anna Theresa de Alvarado e Grimon, II. Marqueza de la Brenha, Senhora de la Gorbarana, filha de D. Diogo de Alvarado Bracamonte Vergara e Grimon, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, General da Artilharia, e I. Marquez de la Brenha, e de D. Anna de Quinhones e Benavente, filha de D. Jeronymo de Quinhones e Benavente da Ordem de Santiago, Capitao General de Borgonha, e de Canarias, e de sua mulher D. Magdalena de Orosco Canonesa de Nivelas, filha de D. Antonio de Orosco, Capitao de Infantaria Hespanhola, e Sargento mór da Praça de Dunkerke, e de sua mulher Dona Anna Donkers. Tom. XII. 0000 FOV

Foy o IV. Marquez de Brenha, irmao de D. Chriftovao de Alvarado, Mestre de Campo General, que ajuntou à Casa de seus pays o Morgado de Vinhuellas junto a Madrid; e erao filhos de D. Diogo de Alvarado Bracamonte, Cavalleiro da Ordem de Santiago, Mestre de Campo General, e de D. Maria de Vergara Grimon, Senhora do Morgado de la Gorbarana; e do referido matrimonio nascerao os filhos seguintes:

18 D. VASCO AFFONSO DE SOUSA, Marquez

de Hinojares, Capitulo XII.

18 D. Maria Ramon nasceo em Madrid no anno de 1718, nao tem tomado estado.

18 D. Thomas nasceo em 1723, morreo com oito dias de idade.

18 D. ELVIRA JOANNA nasceo em Madrid a 8 de Fevereiro de 1730, ainda nao tem estado.

18 D. Pedro nasceo em Cordova no anno de

1733.

18 D. Rosendo nasceo em Cordova em 1735, e morreo de curta idade.

18 D. RAFAEL, morreo menino.

18 D. MIGUEL nasceo em Cordova no anno de 1739.

#### CAPITULO XII.

De Dom Vasco Affonso de Sousa, Marquez de Hinojares.

Asceo primogenito dos Marquezes de Guadalcazar em Madrid no anno de 1722 D. Vasco Assonso de Sousa Fernandes de Cordova Carcamo Angulo Hinestrosa Zeron e Heraso, Marquez de Hinojares, presumptivo herdeiro de todos os seus Estados.

Cafou no anno de 1740 com sua prima com irmãa D. Antonia Fausta de Sousa Fernandes del Campo Angulo Velasco Alvarado Vergara, Senhora de la Palmosa, Marqueza de Mejorada, e de la Brenha, silha de Dom Christovao Assonso de Sousa, Senhor de la Palmosa, Mordomo, e primeiro Estribeiro da Serenissima Rainha Catholica D. Maria Barbara de Portugal, irmão segundo do referido Marquez de Guadalcazar, e de D. Marianna Sinfrosa Fernandes de Cordova Angulo e Alvarado, Marqueza de Mejorada, successora do Marquezado de la Brenha, como deixámos escrito, que se achava viuva de Dom Thomás Joseph dos Rios, Senhor de las Ascolinas; e até ao presente tem havido desta união os silhos seguintes:

D. AN-

# 696 Historia Genealogica

19 D. Antonio Affonso de Sousa nasceo em Cordova em Agosto do anno de 1741.

19 D. Joao Affonso de Sousa nasceo em Cordova no mez de Julho de 1742.

TABOA

D. Diogo Affonso de Sousa, Vin-D. Antonio Affonso < te equatro de Cordova. de Sousa, Senhor da (D. Anna de Gusinao. D. Joao Affonso de Villa del Rio.
Soula . Senhor da D. Luiza Carrilho de C D. Joao Carrilho de Cordova , Senhor da Vagarilla Senhor de Cordova , S Soula, Senhor da D. Luiza C Villa del Rio, &c. Cordova. nhor de Veguilla, &c. D. Isabel Pacheco de Cordova. Dom Vafco Af-Dom Alonso de Carcamo e Haro, fonso de Sousa e D. Diogo Bernardo ) XII. Senhor de Aquilarejo, &cc. Carcamo, Con-D. Maria Carcamo ( de de Arenales, Cavalleiro da Or- D. Maria de Heraso Agayo. Inigues de Carcamo, , e Haro. Senhor de Aquilarejo, Palmo. D. Joao de Hinestrosa, IV. Senhor dem de Calatrava. D. Catharina de Hi- ) de Arenales. la, &cc. Dom Chrifnestrosa. D. Anna Zeron Manoel de Lande. tovo de Sousa e Heraso, D. Joao Manoel Ruiz de Leao, Ca-Senhor de la valleiro da Ordem de Santiago. Palmosa, pri-D. Gonçalo Manoel, -D. Joanna Ortiz de Guímão, Se-Senhor de las Cue- (nhora de Torrijo. meiro Eltri-Dom João Manoel « vas, &cc. beiro da Rai-Ruiz de Lezó, IV. D. Antonia da Cu-( D. Diogo de Aguila e Cunha, Senha de Caf-A Condessa D. nhor de Villa-Viçosa. tella D. Maria! Maria Manoel Conde de Fuente nha. Barbara. Ruiz de Leao. Sahuco. D. Maria Manoel Deza. D. Alonfo de Velasco, Senhor de D.Antonia D. Maria de Ve-Mocho, e Mairenilla. Fausta de lasco, Senhora del CD. Jeronymo de Ve-D. Leonor de Godoy, Senhora de Barquera. Soula, Selasco, Senhor del Mocho. nhora de Mocho. la Palmo-D. Fernando de Saavedra, Vinte e Dona Maria de Narla , Marq. quatro de Cordova, vaes e Mendoça. de Mirjo-D. Maria Fernandes de Ganancias rada, &cc .mulher de D. Pedro Fernandes del Campo Dom Vaf-VII. Senhor da Cafa de Campo D. Pedro Fernandes co Affondel Campo, Vill. D. Pedro Fernan. Senhor de la Casa de D. Maria Inigues de Iruegas. lo de Soula , Marq. Campo de la Lhana. des del Campo, I. D. Inigo Fernandes de Angulo. de Histoja-D. Maria Fernandes Marquez de Me- ( de Angulo. jorada, &cc. D. Maria de Velasco. D. Pedro Caeta-D. Diogo de Salvaterra, e del Burno Fernandes del A Marqueza Dogo. Dona Mari-Campo, II.Marna Therefa de Sal-D. Diogo de Salvaanna Sinfroquez de Mejoravaterra e Blasco. D. Jeronyma de Salzedo e Pardo. terra, Senhor do Luda , Gentil-hosa Fernandes gar de Salvaterra. D. Miguel Blasco, Senhor da Casa del Campo, mem da Came-D. Thomasia Blasco III. Marquera com exercide Blasco. e Adanza, segunda za de Mejoracio, do Consemulher. D. Theresa Centelhas. lho de Estado da, e la Brenha. delRey D. Filip-Dom Diogo de Alvarado e Braca. pe V. monte. D. Diogo de Alvarado, Mestre de Cam- / D. Joanna Grespo. po General. D. Diogo de Alva- < D. Maria The-D. Christovao Lopes de Vergara. D. Maria de Verga- ( rado, Bracamon-te, I. Marquez de resa de Alvarara, Senhora de Gor-D. Joanna de Grimon, Senhora de do, Marqueza barana. Gorbarana, Brenha. de la Brenha. D. Gabriel de Quinhones e Bena. D. Anna de Qui-Dom Jeronymo de vente. Quinhones, Genenhones e Benaral de Borgonha e D. Magdalena Furtado. vente. Canarias. D. Josó de Orosco, Sargento mór Dona Magdalena de de Donkers. Orosco, Conega de D. Anna Donkers. Nivelas.

Tom. XII.



# TABOA XXVIII.

# GENEALOGIA DA CASA REAL DE PORTUGAL.

VII

D. Pedro Affonso de Sousa, Rico-homem no anno de \$337, filho de D. Affonso Diniz. Taboa XXIV.

Cafou com Dona Elvira Annes de Noboa, filha de D. Joan Pires de Noboa.

VIII

Vasco Affonso de Sousa, Alcaide mor de Cordova, Senhor de Castil-Anzur, depois de Almenara, anno 1272, Vassallo dos Reys D. Pedro, e D. Henrique II. Casou com D. Maria Garcia Carrilho, filha de Gomes Carrilho, Senhor de Santofima.

D. Brites de Soufa casou com D. Henrique Manoel, Conde de Cea, e Cintra.

IX.

Diogo Affanlo de Soula, XXIV. de Cordova, e Alcaide mor perpetuo da dira Cidade. Calou com D. Maria Affonso de Cordova, filha de Lopo Guterres de Cordova, Senhor de Guadalcatar, Cavalleiro de la Vanda, Fundador do Morgado de Guadaleajar.

D. Joanna de Sousa, máy de D. Henrique, Duque de Medina Sidonia, Conde de Cabra, Senbor de Alcala, filho delRey D. Henrique II. de Castella.

José Affonso de Soufa, Senhor de Almenara.

Sanches.

D. Leonor de Soufa cafou com Diogo Fernando da Trindade.

Jozo Affonso de Sousa, XXIV. de Cordova, Governador daquella Cidade. Casou com Dona Isabel Fernandes de Meia, filha de Affonso Fernandes de Meia, Alcaide de los Alcazares de Cordova, Sco.

Loro de Dona Maria de Soufa .. Freira em Santa Clara. Soula.

D. Leonor de Sousa casou com D. Fernando de Quefada , Commendador de Biedma , e Bedmar.

Dona Maria de Soula, outra.

Dona Ignez de Soula.

XI

Diogo Affonso de Sousa, XXIV. de Cordova, Senhor do Morgado de Rabanaies Cafou com D. Joanna Carrilho, filha de Fernao Carrilho, Theioureiro delRey D. Henrique IV.

Joao de Affonso de Sousa caiou com D. N. . . .

Lopo de Sousa, Governador, e Capitao General de Canarias. Casou com D, Ignez de Cabrera, fisha de Pedro de Cabrera, Senhor de las Albofias.

D. Maria de Soula - fem D. Francisco Affonso de Sousa, dos Conselhos de Indias, e Castella, Bispo de Almeria , # em 1 420.

XII

D. Antonio Affonso de Sousa, Alcaide do Castello de la Rambla. Casou com D. João As- Dogo Affon-Maria Soares de Figueiroa, filha de Bernardino Soares de Eugueiroa, XXIV. de tonio. Cordova, e de D. Maria de Gusmao, e Villa-Seca, Senhora del Encinar.

Io de Soula.

D. Luiza de Sousa cafou com Fernao Arias de Saavedra.

Anna de Liteada.

Joso Affonso de Sousa, Thesoureiro Geral de Me- D. Joanna de Sousa casou com D. Luiz de Castella, xico pelo Emperador Carlos V. Catou com Dana de quem naiceo Dona Ignez de Caltella, que cafou com Lopo Attonio de Soula.

XIII

D. Diogo Affonso de Sousa, XXIV. de Cordova, II. Alcatde do Castello de la Rambla, Deputado às Cortes de 1579, e 1588. Calou I. com D. Maria M. gdalena de los Rios. S. G. II. com D. Anna de Guímão e Saavedra, filha de D. Francico de Saavedra, filho do L Conde de Caftellar.

Dona Maria de Soula calou com Dam Rodrigo de Figueiroa e MeLopo Affonso de Sousa casou com sua prima com irmaa D. Ignez de C. Helia e Soula.

D. Joao Affonso de Soula, que Leou em Mesico, e le ignora a sua succettao.

XIV

D. Antonio Affonso de Sousa, XXIV. de Cordova, Cavalleiro da Ordem de Santiago, s. Senhor da Villa do Rio, III. Alcaide do Castello de la Rambla, Agu-fil mór, e perpetuo da Inquifição de Cordova. Catou a L vez com D. Antonia de Saavedra e Sandoval, filha de D. João de Saavedra, Cavalleiro da Ordem de Santiago. 11. com D. Luiza Carrilho de Cordova, fisha de D. Juao Carrilho de Cordova.

Dom Francisco de Soula, Inquisidor de Lherena, depois de Cordova, e Conego da fua Igreja.

XV

I. D. Francisca de Sousa calou com D. Fradique Portocarrero, Senhor de Calonga, S. G.

I. D. Antonia de Soufa casou com D. Joao de Vilia-Roel, Senhor de Evan , Gentil-homem da Boca delRey D. Filippe IV.

II. D. Joao Affonso de Sousa Fernandes de Cordova, II. Senhor da Villa do Rio, XXIV. de Cordova, Cavalleiro da Ordem de Alcantara. Cafou com D. Anna Carcamo e Hera-fo, fisha de D. Diogo Carcamo e Herafo, e de D. Catharina de Hineltrota e I oledo, fisha dos Senhores de Arenales.

S.G.

Dom Francisco de Soufa, Capitao de Cavallos. S.G.

D. Ignez Affonso de Sousa casou com D Diogo Manrique de Agu-yo , I. Marquez de Santa Ella , Senhor de Villa-Verde.

D. Margarida de Soufa cafou com Don Jorge Peres Serrano, Cavalleiro da Ordem de Calatrava, Alferes mor da Cidade de An-

XVI

D. Vasco Affonso de Sousa, I. Conde de Arenales, Visconde de la Torre de Guadiamar, III. Senhor da Villa de Rio, Aguilarejo, Palmosa, &cc. XXIV. de Cordova, Alcaide mór de Sevilha, e Ezija, &c. Cafou com D. Maria Manoel Ruiz de Leao, fitha de D. Joao Manoel de Deza, III. Conde de la Fuente de Sahuco.

D. Antonio Affonfo de Soula, Cavalleiro da Ordem de Alcantara, Capitao de Infantaria.

D. Diogo Affonso de Soula, Collegial mavor de Cuenca, Religiolo da Companhia de Jeius.

D. Francis-D. Alonfo co de Soude Soula fa, da Ordem de S. Jeronymo.

D. Chriftovao de Soula, S. G.

Dona Catharina de Soufa , Religiofa Carmelita Delcalça em Sinta Anna de Cordova.

D. Aldon-D. Jacintho Afça , Freira fonto de Sous nas Detcalsa, Religioso da ças Reaes Companhia de de Madrid. ]clus.

Dona Anna Maria de Soufa, mulher de Dom André Fernandes de Mela , Senhor del Chanceller, Cavalleiro de Calatrava.

Dona Ignez Maria Affonto de Soula calou com D. Fernando de Cea e Cordova, Senhor de San Cebrian.

XVII

D. Joso Affonso de Sousa Fernandes de Cordova, Marquez de Guadalcasar, II. Conde de Arenales, Mordomo delRey D. Filippe V., e delRey Dom Pernando. Casou com Dona Maria Thereta Fernandes de Angulo, IV. Marqueza de Hinojares, filha de D. Pedro Fernandes del Campo e Angulo, II. Marquez de Mejorada, e de D. Marianna de Alvarado Bracamonte, Marqueza de la Brenha.

D. Christovao Affonso de Sousa e Heraso, Senhor de la Palmosa, Mordomo, e i. Eltribeiro da Serenissima Rainha de Castella D. Miria Barbara. Calou com D. Marianna Sinfrosa Fernandes del Campo, III. Marqueza de Mejorada e la Brenha.

fa calou com Dom Luiz Fernandes de Valenzuela de Godoy.

D. Anna Affonso de Sou- D. Maria Affonso de Sousa casou a I. vez com D. Josó de Cea e Cordova, Senhor de Arenal. II. com D. Joseph Dias de Morales e Cordova.

D. Aldonça Affonso de Sousa cafou com Dom Balthafar Fernandes Galindo Lasso de la Vega, 11. Conde de Cafa Galindo.

XVIII

com fua grima D. Antonia Faulta de Soufa, Mar- naiceo em do, e D. Rafael, 8 de Feverei- 1733. 1739. que za de Mejorada, e la Brenha,

D. Vasco Affonso de Sousa e Cordova, Marquez D. Maria D. Thomas n. em D. Elvira Jo- D. Pedro D. Miguel de Hinopares, naicco no anno de 1722. Casou Ramona, 1723, D. Rosen- anna naiceo a naiceo em naicco em 1718. # meninos. ra de 1730.

D. Antonia Fausta de Sousa Fernandes del Campo Angulo e Alvarado, IV. Marqueza de Mejorada e la Brenha. Casou a 1. vez com D. Thomás de los Ruos Cabrera, Senhor de las Alconias. S. G. II. com seu primo Dom Vasco Affonso de Soula, Marquez de Hinojares,

XIX

D. Antonio Affonso de Sousa D. Josó Affonso de Sousa naicco em Agoito de 1741. naiceo em 1742.

Tom. XII.

HISTORIA



# INDEX

#### DOS NOMES PROPRIOS, APPELLIDOS, e cousas notaveis, que contém este Tomo.

#### O numero denota a pagina.

Brantes, (IV. Conde de) D.Miguel de Almeida, 334. Abreu. Senhores de Regalados, 428, e leg.

Adaga. Que arma era, e o seu uso

prohibido, 152.

D. Adriana de Sousa, mulher de Pedro Tavares, 255.

D. Affonso, Senhor de Cascaes, com quem casou segunda vez, 1.

D. Affonso de Aguilar e Cordova, Se-

nhor de Teba, 613.

D. Affonso de Ataide, III. Senhor de Atouguia, de quem era filho, com quem casou, e que filhosteve, 19,

e leg.

D. Affonso Diniz, filho illegitimo del-Rey D. Affonto III. 217. Quem foy sua may, ibid. Que doações lhe tez ElRey seu pay, 218. Authores, que perteriderao fazello legitimo, ibid., e 219. Que lugares occupou , 221. Seu casamento, e fuccessao , 222, 246.

Affinso Fernandes Monterroyo, Thefoureiro mor JelRey Dom Joso II.

D. Affonso de Lencastre, Commendador mor de Santiago, 93. Outro, 370.

D. Alfonjo Lobo, 268.

Affoniso L'pes Bayao, o seu casamen-10,237.

Tom. XII.

Affonso Lopes da Costa, 484. Affonso Martins Moelha, o seu casamento, 238.

D. Affonso de Monroy, 452. Affonso Pereira, Alcaide mor de San-

tarem, 329, 337. Affonso Salazar Fajardo, Senhor de Lorea, o seu casamento, 111.

Affonso Telles de Menezes, Alcaide mor de Campo-Mayor, 467.

Affonso de Torres, o celebre Genealogico, 588.

D. Affonso de Vasconcellos e Monezes, 1. Conde de Pencila, de quem era filho, 12, 15. Quando naiceo, 15. Acções do feu valor em Africa, ibid. Quando, e por quem foy creado Conde, 16. De que terras foy Senhor, e que lugares occupou, ibid. Quando faleceo, ibid. Seu Epita-1 , e aonde jaz, 17. Com quem cason, ibid. Que filhos teve, 18.

D. Affinso de Vasconcellos, outro, 105. Outro, Senhor de Penella, 110. Outro, Senhor da liha do

Fogo, 113.

Affonso Vasques de Sousa, o Cavalleiro, com quem casou, 291, 293. Agostinho de Lasetá, o seu casamento, 89, 96. Outro, 97, 343, 344.

D. Agostinho de Mancha Cordoza e Velasco, II. Marquez del Vado,

D. Agostinho Manoel, 581. Aguila. Senhores de Villa-Viçosa, 683.

A

Alar-

#### Index

Alarcao. Alguns Fidalgos deste Ap-

Albuquerque. Alguns Fidalgos deste Appellido, 382.

Alcagrea Carneiro. Alguns Fidalgos deite Appellino, 125.

Alcaforado. Quem foy o progenitor delta familia, 235.

D. Aldara Annes de Soufa, mulher de Dom Gomes Gonçalves Girao, 240.

D. Aldara Oforio, fegunda mulher de D. Fernando de Portugal, 160.

D. Aldara de Portugal, mulher de D. Luiz de Calatayud, V. Senhor de Projencio, 161.

D. Aldonça Correa, mulher de Joao Alvares de Moura, 463.

D. Aldonça de Mendoça, mulher de D. Joan Malcarenhas, 389.

D. Aldonça de Sousa, mulher de Pedro Gomes de Abreu, III. Senhor de Regalados, 427.

Aleixo de Atonguia, o seu casamenco, 299.

Aleixo de Soufa, Aposentador mór, com quem calou, 256.

D. Alexandre Lanti, Duque de Santo Gimini, 6 ? 1.

Alexandre Luiz Pinto de Sousa Coutinho, Senhor do Morgado de Bassemao, 305.

Alexandre de Magalhaens, 417. Mexandre de Soufa, 88, 345.

Almeida, Condes de Abrantes, Senhores do Sardoal, 535.

D. Alonso de Aguilar, Senhor del Pi-

D. Alonfo Antonio de Gusmao, 627.
D. Alonfo Arias de Sauvedra, Vinte
e Quatro de Cordova, 650.

D. Ales fo de Carajal, V. Senhor de Jodar, o seu casamento, e successao, 163.

D. Aler (o Fernandes de Mesa, Senhor del Carciler, 626, 630.

D. Ain fo de Figueiroge Soufa, 652.

Alonso de Gongora, 639.

D. Alonso de Gusmao Portocarrero,

D. Alonso de Madriaga, &c. I. Marquez de Villa Fuerte, 676.

D. Alonfo Peres de Saavedra, 623, 625, 650.

D Alonjo de los Rios, Senhor do Morgado de Madriz, 620.1

D. Alonso Sanches de Carvajal, II. Senhor de Jodar, 163.

D. Alonso de Zayas, Regedor de Ezija, 618, 619.

Alvarado. Alguns Fidalgos deste Ap-

Alvaro de Almada, 251, 442.
D. Alvaro Coutinho, Marichal de

Portugal, 373.
D. Alvaro Coutinho, outros, 371,

378, 379, 380, 381. Alvaro Dias de Sousa, 265. O seu

calamento, 266.
Alvaro Ferreira Pereira, 355.

D. Alvaro Gonçalves de Ataide, 21.
O leu casamento, ibid. e 24.

D. Alvaro Manoel, Schhor de Atalaya, com quem casou, 88.

Alvaro Monteiro, o icu caiamento, 299.

Alvaro de Moura, 452, 461. D. Alvaro Pereira, 356. Outros,

357, 358.

Alvaro Pinto da Fonseca, Senhor do Morgado de Balsemao, 305. Outros, 206, 307.

Alvaro Pires de Tavora, Senhor do Mogadouro, o seu casamento, 18, 55. Sua successão, ibid. Outro, Senhor do Morgado de Caparica, 88, 118. Outros, 92, 395.

Alvaro de Sousa, VI. Senhor do Guardao, 314.

Alvaro de Sousa, Senhor do Morgado de Alcobe, 367. Outro, 483.

Alvaro de Sonfa, Senhor da Cata de Souta. Referente suas acções, casamento, e successão, 480, 481. Alvaro

Alvaro de Sousa, Senhor das Villes de Eixo, e Requeixo, 497, 568. Alvaro de Sousa Ribeiro, Capitas

mót do Pombal, 419.

D. Alvaro da Sylveira, o seu casamento, 89.

Alvaro da Sylveira, Commendador de Montalvao, 444.

Alvello, (Estevão de ) e Rodrigo de

Alvello, 238.

Alvine, (Senhores de) 668, e seg. Alte. Antonio da Sylva de Alte, 301. Christovao da Sylva de Alte, 302.

Ambrosio de Aguiar, Senhor de Villa-Boa, 394.

Ambrosio Pestana Pereira, 341.

D. An brosio de Vasconcellos, o que lhe succedeo com huma mulher, que levavaó a enforcar, 105. O seu casamento, ibid.

André de Carvalho, 486.

D. André Fernandes de Mesa, VII. Senhor del Canciller, 629, 652, 675.

André Lopes de Laure, o seu casamento, 49, 51. Sua successão, 52.

André de Mello Cogominho, o seu catamento, 47,4%. Sua tuccessaó,

André de Quadros, com quem casou, 57, 58. Que filhos teve, ibid.

André de Soula, 468,497,498. André da Sylva, Aleaide mor de Abiul, 406.

André Telles de Menezes, Alcaide mor da Covilhaa, 592.

D. Angela Carrilho, de Benavides, VIII. Duqueza de Frias, 169.

D. Angela de Castro, mulher de Estevão Soares de Mello, Senhor de Niello, 439, 466.

D. Angela Joanna de Mello, mulher de 1). Mignel l'ereira, 258.

D. Angela de Mello, mulher de Henrique Correa, Alcaide mor de Tavira, 581.

D. Angela de Menezes, mulher de

Antonio de Mariz Carneiro, 109. D. Angela de Moura, mulher de João Granacho, 463.

D. Angela de Noronha, mulher de Gasper Gonçalves Ribafria, 472.

D. Angelica de Paiva, mulher de Leopoldo Luiz de Sousa Rangel, 206.

D. Anna de Ataidé, mulher de Joanne Mendes de Valconcellos, 72.

D. Anna de Ataide, mulher de D. Henrique de Portugal, 76.

D. Anna de Calatayud, mulher de D. Carios Geldre, 161.

D. Anna Cardoso, mulher de D. João Pereira, 355.

D. Anna de Castro, mulher de Antonio Freire de Andrade, 456.

D. Anna de Castro, segunda mulher de Alvaro da Sylveira, 444.

D. Anna Cirne, mulher de D. Pedro Coutinho, Alcaide mór de Santarem, 383.

D. Anna da Costa, mulher de Diogo de Valconcellos, 115.

D. Anna da Costa, mulher de Lopo de Soula Courinho, 361.

D. Anna da Costa, segunda mulher de Pedro de Sousa de Carvalho, 486.

D. Anna Coutinho, mulher de Antonio Pereira de Siqueira, 467.

D. Anna da Cunha, primeira mulher de Manoel de Saldanha, 578.

D. Anna Francisca de Toledo e Castro, mulher de Dom Luiz Caetano Coutinho de Almeida, 467.

D. Anna de Gustinao. segunda mulher de Dom Diogo Affonso de Sousa, Alcaide de Rambla, 656. A sua Arvore, 659.

D. Anna de Lencastre, mulher de D. Francisco de Sousa, Capitao de Dio,

116.

D. Anna de Lima, segunda mulher de D. Miguel Fereira, 356.

D. Anna de Lima e Ataide, V.I. Condella da Cattanheira, 581.

D. Anna

D. Anna Lobo, mulher de Diogo de Saldanha, 580.

D. Anna Manoel de Gusmao, mulher de Pedro de Tovar, 341.

D. Anna Maria de Barros, mulher de Christovao de Souse da Sylva e Alte, 302.

D. Anna Maria Blanes, segunda mulher de Dom Luiz de Calatayud, VIII. Senhor de Provencio, 162.

D. Anna Maria de Carcamo, mulher de D. Josó Affonso de Sousa, Senhor da Villa del Rio, 667. A sua Arvore, 677.

D. Anna Maria de Castro, primeira mulher de Fernando Telles de Me-

nezes e Beja, 451.

D. Anna de Mendoça, filha de Luiz da Sylveira, quantas vezes casou, e com quem, 78.

D. Anna de Mendoça, Condessa de Matosinhos, 577.

D. Anna de Mendoça, segunda mulher de D. Pedro de Menezes, Senhor do Prazo de Alcanhoens, 583.

D. Anna de Menezes, Condessa de Figueiro, 74.

D. Anna Pereira, mulher de Alvaro Pinto da Fonleca, 307.

D. Anna Pinto Teixeira, mulher de Miguel Alvaro Pinto da Fonseca, ibid.

D. Anna de Sousa, mulher de Aleixo de Atouguia, 299.

D. Anna de Souja, momer de Antonio Vaz de Carrellobranco, 313, 318.

D. Anna de Tavora; Condessa da Cattanheira, 55, 71.

D. Anna de Tavora, mulher de Luiz Pries Crespo, 346.

D. Anna Teixeira, mulher de Fernao Octiz de Tavora, 345.

D. Anna I Loreja de Alsfeelo, mulher de Gonçalo Xavier de Aleaçova Cameiro, 64.

D. Anna de Tovar, mulher de Mar-

tim de Tavora de Noronha, 342. D. Anna de Vasconcellos, Condessa de

Figueiro, 408.

D. Anna de Vilhena, filha de Luiz Alvares de Tavora, quantas vezes cafou, e com quem, 78.

Antao de Faria, Prior mór de Palmella, que filhos teve, 141.

D. Antonia de Abreu, mulher de Luiz de Siqueira, 262.

D. Antonia de Ataide, filha de Dom Affonio de Ataide, o seu casamento, 22.

D. Antonia de Ataide, mulher de

Joao de Brito, 431.

D. Antonia de Ataide, segunda mulher de Ruy Dias de Azevedo, 488.

D. Antonia de Azevedo, mulher de Sebastiao Pereira do Lago, 421.

D. Antonia Cartana de Sousa, mulher de Antonio de Abreu do Rego Castellobranco, 458.

D. Antonia Calatayud e Toledo, mulher de Dom Diogo de Villalobos,

D. Antonia de Castro, segunda mulher de Diogo Lopes de Souta, Senhor de Miranda, 517.

D. Antonia da Cunha, mulher de D. Joao Gaetan de Ayala, Conde do S. R. I., 162.

D. Antonia Fausta de Sousa &c. Marqueza de Mejorada, 695. A sua Arvore, 697.

D. Antonia Francisca da Sylveira, primeira mulher de Francisco Ama-

dor de Melio, 438.

D. Antonia Henriques, mulher de D. Duarte de Menezes, Senhor do Prazo de Alcanhoens, 583.

D. Antonia Joachina de Menezes, multer de Manoel Caetano Lopes de Lavre, 52.

D. Antonia Leitao, mulher de Francilco de Sa de Menezes, 66.

D. Antonia de Lencastre, mulher de D. Asvaro Cominho, 373.
D. An-

D. Antonia Luiza de Castro, segunda mulher de Manoel de Saldanha,

D. Antonia Maria Francisca, Condella do Rio Grande, 39.

D. Antonia Maria Josefa Freire da Sylva, mulher de Manoel de Cilneros, 459.

D. Antonia Mauricia da Sylva, mulher de D. Joao Rolim de Moura,

30,582.

D. Antonia de Mello, mulher de Manoel de Oliveira Freire, Senhor de Mello, 437.

D. Antonia de Menezes, mulher de Fernando Osores de Sottomayor, 420.

D. Antonia de Menezes, primeira mulher de Diogo Lopes de Sousa, Senhor de Miranda, 517.

D. Antonia de Monterroyo, primeira mulher de Francisco de Sá e Me-

nezes, 420.

D. Antonia Ninho de Vilhena, mulher de D. Luiz Fernando da Sylva, 78.

D. Antonia Pereira, mulher de Fernando Martins Breire, Monteiro mór do Infante D. Luiz, 42.

D. Antonia Rosa de Mello, mulher de Dom Antonio Joseph da Cotta, 259.

D. Antonia Rozeima, mulher de Dom Jeronymo Lobo, 335.

D. Antonia de Saavedra e Sandoval, primeira mulher de D. Antonio Affonso de Sousa, 661.

D. Antonia da Sylva, mulher de João Francisco de Lasetá, 97, 441.

D. Antonia da Sylva, mulher de D. Joao de Abranches de Almada, 418.

D. Antonia de Sousa, mulher de Alvaro de Sousa, VI. Senhor do Goardão, 314.

D. Antonia de Tavora, mulher de Luiz de Alaçona, 85. Depois de Tem. XII. viuva tomou o habito nas Capuchas de Jetus de Setuval, ibid.

D. Antonia Teixeira, primeira mulher de Luiz Alvares de Sousa, 304.

D. Antonia Theodora Manuel de Vilhena, mulher de Gonçalo da Cofta de Menezes, 472.

D. Antonia Theodora de Vilhena, fifilha de Ruy de Moura Manoel, quantas vezes casou, e com quem, 64,65,347.

D. Antonia de Vilhena, mulher de Antonio Correa Baharem, 57,59.

D. Antonia de Vilhera, mulher de D. Antonio de Menezes, Alcaide mós de Cintra, 62.

D. Antonia de Vilhena, Condessa de Aslumar, 526.

D. Antonia de Villiera, mulher de Alvaro Pinco da Fonteca, 306.

D. Antonia Xavier de Mendoça, mulher de Lopo de Barros, 64.

Antonio de Abreu do Rego Castellobranco, 458.

D. Antonio Affonso de Sousa, Alcaide de Rambla, 651, 661.

D. Antonio de Aguilar Menfalve, Senhor del Pilar, 613.

Antonio de Alcaço va Carneiro, Commendador da Idanha, 469. Outro, 471.

Antonio de Almada e Mello, Morgado dos Olivaes, 141, 303.

D. Antonio de Almeida, 579.

D. Antonio de Ataide, 1. Conde da Cattanheira. O seu casamento, 53.

D. Antonio de Ataide, II. Conde da Cattanheira, 71, 75. Seus cafamentos, e successão, 76, 138.

D. Antonio de Azeredo, 432. Ou-

D. Antonio de Banbuelos e Cardenas,

D. Antonio Barradas Portocarrero, Marquez de Cortes de Gracha, 617.

B Antonio

Antonio de Basto Pereira, o seu casam nto, 58.

D. Antonio de Bracamonte e Alarcao, Con le de Forres-Vedras, 398. Antonio de Brito, Capitaó de Cochim,

430.

D. Antonio de Cabrera Sottomayor, Sennor de Mont Ivo, 637.

D. Antonio de Calatayud, VII. Senhor de Provencio, 161. Outros, 162, 178.

D. Antonio de Carcamo, Commendador de Santo Antonio de Pinhel,

D. Antonio Carcamo Lobo, 33, 34,

Antonio Carvalho, Commendador de Mazarefe, 485.

D. Antonio del Corral, 611.

Antonio Correa Baharem, 57, 59.

Antonio Correa Pantoja, 337.

D. Antonio de la Cuevoa e Aguilar,

Antonio da Cunha Hinheiro, 316,

D. Antonio Fernandes de Hinestrosa, Marquez de Penha-Flor, 616, 617.

D. Antonio da Fonseca, Senhor de Coca, 643.

Antonio Freire de Andrade, 456. Antonio da Gama Lobo Pereira, 32.

Amonio Juseph de Almada e Mello, A'caide mor de l'almella, 142. Seu casamento, e successao, 143.

D. Antonio Joseph da Colla, 259.

D. Antonio Joseph de Mello, 258. Ant mo de Lasciá, 345.

D Antonio de Lima, Provincial de S. Domingos, 117.

E. Antonio Lobo, 472, 473.

Amenio Lebo de Saldanta, o seu ca-

Antorio Luiz de Tavora, Marquez de Tavora, 79,553.

Antonio de Magadaens, VI. Senhor

da Ponte da Barca, 416. Outros, 417, 418.

D. Antonio Manoel, III. Conde de Atalaya, 95.

D. Antonio Manrique de Mendoça, X. Duque de Naxera, 167.

Antonio Mariz Carneiro, Cosmografo mor co Reyno, 109.

D. Antonio Mascarenhas, Fundador do Hospital de S. Joao de Deos em Lisboa, de quem era filho, 35. Quando saleceo, e aonde jaz sepultado, ibid.

D. Antonio Mascarenhas, I. Conde de

Palma, 80.

D. Antonio Mascarenhas, Provincial da Companhia, 386.

Antonio de Mello, Alcaide mor de Castro Marim, 331.

Antonio de Mello, Alcaide mor de Elvas, 507.

Antonio de Mendoça, Commendador de Avanca, 95.

D. Antonio de Menezes, Alcaide mor de Cintra, 62.

D. Antonio de Menezes, Alcaide mor de Viseu, 140.

Antonio de Miranda Henriques, o seu cesamento, 48.

Antonio Oforio da Gama, Capitao mór de Celorico de Beira, 457.

D. Antonio Pantoja Portocariero &c. V. Marquez de Valencina, 186.

Antonio Pedro de Vasconcellos, que póstos occupou ra guerra contra Castella, 107. Em que tempo soy nomeado Governador da Nova Colonia, e o que obrou em defensa della, ibid.

D. Antonio Pereira, Commendador de Cucniaens, 573.

Antonio Pereira, Senhor de Cabecciras de Basto, 412.

Antonio Pereira de Sá , 3 36.

Antonio Pereira de Siqueira, 467. Actonio Pinto da Fonseca, Senhor do Morgado de Balsemão, 304.

Anto-

Antonio Queimado Telles de Mene-2es, 479.

Antonio Ribeiro de Barros, 586.

D. Antonio de los Rios e Gusmão, Vinte e quatro de Cordova, 620. Outros, Viscondes de Miranda, 621, 622.

Antonio de Saldanha, Commendador de Cafevel, 99, 577, 580.

Antonio de Saldinha de Mesquita, Commendador de S. Pedro de Pinhel, 101. Seu casamento, e successão, 102.

Antonio da Sylva de Alte, o seu ca-

Antonio da Sylva, Provincial da O-dem de Santo Agostinho, 506.

Antonio da Sylveira, Inquisidor em Evora, 43.

D. Antonio da Sylveira, outro, 68. O feu cafamento, e succellao, 69,

Antonio de Soufa, Governador da India, quantas vezas casou, e que filhos teve, 299. Outro, 419.

Antonio de So Ja, Provincial da Companhia, 486.

Antonio de Soula Continho, 303. Antonio de Sousa Falcao, 456.

Antonio de Soula da Sylva, Guarda mo: da Cata da India, 302.

Antonio Tavares, Elmoler mor, 255. Outro, ibid.

Antonio Teixeira de Macedo, seu casamento, e succ-ssão . 56,433.

Antonio Telles de Menezes, Geral da Ordem de S. Paulo, 414.

Antonio Telles de Menezes, I. Conde de Villa-Pouca, 446.

Santo Antonio do Tojal (Igreja de)
Por quem foy tundada, 133.
Obras que nella mandou fazer o
Eminentissimo Cardeal Patriarca,
ibid.

Antonio Vaz de Araujo, 409. Antonio Vaz de Castellobranco, 313, 318. Outro, 320. D Antonio de Vasconcellos e Menezes, 135, 139. Sua successaó,

D. Antonio de Vasconcellos, Schhor do Morgado de Soilhaens, seu cafamento, e successão, 108.

D. Antonio de Ubilla, I. Marquez de Ribas, 675

Aquilarejo, (Senhores de ) 668, e

Arcos, (Condes dos) 118, e feg. D. Archangela de Mendoça, mulher de Gomes Dorges de Catro, 586.

D. Archangela de Portugal, Condesse de S. joão, 79

Argone. Alguns Fidalgos dette Appelado, 653.

Armiso, (Marquezes de) 631.
Assumar (II. Conse de) D soao de
Asmeida de Portugal, 28.

Ataide. Senhores de Atouguia, 18, e leg. Condes de Atouguia, 20, e leg. Condes da Castanheira, 55.

Atalaya, (Conde da) D. Francisco Manoel, 22.

Atouguia. Vide Ataide.

Ayres de Saldanha, Commendador da Sabacheira, 579.

Ayres de Soufa, 573, 575.

Ayres de Soufa de Castro, Commendador de Rio-M yor, 585, 586.
Outros, 589, 590.

Ayres de Sousa Coutinho, Commendador de Izeda, 591.

Azambuja, (Senhor da) Dom João Rolim de Moura, 30.

Azevedo. Senhores de S.João de Rey, 421, 422, 513, Senhores da Honra de Barbosa, 432, e seg. Alcaides móres de Alenquer, 440. B

Aharem. Algumas pelloas delte appellido, 57, e leg.
Balfamao, (Senhores do Mor-

gado de ) 304. D. Balthafar de Castro, 448.

D. Balthafar Fernandes Galindo &c. II. Conde de Casa Galindo, 681.

Dom Balthafar Gomes Manrique de Mendoça, V. Marquez de Camacasa, 167.

D. Balthasar de Gongora, Vinte e quatro de Cordova, 639.

D. Balthasar Scriba de Hijar, III. Conde de Alcudia, 398.

Balthajar de Siqueira, Senhor do Prado, 429.

Balthasar de Sousa Coutinho, 458.
Balthasar Veloso Coutinho de Carvalho, 457.

Barajas, (Condes de) donde procedem, 171.

D. Barbara de Lara, Condessa da Castanheira, 76.

Barnahé de Sousa Falcao, 454. Bartholomeu Lobo, o seu casamento,

46, 52.
Bartholomeu Pessanha de Aboim, 33.
Basto (Condes de) Dom Diogo de
Castro, 85. D. Lourenço de Cas-

tro, 86, e 363. Bayao, (Senhores de ) 295, e seg. Bazan. Alguns Fidalgos dette appel-

lido, 189.

Belchior de Sousa Tavares, o seu ca-

Belvis. Algumas pessoas desta Fami-

Benamegi (Marquez de ) 615,617. Beraftigui. Algumas pelloas delta Familia, 161.

D. Bernarda Luiza de Vilhena, mulher de João de Antas da Cunha,

D. Bernarda de Menezes, mulher de

D. Simao de Castro, Senhor de Reriz, 411.

D. Bernarda de Sousa, mulher de Gaspar da Costa, 299. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Bernarda de Sousa Euangelho, mulher de Carlos Cardolo Moniz,

326.

D. Bernardo Antonio Oforio, Bispo da Guarda, 457.

D. Bernardo Coutinho, Alcaide mór de Santarem, 382.

Bernardo de Lafetá, o seu casamento, 98,487.

Bernardo de Mello, IX. Senhor de Mello, 435.

Bernardo de Sousa Coutinho, 458. Bernardim de Carvalho, Capitao de

Tangere, 485.
Bernardim Freire de Andrade, 456,
457.

Bernardim de Sousa, Capitao de Maluco, 510. Outro, 519.

Bernardim de Tavora, Reposteiro mór, 55. Seu casamento, e successão, 92. Outros, 96, 255.

D. Bernardino de Cordova, 1. Marquez de la Puebla, 169.

D. Bernardino de Torres e Portugal, VII. Senhor de Villar Dompardo, 173. Outro, 175, 176.

Bobadella (Senhores de) 31, e seg.

Bocanegra. Alguns Fidalgos deste appellido, 665.

Bracamonte. Algumas pessoas desta Familia, 397.

D. Branca de Castro, mulher de D. Leao de Noronha, 376.

D. Branca Coutinho, mulher de André Telles de Menezes, Alcaide mor da Covilhãa, 592.

D. Branca Dias de Sousa, Senhora de Matra, 265.

D. Branca de Eça, primeira mulher de Alvaro da Sylveira, 444.

D. Lranca da Gama Freire, mulher

de

de D. Vasco da Gama, Capitao de Chaul, 32.

D. Branca de Menezes, mulher de Joao Rodrigues Ribeiro de Vaf-concellos, 399.

D. Branca de Menezes, mulher de Josô de Mello, Senhor de Povoli-

de, 425.

Diogo de Eça Henriques, 411.

D. Branca da Sylva e Menezes, mulher de D. Francisco Lobo, 467.

D. Branca Soares, mulher de Reymao Pereira de Lacerda, 46.

D. Branca de Sousa, segunda mulher de Pedro Gonçalves Curutello, 310, 312.

D. Branca de Sousa, mulher de Luiz

Vaca, 442.

D. Branca de Sousa, mulher de João Soares de Albergaria, 454, 460.

D. Branca de Sousa, mulher de Joao Falcao, Alcaide mór de Mourao, 451.

D. Branca de Sousa, mulher de Francilco de Goes, 462, 467.

D. Branca de Vilhena, primeira mulher de Joao Freire de Andrade, VI. Senhor de Bobadella, 42.

D. Branca de Vilhena, mulher de D. Luiz Fernandes de Vasconcellos,

137.

D. Braz Balthafar da Sylveira, Senhor de S. Cosmado, 67, 69. Quantas vezes casou, com quem, e que filhos tem, 70.

Braz da Sylva, Commendador de

Caitelejo, 592.

Braz Soares de Sousa, Capitao da Ilha de Santa Maria, 460. Outro, 461.

D. Brianda de Sousa, mulher de João de Mello, 454.

D. Briolanja Henriques, segunda mulher de Gil Vaz Lobo, 46,47.

D. Briolanja Henriques, mulher de Joao de Béja Marmeleiro, 49. Tom. XII. D. Briolanja Henriques, mulher de João de Mello Cogominho, 49, 50. Com quem casou segunda vez, ibid. e 5 t.

D. Brites de Aguiar, filha de Gil do Prado, o seu casamento, 34.

D. Brites de Albuquerque, segunda mulher de D. Jeronymo da Sylveira, 80.

D. Brites de Ataide, filha de D. Affonso de Ataide, quantas vezes ca-

fou, e com quem, 22.

D. Brites Brandao, mulher de Antonio de Carvalho, Commendador de Mazarefe, 485.

D. Brites Cabral, primeira mulher de Diogo Oruz de Vilhegas, 339.

D. Brites Caldeira, mulher de Luiz Mendes de Vasconcellos, 75.

D. Brites de Castro, mulher de Dom Gengalo Coutinho, 376.

D. Brites de Castro, mulher de Dom Constantino de Bragança, 446.

D. Brites Cerveira, primeira mulher de D. Pedro Lobo, 472.

D. Brites Continho, Condessa de Vianna, 293. A sua ascendencia, 13.

D. Brites Coutinho, Condessa de Sortelha, 373.

Brites Ferreira, mulher de Luiz Mendes de Retoyos, Senhor de Sarzedas, 310.

D. Brites da Fonseca, mulher de Ruy de Sousa Curutello, V. Senhor do Guardão, 313.

D. Brites da Fonseca, mulher de Gonçalo Gomes de Azevedo, 440.

D. Brites Francisca de Mendoça, mulher de D. Joieph de Menezes, 553. Brites Godinho, mulher de Joao Vaz

de Almada, 454.

D. Brites Gonçalves Telles de Menézes, mulher de D. Joao Peres de Noboa, a sua ascendencia, 601.

D. Brites de Gouvea, mulher de Fernando Martins de Sousa, 297.

D. Brites Leitao, mulher de Nicolao

de Soula, Commendador de Santa Maria de Monção, 486.

D. Brites de Lima, mulher de Jorge Eurtado de Mendoça, de quem era filha, 39,89.

I. Brites de Lima, Abbadessa de Odi-

vellas, 89

D. Brites de Lima, mulher de João de Brito, 429.

D. Brites de Lourençano, mulher de D. Joao de Portugal, 192.

D. Brites de Lujan, mulher de Dom Fernando de Portugal e Torres, VI. Senhor de Villar Dompardo, 171. Com quem calou tegunda vez , 172.

D. Brites Luiza de Menezes, segunda mulhir de Fernando Telles de

Menezes e Beja, 451.

D. Brites Maria da Sylva de Menezes, mulher de Diogo de Azevedo, Senhor de S. João de Rey, 421.

D. Brites Mascarenhai, mulher de D. João Mascarenhas, Senhor de Lavre, 78.

D. Brites Mascarenhas, Condessa de Santa Cruz, 302.

D. Brites de Mello, Condessa de Mara a, 328.

D. Brites de Mello, mulher de Lopo Botelho, Juiz da Alfandega de Lifbua, 435.

D. Prites de Moneges, Condessa de

Marialva , 320.

Dona Brites de Meneges, mulher de D. Trillao Continho, 376. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Brites de Menezes, mulher de D. Bernardo Coutinho, 383.

D. Brites de Alenezes, segunda muiher de Manoel de Sousa, Senhor de Miranda, 505.

D. Brites de Mesquita, mulher de Manoe! Telles de Menezes, 414.

D. Erites de Moraes, mullier de l'edro Suerce, Capitalo da Ilha de Saula Maria, 460.

D. Brites de Moura, mulher de Tristao da Cunha, Senhor de Gestaço,

D. Brites de Oliveira, mulher de Barnabé de Sousa Falcao, 454.

D. Brites Pereira, mulher de Joanne Mendes de Vasconcellos, 11.

D. Brites Pereira, segunda mulher de Christovao Falcao de Sousa, 453.

D. Brites de Portugal, filha do Infante D. Diniz, edifica o Hospital de Mater Dei em Tordesilhas, 158.

D. Brites de Portugal, mulher de D. Luiz de Carvalhal, Senhor de Jodar, 164, 173.

D. Brites de Sá Pereira, mulher de D. Garcia de Caltro, 448.

D. Brites da Sylva, mulher de Dom Joao de Ataide, 18.

D. Brites da Sylva, mulher de Dom Nuno Mascarenhas, 31, 34. D. Brites da Sylva, mulher de D. Al-

varo Coutinho, 378, 380. D. Brites da Sylva, mulher de Pedro

Vaz da Cunha, 499.

D. Brites da Sylva, mulher de Christovao Lafera, 98, 344.

D. Brites da Sylveira, mulher do Regedor D. Luiz l'ereira, 443, 446.

D. Brites Soares, mulher de Autonio de Soula Coutinho, 303.

D. Brites Soares, mulher de D. Alvavaro Coutinho, 372.

D. Brites Solis, terceira mulher de Thomé de Soula, 509.

D. Brites de Soufa, mulher de Goncalo de Sousa Siqueira, 260.

D. Brites de Sousa, mulher de Pedro de Mesquita, 261.

D. Brites de Sousa, mulher de Jorge di Sylva da Costa, 314.

D. Brites de Sousa, mulher de Martim Asionio de Millo, 428, 424.

D. Brites de Sousa, mulher de Fernando da Sulveira, 442.

D. Brites de Soufa, primeira mulher ae Alvaro de Almada, ibid. D. Litte

D. Brites de Sousa, mulher de Ruy Lopes de Sampayo, 449.

D. Brites de Sousa, mulher de Dom Henrique Manoel, Conde de Cea,

D. Brites Tavares, mulher de Manoel Dias, Almoxarife de Portale-

gre, 253.

D. Brites de Tavora, mulher de Gonçalo de Soula da Fonteca, 94.

D. Brites de Tavna, segunda mulher de D. Luiz de Moura, 347.

D. Brites Teixeira, mulher de Manoel de Soufa Cournho, 301.

D. Brites de Vasconcellos, mulher de Manoel de Mello, Commendador da Faxa, 439

D. Brites Venegas de los Rios, mulher oe Valco Affonto de Soula, 609.

D. Brites de Vilhena, mulher de Joanno Meades le Oliveira, 77.

D. Brites de Vilhena, mulher de Ruy Pires de Veig, 311.

D. Brites de Vilhena, mulher de D. Gattio Coutinho, 331.

D. Brites de Vilhena, mulher de Fernando da Sylva, Commendador de Alpalhaó, 505. A sua ascendencia, 527.

Brito Nogueira. Viscondes de Villa-Nova de Cerveira, 117, e seg. Senhores do Morgado de Santo Estevao, e S. Lourenço, 125, 430, e seg.

C

CAbrera. Senhores de Montalvo,

Calatayud. Algumas pessoas delta Familia, 161, e 'eg.

Camera. Capitaens da Ilha de S. Miguel, 362, e feg. 535. Condes de Villa-Franca, 364.

D. Camilla de Noronha, mulher de Joao Rodriguez de Sá, o Moço, 65. Capella Real. Sacrilegio, que nella commetteo Roberto Gardner, e em

que tempo, 130.

Capella de S. Sebastias, antiga na Sé de Lisboa, quando soy instituida, e por quem, 7. Quando se lhe unio a Conesia chamada de Masra, 8. Quando soy unida ao Padroado Real, e com que compensação, ibid. e seg.

Carcomo. Commendadores de Santo Antonio de Pinhel, 33. Outras pessoas delte appellido, 667, e seg.

e 677.

Carlos Cardoso Moniz, 326.

D. Carlos Geldre, seu calamento, e

successão, 161, e leg.

Carlos Joseph de Ligne, Principe do S. R. I., II. Marquez de Arronches, sua ascendencia, casamento, e successão, 556, e seg. Caso que lha succedeo com o Conde Halviel, 562, e seg.

D. Carlos Joseph Venegas, 636. D. Carlos de Noromha, Presidente da Mesa da Contciencia, 311.

D. Carlos Pacheco de Cordova e Colon, III. Marquez de Villa-Mayor, e IV. Conde de Villar Dompardo, o seu casemento, 183. Sua successó, 184.

Cardenas. Duques de Maqueda, 181.
Carrilho. Algumas pessoas deste appellido, 648, 649, 665. Marquezes, e Senhores de la Guardia, 189. Livro que se imprimio desta Familia, e se mandou recolher, ibid. e 650.

Carta. A que o Condestavel D. Nuno Alvares Pereira escreveo ao Infante D.Diniz, querendo entrar em Portugal com o titulo de Rey, 156.

Carvajal. Algumas pissoas detta Familia, 163, e seg.

Casevel (Commendadores de) 99, e seg.

Castanheira (Condes da) D. Anto-

3318

nío de Ataide, I. Conde, 55, 71. D. Antonio de Ataide, II. Conde, 71, 75 D. Joaó de Ataide, IV. Conde, 76. Sim 16 Correa da Sylva, VII. Conde, 30.

Castello Rodrigo, (Marquezes de)

347, eleg.

Caltibo. Algumas pessoas desta Fa-

milia, 39, e seg.

Castro. Conde de Lemos, Senhores de Cabrera, 181. Senhores de Reriz, e Bemviver, 411. Outros Fidalgos deite appellido, 446, 447.

Castro Ponce, (Condes de ) donde

proce iem, 171.

D. Catharina de Abreu, mulher de D. Alvaro Pereira, 357.

D. Catharina de Albuquerque, segunda mulher de D. Francisco Coutinho, 371.

D. Catharina de Andrade, mulher de Diogo Soares de Sousa Euangelho,

225.

Dona Catharina de Ataide, primeira mulher de Diogo Lopes de Soula, 476.

D. Catharina de Ataide, mulher de Ruy Pereira de Miranda, 571.

D. Catharina Barbara de Noronha, Condessa de Alegrete, 382.

D. Catharina de Brito, mulher de D. Pedro de Almeida, 407.

D. Catharina de Carvalho, terceira mulher de Luiz Pinto de Soufa da Fonseca, Senhor do Morgado de Balsemão, 304.

Dona Catharina de Castro, mulher de Gonçalo Tavares, 253, 497.

D. Catharina Continho, mulher de Luiz de Brito, 346.

D. Catharina Coutinho, fegunda mulher de Dom Garcia de Eça, 329. Com quem casou segunda vez,

ibid. e 337. D.Catharina Eugenia Telles, mulher de Octavio Lateia, 345.

D. Catharina de Faria, mulher de

Francisco de Mello, X. Senhor de Mello, 436.

D. Catharina da Gloria, Abba dessa na Esperança de Lisboa, 60.

D. Catharina Godinho, mulher de Pedro de Sousa Falcao, 454.

Dona Catharina de Gouvea, segunda mulher de Christovao de Sousa, IX. Senhor de Bayao, 300.

D. Catharina de Gusmao, mulher de Joso Pinto da Fonseca, 307.

D. Catharina Henriques, mulher de Simao de Sousa, Ribeiro, 415.

D. Catharina Henriques, mulher de Francisco da Sylveira, 445.

D. Catharina de Hinestrosa e Toledo, mulher de D. Diogo Bernardo Inigo de Carcomo, a sua ascendencia, 677.

D. Catharina Jaques, mulher de João Gomes de Azeredo, 441.

Dona Catharina Josefa de Menezes, mulher de Pedro Vieira da Sylva, 144, 451.

D. Catharina de Lencastre, segunda mulher de D. Fernando Martins Mascarenhas, Senhor de Lavre,

D. Catharina de Lima, mulher de D. Antonio da Sylveira, 89.

D. Catharina de Loaisa, mulher de Francisco, Duque de Gusmao,

D. Catharina de Loaisa, mulher de D. Francisco de Menezes, ibid.

D. Catharina Luiza Cardofo de Calvos, mulher de Antonio de Magalhaens de Menezes, 418.

D. Catharina Maria Vicencia da Sylva, mulher de Diogo Vicira da Sylva de Tovar, 343.

D. Catharma de Mello, mulher de Lopo Alvares de Moura, 463,

D. Catharina Mendes Garcez, mulher de Simao de Soula de Refoyos, 311.

D. Ca-

D. Catharina de Mendoça, Marqueza de Altorga, 453.

D. Catharina de Mendoça, primeira mulher de Diogo Lopes de Sousa,

D. Catharina de Menezes, mulher de Dom Joao Coutinho, 115, 381, 383. Com quem casou segunda vez, 116.

D Catharina de Menezes, mulher de Antonio Pereira, Senhor de Cabe-

reiras de Balto , 412.

D. Catharina de Menezes, mulher de Dom Manorl Lobo de Alcaçova, 346, 471.

D. Catharina de Menezes, Condessa do Sabugal, 384.

D. Catharina de Menezes, mulher de Lopo Alvares de Moura, 462.

D. Catharina Mexia Manrique, segunda mulher de D. Alonso de Carvajal, V. Senhor de Jodar, 165.

D. Catharina de Moura, mulher de Joao Gomes da Sylva, 352.

D. Catharina de Noronha, Condessa de Matosinhos, 65. Depois de viuva se sez Religiosa, e soy Abbadessa sa em Santa Clara de Sacavem, ibid.

D. Catharina de Noronha, ou Eça, mulher de D. João de Vasconcellos

de Menezes, 112.

D. Catharina de Noronha, mulher de Luiz Pereira de Castro, 447.

Dona Catharina Pereira, muther de Diogo de Saldanha de Sande, 100.

D. Catharina Pereira, segunda mulher de Manoel de Saldanha, 578.

D. Catharina Pimentel de Vera, primeira mulher de Jorge da Sylva da Costa, 314.

D. Catharina de Portugal, mulher de Miguel de Quadros, 58.

D. Catharina Rebello, mulher de João Rodrigues de Siqueira, 260.

D. Catharina Roja de Lima, mulher de Gaspar da Costa de Ataide, 90, 301.

Tom, XII.

D. Catharina da Sylva, mulher de D. Fernando de Caltro, 86.

D. Catharina da Sylva, segunda mulher de Martim Affonso de Béja, 450.

D. Catharina da Sylva, Condessa de

Borba, 377.

D. Catharina da Sylva, mulher de Jorge de Albuquerque, 381, 382.

D. Catharina da Sylva, mulher de Valque Annes Corte-Real, 386.

D. Catharina da Sylva, mulher de Duarte Galvao, 400, 422, 477.

D. Catharina de Sousa, mulher de João de Aviles Tavares, 260.

D. Catharina de Sousa, mulher de Antonio da Sylva de Alte, 301.

D. Catharina de Soufa, mulher de Heitor Borges de Soufa, 454. Com quem ca ou fegunda vez, ibid.

D. Catharina de Soufa, mulher de Luiz de Soufa Falcao, 456.

D. Catharina de Tavora, mulher de Lourenço Pires de Tavora, Senhor do Morgado de Caparica, 81,82.

D. Cecilia de Castro, mulher de Dom Rodrigo de Soula, 574.

D. Cecilia Henriques, mulher de D. Ambrosio de Vasconcellos, 105.

D. Cecilia de Mendoça & c. Marqueza de Belgida, 187.

D. Cecilia de Mendoça, mulher de Dom Martinho Soares de Alarcao,

D. Cecilia de Mendoça, mulher de Ambrosio de Aguiar, 394.

D. Cecilia de Mendoça, mulher de Joao Falcao, 453.

D. Cecilia de Queirós, fegunda mulher de Antonio Pinto da Fonseca, Senhor do Morgado de Baltemão, 304.

D. Cecilia de Soufa, mulher de Dom Tello de Menezes, Senhor de Oliveira do Bairro, 478.

D. Cecilia de Tavora, Condessa de S. Miguel, 395.

Cer-

#### Index

Cerveira, (Viscondes de Villa-Nova da) 117, e seg.

Centá. Refere-le o fitio desta Praça, e o que obrarao nelle os Portuguezes, e Castelhanos, 401, e seg.

D. Chamoa, primeira mulher de Gomes Mendes, 232.

D. Christowao Astonso de Sousa, Senhor da Villa de Palmoia, 680,

Christovao de Almada, Provedor da Casa da India, 353.

Christovao de Brito, 62,431,440. Christovao Correa, Commendador dos Collos, 406.

Christovao da Costa de Ataide, 90. Christovao da Costa Freire, Senhor de Pancas, 50.

D. Christovao de la Cueva, 614. Christovao Falcao de Sousa, Governador da liha da Madeira, 331. Outros, 452, 455, 460.

D. Christovao Fernandes de Cordova, Marquez de Algarineso, 636. Christovao Ferrao de Castellobranco,

Christovao Freire de Andrade Couti-

nho, 31. Sua fuccessão, 32. Christovao de Laserá, 98, 344. D. Christovao de Mello, Governador da India, 258. Quantas vezes ca-

fou, e com quem, ibid. e 259. Christovao de Mello, Porteiro mór, 367.

Christovao de Mello, Conego da Santa Igreja Patriarcal, 268.

Christovao de Mello, Senhor de Povolide, 425.

D. Christovao de Moura, I. Marquez de Castello-Rodrigo, referemse as suas accies, 347, e seg. e 413.

Christovas Pantoja de Alneida, 53. Christovas de Sousa, Capitas de Chaul, 497, 571, 572.

Christovato de Soufa Coutinho, Senhor de Bayato, 90, 297, 299, 200, 301. Christovao de Sousa da Sylva, 302. Christovao de Tavora, Senhor do Morgado de Caparica, 83, 338, 345. Outro, Esmoler mór de Filippe IV., 94.

D. Christovao de Zayas Moscoso, II. Marquez de Eulera, 619.

D. Clara de Castro, mulher de João Pinto da Fonseca, 306.

Claudio Lamoral, Principe do S. R. I. 556, 558.

Clemente da Cunha, 312.

Coculim (I. Conde de ) D. Francisco Mascarenhas, 28.

Cogominho. Algumas pessoas desta Fa-

Comedorias de Grijo. Da-se dellas larga noticia, 266. Quando se extinguirao, 276.

Conesia. A chamada de Masra, quando soy unida à Capella de S. Sebastiao na antiga Sé de Lisboa, 8. Quando soy unida ao Padroado Real, e com que compensação, ibid.

D. Constança Gil, 248.

D. Constança de Gusmão, Condessa de Cantanhede, 365.

D. Constança de Gusmao, mulher de Luiz Portocarrero, 610.

D. Constança Mendes de Sousa, mulher de D. Pedro Annes de Aboim,

D. Constança Tavates, mulher de Joanne Mendes de Portalegre,

D. Constantino de Bragança, 446.

Constantino de Magalhaens e Menezes, VII. Senhor da Ponte da Barca, 417.

Convento. O de Santa Catharina de Ribarrar por quem foy reedificado, <43. Vide Mosteiro.

Coquilha, (Senhores de) donde procedem, 171.

Cordova. Alguns Fidalgos delte appellido, 653, 665.

Correa

Correa Baharem. Algumas pessoas desta Familia, 57, e seg.

Correyo mor. Quem, e por quanto vendeo este officio a Luiz Gomes da Mata, 300. Por quem foy creado, e a quem conferido, ibid.

Costa. Senhores de Pancas, 50, e seg.

Armeiro mor , 527.

Coutinho. Algumas pessoas desta Familia, 13,358, e seg. Marichaes de Portugal, e Condes de Marialva, 227, e seg., 369, e seg. Condes de Borba, e Redondo, 377, e seg. Alcaides mores de Santarem, 382, e seg.

Crescente (Conde de) D. Joao de Li-

ma, 119.

Santa Cruz (Condes de) 391, e seg. Curutello. Algumas pessoas della Familia, 312.

## D

Amiao Antonio de Lemos Faria e Castro. Seu casamento, e successão, 54.

Damiao Botelho Chacon, 470.

Damiao de Sousa Falcao, Capitao de Saliete, 331. Outro, 459.

Defacato. Vide Sacrilegio.

D. Diniz, (o Infante) 149. Que doações lhe fez ElRey Dom Pedro seu pay, 150. Legados que lhe deixou a Rainha D. Brites, ibid. Procuralhe ElRey D. Fernando a morte, e porque motivo, 152. Quem lha impedio, 153. Palla a Castella, ibid. Com quem casou, ibid. e 158. Torna a Portugal, e.como toy recebido del Rey, 154. Palla a Inglaterra, 155. Retrocedendo para Portugal he prezo por hum Cosario de Britoens, ibid. Sendo livre passa a Caltella, ibid. He acclamado Rey, e pertende entrar em Portugal pela Provincia da Beira, ibid. e 156. Que Fidalgos fe lhe oppuzerao, ibid. Carta que lhe escreveo o Condestavel D. Nuno Alvares Pereira, ibid. Retira-se outra vez a Castella, 157. Onde jaz sepultado, 158. Sua successão, ibid.

D. Diniz de Almeida, o seu casamen-

to, 309.

D. Diniz de Lencastre, Commendador mor, 380.

D. Diniz de Portugal e Torres, 160,

170.

D. Diogo Affonso de Sousa, Senhor de Masra, 222, 262. De que terras soy Senhor, 263. Seu Epitassio, ibid. Com quem casou, ibid. Sua successão, 264. Outros, 640, 648, 655, 684.

D. Diogo de Almeida, Provedor dos

Armazens, 334.

D. Diogo de Argote e Gusmao, I. Marquez de Cabrinhana, 626.

Diogo de Azevedo, X. Senhor de S. Joao de Rey, 421.

Diogo Borges de Castro, Senhor da Quinta de Colmieiro, 586.

Diogo de Brito , 431.

Diogo de Brito Coutinho Lobo, 336. Diogo de Brito do Rio, 335.

D. Diogo Cabrera Sottomayor, 637.

Outro , 681.

D. Diogo de Carvajal, III. Senhor de Jodar, 163. Seu casamento, e successão, 164.

D. Diogo de Castro, Alcaide mór do Sabugal, 21. Outro, II. Conde do

Balto, 85, 363.

D. Diogo Coutinho, 330.

D. Diogo de Eça, o seu casamento,

D. Diogo de Eça Henriques, 411. Diogo Fernandes de Cordova, Vinte e Quatro de Cordova, 610, 613.

Diogo Fernandes da Trindade, 609. D.Diogo Fernando de Cordo va e Portugal, VI. Conde de Villar Dom-

, pardo,

#### Index

pardo, quantas vezes casou, e com D. Diogo Pereira, Conde da Feira, quem, 184. Sua successao, ibid. 22. Diogo Fernando de Argote, Senhor D. Diogo de Portugal, 160. Seu cade Cabrinhana, 622. samento, e successão, 161. Diogo Gomes de Lemos, Senhor da D. Diogo de los Rios, Senhor do Morgado de Madriz, 621. Trofa, 356. Diogo de Saldanha, 82, 99, 579. Diogo Gomes de Sandoval, Conde de Saldanha, 632. Outro, Marquez Outro, 99. Outro, Commendador de Villa de Rey , 580. de Cea, ibid. Diogo da Sylveira, Commendador D. Diogo de Gusmao, 613. de Castello de Vide, 510. D. Diogo de Lima Brito Nogueira, VIII. Visconde de Villa-Nova da Diogo Soares Euangelho, 3250 Cerveira, o seu casamento, 117, Diogo Soares de Mello, 435. 121. Sua successao, ibid. A sua Diogo de Sousa, Commendador da Idanha, 251. Sua successão, 252. Arvore, 125. D. Diogo Lobo, Inquisidor em Evo-D. Diogo de Sousa, Arcebispo de Braga, 400. Suas acções, e elogio, ra, 335. Outro, Capitao de Ma-425. Seu Epitafio, 427. laca, 473. Diogo Lobo Teixcira, o seu casamen-Diogo de Sousa de Vasconcellos, o Gallego, 406, 409. 10,297. Diogo Lopes Lobo, Senhor de Alvito, Diogo Telles de Tavora, 345. Diogo de Tovar, Senhor da Honra 441. de Mollelos, 341. Diogo Lopes de Sousa, referem-se suas acções, 474, e leg. Outro, cha-Dingo de Vasconcellos, seu casamen-10, e successió, 107. Outro, 115. mado o Traquinas, 484, 576. Outro, II. Senhor da Casa de Sou-Diogo Vieira da Sylva de Tovar, Sefa, 489, e feg. Outro, II. Conde nhor da Honra, de Mollelos, 342. de Miranda, 525, 529. Outro, D. Diogo de Villalobis e Benavides, chamado o Barbarrao, 569. Ou-162. Diogo Ximenes de Gongora, Vinte e tros, 481, 510, 515. Diogo Luiz de Oliveira, Senhor do quatro de Cordova, 638. Morgado de Oliveira, 80. Dom. Concedido a D. Joao Mascare. D. Diogo de Madriaga &c. II. Marnhas, Senhor de Lavre, para elle, quez de Villa-Buerte, 676. e seus descendentes, 384. Domingos da Camera, Capitao de D. Diogo Manrique de Aguayo, I. Marquez de Santaella, 663. Dio, o leu calamento, 116. Diogo de Mello Cogominho, o seu ca-Domingos Joseph Ninho da Sylva, famento, e successão, 49. 1. Marquez de Cajares, 626. D. Diogo de Menezes, Commenda-Domingos Osorio da Fonseca, 304. dor de Vallada, 95. Donzella da Rainha. A que correspon-Diogo Mexia Pacheco Serrano, Sede hoje esta dignidade, 94. Suas nhor de Medrano, 615. prerogativas, ibid. e feg. Diogo Moniz, Alcaide mor de Silves, D. Dordia Viegas, segunda mulher 434,440. de D. Gonçalo Mendes de Soula, D. Diogo Ortiz de Vilhegas, Bispo de 234. Vileu, 127. Outro, 339. D. Dorothea de Gusmao, mulher de D. Diogo Pacheco, o seu calamento, D. Joao Telles de Menezes, 355.

139.

D. Do-

D. Dorothea de Gusmao, mulher de Joanne Mendes de Vasconcellos, 75. Com quem havia sido casada, ibid.

D. Dorothea dé Mello, mulher de Braz Soares de Sousa, Capitao da Ilha de Santa Maria, 460.

Droulemont (Condes de) 120.

Duarte de Albuquerque, Marquez de Basto, seu casamento, e successão, 86.

Duarte de Albuquerque Coelho, Senhor de Parnambuco, 382.

D. Duarte de Almeida, Commendador do Sardoal, 406.

D. Duarte de Castellohranco, I. Conde de Sabugal, 384.

Duarte Galvao, Chronista mor, 400. 422, 477.

D. Duarte de Menezes, Senhor do Prazo de Alcanhoens, 583.

Duarte Pacheco, o celebre da India,

Duarte de Sousa, seu casamento, e successão, 252.

## E

D'eu casamento, 232.

D. Egas Gomes de Sousa, de quem soy silho, 229. Seu casa-

mento, e successão, 230. D. Egas Venegas, IX. Senhor de Luque, 635.

D. Elvira, ou Marina, mulher de Martim Pires de Aguiar, 235.

D. Elvira de Alarcao, mulher de Sebaltiso da Sylva, 506.

D. El vira Annes de Noboa, mulher de Dom Pedro Affonso de Sousa, 598. A sua Arvore, 601.

D. Elvira Annes de Sousa, mulher de D. Guterre Soares de Menezes, 240.

D. Elvira Gonçalves, mulher de D. Tom. XII.

Garcia Mendes de Sousa, 239. Dona Elwira de Gusmao, mulher de João Ramires de Gusmao, 192.

D. Elvira de Mendoça, mulher de D. Fernao Martins Mascarenhas, Senhor de Lavre, 385. Quem lhe escreveo a sua vida, ibid.

Elvira de Viveiros, 251.

Epitafio. De D. Gonçalo Mendes de Sousa, 236. De D. Diogo Affonso de Sousa, Senhor de Masra, 263. De D. Lopo Dias de Sousa, Mestre da Ordem de Christo, 287. De D. Fernando Martins Mascarenhas, Bispo do Algarve, 388. De D. Diogo de Sousa, Arcebispo de Braga, 427. De Diogo Lopes de Sousa, Conde de Miranda, 533. Do Cardeal Luiz de Sousa 542.

Estefania de Maillet, segunda mulher de Pedro de Sousa, 576.

D. Estefania Peretra de Mello, mulher de Jeronymo Osorio da Sylva Curutello, 315.

Estevão Annes de Sousa, Senhor de Chaves, 239.

Estevas Rodriguez da Fonseca, o seu casamento, 237.

Estevão Soares de Mello, VIII. Senhor de Mello, 434. Outros, 435.

436, 437, 438, 466. Efiribeiro mór. Quem foy o do Principe D. Theodosio, 548.

Euangelho. Algumas pessoas desta Fa-

milia, 325, e seg.
D. Eufrasia de Menezes, mulher de

Felix Joseph Machado de Mendoça, 68.

#### F

FAjardo. Algumas pessoas desta

Faria. Alguns Fidalgos deste appellido, 140, e seg.

Feira, (Conde da) D. Diogo Pereira, 22.

E Felix

Felix Joseph Machado de Mendoça, o seu casamento, 68.

D. Felix Pantoja Portocarrero &c. VII. Conde de Turrejon, 186.

Felis da Sylva, IX. Senhor do Guardao, 314, 318.

Fernandes del Campo. Marquez de Mejorada, Senhores da Casa del Campo, 697.

D. Fernando, Rey de Portugal, pertende matar ao Infante D. Diniz, e quem sho impedio, 152, 153.

Dom Fernando, I. Conde de Villar Dompardo, 164.

D. Fernando Alonso de Cordova, VII. Senhor le Belmonte, 629.

Fernando Al vares Cabral, Commendador do Ranho, 376.

D. Fernando Alvares de Noronha, 383.

Fernando da Camera, Provincial da Terceira Ordem de S. Francisco, 365.

D. Fernando de Castellobranco, o seu casamento, 101.

D. Fernando de Castro, com quem carou, 85. Outro, 446. Outro, 1. Con le de Basto, 363.

D. Fernando de Cea e Cordova, Senhor de Sancebrian, 676.

Fernando Coutinho, 359. Outro, Marichal de Portugal, 369. Com quem casou segunda vez, 371. Outro, 373.

D. Fernando Fernandes de Cordova,

D. Fernando Garcia de Sousa, o Esgaravanha, de quem soy silho, e com quem casou, 240.

D. Fernando Gonçalves de Soufa, o leu calamento, 235.

D. Fernando de Lacerda Mexia, Senhor de la Vega de Armiso, 629. Outro, 621.

Fernando de Lima Brandao, 470. Fernando de Magalhaens, 450. Lernando Martins Freire, 41, 42. D. Fernando Martins Mascarenhas, Senhor de Lavre, 385. Outro Bispo do Algarve, lugares, que occupou, e virtudes de que soy ornado, 387. Onde jaz, e que Epitasio tem, 388. Outro, Senhor de Lavre, 390. Outro, 392.

Fernando Martins de Sousa, V. Senhor de Bayao, 296. Outro, 297. Outro, VIII. Senhor de Bayao, 298. Outro, X. Senhor de Bayao,

300.

D. Fernando Mascarenhas, II. Marquez de Fronteira, o seu casamento, 28.

Fernando Mendes, o Mãos de Agua, com quem casou, 224.

D. Fernando de Menezes, Commendador de Castellobranco, 366. Outro, Senhor do Prazo do Louriçal, 584.

D. Fernando de Moura, 353. Fernando Neto, 400, 425.

Fernando Ortiz de Tavota, 340. Outro, 345.

Fernando Ortiz de Vilhegas, Porteiro mór do Cardeal Infante, 339. Outro, 340.

Fernando Osores de Sottomayor, Senhor de Ataes, 420.

D. Fernando Ponce, Senhor de Cangas, o seu calamento, 240.

D. Fernando de Portugal, Commendador de Oreja, de quem foy filho, 159. Quantas vezes cafou, e com quem, ibid. e 160. Sua successão, ibid. e seg.

D. Fernando de Portugal, VI. Senhor de Villar Dompardo, 171. Que filhos teve, 172. Outro, 193.

D. Fernando de Pulgar, Marquez de

Fernando de Quesada, Commendador de Biedma, 643.

Fernando de los Rios e Soula, Vinte e quatro de Cordova, 619. Outros, 620, 621.

D. Fer-

D. Fernando da Sylva Menezes &c. XIII. Conde de Cifuentes, 634.

Fernando da Sylva, Commendador

de Alpalhao, 505.

Fernando da Sylveira, o seu casamento, 66. Passa com o Duque de Feria a Alemanha, ibid. Volta a Portugal, e que póttos militares occupou, ibid. e 67. Sua successão, ibid. Outro, Escrivao da Puridade, 442. He morto por EiRey D. Joao II. ibid. Outro, 443.

Fernando de Sousa, Alcaide mor de

Leiria, 477.

Fernando de Sousa Falcao, Alcaide mor de Mourao, 452.

Fernando Telles de Menezes e Béja, Senhor de Ancisens, 451.

D. Fernando de Torres e Portugal, I. Conde de Villar Dompardo, o feu cafamento, 174. Outro, 175.

D. Fernando de Vasconcellos, Senhor do Morgado de Soalhaens, seu cafamento, e successão, 12, 295. Outro, 138. Outro, Arcebispo de Lisboa, 127. Quando, e por quem soy nomeado Deaó da Capella Real, 128. Da-se delle larga noticia, ibid. e seg. Algumas verbas do seu Testamento, 131, 132. Onde jaz sepultado, e que Epitasio tem, 134. Que silhos teve, e em quem, 135.

Fernao Alvares de Alvim, Alcaide

mor de Alfavates, 484.

Fernao Arias de Savedra, 650, 651. Fernao Gomes da Mina, 479.

Fernao Martins Coutinho, Senhor de Rigos, o seu casamento, 290, 292. De que terras soy Senhor, ibid.

Fernas Rodrigues de Almada, 347,

Figueiró (1. Conde de ) Francisco de Valconcellos, 74.

Figueiroa. Algum is pessoas desta Familia, 653. D. Filippa de Ataide, filha de D. Aftonto de Ataide, o seu casamento, 21.

D. Filippa de Ataide, primeira mulher de Alvaro de Sousa, 568

D. Filippa de Azeredo, primeira muiher de D. Josó de Castro, Senhor de Reriz, 401.

D. Filippa de Brito, mulher de Manoel Courinho Pereira, 337.

D. Filippa de Castro, mulher de Ruy Gonçalves Siqueira, 260.

D. Filippa de Caltro, mulher de Joao Rodrigues Pereira, Senhor de Cabeceiras de Basto, 413.

D. Filippa de Castro, mulher de Madnoel de Sousa, 415.

D. Filippa de Castro, mulher de Luiz Pereira de Siqueira, 466.

D. Filippa de Castro, mulher de D. Antonio Pereira, 573.

D. Filippa Coutinho, mulher de Francisco Gonçalves da Camera, Senhor da Ilha Deferta, 29.

D. Filippa Coutinho, mulher de Gaspar Vieira da Sylva, 143.

D. Filippa Coutinho, mulher de Luiz Alvares de Sousa, Senhor de Bayao, 295.

D. Filippa Coutinho, mulher de Ruy Gonçalves da Camera, terceiro Capitao da Ilha de S. Miguel, 362.

D. Filippa Coutinho, mulher de Lopo Affonso Coutinho, 371.

D. Filippa Coutinho, mulher de Joao de Almada e Mello, 303.

D. Filippa da Cunha, segunda mulher de Ayres de Sousa Coutinho,

D. Filippa Guedes, Condessa de Santa Cruz, 392, 511, 573.

Dona Filippa Henriques, mulher de Francisco de Sousa, Commendador da Alcaçova de Santarem, 583.

D. Filippa Henriques, mulher de D. Fernando de Menezes, Senhor do Prazo do Louriçal, 584.

D. Fie

D. Filippa de Lima, primeira mulher de Balthalar de Siqueira, Senhor do Prado, 429.

D. Filippa de Mello, mulher de D. Francisco de Menezes, o Barrabas,

D. Filippa de Mello, segunda mulher de Diogo Soares de Mello, 435.

D. Filippa de Mendoça, filha de Pedro de Mello, Governador do Rio de Janeiro, com quem casou, 33.

D. Filippa de Mendoça, mulher de Dom Francisco Luiz de Lencastre,

D. Filippa de Mendoça, Condessa de

Balto, 363.

D. Filippa de Menezés, primeira mulher de Fernao Gomes da Mina, 479.

D. Filippa da Sylva, mulher de Jeronymo Teixeira de Macedo, 430. 433.

D. Filippa de Sousa, mulher de Pedro Vaz de Siqueira, 452.

D. Filippa de Sousa, mulher de Nicoleo de Siqueira, 262.

D. Filippa de Sousa, mulher de Diogo Lobo Teixeira, 297.

D. Filippa de Tavora, mulher de Antonio de Mendoça, Commendador de Avanca, 95.

D. Filippa de Valladares, mulher de Hestor Vaz de Cattellobranco, 318.

D. Filippa de Vilhena, Condessa de

Atouguia, 25.

Dona Filippa de Vilhena, mulher de Luiz Alvares de Tavora, 76, 374.

D. Filippa de Vilhena, mulher de Ruy Lourenço de Tavora, Repolteiro mor, 77-, 94.

D. Filippa de Vilhena, mulher de D. Francisco Coucinho, 332.

Filippe Lopes Correa, o leu calamento, 262.

D. Filippe Lobo, Trinchante delRev Dom Joao II. 332, 333. Outro, 335,336.

Flamula Mendes, primeira mulhee de D. Gomes Mendes, 2 3 2.

Fonseca. Os de Lamego, donde pro-

cedem , 304.

D. Francisca de Albuquerque, mulher de Manoel da Cunha, Senhor do Morgado de Payo Pires, 30, 50 2.

D. Francisca de Brito, segunda mulher de Joao Alvares de Moura,

D. Francisca Calvo, mulher de Christovao de Tavora, Senhor do Morgado de Caparica, 83. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Francisca de Carvajal, Condessa de Villar Dompardo, 164, 174.

D. Francisca Fogaça, mulher de D. Joao Tello de Menezes, Senhor de Oliveira do Bairro, 478.

Francisca Gallo, mulher de D. Leonel

de Lima, 120.

Francisca da Grāa, mulher de Nuno Vaz de Soula, 253.

D. Francisca de Gusmao, mulher de D. Diogo Coutinho, 330.

D. Francisca Henriques, mulber de Lourenço Ayres de Mello, 487.

D. Francisca Joanna de Mendoça, V. Condessa de Villar Dompardo, 184.

D. Francisca de Lima, mulher de Nuno da Cunha, 25, 29, 312.

D. Francisca Luiza de Sottomayor, Marqueza de Tenorio, 119.

D. Francisca Maria de Belvis Portugal e Cordova, Consella de Villar Dompardo, 185.

D. Francisca Maria de Toledo, mulher de Ruy Fernandes de Siquei-

ra , 466.

D. Francisca de Mendoça, mulher de Henrique de Soula, Senhor de Oliveirra do Bairro, 510. A lua Arvore, 513.

D. Francisca de Menezes, mulher de Martim Queimado Lobo, 479.

D. Fran-

D. Francisca de Menezes, mulher de Luiz Camello Pereira, ibid.

D. Francisca de Menezes, mulher de Antonio Ribeiro de Barros, 986.

D. Francisca de Menezes, mulher de André da Sylva, Alcaide môr de Abiul, 406.

D. Francisca de Moura, mulher de D. Jeronymo Henriques, 464.

D. Francisca de Noronha, segunda mulher de Ruy de Sousa Pinto, Alcaide mor de Montalegre, 439.

T. Francisca de Noronha, mulher de D. Manoel Lobo, Alcaide mór de Campo-Mayor, 466.

D. Francisca de la Penha, mulher de Manoel Telles, 413.

Dona Francisca Portocarrero, mulher de Diogo Fernandes de Cordova, 610.

D. Francisca de Sousa, mulher de Jorge Soares Euangelho, 313,

Dona Francisca de Sousa, mulher de Christovao de Tavora, 338.

Dona Francisca de Sousa, mulher de Francisco de Almada, 454.

D. Francisca de Sousa, mulher de Rodrigo de Miranda, 485.

D. Francisca de Tavora, mulher de Lourenço Soares de Almada, 85.

D. Francisca de Tavora, mulher de D. Joao de Menezes, Commendador de Santarem, 255.

D. Francisca de Tavora, mulher de Jorge de Mesquita, Governador de Cabo Verde, 261.

D. Francisca de Tavora, mulher de Alvaro de Sousa, 347.

Dona Francisca Theresa Sottomayor, mulher de Christovaó da Costa Freire, Senhor de Pancas, 50.

D. Francisca de Torres Portugal, mulher de D. Joao Palomino Furtado e Mendoça, 175.

D. Francisca de Vasconcellos, mulher de D. Gil Eannes da Costa, 138, Tom. XII. D. Francisca de Vilhena, mulher de Pedro de Sousa da Sylva, 40.

D. Francisca de Vilhena, mulher de Manoel de Mello, 367, 368.

Francisco, Duque de Gusmão, o seu casamento, 193.

D. Francisco de Aguilar Lasso de la Vega, Senhor del Pilar, 616.

Francisco de Almada e Mendoça, Arcediago de Villa-Nova da Cerveira, 143. Outro, 454.

Francisco Amador de Mello, Governador de Bardez, 438.

D. Francisco Argote e Carcamo, Marquez de Cabrinhana, 627.

D. Francisco de Azevedo, Senhor da Honra de Barboia, 432.

D. Francisco Balthasar de Velasco e Tovar, IV. Marquez de Jodar,

D. Francisco de Belvis, I. Marquez de Belgida, e VIII. Conde de Villar Dompardo, 185.

D. Francisco de Borsa Fernandes de Cordo va, Marquez de la Puebla de los Infantes, 616,639.

Francisco Botelho, I. Conde de S. Mi-

Francisco de Brito Freire, o seu casamento, 53.

D. Francisco de Carvajal e Mendoça, Senhor ce Torralba, 614.

D. Francisco de Cea e Cordova, 627.
D. Francisco del Corral, Vinte e quatro de Cordova, 611. Outro, 612.

Francisco da Costa, Senhor de Pancas, seu casamento, e successao,

D. Francisco Coutinho, IV. Conde de Marialva, 329. Outro, 332. Outro, Senhor do Morgado de Medello, 356. Outro, III. Conde de de Redondo, 379.

D. Francisco Domingos de Cordova e Portugal, V. Conde de Villar

Dompardo, 184.

Fran-

Francisco de Faria, Alcaide mor de Palmella, 140.

D Francisco Fernandes de Cordova, I M. rquez de Moratalla, 630.

Francisco de Figueiredo Rebello de

Valconcellos, 459.

Francisco Freire de Andrade, Governador de S. Juliao da Barra, 342.

D. Francisco da Gama, IV. Conde da Vidigueira, o seu calamento, 88. Francisco de Goes, Alcaide mor de

Mertola , 462 , 467.

Francisco Gonçalves da Camera, Senhor da Ilha Delerta, 29.

Francisco Luiz da Cunha de Ataide, o leu casamento, 146, 317.

D. Francisco Luiz de Lencastre, Commendador mor de Aviz, 74.

Francisco Luiz de Vasconcellos, Morgado da Ilha Terceira, 369.

Dom Francisco Lobo, 337. Ouro, Commendador de Rio Torto, 467. Outro, Prior mor de Palmella, 473.

Francisco de Macedo, seu casamento,

e successão, 114.

Francisco Machado, Senhor de Entre Homem, e Cavado, 416.

D. Francisco Manoel, Conde de Atalaya, 22, 431.

D. Francisco Maria Espinola, Princi-

pe de Molteta, 635.

D. Francisco Mascarenhas, I. Conde de Coculim, 28. Outro, I. Conde de Santa Cruz, 386, 390. Suas acções politicas, e militares, ibid. e feg. Quando, e por quem foy creado Conde, 391. O seu casamen-10, 392.

Francisco de Mello, X Senhor de Mello, 436. Outro, XII. Senhor de Mello, ibid. Outro, I. Conde

de Allumar, 526.

Francisco de Mello e Torres, I. Conde da Ponte, 588.

D. Francisco de Menezes, Cavallei-

ro da Ordem de Alcantara, 193. Outro, chamado o Barrabas, 353. Outro Bispo de Leiria, e Algarve, 583.

D. Francisco Mexia de Lacerda, II. Marquez de Armilo, 631.

Francisco de Moura, 461.

D. Francisco Pereira, Prior mor de Aviz, 358.

Francisco Pereira Continho, Governador da Bahia, 337.

Dom Francisco Rolim, Capitao de Chaul, 450.

D. Francisco Rolim de Moura, Senhor do Morgado da Azambuja, 378.

Francisco de Sá, Védor da Fazenda do Porto, o seu casamento, 55, 56. Outro, 66.

Francisco de Sá de Azevedo, 422.

Francisco de Sá de Menezes, 11. Conde de Penaguiao, cato admiravel, que lhe luccedeo, 26. Com quem casou, e que filhos teve, ibid. e seg. Outro, Conde de Matolinhos, 65, 577. Outro Senhor da Quinta da Tapada, 420.

Francisco de Sú de Miranda, ibid. O Original das suas Obras entrou no dote de sua neta D. Antonia de Me-

nezes, ibid.

Francisco da Sylva de Menezes, Commendador de Moreira, 419. Francisco da Sylveira, Commendador de Montalvao, 445.

D. Francisco Soares, Religioso da

Companhia, 394.

Francisco Soares de Sousa Euangelho,

D. Francisco de Sottomayor, Capitão

de Dio, 368.

Francisco de Sousa, 519. Outro, Commendador da Alcaçova de Santarem, 582. Outro, Commissario geral da Bulla da Cruzada, 67, 68. Outro, Capitao de Dio, 116. Fran-

Francisco de Sousa Coutinho, Alcaide mor de Santarem, 361.

Francisco de Sousa Tavares, seu casam-nto, e successão, 253.

Francisco Tavares, Senhor de Mira, 57, 254, 255.

Francisco de Tavora, Reposteiro mor, o seu casamento, 93.

Francisco Teixeira de Tavora, o seu casamento, 73: 433.

Francisco de Vasconcellos, I. Conde de Figueiro, o seu casamento, 74.

D. Francisco Venegas Fernandes de Cordova, IV. Marquez de Valenzuela, 636. Outro, Senhor de la Harina, 638.

Freire de Andrade, Senhores de Bobadella, 31, c leg. 41, e leg. e

521.

Frias, (Duques de) os seus progeni-

tores, 160, 167.

Fronteira (Marquez de) Dom Joao Maicarenhas, 27. Dom Fernando Maicarenhas, 28.

Furtado Mendoça. Alguns Fidalgos delte appellido, 36, e seg. 513.

#### G

Om Gabriel del Corral, Vinte e quatro de Cordova, 612.

D. Gabriel Lasso de la Vega,

II. Conde de Puertolhano, 623.

D. Gabriel Ninho de Zuniga, o seu catamento, e successão, 64.

Dom Gabriel de Valdivia e Corral,
612.

Gaetan. Condes do S. R. I., 162.
Gallo. Algumas pessoas desta Familia,
120.

Galvao. Alguns Fidalgos deste appellido, 422, e seg.

Gananzias. Alguns Fidalgos deste appellido, 683.

Garcia Affonso de Béja, Senhor de Anciaens, 449. Outro, 450. D. Garcia de Castro, Commendador de S. Thomé da Cornilhãa, 448.

D. Garcia de Eça, Alcaide mor de Muja, 329.

Garcia Juzarte, 330.

Garcia Lopes de Porras, 412.

Garcia de Mello, Alcaide mór de Ser-

Garcia de Mello e Torres, II. Conde da Ponte, 588.

D. Garcia Mendes de Sousa, 2376 Quando faleceo, e aonde jaz, 239. Seu casamento, e successão, ibid.

Garcies (Condes de ) 691.

Gaspar Duque de Gusmão, o seu cafamento, 193.

Gaspar da Costa, com quem casou,

do Morgado de Brandoa, seu casamento, e successão, 90, 301.

Gaspar Gonçal ves Ribafria, o seu casamento, 472.

Gaspar Telles, 359.

Gaspar Vaz do Peral, seu casamento, e successão, 253.

Gaspar Vieira da Sylva, com quem casou, e que filhos teve, 143.

D. Gastao Coutinho, 331.

D. Genebra Ribeiro, segunda mulher de Alvaro de Sousa, 568.

D. Genebra de Soufa, mulher de Pedro Gomes de Abreu, V. Senhor de Regalados, 429.

D. Genebra de Tavora, II. mulher de D. Pedro Lobo, 346, 472.

S. Gervas. Delle foy muito devoto a Rainha D. Ignez de Castro, 226. De quem foy filho, ibi-l.

D. Gil Eannes da Costa, Alcaide mór de Castro-Marim, 138.

D. Gil Eannes de Noronha, Capitao de Baçaim, 298.

Dom Gil Guedes, o seu casamento,

D. Gil Sanches, filho illegitimo del-Rey D. Sancho I., 241. Cil Vaz Lobo, o seu casamento, 46.

D. Godoy, o Nonado, 226.

Godoy Alguns Fidalgos deste appellido, 683.

Goes. Algumas pessoas desta Familia,

Gomes Borges de Castro, Commendador dos Collos, 586.

Gomes Carrilho, quem era este Fidal-

go, 607, 60%.

D. Gomes Echiques, em que tempo viveo, 228. Funda o Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, ibid.

D. Gomes de Figueiroa e Cordova,

Gomes Freire , 41.

Gomes Freire de Andrade, de quem era filho, 44. O que delle diz Jeronymo de Mendoça, ibid. Com quem casou, e que filhos teve, 45. Outro, 47.

D. Gomes Gonçal ves Girao, o seu ca-

mento, 240.

D.Gomes Mendes Guedes, com quem casou, 232.

Gomes de Rojas, 644. Gomes de Sousa, 409.

D. Gonçalo de Carvajal, I. Marquez de Jodar, 165.

Gonçalo da Cojta de Menezes, 64, 346, 471.

D. Gonçalo Coutinho, II. Conde de Marialva, 327. Outro Commendador da Arruda, 376.

D. Gonçalo de la Cueva, 615.

D. Gonçalo de Eça, o seu casamento, 622, 627.

Gonçalo Falcao de Soufa, Alcaide mor de Mourao, 452.

D. Gonçalo Fernandes de Cordova, 609,622.

D. Gonçalo Garcia de Soufa, 239,

D. Gonçalo Gaspar del Corral, com quem casou, 611.

Gonçalo Gomes de Azevedo, Alcai-

de mor de Alenquer, 440.

D. Gonçalo Mendes de Sousa, seu elogio, 232. Quando taleceo, 233. Com quem casou, ibid. e 234. Sua successão, ibid. Outros, 235, 245.

Gonçalo Mendes de Vasconcellos, a que Reys servio, e de que terras foy Senhor, 3. Que merces lhe fez ElRey D. Fernando, ibid. Suas acções, 4. Confirmalhe ElRey D. João I. as merces, que lhe havia feito ElRey Dom Fernando, ibid. Quando saleceo, 5. Quantas vezes casou, e com quem, ibid.

Gonçalo Rodrigues de Sousa, Alcaide mór de Monsarás, 248. Passou a Cattella, e soy Senhor de Sasra, 249. Seu casamento, ibid. Que silhos teve, e em quem, ibid. Ou-

tro, 250.

D. Gonçalo de Savedra e Hozes, 650.
D. Gonçalo da Sylveira, Religiolo
Martyr da Companhia de Jeius,
374.

Gonçalo de Sousa da Fonseca, o seu

casamento, 94.

Gonçalo de Sousa de Siqueira, Thefoureiro mor de Ceuta, seu casamento, e successão, 260.

Gonçalo Tavares, seu casamento, e successão, 253, 497. Outro, 255. Outro, Senhor de Mira, 447.

Gorçalo Vaz de Castellobranco, Sennor de Villa-Nova de Portimao,

Gonçalo Vaz Continho, 331, 361. Gençalo Vaz Pinto de Sousa, 307. Gonçalo Velho Cabral, em que anno

Gonçalo Velho Cabral, em que anno descubrio a Ilha de Santa Maria, 460.

Gonçalo Xavier de Aleaçova Carneiro, o seu casamento, 64.

D. Gontinha Goncalves, mulher de D. Egas Gomes de Sousa, de quem era filha, 230.

D. Gras

D. Gracia Annes, mulher de D. Mem Garcia de Sousa, 245.

Gregorio Mogueimes Fajardo, 340. Grijó. Lilta das Comedorias de Grijó, da-se della larga noticia, 266. Por quem soy fundado o Convento de Grijó, 269.

Guadaleazar (Marquezes de) 685, e seg. Grandeza desta Caia, 685,

e leg.

Guardao (Senhores do) 312.

D. Guiomar de Ataide, Condessa de Gelves, 106.

D. Guiomar de Ataide, mulher de Affonio Lopes da Colta, 484.

D. Guiomar Barroso, mulher de Diogo Soares Euangelho, 325.

D. Guiomar de Basto, mulher de Mannoel de Moura, 461.

D. Guiomar de Blasuet, mulher de D. Simao de Menezes, 380.

Dona Guiomar de Castro, mulher de João Rodrigues de Vasconcellos, 406.

Dona Guiomar de Castro, mulher de Pedro de Mello, 481. Com quem ca ou segunda vez, ibid.

Dona Guiomar de Castro, mulher de Lourenço Guedes, VI. Senhor de Murça, 511, 573.

Dona Guiomar de Castro, mulher de Conttovao de Souta, 572, 576.

D. Guiomar Coutinho (A Infanta)

D. Guiomar Coutinho, mulher de D. Gonçalo Coutinho, ibid.

D. Guiomar Continho, mulher de Gafpar Telles, 359.

D. Guiomar Coutinho, mulher de D. Fr-ncisco Rolim de Moura, 378.

D. Guiomar Coutinho, Condessa de Cantanhede, 376.

D. Guiomar Coutinho, mulher de D. Francisco Alvares de Noronha, 383.

D. Guiomar Coutinho, mulher de Ruy Dias de Soufa, o Cul, 591. Tom. XII. Dona Guiovar da Cunha, mulher de João Soares de Soula, 460.

D. Guiomar Henriques, mulher de Simao da Sylveira, de quem era filha, 41, 375.

D. Guiomar de Lima, mulher de Ayres de Soula Coutinho, 591.

D. Guiomar Mendes de Soufa, mulher de Dom João Pires da Maya, 238.

D. Guiomar de Mendoça, mulher de Joao Antonio de Alcaçova Carneiro, 64.

D. Guiomar de Menezes, mulher de Simao Fogaça, 423.

Dona Guiomar de Minezes, segunda mulher de Alvaro de Sousa, Senhor da Casa de Sousa, 481.

D. Guiomar de Noronka, mulher de Ettevao Soares de Niclo, 436.

D. Guion ar da Sylva, terceira mus lher de Josge Fursado, 31, 36. Dona Guiomar da Sylva, mulher de

Thomé de Souta Favares, 254.

D. Guiomar da Sylva Freire, mulher de Belchior de Souta Tavares, 259.

A fua ascendencia, 521.

Dona Guiomar da Sylva, mulher de Vasco de Sousa, 260, 518. A sua Arvore, 521.

D. Guiomar da Sylveira, mulher de Joao Freire de Andrade, VII. Senhor de Bobadella, 43, 444.

D. Guiomar Soares, mulher de Dom Affonso de Vasconcelles, 110.

D Guiomar de Soufa, mulher de Ruy Vaz de Siqueira, 260.

Dona Guiomar de Sousa, mulher de Mem Rocrigues de Resoyos, 311.

D. Guiomar de Soufa, mulher de Joao Lopes de Ameida, 454

D. Guiomar de Torres e Correras, mulher de D F en ado le Torres e Portugal, 175.

D Guiomar de Vilhena, mulher de Luiz de Mello, 267.

#### Index

Guizado, pal vra antiga, o que fignicava, 276.

Gusinao. Alguns Fidalgos deste ap-

D. Guterre Coutinha, aonde morreo, como, e porque, 370. Seu casamento, ibid.

D. Guterre de Monroy, Capitao de

Gra, 443, 449

D. Guterre Soares de Menezes, o seu casamento, 240.

#### H

Halviel, (Conde) caso que lhe succedeo, e sua morte, 562, e seg.

Heitor Borges de Soufa, 454.

Heitor de Carvalhal, o seu casamento, ibid.

Heitor de Soufa Curutello, II. Senhor do Guardão, 313.

Heitor Vaz de Caftellobranco, 316,

D. Helena de Ataide, filha de D. Affonso de Ataide, com quem casou, 22.

D. Helena de Castro, Condessa da

C stanheira, 412.

D. Helena de Castro, Condessa de

Villa-Pouca, 446.

D. Helena de Lencastre, mulher de Martim Affonso de Oliveira, X. Senhor do Morgado de Oliveira, 77.

D. Helena Mafalda de Castellobranco, mulher de Pedro de Sousa de Cattel obranco, 320, 324.

D. Helena Margarida Mascarenhas, mulher de Joao Correa de Sa, 33.

D. Helena Mascarenhas, filha de D. Jozó Tello de Menezes, o seu cafamento, 32.

D. Helena Mascarenhas, mulher de D. Joad Mascarenhas, Capitad de Dio, 35.

D. Helena de Noronha, segunda mulher de Manoel de Vasconcellos, 73. Com quem havia sido casada, ibid.

D. Helena de Portugal, segunda mulher de D. Antonio de Alcaçova,

471.

D. Helena de Retz, filha de Jorge de Retz, o seu caiamento, 48.

D. Helena da Sylveira, primeira mulher de Joao Alvares de Moura, 464.

D. Helena de Tavora, segunda mulher de Ruy Lourenço de Tavora, 91. Com quem casou segunda vez, 92.

D. Henrique de Castella, de quem

foy filho, 609.

Henrique Correa, Alcaide mor de Tavira, 581,

Henrique Correa da Sylva, Senhor da Torre da Murta, seu casamento, e successão, 30.

Dom Henrique Coutinho, XXXIII.
Prior de Guimaraens, 371.

Henrique Esteves da Veiga, Senhor da Honra de Mollelos, 340.

Henrique Jaques, 341, 343. Outro, 344, 488.

D. Henrique Manoel, Conde de Cea, 599. Sua ascendencia, ibid.

Henrique de Mello, 435. Outro,

D. Henrique de Menezes, Senhor do Prazo do Louriçal, o seu casamento, 25.

Henrique Pereira de Berredo, 474. D. Henrique de Portugal, o leu ca-

samento, 76.

Henrique de Sousa, Senhor de Oliveira do Bairro, 497, 509. Outros, Condes de Miranda, 506, 519, 523. Outro, I. Marquez de Arronches, 534. Seu elogio, 544, e seg.

Henriques. Alguns Fidalgos delte ap-

pellido, 513, 527.

Heraso

Herafo. Alguns Fidalgos deste appellido, 677.

Herminio. (Monte) Averiguação que fez do seu sitio André de Resende, 501, 502.

Hinestrosa. Alguns Fidalgos deste appelido, 673, 677.

Honorata de Berghes, Condessa de Villar Dompardo, 184.

Hospital. O de Mater Dei de Tordesilhas, quan lo, e por quem toy fundado, 158.

Hufo Hufes, Conde de Vieira, em que tempo viveo, e com quem calou, 225.

Hufo Soares Belfaguer, o seu casamento , 224.

Acintho de Magalhaens, o seu calamento, 418. Jacome Raimundo de Noronha,

com quem casou, 345.

Jacome de Soufa de Refoyos, Senhor do Morgado da Landeira, 311. Jaques de Magalhaens. A'gumas pesfoas desta Familia, 343, e leg.

D. Jeronyma de Castro, mulher de D. Joao de Almeida, 394, 395.

D. Jeronyma de Castro, mulher de Pedro Cesar de Menezes, 455. D. Jeronyma de Castro Coutinho, mu-

Iner de Damiao de Soula Falcao,

459.

- D. Jeronyma Continho, mulher de Jorge de Mello Coutinho, 331. Com quem casou segunda vez, ibid.
- D. Jeronyma Loho, mulher de Diogo de Brito, 431.

D. Jeronyma de Vasconcellos, mulher de Antonio de Soula, 419.

D. Jeronymo de Ataide, Monge de S. Bernardo, com quem havia sido calado, 71.

D. Jeronymo de Ataide, VI. Conde de Atouguia, o seu casamento, 27, 366.

D. Jeronymo de Ataide, VI. Conde

da Caltanheira, 412.

Jeronymo Barreto de Menezés, 416. Jeronymo de Brito, Alcaide mor de Aldegavinha, 346.

Jeronymo de Castilho, o seu casamento, 38, 39. Outro, 4c.

Jeronymo Correa Baharem, com quem casou, 57.

D. Jeronymo Coutinho, Presidente do Desembargo do Paço, 333. Jeronymo da Cunha, Senhor do Mor-

gado de Payo Pires , 499.

D. Jeronymo de Gusmão, 610. D. Jeronymo Henriques de Gusmão, o leu calamento, 464.

Dom Jerenymo Lobo, Trinchante,

D. Jeronymo Luiz de Gusmao, 613. Jeronymo Usorio da Sylva Curutello, X. Senhor do Guardão, 315.

Jeronymo Rodrigues Mialheiro, o seu

calamento, 261.

Jeronymo Ruiz de Espinola, com quem casou, e que filhos teve, 107.

Jeronymo de Sá de Miranda, com

quem casou, 420.

Jeronymo de Sá Pereira, Senhor da Quinta da Tapada, 421.

Dom Jeronymo Sfrondato Castrioto. Marquez de Mailebradi, 632.

D. Jeronymo da Sylveira, o seu cafamento, 89.

Jeronymo Teixeira de Macedo, Commendador da Castanheira, 430,

D. Jeronymo de Vasconcellos, com quem calou, 109.

Jeronymo Vieira da Sylva, o seu cafamento, 342. Outro, 343.

D.I gnacia Maria de Vilhena, mulher de Jorge Pellanha, 369.

D. Ignacia de Mendoça, mulher de

Dom

Pom Joso Joseph de Mello, 258,

D. In acia de Monezes, Condessa de

Linhars, 140.

D. Ignacia do Tojal, mulher de D.
Antorio de Valconcellos e Menezes, 139.

D. Ignacio de Ataide, Monge de S. Bento, Elemior Genealogico, 432.

D. Ignez de Almeida, mulner de Luiz de Mello Lobo, 52.

D. Ignez Antonia de Sá, mulher de 1). Alvaro Pereira, 358.

D. Ignez Bugalho, primeira mulher de 1). Diogo Lebo, 474.

D. Ignez de los Covos, primeira mulher de D. Alonio de Carvajal, V. Senhor de Jodar, 165.

D. Ignez Dorothea Henriques de Menezes, mulner de Damiao Antonio de Lemos taria e Cattro, 54.

D. Ignez Francisca Henriques, terceira mulher de Simaó da Colta Freire, Senhor de Pancas, 49,50.

D.I gnez da Guerra, mulher de Christovaó de Mello, Senhor de Povoli-

de, 425.

Sor Ignez de Jesus Maria Joseph, Prioresta de Santo Alberto de Litboa. Vide D. Ignez Marta de Menezes, Condesta dos Arcos.

D. Ignez Lourenço de Soufa, mulher de Marum Affonto, tilho del Rey

D. Afforio III., 245.

D. Ignez Manrique, mulher de D. Bernardino de Torres Portugal, 175.

D. Ignez Manrique de Torres e Portugal, mulher de D. Antonio de Calattyut, 178.

D. Ignez Maria de Ayala, mulher de Saucho de Bara, 141.

D. Ignez Maria Lurza Teixeira, muther det nz Gercez Polna, 488.

D. Ignez Maria de Mello, mulner de D. 1040 Lobo, 50, 51, 473.

D. Ignez Maria de Menezes, Con-

dessa dos Arcos, 118. Com quem casou segunda vez, 119. Acçao heroica de sua piedade, ibid.

D. Ignez de Mello, Senhora de Povolide, o seu casamento, 22.

D. I gnez de Mello, mulher de Goncalo Cromes de Azevedo, 440.

D. I gnez de Scttomayor, mulher de Lopo Gomes de Abreu, 429.

Ignez Tavares, mulher de Duarte de Soula, 252.

D. Ignez de Tavora, mulher de Diogo de Saldanha, 82,99,579.

D. Ignez de Tavora e Lima, mulher de D. Alvaro Manoel, Senhor da Atalaya, 88.

D.I gnez de Vilhena, mulher de Luiz

de Mendoça, 34.

D. Ignez de Vilhena, mulher de D. Lourenço de Souomayor, 367, 368.

Igreja. A de Santo Antonio do Tojal por quem toy fundada, 133. Obras que nella mandou fazer o Eminentissimo Cardeal Patriarca, ibid.

Ilhas. A de Santa Maria, e a de S. Miguel, quando, e por quem forao descubertas, 460.

D. Inigo Fernandes de Cordova, Go-vernador de Malaga, 639, 640.

D. Innocencia de Noronha, mulher de José Percira Couinho, 356.

Joachim Manoel Ribeiro Soares, Comendacor de Monte-Alegre, 68.

D. Jeachina Isabel Freire de Castro, multier de Jeronymo de Cattilho, 40.

D. Joanna, (A Ser hore) mulher do Infante D. Diniz, de quem era filha, 153, 158.

D. Joanna de Abreu, mulher de Luiz de Soura Falc. 6, 458.

D. Joanna de Albuquerque, mulher de Ayres de Saldanha, 580.

D. Joanna de Alcaçova, mulher de Antonio Lobo de Saldanha, 58. D. Jo-

D. Joanna de Ayala, Marqueza de Jodar, 165.

D. Joanna Antonia de Lima, Condes-

Sa de Avintes, 122. Dona Joanna de Aragao, mulher de

Diogo Telles de Tavora, 345.

D. Joanna de Ataide, mulher de D.
Nuno Manoel, Senhor de Atalaya,

Dona Joanna de Ataidé, mulher de Francisco Teixeira de Tavora, Cómendador da Castanheira, 73, 434.

D. Joanna de Barros de Vasconcellos, mulher de Alvaro de Souia Kibeito, 419.

D. Joanna de Blasuet, Condessa de Villa-Franca, 364, 380.

D. Joanna de Brito, mulher de Fernan lo Coutinho, 359.

D. Joanna de Brito, primeira mulher de Pedro de Soula, 576.

D. Joanna Carrilho, mulher de Diogo Affonso de Sousa, Senhor de Rabanales, 648.

D. Joanna de Castro, Condessa de Penaguiao, 25, 26.

D. Joanna de Castro, mulher de Duarte de Albuquerque Coelho, 86. 382.

D. Joanna de Castro, mulher de Lopo de Soula Coutinho, 362,585.

D. Joanna de Castro, primeira mulher de Dom Pernando Coutinho,

D. Joanna Cecilia de Noronha, mulher de Manoel Jaques de Magalhaens, 62.

D. Joanna Cernige, mulher de Ruy Gomes de Azevedo, 440.

D. Joanna Couceiro, mulher de Lopo de Soula, 418.

D. Joanna Coutinho, segunda mulher de Joao Fernandes de Sousa, VI. Senhor de Bayao, 297.

D. Joanna Coutinho, mulher de Ruy Lopes Coutinho, 329, 358, 372. Tom. XII. D. Joanna Coutinho, mulher de D. Filippe Lopo, 322, 232.

D. Joanna Coutinho, mulher de D. Miguel de Noronha, 333.

D. Joanna Continho, segunda mulher de Diogo de Brito do Rio, 335. Com quem casou segunda vez, 336.

D. Joanna Coutinho, mulher de Ruy Pires da Veiga, 456, 457.

D. Joanna de Eça, mulher de D. Vasco Coutinho, 331.

D. Joanna Ferrer, mulher de Ruy Lourenço de Tavora, 81.

D Joanna Gomes, mulher de Nuno Gonçalves de Lara, 240.

D. Joanna Henriques, Condessa de Penella, 106.

D. Joanna de Lemos, mulher de Pedro de Sousa Ribeiro, 415.

D. Joanna de Lima, mulher de Antonio de Magalhaens de Menezes,

D. Joanna Maria de Portugal e Mendoça, IV. Condessa de Viller Dompardo, 179, 183. A sua Arvore, 189.

D. Joanna Maria de Castro, mulher de l'steva Soares de Mello, Senhor de Mello, 438.

D. Joanna de Mello, mulher de D. Lourenço de Noronha, Governador da India, 259.

D. Joanna de Mendoça, mulher de Simao de Mello Cogominho, 49.

D. Joanna de Mendoça, mulher de Manoel da Camera, IV. Capitao da Ilha de S. Miguel, 363.

D. Joanna de Mendoça, Condessa do Vimioso, ibid.

D. Joanna de Mendoça, mulher de Antonio de Saldanha, Commendador de Casevel, 577.

D. Joanna de Menezes, segunda mulher de Dom Jorge Malcarenhas,

D. Joanna de Menezes, mulher de

Francisco de Faria, Alcaide mor de Palmella, 140.

D. Joanna de Menezes, mulher de D. Alvaro Coutinho, 381.

D. Joanna de Menezes, segunda mulher de Dom Bernardo Coutinho,

D. Joanna de Menezes, mulher de Luiz da Cunha, Sanhor do Morgado de Payo Pires, 499.

D. Joanna de Mesquita, mulher de D. Antonio Lobo, 472.

Dona Joanna Michaella Barbara de Menduya, fisha de D. Joao Carco.

me, o seu casamento, 33.

D. Joanna Michaella de Menezos,
filha de Lourenço Garcez Palha,
quantas vezes casou, e com quem,

98, 487.

D. Joanna de Moraes, mulher de Gonçalo Vaz Pinto, Governador de Angola, 361.

D. Joanna Nogueira, mulher de Fernando Martins de Soufa, V. Senhor de Bayao, 206.

D. Joanna de Noronha, terceira mulher de D. Joso de Noronha, 472.

D. Joanna Pacheco, mulher de João Telles de Tavora, 339.

D. Joanna Paula de Mello, mulher de Luiz da Sylva de Ataide, 316.

D. Jonna de Portugal, mulher de Alonso Sanches de Carvajal, II. Senhor de Jodar, 163.

Dona Joanna de Portugal, mulher de Vasco de Contreras, Senhor de Alcebendas, &c. 191.

D. Joanna de Portugal, mulher de Fernando de Lima Brandao, 470.

D. Joanna do Rio, mulher de Ruy Telles de Menezes, 414.

D. Joanna Rodrigues de Castro, muiher de Ruy de Sousa Curutello, Sephor de Guardao, 313.

Dena Joanna Redriques de Novaes, multor de Alvaro Ferreira, 356.

D. Joanna de Sá de Menezes, mulher de Fernando da Sylveira, 66.

D. Jeanna da Sylva, mulher de Alvaro Pires de Tavora, Senhor do Mogadouro, 18, 55.

D. Joanna da Sylva, primeira mulher de Francisco Tavares, Senhor de Mira, 57, 254.

D. Joanna da Sylva, mulher de D. Luiz Coutinho, 381.

D. Joanna da Sylva, mulher de Antonio de Saldanha, 580.

D. Joanna de Sousa, mulher de Gaspar Vaz do Peral, 253.

D. Joanna de Sousa, mulher de Mannoel de Sousa, Capitao dos Ginetes, 296.

D. Joanna de Sousa, mulher de João Pereira Peltana, 314.

D. Joanna de Soula, segunda mulher de Garcia de Mello, Alcaide mór de Serpa, 497.

D. Joanna de Soufa de los Rios, mulher de D. Gonçalo Fernandes de Cordova, 609.

D. Joanna Tavares, mulher de Mannoel Correa Baharem, 254.

D. Joanna de Tavora, Condessa de Atouguia, 25,77.

Dona Jeanna de Tavora, mulher de Manoel Correa Baharem, 57, 254.

D. Joanna de Tavora, mulher de Luiz da Sylva, Camereiro mór del-Rey D. Sebastiao, 84. Por morte de seu marido entrou nas Descalças da Madre de Deos, ibid.

D. Joanna de Tavora, mulher de Alexandre de Sousa, 88.

D. Joanna de Tavora, segunda mulher de Francisco Tavares, Senhor de Mira, 255.

Dona Joanna de Tavora, mulher de Luiz Freire, ibid.

Dona Joanna de Tavora, mulher de Luiz de Miranda, 256.

Dona Joanna de Tavora, mulher de Luiz Pereira de Lacerda, 240.

Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Joanna de Tavora e Mendoça, mulner de Dom Antonio Joseph de Mello, 258.

D. Joanna Therefa Coutinho, mulher de D. Diogo Fernandes de Almei-

da , 362.

Dona Joanna Therefa de Portugal e Cordova, Mirqueza de Benavides, 185.

D. Joanna de Toledo, mulher de D. Fernando de Menezes, 366.

Dona Joanna de Valadares, mulher de Felix da Sylva, IX. Senhor do Guardao, 315, 318.

D. Foanna de Vajconcellos, Condessa de Armamir, 115. Com quem cafou segunda vez, ibid. 116,117,

D. Joanna de Vasconcellos, mulher de D. Rodrigo de Sousa, e depois de D. Joao de Costa, 128.

D. Joanna de Vasconcellos, Senhora de Figueiro, mulher de Luiz de Al-

caçova, 407.

121.

D. Joanna de Vasconcellos, mulher de Fernando da Sylveira, 444

D. Joanna Vicencia de Menezes, filha dos segundos Condes de Santiago, o seu casamento, e successão, 70.

D. Joanna de Villalobos, mulher de

Ginçalo l'avares, 255.

D. Joanna de Vilhena, primeira mulher de D. Luiz de Ataide, Conde de Arouguia, 20.

D. Joanna de Vilhena, Condessa de

Santa Cruz, 78, 392.

Dona Joanna de Vilhena, mulher de João Martins Ferreira, 355.

Dona Joanna de Vilhena, mulher de Diogo Gomes de Lemos, Senhor da Trofa, 355.

D. Joanna de Vilhena, mulher de D. Manuel de Monroy, 449.

Jonne Mer des de Olivena, o seu calamento, e successão, 77.

Joanne Mendes de Portalegre, o seu casamento, 253.

Joanne Mendes de Tavora, Bispo de Portalegre, e de Combra, 79.

Joanne Mendes de Vasconcellos. De que terras foy Senhor, 10. Seu cafamento, 11. Seguio o partido de Castella, ibid. Quem succedeo na sua Casa, ibid. Outros, 72, 75.

D. Joao II., Rey de Portugal, Diligencia, que fez por matar a Fernando da Sylveira, e porque, 442.

D. João, Duque de Portugal, seu casamento, e successão, 193.

D. Joao de Abranches de Almada,

D. Joao Affonso de Vasconcellos, Arcebispo de Braga, 135.

D. Jouo Affonso de Gusmao, Vinte e Quatro de Cordova, 611.

D. Joao Affonso de Sousa, Senhor de Rabanales, 644. Outro, 647. Outro, Senhor da Villa del Rio, 667. Outro, Marquez de Guadalcazar, 685.

D. João de Aguilar, 613: Outro,

616.

Joao de Almada e Mello, Alcaide mór de Palmella, seu casamento, e successão, 142, 303.

D. João de Almeida, Commendador do Sardoal, 407. Outro, 394,

395

D. Joao de Almeida de Portugal, II. Conde de Assumar, 28.

Joan Alvares de Moura, 462, 463.

Joso Antas da Cunha, Governador da Praça de Almeida, 309.

Joao Antonio de Alcaçova Carneiro, o leu casamento, 64,472.

D. João Antonio de Forres e Portugal, III. Conde de Villar Dom, ardo, 179, o seu casamento, 180.

D. Joan Arias de Saavedra, 651. D. Joan de Atarde, Elho dos II. Condes de Atougua, 18. Recuía o iu-

Par

gar de Regedor das Justiças, 19. D. João de Ataide, IV. Conde da Cattanheira, 76.

Joao de Aviles Tavarés, o seu casamento, 160.

D. Joao Bautista de Hinestrosa Aguilar, 6 . 7.

Joao de Béja Marmeleiro, seu casamento, e successão, 49.

30ao Bernardo Pereira Continho,

João de Brito, o seu casamento, e successão, 22.

João de Brito, Senhor dos Morgados de Santo Estevão de Béja, e S. Lourenço de Lisboa, 429, 430. Ou-

Tro, 431. Jo o de Brito do Rio, 336.

D Jao Carcome, com quem casou, e que filhos teve, 33.

Dom Joao Castellobranco, Conde de Redondo, o seu casamento, 95. Joao de Castilho, Inquisidor em Lis-

boa, de quem era filho, 39. Joao de Castro, Senhor de Reriz,

411. Outro, Governador do Algarve, 446, 447.

D. João del Corral e Frias, Senhor de la Reyna, 611.

Joao Correa de Sá, o seu casamen-

D. Joso da Costa, Alcaide mór de Castro-Marim, o seu quarto casamento, 138.

D. João da Costa, I. Conde de Sou-

re, ibid.

Marialva, 328. Outros, II. Conde de Marialva, 328. Outros, II. Conde de Marialva, 328. Outros, II. eV. Condes de Redondo, 378, 380. Outro, Arcebispo de Evora, 364. João Falcao, Alcaide mór de Mourao, 451. Outros, 453, 454.

D. Joao Fernandes de Riba de Visela, o seu casemento, 232.

D. Joao Fernandes de Cordova, Con-

de de Torreblanca, 616. Outro, Conde de Torres-Cabrera, 676.

D. Joao Fernandes de Lima, XI. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, 121. Seu casamento, e successão, 122.

Jono Fernandes Pacheco, Commendador do Banho, 477.

D. João Fernandes da Sylveira, com quem casou, 442.

Joao Fernandes de Sousa, Mordomo mór delRey Dom Affonio I., 491. Outro, VI. Senhor de Bayao, 296, 297.

Joao Fogaça, 396.

D. Joao Forjaz Pereira, V. Conde da Feira, 365.

D. Joao Francisco de Gusmao, I. Conde de Menado, 627.

Joao Francisco de Lasetá, seu casamento, e successão, 97,441.

Joan Freire de Andrade, IV. Senhor de Bobadella, o seu casamento, 18, 31. Outros, 41, 42, 43, 45, 444.

João Freire Lobo, o seu casamento,

D. Jo ao Gaetan de Ayala, Conde do S. R. I. leu calamento, e successão, 162.

D. João Garcia de Sousa, o Pinto, 239. Porque teve esta alcunha, ibid. Com quem casou, ibid.

João Gomes de Azeredo, Capitão de Baçaim, 441.

João Gomes da Sylva, Capitão de Ormuz, 352.

Joao Gomes Tello de Menezes, com quem casou, 106.

Joao Gonçalves de Ataide, IV. Conde de Atouguia, 23, 24. Que merces lhe tez ElRey Filippe II. ibi 1.

Joao Gramacho, 463. D. Joao Henriques, Senhor de Barbacena, 443.

Joao Jaques de Magalhaens, 345. Joao

D. Joan Joseph de Mello, o seu catam nto, 258, 369.

Dom Joao Joseph Dias de Morales e

Cordova, 681.

Dom João Lasso de la Vega &c. III. Conde dos Arcos, e Anhover, 168. D. João de Lima, Marquez de Teno-

F10 , 119.

Dom João de Lima, II. Visconde de Visla-Nova da Cerveira, 434.

D. Joao Lobo, III. Barao de Alvito, 386, 473.

Joao Lobo Brandao, 487.

Joao Lopes de Almeida, o seu casamento, 454.

D. Joao Luiz da Sylva e Ribeira, IV. Marquez de Montemayor, 192.

D. Joao Luiz de Vasconcellos, o seu catamento, quando faleceo, e aon- de jaz sepultado, 109. Outro,

Joao de Magalhaens, Senhor da Pon-

te da Birca, 399.

D. Joao Martins, Bispo de Lisbon, de quem era silho, 6. Quando instituhio o Morgado de Soalhaens, ibid. A quem nomeou primeiro nos bens deste Morgado, ibid. Em que anno instituhio a Capella de S. Sebastiao na antiga Sé de Lisboa, 7. Une à mesma Capella huma Conessa chamada de Masra, ibid. e seg. Joao Martins Ferreira, Capitao mor

de Lafoens, 355.

D. Joao Mascarenhas, I. Marquez de Fronteira, suas acções militares, 27, 28. Seu casamento, e successão, ibid. Outro, Capitao de Dio, de quem foy filho, 34. Com quem casou, 35. Que filhos teve, 36. Outro, Senhor de Lavre, 78. Outro, III: Conde de Santa Cruz, 80, 392. Outro, Capitao dos Ginetes, 378, 384. Outro, 389.

Jeao de Mello, 440. Outro, Bispo de Elvas, e de Coimbra, 257. Outro, Senhor de Povolide, 475.

Tom. XII.

Outro, Principal da Santa Igreja de Lisboa, 368. Outro, Alcaide mór de Serpa, 442. Outro, 454. João de Mello Cogominho, seu calamento, e successão, 49,50.

Joao de Mello Pereira, Commendador da Faxa, 436, 439. Outro,

437,439.

João de Mendoça, o seu casamento,

352

D. João de Menezes, Commendador de Valada, 95. Outro, Commendador de Santarem, 255. Outro, 250.

D. Joao de Noronha, Alcaide mór de Obidos, 424. Ourro, 473.

Joan Nunes da Cunha, I. Conde de S. Vicente, 29, 312. Outro, 119. Outro, Senhor do Morgado da Londeira, 212.

D. João Palomino Furtado e Mendoça, o leu casamento, 175. Sua

luccessao, 176.

João Pedro de Saldanha, Morgado de Oliveira, 5?.

Joao Peixoto da Sylva, Senhor de Penafiel, 345.

D. Joao Pereira, 338, 355, 454. Joso Pereira Coutinho, 356.

Joao Pereira Peltana, 314, 341.

D. João Peres de Saavedra, Marquez del Villar, 611.

Joao Pinto da Fonseca, 306. Outro,

D. João Pires da Maya, com quem casou, 238.

D. Joao de Portugal, seu casamento, e successão, 192, 254.

Joao Ramires de Gusmão, com quem casou, 192.

D. João de los Rios e Gusmão, Vinte e quatro de Cordova, 620.

Jeao Rodrigues Brandao Pereira de Lacerda, seu casamento, e succes-1.5, 50.

Joao Rodrigues Coutinho, Governador de Angela, 360, Jozo Rodrigues Pereira, Senhor de Cabeceiras de Busto, 405, 412. Oniro, 413.

Joao Rodrigues Ribeiro de Vasconcellos, Senhor de Figueiro, 399. Outro, 406, Outro, Chantre de Lamego, 410.

Joao Rodrigues de Sá, III. Conde de Penaguiaó, 26. Outro, chamado

o Moço, 69, 66.

Soao Rodrigues de Sousa de Siqueira, 262.

Joao Rodrigues de Siqueira, com quem calou, 260.

D. Joao Rolim de Moura, Senhor da Azambuja, 30, 582.

Jo. o de Saldanha, o seu casamento,

João Saraiva de Sampayo, Capitao mor de Monte mor o Velho, 357.

D. Joao da Sylva, o seu casamento, 430. Outro, Commendador de Alpelhao, 415. Outro, chamado o Galindo, 478.

Joan da Sylva do Canto, Provedor

mór das Armadas, 423.

Joao da Sylveira, Trinchante del-

Rey D. Jozo III. , 443.

D. João Soares de Alarcão, Senhor da Villa de Rey, 393. Outro, 394. Outro, Marquez do Trucifal, 395.

Joao Soares de Albergaria 20 seu ca-

samento, 454, 460.

Joao Soares de Sousa, com quem ca-

100,460.

Dom João de Soufa, Vedor da Cafa Real, 121. Outro, 369.

Joao de Soufa de Castellobranco, Bispo de Elvas, 322. Que lugares fervio, ibid.

Joao de Sousa Coutinho Falcao, Commendador dos Cafaes, 456.

Joan de Sousa Curutello, IV. Senhor do Guardao, 313.

Joan Teles de Tavora, Senher de Ranhados, 332.

D. Joao Tello de Menezes, Governador da Ilha da Madeira, 354. Outro, Senhor de Oliveira do Bairro, 478.

D. Joao de Torres e Portugal, II. Conde de Villar Dompardo, 166,

177,178.

João de Vasconcellos, (Fr. ) de quem foy filho, quando faleceo, e quem lhe escreveo a sua vida, 74.

D. Joao de Vasconcellos e Menezes, II. Conde de Penella, de quem era fi-Iho, 18, 203. A que Reys servio, ibid. Que merces lhe fez ElRey D. Manoel, 104, e ElRey Dom Joao III. ibid. Quantas vezes casou, e com quem, 104, 105. Outro, Senhor da Ilha do Fogo, que merces the fizerao os Reys D. Sebaftiao, e D. Filippe II, 111. O que obrou em Africa sendo cativo na batalha, 112. Seu cafamento, e successão, ibid.

Joao Vaz de Almada, Capitão da

Mina, 454.

D. Joao de Villaroel, o seu casamento, 172,663.

João de Zerero, com quem casou,

Jodar, (Senhores de) 162, e seg. Marquezes de Jodar, 165, e leguintes

Jorge de Aguiar, o seu casamento,

400.

Forge de Albuquerque, General de Ceilao, 89. Outro, Capitao de Parnambuco, 381, 382.

D. Jorge de Ataide, Bispo de Viseu, affiftio ao Concilio de Trento, 71. Foy Inquisidor Geral, 72.

Jorge Barreto, Commendador da Azambuja, 378.

Jorge Furtado, Commendador de Loulé, 89. Outros, 31, 36, 37, 38, 356.

Borge Garcez, Secretario delRey D. Manuel, 477.

D. Jor.

D. Forge Mascarenhas, com quem casou segunda vez, 32.

Jorge de Medina Barba e Cordova,

628.

Jorge de Mello, Commendador de S. Pedro de Gulfar, 252. Jorge de Mesquita, Governador de

Cabo-Verde, 261.

Forge Perdigao, o seu calamento,

D. Jorge Peres Serrano, com quem calou, 664.

Jorge Pereira de Miranda, Senhor de Figueiro da Granja, 303.

Forge Pissanha, Senhor de Mazaretes, 369.

D. Forge de Portugal, Conde de Gelves, 106.

Forge da Sylva, o seu casamento,

Jorge da Sylva da Costa, 314. Jurge Soares Enangelho, 313, 325. Jorge de Sousa, com quem casou,

252. Outro, 394. D. Jorge de Venegas, Senhor de la

Harina, 638.

D. Josefa Leocadia Coutinho , primeira mulher de Francisco Luiz da Cunha de Ataide, Desembargador do Paço, 317.

D. Josefa Magdalena Pereira Coutinho, mulher de Alexandre Luiz Pinto de Sousa Coutinho, Senhor do Morgado de Balfemão, 305.

D. Josefa de Vilhena, mulher de D. Antonio Carcome Lobo, 34, 369.

D. Joseph de Aguilar, Senhor de Teba, 628.

Joseph Antonio de Castilho Correa Freire, 40.

D. Joseph de Belvis e Portugal &c. II. Marquez de Belgida, 185. Seu casamento, 187.

D. Joseph de Cea e Cordova, Senhor del Arenal, 681.

D. Joseph del Corral, Senhor de la Reyna, 612.

D. Joseph Fernandes de Cordova & c. 11. Marquez de Moratalla, 630.

D. Joseph Francisco Sarmento &c. V. Conde de Salvaterra, 168.

D. Joseph de Gusmao, o seu casamen-10,613.

Joseph de Lima Brandao, com quem calou, 470.

Joseph Lourenço Botelho, o seu casamento , 459.

Joseph Luiz Garcez Palha, 487. Joseph de Mello, Porteiro mor, 368. D. Joseph de Menezes, Commenda-

dor de Valada, 553.

D. Joseph de los Rios, II. Visconde de Miranda, 622. Outro, II. Marquez de Ascalonias, 625.

D. Joseph Salvador Sarmento Isaci e Guevara, IV. Conde de Salvater-

ra, 168.

D. Joseph da Sylva, Gentil-homem, do Emperador Carlos VI., 633.

D. Joseph de Sousa de Castellobranco, Bispo do Funchal, 319. Outro, XI. Senhor do Guardao, 321.

Joseph de Sousa Falcao Coutinho

458. Outro, 459.

D. Joseph de Tavera Osorio Benavides, Marquez del Cerro, 615.

Dom Foleph de Velasco e Carvajal, VIII. Duque de Frias, 169.

D. Joseph de S. Victores, Marquez de la Rambla, 623.

D. Iria de Brito, Condessa da Feira, e depois da Atalaya, 22, 43 I.

D. Iria Freire, segunda mulher de Lopo de Brito, Capitao de Ceilao, 430.

Dona Isabel de Albuquerque, filha de Ayres de Saldanha, com quem cafou, 29.

D. Isabel de Albuquerque, primeira mulher de Christovao Falcao de Soula, 453.

D. Isabel de Albuquerque, mulher de Fernando de Soula, Alcaide mor de Leiria, 4779

D. IJaco

D. Isabel de Albuquerque, mulher do gran le Duarte Pacheco, ibid.

D. Isabel de Albuquerque, mulher de S mao Gonçelves da Camera, 580.

D. Isabel Antonia de Noronha, mulher de Antonio de Sousa da Sylva, Guarda mór da Casa da India, 302.

D. Isabel de Ataide, Commendadeira do Mosteiro da Encarnação, de

quem era filha, 25.

D. Isabel de Ataide, primeira mulher de Henrique de Mello, 435.

D. Isabel de Ataide, mulher de Aftonso Telles de Menezes, 467.

D. Isabel de Aragao, mulher de Constantino de Magalhaens, VII. Senhor da Ponte da Barca, 417.

D. Isabel Barbara Henriques, mulher de Joao Peixoto da Sylva, 345.

D.Isabel de Borbom, mulher de João Nunes da Cunha, 119.

D. Isabel Botelho, mulher de Manoel da Sylva, Commendador de Alpalhao, 506.

D. Isabel Brites de Cifneros, mulher de Joseph de Sousa Falcao Couti-

nho, 458.

D. Ifabel de Brito, primeira mulher de Lopo de Brito, Capitao de Ceilao, 430.

D. Isabel de Calatayud, terceira mulher de Dom Luiz de Calatayud, VII. Senhor de Provencio, 162.

D. Isabel de Carvajal, X. Duqueza

de Naxera, 167.

D. Isabel de Carvajal, Condessa de Villar Dompardo, 178.

D. Isabel de Carvalho, segunda mulher de Luiz Alvares de Souia, 204.

D. Isabel de Castro, Condessa de As-

fumar, 28.

D. Isabel de Castro, mulher de Dom Nuno Mascarenhas, Senhor de Palma, 36.

D. Isabel de Castro, filha de D. Luiz

de Castro Pereira, quantas vezes casou, e com quem, 44.

D. Isabel de Castro, mulher de Dom João Soares de Alarcão, Senhor de Villa de Rey, 393, 394.

D. Isabel de Castro, mulher de Alva-

ro Pires de Tavora, 395.

Dona Isabel de Castro, Condessa de Aventes, ibid.

D. Isabel de Castro, mulher de Garcia Lopes de Porras, 412.

D. Ifabel de Caltro, mulher de Alexandre de Magalhaens, 417.

D. Ifabel de Castro, segunda mulher de Diogo Lopes de Sousa, 476.

D. Isabel de Castro, segunda mulher de Thomé de Sousa, 509.

D. Isabel Correa, mulher de João da Sylva do Canto, Provedor mór das Armadas, 424.

D. Ifabel Coutinbo, mulher de Dom Fernando de Vasconcellos, 12, 295. A sua Arvore, 12.

D. Isabel Coutinho, mulher de Jorge Barrero, 378.

D. Isabel Fajardo Manoel, mulher de Dom Diniz de Portugal e Torres,

D. Isabel Feyo, mulher de Tristao de

Soula, 488.

D. Isabel Fogaça, mulher de D. Tristao Coutinho, 375.

D. Isabel da Fonseca, mulher de Simao de Sousa Favares, 254.

D. Isabel Galvao, mulher de Jorge Garcez, Secretario delRey D. Manoel, 477.

Dona Isabel Galvao, mulher de Ruy Mendes de Vasconcellos, 405. Acção heroica, que obrou na detensa da Praça de Ceuta, 402.

Isabel de Goes, mulher de Affonso Salazar Fajardo, Senhor de Lorea,

TILL

D. Isabel Henriques, mulher de D. Pedro de Portugal, Senhor de Colmenarejo, 191.

D. I 4-

D.Isabel Henriques, mulher de Francitco, Duque de Gusmao, 193.

D. Isabel Henriques, Condessa de Redondo, 379.

D. Isabel Henriques, mulher de Dom Diniz de Lencastre, 380.

Di Isabel Henriques, mulher de André de Carvalho, 486.

D. Isabel Henriques, mulher de João Lobo Brandão, 487.

D. Isabel Henriques, mulher de Vicente de Sousa, 570.

D. Isabel Maria Antonia de Mendoça, Marqueza de Angeja, 552.

D. Ifabel de Mello, mulher de Alvaro Pires de Tavora, 93.

D. Isabel de Mello, Viscondessa de Villa-Nova da Cerveira, 434.

D. Isabel de Mendoça, primeira Condessa de S. Miguel, 27.

Dona Isabel de Mendoça, mulher de Fernando Martins Freire, VIII. Senhor de Bobadella, 43.

Dona Isabel de Mendoça, mulher de Diogo Lopes de Sousa, o Traquinas, 485, 576.

D. Isabel de Mendoça, Condessa de Penaguiao, a sua ascendencia, 535.

D. Isabel de Menezes, terceira mulher de D. Luiz de Ataide, Conde de Atouguia, 21, 22.

Dona Isabel de Menezes, mulher de Vasco Fernandes de Gouvea, 400, 424. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Isabel de Menezes, Condessa de Castello-Nalhor, 410.

D. Ifabel de Menezes, mulher de Antonio de Magalhaens, VI. Senhor da Ponte da Barca, 416.

D. Isabel de Menezes, mulher de André de Soula, Senhor de Miranda, 468, 507.

D. Isabel de Moraes, terceira mulher de Antonio de Sousa, Governador da India, 300.

D. Isabel de Moraes, segunda mu-Tom. XII. Iher de Francisco da Sylveira, 445e Dona Isabel de Moura, mulher de Lopo Furtado de Mendoça, 38, 353.

D. Isabel de Moura, mulher de João de Brito do Rio, 336.

D. Ifabel de Moura, mulher de Fernao Rodrígues de Almada, 347, 352.

D. Ifabel de Noronha, mulher de Antonio de Saldanha, Commendador de Cafevel, 99.

Dona Isabel de Noronha, mulher de Luiz Gonçalves da Camera Coutinho, 100.

D. Isabel de Noronha, mulher de D. Fernando de Castellobranco, 101.
D. Isabel de Noronha, mulher de Joao de Mello Pereira, 436, 439.

D. Isabel de Noronha, primeira mulher de Diogo Lopes de Sousa, 494,496.

D. Isabel Osorio, mulher de D. Diogo de Carvajal, III. Senhor de Jodar, 364.

D. Isabel Osorio de Carvajal, Condetta de Villar Dompardo, 166.

D. Isabel Pacheco, mulher de D. Joao Carrilho de Cordova, a sua ascendencia, 665.

D. Ifabel de Paiva, primeira mulher de Manoel de Sousa, Senhor de Miranda, 504. A sua ascendencia, 527.

D. Isabel Pereira, mulher de D. Guterre Coutinho, 370.

D. Isabel Pereira, mulher de D. Ferenando de Castro, 446.

D. Isabel Pereira, muiher de Gonçalo Tavares, Senhor de Mira, 447. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Isabel Perestrello, mulher de Balthatar Veloso Coutinho de Carvalho, 457.

D. Isabel Ribeiro, mulher de Ruy de Sous, 250.

D. Isabel da Sylva, mulher de Dom K Alvaro Alvoro Gonçalves de Ataide, 21, 24. Por morte de seu marido foy Religiosa na Madre de Deos de Lithoa, ibid.

D. Ifabel da Sylva, filha de D. Joao de Ataide, Senhor de Atouguia,

D. Isabel da Sylva, mulher de Francisco de Sa, Védor da Fazenda do

Porto, 55,56.

D. Isabel da Sylva, mulher de Joao Fernandes de Sousa, VI. Senhor de Bayao, 296.

D. Ifabel da Sylva, mulher de Bernardo de Mello, 1X. Senhor de Mello, 435.

D. Isabel da Sylva, mulher de Francisco de Moura, 461.

D. Isabel da Sylva, Condessa de Pennella, 17.

D. Isabel Soares de Albergaria, mulher de Joseph de Sousa de Castellobranco, XI. Senhor do Guardão, 321.

D. Isabel de Sottomayor, mulher de Pedro da Sylva de Menezes, 408.

D. Isabel de Sousa, mulher de Jorge de Albuquerque, General de Ceilao, 89.

D. Isabel de Sousa, mulher de Pedro Tavares, 252.

D. Isabel de Sousa, mulher de Joao de Magalhaens, 399.

D. Isabel de Sousa, mulher de Antonio de Brito, Capitao de Cochim, 430.

D. Isabel de Sousa, primeira mulher de Christovaó de Brito, 440.

D. Isabel de Sousa, mulher de Diogo Lopes Lobo, 441.

D. Isabel de Sousa, mulher de Heitor do Carvalhal, 454.

D. Isabel de Sousa, mulher de Vasco Martins de Retende, 479.

D. Isabel de Soufa, mulher de Vasco de Carvalho, 484, 485.

D. Isabel de Tavora, segunda mu-

lher de Joao da Sylveira, 443. D. Ifabel Teixeira, mulher de Estevao Soares de Mello, VIII. Senhor de Mello, 434.

D. Isabel de Torres e Portugal, mulher de Joao de Villaroel, 172.

D. Isabel de Vasconcellos, mulher de Ruy Dias Cabral, 377.

D. Isabel de Vasconcellos, mulher de Luiz da Sylveira, 407.

D. Isabel de Vasconcellos, mulher de Ruy Telles de Menezes, 414.

D. Isabel de Vasconcellos, primeira mulher de Manoel de Sousa Pacheco, 440.

Dona Isabel de Velasco Carvajal, V. Marqueza de Camarasa, 167.

D. Isabel de Vilhena, mulher de Antonio de Mello, Alcaide mór de Elvas, 507.

Isidoro de Mello, Provincial da Ordem de Santo Agostinho, 437.

D. Juliana de Noronha, mulher de Christovao da Costa de Ataide, 22. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Juliana de Sousa, segunda mulher de D. João de Castro, Senhor de Reriz, 412.

Julio Cesar de Menezes, o seu casamento, 455.

D. Justina de Faria, terceira mulher de D. Alvaro Pereira, 357.

## L

L pellido, 96, e seg.

Landeira. (Senhores do Morga-

Laure (Senhores de) 384, e seg. Lausperenne. Por quem foy concedido a Portugal, e à instancia de quem, 542.

D. Lezo de Noronha, o seu casamento, 376.

Leonel

Leonel de Abreu e Lima, VI. Senhor de Regalados, 415, 416, 429.

D. Leonel de Lima, 118, 119. Seu casamento, e successão, 120.

D. Leonor Affonso, mulher de Estevao Annes de Sousa, 239. Com quem casou segunda vez, ibid. e 241. Quem soy sua máy, 244.

Dona Leonor de Ataide, Condessa de Santa Cruz, 392.

D. Leonor de Cardenas, mulher de Gomes Fre re, 45.

D. Leonor Coutinho, Condessa da Viedigueira, 88.

D. Leonor Coutinho, mulher de Dom

Diogo de Almeida, 334.
D. Leonor Coutinho, mulher de Dom

Joao Pereira, 338, 355.

D. Leonor da Cunha, primeira mulher de Christovao de Sousa Coutinho, IX. Senhor de Bayao, 299.

D. Leonor Ernestina de Daun, segunda mulher de Sebattiao Joseph de Carvalho, 146.

Dona Leonor da Fonseca, mulher de Luiz Pereira, 306, 308.

Leonor da Guerra, mulher de Ruy Gonçalves de Sousa, 251.

D. Leonor Henriques, mulher de Simao Freire de Andrade, 41.

D. Leonor Henriques, mulher de Loiz Alvares de Tavora, Senhor do Mogadouro, ibid. 79, 375.

D. Leonor Kenriques, mulher de Bartholomeu Lobo, 46, 52.

D. Léonor Henriques, Condessa de Villa-Franca, sua ascendencia, 366.

D. Leonor Henriques, mulher de Joao da Sylva, Commendador de Alpalhao, 415.

D. Leonor Josefa de Vilhena, mulher de D. Pedro Mascarenhas, 369.

D. Leonor Josefa de Vilhena, mulher de D. Rodrigo da Coita, 368.

D. Leonor de Leao, mulher de Miguel de Sou'a Ribeiro, 419.

D. Leonor Lopes de Sousa, filha de D.

Lopo Dias de Sousa, quantas vezes casou, e com quem, 290. Com quem casou segunda vez, 293. E terceira vez, 309.

D. Leonor Manrique, mulher de Ayres de Sousa de Castro, 586.

D. Leonor Manrique, Condessa da Ponte, 588.

D. Leonor Maria Antonia de Mendoça, Marqueza de Tavora, 553.

D. Leonor Mascarenhas, mulher de Bernardim de Γavora, Reposteiro mor, 96.

D. Leonor Mascarenhas, mulher de D. Joao Lobo, III. Barao de Alvito, 386.

D. Leonor de Mello, mulher de Francisco da Sylva de Menezes, Commendador de Moreira, 419.

D. Leonor de Mendoça, mulher de D. Luiz Coutinho, 332.

D. Leonor de Mendoça, Condessa de Miranda, 534. A sua Arvore, 535.

D. Leonor de Menezes, Condessa de Atouguia, 366.

D. Leonor de Menezes, primeira mulher de Joao da Sylveira, 443.

D. Leonor de Moura, mulher de Ruy-Lourenço Ravasco, 462.

D. Leonor Ortiz, mulher de Henrique Esteves da Veiga, 340.

D. Leonor Pereira, mulher de Ruy Dias Pereira, 47.

D. Leonor Pereira, primeira mulher de Joao de Saraiva de Sampayo, 357.

D. Leonor de Refoyos, mulher de Nuno da Cunha, 311.

D. Leonor Rodrigues, segunda mulher de Gonçalo Mendes de Vasconcellos, 5.

D. Leonor de Sousa, mulher de Alvaro de Moura, 452, 461.

D. Leonor de Sousa, mulher de Diogo Fernandes da Trindade, 609.

D. Leonor Tavares, mulher de Antonio Tavares, 255.

Dona

Dona Leonor de Tavora, mulher de Diogo Luiz de Oliveira, Senhor do Morgado de Oliveira, 80.

D. Leonor de Toledo e Menezes, II. Marqueza de Fronteira, 28.

D. Leonor de Towar, mulher de Jeronymo Vicira da Sylva, 342.

D. Leonor de Vilhena, mulher de Alvaro de Sousa, Senhor do Morgado de Alcube, 367.

Leopoldo Luiz de Sousa Rangel, o seu

casamento, 306.

Lima. V.scondes de Villa-Nova da Cerveira, 117, e leg. 125, e leg.

Linhares, (Conde de) D. Miguel de Nuronha, 140.

Lista. A das comedorias de Grijó date della larga noticia, 266, e seg. 273, e leg.

Livraria. A do Cardeal Luiz de Sousa, toy celebrada, e por quem elo-

giada, 538.

Livro. O das memorias delRey D. Affonio V. esteve muito tempo perdido, 490. O que se imprimio da Familia de Carrilho se mandou recolher, 649, 650.

Lobo. Senhores de Alvito, 441, e seg.

D. Lope de la Cueva, 614.

Lopo Affonso Coutinho, o seu casamento, 371.

D. Lopo de Almada, com quem calou, 4.6.

Lopo Alvares de Moura, 462. Ouiros, 463, 464, 465, 466.

Lopo de Barros, seu casamento, e succell. 0, 65.

Lopo Botelho, Juiz da Alfandega de Lisboa, 435.

Lopo Botelho de Mello, o seu casamento, 437.

Lopo de Brito, Capitao de Ceilao, 430. Outro, 431, 469.

Lopo Dias de Sousa, Senhor de Matra, 264.

D. Lopo Dias de Sousa, 278. Refe-

remse suas accces, ibid. e seg. Seu Epitafio, 287. Que filhos teve, e em quem, 289, e leg.

D. Lopo Franci/co de los Rios, Conde

de Gavia, 621.

Lopo Furtado de Mendoça, seu casamento, e succellao, 37. Outros, 38,39,353.

Lopo Gomes de Abreu, IV. Senhor de Regalados, 428. O seu casamento, 429.

Lopo Guterres de Cordova, Senhor de Montilha, 641.

D. Lopo de Hozes, o seu casamento, 638.

Lopo de Sousa, 418, Outros, 419, 481,574,576,585,647.

Lopo de Sousa Continho, Capitao da Mina, 359. Outros, 361, 362. Lopo Vasques da Cunha, Senhor de Azanhon, 192.

Dona Lourença Antonia de Menezes, mulher de Henrique Jaques de Magalhaens, 344,488.

D. Lourença de Ataide, segunda mulher de D. Nuno Manoel, Senhor de Atalaya, 106.

D. Lourença de Vilhena, Condessa da Castanheira, 76.

S. Lourenço, (Conde de) Martim Antonio de Mello, 122.

Lourenço Ayres de Mello, Senhor do Prazo da Anadia, 487.

D. Lourenço de Cardenas, XI. Conde de la Puebla, 397.

D. Lourenço de Castro, III. Conde de Balto, 86.

Dom Lourenço Filippe de Lima Brito Nogueira, II. Conde dos Arcos, 118.

Lourenço Garcez Palha, o seu casamento, 97. Outros, 98, 487.

Lourenço Guedes, VI. Senhor de Mura ça, 511, 573.

D. Lourenço de Lima de Brito, VII. Visconde de Ville-Nova da Cerveira, 85. Outro, X. Visconde, 121. D. Lou-

D. Lourenço de Noronha, Governador da India, 259.

Lourenço Pantoja de Almeida, 450. Lourenço Pires de Carvalho, Provedor das obras do Paço, 526.

Lourenço Pires de Tavora, Senhor do Morgado de Caparica, que póstos occupou, e suas acções militares, 82. O seu casamento, ibid. Sua successão, 83. Outro, 329.

Lourenço da Sylva, IX. Senhor de Vagos, 525.

Lourenço Soares de Almada, Capitão mór de Lisboa, 85.

D. Lourenço Soares de V. lladares, o seu casamento, 245.

D. Lourenço de Sottomayor, Morgado da Fonte da Pedrinha, 367, 368.

Luas Crescentes. No cscudo das Armas dos Sousas donde tiverao o seu principio, 233.

D. Lucas Espinola, Conde de Cirue-

D. Lucrecia Rebello, segunda mulher de Ruy Lourenço de Tavora, Commendador de Resoyos, 101.

Luiz de Alcaçova, o seu casamento, e successão, 85, 407.

Dom Luiz de Almada, I. Conde de Avintes, 395. Outro, III. Conde de Avintes, 122.

Luiz Alvares de Sousa, IV. Senhor de Bayaó, 295. Sua successão, 296. Outro, Senhor do Morgado de Balsemao, 304.

Luiz Alvares de Tavora, Senhor do Mogadouro, 41, 79, 375. Outros, 76, 93, 374. Outro, I. Conde de S. Joao, 78, 79.

Luiz Antonio de Basto Pereira, o seu calamento, 58.

Luiz Antonio Pereira de Siqueira, com quem casou, 466.

D. Luiz de Ataide, IV. Senhor de Atouguia, he nomeado Vice-Rey Tom. XII. da India, e em que anno entrou nella, 20. Vem a Portugal, e com que honras foy recebido em Lisboa, ibid. Torna fegunda vez por Vice-Rey à India, e em que anno, ibid. He creado Conde de Atouguia, ibid. E Marquez de Santarem, a tempo que era morto na India, ibid. Quantas vezes casou, e com quem, ibid. e 21, e 22. Successão, 2 I. Quem succedeo na sua Casa, ibid. Outro, V. Conde de Atouguia, 24, 25, 77.

D. Luiz Balthafar da Sylveira, que Commendas teve, com quem cafou, e fua fuccessão, 67.

D. Luiz de Banhuelos, o seu casamento, 628,629.

Luiz Barreto da Sylva, morto em hum desasto, e por quem, 93.

Luiz de Brito, o seu casamento, 63. Outro, Alcaide mór de Aldegavinha, 346.

Luiz de Brito Pereira, o seu casamento, 487.

D. Luiz Caetano Coutinho de Almeida, 467.

D. Luiz de Calatayud, V. Senhor de Provencio, 161. Ontro, VIII. Senhor de Provencio, 162.

Luiz Camello Pereira, o seu casamento, 479.

D. Luiz de Carvajal, Senhor de Jodar, 164, 173.

D Luiz de Carvajal de la Cueva, Seunhor de Torralba, 614.

D. Luiz de Castro, Senhor da Casa de Monsanto, 72.

D. Luiz Coutinho, Commendador de Santa Maria da Ilha Terceira, 332. Outro, IV. Conde de Redondo, 379. Outro, Alcaide mór do Cartaxo, 381.

D. Luiz de la Cueva Aguilar e Gusmao, 614. Outro, 616.

Luiz da Cunha, Senhor do Morgado de Payo Pires, 499. L Luiz Luiz Falcao, Capitao de Ormuz, o

seu calamento, 453.

D. Luiz Fernandes de Cordova Cabrera, com quem casou, 616, 627,628,639.

D. Luiz Fernandes de Valençuela, o

feu ca amento, 681.

D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, 135, 136. O seu calamento, e succellao, 137.

Luiz Fernando da Sylva e Ribera,

com quem casou, 78.

Luiz Francisco de Oliveira, XI. Senhor do Morgado de Oliveira, 88. Luiz Francisco, Commendador de

Alfavates, 255.

Luiz Fretre de Andrade, IX. Senhor de Bobadella, 43. Quantas vezes casou, e que filhosteve, 44, 447.

D. Luiz Gaetan de Ayala, Conde do S R. I. 162.

Luiz da Gama Pereira, o seu casamento, e successão, 32.

Lu 2 Garcez Palha, o seu cusamento, 486. Outro:, 487, 488.

D. Luiz Gomes de Figueiroa, V. Senhor de Encinar, 629, 652.

Luiz Gençal-ves de Ataide, Commendador de Andufe, 23.

Luiz Goncal ves du Camera Coutinho, Senhor da liha Deierta, 100. Qutro, Commendador de Bornes, 450.

Luiz I gnacio Pereira Coutinho, o seu

celamento, 309.

D. Luiz Laffo de la Vega, III. Conde de Puertolhano, 623. Outro, V. Conde de Puertolhano, 624.

D. Luiz de Lima Erito Nogueira, I. Conde dos Arcos, 118.

Doin Luiz Lobo, o seu casamento, 332, 336. Oures, 333, 474.

Dem Luiz Lopes de Gongora, com quem calou, 639.

Luiz Manori de Azervedo Coutinho, Mill. Senhur de S. Joao de Key, 422,

Luiz Martins de Sousa Chichorro, o seu casamento, 387.

D. Luiz Mascarenhas, o seu casamen-

to, e luccellao, 34.

Luiz de Mello, Governador de Evora, que filhos teve, 258. Outro Porteiro mor, 367. Outro, Senhor de Mello, 438.

Luiz de Mello Lobo, o seu casamento, 52. Sua fucceifao, 53.

Luiz Mendes de Refoyos, Senhor de Sarzedas, 310.

Luiz Mendes de Vasconcellos, 73, 74. Seu casamento, e successão,

Luiz de Mendoça, o seu casamento,

34.

D. Luiz de Menezes, com quera calou, 584.

Dom Luiz Mexia de Lacerda, 628. Outro, 631.

Luiz de Miranda, Commendador de Cabiço de Vide, 256.

D. Luiz Mosen Rubin de Bracamonte, Marquez de Fuerte el Sol, 397.

D. Luiz de Moura, Alcaide mor de Caftello Rodrigo, 347.

D Luiz de Narvaes, Alcaide de Antequera, 623. Outro, II. Conde de Bovadilha, 626.

Luiz Pegado de Rezende, o seu ca-

samento, 326.

Luiz Pereira, com quem casou, 306, 208. Outro, Deao da Cipella Ducal de Villa-Vicosa, 358. Outro, Regedor, 443, 446.

Dom Luiz Pereira de Castro, com

quem casou, 447.

Luiz Pereira de Lacerda, o seu casamenio, 340.

Luiz Pereira de Siqueira, com quem calou, 466.

D. Luiz, Peres de Narvaes e Saavedra, il. Conde de Jarola, 625.

Lisiz Pinto de Sousa da Fonseca, Senhor do Morgado de Baltem c, 304. Outro, 305.

Luiz

Luiz Pirés Crespo, com quem casou, 346.

Luiz Portocarrero, o seu casamento,

D. Luiz de Portugal, III. Conde de Vimiolo, 363.

D. Luiz Rubin de Bracamonte, III. Merquez de Fuente el Sol, 398.

Luiz de Saldanha, Commendador de Sa v terra, 341.

Luiz de Saldanha da Gama, Senhor de Assequins, 589.

Luiz da Sylva, Comerciro món del-Rey D. Sebattiao, 84.

Luiz da Sylva de Ataide, o seu casa-

Luiz da Sylva da Costa de Ataide,

D. Luiz da Sylveira, I. Conde de Sortelha, 373. Outro, 407.

Luiz de Siqueira, o seu casamento,

Luiz de Soufa, (o Cardeal) seu elogio, 537, e seg. Outro, Commendador de Niza, e Alcaide mór de Marvaó, que silhos teve, e em quem, 251. Outro, Alcaide mór de Pombal, 353. Outro, Religioso de S. Domingos, chamado antes Manoel de Sousa Coutinho, 360.

Luiz de Soufa Falcao, o seu casamento, 456. Outro. 458.

Luiz de Torres, Senhor do Morgado da Landeira, 470

Luiz Vaca, com quem casou, 442. Luiz Ximenes de Gongora, o seu casamento, 638.

D. Luiza de Albuquerque, primeira mulher de D. Josó da Sylva, 430.

D. Luiza de Aleaçova, mulher de Bernardim de Tavora, 92.

D. Luiza Antonia de Gusmao, primeira mulher de Joao Pereira Pettana, 341.

D. Luiza Antonia Ignez Casimira de Sousa, Duqueza de Lasocos, 567. D. Luiza Bernarda de Lima, filha dos
I. Marquezes das Minas, 67.

D. Luiza Carrilho de Cordova, fegunda mulher de D. Antonio Affonfo de Soula, 663. A sua Arvore, 665.

Dona Luiza Catharina de Mello, mulher de Simaó de Sousa de Tavora,

D. Luiza Coutinho, mulher de Vasco de Azevedo Coutinho, Senhor de S. Joao de Rey, 421.

D. Luiza de Faro, mulher de D. Jeronymo Coutinho, 333.

D. Luiza Francisca Antonia da Sylveira, mulher de Nuno Gaspar de Tavora, 71.

D. Luiza Henriques, filha de João Arraes de Mendoça, quantas vezes casou, e com quem, 21.

D. Luiza Maria de Cordes, mulher de Ambrosio Petrana Pereira, 341.

D. Luiza Maria de Faro, Condella de Penaguiao, 26.

D. Luiza Maria da Sylva e Ataide, mulher de Heitor Vaz de Coste dobranco, 316, 317, 318.

D. Luiza Maria Telles de Menezes, mulher de Miguel Luiz ca Sylva de Ataide, 316.

D. Luiza de Melio, mulher de Christovao de Almada, Provedor da Cafa de India, 353.

D. Luiza de Mendoça, primeira mulher de Manoel de Vaiconcellos, 73.

Dona Luiza de Mendoça, mulher de Luiz Martins de Soula Chichorro, 387.

D. Luiza de Menezes, mulher de D. Luiz de Almada, Senhor de Pombalinho, 353.

D. Luiza de Menezes, mulher de D. Francisco de Sottomayor, 369.

D. Luiza de Mesquita, mu her de Jeronymo Rodrigues Mealheiro, 261.

D. Luja

D Luiza de Monroy, mulher de Gar-

D. Luiza de Moura, segunda mulher de Gomes Freire de Andrade, 47.

D. Luiza de Moura, mulher de João de Mendoça, 352.

D. Luiza de Moura, mulher de D.

Manoci de Menezes, 354.

D. Luiza de Noronha, mulher de João de Mello, 440.

D. Luiza Pereira, fegunda mulher de D. Manoel da Sylva, Thesoureiro mór do Reyno, 357.

D Luiza Pereira, segunda mulher de

D. 1 nogo Lobo, 474.

D. Luiza Ponce de Leão, molher de D. Manoel se Azevedo, Senhor da Honra de Barbosa, 432.

D. Luiza da Sylva, mulher de Lopo Furtado de Mendoça, 37.

D. Luiza da Sylva, mulher de Jeronymo Barreto de Menezes, 416.

D. Luiza da Sylva de Andrade, primeira mulher de Pedro Jaques de Magalhaens, 344.

D. Luiza da Sylva, ou Mendoça, mulher de Jeronymo de Castilho, 38, 39.

D. Luiza de Tavora, mulher de Ruy de Moura Manoel, 63, 465.

D. Luiza de Tavora, mulher de D. Lourenço de Brito de Lima, VII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, 85. A sua ascendencia, 125.

D. Luiza de Tawora, mulher de Luiz Francisco de Oliveira, XI. Senhor do Morgado de Oliveira, 88.

D. Luiza de Tavora, segunda mulher de Joao Francisco de Lasetá, 97.

D. Luiza de Tavora, mulher de Pedro Severim de Noronha, 121.

D. Luiza de Tavora, mulher de Pedro Guedes, VIII. Senhor de Murça, 256,511.

D.Luiza de Tavora, mulher de Aleixo de Soula, Aposentador mór, 256.

D. Luiza de Tavora, mulher de Jacome Raymundo de Noronha, 345.
D. Luiza de Tavora, mulher de Manoel de Mello, o Salmonete, 346.
Luque (Condes de) 635, 636.

#### M

Acedo. (Fr. Francisco de Santo Agostinho) Resutado sobre o terceiro casamento do Conde de Matosinhos, Francisco de Sa de Menezes, 65.

Macedos, em Alemquer, 114, e seg. Magalhaens. Senhores da Ponte da

Barca , 416.

D. Magdalena de Barros, mulher de Luiz de Mello, Senhor de Mello, 438.

Dona Magdalena Belvis Portugal e Moncada, Marqueza de Albaida,

D. Magdalena de Borbon, Condessa dos Arcos, 119.

D. Magdalena de Castro, I. Marqueza de Fronteira, 27.

D. Magdalena de Gusmao, mulher de Manoel de Sousa, 419.

D. Magdalena de Mello, mulher de D. Francisco Rolim, 450.

D. Magdalena de Mendoça, mulher de Luiz de Saldanha da Gama, Senhor de Assequins, 589.

Dona Magdalena Rosalia de Lima, Condessa de S. Lourenço, 122.

D. Magdalena da Sylveira, mulher de Manoel de Miranda Henriques, 48.

D. Magdalena de Tavora, segunda mulher de Dom Joao de Menezes, Commendador de Valada, 95.

D. Magdalena de Tavora, Condessa de Redondo, 95. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Magdalena de Tavora, muher de Jorge de Mello, 256.

D. Mag.

D. Magdalena de Vilhena, mulher de D. Joao de Portugal, 254.

D. Magdalena de Vilhena, mulher de Manoel de Sousa Coutinho, que depois se chamou Fr. Luiz de Sousa, tomando o habito de S. Domingos, 360.

Dona Magdalena de Vilhena, mulher de Lourenço Pires Carvalho,

526.

Maya, (D. Josó Pires da) Senhor de

Refoyos, 601.

D. Mayor Manoel, mulher de Ruy Lourenço de Tavora, 91.

D. Mayor Manoel, mulher de Tristão de Mendoça, Commendador de Avanca, 96.

D. Mayor de Mendoça, mulher de João de Almada e Ni llo, 142.

Dona Mayor de Monsalve, legunda mulher de Diogo Fernandes de Cordova, 610, 613.

D. Mayor Pereira de Novaes, mulher de Gomes de Sousa, 409.

D. Mayor de Sande, mulher de Ruy Vasques de Resoyos, 311.

Manoel. Alguns Fidalgos deste appellido, 683, 697. Donde procedem, 599.

D. Manoel de Azevedo de Ataide e Brito, Senhor da Honra de Barbo-

12,432.

D. Manoel de Belvis Mello de Feroeira, III. Marquez de Benavides, 185.

Manoel Caetano Lopes de Lavre, o feu casamento, 52.

D. Manoel de Calatayud, VI. Senhor de Provencio, seu casamento, e successão, 161.

D. Manoel da Camera, I. Conde da Ribeira Grande, 534. Outro, II. Conde de Villa-Franca, 365. Outro, IV. Capitao da Ilha de S. Miguel, 362.

Manoel Carvalho de Ataide, o seu

Tom. XII.

Manoel de Cisnéros, com quem casou, 459.

Manoel Correa Baharem, o seu casamento, 57, 255.

Manoel Coutinho Pereira, com quem casou, 337.

Fr. Manoel da Cruz, Religioso da Arrabida, de quem era filho, 30. Manoel da Cunha, Senhor do Mor-

gado de Payo Pires, ibid. e 582.

Manoel da Cunha Pinheiro, Chantre

da Sé do Funchal, 318.

Manoel Dias, Almoxarife de Portalegre, 253.

Manoel Jaques de Magalhaens, II. Visconde de Fonte Arcada, que póstos militares occupou, 61.

D. Manoel de Lima, IX. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, 121.

Dom Manoel Lobo, Alcaide mor de Campo-Mayor, 346. Outros, 347, 469, 471.

Manoel de Magalhaens, IV. Senhor da Ponte da Barca, 416. Outro, Desembargador do Paço, ibid.

Manoel de Mello, 340. Outro, chamado o Salmonete, 346. Outro, Porteiro mór, 367. Outro, Commendador da Faxa, 439.

D. Manoel de Menezes, Senhor do Reguengo da Maya, 354. Outro, V. Marquez de Villa-Real, 380. Manoel de Miranda Henriques, o seu

casamento, 48.

D. Manoel de Monroy, Commendador de Mayorga, 449.

Manoel de Moura, 461.

Dom Manoel de Moura Corte-Real; II. Marquez de Cattello-Rodrigo; 351.

Manoel de Moura Manoel, Bispo de Miranda, 465.

Manoel de Oliveira Freire, Senhor de Mello, 437.

D. Manoel Pereira, IV. Conde da Feira, 431.

Dom Fr. Manoel Pinto da Fonseca, M Grao

Grao Mestre de Malta, quando nasceo, de quem he filho, e quando foy eleito Grao Mettre, 308.

D. Manoel Rolim de Moura, 487,

581.

Manoel de Saldanha, quantas vezes casou, e que filhos teve, 101,

578.

D. Manoel da Sylva, Thesoureiro mór do Reyno, 357. Outro, Commendador de Alpalhao, 506.

Marioel Soares Barboja, o seu casa-

mento, 260.

Manol de Soufa, 415. Outro, 419. Outro Capitao des Ginetes, 297. Outro, Senhor de Miranda, 400, 500. Seu elogio, ibid. e seg. No seu tempo havia treze Fidalgos do mesmo nome, e quaes crao, 503. Outros, 508, 585.

Manoel de Sousa Coutinho, Governador da India, 298. Outro, 301. Outro, que depois se chamou Fr. Luiz de Sousa, da Ordem

de S. Domingos, 360.

Manoil de Sousa Pacheco, Senhor do Morgado de Cachoeiras, 440.

Manoel de Soufa da Sylva, Apolentador mor, 78. Outro, 305.

Asanoel Telles, 412, 414.

Manoel Telles de Tavora, 340, 345. Alanoel Tello de Menezes, o seu ca-

fimento, 107.

Atamoel de Vasconcellos, Senhor do Morgado do Esporso, quantas vezes casou, e com quem, 73. Sua fuccellao, 74.

D. Mannel Venegas &c. IV. Conde

de Villa Manrique, 636.

D. Margarida de Albuquerque, mu-Ther de Dom Agostinho Manoel, 501.

D. Margarida de Brito, mulher de Fiancisco Pereira Cout nho. 327.

D. Margarida Carneiro, mulher de Ruy Men es de Vasconcellos, 407, D. Brangarida de Custro, muiter de

Fernando Alvares Cabral, 376. D. Margarida de Castro, mulher de

D Alvaro de Soula, 393.

D. Margarida de Castro, mulher de Dom Simao de Castro, Senhor de Reriz, 410, 411.

D. Margarida de Castro, mulher de

Simao da Sylva, 506.

D. Margarida de Castro, segunda mulher de Diogo Lopes de Soula,

Margarida Coelho, mulher de João de Sousa Curutello, Senhor do

Guardao, 313.

D. Margarida Certe-Real, Marqueza de Caltello-Rodrigo, 350.

D. Margarida Coutinho, mulher de D. Joao Mascarenhas, 378, 384. D. Margarida da Cunha, mulher de Gonçalo Falcao de Sousa, 452.

D. Margarida Furtado de Mendoça, mulher de Jorge da Silveira, a fua

ascendencia, 513.

D. Margarida Gomes, mulher de Simão de Vasconcellos, 106.

D. Margarida Ladron de Bovadilha, mulher de D. Manoel de Calatayud. VI. Senhor de Provencio, 161.

D. Margarida de Lima, filha dos IV. Condes de Atouguia, com quem ca-

lou, 45.

D. Margarida de Mello, primeira mulher de Affonso Fernandes Monterroyo, 434.

D. Margarida de Mendoça, mulher de Diogo da Silveira, 510.

D. Mai garida de Menezes e Vascono cellos, mulher de Christovao Ferrao de Caltellobranco, 108.

D. Margarida Pacheco, mulher de

Nicolao de Sousa, 483.

D. Margarida de Palhaes, mulher de João Rodrigues de Soula de Siquei-12 , 262.

D. Murgarida da Sylva, mulher de Manoel de Mirgalhaens, Senhor da Ponte da Barca, 416. D. Mar-

D. Margarida de Tavora, mulher de Jorge da Sylva, 97.

D. Margarida de Toledo e Calatayud, mulher de Pedro Berastigui, Senhor de Alpera, 161.

D. Margarida de Villalobos, segunda mulher de Dom Luiz Gaetan,

Conde do S. R. I. 162.

D. Margarida de Vilhena, mulher de Dingo Lopes de Soula, 555.

D. Margarida de Vilhena, mulher de D. Sancho de Lacerda, 507.

S. Maria (Ilha de) por quem foy descuberta, 460. Seus Capitaens Donatarios, ibid.

D. Maria, (A Infanta) em que anno foy para Castella, 504.

D. Maria Afonso Telles de Menezes, primeira mulher de Gonçalo Menedes de Vasconcellos, 5.

D. Maria de Alarcao, mulher de Pe-

d'o Zuzarte, 330.

D. Maria de Alarcao, Marqueza de Trucifal, 397.

D. Maria de Albuquerque, mulher de Christovaó de Sousa Coutinho, VII. Senhor de Bayaó, 297.

D. Maria de Albuguerque, mulher de Dom João da Sylva, o Galindo,

470.

D. Maria de Alcagova, mulher de Jeronymo Correa Baharem, 57, 470, 432, 469.

D. Maria de Alcaçova, mulher de Lopo de Brito, 432, 469.

Dona Maria de Almeida, mulher de D. Antonio de Vasconcellos, 108. Com quem calou segunda vez, ibi l.

D. Maria Antonia de Cafero, mulher de R y não Pereira de Lacerda, 47.

D. Maria Antonia Continho de Caftro, mulher de Antonio Oforio da Gama, 457.

D. Maria Autonia de Mendoça, Condella de Vinar Dompario, 184.

D. Moria Ant mia de Mello, mulher de Ciemente de Cunha, 312.

D. Maria Antonia Henriques, filha de André Lopes de Lavre, quantas vezes casou, e com quem, 52.

D. Maria Antonia Sarmento, terceira Condella dos Arcos, e Anhover,

168

D. Maria Apollonia de Mendoça, Condessa de Villar Dompardo, 178. A sua ascendencia, 189.

D. Maria de Ataide, mulher de D.

Vasco da Gima, 72.

D. Maria de Ataide, Condessa de Pennella, 104. O seu Epitasio, 105.

D. Maria de Ataide, mulher de Fernao Martins de Sousa, X. Senhor de Bayao, 300.

D. Maria de Ataide, mulher de Fernao Alvares de Alvim, 484.

D. Maria de Avila, mulher de Lopo Vasques da Cunha, 192.

D. Maria Bernarda de Vilhena, mulher de D. João de Sousa, 369.

D. Maria de Berredo, primeira mulher de Luiz Antonio Pereira de Siqueira, 466.

D. Maria de Blasuet, Condessa do

Redondo, 370.

D. Maria de Borbon, mulher de Antonio de Miranda Henriques, 48.

D. Maria de Brito, mulher de Antonio Corra Baharem, 58.

D. Maria de Brito, legunda mulher de Diogo Ortiz de Vilheg s, 340.

D. Maria de Brito, segunda mulher de Manoel Telles de Menezes, 414.

D. Maria de Brito, mulher de Francisco de Azevedo, Sanhor da Hoira de Barbosa, 432.

D. Maria de Brito, primeira malher de Martim Affonso de Bija, 450.

D. Maria de Candelaria Pantoja e Belvis, Marqueza de Monroy, e de Casano, 186.

D. Maria do Carvalhal, mulher de Manoel Tello de Menezes, 107.

D. Maria de Caltilho, primeira mulher de D. Miguel Pereira, 356. D. M.4. D. Maria de Castro, VI. Condessa de

Atouguia, 27

D. Maria de Castro, segunda mulher de Joao Freire de Andrade, VI. Senhor de Bobadella, 42.

D. Maria de Castro, mulher de D. Joao Luiz de Vasconcellos, 109.

D. Maria de Castro, mulher de Manoel Soares Barbota, 260.

D. Maria de Castro, molher de Luiz Pinto de Soula, Senhor do Morgado de Balsemão, 305.

Dona Maria de Castro, mulher de Christovao Falcao de Sousa, 331,

455,460.

D. Maria de Castro, mulher de Lopo Alvares de Moura, 465.

D. Maria de Castro, primeira mulher de Alvaro de Sousa, Senhor da Casa de Sousa, 481.

D. Maria de Castro, mulher de Martim Affonso de Sousa, Senhor de

Gouvea, 411.

D. Maria Catharina de Carvajal, IV. Marqueza de Jodar, 167.

D. Maria Catharina de Velasco, Marqueza de la Puebla, 169.

D. Maria Clara Antonia, segunda mulher de Antonio Vaz de Castellobranco, 320.

D. Maria Clara de Menezes, mulher de Julio Cesar de Menezes, 455.

D. Maria de Contreras e Portugal, mulher de Dom Rodrigo de Castanheda, Senhor de Ormaz, 191. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Maria de Cordova e Portugal, Condessa de Villar Dompardo,

D. Maria da Costa, primeira mulher de D. Antonio de Alcaçova, 471.

D. Maria Coutinho, filha dos fegundos Condes do Sabugal, com quem casou, 44.

D. Maria Coutinho, mulher de Ruy Lourenço de Tavora, 87, 334. D. Maria Coutinho, segunda mulher de Antonio de Sousa, Governador da India, 299.

D. Maria Coutinho, mulher de Jorge Pereira de Miranda, 303.

D. Maria Coutinho, mulher de Garcia Juzarte, 330.

D. Maria Coutinho, mulher de Dom Luiz Lobo, 332, 336.

D. Maria Continho, mulher de D. Balthafar de Caitro, 448.

D. Maria Coutinho, segunda mulher de Lourenço Garcez Palha, 487.

D. Maria Coutinho, mulher de Braz da Sylva, Commendador de Castelejo, 592.

D. Maria Coutinho, Condessa de Villa-Franca, 366.

D. Maria Coutinho, mulher de Dom Rodrigo de Castro, 371.

D. Maria da Cunha, primeira mulher de Antonio de Sousa, Governador da India, 299.

D. Maria da Cunha, primeira mulher de Thomé de Sousa, 509.

D. Maria de Eça, segunda mulher de Christovao Falcao de Sousa, 455.

D. Maria Eufrasia de Castro, mulher de Bernardim Freire de Andrade, 456, 457.

D. Maria de Faro, Condessa de Villa-Franca, 366.

D. Maria de Figueiredo, segunda mulher de Josó de Sousa Coutinho Falcao, 456.

D. Maria da Fonseca, mulher de Domingos Osorio da Fonseca, 304.

D. Maria da Fonfeca, mulher de Luiz Alvares de Sousa Pinto, Senhor do Morgado de Balsemão, 304.

D. Maria Francisca Abarca de Bolea & C. Marqueza de Valencina, 186.

D. Maria Francisca de Gusmao, terceira mulher de Luiz de Saldanha, 341.

D. Maria Francisca de Menezes, mu-

lher de Sancho Garcez da Sylva, 488.

D. Maria Freire, mulher de Jorge Perdigao, 45.

D. Maria García Carrilho, mulher de D. Vasco Affonso de Sousa, Senhor de Anzur, 606.

D. Maria de Gusmao, Condessa da

Feira, 365.

Dona Maria de Gusmão Villa-Seca, mulher de Bernardino de Figueiroa, Senhor del Encinar, a sua ascendencia, 653.

D. Maria Henriques, mulher de Ruy Dias Pereira de Lacerda, 45.

D. Maria Henriques, filha de Gil Vaz Lobo, quantas vezes casou, e com quem, 47, 48.

D. Maria Henriques, mulher de Luiz

de Brito, 63, 487.

D. Maria Henriques, Marqueza de Jodar, 166.

D. Maria Henriques, mulher de Luiz Garcez Palha, 486.

D. Maria de Heredia, muher de Francilco de Sousa Coutinho, 362.

D. Maria de Hohenloe, Viscondessa de Villa-Nova da Cerveira, 123.

D. Maria I gnez de Vilhena, mulher de Francisco Luiz de Vasconcellos, 369.

D. Maria Joanna Carneiro Rangel, fegunda mulher de Luiz Ignacio

Pereira Coutinho, 309.

D. Maria Josefa de Belvis Portugal e Mendoça, mulher de Dom Felix Pantoja, VII. Conde de Torrejon, 186.

D. Maria Josefa da Cunha, mulher de Antonio Joseph de Almada, Alcaide mór de Palmella, 143.

D. Maria Josefa de Mendoça, mulher de Pedro Guedes de Miranda, X. Senhor de Murça, 256.

D. Maria Josefa de Menezes Cirne, fegunda mulher de Luiz Antonio Pereira de Siqueira, 466.

Tom. XII.

D. Maria de Lencastre, primeira mulher de D. Fernando Martins Mascarenhas, 390.

D. Maria Leonor de Avila e Zuniga, V. Condessa de Salvaterra, 168.

D. Maria de Lima, mulher de Alvaro Pires de Tavora, Senhor do Morgado de Caparica, 88, 118.

D. Maria Lobo, mulher de D. João Fernandes da Sylveira, 442.

D. Maria Luiza da Fonseca, mulher de Luiz Pinto da Fonteca, Senhor do Morgado de Balsemão, 305.

D. Maria de Magalhaens, mulher de D. Affonso de Ataide, III. Senhor

de Atouguia, 19.

Dona Maria Magdalena Corte-Real, mulher de Gil Vaz Lobo Freire,

53.

Dona Maria Magdalena de Cifneros, mulher de Francisco de Figuerredo Rebello de Vasconcellos, 459.

D. Maria Manoel, mulher de Andié de Sousa, Senhor da Casa de Sou-

fa,498.

D. Maria Manoel, mulher de Rodrigo de Azevedo de Sá Coutinho, Senhor de S. Joao de Rey, 422.

D. Maria Manoel de Gufmao, mulher de Francisco de Brito Freire,

5 3

D. Maria Manoel de Gusmao, mulher de Francisco Freire de Andrade, 341.

Dona Maria Manoel Ruiz de Leao, Condessa de Arenales, 679. A sua

arvore, 683.

D. Maria Manrique de Lara, Marqueza de Canhete, a sua ascendencia, 181.

D. Maria Margarida de Castro e Albuquerque, Condessa de Vimioso, 86, 382.

D. Maria Margarida de Tawora, mulher de Alexandre de Sousa,

D. Maria Mascarenhas, filha de D.

Luiz Mascarenhas, quantas vezes cafou, e com quem, 34.

D. Maria Maximiliana de Castro, mulher de Pedro de Caltilho, 40,

D. Maria de Mello, mulher de Diogo Moniz, 434,440.

D. Maria de Mello, mulher de Ruy Borges, 436.

D. Maria Mendes, mulher de Dom Lourenço Soares de Valadares,

D. Maria Mendes de Sousa, mulher de Martim Affonso, filho delRey D. Affonso IX. de Leao, 237.

D. Maria de Mendoça, mulher de D. Pedro Joseph de Mello, 258.

D. Maria de Mendoça, mulher de Simao Guedes, V. Senhor de Mur-Ca, 510.

D. Maria de Mendoça, mulher de Bernardim de Sousa, 519.

D. Maria de Mendoça, mulher de D. Antonio de Almeida, 579.

D. Maria de Mendoja, mulher de D. Padro de Menezes, Senhor do Prazo de Alcanhoens, 583.

D. Maria de Mendoça Portugal, mulher de Pedro de Quintanaduenhas Vilhegas, 193.

D. Maria de Mendoça, mulher de D. Vasco Mascarenhas, 386.

D. Maria de Menezes, mulher de Francisco da Costa, Senhor de Pancas, st.

D. Maria de Menezes, mulher de João da Costa Fogaça, 346,471.

Dona Maria de Menezes, mulher de Christovao Correa, 406. Com quem caiou segunda vez, ibid.

D. Maria de Menezes, mulher de Pedro de Alcaçova e Vasconcellos, Senhor de Figueiro, 408.

D. M. ria de Menezes, Condessa da Calheta, 411.

D. Maria de Monezes, mulher de Joso Kodngues Pereira, Senhor de

Cabeceiras de Basto, 405, 412. D. Maria de Menezes, mulher de Jeronymo de Sá de Miranda, 420.

D. Maria de Menezes, mulher de Henrique Pereira de Berredo, 474. Dona Maria de Menezes, mulher de Diogo Borges de Caltro, 486.

D. Maria de Mesquita, mulher de Luiz da Sylva da Costa e Ataide,

316.

D. Maria Mexia, mulher de D. Bernardino de Torres e Portugal, VII. Senhor de Villar Dompardo, 173. Com quem casou segunda vez, ib. D. Maria de Monforral, 249.

D. Maria de Morales e Urbina, mulher de D. Joao Duque de Portu-

gal , 193.

D. Maria Moreira, mulher de Antonio de Saldanha de Mesquita, 102.

D. Maria de Moura, mulher de Luiz de Sousa, Senhor de Mouta Santa, 352.

D. Marid da Nazareth de Noronha, Condessa de Mesquitella, 124. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Maria de Noronha, segunda mulher de D. Luiz de Ataide, Conde Atouguia, 20.

D. Maria de Noronha, Condessa de Coculim, 28.

D. Maria de Noronha, mulher de D. Josó Luiz de Vasconcellos, 115.

D. Maria de Noronha, mulher de Lopo de Soula Coutinho, 362.

D. Maria de Noronha, mulher de D. Fernando Coutinho, 373.

D. Maria de Noronha, mulher de Antonio de Alcaçova Carneiro, 469.

D. Maria de Noronha, mulher de Pedro de Alcaçova, 470.

D. Maria de Noronha, mulher de Jeao de Saldonha, 579.

D. Maria de Noronha e Eça, Niar-

queza do Trucifal, 356.

D. Maria de Oliveira, mulher de D. Diogo de Menezes, Commendador de Valada, 95.

D. Maria Paes Ribeira, mulher de D. Affonso Diniz, 222, 246.

D. Maria Pereira, mulher de Dom Francisco Coutinho, Senhor do Morgado de Medello, 356.

D. Maria Pereira, mulher de D. Mi-

guel Pereira, 35%.

D. Maria Pestana, mulher de D. Al-

varo Percira, 356.

D. Maria Petronilha de Atocha de Toledo, X. Duqueza de Frias, 169.

D. Maria Pimentel, Marqueza de

Fuente el Sol, 398.

D. Maria Portocarrero Velasco e Cordova, mulher de D. Jeronymo de Gusmao, 610.

D. Maria Prospera de Menezes, mulher de Thomé Joseph de Sousa e

Brito , 308.

D. Maria Rebello, mulher de Antonio Vaz de Castellobranco, 318.

D. Maria de Refoyor, mulher de Jacome de Soula de Refoyos, 311.

Alaria Ribeira , 289.

D. Maria do Rio, mulher de D. Fernan do de Moura, 354. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Maria Rodrigues, mulher do Conde D. Mendo de Sousa, 235.

D. Maria Rosa de Mello, mulher de D Rodrigo de Ciltro, Governador dos Rios de Sena, 438.

D. Maria de Siqueira e Soufa, muiner de Doni Affonso de Monroy,

452.

D. Maria da Sylva, mulher de João Breire, Senhor de Bobadella, 18,

D. Maria da Sylva, Religiosa da Madre de Deos, de quem he filha, 98. Que Obras imprimio, ibid.

D. Maria da Sylva, mulher de Francito de Soura Tavares, 253.

D. Maria da Sylva, mulher de D.

Pedro de Almeida, Alcaide mór de Torres-Novas, 378.

D. Maria da Sylva, Marqueza de

Villa-Real, 380.

D. Maria da Sylva, mulher de Dom Fernando Martins Mascarenhas, 392.

D. Maria da Sylva, mulher de Fer-

nando Neto, 400, 425.

D. Maria da Sylva, mulher de Leonel de Abreu de Lima, VI. Senhor de Regalados, 415, 429.

D. Maria da Sylva, mulher de Chris-

tovao de Brito, 431.

D. Maria da Sylva, mulher de Francisco Machado, Senhor de Entre Homem, e Cavado, 416.

D. Maria da Sylva, primeira mulher de Diogo Soares de Mello,

435.

D. Maria da Sylva, mulher de Estevão Soares de Mello, 436.

D. Maria da Sylva, mulher de Francisco de Mello, Senhor de Mello, 437.

D. Maria da Sylva, mulher de Lopo Botelho de Mello, ibid. Com quem casou segunda vez, 439.

D. Maria da Sylva, primeira muiher de Josó de Soufa Coutinho Falcas, 456.

D. Maria da Sylva, mulher de João Fernandes Pacheco, Commendador do Banho, 477.

D. Maria da Sylva, segunda mulher de Diogo Lopes de Sousa, 497.

D. Maria da Sylva, mulher de Jeronymo da Cunha, Senhor do Morgado de Payo Pires, 499.

D. Maria da Sylveira, mulher de D. Josó de Catro, 446, 447.

D. Maria Sinfrosa &c. Marqueza de Mijorada, 680,697.

D. Maria Soares, mulher de D. Joao Fernandes de Riba de Vizella, 232. Com quem catou fegunda vez, ibid.

D. Maria de Souja, mullier de An-

tonio Pinto da Fonseca, Senhor de Balsemão, 304.

D. Maria de Sousa, mulher de Vasco Fernandes Coutinho, Marichal de Portugal, 290, 327.

D. Maria de Sousa, mulher de Manoel Telles de Tavora, 345.

D. Maria de Sousa, mulher de Pedro Gomes da Sylva, 452.

D. Maria de Sousa, mulher de Dom Tello de Menezes, Senhor de Oliveira do Bairro, 478.

D. Maria de Sousa, mulher de Ayres de Sousa de Cattro, 590.

D. Maria de Sousa, mulher de Pedro Gomes de Avelar, 251.

D. Maria de Sousa, primeira mulher de Sancho de Tovar, 260.

D. Maria de Soufa Euangelho, fegunda mulher de Luiz Pegado de Refende, 326.

D. Maria de Soufa Soares Euangelho, mulher de Diogo Barbosa Pereira, 225.

D. Maria de Tavora, mulher de Antonio Teixeira de Macedo, 56, 433.

D. Maria de Tavora, mulher de André de Quadros, 57, 58.

D. Maria de Tavora, Condessa de Palma, e depois de Santa Cruz, 80.

Dona Maria de Tavora, mulher de Agostinho de Lafetá, 82,96, 343.

D. Maria de Tavora, Condessa de Basto, 85, 363.

D. Maria de Tavora, mulher de D. Affonto de Lencastre, Commendador mór, 93.

D. Maria de Tavora, mulher de Filippe Lopes Correa, 262.

D. Maria de Tavora, mulher de Fernando Ortiz, 339.

D. Maria de Teive, mulher de Fernando Martins de Sousa, VIII, Senhor de Bayao, 298.

D. Maria Telles, mulher de Jorge Furtado de Mendoça, 37, 356.

D. Maria Telles, mulher de Pedro Lopes de Quadros, 357.

D. Maria Telles Continho, mulher de Lourenço Pires de Tavora, Senhor do Morgado de Caparica, 329, 337.

D. Maria Telles de Menezes, mulher de Alvaro Dias de Sousa, 266. Com quem casou segunda vez, ibid.

D. Maria Theresa de Albuquerque, primeira mulher de Manoel de Saldanha, 101.

Dona Maria Theresa Fernandes del Campo, Marqueza de Hinojares, 690.

D. Maria Therefa Luiza Coutinho, mulher de Manoel de Sousa da Sylva, 305. Com quem casou segunda vez, 306.

D. Maria de Torres, primeira mulher de D. Fernando de Portugal, Commendador de Oreja, 159.

D. Maria de Vasconcellos, segunda mulher de D. Affonto, Senhor de Cascaes, 1.

D. Maria de Vasconcellos, mulher de Francisco de Macedo, 114.

D. Maria de Vasconcellos, segunda mulher de D. Pedro de Vasconcellos, Alcaide mór de Viseu, 140.

D. Maria de Vasconcellos, segunda mulher de D. Alvaro Pereira, 357.

D. Maria de Vasconcellos, mulher de Diogo de Sousa de Vasconcellos, 407,409.

D. Maria da Veiga, segunda mulher de Sancho de Tovar, 340.

D. Maria de Velasco, Condessa de la Fuente, a sua ascendencia, 683.

D. Maria Victoria de Lima, mulher de Christovao de Sousa Coutinho, XI. Senhor de Bayao, 90, 301.

D. Maria Victoria de Velasco, IV. Condessa de Salvaterra, 168.

D. Ma-

D. Maria Vilhegas, mulher de Dom Diogo de Portugal, 161.

D. Maria de Vilhena, mulher de Antonio Correa Baharem, 57.

D. Maria de Vilhena, mulher de Pedro Jaques de Magalhaens, 59.

D. Maria de Vilhena, Condessa da

Castanheira, 76, 138.

Dona. Maria de Vilhena, mulher de Agostinho de Laferá, 97,343.

D. Maria de Vilhena, mulher de Gonçalo Vaz Pinto de Sousa, 307.

D. Maria de Vilhena, mulher de D. Carlos de Noronha, 311.

D. Maria de Vilhena, mulher de Lourenço da Sylva, IX, Senhor de Va-

gos, 525.

Dona Maria da Visitação, Religiosa da Annunciada, penitenciada pelo Santo Officio, e porque culpas, 468.

D. Maria de Ulhoa, Condessa de Ma-

rialva , 329.

D. Maria Xavier de Hohenloe e Lima, Viscondessa de Villa-Nova da Cerveira, 123.

D. Maria de Zanoguera, mulher de D. Antonio de Calatayud, VII. Senhor de Provencio, 161

Marialva, (Condesde) 327, e seg. D. Marianna de Bracamonte, Condessa de Alcudia, 397.

D. Marianna Cabral, mulher de Sancho Dias de Saldanha, 581.

Dona Marianna de Castro, segunda Marqueza de Arronches, 555, 567.

D. Marianna de Castro, Condessa de

Atouguia, 24.

D. Marianna de Castro, Condessa de Abrantes, 324. Com quem havia fido caiada, ibid.

D. Marianna Coutinho, mulher de D. Filippe Lobo, 335, 336.

D. Marianna Duque de Gufmao, mu-Ther de D. Diogo Pacheco, 193.

D. Marianna Henriques de Velasco, Tom. XII.

Condessa de Torres-Vedras, 398. D. Marianna de Mendoça, filha dos terceiros Condes de Villa-Flor, o seu casamento, 69.

D. Marianna de Menezes, mulher de Joan Rodrigues Percira, 405.

D. Marianna de Menezes, legunda mulher de Pantaleao Ferreira de Tavora, 410.

D. Marianna de Noronha, mulher de Fernando de Lima Brandao,

470.

D. Marianna de Noronha, mulher de Pedro de Sousa de Caltro, Commendador de R o Mayor, 589.

D. Marianna Palhares, nuther de Jacintho de Magalhaens, 418.

D. Marianna Ribeiro, mulher de Ruy Lourenço de Tavora, Commendador de Refoyos, 100.

D. Marianna de Sampayo, mulher de Diogo de Mello Cogominho,

D. Marianna da Sylva, mulher de Luiz Gonçalves da Camera, 450.

D. Marianna da Sylveira, mulher de D. Joao Henriques, Senhor de Barbacena, 443. Com quem calou segunda vez, ibid. e 448.

D. Marianna de Soula, legunda Marqueza de Arronches, 555, 567.

D. Marianna de Sousa de Castellobranco, primeira mulher de Antonio Vaz de Castellobranco, 320.

D. Marianna de Sousa de Sampayo, mulher de Garcia Affonto de Béja,

D. Marianna de Tavora, Condessa

de Atalaya, 95.

D. Marianna de Vasconcellos, mulher de Dom Manoel Rolim de Moura, 407.

D. Marina, ou Elvira, mulher de Martim Pires de Aguiar, 235.

D. Marina Soares de Figueiroa, mulher de D. Antonio offonio de So.fa, 651. A lua Arvore, 653.  $\mathcal{L}_{\bullet}$ 

D. Martha de Vilhena, Condessa de S. João, 78, 79. Martim Affonso, tilho delRey D. Affonso III. o seu casamento, 245. Martin Affonso, filho delRey D. Af-

fonfo IX. de Leao, com quem ca-

fou , 237.

Martin Afforso de Ataide, filho dos IV. Condes de Atouguia, acção generosa, que apontou em seu teitamento, 25.

Martim Affonso de Béja, Senhor de

Anciaens, 450.

Martim Afonfo de Cordova, 617. Martim Affonso de Mello, 428, 4340

Martim Affonso de Oliveira, X. Senhor do Morgado de Oliveira, 77. Martim Affonso de Sousa, Senhor de Gouvea, 411.

Martin Afonso de Sousa Lobo, Conego da Basilica de Santa Maria,

Martin Alonso de Cordova, 641,

Martim Antonio de Mello, IV. Conde S. Lourenço, 122.

D. Martim de Caizedo e Savedra, Senhor de Cordovilha, 676.

Martim Correa da Sylva, Senhor da Torre da Murta, o seu casamento, 29. Sua successão, 30.

Martim Correa da Sylva, Alcaide mor de Tavira, 580, 581.

Martim Fernandes de Cordo va, 63 1. Outro, 632.

D. Martim de Gusmão, 622.

Martim Lopes Lobo, o seu casamen-10,99.

Martim Peres de Savedra, 611. Martim Pires de Aguiar, Progenitor dos Alcaforados, 235.

Martini Queimado Lobo, 479. Martim de Tavora de Noronha, 342. D. Martim Zeron, o seu casamento,

6:5.

Dom Martinho de Alarcao, Alcaide

mor de Torres-Vedras, 386, 303. D. Martinho Mascarenhas, II. Conde de Santa Cruz, 78, 511,392. Mascarenhas. Senhores de Lavre, 384, e seg. Condes de Santa Cruz, 301, e leg.

Mathias de Albuquerque, I. Conde

Alegrete, 382.

Mathias de Magalhaens, Arcediago da Sé de Braga, 416. Matosinhos (Conde de ) Francisco de

Sa de Menezes, 65.

D. Mecia Mascarenhas, mulher de Bernardim de Tavora, 255.

D. Mecia de Mendoça, Condessa da Ribeira, 534.

D. Mecia de Menezes, Condessa do Redondo, 379.

D. Mecia de Soufa, mulher de Christovao Pantoja de Almeida, 53. Com quem havia sido casada, ibid.

D. Mecia de Sousa, mulher de Diogo de Tovar, 342.

D. Mecia de Soula, segunda mulher de Joao de Mello, Alcaide mor de Scrpa , 442.

D. Mecia de Sousa, mulher de Fernando de Magalhaens, 450.

D. Mecia de Villanova, segunda mulher de Joao Lobo Freire, 32. Dona Mecia de Vilhena, mulher de

Christovao de Mello, 367.

D. Mecia de Vilhena, Condessa de Miranda, 506, 524. Afua Arvore, 527.

Mejorada (Marquezes de) 690, e

feg. 697.

Mello. Porteiros mores, 367, 36% Senhores de Mello, 434, e seg. Commendadores da Faxa, 439. Senhores de Barbacena, 513.

Mellos Cogominhos , 48 , e seg. D. Mem Garcia de Soula, 239, 245. D. Mem Moniz de Riba de Douto,

Mem Rodrigues de Refoyos, Senhor de Sarzedas, 290, 309. Em que

que tempo viveo, 310. Outro, ibid. e 313.

D. Mem Soares. Contenda que teve com o Conde D. Nichiguiçoy, e tyrannia, que della refultou, 226.

D. Mem Viegas de Soufa, VIII. Senhor da Cala de Soufa, 230. Em que tempo viveo, ibid. Seu cafamento, 231. Sua fuccessão, 232.

D. Mendo Gonçal ves de Sousa, seu casamento, e successão, 237.

Mendo Heriz, quem era, 491.

D. Mendo de Sousa, (O Conde) seu casamento, e successão, 235.

Mendoça. Marquezes de Canhete, 181. Senh res de Moron, 535.

Mendocas Furtados, 513.

Menezes. Condes de Vianna, Barcellos, e Ourem, 13. Senhores de Albuquerque, 601.

Mesa. Algumas pessoas deste appellido, 645, 646.

Mesquitella (Conde de) D. Noutel de Cattro, 121.

D. Michaella de Bracamonte, Condessa de la Puebla, 397.

S. Miguel (Conde de) Francisco Botelho, o seu casamento, 27.

S. Miguel. (Ilha de) Por quem foy descuberta, e em que anno, 460.

D. Miguel, (O Senhor) seu casamen'o, 567.

D. Miguel de Almeida, IV. Conde de Abrantes, 334.

Miguel Alvaro Pinto da Fonseca,

Mignel de Ataide Corte-Real e Ribadeneira, Conego da Sé do Algarve, de quem he filho, 54.

Dom Miguel de Carvajal e Mexia, III. Marquez de Jodar, 166.

D. Miguel de Castro, Bispo de Viseu, 86.

Miguel Luiz da Sylva de Ataide,

M. guel de Moura, com quem cesou, 462.

D. Miguel de Noronha, IV. Conde de Linhares, 140.

D. Miguel de Noronha, Commendador de Olalhas, 333.

Dom Miguel Pereira, 356. Outro,

D. Miguel de Portugal, VI. Conde de Vimioso, 86, 382.

Miguel de Quadros, o seu casamento, 58.

Miguel de Soufa Ribeiro, 419.

D. Miguel de Ursua, II. Conde de Xerena, 623.

Moço Fidalgo. Antiguidade deste foro, 490.

Mogadouro, (Senhores do) 55, e feg. 76, e feg.

Mollelos, (Senhores da Honra de) 340, e seg.

Montalvo, (Senhores de) 637. Dona Mor Gonçalves, mulher de Affonso Lopes Bayao, 237.

Mordomo mor. Antiguidade delte of-

ficio, 491, e feg.

Mesteiro. O de Santa Maria de Pombeiro, sua antiguidade, e fundação, 228. O de Grijó por quem foy fundado, 269. O de Nossa Senhora da Assumpção da Villa de Moura, quando, e por quem soy fundado, 463.

Moura. Alguns Fidalgos deste appellido, 347. Marquezes de Castello-Rodrigo, ibid. e seg.

Murta, (Senhores da Torre da) 29,

#### N

Om Nares Joseph de Quinhones,
Marquez de Lorenzana, 637.
Naxera (Duques de) 181.
D. Nichiguicoy, de quem era filho,
226. Celebre contenda, que teve
com o Conde D. Mem Soares, e
tyrannia que della refultou, 227.
Nicolao de Mello da Sylva, 488.

Nicolao de Siqueira, o seu casamento, e successão, 262.

Nicolao de Sousa, Capitaó do Castello Real do Mogador, 482. Outro, Commendador de Santa Maria de Monção, 486.

Noboa. Senhores de Mazeda, 601. Nogueira. Algumas pessoas deste aprelido, 513.

Noirmont, (Baroens de) 120.

D. Noutel de Castro, Il. Conde de Mesquirella, 121.

D. Nuno Alvares Pereira, (o Condestavel) 310. Carta que escreveo ao Infante D. Diniz, querendo entrar em Portugal com o titulo de Rey, 156. Quanto era temido o seu nome dos Castelhanos, 157.

Nuno da Cunha, Senhor do Morgado de Refoyos, 25, 29. Outros, 311, 312.

Nuno Gonçalves de Lara, o seu casamento, 240.

Nuno Gaspar de Tavora, com quem casou, 71.

D. Nuno Manoel, Senhor de Atalaya, 72. Outro, 106.

D. Nuno Mascarenhas, Commendador de Almodovar, 31, 34. Outro, Senhor de Palma, 36.

Nuno de Mendoça, o seu casamento,

D. Nuno Peres de Gusmao, o Bom, com quem casou, 238.

Nuno Vaz de Soufa, o seu casamento, e successão, 253.

#### 0

O Ctavio Lafetá, com quem ca-

Oreja, (Commendadores de)

Ortiz Algumas pessoas deste appellido, 339, 340, 345.

#### P

Payo Pires (Senhor do Morgado de ) Manoel da Cunha, 30.
Palmella, (Alcaides mores de)
141, e leg.

Pancas, (Senhores de) 50, e seg. Panojas, que terra era, e em que sitio, 223.

Pantale ao Ferreira de Tavora, o seu casamento, 419.

Pantaleao de Sá de Menezes, filho dos II. Condes de Penaguiao, foy degollado em Londres, e porque motivo, 27.

Paredes, (Condes de) donde procedem, 171.

D. Pajcoella Lucrecia, primeira mulher de Chrittovao de Mello, Governador da India, 258.

Patriarca. Vide D. Thomás de Almeida.

D. Paula Maria de Alcaçova, mulher de Antonio de Batto Pereira, 58.

D. Paula de Portugal, mulher de D. João de Almeida, 407.

Dona Paula de Vilhena, mulher de Christovao de Brito, 62.

Paulo de Carvalho, Conego da Santa Igreja Patriarcal, 146.

D. Pedro. (Conde) Equivocação que teve fobre a mulher de Dom Mem Viegas de Soufa, 231.

D. Pedro Affonso de Sousa, 222. Seu Elogio, 597. Seu casamento, 598. Que filhos teve, 599.

Pedro de Alcagova, Commendador da Idanha, 470.

Pedro de Alcaçova de Vasconcellos, Senhor de Figueiro, 408.

D. Pedro de Almeida, Alcaide mor de Torres-Novas, 378. Outro, 407.

D. Pedro Alvares da Cunha, Trinchante da Caia Real, o ieu caiamento, 51.

D. Pedro

D. Pedro Alwares Osorio, IV. Marquez de Astorga, 453.

D. Pedro Annes de Alvim, Senhor de Portel, 245.

Pedro Annes do Canto, com quem cafou, 423.

D. Pedro Antonio de Noronha, I. Marquez de Angeja, 552.

Dom Pedro Artal da Sylva Bazan, Marquez del Viso, 634.

Pedro Berastigui, Senhor de Alpera, seu casamento, e successão, 161.

Pedro de Castilho, com quem cesou,

D. Pedro de Cea, Vinte e quatro de Cordova, 627.

Pedro Cesar de Menezes, Commendador de Minhotaes, 455.

D. Pedro Continho, Alcaide mor de Santarem, 383.

D. Pedro Felix da Sylva Menezes e Padilha, XII. Conde de Cifuentes, 632.

Pedro Fernandes de Cordova, 62%. Pedro Fernandes de Mesa, IX. Senhor del Chanciller, 630.

Pedro Gomes de Abreu, III. Senhor de Regalados, 427. Outro, V. Senhor de Regalados, 429.

Pedro Gomes de Avelar, seu casamento, e successão, 251.

Pedro Gomes da Sylva, Alcaide mór de Campo-Mayor, 452.

Pedro Gonçalves Curutello, I. Senhor do Guardão, 310, 312.

D. Pedro Gonçal ves de Mendoça, o feu casamento, 193.

Pedro Guedes, VIII. Senhor de Murça, o seu casamento, 256, 511. Outro, ibid.

Dom Pedro Jacintho de Narvaes, I. Conde de Bobadisha, 626.

Pedro Jaques de Magalhaens, 1. Visconde de Fonte Arcada, o seu cafamento, 59. O que obrou em Cartagena com o Conde de Castello-Melhor, ibid. Em que batalhas Tom. XII.

fe achou, 60. Quando faleceo, 61. Que filhos teve, ibid. Vide pag. 344.

D. Pedro Joseph de Mello, Governador do Maranhao, 258.

Pedro Zuzarie, Commendador do Lumiar, 330.

D. Pedro Lobo , 346 , 472.

Pedro Lourenço de Tavora, Conego da antiga Sé de Lisboa, que letreiro mandou pôr na Capella de S. Sebastiao, e o que continha, 8. Outro, Prelado de Thomar, 92. Outro, 95.

D. Pedro Luiz de A'arcao, Senhor de Valverde, &c. 643.

D. Pedro Mascarenhas, 369.

Pedro de Mello, o do Pucaro, 434.
Porque lhe chamarao affim, ibid.
Outro, Senhor de Póvos, 481.

D. Pedro de Menezes, II. Conde de Vianna, 293. Outro, Conde de Cantanhede, 365. Outro, 376. Outro, Senhor do Prazo de Alcanhoens, 583.

Pedro de Mesquita, Governador de Arzilla, 261.

Pedro Munhoz de Torres , 644.

D. Pedro Ortiz, Senhor de Valenciana, 610.

Dom Pedro de Portugal, Senhor de Colmenarejo, 158, 191. Porque razao fe chamou Infante, ibid.

D. Pedro de Quintanaduenhas Vilhegas, o leu calamento, 193.

Pedro Rodrigues Pereira, 314.
Pedro Sewerim de Noronha, Secretario das Merces, o leu calamento,
121.

Pedro da Sylva de Menezes, 408. Outro, 419.

D. Pedro da Sylva e Ribeira, o seu casamento, e successão, 192.

Pedro Soares de Soufa, Capitao da Ilna de Santa Maria, 460.

Pedro de Soufa, Senhor de Beringel, o leu calamento, 41. Ou-

#### Index

tro, Commendador da Alcaçova de Santarem, 576.

Pedro de Soufa de Carvalho, Commendador de Santa Maria de Monção, 486.

Pedro de Sousa de Castellobranco, XII. Senhor do Guardão, 320, 323.

Pedro de Souja de Castro, Commendador de Rie-Mayor, 587, 589.

Pedro de Souja Falcao, 454.

Pedro de Sousa Ribeiro, Alcaide mór do Pombal, 414.

Pedro de Sousa da Sylva, o seu casamento, 40.

Pedro Tavares, Alcaide mór de Portalegre, 252. Outro, 255.

Pedro de Towar, Senhor da Honra de Mollelos, 341.

Pedro Vaz da Cunha, Ettribeiro mor delRey D. Joao III., 499.

Pedro Vaz de Siqueira, Senhor da Torre de Palma, 452.

D. Pedro Venegas, VIII. Senhor de Luque, 635. Outros, 636, 637. D. Pedro Venegas de los Rios, 618. Pedro Vieira da Sylva, 143, 144,

318,451.

Penaguiao (Conde de) Francisco de Sá de Menezes, 26. Joso Rodrigues de Sá, ibid.

Penella, (Conde de) D. Affonso de Vasconcellos e Menezes, 12, 15. D. João de Vasconcellos, 103.

Pereira. Algumas pessoas deste appellido, 355, e seg. Senhores de Cabeceiras de Basto, 412, e seg. Commendadores do Pinheiro, 535. Peste, ateada em Lisboa, 426.

D. Petronilha Josefa de Abreu, mulher de Sebattiao Soares de Sousa Euangelho, 325.

Ponce de Leao. Alguns Fidalgos deste

Porteiros mores, 367, 368.

Portocarrero. Alguns Fidalgos deste appellido, 13.

Provencio, (Senhores de) 161.

Puer Fidelis, que foro era antigamente, 491, 492.

# Q

Uinhones. Alguns Fidalgos deste appellido, 697. Quintanaduenhas (D. Pedro de) o leu casamento, 193.

#### R

R Açoens, ou Comedorias de Grijo, da-se dellas larga noticia, 266, e seg. Quando se extinguirao,

Rambia, (Marquezes de la ) 624. Real (II. Conde de ) D. Luiz de Calatayud, 162.

Redondo, (Condes do) 377, e seg. Resoyos. Algumas pessoas deste appel-

Reymao Pereira de Lacerda, 46. Ou-

Relação. (Casa da) A do Porto por quem soy edificada, 532.

Resende (André de Consulta a Mannoel de Sousa, e sobre que materia, 501.

Rio Grande (Conde do ) Lopo Furtado de Mendoça, 39.

D. Rita Josefa da Costa, mulher de D. Rodrigo de Noronha, 51.

Roberto Gardner. Sacrilegio que commetteo na Capella Real, \$30.

Robora. Palavra antiga, o que fignifi-

D. Rodrigo Affonso de Sousa, Senhor de Arrayolos, e Pavia, 222, 246. O seu casamento, 247. Que filhos teve, 248.

Rodrigo de Azevedo de Sá Coutinho, XII. Senhor de S. João de Rey, 421.

D. Rodrigo de Cabrera, 652.

D. Ro-

D. Rodrigo da Camera, III. Conde de Villa-Franca, 366.

D. Rodrigo de Castanheda, Senhor de Ormaz, 191.

D. Rodrigo de Castro, Senhor de Valhelhas, 371.

D. Rodrigo de Castro de Miranda, Senhor de Mesquitella, 48.

D. Rodrigo del Corral Ponce de Leao, Vinte e quatro de Cordova, 612.

D. Rodrigo da Costa, Vice-Rey da India, 368.

Rodrigo de Figueiroa e Mesa, 652. D. Rodrigo de Lacerda, e Messa, VI.

Senhor de la Vega, e Armiso, 629. D. Rodrigo Lobo, VI. Senhor de Sar-

D. Rodrigo Lovo, VI. Senhor de Sar-

D. Rodrigo Mendes de Sousa, que filhos teve, 238.

D Rodrigo de Mendoça Camanha &c. Marquez de Monroy, e de Cusano, 186. O seu calamento, 187.

Rodrigo de Miranda, Copeiro mór do Infante Cardeal, 485.

D. Rodrigo de Noronha, seu casamento, e successão, 51.

D. Rodrigo de Soufa, com quem cafou, 138, Outro, Capitaó de Alcacere, 575.

D. Rodrigo Venegas, X. Senhor de Luque, 635.

Roque de Mello, 466.

D. Rosa Maria Manoel de Almada, segunda mulher de D. Christovao de Mello, 250.

Ruy Borges , 436.

Ruy Dias de Azevedo, 488.

Ruy Dias Cabral, 377.

Ruy Dias Pereira de Lacerda, o seu casamento, 45. Sua successão, 46. Outro, 47.

Ruy Dias de Sousa, 573. Outro chamado o Cid, 574, 590.

Ruy Fernandes de Almada, 353. Ruy Fernandes de Siqueira, 466.

Ruy Gomes de Azeroedo, Alcaide mór de Alenquer, 440.

Ruy Gonçal vés da Camera, III. Capitão da Ilha de S. Miguel, 362. Outro, V. Capitão da meima Ilha, e I. Conde de Villa-Franca, 364, 380.

Ruy Gonçal ves de Siqueira, Capitao de Maluco, o seu casamento, 260. Ruy Gonçal ves de Sousa, 250. Que filhos teve, 251.

Ruy Lopes Coutinho, 329, 358, 372. Outro, 360.

Ruy Lopes de Sampayo, Senhor de Anciaens, 449.

Ruy Lourenço Ravasco, 462.

Ruy Lourenço de Tavora, Reposteiro mór, 55,77. Outro Vice-Rey da India, seu casamento, e successão, 80,81,334. Outros, 87,91,

Ruy Mendes de Vasconcellos, Senhor de Figueiro, referem-se suas acções politicas, e militares, 400, e seg. Outro, 407. Outro, 1. Conde de Castello-Melhor, 409, 410.

Ruy de Moura Manoel, seu casamento, e successão, 63, 465. Outro, Prelado da Santa Igreja de Lisboa, 472.

Ruy Pereira de Miranda, Senhor de Carvalhaes, 571.

Ruy Pires de Tavora, Reposteiro mór, 93. Seu casamento, e suce cessão, 94, 77.

Ray Pires da Veiga, Senhor de Caravanha, 311, 456, 457.

Ruy de Sousa, Alcaide mor de Marvao, 249. Seu casamento, e successão, 250.

Ruy de Soula Curutello, III. Senhor do Guardao, 313. Octro, V. Senhor do Guardao, 313.

Ruy de Sonsa Pinto, Alcaide mor de Monte-Alegre, 439.

Ruy Telles de Mienezes , 414.

Ruy Vaz de Siqueira, o seu casamento, e successão, 260.

Ruy Vasques de Panoyas, filho de D. Vasco

#### Index

Vasco Mendes de Sousa, que filhos teve, 237. Ruy Vasques de Resoyos, 311. Ruy Vasques Ribeiro de Vasconcellos, 399. Vide a pag. 5.

#### S

A. Condes de Penaguizo, Senhores de Sever, 535. Sacrilegio. O que na Capella Real commetteo Roberto Gardner, 130. Saldanha. Commendadores de Casevel, 99, e feg. Salvaterra, (Condes de) 168. Sampayo. Senhores de Villa-Flor, 527. D. Sancha Gomes, mulher do Conde D. Nuno de Cellanova, 229. Sancho Dias de Saldanha, 580. Sancho de Faria, o seu casamento, 141. Sancho Garcez da Sylva, 488. D. Sancho de Lacerda, I. Marquez de Laguna, 507. Sancho de Tovar, o seu casamento, 260, 340. Santaella, (Marquezes de) 663, 664. Sarzedas, (Senhores de) 310, e seg. Savedra. Senhores de Castellar, e outros, 659, 683. D. Sebajtiana Luiza Barbosa, mulher de Balthasar de Sousa Coutinho, 458. D. Sebastiana de Noronha, mulher de Martim Lopes Lobo, 99. D. Sebastiana de Sá de Macedo, mulher de D. Affonio de Vaiconcellos , 114.

Sebastiao Joseph de Carvalho e Men-

Sebastiao Pereira do Lago, o seu casa-

concellos . 306.

miento, 421.

doça, quantas vezes calou, 145. Sebaltiao Joseph de Carvalho e VasSebastiao de Sá, com quem casou, Sebaftiao Soares de Soufa Euangelho, D. Sebastiao de Vasconcellos, o seu casameto, 106. Outro, 114. Santa Senhorina de Basto, de quem foy filha, e quando faleceo, 225. Sylva. Senhores da Chamusca, e Ulme, 527. Sylveira. Condes de Sortelha, 373, e seg. Mais Sylveiras, 66, e seg. 442 , e feg. e 513. D. Simao de Castro, Senhor de Reriz, 410, 411. Simao Correa da Sylva, VII. Conde da Caltanheira, 30, 581. Simao da Costa Freire, Senhor de Pancas, o seu casamento, 49, 50. Outro, 51. Simao da Cunha, Senhor de Povolide , 22. Simao Fogaça, 423. Simao Freire de Andrade, V. Senhor de Bobadella, 31,41. Outro, 45. Simao Gonçalves de Ataide, 23. Quando taleceo, 2 9. Seu casamento, e successao, ibid. Simao Gonçalwes da Camera, III. Capitao Donatario do Funchal, 23. Outro, III. Conde da Calheta, 411. Outro, Senhor da Ilha Deserta, 580. Simao Guedes, V. Senhor de Murça, 510. Simao de Mello Cogominho, o seu cafamento, 49. D. Simao de Menezes, Senhor do Prazo do Louriçal, 380. Simao da Sylva, com quem casou, 506. D. Simao da Sylveira, o seu casamen-10,41,375. Simao de Sousa de Resoyos, 311. Simao de Sousa Ribeiro, Alcaide mor do Pombal, 415. Simaö

Simao de Soufa Tavares, seu casamento, e uccessão, 254.

Simao de Soufa de Tavora, 261,

Simao de Vasconcellos, com quem ca-

D. Simo a de Zuniga, mulher de De

Antonio Lobo, 473.

Soalhaens, (Morgado de) contendas que houve fobre elle entre os filhos de Joanne Mendes de Vasconcellos, 2. Quando foy initituido, e porquem, 6. Quem toy o seu primeiro Administrador, ibid.

Soares de Alarcao. Alguns Fidalgos

delte appellido, 393.

Soares de Mendoça. Conde de Corunha, 189.

Solier. Aigumas pessoas desta fami-

lia, 159, 160.

Sortelha, (Condes de) 373, e seg. Soufa. Antiguidade detta Familia, 222, e leg. Aonde toy o leu primeiro Solar, 223. O primeiro delte appellido quem foy, 229. Alcaides mores de Mirvao, Taboa XXIV. pag. 593. Senhores de Miran'a, Taboa XXV. pag. 594. Senhores de Eixo, e Requeixo, ibid. Senhores de Oliveira do Bairro, Tab. XXVI. pag. 595. Condes de Miranda, e Marquezes de Arronches, ibi i. Commendadores de Alcaçova de Santirem, Alcanhoens, e A canede, Tab.XXVII. pag. 596. Aleaides mores de Cordova, e de Rambia, Condes de Arenales, Marqu.zes de Guadalcazar, e Hinojares, Tab. XXVIII. pag. 699.

Soula Ribeiro, 4:4, 415.

D. Sueiro Belfaguer, Progenitor da Familia de Sousa, 224.

D. Sueiro Formariz, fundou o Conveno de Grijó, 269.

D. Sueiro Mendes de Sousa, o Grosso, 232.

Tom.XII,

#### T

Avares. Senhor de Mira, Alcaides móres de Portalegre, 521.

Tavora. Senhores do Mogadouro, 55, e feg. 76, e feg. 527.

Condes de S. Joao, 79. Senhores do Morgado de Caparica, 82, e frg. 125, 337, e feg.

Teba, (Senhores de ) 613.

Teixeira Macedo. Algumas pessoas detta Familia, 433, 434.

Telles de Menezes. Alguns Fidalgos delte appellido, 413, 414.

D. Tello de Menezes, Senhor de Oliveira do Bairro, 478.

Tenorio, (Marquezes de) D. Joao de Lima, 119.

D. Thedora de Antas da Cunha, mulher de D. Diniz de Almeida, 309.

D. Therefa Affonso de Aragas, terceira mulher de Gonçalo Mendes de Vasconcellos, 5.

D. Therefa Antonia Jacome Pimenta, mulher de Francisco Soares de Soufa Euangelho, 325.

Dona Theresa Antonia Manrique de Mendoça, VII. Marqueza de Canhete, IX. Duqueza de Naxera, e III. Condessa de Villar Dompardo, 180. A sua Arvore, 181.

D. Therefa Barbara de Menezes, mulher de Joaquim Manoel Ribeiro Soares, 68.

D. Theresa de Borbon, mulher de D.

Alvaro da Sylveira, 89.

D. Theresa da Cunha, mulher de João Ramires de Gulmao, 192.

D. Theresa da Cunha e Gusmao, mulher de D. Pedro da Sylva e Kibeira, 192.

D I berefa Esteves, mulher de Aftonso Martin Mo Iha, 2, 8.

D. Thereja Fernandes, mulher de D. Mem Vieg s de Soula, 23%.

D. Thereja Henriques de Portugil,

mulher de D. Pedro Gonçalves de Mendoça, 193.

D. Theresa Luiza de Lemos, mulher de Bernardo de Souta Couunho,

458.

D. Therefa Luiza de Mendoça, mulher de Manoel Carvalho de Ataide, 145. E depois de Francisco Luiz da Cunha de Ataide, Detembargador do Paço, 146, 317.

D. Therefa Maria de Menezes, mulher de Antonio de Soula Falcaó,

456.

D. Theresa Maximiliana, mulher de Pedro de Castilho, 40, 64.

D. Theresa de Menezes, mulher de Gaspar Duque de Guimao, 193.

Dona Theresa de Moraes, mulher de Lopo de Sousa, 419.

D. Theresa de Noronha, mulher de Henrique Correa da Sylva, 30.

D. Therefa de Noronha, primeira mulher de Schaftiaō Joseph de Carvalho, 145.

D. Theresa de Noronha, mulher de Joseph Luiz Garcez Palha, 487.

D. Therefa Pires, mulher de D. Fernando Gonçalves de Sousa, 235.

D. Theresa Rodrigues, mulher de Estevao Rodrigues da Fonseca, 237.

D. Theresa de Sande, mulher de Jeronymo de Brito, 346.

D. Therefa da Sylva, mulher de D. Antonio de Azevedo, 433.

D. Theresa Soares, mulher de Dom Gonçalo Mendes de Sousa, 236.

D. Theresa Soares, mulher de Dom Mendo Gonçalves de Sousa, 237.

D. Therefa Vafques Ribeiro, quarta mulher de Gonçalo Mendes de Vafconcellos, 5.

D. Thomás de Almeida, I. Patriorca de Lisboa. Que obras mandou fazer na Igreja de Santo Antonio do Tojal, 133.

D. I i omás de Lima Vasconcellos &c.

XII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, 123.

D. Thomás de Noronha, III. Conde do Arcos, 110.

D. Thomás de los Rios Cardenas e Angulo, Senhor de las Ascalonias, 625,680.

Thomás da Sylva Telles, XIII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, 123.

Dom Thomás Lasso de la Vega, IV. Conde de Puertolhano, 624.

Dona Thomasia de Sandoval e Cordova, Condessa de la Corzana, 632.

Thomé Joseph de Sousa e Brito, 308. Thomé de Sousa, Capitao de Baçaim, 509.

Thomé de Soufa Tavares, o seu casamento, 254.

Thowar. Algumas peffors defte appellido, 340, e feg. 535.

Tojal. Algumas pessoas detta Familia,

Torralba, (Senhores de) 614.

Torre, (11. Conde da) D. Joaô Mascarenhas, 27. D. Fernando Mascarenhas, 28.

Torres. Nenhum Fidalgo as podia edificar fem especial licença delRey,

Torres Portugal. Alguns Fidalgos deste appellido, 170, e seg. Conde, e Senhores de Villar Dompardo, 189. Toda a Casa, Taboa XXIII. pag. 195.

Tovar, Vide Thovar.

D. Triflao Continho, 375. Outro,

Tristas da Cunha, 22. Outro, Senhor de Gestaço, 352. Outro, Senhor do Morgado de Payo Pires, 500.

Tristao de Mendoça, Commendador de Avança, 96.

Triftao de Soufa, 488.

#### U

Vasco Affonso de Portugal. Vide D Vasco Affonso de Portugal. Vide

D. Vasco Affanso de Sousa, Senhor de Anzur, 603. Outro, 609. Outro, 1. Conde de Arenales, 679. Outro, Marquez de Hinojases, 681. Outro, 695.

Vasco Annes, Cavalleiro de Soalhaens, 5. Foy o primeiro em quem senomeou o Morgado de Soalhaens, 6.

D. Vafeo de Ataide, quando faleceo, e aonde, 21. O feu cafamento, ibid.

Valco de Azevedo Coutinho, XI. Senhor de S. Josó de Rey, 421.

Valco de Carvalho, Anadel mor, 484, 485.

Vajes de Contreras, Senhor de Alcobendas, Sec. 191.

D. Vasco Coutinho, Conde de Borba, 371, 377. Outro, 331.

Vasco Fernandes Coutinho, Marichal de Portugal, 327.

Vasco Fernandes de Gouvea, Senhor de Almendra, 400, 424.

D. Vasco Fernandes de Soverosa, o seu cas mento, 234.

D. Vasco da Gama, II. Conde da Vidiqueira, 72. Outro, Capitaó de Chaul, 22.

Vasco Garcez Pinto, o seu casamen-

Vasco Martins de Resende, Senhor de Santa Cruz do Tamega, 479.

D. Vasco Mascarenhas, Reposteiro mor do Principe D. 1000, 386.

D. Vasco Mendes de Sousa, que silbos teve, 237.

Vasco de Soula, 254, 260. Outro, Commendador de S. Salvador de Pena, 518. Outro, 525.

Vasconcellos. Antiquidade desta Familia, e donde se deduz a sua origem, 3. Alguns Fidalgos della, 73, e seg. 103, 399, e seg. Senhores da Ilha do Fogo, 111, e seg. Senhores de Figueiro, 406, e seg. Toda a Casa, Tab. XXI. pag. 147. Tab. XXII. pag. 148.

Vasque Annes Corte-Real, 386. Velasco. Senhores del Mocho, e de Membrilha, 683, 697.

Venegas. Senhores, e Condes de Luque, 635, 636.

D. Vicencia de Albuquerque, primeira mulher de Dom Alvaro Pereira, 256.

D. Vicencia de Castro, mulher de João Nunes da Cunha, Senhor do Morgado da Landeira, 312.

S. Vicente, (Freguesia de) quando, e por quem foy julgada isenta da jurisdição Ordinaria, 130.

S. Vicente (1. Conde de ) João Nunes da Cunha, 29.

Vicente de Sousa, o seu casamento,

D. Victoria de Borbon, Condessa dos Arcos, 118.

D. Vistoria de Borbon, Viscondessa de Villa-Nova da Cerveira, 122. Com quem havia sido casada, ibidi

D. Victoria da Costa, mulher de Pedro Soares de Sousa, Capitao da Ilha de Santa Maria, 461.

D. Victoria Porcia de Mendoça, mulher de Joao Rodrigues Brandao,

Vieira, (Conde de) 224.

Vieira da Sylva. Algumas pessoas deste appellido, 143, e seg.

Villa-Franca, (Condes de) 364, e

Villa Fuerte, (Marquezes de) 676. Villa-Nova da Cerveira, (Viscondes de) 117, e seg.

Villa-Seca, (Marquezes de) 630, Alguma pessoas dette appeliido. 652.

Villar Dompardo, (Senhores de)

171,

171, e seg. Condes de Villar Dompardo, 174, e seg.

Villar-Mayor, (Marquezes de ) don-

de procedem, 171.

D. Violante de Albuquerque, mulher de Martim Correa da Sylva, Senhor da Torre da Murta, 29, 580, 581.

D. Violante de Andrade, mulher de

Jorge de Sousa, 252.

D. Violante de Ataide, mulher de D. Luiz de Castro, Senhor da Casa de Monsanto, 72.

D. Violante de Castro, mulher de Jor-

ge de Soula, 394.

D. Violante Coutinho, mulher de D. Mortinho de Alarcao, 386, 393.

D. Violante Freire, mulher de Luiz da Gama Pereira, 32.

D. Vi.lante Henriques, mulher de D. Pedro de Souia, Senhor de Beringel, 41.

D. Violante Henriques, mulher de D. Affonso de Lencestre, Commendador mór de Santiago, 379.

D. Violante de Lencastre, Condessa de

Balto, 86.

Dona Violante Lobo, filha de Antonio da Gama Lobo Pereira, quantas vezes casou, e com quem, 31, 33.

D. Violante Lopes, muher de D. Diogo Affonso de Sousa, Senhor de

Mafra, 263.

D. Violante Maria Henriques, segunda mulher de Tristao de Mendoça, Commendedor de Avanca, 96.

D. Violante Maria de Vilhena, mulher de Lourenço Garcez Palha, 97,487.

D. Violante de Mendoça, mulher de

Ayres de Soufa, 576.

D. Violante de Mendoça, terceira mulher de Affonto de Torres, 588, 589.

D. Violante de Mendoça, mulher de Bernardim de Carvalho, Capitao de Tangere, 485. D. Violanee Ponce, mulher de D. Rodrigo Afforso de Sousa, 247.

D. Violante da Sylva, mulher de Luiz Gonçalves de Ataide, Commendador de Andufe, 23.

D. Violante da Sylva, mulher de

Jorge de Aguiar, 400.

D. Violante da Sylva, segunda mulher de Pedro Annes do Canto,

423

D. Violante da Sylva do Canto, mulher de Simao de Soufa de Tavora, 424. Offerece as fuas riquezas ao Senhor D. Antonio, Prior do Crato, ibid.

D. Violante de Sousa, mulher de Ruy Vasques Ribeiro de Valconcellos,

290,399.

D. Violante de Vasconcellos, mulher de Antonio Que mado Telles de Menezes, 479.

D. Violante de Vera, mulher de Fernando de Soula Falcao, 452.

D. Violante de Vilhena, mulher de Henrique Jaques, 341, 343. Viscondes de Villanova da Cerceira,

117, e leg.

D. Urraca Abril, mulher de D. Fernando Garcia de Soufa, o Esgaravanha, 241.

D. Urraca Fernandes, mulher de D. João Garcia de Soula, o Pinto, 239.

D. Urraça Guterres de Menezes, mulher de D. Fernando Ponce, 240.

D. Urraca Mendes de Sousa, muiher de D. Nuno Peres de Gusmao, o Bom, 238.

D. Urraca Rodrigues, mulher de Vaf-

co Ciarcez Pinto, 237.

D. Urraca Sanches, primeira mulher de D. Gonçalo Mendes de Soufa, 233.

D. Ursula Pereira, mulher de Dom

Luiz de M nezes, 584.

D. Urfula de Vilhena, mulher de Antonio de Almada e Mello, Morgado dos Olivaes, 141, 303.

X

X Erena, (Condes de) 623.
D. Ximeno de Milá de Aragaö
Mercader de Cerwellon e Carros, Marquez de Albaida, 187.

Z

Zeron. Alguns Fidalgos deste appellido, 671, e seg. 677.
Zuniga. D. Francisco de Zuniga, Conde de Miranda, 189.



| Pag.         | lin.   | Erratas.                   | Emendas.                             |
|--------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|
| 9            | ultim. | incertas                   | infertas                             |
| 27           | 12     | Como fica dito             | accrescente-se a pag. 461 do To-     |
|              |        |                            | mo IX.                               |
| 38           | 2      | D. Luiza da Sylva          | D. Luiza de Mendoça                  |
| 54           | 1.2    | 1709                       | 1710                                 |
| 59           | 17     | D. Maria de Vilhena        | D. Antonia de Vilhena                |
| 64           | 1      | Therefa Maximiliana        | Maria Maximiliana                    |
| 75           | 24     | filha                      | filho                                |
| 76           | 20     | D. Jo o de Ataide, III.    | D. Joao de Ataide, IV. Conde da      |
|              |        | Conde da Castanhelra       | Caltanheira                          |
| 77 ibi 1.    | 5      | III. Conde de Atouguia     | IV. Conde de Atouguia                |
| ibid.        | 6      | como se disse              | accrescente-se a pag. 25 deste       |
| 0 -          | 1      | W.G. L. L. W               | Tomo                                 |
| 86           | ultim. | V. Conde de Vimiolo        | VII Conde de Vimioso                 |
| 87           | 2      | 174                        | 774                                  |
| 107          | 24     | désse motivo               | já mais désse motivo<br>sendo Author |
| 113          |        | e leu Author<br>foraó Reos |                                      |
|              |        |                            | forao partes                         |
| 122          |        | XIII. Visconde             | XII. Visconde feu sogro              |
| 142<br>ib:d. | 9      | Tomo VIII.                 | Tomo VII.                            |
| ibid.        |        | filha legitima             | illegitima                           |
| 160          | 17     | D. Luiz de Portugal        | D. Diniz de Portugal                 |
| -161         |        | Adra                       | Aldara                               |
| 185          | 11     | VII. Condessa de Villar    | VIII. Condessa de Villar Dom-        |
| ,            |        | Dompardo                   | pardo                                |
| 303          | 2 3    | Morgado dos Olivaes        | Senhor do Morgado dos Olivaes        |
| 333          | 13     | D. Filippe Lopo            | D. Filippe Lobo                      |
| 336          | ž      | D. Maria de Noronha        | D. Marianna Coutinho                 |
| 341          | 19     | Peffanha                   | Peltana                              |
| 404          | 6      | a defendella               | a defenderse                         |
| 449          | 16     | D. Brites de Sousa         | accrescente-se, que casou segun-     |
|              |        |                            | da vez com João Rodrigues de         |
|              |        |                            | Béja                                 |
| 470          | 7      | Pag. 47                    | pag. 57                              |
| 55 E         | 27     | pag. 226                   | pag. 326                             |
| 559          | _      | tendo                      | teve                                 |
| ibid.        | 26     | Norfole                    | Norfolc                              |
|              |        |                            |                                      |





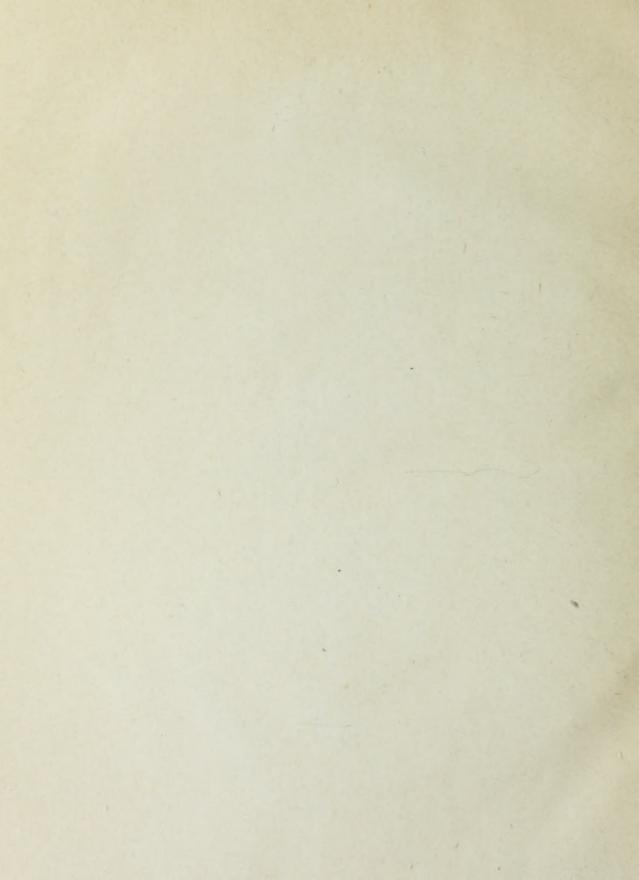

Special 91-B 16897 V.12 Pt.1

THE GETTY CENTER LIBRARY

